# D. JOÃO RAVIZZA (Da Arcádia Romana)

# BRAWATICA LATINA

NONA EDIÇÃO 31 - 40.000 Exemplares

Acrescida de um compêndió da história da literatura latina



Escolas
Profissionais Salesianas
— NITERÓI —

FICAM RESERVADOS TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE

# DDEFACIO

QUAL é o livro didático que em qualquer disciplina pode constituir o ideal para ser adotado em nossos Ginásios?

Sem medo de qualquer contestação ou objeção séria—com a experiência de quase 40 anos de magistério—e tendo em vista os diversos interesses em jogo, podemos responder: E' o livro ÚNICO e COMPLETO que se entrega ao aluno desde o primeiro ano da matéria até a conclusão do estudo da disciplina. E isso sem distinção de Curso nem tampouco de matéria principal ou secundária, porque essa distinção diz respeito tão somente à pedagogia didática do livro e porque qualquer disciplina constitue sempre um quid unum indivisibile.

Não simpatizamos com os resumos que são a negação de qualquer cultura. Procuramos aplicar esses princípios à nossa Gramática Latina — 9.º edição.

Com efeito: E' livro único e completo.

Destina-se esta gramática aos estudantes dos cursos ginasiais e complementares ou pre-universitários. Por ser a mais extensa e completa até agora publicada em língua portuguesa, é a melhor para ser adotada nos Seminários em que o curso de latim deve ser feito em seis anos.

Foi escrita tanto para aqueles que só precisam dos elementos essenciais da língua, como para aqueles que devem estudá-la a fundo como chave de uma cultura superior filosófica e teológica.

Para alcançar praticamente esta grande finalidade, temos a dizer que são Duas Gramáticas num Só Volume, porque em corpo 10 toi reeditada quase toda a sexta edição da Elementar (já esgotada), arcabouço completo da língua e já de per si uma excelente gramática e em corpo 8 todos os comentários, observações, explicações e notas.

Obedecendo a distribuição da matéria a este critério eminentemente pedagógico, poderá facilmente o professor distinguir o essencial do secundário e escolher de acordo com as necessidades da própria aula. A abundância da matéria nunca pode constituir um empecilho para quem quer que seja—afirmar o contrário seria a negação de todo o bom senso.

Seu excelente método pedagógico proclama-o o grande número de exemplares vendidos.

Se o lucro fosse o único ideal da nossa iniciativa, facílimo nos teria sido explorar a boa fé do público, impingindo-lhe um daqueles livros em que a capa berrante e uns atavios tipográficos escondem a pobreza absoluta da matéria que pretendem explanar.

O quanta species... cerebrum non habet! Se a raposinha de Fedro vivesse em nossos dias não aplicaria sua crítica às máscaras de teatro, mas... a não poucos livros didáticos, que infelizmente pululam entre nós.

Não. Não enveredamos por este caminho de conquistas faceis armados tão somente das desinências das cinco declinações e dos esquemas das quatro conjugações, mas preferimos apresentar um verdadeiro livro didático, uma boa e completa gramática latina, que aguarda com confiante tranquilidade a crítica honesta dos entendidos.

Lorena, 1 de Janeiro de 1940.

P. João Ravizza

# FONOLOGIA E MORFOLOGIA

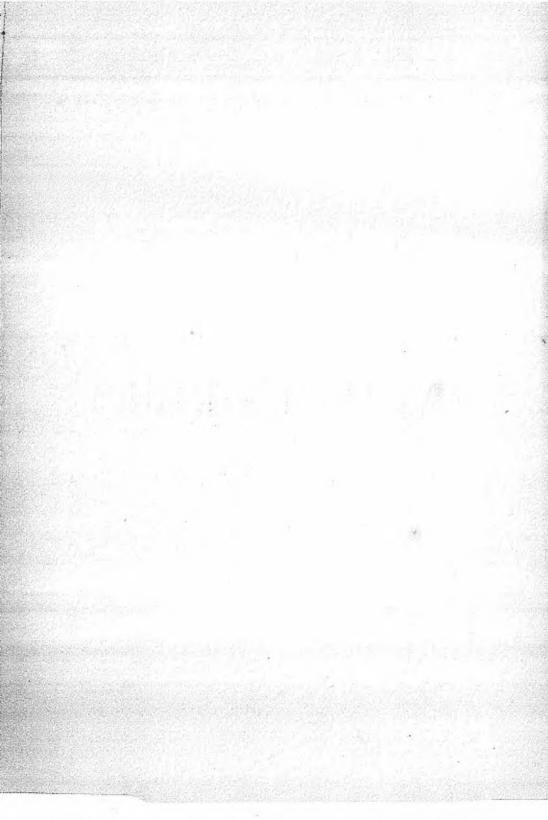

# FONOLOGIA E MORFOLOGIA

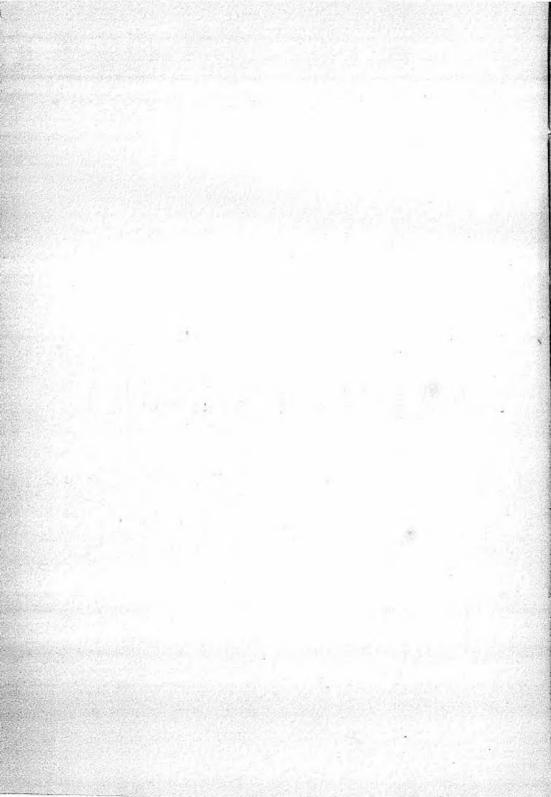

# PRIMEIRA PARTE

# FONOLOGIA

# CAPITULO I

# ALFABETO LATINO. - ESCRITA E PRONÚNCIA

1. - O alfabeto latino tem 24 letras:

| A, a         | G, g                                             | N, n         | T, t |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------|
| B, b         | G, g<br>H, h                                     | 0, 0         | U, u |
| C, c         | $\mathbf{I}(\mathbf{J}), \mathbf{i}(\mathbf{j})$ | P, p         | V, v |
| D, d         | K, k                                             | Q, q         | X, x |
|              | L, 1                                             | Q, q<br>R, r | Y, y |
| E, e<br>F, f | M, m                                             | S, s         | Z, z |

A forma maiúscula das letras chama-se tambem uncialis do uncia (0,m024), que era a duodécima parte do pes (=cerca de 0,m29). As letras minúsculas só apareceram no quarto século pouco mais ou menos.

As letras maiúsculas se usam como em português. Particularidade do latim era servir-se das maiúsculas nos adjetivos e advérbios derivados de nomes próprios, p. ex.: res Romana, litterae Latinae, Latine dicere, carmina Vergiliana.

a) O j (i consoante) não era usado pelos Romanos na escrita; havia, porem, diferença na pronúncia. A distinção entre i e j é posterior à idade média. I é consoante (j) quando precede uma vogal, tanto no princípio como no meio da palavra: ianua = janua, porta; coniuratio = conjuratio, conjuração; em todos os outros casos é vogal, p. ex.: ais, tu dizes, etc.

Exceção.— E' vogal no particípio iens, o que vai; no adjetivo positivo tenuia, cousas tênues; nos comparativos tenuior, mais tênue; assiduior, mais assíduo, e nas palavras gregas como iambus, jambo, iaspis, jaspe.

- b) o k ficou nas palavras Kalendae, o primeiro dia do mês, Kaeso (tambem Caeso), Cesão, nome romano. Escrevia-se Karthago e Carthago, Cartago.
- c) O y só se encontra nas palavras de origem grega, e foi introduzido no alfabeto latino na época de Cícero, p. ex.: lyra, syllaba, Lysander, Mysia. No princípio de palavra o y é sempre precedido de h, que corresponde ao espírito forte da língua grega, p. ex.: hymnus, hydra.

d) O t originariamente pronunciava-se sempre com o som do l' português. Foi no período da decadência da língua latina que prevaleceu o uso de pronunciar esta consoante como ci antes de l'(i breve) seguido de vogal, p. ex.: propitius, propício, pron. propicius; amicitia, amizade, pron. amicicia. Este uso conserva-se tambem no caso vocativo singular dos nomes próprios em lus da segunda declinação, onde se suprimiu a vogal e, depois do i, p. ex.: Horati, que se pronuncia Horaci, Horácio; Tati, pron. Taci, Tácio; Munati, pronuncia-se Munaci, Munácio.

Pronuncia-se sempre como em português:

I) Se for seguido de um i (i longo) ou acentuado, p. ex.: totius e petiëram, pron. totius, petieram.

II) Se for precedido de s, x ou t, p. ex.: hostia, Bruttium,

mixtio, justior.

III) Nos vocábulos gregos e estrangeiros, p. ex.: Milliades,

Boeolia, Aegyptius.

IV) Na antiga desinência em ier do infinito, p. ex.: patier por pati, nilier por niti, e em vitium gen. pl. de vitis, videira, para diferençá-lo talvez de vitium, ii, n., vício.

### CAPITULO 11

### SONS.

# A. - Vogais.

2. — a) As vogais latinas são cinco: a, e, i, o, u. O y só se encontra, como vimos, em vocábulos de origem grega.

Quanto ao esforço empregado na pronúncia, são vogais

fortes: a, o, u, e fracas: e, i.

Quanto ao som, as mesmas vogais dividem-se em fechadas: a, o, u, — e abertas: e, i — e finalmente em brandas: u e i,

porque, contrapostas às ásperas : a, o, e, formam os ditongos.

b) A fusão de dois sons produz o ditongo, que é um som duplo, isto é, igual a duas vogais pronunciadas de uma só vez. A primeira vogal denomina-se prepositiva, e a outra subjuntiva. Na língua latina o ditongo resulta:

1.º) da união das vogais ásperas com as brandas.

2.0) das brandas entre si.

Observações. — 1) Os ditongos ae e oe pronunciam-se como e, p. ex.: aetas, poena, = etas, pena.

2) Nas palavras de origem grega, e também em muitas de origem latina dois pontos (trema) sobre a vogal e indicam que cada vogal de ae e oe deve ser pronunciada separadamente, p. ex.: aër; poëta = a-er, po-eta.

pronunciada separadamente, p. ex.: aër; poëla = a-er, po-ela.

3) Não é obrigatório o uso do trema. Só se exige quando pode haver confusão entre duas formas, p. ex.: aëris, genitivo de aër, o ar, e aeris, genitivo de aes, bronze.

4) Nos ditongos o acento fica sobre a primeira das duas vogais, p. ex.: aurum, pronuncia-se aurum; euge, auge, aug

### B. - Consoantes.

3. — a) As consoantes classificam-se, quanto ao orgão em que se produz a modificação do som por elas representada, em:

I) guturais : c, (ch), g, (k), q e n antes de g, c, q;

II) dentais: d, t, (th), n, s;III) labiais: b, f, m, p, (ph), v;

IV) linguais: r, l.

b) As consoantes, conforme exigirem ou não o auxilio da vogal para a pronúncia, dividem-se em mudas e semivogais.

As guturais: c, (ch), (h), g, (k), q, )

As dentais: d, t, (th),
As labiais: b, f, p, (ph), v.

As mudas subdividem-se em:

I) brandas: c, (k), q, t, p, f;II) médias: g, d, b, v;

III) aspiradas: (h), (ch), (ph), (th).

As semivogais são: l, m, n, r, s, f, v, i(=j), que se subdividem em:

I) líquidas : l, r ; II) nasais : m, n ; III) sibilante : s ;

IV) espirantes: f, v, i(=j).

As consoantes duplas x e z pertencem às mudas e às semivogais, sendo x = cs, gs, qs, e z = ds, ts.

### CAPITULO III

# DIVISÃO DAS SÍLABAS E QUANTIDADE

# A. - Divisão das sílabas.

4. — a) A primeira de duas vogais, que não formam ditongo, pertence à sílaba antecedente: a outra, à seguinte, p. ex.: me-us: ardu-a; pi-us.

b) Uma consoante entre duas vogais forma sílaba com a

segunda, p. ex.: pa-ter, pai; do-te-mus, nós nos afligimos.

c) Duas ou mais consoantes postas entre duas vogais pertencem à segunda vogal se constituirem um grupo que possa ser inicial de uma palavra latina (\*), p. ex.: pa-tris, do pai; ho-spi-lis, do hóspede: du-plex; mas escrever-se-á serip-si, escrevi, am-nis, rio, rap-tus, per-fec-tus, etc.

<sup>(\*)</sup> Na lingua latina são possiveis só os seguintes grupos iniciais de palavra:

| bl,<br>br, | cl,  | fl,  | gl,  | pl, |     |
|------------|------|------|------|-----|-----|
| br,        | Cr,  | fr,  | gr,  | pr, | tr, |
| SC,        | sp,  | st,  |      |     |     |
| SCT.       | spl. | spr. | str. |     |     |

Dr só se encontra no nome próprio Drusus, Druso; yn em gnarus, que sabe, e raramente em gnarus, diligente; gnatus, nascido. — Cn é abreviação de Gnaeus.

Observação. - A consoante dupla x constitue sílaba com a primeira vogal, p. ex : vix-i, viví; ax-is, eixo. Encontra-se tambem vi-xi, a-xis.

d) De duas consoantes iguais, uma pertence à vogal antecedente e outra à seguinte, p. ex.: bel-lum, guerra; Grac-chus, Graco.

c) As palavras compostas dividem-se segundo as palavras componentes, p. ex.: post-ea, depois destas cousas; praeter-eo, passo alem, dis-tribuere, distribuir.

# B. — Quantidade.

5. - Chama-se quantidade das sílabas o maior ou menor espaço de tempo empregado na prolação de umas sílabas em relação a outras do vocábulo. As sílabas dividem-se em breves (-), longas (-) e comuns (=), isto é, breves ou longas.

A diferença fundamental destas duas classes de sílabas, breves e longas, consiste em que a longa era considerada como o duplo da breve, ainda que a proporção não fosse sempre absoluta-

mente rigorosa.

A breve marca-se com o sinal , p. ex.: 21.

A longa com o sinal -, p. ex.: audāx.

A comum com o sinal \(\sigma\) ou \(\sigma\), p. ex.: tenebrae,

# CAPITULO IV

# ACENTUAÇÃO.

6. - Princípios fundamentais:

a) Nenhuma palavra latina, exceto as monossilabas, tem o acento na última sílaba; nas polissílabas nunca passa alem da antepenúltima.

b) A palavra latina dissílaba tem sempre o acento na penúl-

tima sílaba, p. ex.: dólor, hómo, etc.

c) Nas polissílabas o acento cai:

I) na penúltima, se esta for longa por natureza ou por posição: contingit, adulescens, adulescentis, amabam, amabamus, etc.

II) na antepenúltima, se a penúltima for breve, p. ex.: adulescentibus, clambribus, etc.

Observações. - 1) Nas poucas palavras que sofrem apóstrole ou clisão, o acento fica na sílaba primitiva: abdúc = abdúce; satín' = satíme; vidén' = vidésne, etc., mas éffer=éffere; calefác=calefáce.

2) Fácio nos compostos onde se conserva o a (p. ex.: calefacio; satisfacio, que tambem se escreve satis facio) conserva o acento próprio, satisfácis e no passivo satisfit; assim satisdó, venundó, pessundó o outros que originariamente se escreviam satis do, venum do, pessum do, etc.

3) Têm o acento, porem, na penúltima, ainda que breve, os vocativos em i dos nomes próprios da segunda declinação, e os genitivos em i em vez de ii, nos nomes em lus e lum da mesma declinação, porque o i final é contração de is ou ii e o acento na palavra completa cairia na antepenúltima sílaba. Por ex.: Vergili (de Vergilie); Mercari (de Mercurie); ingéni (de ingenii); impéri (de imperii) etc. Há, todavia, gramáticos que, tanto num caso como no outro, põem o acento na antepenultima e pronunciam Vérgili, împeri, îngeni, etc.

4) Os vocábulos latinizados da língua grega ou de qualquer outra língua estrangeira seguem, quanto ao acento, as regras do latim, p. ex.: máchina e não machina; Alexander e não Alexander, etc.

Nos últimos anos da época imperial começaram (especialmente poetas cristãos que latinizaram vozes gregas) a descuidar a quantidade para conservar o acento grego, p. ex.: idôlum em vez de idôlum, paráclitus em lugar de paraclitus, etc.

d) As enclíticas que (e), ve (ou), met, dum, dem, te, pte, tem, ce, ne (inter.), segundo nota o antigo gramático Sérvio, perdem o acento próprio, mas exigem na última sílaba, quer breve quer longa, o acento da palavra antecedente, p. ex.: de múnera, muneraque, de scelestá, scelestáque; pleraque; omniaque; amaréque.

Os gramáticos modernos, porem, estabeleceram as regras

seguintes:

I) se a palavra a que se acrescenta a enclítica tem o acento na antepenúltima sílaba, o mesmo acento desloca-se para a última, quer seja breve, quer longa, p. ex.: scéleră — scelerăque; ômniă —

omniaque; hómine - homineque; hómines - hominesque.

II) se a palavra a que se acrescenta a enclítica tem o acento na penúltima sílaba, o acento fica na mesma sílaba se a última for breve, p. ex.: seeléstă — seeléstăque; honóre — honórèque; rósă (nom. sing.) — rósăque. Mas, se a última for longa, por natureza ou posição, o acento desloca-se para a última, p. ex.: rósā (abl. sing). — rosāque; seeléstăs — seelestūsque.

Observações. - 1) Com relação à enclítica ne, dizem alguns gramáticos

que se fazem ouvir os dois acentos, p. ex : hominesné, púlasné, tantaené, etc.

2) Não se deve confundir a palavra seguida de enclítica com a palavra igual de significação própria, p. ex.: itáque=et ita, itaque=portanto; utráque=et utra, itráque=uma e outra; utique=et ut, itique=certamente.



# SEGUNDA PARTE

# MORFOLOGIA

20-0-0

### CAPITULO V

# PARTES DO DISCURSO - GÊNERO E NÚMERO.

# A. — Partes do discurso!

7. — As partes do discurso são oito, a saber: substantivo, adjetivo, pronome e verbo, variaveis; preposição, advérbio, conjunção e interjeição, invariaveis.

# B. — Gênero.

8.— O latim tem três gêneros: masculino, feminino e neutro (nem masculino nem feminino). O gênero de um substantivo é determinado pela significação da palavra, gênero natural, ou pela terminação, gênero gramatical. Em geral, observa-se que são masculinos os nomes dos seres do sexo masculino, e os das cousas que o uso considera como tais, p. ex.: poëta, poeta; Scytha, Cita, etc. — Femininos os nomes dos seres do sexo feminino, e os das cousas que o uso considera como tais, p. ex.: mulier, mulher; anus, velha.;

Em particular, observa-se:

1) São masculinos os nomes de rios, ventos, meses (originariamente verdadeiros adjetivos, subentendendo-se mensis, mês) p. ex.: Garumna, Garumna, (Garona, França); Tiberis, Tibre, — Aquilo, aquilão; auster, austro. — Junius, Junho; September, Setembro.

2) São femininos os nomes de árvores, ilhas, cidades, p. ex.: malus, macieira; — Sardinia, Sardenha; — Lesbos, Lesbos; — Cyprus, Cipro; — Roma, Roma.
3) São neutros os nomes de frutas (conforme a desinência), as palavras indeclinaveis, como as letras do afabeto, os infinitos dos verbos e todas as partículas, p. ex.: malum, maçã; nejas, impiedade; vivere (turpe); ā (longum).

Tambem uma patavra declinavel, citada como voz, é de gênero neutro, p. ex.: arbòris est trisyllàbum. — Neutra tambem é toda uma proposição, p. ex.: illud ne quid nimis, aquele iamoso provérbio: nada de mais = evitemos os excessos.

Exceções e amplificações. — a) Os nomes usados metaforicamente para indicar pessoa, mas que originariamente indicavam cousas ou nomes abstratos, seguem o gênero gramatical ou o da desinência, p. ex.: mancipium, (propriedade) e o escravo; servilium, a servidão (e) o escravo (tambem no plural); auxilia, auxílios (tambem com a significação de tropas auxiliares); opérae, obra (em sentido abstrato e concreto — operários).

b) Os rios Allia, Matrona, Sequana, Lethe e Slyn (gen. Slygis) são de gênero feminino.

c) Os nomes dos continentes (terras, paises, reinos, províncias) seguem o gênero gramatical. Excetuam-se: Aegyptus, Epicus, Peloponnesus, que são femi-

ninos; portanto Pontus, m: Lalium, n., ctc.

d) São masculinos os nomes das seguintes cidades: Croto, Hippo, Narbo, Sulmo, Vesontio, Canopus, Orchomenus, e todos os plurais em i, que originariamente indicavam os habitantes, p. ex.: Argi (orum), Corioli, Delphi, Vei, etc. — Os que terminam em um, em a, orum, em ur, em e, e os indeclinaveis são neutros, p. ex.: Tuscalum, Ilium, Leuctra (orum), Tibur, Tergeste (tambem - um, n.), drgos, etc.

c) Oleaster, stri, zambujeiro, é masculino; robur, oris, carvalho; acer, eris,

bordo; suber, čris sobreiro, são neutros.

f) Os nomes das peças teatrais são femininos, não obstante a significação e a desinência, pois, fica sempre subentendido: fabăla, peça teatral, p. ex.: Truculentus, o Truculento, comédia de Plauto; Eunuchus, comédia de Terêncio, acta est, representou-se.

9) - Chama-se comum de dois o apelativo que, com uma só forma, admite os dois gêneros gramaticais, determinados respetivamente pelo sexo que se quer indicar, p. ex.:

affinis afim (o, a), parente por afi-

nidade; arlijex, artista (o, a); cīvis, cidadão, cidadã; comes, companheiro, companheira; dux, condutor, condutora; heres, herdeiro, herdeira;

hostis, inimigo, inimiga; infans, menino, menina; interpres, interprete (o, a); obses, refém (o, a); sacerdos, sacerdote, sacerdotisa: vates, vate, profetisa.

10 - Chamam-se moveis, mobilia, os substantivos que formam o masculino e o feminino acrescentando-se-lhes uma desinência diversa.

O feminino termina em a, e; se o masculino terminar em for, tem a desinência trix, p. ex.:

dominus, senhor, domina, senhora; filius, filho, filia, filha;

magister, mestre. magistra, mestra: victor, vencedor, victrix, vencedora; servus, escravo, serva, escrava: rex, rei. regina, rainha.

11 - O gênero dos animais segue a desinência, sem distinção do sexo, portanto corvus, o corvo, é de gênero masculino; aquila, a águia, é de gênero feminino. Estes nomes chamam-se epicenos ou promíscuos.

Precisando indicar explicitamente o gênero, acrescenta-se mas, maris, ou mascălus, a, um, para indicar o masculino e femina para indicar o feminino, p. ex.: corvus mas ou masculus, o corvo macho; corvus Jemina,o corvo fêmea; aquila mas ou mascula e aquila semina.

# 12 - Observa-se ainda:

a) Alguns indicam o feminino por palavras desconexas:

laurus. touro, aries. carneiro. caper; bode, vacca. vaca: ires. ovelha; capra. cabra; Equus, cavalo, gallus. galo, leo. cão, Equa. égua; gallina, galinha. leacna. leoa.

b) Bos, mus, lepus, canis, boi, rato, lebre, cão e assim anguis, serpens, serpente e tigrie, tigre, usam-se como masculino, quando não se considera o sexo, mas só a espécie de animais; quando, porem, se quer indicar a fêmea, usam-se no gênero feminino.

c) Grus e sus, grou e porco, usam-se ordinariamente como femininos;

quando se indica o macho, são considerados de gênero masculino.

# C. - Número.

13. — Os números são dois: singular e plural. Emprega-se o singular para significar uma só pessoa ou cousa; o plural quando se fala de mais pessoas ou cousas.

### CAPITULO VI

# PROPOSICÃO.

# Análise lógica da proposição. (\*)

14. — Proposição é um complexo de palavras que exprime um juizo e compõe-se logicamente de 1) sujeito, de 2) predicado e de 3) complementos. Por exemplo: a terra é redonda, o poeta ama

a glória, a Grécia foi o berco da poesia.

1) Nominativo. — A pessoa ou cousa que exerce ou sofre a ação expressa pelo verbo chama-se sujeito, e responde à pergunta quem? que é que é? - Que é que é redondo? A terra, sujeito. Quem ama a glória? O poeta, sujcito. Qual o berço da poesia? A Grécia, suieito.

2) Predicado é aquilo que se afirma ou se nega do sujeito.

O predicado subdivide-se em verbal e nominal.

O predicado é verbal, se for um verbo, p. ex.: o mestre ensina, nós aprendemos, em que ensina e aprendemos são predicados verbais. Praticamente o predicado verbal não apresenta nenhuma dificuldade. Substitue-se à forma verbal portuguesa a correspondente latina.

O predicado é nominal, se for um nome (adjetivo ou substantivo) e une-se ao sujeito por meio do verbo ser, chamado verbo de ligação ou unitivo, p. ex.: a amizade nunca é molesta, Deus é santo, a terra é redonda, a piedade é o fundamento de todas as virtudes, os prisioneiros foram presa dos soldados, a Grécia foi o berço da poesia.

(\*) Não entendemos apresentar e muito menos discutir neste lugar as razões pelas quais em nossas escolas se torna, não digo conveniente, mas necessário o estudo da lingua latina.

Apesar, porem, de sua indiscutivel utilidade e necessidade, é um fato que a língua latina se tornou o pesadelo dos estudantes, um verdadeiro suplício intelectual para os nossos ginasianos. Quais as razões?

Parece-nos que, entre as muitas, se podem apontar duas de ordem moral

e duas de ordem técnica.

### AS DE ORDEM MORAL:

Os muitos preconceitos e prejuizos contra a mesma língua, p. ex.: não serve para a vida, é dificil, é uma língua morta, etc., são tão futeis que não

merecem ser discutidos.

2) Exige, especialmente nos seus inícios, como nenhuma outra língua, toda a atenção e raciocínio do estudante, e sob este ponto de vista aguça e afina a inteligência, como o estudo das matemáticas. Praticamente é sabido como todo o aluno procura sempre aplicar a lei do menor esforço.

### AS DE ORDEM TECNICA:

1) A língua latina apresenta certas dificuldades reais, mas facilmente superaveis, que não se encontram, por exemplo, no francês, porque o latim é lingua sintética e não analítica como a portuguesa, que para o aluno serve de ponto de partida e de comparação.

2) Não se pode absolutamente iniciar o seu estudo (e esta é a razão principal) sem ao menos conhecer a análise da proposição. E' um verdadeiro absurdo querer explicar as declinações sem primeiro explanar a função lógica dos casos latinos, porque, apoderando-se o desanimo ou triunfando qualquer preconceito na inteligência do aluno, ele, na melhor das hipóteses, nunca mais quererá compreender a mecânica de uma língua que algo se afasta das que ele conhece.

Não se insiste suficientemente sobre este ponto tão essencial para o estudo de qualquer língua sintética. Com efeito, como poderá traduzir ou verter se ainda

# 3) Complementos

# GRUPO A

Genitivo. -- 1) Complemento ou adjunto de especificação ou restritivo. - E' o que indica a espécie de um nome que serve de sujeito, de predicado ou de complemento, p. ex.: a vida dos agricultores é seliz, a Grécia soi o berço da poesia, amo as slores do jardim. Dos agricultores, da poesia, do jardim são adjuntos ou complementos de especificação, porque indicam a espécie de vida que é feliz, a espécie de berço de que foi pátria a Grécia, a espécie de flores que eu amo. O complemento de especificação ou restritivo exprime-se com a preposição de e suas variações articuladas do, dos; da, das e responde à pergunta de quem? de que? - O persume da rosa

Dativo. - 2) Complemento ou adjunto terminativo ou objeto indireto. - E' o que denota a pessoa ou cousa que é termo ou sim da ação, a pessoa ou cousa sobre que recai indiretamente a ação do verbo transitivo ou intransitivo, p. ex.:o general distribuiu a pilhagem aos soldados. Nesta proposição a palavra que completa o significado do verbo distribuir, ou melhor a palavra sobre a qual cai indiretamente a ação do mesmo verbo é pilhagem, mas o verbo atinge tambem indiretamente a outra: aos soldados. Mais exemplos: Solão deu ótimas leis aos Atenienses, as palavras insolentes desagradam aos sábios, obedeço ao pai. O complemento terminativo ou objeto indireto exprime-se com a preposição a e suas variações articuladas ao, aos; à, às e tambem com outras preposições. Responde à pergunta a quem? a que? - Deus deu à rosa um persume agradavel.

não sabe distinguir entre sujeito, predicado, objeto direto e adjuntos adverbiais? Não é que a língua latina seja dificil: o que falta é método e paciência.

A função lógica do caso é a mesma em todas as declinações. Apoderando-se bem deste segredo fundamental, o aluno já estará adiantado, porque as desinências, consideradas sob este ponto de vista, são muito secundárias e se reduzem a um Qual sistema de análise so deve adotar?

Eis um problema sem solução. Parece que os nossos gramáticos em seus trabalhos, aliás bem eleborados, tiveram a preocupação de tornar as cousas mais dificeis do que na realidade o são. Nunca o adágio latino quot capita tot sententiae teve tão boa aplicação como no caso presente.

Os mestres teóricos de lingua portuguesa por demais se afasteram dos moldes da análise latina, fazendo verdadeira filosofia da linguagem ou aplicando sistemas menos próprios para um idioma neo-latino. Seja como for, é evidente que o latim tem tambem as suas pequenas exigências, que devem ser atendidas, e, portanto, qualquer dos métodos de análise lógica que se estudam nas gramáticas portuguesas, tem que sofrer algumas modificações. Razão por que dos vários sistemas só se pode escolher o material que serve peaticamente para o estudo da língua latina, climinando-se o que é supérfluo, se bem que sábia e esplendidado de lingua latina, climinando-se o que é supérfluo, se bem que sábia e esplendidado de lingua latina de lingua latina de lingua latina de la lingua la lingua la lingua latina de la lingua mente dito. Estamos persuadidos de que até agora não se encontra um método de análise lógica portuguesa que, na sua totalidade, se possa aplicar co estudo inicial da língua do Lácio, porque certas subtilezas metalísicas não cabem nas in-teligências juvenís e tambem porque as duas línguas, derivando uma da outra, têm os seus pontos de contato, mas tambem a sua evolução histórica deu lugar a inúmeras divergências morfológicas e sintáticas.

A análise que serve praticamente para o estudo inicial do latim se pode reduzir aos elementos que passamos a expor neste capítulo.

Acusativo. — 5) Complemento objetivo ou objeto direto. — E' o termo que recebe diretamente a ação expressa pelo verbo transitivo ativo. E' o paciente da ação verbal, cujo agente é o sujeito p. ex.: o agricultor cultiva os campos, os soldados defendem a pátria. Nestes exemplos os termos campos, pátria recebem diretamente a ação do verbo transitivo cultivar e dejender. Responde à pergunta quem? o que? — O poeta ama a rosa.

Vocativo. — 4) Vocativo não é complemento e usa-se com 6 para indicar pessoa ou cousa a que se dirige a palavra, p. ex.:

6 menino, ama o estudo; 6 rosa, tu és formosa.

### GRUPO B

Ablativo.— 1) Complemento agente ou de causa eficiente. — E' o que indica a pessoa (agente) ou cousa (causa eficiente) pela qual é feita uma ação, sendo o sujeito o recipiente ou paciente. Neste caso o verbo está sempre na voz passiva, p. ex.: a virtude é louvada por todos, a terra é iluminada pelo sol. Responde à pergunta por quem? por que? — Pompeu foi vencido por Cesar.

2)-Complementos circunstanciais on adjuntos adverbiais de

a) Tempo. – E' o que indica o tempo em que acontece a ação, p. ex.: no ano passado visitamos as mais belas cidades da Europa.

b) Lugar. — E' o que indica o lugar em que se realiza a ação, p. ex.: Germânico morreu em Antioquia, e Catão suicidou-se em Útica.

c) Causa. — E' o que indica a causa em virtude da qual acontece a ação, p. ex.: por leu esquecimento fiz um triste papel; muitos são virtuosos não pelo amor da virtude, mas pelo temor da pena.

d) Instrumento. — E' o que indica o instrumento ou meio com o qual se saz a ação, p. ex.: os touros batem-se com os chifres;

com o anzol apanham-se os peixes.

c) Companhia.— E' o que indica a pessoa com a qual se faz a ação, p. ex.: o pai saiu com o irmão; Cesar partiu com todo o exército.

f) Outros complementos circunstanciais são os seguintes: de apreciação, p.ex.: o palácio foi avaliado em cinco talentos.

de preço, p. ex.: o rei Atalo comprou um único quadro por cem talentos;

de modo ou maneira, p. ex.: atendei com diligência ao estudo

das letras;

de origem, p. ex.: Marco Túlio Cícero nasceu de familia

de alastamento, p. ex.: Anibal acampou a 15 milhas de Tarento;

de qualidade, p. ex.: ten pai é homem de grande constância, etc., etc.

15. — Ainda faltam dois elementos importantíssimos na

análise da proposição: atributo e aposto.

Atributo é o adjetivo que modifica simplesmente o substantivo, mudando-lhe o conceito, p. cx.: a vida rústica é mestra de economia; o bom pai e a boa mãe dirigem a família; amo os bons livros; darei um prêmio aos meninos diligentes.

Aposto é o substantivo que determina simplesmente outro nome e ambos designam a mesma pessoa ou cousa, p. ex.: Alexandre, rei dos Macedônios, levou a guerra a Dario, rei dos Persas; morreu Tuliazinha, meu encanto.

# MODELO DE ANALISE (\*)

1) A terra è redonda.

Terra, suj.; é, verbo; redonda, predicado nom. adjetivo.

2) As setas dos Citas eram agudas.

Setas, suj.; dos Citas, compl. de especificação; eram, verbo; agudas, pred.

nom. adi

3) Os poetas louvam as mesas frugais dos agricultores. Poetas, suj.; louvam, verbo; as mesas, obj. direto; frugais, ale.; dos agricultores, compl. de especif.

4) A rosa rescende.

Rosa, suj.; rescende, predicado verbal.

5) Os agricultores amam a economia e a modéstia.

Agricultores, suj.; amam, verbo; economia e modéstia, obj. diretos.

6) Diana era a deusa das florestas.

Diana, suj.; era, verbo; deusa, predic. nom. substan.; das florestas, compl. de especif.

7) Os romanos foram os senhores do mundo.

Romanos. suj.; foram, verbo; senhores, predic. nom. substan.; do mundo,

compl. de especif.

8) A tua eloquência, ó Marco Túlio, foi muitas vezes de auxílio aos Romanos. Tua, atr.; eloquência, suj.; ó Marco Túlio, voc.; foi, verbo.; auxílio, predic. nom. substan.; aos Romanos, compl. terminativo ou obj. indireto.

9) Os campos e os prados agradam aos filhos e as filhas de família.

Campos, prados, suj.; agradam, verbo; aos filhos e às filhas, compl. term.; de família, compl. de especif. 10) O Nilo é um rio do fertil Egito.

Nilo, suj.; & verbo; rio, predic. nom. substan.; fertil, atrib.; do Egito,

compl. de especificação.

11) Os poelas latinos celebram o grande poder de Júpiter, rei dos deuses e dos homens.

Poetas, suj.; latinos, atr.; celebram, verbo; poder, obj. diret.; grande, atr.; de Júpiter, compl. de espec.; rei, aposto; dos deuses e dos homens, compl. de 12) Alexandre, rei dos Macedônios e filho de Felipe, venceu a Dario, rei dos

Persas.

Alexandre, suj.; rei, aposto; dos Macedonios, compl. de especif.; filho, aposto; de Felipe, complem. de especif.; venceu, verbo; Dario, objeto direto; rei, aposto; dos Persas, compl. de especif.

13) Pompeu foi vencido por Cesar.

Pompeu, suj .; foi vencido, verbo pass.; por Cesar, compl. agente.

14) O mundo é governado pela providência de Deus. Mundo, suj.; é governado, verbo.; pela providência, compl. de causa eficiente; de Deus, compl. de especif.

15) O Templo de Jano joi jechado por Numa Pompilio, segundo rei dos Romanos. Templo. suj.; de Jano, compl. de especif.; foi fechado, verbo pass.; por Numa Pompilio, compl. agents; rei, aposto; segundo, atr.; dos Romanos, compl. de especij.

16) Os Lucanos criavam os meninos nas malas.

Lucanos, suj.; criavam, verbo; meninos, obj. dir.; nas matas, adjunto adverbial de lugar. (\*\*)

<sup>(4)</sup> Do primeiro livro de Exercícios Latinos: A Morfologia Lutina, sexta edição.

<sup>(°°)</sup> Para maior desenvolvimento deste sistema de análise, veja nossa brochura: Propedeutica latina - Noções de análise lógica, terceira edição.

### CAPITULO VII

# TEMA - DESINÊNCIA - DECLINAÇÃO.

16. — a) As relações lógicas supramencionadas de especificação, de terminação, de agente, de instrumento, etc., exprimem-se em português por meio de preposições: de Pedro, do filho, dos filhos, ao filho, às filhas; com valor; com a virtude, etc. Na língua portuguesa temos, outrossim, o artigo, o filho, a filha. O latim, ao invés, carece de artigo, e exprime as relações lógicas do substantivo ou do adjetivo por meio de modificações na sua parte final. Razão por que, pela terminação final de um adjetivo ou substantivo e pelo contexto, se compreende com toda a facilidade a sua função lógica na proposição.

O que fica dito torna-se evidente no seguinte exemplo em que, em português, as diversas relações lógicas do substantivo filho se exprimem por meio de preposições e encontramos o artigo:

O filho é bom (o filho, sujeito).

Aquele é pai de um bom filho (de filho, compl. de especifica-

ção).

O paí deu o prêmio (ou um prêmio) ao filho (ao filho, compl. terminativo ou objeto indireto).

O pai ama o filho (o filho, objeto direto). O filho, ama o pai (o filho, vocativo).

O pai é amado pelo filho (pelo filho, compl. agente).

Em latim não se encontra o artigo e todas estas relações lógicas de sujeito, de compl. de especificação, de compl. terminativo, etc., se exprimem modificando o substantivo filho na sua parte final.

A cada modificação corresponde uma função lógica bem

determinada. Com efeito:

Ofitho é bom - filius est bonus.

Aquele é pai de um bom filho - filii boni ille est paler.

O pai deu o prêmio ou um prêmio ao filho — filio dedit pater praemium.

O pai ama o filho — filium pater amat.
O' filho, ama o pai — fili, ama patrem.

O pai é amado pelo fitho — a filio pater amatur.

b) A parte final variavel de qualquer substantivo ou adje" tivo chama-se desinência; a outra parte fixa e invariavel chama-se tema.

c) Declinar significa acrescentar ao tema as desinências de cada um dos casos,

Em latim há seis casos no vingular e seis no plural:

| 1) Nominativo 2) Genitivo 3) Dativo 4) Acusativo 5) Vocativo 6) Ablativo | singular | 1) Nominativo 2) Genitivo 3) Dativo 4) Acusativo 5) Vocativo 6) Ablativo | plural |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|

- 1) O nominativo é o caso do sujeito, portanto todo sujeito vai para o caso nominativo ou a idéia lógica de sujeito se exprime sempre pelo caso nominativo, p. ex.: a rasa rescende - rosa olet.
- 2) O genitivo é o caso do comptemento ou adjunto de especificação ou restritivo, portanto toda idéia lógica do complemento ou adjunto de especificação ou restritivo se exprime sempre pelo caso genitivo, p. ex.: o perfume da rosa é agradavel -odor rosae est suavis.
- 3) O dativo é o caso do complemento ou adjunto terminativo ou ob jeto indireto, portanto toda idéia lógica do complemento ou adjunto terminativo ou objeto indireto se exprime sempre pelo caso dativo, p. ex.: Deus deu à rosa um perfume agradavel = Deus dedit rosae odorem suavem.
- 4) O acusativo é o caso do complemento objetivo ou objeto direto, portanto toda idéia lógica do complemento objetivo ou objeto direto se exprime sempre pelo caso acusativo, p. ex.: o poeta ama a rosa = poeta amat rosam.
- 5) O vocativo é o caso que indica pessoa ou cousa a que se dirige a palavra, portanto esta idéia lógica se exprime sempre pelo caso vocativo, p. ex.: ó rosa, tu és formosa = pulchra es, rosa.
- 6) O ablativo é o caso do complemento agente ou de causa eficiente, de tempo, de lugar, de causa, de instrumento, de companhia, de modo ou maneira, etc.: portanto toda ideia lógica destes diversos complementos se exprime sempre pelo case ablativo, p. ex.: a terra é iluminada pelo sol=terra sole illustratur.

Observações. - 1) () nominativo e o vocativo chamam-se casos relos, isto é, independentes; os outros, casos obliquos, isto é, dependentes.

2) Declinação significa propriamente inclinação. - Declina-se o nome como que inclinando o da posição reta do nominativo (caso reto) para a oblíqua dos outros casos (casos obliquos).

17. — As declinações são cinco e distinguem-se principalmente pelo genitivo singular. - Explicação: Os substantivos latinos estão como que divididos em cinco categorias ou classes, que tomam o nome de declinações: primeira declinação, segunda, terceira, quarta e quinta declinação.

Qualquer dicionário latino registra os substantivos do

seguinte modo:

1) Dá sempre por extenso o substantivo no caso nominativo sing. (se o substentivo não tiver o número singular, dá o nominativo plural, mas estes não são muitos). Sabe-se que o nominativo é a forma

subjetiva (=sujeito).

2) Imediatamente acrescenta a desinência do genitivo singular (ou do genitivo plaral, se o substantivo não tiver singular). Não está escrita a palavra genitivo, mas não pode haver engano ou dúvida a este respeito, em seguida o gênero abreviado: m. = masculino, f. = feminino, n. = neutro, p. ex.:

Rosa, rosa, ae, f.

Senhor, dominus, i, m.

Oração, oratio, onis (para facilitar, na terceira às vezes se regristram as últimas sílabas, mas fica sempre de pé — que a desinência da terceira declinação é tão somente IS), f.

Mão, manus, us. f. Dia, dies, ei, m.

Tendo o genitivo em AE, o sub. pertence à primeira decl.

|    | 405 |     |    |     |      | - 1      | 00000 |
|----|-----|-----|----|-----|------|----------|-------|
| 25 |     | 79  | I  | 3   | >>   | segunda  | 26-   |
| 10 |     | 70  | IS | 29- | э.   | terceira | 39    |
| 29 |     | 70. | US | 35  | . >  | quarta   | 3/    |
| 25 |     | 30- | EI | 39- | . 36 | quinta   | 3>    |

Dado o genitivo singular é cousa facilima fazer os outros casos do singular e do plural, pois, em qualquer declinação, basta eliminar a desinência do mesmo genitivo (ac, i, is, us, ei) e substituí-la com a desinência do caso que se quer formar. Por exemplo, querendo fazer o acusativo singular do substantivo português a rosa, seguirei este processo:

1) Procuro no dicionário o correspondente latino, e encontro

o nominativo rosa, gen. rosae.

2) Pela terminação ae do genitivo conheço que o substantivo pertence à primeira declinação.

3) Eliminando-se ae, desinência do genitivo singular, terei

o tema ros-.

4) Acrescento a este tema a desinência do acusativo singular, que na primeira declinação é sempre -am, e terei: ros-am.

# Outro exemplo:

Faça-se o genitivo plural do substantivo português cenhor. Na lingua latina corresponde o nom. dominus, gen. domini, da segunda declinação. — Eliminando-se o -i, desinência do genitivo da segunda, acho o tema domin- - A este tema acrescento a desinência do genitivo plural, que na segunda declinação é sempre -orum, e terei: domin-orum.

Observação. - Um substantivo nunca pode passar arbitrariamente de uma declinação para outra.

# Aplicação prática

Os exercícios práticos que devem preceder imediatamente o estudo da primeira declinação devem obedecer ao seguinte critério:

a) Mandem-se decorar as seguintes regrazinhas de sintaxe que dizem respei-

to às concordâncias:

1) O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número.

O predicado nominal adjetivo concorda com o sujeito em género, número 2) e caso.

O predicado nominal substantivo concorda com o sujeito em caso, conservando o gênero e o número que lhe são próprios.

3) O adjetivo atributo concorda com o substantivo a que se refere em gênero,

4) O aposto vai para o caso do nome a que se rejere, conservando o gênero e o número que lhe são próprios.

5) O complemento agente ou de causa eficiente vai para o caso ablativo com a ou ab, se for pessoa; sem preposição, se for cousa.

b) Complete-se em seguida a análise da proposição acrescentando-se ao substantivo sujeito, compl. de especificação, terminativo, objeto direto, etc. o caso correspondente latino. Ao lado de cada predicado se mande escrever a regra de sintaxe que lhe é própria, conforme se é adjetivo ou substantivo, e o mesmo se faça com o adjetivo atributo, com o substantivo aposto e com os verbos. Por exemplo:

1) d terra é redonda.

Terra, suj. sing., caso nominativo sing.; é, verbo, ind., terc. pess- do sing.; redondo, predicado nom., adjetivo, concorda com o nominativo terra em gênero, número e caso.

2) Diana era a deusa das florestas.

Diana, suj. sing.; non.; era, verbo, ind., terc. pess. do sing.; deusa, pred. nom. substan., concorda com o nominativo Diana em caso, conservando o gênero e o número que the são próprios; das florestas, compl. de especif., plural, genilivo plural.

5) Os agricultores amam a economia e a modéstia.

Agricultores, suj. plural, nom. plural; amam, verbo, ind., terc. pess. do plural; economia, obj. dir. sing., ac. sing.; modéstia, obj. dir., sing., caso ac. sing.

4) O Nilo & um rio do fertil Egito.

Nilo, suj. sing., nom. sing.; é, verbo, ind., terc. pess. do sing.; rio, predic. nom. substan., concorda com o nominativo Nilo em caso, conservando o gênero e o número que lhe são próprios; fertil, atribulo de Egito e concorda com este substantivo em gênero, número e caso; do Egito, compl. de especif., sing., genitivo singular.

Observação. — Estes exercícios, como os da pág. 20, devem ser numerosos porque os consideramos básicos no estudo da língua latina. Seguindo este noso critério, cremos que o estudo das declinações não apresentará grandes dificuldades.

# \$ ]

# PRIMEIRA DECLINAÇÃO

18. — A primeira declinação tem o nominativo singular em a e o genitivo em ae ditongo; compreende substantivos de gênero masculino e feminino.

# Desinências dos casos da primeira declinação

| SINC | ULAR | PI   | URAL |
|------|------|------|------|
| Nom. | ă    | Nom. | ae   |
| Gen. | ac   | Gen. | ārum |
| Dat. | ae   | Dat. | īs   |
| Ac.  | am   | Ac.  | ās   |
| Voc. | ă    | Voc. | ae   |
| Abl. | ā    | Abl. | īs   |

# a) Substantivos de gênero masculino.

Nom. poët-a, o poeta.

Nom. poët-ae, or poetas.

| Gen. | poët-ae, do poeta.      | Gen. | poët-arum, dos poelas.      |
|------|-------------------------|------|-----------------------------|
| Dat. | poët-ae, ao poeta.      | Dat. | poët-is, aes poetas.        |
| Ac.  | poët-am, o poeta.       | Ac.  | poët-as, os poetas.         |
| Voc. | poet-a, o poeta.        | Voc. | poët-ae, o poetas.          |
| Abl. | poët-a, do, pelo poeta. | Abl. | poët-is, dos, pelos poetas. |

### Do mesmo modo declinam-se:

Singular

| Agrieola, agricolae, o camponês o agricultor, | nauta, nautae, o marinheiro.               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| bibliopola, bibliopolae, o livreiro,          | scriba, scribac, o secretário, o escrivão, |
| collega, collegae, o companheiro, o colega,   | scurra, scurrae, o bobo, o truão, etc.     |

# b) Substantivos de gênero feminino.

| Ombana |                       | A \$1111/21 |                           |  |
|--------|-----------------------|-------------|---------------------------|--|
|        |                       |             | •                         |  |
| Nom.   | ros-a, a rosa.        | Nom.        | ros-ae, as rosas.         |  |
| Gen.   | ros-ae, da rosa.      | Gen.        | ros-ārum, das rosas.      |  |
| Dat.   | ros-ae, à rosa.       | Dat.        | ros-is, às rosas.         |  |
| Ac.    | ros-am, a rosa.       | Ac.         | ros-as, as rosas.         |  |
| Voc.   | ros-a, & rosa.        | Voc.        | ros-ae, 6 rosas.          |  |
| Abl.   | ros-a, da, pela rosa. | Abl.        | ros-is, das, pelas rosas. |  |

# Por este declinam-se os seguintes e outros de gênero feminino:

| Planta. | plantae, | a planta; | via,  | viae,  | o caminho;  |
|---------|----------|-----------|-------|--------|-------------|
| praeda, | praedae, | a presa;  | cura, | curae, | o cuidado;  |
| fabŭla, | fabŭlae, | a lábula; | casa, | casae, | a choupana. |

# Substantivos que têm o dativo e o ablativo plural em ABUS.

19. — Os substantivos dea, filia, liberta no dativo e ablativo plural, alem da forma regular em is, têm uma irregular em ābus, quando estão unidos ou contrapostos aos correspondentes dativos e ablativos plurais masculinos da segunda declinação dis, filius, libertis (dos nom. deus, filius, libertus). Assim se diz dis deabusque, aos deuses e às deusas; filias et filiabus, aos filhos e às filhas; libertis et libertabus, aos libertos e às libertas; non solum filias sed etiam filiabus, não só aos filhos mas tambem às filhas.

Estas formas em ābus não se usam quando não estão contrapostas ou unidas aos substantivos correspondentes masculinos. Os gramáticos latinos dão tambem animabus, asinabus, equabus, famulabus, mas estas formas ou não se encontram nos escritores ou só aparecem no período da decadência.

# Observações sobre os casos.

20. — a) A antiga desinência do genitivo singular em as encontra-se no substantivo familia, família, mas só com os substantivos pater, mater, filius e filia; portanto pode-se dizer tanto pater familias como pater familiae; mater familias e mater familiae, etc. O genitivo familiae é usual em Cesar, Lívio e Tácito.

Outra forma arcaica do genitivo singular, que só se encontra nos poetas, termina em ai, por ex.: aulai por aulae, nom. cula,

f. pátio, palácio, corte.

b) Alguns substantivos que indicam medidas ou mordas, como amphora e drachma, especialmente se unidos com os numerais, têm tambem a desinência um no genitivo plural em vez de arum:

portanto amphorum, drachmum = amphorarum, drachmarum.

c) Assim os compostos de cola e gena, como caelicola, habitante do céu; terrigena, nascido na terra, podem ter o genitivo plural em um: caelicolum, terrigenum: mas este uso é exclusivamente poético. Os poetas usam tambem no genitivo plural- um em vez dearum na declinação dos nomes gregos ou estrangeiros, p. ex.: Aencadum por Acneadarum, de Acneadae, m., os Troianos, companheiros ou descendentes de Encias; Arsacidum por Arsacidarum. de Arsacidae, m., os Ársadas, descendentes de Ársace.

# Outras particularidades.

21. - Os seguintes substantivos no plural, alem do significado proprio, têm um significado análogo ou diverso: cera, cera; plur. cerae, taboazinhas enceradas; copia, abundância; plur. copiae, exércitos, tropas; fortuna, fortuna; pl. fortunae, bens de fortuna, riquezes, bens; gratia, reconhecimento, favor; plur. gratiae, agradecimentos; littera, letra do alfabeto; plur. litterae, carta, espistola; opera, obra: plur. operac, operarios; vigilia, vigilia; plur. vigiliae, as sentinelas.

# 11 8 SEGUNDA DECLINAÇÃO

22. — A segunda declinação termina no nominativo singular em us, er, ir, um. Os substantivos terminados em -us podem ser masculinos ou femininos. Os que terminam em -er são todos masculinos. Há um só que termina em -ir : pir = varão. Os terminados em -um são neutros. O genitivo singular termina sempre em -i.

Desinência dos casos da segunda declinação

| SINGULAR                                          | PLURAL                                          |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Nom. ŭs, ĕr, ĭr, um<br>Gen. ī<br>Dat. ō<br>Ac. um | Nom. 1, neutro 2<br>Gen. örum<br>Dat. 18        |  |  |
| Voc. ĕ, igual ao nom. Abl. ō                      | Ac. os, neutro ă<br>Voc. 7, neutro ă<br>Abl. is |  |  |

# 1) SUBSTANTIVOS DE GÊNERO MASCULINO E FEMININO

- 1) Substantivos masculinos terminados em US.
- a) Os substantivos em us, quer masculinos quer femininos, têm o vocativo em e, exceto Deus, Deus; agnus, cordeiro; chorus, coro, que têm o vocativo igual ao nominativo. Estes vocativos são post-clássicos. A forma clássica do vocativo de Deus é Dive (de divus, i, m.).
- b) Os substantivos em tus, sendo nomes próprios de pessoas, têm o vocativo singular em i, mas os de origem grega em tus têm o vocativo regular em e, p. ex.: Dartus, voc. Darte; sendo nomes comuns ou adjetivos (ainda quando usados como nomes próprios) como: vicartus; egregus, imptus têm regulamente o vocativo em e, exceto: filtus, filho; gentus, gênio, que fazem no vocativo fili, geni; mas dir-se-á: Pie, ó Pio; Delie, ó Apolo, dos adjetivos pius, a, um, pio; delius, a, um, da ilha de Delos.
- c) Tambem o adjetivo meur no vocativo singular faz mi: ó meu filho=fili mi.

# Singular

### Plural

| Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | domin-us, o senhor. domin-i, do senhor. domin-o, ao senhor. domin-un, o senhor. domin-e, ó senhor. domin-o, do, pelo senhor. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | domin-i, os senhores. domin-orum, dos senhores domin-is, aos senhores. domin-os, os senhores. domin-i, ó senhores. domin-is dos, pelos se- |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUI.                                        | domin-o, ao, pelo sennor.                                                                                                    | Abl.                        | nhores.                                                                                                                                    |

Por este se declinam os seguintes e outros de gênero masculino:

| anŭlus, anŭli, o anel,          |
|---------------------------------|
| amīcus, amīci, o amigo,         |
| discipulus, discipuli, o aluno, |

fluvius, fluvii, o rio, digitus, digiti, o dedo, cervus, cervi, o veado.

Deus é irregular em muitos casos e se declina assim:

|      | Singular                                        |                     | Plural                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom. | De-us, Deus.                                    | Nom.                | Di ou Dii (rar. Dei), oc                                                                                 |
| Gen. | De-i, de Deus.                                  | Gen.                | deuses.<br>De-örum ou Deum, dos                                                                          |
| Dat. | De-o, a Deus.                                   | Dat.                | Dis ou Diis (rar. Deis),                                                                                 |
| Voc. | De-um, Deus. De-us, & Deus. De-o, de, por Deus. | Ac.<br>Voc.<br>Abl. | aos deuses. De-os, os deuses. Dī ou Dii(rar. Dei), ó deuses. Dīs ou Diis (rar. Deis), dos. pelos deuses. |

As formas Dī, Dīs, são as mais usadas na prosa.

# 2) Substantivos terminados em - IUS.

### Singular Plural Nom. fili-us, o fitho. Nom. fili-i, os filhos. Gen. fili-i, do filho. Gen. fili-orum, dos filhos. Dat. fili-o. ao filho. Dat. filt-is, aos filhos. Ac. fili-um, o filho. Ac. fili-os, os filhor. Voc. fil-i. ó filho. Voc. fili-i, o filhos. Abl. fili-o, do, pelo filho. Abl. fili-is, dos. pelos filhos.

Por este declinam-se os nomes próprios: Antonius, Bonifacius, Ignatius, Ovidius, etc., voc. o Antoni. o Bonifaci, o Ignati, o Ovidi, etc., e o nome comum genius.

Mas, como já ficou dito, os substantivos comuns e os adje-

tivos têm o vocativo singular em e, como:

Tabellarius, voc. o tabellarie.
Vicarius, o vicarie.
Notarius, o notarie.

Adversarius, o adversarie.
Impius. o impie.
Egregius, o egregie.

# 3) Substantivos femininos em -US.

Os seguintes substantivos terminados em -us são temininos: humus, terra; domus, a casa, e em geral o nome das árvores, como: fagus robusta = faia robusta; malus parva = macieira pequena: platanus grata = plátano agradavel; populus alla = álamo alto. Tambem em português os nomes de plantas são em geral femininos, a percira, a macieira.

Os nomes de frutas, que em latim são neutros e usados quase sempre no plural, em português são de gênero feminino. Assim pira. neutro plural de pirum, deu pera; cerăsa, neutro plural de cerăsum, deu cereja, etc.

# 4) Substantivos em -ER, -IR.

23. — Os substantivos em er têm o vocativo igual ao nominativo. Nos outros casos do singular e plural alguns conservam o c, outros o perdem. Assim, p. ex.: magister, no genitivo faz magistri; ao passo que puer no genitivo faz puĕri; conservam no quando o conservam no genitivo singular, perdem-no quando o perdem no genitivo singular.

|                             | Singular                                                                                                                                |                             | Plural                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | magīst-er, o mestre. magīstr-i, do mestre. magīstr-o, ao mestre. magīstr-um, o mestre. magīst-er, δ mestre. magīstr-o, do, pelo mestre. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | magīstr-i, os mestres. magistr-ōrum, dos mestres. magistr-is, aos mestres. magistr-os, os mestres. magistr-i, ó mestres. magistr-is, dos, pelos mestres. |

# Assim se declinam os substantivos:

Ager, agri, campo; aper, apri, javali; liber, libri, livro; minister, ministri, ministro; colŭber, colŭbri, serpente, etc.

| Singular | Plura |
|----------|-------|
|          |       |

| Nom. | puer, o menino.          | Nom. | puěr-i, os meninos.         |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|
| Gen. | puer-i, do menino.       | Gen. | puer-orum, dos meninos.     |
| Dat. | puer-o, ao menino.       |      | puer-is, aos meninos.       |
| Ac.  | puer-um, o menino.       | Ac.  | puer-os, os meninos.        |
|      | puer, 6 menino.          | Voc. | puer-i, 6 meninos.          |
| Abl. | puer-o. do. pelo menino. | Abl. | puer-is, dos, pelos meninos |

### Assim se declinam os substantivos:

Socer, socëri, sogro; gener, genëri, genro; signifer, signifëri, porta-bandeira, etc.

# Declinação de VIR.

O único substantivo terminado no nominativo em -ir é o substantivo vir que no nominativo e vocativo singular perdeu a desinência us. Nos outros casos é regular.

# Singular Plural

| Nom. | vir, o homem.          | Nom. | vir-i, os homens.          |
|------|------------------------|------|----------------------------|
| Gen. | vir-i, do homem.       | Gen. | vir-orum, dos homens.      |
| Dat. | vir-o, ao homem.       |      | vir-is, aos homens.        |
| Ac.  | vir-um, o homem.       | Ac.  | vir-os, os homens.         |
| Voc. | vir, 6 homem.          | Voc. | vir-i, 6 homens.           |
|      | vir-o, do, pelo homem. | Abl. | vir-is, dos, pelos homens. |

Por vir declinam-se os seus compostos: duumvir, triumvir, decempir, quindecimvir.

# 2) SUBSTANTIVOS DE GÊNERO NEUTRO

# 1) Neutros terminados em -UM.

24. — Os substantivos de gênero neutro têm em todas as declinações três casos iguais: nominativo, acusativo e vocativo, e estes no plural terminam sempre em -ã.

| Singular    |                                  | Plural |                          |
|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| Nom.        | templ-um, o templo ou            | Nom.   | templ-a, as igrejas.     |
| Gan.        | a igreja.<br>templ-i, da igreja. |        | templ-orum, das igrejas. |
| Dat.        | templ-o, à igreja.               | Dat.   | templ-is, ds igrejas.    |
| Ac.<br>Voc. | templ-um, a igreja.              | AC.    | templ-a, as igrejas.     |
| Abl         | templ-um, ó igreja.              |        | templ-a, o igrejas.      |

Por este se declinam os seguintes e outros de gênero neutro:

consilium, consilii, o conselho, verbum, verbi, a palavra, oppidum, oppidi, o castelo,

praecēptum, praecēpti, o preceito, vitium, vitii, o vicio, mendacium, mendacii, a mentira, etc.

# 2) Neutros em -US.

Embora terminados em -us, são de gênero neutro: virus, o veneno; vulgus, o vulgo; pelágus, o mar. Convem notar:

- 1.º) Virus não tem plural: é substituido por venena. Do singular, em boa prosa, apenas se encontram os três casos iguais: nominativo, vocativo e acusativo.
- 2.°) Vulgus não tem plural. No singular é tambem usado como masculino por Cesar, Cornélio Nepos, Salústio, Tito Lívio e Tácito.
- 3.º) Pelägus é termo poético e em prosa começou a ser empregado só depois de Augusto. Em Lucrécio encontra-se o plural pelage, à imitação do grego.

# Observações sobre os casos.

- 25.—a) Nos substantivos em lus ou lum, os dois il do genitivo singular contraem-se frequentemente em l, p. ex.: filii—fili; ingenii—ingeni; Antonii—Antoni; Ovidii—Ovidi; imperii—imperi.
- b) A forma contrata em -ī é a regular do período clássico. Observe-se, porem, que os adjetivos em ĭus terminam sempre o genitivo em -ĭi, p. ex.: proprĭi, egregĭi, impĭi, patrĭi.
- c) Tambem os substantivos desta declinação, que significam pesos, medidas ou moedas, podem ter o genitivo plural em um em vez de orum. Assim, em lugar de nummorum, sestertiorum, modiorum, digitorum, (digitus, i = dedo, quando usado como medida de comprimento=0,m018), encontram-se, particularmente se vêm unidos aos numerais, as formas: nummum, sestertium, modium, digitum.
- d) Temos igualmente praefectus fabrum = praefectus fabrorum, comandante dos operários militares, do gênio militar; decemvirum, triumvirum = decemvirorum, triumvirorum; deum = deorum; liběrum = liberorum; virum = virorum.

# Outras particularidades.

26. — Os seguintes substantivos têm no plural um significado análogo ou diverso do que têm no singular:

auxilium, auxílio: auxilia, tropas euxiliares;

bonum, bem: bona, bens de fortuna;

castrum, castelo: castra, acampamento;

comitium, lugar onde o povo se reunia para deliberar: comitia, assembléia do povo;

horius, jardim; horti, jardins públicos, parque;

impedimentum, impedimento; impedimenta, bagagens (de um exército);

ludus, jogo, escola: ludi, espetáculos, jogos públicos;

rostrum, rostro, bico de pássaro: castra, a tribuna dos oradores.

## S III

# TERCEIRA DECLINAÇÃO

27. — A terceira declinação compreende substantivos de várias terminações no nominativo, pertencentes a todos os gêneros.

O genitivo singular termina sempre em -is.

O acusativo singular ordinariamente termina em -em, alguns nomes terminam em -im, outros arbitrariamente em -em, ou -im.

O ablativo singular ordinariamente termina em -e; contudo, os nomes, que fazem -im no acusativo e alguns outros, terminam · em -i.

O genitivo plural termina em -um, algumas vezes tambem em -ium

Alguns substantivos neutros terminam os três casos iguais (nom., ac. e voc.) do neutro plural em -a, outros em -ia.

# Desinências dos casos da terceira declinação

| SINGULAR                                                                                                                                  | PLURAL       |          |            | L                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------------------------------------------------|
| MAS, FEM. NEUTRO                                                                                                                          | 3.4          | AS.      | FEM.       | NEUTRO                                               |
| Nom. Tem várias terminações Gen. is Dat. i Ac. om; às vezes im. Igual ao nom. Voc. Igual ao nominativo Abl. ĕ, às vezes ī, às vezes e e i | Gen.<br>Dat. | ēs<br>ēs | um, às ver | ds vezes iă<br>zes ium<br>ds vezes iă<br>ds vezes iă |

# Declinação dos substantivos masculinos e femininos

- 28. Os substantivos masculinos e femininos, que pertencem à terceira declinação, dividem-se em: 1) imparissílabos e 2) parissilabos.
- 1) Imparissílabos são os substantivos que no genitivo singular aumentam de uma ou mais sílabas o número que tinham no nominativo, p. ex.:
  - lex (1) gen. sing. legis (2), lei. nox (1) » noctis (2), noite. arbor (2) arboris (3), árvore. societas (4) » societătis (5), sociedade.

Este aumento conserva-se em todos os casos, com exceção do vocativo singular, que é sempre igual ao nominativo.

Os imparissilabos, por sua vez, subdividem-se em duas

classes:

a) Imparissilabos que antes da desinência -is do genitivo singular apresentam uma só consoante — ou mais brevemente: substantivos imparissílabos cujos temas terminam em uma só consoante, p. ex .:

lex gen. sing. leg-is.
arbor » » arbor-is.
societas » » societāt-is.

# Desinências dos imparissílabos cujos temas terminam em uma só consoante

| SINGULAR                 | PL   | URAL |
|--------------------------|------|------|
| Nom. Várias lerminações  | Nom. | es   |
| Gen. is                  | Gen. | um   |
| Dat. i                   | Dat. | ĭbus |
| Ac. em                   | Ac.  | es   |
| Voc. Igual ao nominativo | Voc. | es   |
| Abl. e                   | Abl. | ibus |

# Exemplos — substantivos femininos:

| Gen. | Singular lex, a lei. leg-is, da lei. leg-i, à lei. leg-em, a lei. lex, 6 lei. | Plural Nom. leg-es, as leis. Gen. leg-um, das leis. Dat. leg-ibus, às leis. Ac. leg-es, as leis. Voc. leg-es, ó leis. |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abi. | leg-e, da, pela lei.                                                          | Abl. leg-ibus, das, pelas lei                                                                                         | J, |

|                             | 0 ,, ,                                                                                                         | TAUL.                       | reg-rous, aas, petas tets.                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Singular                                                                                                       |                             | Plural                                                                                                                                                      |
| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | arbor, a árvore, a planta. arbor-is, da árvore. arbor-em, a árvore. arbor, ó árvore. arbor-e, da, pela árvore. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | arbor-es, as árvores.<br>arbor-um, das árvores.<br>arbor-ĭbus, às árvores.<br>arbor-es, as árvores.<br>arbor-es, ó árvores.<br>arbor-ibus, das, pelas árvo- |
|                             |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                |                                             | res.                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | Singular societas, a sociedade. societat-is, da sociedade. societat-in, à sociedade. societat-em, a sociedade. societat-e, da, pela sociedade. | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | Plural societät-es, as sociedades. societät-um, das sociedades. societat-ibus, às sociedades. societat-es, as sociedades. societat-es, ó sociedades. societat-ibus, das, pelas sociedades. |

# Substantivos masculinos:

Singular

|              | 31119 21111                                   |      | Plural                   |
|--------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|
| Nom.<br>Gen. | sermo, o discurso.<br>sermon-is, do discurso. | Nom. | sermon-es, os discursos. |

| Ac. sermon-em, o discurso. A | nt. sermon-ibus, aos discursos. sermon-es, os discursos. c. sermon-es, ó discursos. ol. sermon-ibus, dos, pelos discursos. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Singular ordo, a ordem. ordin-is, da ordem. ordin-i, à ordem. ordin-em, a ordem. ordo, ó ordem. ordin-e, da, pela ordem. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Plural ordin-es, as ordens. ordin-ibus, às ordens. ordin-es, as ordens. ordin-es, ó ordens. ordin-es, ó ordens. ordin-ibus, das, pelas ordens. | 7r- |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

b) Imparissílabos que antes da desinência -is do genitivo singular apresentam duas ou mais consoantes — ou mais brevemente: substantivos imparissílabos cujos temas terminam em duas ou mais consoantes, p. ex.:

2) Parissílabos são os substantivos que no genitivo singular conservam o mesmo número de sílabas que tinham no nominativo singular, p. ex.:

civis (2) gen. sing. civis (2), cidadão.
ovis (2) ovis (2), ovelha.
nubes (2) ovis (2), nuvem.

Obrervação. — Estes substantivos, em geral, terminam o nominativo singular em is ou es.

Os substantivos imparissílabos da classe b (cujos temas terminam em duas ou mais consoantes) e os parissílabos admitem as mesmas desinências.

Desinências dos imparissilabos cujos temas terminam em duas ou mais consoantes e dos parissilabos

| SINGULAR                                  | PLURAL       |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nom. Imp.: Várias term.<br>Par.: is ou es | Nom.         | es          |
| Gen. is<br>Dat. i                         | Gen.<br>Dat. | ĭum<br>ĭbus |
| Ac. em                                    | Ac.          | es          |
| Voc. Igual ao nominativo<br>Abl. e        | Voc.<br>Abl. | es<br>ĭbus  |

# Exemplos:

# Singular

Nom. nox, a noite.
Gen. noct-is, da noite.
Dat. noct-i, à noite.
Ac. noct-em, a noite.
Voc. nox, 6 noite.

Abl. noct-e, da, pela noite.

# Singular

Nom. urbs, a cidade.
Gen. urb-is da cidade.
Dat. urb-i, à cidade.
Ac. urb-em, a cidade.
Voc. urbs, ó cidade.
Abl. urb-e, da, pela cidade.

# Singular

Nom. ars, a arte.
Gen. art-is, da arte.
Dat. art-i, à arte.
Ac. art-em, a arte.
Voc. ars, ó arte.
Abl. art-e, da, pela arte.

# Singular

Nom. civis, o cidadão.
Gen. civ-is, do cidadão.
Dat. civ-i, ao cidadão.
Ac. civ-em, o cidadão.
Voc. civis, ó cidadão.
Abl. civ-e, do, pelo cidadão.

# Singular

Nom. ovie, a ovelha.
Gen. ov-is, da ovelha.
Dat. ov-i, à ovelha.
Ac. ov-em, a ovelha.
Voc. ovis, ó ovelha.
Abl. ov-e, da, pela ovelha.

# Singular

Nom. nubes, a nuvem. Gen. nub-is, da nuvem.

# Plural

Nom. noct-es, as noites.
Gen. noct-ium, das noites.
Dat. noct-ibus, às noites.
Ac. noct-es, as noites.
Voc. noct-es, 6 noites.
Abl. noct-ibus, das, pelas noites.

### Plural

Nom. urb-es, as cidades.
Gen. urb-ĭum, das cidades.
Dat. urb-ĭbus, às cidades.
Ac. urb-es, as cidades.
Voc. urb-es, ó cidades.
Abl. urb-ibus, das, pelas cidades.

### Plural

Nom. art-es, as arles.
Gen. art-ĭum, das arles.
Dat. art-ībus, às arles.
Ac. art-es, as arles.
Voc. art-es, ó arles.
Abl. art-ĭbus, das, pelas arles.

# Plural

Nom. civ-es, os cidadãos.
Gen. civ-ĭum, dos cidadãos.
Dat. civ-ĭbus, aos cidadãos.
Ac. civ-es, os cidadãos.
Voc. civ-es, ó cidadãos.
Abl. civ-ibus, dos, pelos cidadãos.

# Plural

Nom. ov-es, as ovelhas.
Gen. ov-ium, das ovelhas.
Dat. ov-ibus, às ovelhas.
Ac. ov-es, as ovelhas.
Voc. ov-es, 6 ovelhas.
Abl. ov-ibus, das, pelas ovelhas.

# Plural

Nom. nub-es, as nuvens. Gen. nub-ium, das nuvens.

Dat. nub-i, à nuvem. nub-ibus, às nuvens. Dat. Ac. nub-em, a nuvem. Ac. nub-es, as nuvens. Voc. nubes, & nuvem. Voc. nub-es, 6 nuvens. Abl. nub-e, da, pela nuvem. Abl. nub-ibus, das, pelas nuvens.

Conclusão. — Comparando-se as desinências dos substantivos imparissílabos e parissílabos resulta que todas as desinências para os casos do singular e plural são iguais, com a única exceção do genitivo plural em que os imparissílabos cujos temas terminam em uma só consoante fazem -UM e os imparissílabos cujos temas terminam em duas ou mais consoantes, c os parissílabos fazem -IUM.

# Exceções:

Singular

Singular

Os seguintes parassílabos com o nominativo em -ter têm nos outros casos um tema abreviado em -tr e se declinam como os imparissílabos:

# Substantivos do gênero feminino.

Plural

Plural

| Nom.   | mater, a mãe.         | Nom. | matr-es, as mães.           |
|--------|-----------------------|------|-----------------------------|
| Gen.   | matr-is. da mãc.      | Gen. | matr-um, das mães.          |
| Dat.   | matr-i, à mãe.        | Dat  | matr-ībus, às mães.         |
| Ac.    | matr-em, a mãe.       | Ac.  | mati-rous, as maes.         |
| Voc.   | mater, ó mãe.         | Voc. | matr-es, as mães.           |
|        |                       |      |                             |
| Troit. | matr-e, da, pela mãe. | Abl. | matr-ibus, das, pelas maes. |

# Substantivos de gênero masculino.

| Gen. | pater, o pai. patr-is, do pai. patr-i, ao pai. patr-em, o pai. pater, ó pai. pater, o pai. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | patr-es, os pais. patr-um, dos pais. patr-ibus, aos pais. patr-es, os pais. patr-es, ó pais. patr-ybus, dos, pelos pais. |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Do mesmo modo: frater, fratris, o irmão; plural: fratres, fratrum.

Accipiter, accipitris, gavião; plural: accipitres, accipitrum.

O nome Juppiter, Jupiter, é irregular:

Nom. Juppiter, Júpiter.
Gen. Jovis, de Júpiter.
Dat. Jovi, a Júpiter.
Ac. Jovem, Júpiter.
Voc. Juppiter, ó Júpiter.
Abl. Joved, e, por Júpiter.

# OBSERVAÇÕES SOBRE OS CASOS

- a) Acusativo singular em -IM e ablativo em -I.
- 29. Têm o ac. singular em -im e o abl. em -i:
- 1) Os nomes parissílabos de rios terminados em is, p. ex.:

Tiberis, Tibre ac. Tiber-im abl. Tiber-i.
Tanăis, Tanais
(Don) Tana-im Tana-i.

2) Os nomes de cidades terminados em -is de origem grega ou provenientes de outra língua estrangeira, p. ex.:

Neapolis ac. Neapol-im abl. Neapol-i. Amphipolis Amphipol-im \* 3 Amphipol-i. Nicopolis Nicopol-im Nicopol-i. Tripolis Tripol-im Tripol-i. Sybaris Sybar-im Sybar-i.

5) Os substantivos:

sitis, a sede ac. sit-im abl. sit-i. tussis, a tosse 3 tuss-im tuss-i. vis, a força v-im V-1. 23amussis, f., o nivel amuss-im amuss-i. buris, a rabica do arado bur-im bur-i. ravis, a rouquidão rav-im rav-i.

4) Têm de preserência im e i, em vez de em e e os seguintes:

febris, a febre ac. febr-im abl. febr-i.
puppis, a popa pupp-im pupp-in pupp-i.
securis, f., o machado secur-im turris, a torre turrim turri.

5) Outros têm em no ac. e no abl. ora e ora i:

civis, o cidadão civ-em ac. abl. civ-e ou civ-i. ignis, o fogo ign-em 3. ign-e ou ign-i. navis, a nau nav-em 7. nav-e ou nav-i. classis, a armada - 5 class-em class-e ou class-i ovis, a ovelha ov-em > ov-e ou ov-i. avis, a ave 35 av-em av-e ou av-i. amnis, o rio 20 amn-em amn-e ou amn-i anguis, m. e f., angu-em 25 angu-e ou angu-i. a serpente

Usa-se sempre i na frase: jerro ignique vastare, por a ferro e fogo: aqua et igni interdicere alicui, proibir a alguem o uso da água e do fogo, exilá-lo.

#### b) Genitivo plural.

30. — a) Os parissílabos juvenis, o jovem; canis, o cão e panis, o pão, têm o genitivo plural terminado em -um (não -ium):

juvenis, gen. plural: juven-um. canis, gen. plural: can-um. panis, gen. plural: pan-um.

- b) Os nomes parissílabos terminados em es (cf. n. 28, 2, parissílabos, observação, pág. 31) têm o genitivo plural em ium, contudo, sedes, sedis, f., cadeira, assento, faz sedum, preferivel a sedium e vates, vatis, m. f., adivinho, profetisa, poeta, poetisa, faz vatum. Raras vezes encontra-se vatium.
- c) Têm o genitivo plural em -ium os seguintes nomes que derivam de antigos temas terminados em -i:
  - lis, litis, f., pleito, demanda: gen. plural litium.
     dos, dotis f. dote: gen. plural dotium.
     optimates (plural mas.), optimates: gen. plural optimatium.
     Penates (plural mas.), deuses penates: gen. plural penatium.
  - II) Os nomes de povo terminados em -ās, -ātis; -īs, -ītis:
    Arpinates, os habitantes de Arpino: gen. plural Arpinat-ium.
    Samnites, os Samnitas: gen. plural Samnit-ium.
    Quirites, os Quirites: gen. plural Quirit-ium.

Do mesmo modo nostrates, as pessoas de nossa terra: gen. plural

Nos escritores arcaicos encontram-se tambem vestigios destes nomes com o antigo nominativo em -atis, -itis; como Sarsinatis em Plauto; Arpinatis e Samnitis em Catão.

III) A semelhança dos temas terminados em -i, têm o gen. plural em -ium, os seguintes monossilabos:

mās, māris = macho: gen. plural mār-ium. mūs, mūris, m. cf., = rato: gen. plural mūr-ium.

glīs, glīris = arganaz: gen. plural glīr-ium. vīs, força, plural vires: gen. plural vir-ium.

nix, nivis, a neve: plural nives=flocos de neve: gen. plural nivisum.

fauces, fauces: gen. plural fauc-ium.

fraus, fraude, gen. plural fraudum e fraudium. renes, os rins: gen. plural renum e renium.

- IV) Os nomes abstratos terminados em -tas, -tatis, têm o genitivo plural em -um, às vezes tambem em -ium. E' frequentíssimo, em todos os escritores o uso de civitatium em vez de civitatum, de civitas, civitatis, f., cidadania, foro ou direito de cidadão, a totalidade dos cidadãos, estado, nação.
  - V) Notem-se ainda: parentes, m., os pais: gen. plural parentem, mais usado que

parentium. Singular: parent, parentis, m. e f., pai ou mão. mensis, is, m., mes: gen. plural mensium e mensum. volucris, is, f., ave: gen. plural volucrium e volucrum.

apis, is, f., abelha: gen. plural apium e apum.

cliens, clientis, m., cliente: gen. plural clientium e clientum. adulescens, adulescentis, m. c f., adolescente: gen. plural adulescentium e adulescentum.

laus, laudis, f., louvor: gen. plural laudium e laudium, etc., etc.

## c) Acusativo plural.

31. - Os nomes e adjetivos que terminam no gen. plural em -ium tinham no período clássico o ac. plural em -īs: p. ex.: civis, classis, cohortis, collis, hostis, navis, etc. Mais tarde, o -is do ac. plural extendeu-se tambem ao nominativo; isso, porem, mais nos poetas que nos prosadores.

## DECLINAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS NEUTROS

52. -- a) Os neutros que terminam o nominativo sing. em: ĕ, ăl, ăr.

Os substantivos neutros terminados em e, al, ar fazem:

a) no abl. singular -ī.

b) nos três casos iguais do plural -ĭă.

c) no gen. plural -ĭum.

Excetuam-se: nectar, nectăris, nectar, abl. nectăre; jubar, jubăris, esplendor, abl. jubăre; sal, sălis, sal (no sing. pode ser masculino e neutro, no plural sempre masculino), abl. cale, porque o a destes substantivos é breve.

#### Desinências

| SINGULAR                                                                                 | PLURAL                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom. ĕ, ăl, ăr<br>Gen. ĭs<br>Dat. ī<br>Ac. Igual ao nom.<br>Voc. Igual ao nom.<br>Abl. ī | Nom. ĭă Gen. řum Dat. řbus Ac. ĭă Voc. ĭă Abl. řbus |

| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Singular cubil-e, o leito. cubil-is, do leito. cubil-i, ao leito. cubil-e, o leito. cubil-e, ó leito. cubil-i, do, pelo leito. | Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Plūral cubil-ĭa, os leitos. cubil-ĭum, dos leitos. cubil-ĭbus, aos leitos. cubil-ia, os leitos. cubil-ia, ó leitos. cubil-ia, ó leitos. cubil-ĭbus, dos, pelos leitos. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ac. animal, o animal. Voc. animal, o animal. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Plural animal-ĭa, os animais. animal-ĭum, dos animais. animal-ĭbus, aos animais. animal-ia, os animais. animal-ia, ó animais. animal-ibus, dos, pelos animais. |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     | Singular                                                                              |                     | Plural                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | exemplar, o exemplar.                                                                 |                     | exemplar-ia, os exemplares.                                                                           |
| Gen.                | exemplar-is, do exemplar.                                                             | Gen.                | exemplar-ium, dos exem-                                                                               |
| Dat.                | exemplar-i, ao exemplar.                                                              | Dat.                | plares. exemplar-ĭbus, aos exemplares.                                                                |
| Ac.<br>Voc.<br>Abl. | exemplar, o exemplar.<br>exemplar, o exemplar.<br>exemplar-i, do, pelo exem-<br>plar. | Ac.<br>Voc.<br>Abl. | exemplar-ia, os exemplares.<br>exemplar-ia, ó exemplares.<br>exemplar-ibus, dos, pelos<br>exemplares. |

### Mais exemplos:

| ovile, ovilis, o redil,        | calcar, calcāris, a espora,       |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| praesēpe, praesēpis, o curral. | tribūnal, tribunālis, o tribunal. |

#### b) Os outros substantivos de gênero neutro.

Os outros substantivos de gênero neutro fazem:

a) no ablativo singular -č.
b) nos três casos iguais do plural -ă.
c) no genitivo plural -um.

#### Desinências

|      | SINGULAR             |      | PLURAL |
|------|----------------------|------|--------|
| Nom. | Várias terminações.  | Nom. | ă      |
| Gen. | ĭs                   | Gen. | um     |
| Dat. | ī                    | Dat. | · ĭbus |
| Ac.  | Igual ao nominativo. | Ac.  | ă      |
| Voc. | Igual ao nominativo. | Voc. | ă      |
| Abl. | ĕ                    | Abl. | ĭbus   |

|      | Singular                  |      | Plural                   |
|------|---------------------------|------|--------------------------|
| Nom. | tempus, o tempo.          | Non. | tempor-a, os tempos.     |
| Gen. | tempor-is, do tempo.      | Gen. | tempor-um, dos tempos.   |
| Dat. | tempor-i, ao tempo.       | Dat. | tempor-ibus, aos lempor. |
| Ac.  | tempus, o tempo.          | Ac.  | tempor-a, os tempos.     |
| Voc. | tempus, ó lempo.          |      | tempor-a, & lempos.      |
| Abl. | tempor-e, do, pelo lempo. | Abl. | tempor-ibus, dos, pelos  |

Mais exemplos: litus, litoris, a praia. flumen, fluminis, o rio. caput, capitis, a cabeça.

lumen, luminis, a luz. nomen, nominis, o nome. agmen, agminis, o csquadrão.

Conclusão. — Comparando-se as desinências dos substantivos neutros, da letra a com as da letra b, resulta a diferença de desinências no abl. sing.; nom., ac. e voc. plural e gentivo plural.

Observação. — Cor, cordis, n., coração, tem no gen. plural cordium (nos escritores esclesiásticos); os, ossis, n., osso, gen. plural ossium.

# c) Substantivos neutros de origem grega, cujo tema termina em MA.

| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Singular thema, o tema. themat-is, do tema. themat-i, ao tema. thema, o tema. thema, ó tema. thema, ó tema. themat-e, do, pelo tema. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Plural themăt-a, os temas. themăt-um, dos temas. themat-ībus, aos temas. themat-a, os temas. themat-a, ó temas. themat-ibus, dos, pelos temas. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Por este declinam-se os seguintes:

Diadēma, diademātis, o diadema. Aenīgma, aenigmātis, o enigma. Diplēma, diplomātis, o diploma: Poëma, poëmātis, o poema, etc.

Observações. — 1) Estes substantivos neutros em -ma, de origem grega, no dativo e ablativo plurais fazem de preferência -is, em vez de -ibus, e no genitivo plural -orum em lugar de -um, p. ex.: poëmătis, poëmatorum melhor que poëmatibus, poëmătum (cf. n. 49, b, pág. 51).

2) No genitivo plural, alem de -ium, encontra-se tambem -orum em alguns substantivos neutros que indicam festas e solenidades, p. ex.: bacchanalia, bacanais, gen. plural bacchanalium e bacchanaliorum; sponsalia, esponsais, gen. plural sponsalium e sponsaliorum (cf. n. 45, c, pág. 48).

# Algumas particularidades dos substantivos da 3.ª declinação.

33. — Alguns substantivos têm dois temas ou um tema com duas variantes:

bos, m. e f., o boi, a vaca.
 Singular: gen. bov-is, dat. bov-i, ac. bov-em, voc. bos, abl. bov-e.
 Plural: nom., ac. e voc. bov-es, gen. bo-um, dat. e abl. bu-bus e bo-bus.

2) sus, m. e f., o porco, a porca.

Singular: gen. su-is, dat. su-i, ac. su-em, voc. sus, abl. su-e.

Plural: nom., ac. c voc. su-es, gen. su-um, dat. e abl. su-bus,
melhor que su-ibus.

3) caro, f., a carne; Singular: gen. carnis, dat. carn-i, ac. carn-em, voc. caro, abl. carn-e. Plural: nom., ac. e voc. carn-es (pedaços de carne), gen. carn-ium, dat. e abl. carn-ibus.

4) iter, n., a viagem:
Singular: gen. itinër-is, dat. itiner-i, ac. e voc. iter, abl.
itiner-c.
Plural: nom., ac. e voc. itiner-a, gen. itiner-um, dat. e abl.
itiner-ibus.

5) jecur, n., o fígado: Singular: gen. jecòris e jecinòris, dat. jecòr-i, ac. e voc. jecur, abl. jecòr-e. Plural: jecòra, etc. — Raramente se encontram as formas do tema jecinor — dativo singular jecinòri, etc. Plural: jecinòra, etc.

6) senex, m., o velho:
Singular: gen. sen-is, dat. sen-i, ac. sen-em, voc. senex, abl. sen-e.
Plural: nom., ac. e voc. sen-es, gen. sen-um, dat. e abl. sen-tbus.

7) supellex, f., os moveis:
Singular: gen. supellectil-is, dat. supellectil-i, ac. suppellectil-em, voc. supellect, abl. supellectil-e e supellectil-i. — Não tem plural.

8) munus, n., dom, dever, ofício, tem plural duplo: munera e munia.

#### 34. - Substantivos defectivos

1) dicio, J., o poder: dicionis, dicioni, dicionem, dicione. Não tem plural. O nominativo dicio só se usa no composto condicio, condição, pacto.

2) frux, f., todo fruto da terra (lig.: vida honrada, honesta). As formas usadas são: sing. ac. frugem; plural: fruges, frugum, frugibus. O dativo singular frugi usa-se como adjetivo indeclinavel = que tem hom procedimento, sábio, econômico (cf. n. 54. a, pág. 59).

3) ops, f., o auxílio. Singular: opis, opem, ope. O plural, com significação de poder, riqueza, é completo: opes, opum, opibus.

4) prex, f., a prece. Singular: abl. prece. Plural: preces, precum, precibus.

5) vix, J., vicissitude. No sing. são usados: vicem, vice; no plural: vices, vici-

bus.
6) spons, f., livre vontade. Só se usa no ablativo quando vem unido aos pronomes possessivos: meā, tuā, suā, nostrā, vestra: mea sponte=de minha espontânea vontade; tua sponte, etc.

7) fors, f., a sorte, a fortuna, o acaso. E' raro o nominativo fors; frequentíssimo o ablativo forte = por acaso. Não se usam os outros casos.

8) vis, a força, Sing.: nom. e voc. vis, ac. vim, abl. vi. Plural: nom.,ac. e voc. vires, gen. virium, dat. e abl. viribus (cf. n. 29, 3, pág. 36; n. 30, c, III, pág. 37).

35. - Vários substantivos neutros só são usados no plural no nom. e ac.:

1) os, n., a boca. Plural: ora; oribus é raro.

2) marc, n. o mar. Plural: maria; marium, maribus são raros.

5) rus, n., o campo. Plural: rura ; não há exemplo do genitivo; encontra-se ruribus pela primeira vez em S. Agostinho.

4) jus, n., o direito. Plural: jura; jurium, juribus, carissimos.

36. — Dos substantivos seguintes, uns conservam no plural um significado análogo ao que têm no singular, outros têm no plural significação diversa:

aedes ou aedis, is, o templo. carcer, eris, o carcere, facultas, alis, a facultade, finis, is, o fim, naris, is, a narina, ops, opis, o auxílio. pars, partis, a parte.

sal, salis, o sal, sors, sortis, a sorte,

aedes, ium, a casa; careeres, as barras (de ferro), as cancelas: facultates, bens, riquezas; fines, confins, território;

nares, o nariz; opes, o poder, a riqueza; partes, partido, papel que se representa no teatro:

sales, os sais, as argúcias; vortes, as respostas do oráculo.

#### SIV

## QUARTA DECLINAÇÃO

37. — A quarta declinação tem o genitivo singular terminado em us, e compreende substantivos masculinos e femininos terminados em us, e neutros em u. Estes últimos são indeclinaveis no singular, exceto o genitivo, que pode ser em us ou u; no plural têm os três casos semelhantes terminados em ua.

O dativo e o ablativo plurais terminameem ibus; alguns,

porem, acabam em ubus.

Desinências dos casos da quarta declinação

|                      | SIN            | NGULA  | IR         |   |                     |     | PLUR  | AL             |    |
|----------------------|----------------|--------|------------|---|---------------------|-----|-------|----------------|----|
| Nom.<br>Gen.<br>Dat. | us,            | neutro | ū<br>ūs ou | ū | Nom.<br>Gen.        |     | ũum   | neulro         | ŭë |
| Ac.                  | ŭī<br>um<br>ŭs | × ×    | ũ<br>ũ     |   | Dat.<br>Ac.<br>Voc. | ūs, | ĭbus, | ŭbus<br>neutro | -  |
| Abl.                 | ū              | >      | ũ          |   | Abl.                | ūs, |       | neutro<br>ŭbus | ŭă |

## 1) Substantivos de gênero masculino.

| 3.7                 | Singular                                                                                                                        |                     | Plural                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dat.<br>Ac.<br>Voc. | sens-us, o sentido. sens-us, do sentido. sens-ŭi, ao sentido. sens-um, o sentido. sens-us, ó sentido. sens-u, do, pelo sentido. | Dat.<br>Ac.<br>Voc. | sens-us, or sentidos. sens-um, dos sentidos. sens-ibus, aos sentidos. sens-us, os sentidos. sens-us, ó sentidos. sens-ibus, dos, pelos sen- tidos. |

Semelhantes a estes são os seguintes e outros muitos de gênero masculino:

fructus, fructus, o fruto, currus, currus, o coche, motus, motus, o movimento.

actus, actus, o alo. ascensus, ascensus, a rubida. introïtus, introïtus, o entrada, elc.

JESUS, nome próprio de nosso Salvador, é irregular; tem o nominativo terminado em us, o acusativo em um e os outros casos em u.

Singular

Nom. Jes-us, Jesús. Gen. Jes-u, de Jesús. Dat. Jes-u, a Jesús.

Ac. Jes-um, Jesús. Voc. Jes-u, ó Jesús. Abl. Jes-u, de, por Jesús.

#### 2) Substantivos de gênero feminino.

Singular
Nom. man-us, a mão.
Gen. man-us, da mão.
Dat. man-ui, à mão.
Ac. man-um, a mão.
Voc. man-u, ó mão.
Abl. man-u, da, pela mão.

Plural
Nom. man-us, as mãos.
Gen. man-ŭum, das mãos.
Dat. man-žbus, às mãos.
Ac. man-us, as mãos.
Voc. man-us, ô mãos.
Abl. man-ibus, das, pelas mãos.

Semelhantes a estes são os seguintes e outros de gênero feminino:

anus, anus, a velha, portícus, portícus, o pórtico, nurus, nurus, a nora, socrus, socrus, socrus, a sogra, etc.

#### Declinação do substantivo DOMUS.

Singular Nom. dom-us, a casa. Gen. dom-us, da casa. Plural Nom. dom-us, as casas. Gen. dom-uum, ou domorum.

das casas.

Dat. dom-ŭi ou domo, à casa. Ac. dom-um, a casa.

Dat. dom-ibus, às casas. Ac. dom-os, (raro domus), as

Voc. dom-us, ó casa.

Voc. dom-us, & casas.

Abl. dom-o, (rar. domu), da, pela casa.

Abl. dom-ibus, das, pelas casas.

Loc. domi, em casa.

Nota. — Domi (que é um antigo caso locativo) significa apenas em casa, não da casa, e se usa com os verbos que indicam lugar onde: domi = em casa, na pátria; domum = para casa; domo = da casa, da pátria, isto é, vindo da casa, da pátria.

# 3) Substantivos de gênero neutro.

Os substantivos neutros em -u são raríssimos; cornu c genu são os mais usados.

Singular

Plural

| Dat:<br>Ac.<br>Voc. | gen-u, o joelho. gen-us ou gen-u, do joelho gen-u, ao joelho. gen-u, o joelho. gen-u, o joelho. gen-u, o joelho. gen-u, o joelho. | Dat.<br>Ac.<br>Voc. | gen-uum, dos joelhos.<br>gen-ibus, aos joelhos.<br>gen-ua, os joelhos.<br>gen-ua, o joelhos. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | gram = s tos pelo joelho.                                                                                                         | Abl.                | gen-ibus, dos, pelos joelhe                                                                  |

Semethantes:

cornu, genitivo: cornu ou cornus, corno; gelu, u ou gelus, gelo, geada, etc.

## Substantivos terminados em UBUS no dativo e no ablativo plural.

38. — A forma primitiva do dativo e ablativo plurais era em -ubus, que em seguida se abrandou em -ibus. A forma ubus conservouse em alguns substantivos para distinguí-los das formas iguais de substantivos da terceira declinação, assim temos: arcubus, artubus, partübus, dativos e ablativos dos nomes arcus, arco; artus, membro; parlus, parto, para distinguí-los de artibus, arcibus, partibus, dativos e ablativos de substantivos da terceira declinação: ars, arte; arx, cume, atalaia: pars, parte.

Recebem a mesma desinência outros substantivos cujo

elenco vai mais abaixo.

Singular

Plural

| Mani                | - Amenda                                                                                                                 | Plural                                                                                                                                                |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dat.<br>Ac.<br>Voc. | arc-us, o arco. arc-us, do arco. arc-ui, ao arco. arc-um, o arco. arc-us, ó arco. arc-us, ó arco. arc-us, do, pelo arco. | Nom. arc-us, os arcos. Gen. arc-uum, dos arcos. Dat. arc-ubus, aos arcos. Ac. arc-us, os arcos. Voc. arc-us, ó arcos. Abl. arc-ubus, dos, pelos arcos | r. |

Por arcus declinam-se:

Artus, artus, m., o membro. Partus, partus, m., o parto. Tribus, tribus, f., a tribo.

Lacus, lacus, m., o lago.

Acus, acus, f., a agulha. Quercus, quercus, f., o carvalho. Pecu, pecu ou pecus (o sing. não é de uso clássico), n., o rebanho. Veru, veru ou verus, (ubus n., o espeto . Specus, specus, m. e f., a caverna. Portus, portus, m., (ibus. o porto.

#### Outras particularidades.

39. - a) Tonticus, us, m., o trovão, é masculino no singular e neutro

no plural: tonitraa.

b) Os escritores arcaicos, ou os que preferem estas formas, terminam, às vezes, o genitivo singular com a desinência -i da segunda em lugar de -us da quarta, p. ex.: tumulti por tumultus; quaesti por quaestus; sumpti por sumptus; senati por senatus, especialmente nas formas senati consultu, senati sententia; contudo a forma mais frequente é senatus consultu, senatus sententia.

c) Tambem nos bons excritores, em lugar do dativo singular em ui, encontra-se a forma contrata em u, p. ex.: magistratu, equitatu por magistratui, equita-

tui, dos nominativos magistratus, equitatus, etc.

d) Muitos substantivos da quarta declinação usam-se quasi exclusivamente seguidos de um genitivo ou de um adjetivo possessivo: arbitratu meo = a meu arbitrio; ductu Caesaris = sob o comando de Cesar; hortatu Ciceronis = por exortação de Cicero; impulsu Scipionis = por impulso de Cipião. E' muito frequente o abl. astu, na cidade.

e) Vários substantivos, que são ordinariamente da 2.º declinação, têm o ablativo da 4.º: fretum, i, estreito de mar, abl. fretu; scitum, i, decreto popular,

abl. olebis scilu.

f) De impetur, impeto, assalto, usam-se os seguintes casos: acusativo sing. impetum; abl. impetu; o nom. e ac. plural impetus; os outros casos suprem-se com o substantivo incursio, ônis, f.

#### \$ V

#### QUINTA DECLINAÇÃO

40. — A quinta declinação tem o genitivo acabado em ei e compreende substantivos todos de gênero feminino com o nomina-

tivo singular em es.

Apenas dies, dia, no singular, pode ser masculino ou feminino. E' masculino no sentido de dia, período de tempo de 24 horas; 
é feminino quando significar em geral tempo, circunstância, termo, 
dia determinado, ocasião, p. ex.: certa die; constituta ou praestituta 
die; quadam die. E' tambem feminino depois de ante, post, ad, 
seguidos de um pronome demonstrativo, p. ex.: ante cam diem.

— No plural é sempre masculino. O seu composto meridies, meio 
dia, é sempre masculino e carece de plural (Cf. n. 44, a, pág. 47).

O plural desta declinação só se usa nos substantivos res e dies; falta na maior parte dos outros, principalmente no genitivo,

dativo e ablativo.

#### Desinências dos casos da quinta declinação

| SINGULAR  |                                                 | PLURAL                                      |                                      |  |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data Voc. | ēs<br>ĕī ou ēī *<br>ĕī ou ēī *<br>em<br>ēs<br>ē | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | ēs<br>ērum<br>ēbus<br>ēs<br>ēs<br>ēs |  |

<sup>(\*)</sup> Por exemplo: rži, fidži, spži, porque o e é precedido de consoante; mas é sempre longo quando for precedido de vogal, p. ex.: diži, faciži, aciži, etc.

## 1) Substantivos de gênero masculino.

| Gen. d<br>Dai. d<br>Ac. d<br>Voc. d | li-ei, ao dia. li-em, o dia. li-es, o dia. | Plural Nom. di-es, os dias. Gen. di-erum, dos dias. Dat. di-ebus, aos dias. Ac. di-es, os dias. Toc. di-es, ó dias. Abl. di-ebus, dos, pelos dias. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 2.                                         | ioi. m-edus, dos, pelos dias.                                                                                                                      |

## 2) Substantivos de gênero feminino.

|          | Singular             | Plural                         |  |
|----------|----------------------|--------------------------------|--|
| Nom.     | r-es. a cousa.       | Nom - Frural                   |  |
| Gen.     | r-či, da cousa.      | Nom. r-es, as cousas.          |  |
| Dat.     | r-ei, à cousa.       | Gen. r-erum, das cousas.       |  |
| Ac.      | r-em, a cousa.       | Dat. r-ebus, às cousas.        |  |
| Voc      | r-es, o cousa.       | Ac. r-es, as cousas.           |  |
| Abl      | i o da and           | Voc. r-es, o cousas.           |  |
| . I UII. | r-e, da, pela cousa. | Abl. r-ebus, das, pelas cousas |  |

Mais exemplos:

fides, fidei, a jé, pernicies, perniciei, a ruina. species, speciei, a aparência, etc.

41. - a) Note-se, porem, que só os nomes dies e res têm todos os casos do plural; alguns substantivos como acies, spes, effigies, etc., têm no plural só os casos em es (nom., ac. e voc.); os outros nem sequer esses casos têm.

b) No genitivo e dativo encontra-se, às vezes, a forma contrata em -c em lugar de -ei, p. ex.: pernicie por pernicie; fide por fidei.

c) Alguns substantivos terminados em ies, como barbaries, mollities, luxuries, mundities, segnities, e outros que têm um correspondente em ia da primeira declinação, só no singular pertencem a quinta declinação; no plural seguem a primeira.

## Esquema geral das declinações

|          |                            | 1                                                  | 11                                                            | iii                                                           | iv                                                         | v                                            |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SINGULAR | N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | ae<br>ac<br>am<br>a                                | ŭs; čr; ir; um<br>i<br>ö<br>um<br>č, ī; igual ao<br>nom.<br>ö | Várias termi- nações 16 1 em, im igual ao no- minativo e, ī   | ŭs ū  ŭs ū ūs  ŭi(ū); ŭ  um ū  ŭs ū                        | ēs<br>ēi ēi<br>ēi ēi<br>em<br>ēs             |
| PLURAL   | D. īs<br>A.<br>V.          | ae<br>ārum<br>, ābŭs<br>ās<br>ae<br>, <b>ā</b> bŭs | orum<br>os ä<br>ì š                                           | ēs; ă, m<br>ŭm, inm<br>ibŭs<br>ēs; ă, iă<br>ēs; ä, iă<br>ibŭs | ũs ũă<br>ŭum<br>ĭbus, ŭbŭs<br>ūs ŭă<br>ūs ŭä<br>ībŭs, ŭbŭs | ēs<br>ērum<br>ēbūs<br>ēs<br>ēs<br>ēs<br>ēbūs |

#### DECLINAÇÃO IRREGULAR

#### § 1.º — Substantivos indeclinaveis.

- 42. Substantivos indeclinaveis são os que têm uma única forma para todos os casos em que são usados:
  - a) fas, n., a lei divina, o honesto, o lícito.; nefas, n., o ilícito, a impiedade;

Usam-se só no nominativo, ac. e voc. Fas est=é lícito.

b) pondo, n., peso, libra, antigo ablativo de pondus, i, desusado. Antes costumava-se uní-lo à palavra libra e significava do peso: corona aurea libram (=librae) pondo, coroa de ouro de uma libra de peso. Em seguida usou-se isolado e significou libra; auri quinque pondo, cinco libras de ouro.

c) mane, n., de manhã, de madrugada.

d) instar, n., indica igualdade, equivalência, e vai unido ao genitivo: instar muri, à maneira, à guisa de muro; villa urbis instar, vila à guisa de cidade. Instar é propriamente um infinito usado substantivamente = instare, que significa ter peso igual.

e) semis, m., que se encontra tambem declinado: gen.

semissis, metade, metade do asse (moeda romana).

f) São tambem indeclinaveis as palavras hebraicas manna, n., mana; Pascha, n., Páscoa, e os nomes próprios Bethleem, Jerusalem, Adam, Abram e Abraham, Jacob, Isaac, David, Joseph. Contudo, alguns se podem tambem declinar, p. ex.: Pascha, ae, f. ou Pascha, ătis, n., Hjerosolima, orum, n., Abram, Abrae e Abraham, Abrahae; David, Davidis; Adam, Adae e Adamus, i; Josephus, i.

#### § 2. - Casos isolados.

43. - Encontram-se os seguintes casos isolados:

a) nauci, genitivo de preço de um arcaico naucus ou naucum. Usa-se somente unido a non nas frases: non habere nauci, non nauci facere = não valer um caracol.

b) venum, nas frases venum ire = ser vendido e venum dare =

vender.

c) pessum, nas frases pessum ire=arruinar-se e pessum dare=arruinar.

Venum e pessum são dois acusativos que fazem as vezes de supinos, cf. a frase: dare (filiam) nuptum, dar (a filha) em casamento.

d) infitias, acusativo plural feminino, constrói-se sempre com ire, ir: infitias ire = negar.

#### § 5.4 — Defectivos quanto ao número.

44. — a) Dizem-se defectivos os substantivos que têm um só número.

Muitos substantivos empregam-se unicamente no singular por causa do seu significado: a idéia é simples e não pode ser considerada como múltipla, p. ex.: meio dia, meridies; sangue, sanguis; velhice, senectus.

Razão por que têm só o singular!

1) Muitos substantivos abstratos: justilia, justica; industria, operosidade; pietas, piedade; scientia, conhecimentos, etc.

A ciência, com significação objetiva, traduz-se em latim

por doctrinae, litterae, artes.

- II) Substantivos coletivos, como plebs, plebe; vulgus, vulgo; proles, prole; indoles, indole, o complexo das qualidades espirituais adquiridas pela educação; aes alienum, dívidas; supellex,
  - b) Têm só o plural:
- I) Muitos nomes de cidades constituidas por algumas ishas ou aldeias que se uniram: Athenae, arum, Atenas; Syracusae, arum, Siracusa; Thebae, arum, Tebas; Argi, orum. Argos; Veii, Veiorum, Veios; Sardes, ium, Sardes; Venetiae, arum, Veneza; Gades, ium, Gades (Cadiz).
- II) Muitos nomes que pertencem ao calendário e que indicam festas e solenidades: Kalendae, o primeiro dia do mês; Nonae, o quinto ou sétimo dia do mês; Ambarvalia, as festas ambarvais; Bacchanalia, as festas bacanais; Floralia, as festas florais; Saturnalia, as festas saturnais; Palilia, as festas palílias (de Pales, deusa dos pastores), etc., etc.

III) Muitos substantivos comuns, por exemplo: angustiae, arum, desfiladeiro, garganta; diviliae, arum, riqueza; induliae, arum, trégua, armistício; insidiae, arum, insidias, ciladas; nuptiae, arum, núpcias; arma, orum, armas; castra, orum, acampamento; majores, um, antepassados: fruges, um, frutos da terra; moenia, ium, muralhas.

## § 4.º - Nomes heteróclitos.

45. - Nomes heteróclitos são os que no singular seguem uma declinação e no plural outra:

a) vas, vasis, n., vaso, no singular segue a terceira declinação, no plural a segunda:

singular: vas, vasis, vasi, vase. plural: vasa, vasorum, vasis.

b) jugërum, i, n., jeira, segue no singular a segunda declinação, no plural a terceira:

singular: jugërum, jugeri, jugero. plural: jugëra, jugerum, jugeribus. c) Os nomes em alia, que significam festas, como Bacchanalia, Floralia, às vezes, têm no genitivo plural a desinência -orum da segunda declinação: Bacchanalia, gen. Bacchanaliorum ou Bacchanalium (cf. n. 52, c — pág. 38 — observação 2, pág. 40).

d) plebs ou plebes, gen. plebis e plebči, dat. plebi.

e) requies, etis, da terceira declinação, tem forma dupla no acusativo e ablativo: requiem, requie ou requietem, requiete.

#### § 5.º - Nomes heterogêneos.

46. — Nomes heterogêneos são os que no singular são de um gênero e no plural de outro:

a) locus, loci, m., lugar; plural: loca, locorum, n., os lugares. Usa-se loci, locorum, m., para significar trechos de um livro.

b) jocus, joci, m., gracejo, brincadeira; plural: joca, joco-

rum, n., ou joci, jocorum, m.

c) carbasus, i, j., linho finíssimo; plural: carbasu, orum, n., vela do navio.

d) caelum, i, n., céu; plural: caeli, caelorum, m.

e) Alguns substantivos neutros da segunda declinação no plural são da primeira: balneum, i, n., banho; plural: balneae, arum, f. epulum, i, n., banquete; plural: epŭlae, arum, f.

#### § 6.º - Nomes gregos.

#### PRIMEIRA DECLINAÇÃO

#### Femininos em -a (= grego -e).

47.—a) Substantivos comuns. Alguns dos substantivos comuns, alem da forma grega: grammatice, es, gramática; musice, es, música; rhetorice, es, retórica, etc., tomam uma forma completamente latina: grammatica, ae; musica, ae; rhetorica, ae; outros só têm as formas da declinação grega. Os nomes próprios conservam toda a forma latina ou, paralelamente à latina, ainda que raremente, conservam a forma grega do nominativo em -e, declinando-se os outros casos à latina, p. ex.: Helēna, gen. Helēnae, dat. Helēnae, ac. Helēnam, voc. Helēna, abl. Helēna. Às vezes, no acusativo encontra-se a desinência grega -ēn por -am e no ablativo ē por -a.

Nom. Voc. epitome, compêndio. Nioba ou Niobe, Niobe.
Gen. epitomes Niobae ou Niobes.
Dat. epitomac Niobae.
Ac. epitomen Niobam ou Nioben.
Abl. epitomē Nioba ou Niobe.

Gramática Latina, 4

## Masculinos em -as, -es.

b) Os substantivos comuns declinam-se inteiramente à latina, como athleta, citharista, bibliopola (livreiro).

Muitos conservam o nominativo em -cr e têm os outros casos

regulares.

Os nomes próprios de pessoas e de povos conservam a forma grega do nominativo (as, es), e declinam-se nos outros casos como em latim.

| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Aeneā | Anchisēs<br>Anchisae<br>Anchisām (ēn)<br>Anchisā (1) (ē)<br>Anchisā (ē) | sophistēs, o sofista.<br>sophistae<br>sophistām (ēn)<br>sophistā (ē)<br>sophistā (ē) |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## SEGUNDA DECLINAÇÃO

48. — a) Alguns nomes seguem inteiramente a declinação latina, p. ex.: Homerus, i, Homero; Alexander, dri, Alexandre; thea-

trum, i, leatro, etc.

b) Nomes há que no nominativo e acusativo do singular, alem das desinências latinas us e um, conservam as gregas os e on, p. ex.: Delus e Delos (Delos, ilha), ac.: Delum e Delon; Ilium e Ilion (Tróia), ac.: Ilium e Ilion. Assim tambem os neutros em on têm o acusativo e o vocativo em on, p. ex.: lexicon, i, n., léxico, dicionário; ac. e voc.: lexicon. Os outros casos são regulares.

c) Alguns substantivos, alem das formas latinas, conservam as desinências de declinação ática grega, p. ex.: alem de Androgeus, ei, co, etc., encontrar-se-á: Nom. Androgeos (Androgeo); Gen., Dat. Voc., e Abl. Androgeo; Ac. Androgeon - e assim Athos (o monte

Atos): Gen. Dat. e Abl. Atho: Ac. Athon e Atho.

d) Os substantivos próprios em -eus têm o vocativo singular em eu; nos outros casos seguem a segunda declinação latina, apresentando às vezes as desinências gregas nos casos genitivo e acusativo.

| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | Orpheus (2), Orfeu.<br>Orphei ou Orpheos.<br>Orpheo<br>Orpheum ou Orphea<br>Orpheu<br>Orpheo | Prometheus, Prometeu. Promethei ou Prometheos. Prometheo Prometheum ou Promethea Prometheu Prometheu |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e) No plural seguem regularmente a declinação latina. Frequentes vezes, porem, especialmente nos títulos dos livros, encontra-se a desinência grega -on em lugar da latina -orum, p. ex.: Georgicon libri (os livros das Geórgicas, obra de Vergílio) por Georgicorum

(I) Raramente à (2) Or-pheus, dissilabo, porque eu é ditongo, rar. Or-phe-us, trissilabo. No vocativo é sempre dissílabo, no genitivo é trissílabo, somente na poesia se encontra Or-phei, dissílabo.

#### Terceira Declinação

49. — a) Os substantivos gregos femininos em is, genitivo is, como poësis, poesia; hasis, base; haeresia, heresia, têm o acusativo singular em im ou in e o ablativo em i: poësim ou poësin, basim,

haeresim; poesi, basi, haeresi; Neapolim ou Neapolin.

b) Os nomes gregos em ma, como poema, dogma, epigramma, têm o genitivo plural em -orum ao lado da forma regular em -um, e o dativo e ablativo em is em vez de ibus; em resumo: no plural seguem a segunda declinação:

poëma, plural: poëmăta, poëmatorum, poëmătis. emblema, plural: emblemăta, emblemătorum, emblemătis (cl. n.

32, c — pág. 38 — observação I, pág. 40).

c) Alguns nomes de origem grega têm o acusativo singular em -ă e o acusativo plural em -ăs:

ac. nëra (aërem); Aer. Eris » aethěra (aethěrení); acther. Eris eter » Pana; Pan Pan. nis Hectora (Hectorem): Heitor Hector, Sris » Pallăda (Pallădem); Pallas, adis Palas 2 Arcădăs e Arcădes; Arcades Arcades, um Crater, Eris » craleras (craleres); taca Macedones, um Macedônios » Macedonas.

d)Os parissílabos em -es declinam-se regularmente como nubes (cf. pág. 34), mas frequentes vezes têm o genitivo em i em lugar de is; en no acusativo em vez de em, e no vocativo e por es:

Nom. Aristīdes
Gen. Aristīdes e Aristīdi
Dat. Aristīdi
Acc. Aristīdem e Aristīden
Voc. Aristīdes e Aristīde
Abl. Aristīde
Socrātes
Socrātes
Socrātes
Socrātes
Socrātes
Socrātes
Socrātes

e) Os femininos em -o terminam o genitivo em -us e os demais casos em o. p. ex.: Didō, gen. Didus, Dido — ou tambem gen. Didōnis, dat, Didōni, ac. Didonem, abl. Didone; Sapphō, gen. Sapphus, Sappho, etc.

§ 7.º — Nomes compostos.

50. Há duas espécies de nomes compostos: alguns são compostos de um nome e de um adjetivo, como respublica = res-publica, jusjurandum = jus-jurandum; outros de dois substantivos, um dos quais é um genitivo de especificação, p. ex.: terraemotus = terrae-motus.

a) No primeiro caso, isto é, quando se compõem de um substantivo e de um adjetivo, declinam-se simultaneamente as duas

partes componentes:

Singular Plural
Nom. res-publica, a república. Nom. res-publicae.

Gen. rei-publicae. Gen. rerum-republicarum.

| Ac. | rei-publicae. | Dat. | rebus-publicis. |
|-----|---------------|------|-----------------|
|     | rem-publican. | Ac.  | res-publicas,   |
|     | res-publica.  | Voc. | res-publicae.   |
|     | re-publica.   | Abl. | rebus-publicis. |

b) Nos compostos de dois substantivos um em caso nominativo e outro genitivo, declina-se tão somente o em caso nominativo e ficando inalterado o outro de caso genitivo, p. ex.: terraemotus, gen. terraemotus, o terremoto; agricultura, gen. agriculturae, a agricultura; paterfamilias, gen. patrisfamilias pai de família. (Encontra-se tambem na grafia: pater familias e paterfamiliae e pater familiae, cf. n. 20, a, pág. 26).

#### Singular

#### Plural

| Dat.<br>Ac.<br>Voc. | terrae-motus, o terremoto<br>terrae-motus.<br>terrae-motui.<br>terrae-motum.<br>terrae-motus.<br>terrae-motus. | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc. | terrae-motus,<br>terrae-motibus,<br>terrae-motus,<br>terrae-motus,<br>terrae-motibus, |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### CAPITULO VIII

## DECLINAÇÃO DOS ADJETIVOS

51. — O nome adjetivo, chamado tambem simplesmente adjetivo, é a parte do discurso que serve para indicar a qualidade ou o número das pessoas ou cousas. Há duas espécies de adjetivos: qualificativos e numerais.

Na língua latina os adjetivos dividem-se em duas classes: primeira e segunda classe.

- a)Os adjetivos da primeira classe recebem as desinências da primeira declinação no feminino e as de segunda no masculino e neutro, p. ex.: bonus, bona, bonum; pulcher, pulchra, pulchrum.
- b) Os adjetivos da segunda classe tomam sempre em todos os gêneros as desinências da terceira declinação, p. ex.: brevis, breve.

# PRIMEIRA CLASSE DOS ADJETIVOS

52. — Os adjetivos da primeira classe têm três desinências, uma para cada gênero: a primeira em -us ou -er para o masculino, a segunda em -a para o feminino, a terceira em -um para o neutro. A terminação em -a segue a primeira declinação, as outras seguem a segunda.

Observação. — Satur, satura, saturum, farto, saciado, é o único adjetivo que tem o nominativo singular em ur.

Desinências dos adjetivos da primeira classe.

| ma                 | sculino  | neutro      | feminino (1) |
|--------------------|----------|-------------|--------------|
| Nom.               | US ou ER | UM          | a            |
|                    | i        |             | ae           |
| Dat.               | 0        |             | ae           |
| Gen. Dat. Ac. Voc. | un       | 1           | am           |
| Voc.               | e Igu    | ial ao nom. | a            |
| Abl.               | ດັ       |             | 8            |
| ma                 | sculino  | neutro      | feminino     |
| Non                |          | 3           | ae           |
| (                  |          | um          | arum         |
| Dat. Ac. Voc.      | is       |             | is           |
| Ac.                | os       | a           | as           |
| Voc.               |          | a           | ae           |
|                    |          |             | is           |

Exemplos: Plural Singular Nom. boni, bonac, bona, bons Nom. bonus, bona, bonum, bom e boas. c hoa. bonorum, bonarum, bono-Gen. boni, bonae, boni. Gen. rum. Dat. bonis. bono, bonae, bono. Dat. bonos, bonas, bona. Ac. bonum, bonam, bonum. Ac. boni, bonae, bona. Voc. bone, bona, bonum. Voc. Abl. bono, bona, bono. bonis. Abl.

Do mesmo modo declinam-se:

Albus, alba, album, branco e branca. Dignus, digna, dignum, digno e digna. Doctus, docta, doctum, douto e douta, etc.

Plural Singular Nom. pulcher, pulchra, pulchram Nom. pulchri, pulchrae, pulchra, belos e belas. belo e bela. pulchrārum, Gen. pulchri, pulchrae, pulchri. Gen. pulchrorum, pulchrörum. Dat. pulchro, pulchrae, pulchro. Dat. pulchris. Ac. pulchros, pulchras, pulchra. Ac. pulchrum, pulchram, pulchrum. Voc. pulcher, pulchra, pulchrum. Voc. pulchri, pulchrae, pulchra. Abl. pulchris. Abl. pulchro, pulchra, pulchro.

<sup>(1)</sup> Praticamente, nos dicionários e nas gramáticas, sempre se coloca a terminação e a declinação do feminino entre o gênero masculino e neutro, p. ex.: bonus, a, um.

## Do mesmo modo declinamese:

Sacer, sacra, sacrum, sagrado e sagrada. Piger, pigra, pigrum, preguiçoso e preguiçosa, etc.

| Nom.<br>Gen. | Singular<br>liber, libera, liberum.<br>liberi, liberae, liberi.                                              | Nom.<br>Gen.        | Plural<br>liběri, liběrae, liběra.<br>liberorum, liberarum, libe-           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Voc.         | libero, liberae, libero.<br>liberum, liberam, liberum.<br>liber, libera, liberum.<br>libero, libera, libero. | Dat.<br>Ac.<br>Voc. | rorum. liberis. liberos, liberas, libera. liberi, liberae, libera, liberis. |

## Por liber declinam-se:

miser, misera, miserum, infeliz. asper, aspera, asperum, áspero. tener, tenera, tenerum, lenro. pestifer, pestifera, pestiferum, pestifero, etc.

Usa-se raramente o masculino singular dos seguintes adje-

tivos:

- cetera, ceterum, o outro, o restante.
- extera, exterum, externo, estrangeiro. -- postera, posterum, o que vem depois, o requinte.

Plerique, pleracque, pleraque, a maior parte, os mais, não tem singular; supre-se-lhe o genitivo plural com plurimorum, pluri-

# SEGUNDA CLASSE DOS ADJETIVOS

- 53. -- A segunda classe dos adjetivos compreende os adjetivos que seguem a terceira declinação e podem ter:
  - a) três terminações, como acer mas., acris fem., acre neutro.
  - b) duas terminações, como brevis mas. e fem., breve, neutro.
  - c) uma só terminação, como felix, mas. fem. e neutro.
- d) adjetivos e particípios terminados em ns, como prudens, mas., fem. e neutro; amans, mas.. fem. e neutro.

Estas quatro categorias de adjetivos declinam-se como os temas em -i da terceira declinação, tendo portanto o abl. singular em i, os casos neutros do plural em ia, o genitivo plural em ium.

a) Adjetivos com três terminações 1) ER para o masculino. 2) IS para o feminino. 3) E para o neutro.

Os adjetivos deste grupo têm sempre as seguintes desinências:

| SINGULAR             |      |                           | PL | URAL                      |             |          |
|----------------------|------|---------------------------|----|---------------------------|-------------|----------|
|                      | m.   | f.                        | n. | m.f.                      |             | n.       |
| Nom.<br>Gen.<br>Dat. | ER,  | IS,<br>is                 | E  | Nom. es<br>Gen.<br>Dat.   | ium<br>ibus | ia       |
| Ac.<br>Voc.<br>Abl.  | Igua | . c J.)<br>il ao nom<br>i | е  | Ac. es<br>Voc. es<br>Abl. | ibus        | ia<br>ia |

#### Exemplos:

|      | Singular                                                                                               |             | Plural                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom. | acer, acris, acre. agudo e                                                                             | Nom.        |                                                                                                                                   |
|      | aguda. acris, acris, acris, acri, acri, acri. acrem, acrem, acre. acer, acris, acre. acri, acri, acri. | Dat.<br>Ac. | e agudas, acrium, acrium, acrium. acribus, acribus, acribus. acres, acres, acria. acres, acres, acria. acribus, acribus, acribus. |

#### Os adjetivos com três terminações são treze:

| acer, alăcer, volŭcer, celĕber, salūber, puter, campester, equester, paluster, pedester, silvester, terrester, | acris, alăcris, volŭcris, celĕbris, salūbris, putris, campestris, equestris, palustris, pedestris, silvestris, terrestris, | acre, alăcre, volŭcre, celĕbre, salūbre, putre, campestre, equestre, palustre, pedestre, silvestre, terrestre, | agudo; pronto, experlo; alado; frequentado; salubre; mole; campestre; equestre; palustre; pedestre; silvestre; terrestre; |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| celer,                                                                                                         | celĕris,                                                                                                                   | celĕre,                                                                                                        | rápido, veloz.                                                                                                            |

Alguns dêstes adjetivos com três terminações, às vezes, no masculino, têm a desinência is em lugar de er, p. ex.: salubris annus (Cícero); collis silvestris (Cesar); lerrestris exercilus, equestris tumultus (Lívio); alaeris Dares, Aeneas (Vergílio).

# b) Adjetivos com duas terminações { 1) IS para o masculino e feminino. 2) E para o neutro.

Os adjetivos deste grupo têm sempre as seguintes desinências:

| SINGULAR<br>m. f.                                                | n.      |                                             | PLU<br>m. f.   | JRAL        | ***      |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| Nom. IS Gen. is Dat. i Ac. em (m. e f.) Voc. Igual ao non Abl. i | E<br>n. | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | es<br>es<br>es | ium<br>ibus | ia<br>ia |

#### Exemplos:

| Singular  Nom. brevis, breve, breve.  Gen. brevis. Dat. brevi. Ac. brevom, breve.  Voc. brevis, breve. Abl. brevi.                         | Plura!  Nom. breves, brevia, breves.  Gen. brevium.  Dat. brevibus.  Ac. breves, brevia.  Voc. breves, brevia.  Abl. brevibus. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singular Nom. omnis, omne, tedo e toda, tudo. Gen. omnis. Dat. omni. Ac. omnem, omne. Voc. omnis, omne. Abl. omni.  Do mesmo modo declinam | Plural Nom. omnes, omnia, todes e to- das, tudo. Gen. omnium. Dat. omnibus. Ac. omnes, omnia. Voc. omnes, omnia. Abl. omnibus. |

## Do mesmo modo declinam-se:

| Duleis, dulee, docc.<br>Similis, simile, semethante. | Rudis, rude, tosco, rústico.<br>Debīlis, debīle, debil, etc. |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                              |

c) Adjetivos com uma só terminação—X para todos os gêneros.

Os adjetivos deste grupo tem sempre as seguintes desinências:

| SINGULAR<br>m. f. 15.                                                | PLURAL<br>m. f.                                     | . 11.          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Nom. X Gen. is Dat. i Ac. em (m, e f.) x Voc. Igual ao nomin. Abl. i | Nom. es Gen. ium Dat. ibus Ac. es Voc. es Abl. ibus | ia<br>ia<br>ia |

#### Exemplos:

#### Singular

#### Plural

| Nom. | felix, feliz.   |  | Nom. | felices, felicia, felizes. |
|------|-----------------|--|------|----------------------------|
| Gen. | felicis.        |  |      | felicium.                  |
| Dat. | felīci.         |  | Dat. | felicibus.                 |
| Ac.  | felicem, felix. |  | Ac.  | felīces, felicīa.          |
| Voc. | felix.          |  | Voc. | felīces, felicia.          |
| Abl. | felici.         |  | Abl. | felicībus.                 |

#### Singular

#### Plural

| Nom. | velox, veloz.   | Nom. | veloces, velocia, velozes. |
|------|-----------------|------|----------------------------|
| Gen. | velocis.        | Gen. | velocium.                  |
| Dat. | velōci.         | Dat. | velocibus.                 |
| Ac.  | velocem, velox. | Ac.  | veloces, velocia.          |
| Voc. | velox.          |      | velõces, velocia.          |
| Abl. | veloci.         | Abl. | velocibus.                 |

#### Do mesmo modo declinam-se:

| Audax, audācis, audaz.       | Ferox, ferocis, Jeroz.      |
|------------------------------|-----------------------------|
| Fallax, falläcis, enganador. | Loquax, loquācis, palrador. |

#### Rapas, rapācis, rapace, etc.

Observações. — 1) Os adjetivos com uma ou duas terminações, p. ex.: selix, seliz; martialis, marcial; juvenalis, juvenali, etc., terminam o ablativo tanto em e como em i; em i quando adjetivos: selici, martiali, juvenali, mas dir-se-á: Felice, Martiale, Juvenale, etc., porque são substantivos.

2) Os nomes dos meses, originariamente verdadeiros adjetivos, concordam em género, numero e caso com o substantivo a que se referem, e os da segunda classe (September, October, November, December e Aprilis) terminam o ablativo singular em i, p. ex.: Kalendis Januariis, primeiro de Januario; Kalendis, Nonis, Idibus Septembribus, em 1, em 5, em 13 de Selembro; mense Aprili, mense Septembri, no més de Abril, em Selembro, e também simplesmente: Aprili, Septembri, em Abril, em Selembro, etc.

Note. — Alguns adjetivos de uma só terminação têm o ablativo em -c (os com asterisco também em -i) e o genitivo plural em -um e carevem dos três casos neutros do plural. — Quase todos são adjetivos substantivados.

\* ales, itis, (poético), alado; caelebs, ibis, solleiro; degenerado, vil;

deses, īdis, ocioso; dives, ītis, rico; \* immēmor, ŏris, esquecido; impos, impătis, que não é senhor de; impūbes, ĕris, impūbere; \* inops, ŏpis, pobre; \* memor, ŏris, que se lembra; particeps, cipis, participante; pauper, ĕris, pobre; eicur, ŭris, domado, manas; compos, ötis, que é senhor de; que goza de; princeps, igis, o primeiro (em relacão ao lempo, ao lugar); quadrupes, pedis, quadrupede;

quadrūpes, pēdis, quadrūpede, reses, Idis, preguiçoso; sospes, Itis, são e valvo; superstes, stitis, supilicante; supplex, Icis, suplicante; teres, etis, redondo; \* uber, eris, fecundo; versicolor, oris, furtacor; viril, gilis, atento, vigilante.

## Particularidades avulsas:

| Anceps, cipitis,                                                  | ancipite (-i)   | ancipitia   | ancipitum            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| $\operatorname{dis}(m, f_{\cdot})\operatorname{dite}(n_{\cdot}),$ | diti            |             | ditīum               |
| locuples, plētis,                                                 | locuplete (-i)  | locupletia  | locupletium          |
| praeceps, cipitis,<br>precipilado, precipiloso;                   | praecipite (-i) | praecipitia | (-um)<br>praecipitum |
| vetus, teris, antigo.                                             | vetëre (-i)     | vetčra      | vetërum              |

d) Adjetivos e participios terminados em NS — uma só terminação para os três gêneros.

Os adjetivos deste grupo têm sempre as seguintes desinências:

|                                             | SINGULAR<br>m. f.                  | n. |                                     | PL<br>m. f. | URAL        | 11.            |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | NS is i em (m. e f.) Igual ao nom. | ns | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Vod. | es<br>es    | ium<br>ibus | ia<br>ia<br>ia |
|                                             |                                    |    | Abl.                                |             | ibus        |                |

#### Exemplos:

| Nom                                         | Singular<br>prudens, prudente.                                                             | Nom.                                | Plural<br>prudentia, pru-                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl.         | prudēntis.<br>prudēnti.<br>prudēntem, prudens.<br>prudens.<br>prudēnti.                    | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | prudentium. prudentibus. prudentes prudentie                                                  |
| Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | Singular amans, amante, o que ama amantis. amantem, amans. amanti. amantem, amans. amanti. | Dat.<br>Ac.<br>Voc.                 | Plural amantia. amantium. amantium. amantibus. amantia. amantes, amantia. amantis. amantibus. |

Por estes declinam-se os outros particípios e adjetivos que terminam em ans ou ens, como:

Laudans, laudantis, o que louva. Docens, docentis, ensinante, docente, o que ensina. Audiens, audientis, o que ouve, etc. Observações. — 1) Os particípios em ns têm o ablativo em a quando particípios e substantivos; em i quando adjetivos. Dir-se-á pois: ardente domo, ardendo a casa; ardenti studio, com zelo ardente; fervente aqua, enquanto a água ferve; ferventi agua, com água a ferver; a sapiente, por um sábio; a sapienti viro,

por um homem sábio.

2) Estes mesmos particípios no genitivo plural terminam em um e ium: em um, se forem usados como substantivos, p. ex.: sapientum est spernere divitias. é próprio dos sábios desprezar as riquezas; em tum, quando particípios e adjetivos, p. ex.: inflammare animas audientium, acender os animos dos que ouvem (-dos ouvintes); sapientium virorum est spernere divitias, é proprio dos homens sábios desprezar as riquezas.

#### Adictivos indeclinaveis e defectivos.

54. - Tambem entre os adjetivos encontram-se os indeclinaveis e os defectives:

a) INDECLINAVEIS:

Fragi, que tem bom procedimento, prudente. Propriamente é o dativo de Irux e significaria: para vantagem, para utilidade (cf. n. 34, 2, pág. 41).

Necesse, necessário, une-se com esse ou habere. Nequam, que não vale cousa alguma, malvado. Macte, que propriamente é vocativo de um areaico mactas e significa: sê glorificado, abençoado; quase sempre com um ablativo: macte animo, ânimol coragem! Macte virtule, bravol (propriamente: se feliz pelo teu valor).

b) DEFECTIVOS são uns poucos adjetivos, que, indicando números, pela mesma significação que lhes é própria, têm só o plural, p. ex.: panci, plerique, complures, singali, bini, supēri, inféri, etc.

De extex, sem lei, independente, alem do nominativo, encontra-se tambem

o acusativo exlégeni; de exepes, sem esperança, desesperado, só o nominativo.

#### DOS GRAUS POSITIVO, COMPARATIVO E SUPERLATIVO

55. — a)Os adjetivos qualificativos têm três graus diferentes: positivo, comparativo e superlativo. O positivo significa qual é a cousa, como sanctus, canto. O comparativo exprime um confronto e aumenta a significação do positivo, sanctior, mais santo. O superlativo significa a qualidade da cousa em grau sumo, como sanctissimus, santissimo, o mais santo.

b) O comparativo forma-se substituindo-se à desinência do genitivo singular masculino (i nos adjetivos da primeira classe e is nos da segunda) a terminação -ior para o masculino e feminino

e - ĭus para o neutro.

O superlativo forma-se substituindo-se à mesma desinência

do mesmo caso a terminação -issimus, a, um. Por exemplo:

Nom. s. clarur, g. s. m. clari -- comp. m. f. clarior -- n. clarius.

Superl. clarissimus, a, um.

Aptus, apti - comp. aptior, aptius - superl. aptissimus,

a, um.

Gravis, gravis - comp. gravior, gravius -- super. gravissimus, a, um.

Milis, milis - comp. mitior, mitius - superl. mitissi-

mus, a, um.

Prudens, prudentis - comp. prudentior, prudentius -superl. prudentissimus, a, um.

c) Os comparativos declinam-se como os adjetivos da 2.ª classe e têm o ablativo em -e (preferivel à forma em -i) o plural neutro em -a, e o genitivo plural em -um; os superlativos declinam-se como os adjetivos da primeira classe.

Todo comparativo e superlativo latino tem sempre as

seguintes desinências.

## Comparativo

| SINGULAR<br>m. f. n.        | PLURAL m. f. n.                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abl (sanct)-ior (sanct)-ins | Nom. (sanct)-iōr-es (sanct)iōr-i<br>Gen. (sanct)-iōr-um<br>Dat. (sanct)-ior-ibus<br>Ac. (sanct)-iōr-es (sanct)-iōr-i<br>Voc. (sanct)-iōr-es (sanct)-iōr-i<br>Abl. (sanct)-ior-ibus |

Observação. - Por este exemplo vê-se como na declinação do comparativo entram sempre três elementos a saber: I) o tema do adjetivo positivo, que colocamos entre parentesis, 2) o suiixo -ior, que indica o grau comparativo, 3) o elemento

#### Superlativo

| SINGULAR<br>m.                                                       | f.    | n. | PLURAL<br>m.                                 | f.       | n.      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------|----------|---------|
| Nom. (sanct-issim-us<br>Gen. (sanct)-issim-i<br>Dat. (sanct)-issim-o | ae    |    | Gen. (sanci)-issim-oru                       | ae       |         |
| Ac. (sanct)-issim-um<br>Voc. (sanct)-issim-e                         | a     | um | Dat. (sanct)-issim-is                        | is<br>as | is<br>a |
| Abl. (sanct)-issim-o                                                 | a<br> | 0  | Voc. (sanct)-issim-i<br>Abl. (sant)-issim-is | ae       | is      |

Observação. - Por este exemplo vê-se também como na declinação do superlativo entram os três elementos supramencionados: I) teme do adjetivo positivo, que colocamos entre parentesis, 2) o sufixo do superlativo, 3) o elemento

## Particularidades na formação des comparativos e dos superlativos

56. — a) Os positivos terminados em er têm o comparativo regular, mas formam o superlativo acrescentando-se-lhes rimus no nominativo singular masculino, como pulcher, pulchrior, pulcherrimus; acer, acrior, acerrimus; asper, asperior, asperrimus, etc.

b) Há seis adjetivos em ilis, a saber: facilis, difficilis, gracilis, humilis, similis e dissimilis que têm o comparativo regular, mas formam o superlativo mudando a desinência ilis em illimus;

| Positivo                                                                                | Comparativo                                                                                | SUPERLATIVO                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| facilis, e<br>difficilis, e<br>gracilis, e<br>humilis, e<br>similis, e<br>dissimilis, e | facilior, ius difficilior, ius gracilior, ius humilior, ius similior, ius dissimilior, ius | facillimus, a, um;<br>difficillimus, a, um;<br>gracillimus, a, um;<br>humillimus, a, um;<br>simillimus, a, um;<br>dissimillimus, a, um. |

Os outros formam o superlativo regularmente: nobilis, nobilissimus; amabilis, amabilissimus; utilis, utilissimus, etc.

Observação. — Imbecillis ou imbecillus faz tanto imbecillimus como imbecillissimus.

c) Os adjetivos em que a desinência us é precedida de vogal, como idoneus, noxíus, etc., têm o comparativo e superlativo perifrástico, empregando-se com eles o advérbio magis para o comparativo, magis idoneus, a, um; e maxime para o superlativo, maxime idoneus, a, um. Contudo, os que terminam em quus são em tudo regulares; antiquus, antiquior, antiquissimus, porque o u, que segue ao q, não tem valor de vogal. Como tambem são regulares todos os adjetivos que terminam em -uis, p. ex.: pinguis, gordo: lenuis, tênue; pinguior, lenuior; pinguissimus, lenuissimus.

Mais exemplos: regius, varius, noxius, vacuus, dubius,

exiguus, perspicuus, adversarius, contrarius, industrius, etc.

Observação. — Alguns adjetivos em uns formam, não na linguagem clássica, um ou outro grau de comparação regularmente, p. ex.: assiduos, assiduos, assiduios mus; pius, piedoso, superlativo pissimus, forma reprovada por Cícero como estranha à língua latina. Depois da idade de Augusto, pissimus tornou-se a forma regular.

Encontra-se tambem pientissimus, como de piens; strenuis, valoroso, strenuior, strenuissimus; exiguus, pequeno, exiguior e exiguissimus; vacuus, eazio,

superlativo vacuissimus.

d) Os adjetivos compostos dos verbos facio, dico, volo, e que terminam o nominativo singular em -fícus, -dícus, -völus, como magnificus, maledicus, benevolus e outros, formam o comparativo em entior, entius e o superlativo em entissimus, a, um como magnificentior, magnificentissimus; maledicentior, maledicentissimus; benevolentior, benevolentissimus. — Egenus faz egentior no comparativo e egentissimus no superlativo; providus, faz providentior, providentissimus.

e) Dives, rico, tem o comparativo ditior ou divitior, mais rico, e o superlativo ditissimus ou divitissimus, riquissimo.

J) O adjetivo maturus, maduro, tem o superlativo maturissimus e maturrimus; prosperus (tambem prosper, a, um) faz sempre prosperior e prosperimus.

g) Do adjetivo poético e indeclinavel potis, pote, que pode, capaz de, forma-se o comparativo potior, melhor, e o superlativo

potissimus, o melhor, o principal.

h) De ocys, rápido, adjetivo antiquado e de origem grega, forma-se o comparativo ocior, mais rápido e ocissimus, rapidíssimo.

Do desusado deter, mau, deterior, pior, deterrimus, péssimo.

i) Os dois adjetivos indeclinaveis frugi, que tem bom procedimento, sóbrio, econômico, e nequam, malvado, mau, (Cf. n. 54, a, pág. 59), têm frugalior, frugalissimus (o positivo frugalis não é clássico) e nequior, nequissimus.

j) Muitas vezes o positivo torna-se superiativo antepondo--se-lhe a partícula per ou prae; assim dizemos: perdifficilis, dificili-

mo; praealtus, allissimo, etc.

# Comparativos e superlativos irregulares.

57. — I. Os quatro adjetivos bonus, malus, magnus, e parvus têm o comparativo e o superlativo irregulares do seguinte modo:

| Positivo  | 0                                       |                                        | Ų         | ع من عدد | summe mi |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|----------|
|           | COMPA                                   | RATIVO                                 | Super     | RLATIVO  |          |
| m. Bonus; | melĭor,                                 | n.                                     | m. '      | f.       | n.       |
| N 20 W    |                                         | melĭus;                                | optimus,  | a,       | um.      |
| Magnus;   | major.                                  | pejus;<br>majus;                       | pessimus, | a,       | um.      |
|           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | minus;                                 | maximus,  | a,       | um.      |
|           | -                                       | ······································ | minimus,  | a,       | um.      |

II. Multus, a, um, tem o comparativo plus, pluris, e o superlativo plurimus, a, um. Plus no singular só tem o gênero neutro e três casos: nom., ac. e genitivo.

No nom. e ac. usa-se:

a) como substantivo e quase sempre com um genitivo partitivo, p. ex.: plus animi in eo quam fidei crat, havia nele mais coragem do que fidelidade.

b) como advérbio, p. ex.: nequeo plus facere, não posso fazer

mais.

O genitivo pluris usa-se exclusivamente nos complementos de apreciação e de preço, p. ex.: pluris facere, estimar mais.

Plures no plural se declina regularmente e pode ser tanto

substantivo como adjetivo:

m. f.

Nom. plures, plura (rar. pluria). Gen. plurium.

Dat. pluribus.

Ac. plures. plura (rar. pluria). Abl.

pluribus. Como plures se declina o seu composto complures, muitor.

III. Têm o superlativo irregular os seguintes:

Dexter, dexterior, dextimus, colocado a direita, dextro, direito. Exterus, exterior, extremus, e raramente extimus, exterior, externo, extremo.

Inferus, inferior, infimus e imus, inferior, infimo.

Posterus, posterior, postremus ou postumus, o que vem depois, o seguinte, posterior, último.

Superus, superior, supremus e summus, superior, supremo, o mais alto.

IV. Da preposição citra (aquem) derivam-se o comparativo citerior, citerior, c o superlativo citimus (raro).

Da preposição prae, prior, o primeiro (de dois), primus, o

primeiro entre muitos.
intra, interior, intímus.

» prope, propior, mais próximo; proximus, o mais próximo.

> ultra, ulterior, ultimus.

ante, anterior, carece de superlativo.

V. Há alguns adjetivos que têm só o comparativo, outros que só têm o superlativo. As formas que faltam substituem-se por sinônimos.

adulescens, jovem (orçando adulescentior.

pelos vinte anos)

juvenis, jovem (orçando pe- junior.

los trinta anos)
senex, idoso, velho
propinquus, próximo
alăcer, pronto, experto
longinquus, afastado
credibilis acinal

alăcer, pronto, experto
longinquus, afastado
credibilis, crivel
probabilis, provavel
novus, novo
vetus, gen. veteris, antigo

falsus, falso sacer, sagrado inclitus, célebre, etc. senior.

propinquior.
alacrior.
longinquior.
credibilior.
probabilior.

(recentior), novissimus. (vetustior), veterrimus. falsissimus.

(sanctior), sacerrimus ou sanctissimus. inclitissimus.

VI. Não têm comparativo nem superlativo por indicarem uma qualidade ou um estado não susceptiveis de aumento e de diminuição, os seguintes adjetivos:

aureus, áureo; aeneus, brônzeo; ferreus, férreo;

ligneus, lianeo:

marmoreus, marmóreo;

latinus, latino. romanus, romano;

vivus, vivo; claudus, coxo, etc.

Todavia, se tambem destes adjetivos fosse preciso formar o grau comparativo, bastaria juntar o advérbio magis para o comparativo e maxime para o superlativo, p. ex.: magis romanus, maxime romanus, etc.

VII. Para evitar encontros de sons menos harmoniosos, alguns adjetivos formam o comparativo e superlativo perifrástico com magis e maxime, p. ex.: mirus, maravilhoso; ferus, feroz; rudis, rude; trux, cruel; degener, degeneris, degenerado; inops, opis, pobre; praeceps, cipitis, precipitoso, etc.

Observação. — Às vezes usa-se o circunlóquio com magis e maxime ou com valde, admodum, praecipue tambem com os adjetivos que têm as formas regulares do comparativo e superlativo, p. ex.: valde doctus, admodum doctus, praecipue doctus em lugar de doctior, doctissimus, etc.

## Comparativo e superlativo dos advérbios.

58. — Os advérbios de modo têm comparativo e superlativo. O comparativo é em rus como o neutro do comparativo correspondente. O superlativo é em issime ou em ime :

| longus ornatus miser acer fortis bonus malus magnus multus | longe ornate misĕre acrĭter fortīter bene male magnopĕre multum (paulum | longius ornatius miserius acrius fortius melius pejus magis plus | longissime. ornatissime. miserrime. acerrime. fortissime. optime. pessime. maxime. plurimum |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | (non multum                                                             | minus                                                            | minime.                                                                                     |

## DOS GRAUS COMPARATIVO E SUPERLATIVO

#### PARTE SINTATICA (1)

#### Comparativo

59. — a) Há três espécies de comparativos: de igualdade, de inferioridade e de superioridade.

non minus... quam lam... quam 1) O comparativo de igualdade forma-se com: | pariter ... ac aeque... alque, ac.

Por exemplo: Caio é tão diligente como Paulo

|           |                                               | anti-Petite                                              | LOMO E                            | aulo                                                |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Caius est | non minus<br>lam<br>pariler<br>acque<br>acque | diligens<br>diligens<br>diligens<br>diligens<br>diligens | quam<br>quam<br>ac<br>ac<br>alaue | Paulus,<br>Paulus,<br>Paulus,<br>Paulus,<br>Paulus, |
|           |                                               |                                                          |                                   |                                                     |

- 2) O comparativo de inferioridade forma-se antependo-se ao adjetivo do primeiro termo o advérbio minus (menos) e o segundo termo da comparação pode-se pôr no ablativo ou no mesmo caso do primeiro precedido da partícula quan (do que, que). Por exemplo: Caio é menos diligente do que Paulo, Caius est minus diligens Paulo ou quam Paulus.
  - 3) O comparativo de superioridade forma-se:
  - 1) Fazendo comparativo o adjetivo positivo do princiro termo da compa-

2) O segundo termo da comparação pode-se por no aulativo sem preposição, se o caso do primeito termo for nominativo ou acusativo, ou no mesmo caso do primeiro termo precedido da partícula comparativa quam (=que, do que). Por exemplo: Caio é mais diligente que Paulo, Caies est diligentior Paulo ou quam Paulus.

b) Quando se comparam duas qualidades do mesmo obejto para se exprimir que ele possue uma das duas num grau superior ao da outra, ambos os adjetivos se poem no comparativo com quan depois do primeiro adjetivo, p. ex.: pestilentia fuit minacior quani perniciosior, a pestilência foi mais ameagadora que funesta; non acrior quam pertinacior impetus, impeto não mais vecmente do que teimoso.

<sup>(1)</sup> O estudo acerca deste ponto da gramática encontrar-se á completamente desenvolvido na Terceira Parte (sintaxe): Comparativo e Superlativo (cf. n. 306—319). A aplicação prática da parte moriológica, que diz respeito aos graus de comparação, é quase impossivel sem a parte sintática correspondente.

Ou tambem ambos os adjetivos se põem no positivo com magis quam, p. ex.: conselho mais util que honesto, consilium utilius quam honestius ou consilium magis utile quam honestum. Esta segunda construção é a única possivel com os adjetivos que carecem da forma-ior para a formação do comparativo.

c) O advérbio português «muito» antes do comparativo se traduz por multo, p. ex.: muito mais sábio, multo doctior.
d) Quando não se exprime o segundo termo da comparação, o comparativo indica um aumento ou uma diminuição do positivo e em português se traduz com um tanto, pouco, muito, etc., p. ex.: senectus est natura loquacior, a velhice é por natureza um pouco palradora; Themistocles liberius vivebat, Temistocles vivia muito livremente.

#### Superlativo.

60. - a) O superlativo latino compreende tanto o superlativo absoluto, como o superlativo relativo da língua portuguesa:

clarissimus = { celebérrimo, superlativo absoluto, } o mais célebre, superlativo relativo.

O termo de comparação no superlativo relativo exprime-se em latim com o genilivo partilivo ou com o ablativo acompanhado das preposições, e, ex; de, p. ex.: Varro soi o mais sábio de todos os Romanos.

Varro fuit { Romanorum omnium ex (e, de) Romanis omnibus } eruditissimus.

b-I) Quando o superlativo seguido de um genitivo plural é ao mesmo tempo predicado de um sujeito, pode tomar o gênero do genitivo ou do sujeito: o Indo é o maior de todos os rios, Indus est omnium fluminum maximus ou maximum.

II) Se o sujeito, porem, for um substantivo abstrato, o superlativo segue o gênero do substantivo que está em genitivo: virtus est omnium bonorum maximum, a virtude é o maior de todos os bens. - Tambem se o superlativo preceder, este deve absolutamente seguir o gênero do seu genitivo: maximum omnium Italiac fluminum est Padus.

c) O superlativo pode ser reforçado:

I) com vel, mesmo, até: vel maximus, mesmo o major.

II) com quam, o mais possivel: quam maximus, o maior possivel.

III) com longe ou multo, muitissimo: longe maximus, muitissimo maior. IV) com unus, unus omnium ou somente omnium, único entre todos: unus omnium justissimus, o mais justo entre todos.

- d) Frequentes vezes em português se exprime uma qualidade com o adjetivo pasitivo precedido de muito, grande, grandemente, muitissimo, etc., neste caso o latim exige sempre o superlativo, p. ex.: muito bonito, putcherrimus; o meu grande amigo Catão, Cato amicissimus mens.
- e) Não se traduzem em latim os pronomes demonstrativos o, a; os, as, equivalentes a aquele, aquela, aqueles, aquelas, quando seguidos de um genitivo, p. ex.: as invenções da necessidade são mais antiges que as do prazer, invente. necessitatis antiquiore sunt quam voluptatis; a casa de António é maior que a de Cesar, domus Antonii major est quam Caesaris. Muitas vezes, porem, nesses caess. repete-se o substantivo, p. ex.: domus Antonii major est quam domus Caesaris.

#### ADJETIVOS NUMERAIS

61. -- Adjetivos numerais chamam-se os que indicam a quantidade dos objetos e a ordem em que os objetos estão dispostos, e dividem-se em cardinais ou números fundamentais, que respondem à pergunta: quantos? ordinais, que respondem à pergunta: qual na ordem? o décimo? o vigésimo? distributivos, que respondem à pergunta: quantos por vez? quantos para cada um?

Gramática Latina, 5

| Algarism<br>arábico | I. CARDINAIS                 | 2. ORDINAIS                    |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                   | unus, -a, -um                | primus, -a, -um                |
| 2                   | duo, duae, duo               | secundus, -a, -um              |
| ~                   |                              | alter, -a, -um                 |
| 3                   | 7 7                          | tertius, -a, -um               |
| 4                   | .,                           | quartus, -a, -um               |
| 5                   | quinque                      | quintus, -a, -um               |
| 6                   | sex                          | sextus, -a, -um                |
| 7                   | septem                       | septimus, -a, -um              |
| 8                   |                              | octavus, -a, -um               |
| 9                   | 11.01.0387                   | nonus, -a, -um                 |
| 10                  | decem                        | decimus, -a, -um               |
| 11                  | unděcim                      | undecimus                      |
| 12                  | duoděcím                     | duodecimus                     |
| 13                  | treděcim                     | tertius decimus                |
| 14                  | quattuordeeim                | decimus                        |
| 15                  | quindĕcim                    | quartus decimus                |
| 16                  | se(x)děcim (decem et sex)    | quintus decimus                |
| 17                  | septemdecim (decem et se     | sextus decimus                 |
|                     | tem)                         | ep- septimus decimus           |
| 18                  | duodevinginti (decem et o    | old donate .                   |
|                     | ou octoděcím)                | duodevicesimus                 |
| 19                  | undeviginti (decem et nove   | octavus decimus                |
|                     | ou novemděcím)               | undevicesimus                  |
| 20                  | viginti                      | nonus decimus                  |
| 21                  |                              | vicesimus                      |
|                     | viginti unus                 | ou unus et vicesimus ou vicesi |
| 22                  | duo et viginti ou viginti di | mus primus                     |
|                     | and or viginti of viginti di | 1 1100                         |
| 23                  | viginti, tres, tria          | mus alter                      |
|                     | -Barrelly trees, trial       | tertius et vicesimus ou vice   |
| 24                  | viginti quattuor             | simus tertius                  |
|                     | -2 dagrenot                  | quartus et vicesimus ou vice   |
| 28                  | duodetriginta                | simus quartus                  |
| 29                  | undetriginta                 | duodetricesimus                |
| 30                  | triginta                     | undetricesimus                 |
| 40                  | quadraginta                  | tricesimus                     |
| 50                  | quinquaginta                 | quadragesimus                  |
|                     | sexaginta                    | quinquagesimus                 |
|                     |                              | sexagesimus                    |
|                     | septuaginta                  | septuagesimus                  |
|                     | octoginta                    | octogesimus                    |
| 00                  | nonaginta                    | nonagesimus                    |
|                     | centum                       | centesimus                     |
| 21 (                | centum (et) unus             | centesimus (et) primus         |

#### 3. DISTRIBUTIVOS

## 4. ADVÉRBIOS NUMERAIS

singŭli, -ae, -a, um a um, um para cada um bini, -ae, -a

terni, -ae, -a (trini, ae, a)
quaterni, -ae, -a,
quini, -ae, -a
seni, -ae, -a
septeni, -ae, -a
octoni, -ae, -a
noveni, -ae, -a
deni, -ae, -a
undeni
duodeni
terni deni
quaterni deni
quaterni deni
seni deni
septeni deni

duodeviceni (octoni deni)

undevicēni (novēni deni)

vicēni singŭli(et vicēni ou vicēni singuli

bini (et) viceni ou viceni bini

vicēni terni

vicēni quatērni

duodetriceni
undetriceni
triceni
quadrageni
quinquageni
sexageni
septuageni
octogeni
nonageni
centeni
centeni

semel, uma vez

bis, duas vezes

ter, três vezes
quater
quinquies
septies
septies
octies
novies
decies
duodecies
ter decies
quinquies decies (quindecies)
sexies decies (sedecies)
septies decies

duodevicies (octies decies)

undevicies (novies decies)

vicĭes semel et vicĭes ou vicĭes(et) semel

bis et vicies ou vicies (et) bis

ter et vicies ou vicies (et) ter

quater et vicies ou vicies (et)
quater
duodetricies
undetricies
tricies
quadragies
quinquagies

sexagies septuagies octogies nonagies centies

centies semel

| Algarismos<br>arábicos                                                                                   | 1. CARDINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. ORDINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200<br>300<br>400<br>500<br>600<br>·700<br>800<br>900<br>1000<br>2000<br>3000<br>5000<br>10000<br>100000 | centum (et) duo ducēnti, -ae, -a trecēnti, -ae, -a quadringēnti, -ae, -a quingēnti, -ae, -a sescēnti, -ae, -a septingēnti, -ae, -a octingenti, -ae, -a nongēnti, -ae, -a mille duo milia tria milia quinque milia decem milia centum milia decies centēna milia (=10×100.000) vicies centēna milia | centesimus (et) alter ducentesimus, -a, -um trecentesimus quadringentesimus quingentesimus sescentesimus septingentesimus octingentesimus nongentesimus millesimus bis millesimus ter millesimus quinquies millesimus decies millesimus centies millesimus decies millesimus decies centies millesimus |

## 1) Adjetivos numerais cardinais.

62. — a) Só os três primeiros destes adjetivos são declinaveis, e declinam-se assim:

|             | Singular          | Plural       |                                                                          |        |  |
|-------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Dat.<br>Ac. | unum, unam, unum. | Gen.<br>Dat. | uni, unae, una.<br>unorum, unarum,<br>unis.<br>unos, unas, una.<br>unis. | unörum |  |

O plural de unus, a, um, usa-se só com os nomes que no plural têm sentido diverso do que têm no singular, p. ez.: unae litterae, uma carta; una castra, um acampamento ou com os substantivos que carecem do singular p. ex.: una moenia, uma muralha ou quando uni equivale a somente, p. ex .: uni homines, somente os homens.

# Os adjetivos seguintes declinam-se como unus:

totus, tota, totum, todo. solus, sola, solum, so.

nullus, nulla, nullum, nenhum. ullus, ulla, ullum, algum.

| 3. DISTRIBUTIVOS     | 4. ADVERBIOS NUMERAIS  |  |  |
|----------------------|------------------------|--|--|
| centeni bini         | centies bis            |  |  |
| ducēni, -ae, -a      | ducenties              |  |  |
| treceni              | trecenties             |  |  |
| quadringēni          | quadringenties         |  |  |
| quingëni             | quingenties            |  |  |
| sesceni              | sescenties             |  |  |
| septingēni           | septingenties          |  |  |
| octingeni            | octingenties           |  |  |
| nongëni              | nongenties             |  |  |
| singŭla milia        | millies (milies)       |  |  |
| bina milĭa           | bis millies            |  |  |
| terna milia          | ter millies            |  |  |
| quina milia          | quinquies millies      |  |  |
| dena milia           | decies millies         |  |  |
| centēna milīa        | centies millies        |  |  |
| decles centena milia | decies centies millies |  |  |
| vicies centena milia | vicies centies millies |  |  |

#### b) Declinação de duo e de tres:

| Nom. | duo, duae, duo, dois, duas. | Nom. | tres tria, três. |
|------|-----------------------------|------|------------------|
| Gen. | duörum, duārum, duörum,     | Gen. | trium.           |
| Dat. | duöbus, duābus, duōbus.     | Dat. | tribus.          |
| Ac.  | duos, duas, duo.            | Ac.  | tres, tria.      |
| Voc. | duo, duae, duo.             | Voc. | tres, tria.      |
| Abl. | duobus, duabus, duobus.     | Abl. | tribus.          |

Observações. — 1) Como duo declina-se ambo, ambac, ambos.
2) Em lugar do genitivo duorum encontra-se também duum e o acusativo masculino duo por duos.

5) Tambem o acosativo masculino de ambo tem dupla forma: ambo e ambos.

c) Os outros adjetivos numerais cardinais desde quatro até cem são indeclinaveis, p. ex.: quattuor, quatro; quinque, cinco; sex, seis; triginta, trinta; quadraginta, quarenta; octoginta, oitenta; nonaginta, noventa.

Depois de cem dir-se-à centum (et) unus, centum quinquaginta,, etc., até duzentos que é declinavel: ducenti, ducentae, ducenta e assim irecenti, ae, a, até mille. O genitivo plural das centenas termina, muitas vezes em um em vez de orum, p. ex.: ducentum por ducentorum. Esta regra aplica-se especialmente aos distributivos; mas diz-se sempre singulorum.

O número cardinal sescenti, seiscentos, é tambem usado pelos

latinos para indicar um inúmero grande, indefinito.

Regra. — Os números declinaveis concordam com o substantivo a que se referem em gênero, número e caso: duo adulescentes, tria templa, ducenti milites, mas dir-se-á:

Nom. una ct viginti naves, Gen. unius et viginti navium, Dat. uni et viginti navibus, Ac. unam et viginti naves, Abl. una et viginti navibus.

porque unus, a, um é declinavel e viginti indeclinavel.

63. — Com relação a mille observa-se:

a) Mille é adjetivo indeclinavel.

Nom. mille milites.
Gen. mille militum.
Dat. mille militibus.
Ac. mille milites.
Abl. mille militibus.

Com 1000 soldados, cum mille militibus. Com 1400 soldados, cum mille et quadringentis militibus.

h) Milia (milheiro, milhar; plural de mille) é substantivo neutro declinavel: milia, milium, milibus, p. ex.:

Nom. unum et viginti milia.
Gen. unius et viginti milium.
Dat. uni et viginti milibus.
Ac. unum et viginti milia.
Abl. uno et viginti milibus.

c) Regra. - Milia exige em genitivo os objetos enumerados:

Nom. duo milia militum.
Gen. duorum milium militum.
Dat. duobus milibus militum.
Ac. duo milia militum.
Abl. duobus milibus militum.

Se o genitivo partitivo, porem, não estiver imediatamente unido a milia, não dependerá dele na construção, p. ex.: 2500. cava-teiros pode-se traduzir de diferentes modos:

I) duo milia equitum (et) quingenti (lambem: equitum duo

milia (et) quingenti).

II) duo milia (et) quingenti equites (tambem: equites duo milia (et) quingenti).

Note-se ainda:

1) Em cada dezena os dois últimos números podem-se formar com uma expressão em forma de subtração:

undeviginti = 19. duodeviginti = 18.

undetriginta = 29. duodetriginta = 28.

2) Nos números compostos de dezenas e unidades, as unidades precedem a dezena com et ou a seguem sem et: tres et riginti ou riginti tres.

5) De 100 a 999, o maior precede e os menores seguem ordinariamente sem el: trecenti triginta = 330.

4) De 1000 para cima quase sempre precede o número menor com et, p. ex.:

mingue et mille 1005; viginti et tria milia, 3020; centum et duo milia, 2100.

Mas, se aos milhares se unirem as centenas e dezenas, em regra, o número mujor precede o menor: milhares, centenas, dezenas e unidades, p. ex.: tria milia (cl.

centuri octoginta sex, 3186.

5) Os adjetivos numerais e quantitativos, quando indicam uma parte de um todo, exigem o genitivo partitivo ou o ablativo precedido das preposições ex ou de. -Esta construção é a regular para unus, a, am, p. ex.: unus ex (de) septem sapienti bus, um dos sele sabios. (Cf. n. 269, a; obs. 1, 2).

#### 2) Adjetivos numerais ordinais.

64. — a) Os adjetivos numerais ordinais formam-se (menos os dois primeiros) dos cardinais correspondentes, e declinam-se como os adjetivos da primeira classe, p. ex.: primus, a, um, primeiro, a; secundus, a, um, segundo, a; tertius, a, um, terceiro, a; quartus, a, um, quarlo, a, etc.

b) Com relação a primus e secundus, note-se que primus significa primeiro entre três ou mais de três; mas, se a comparação se limita somente a duas pessoas ou cousas, em lugar de primus, usa-se prior (cf. n. 57, IV, pag. 62) e em lugar de secundus, alter.

c) Nas combinações com um usa-se mais frequentemente unus que primus: unus et vicesimus, em vez de vicesimus primus; unus ct quinquagesimus, em vez de quinquagesimus primus. Nas combinacões com dois emprega-se ordinariamente alter em lugar de secundus: alter et quinquagesimus, em lugar de quinquagesimus secundus.

d) Os ordinais de 13 a 17 expriment-se fazendo preceder o número menor

sem el: tertius decimus, quartus decimus, etc.

De 20 a 29, em regra, precede o número que exprime as dezenas sem et, p. ex .: quadragesimus septimus; ou une-se o menor ao maior com el, p. ex .: septimus el quadragesimus. — Tambem na união das centenas com números menores quase sempre precede o major com ou sem et, p. ex.: centesimus (et) quadragesimus quartus; ducentesimus septimus.

Alem de mil, o maior precede o menor sempre sem el, p. ex.: millesimus velin-

gentesimus quinquagesimus septimus.

c) Os milhare, se exprimem por meio do advérbio numeral correspondente, p. ex.: bis, ter, quater, etc.: bis millesimus, ter millesimus, quater millesimus, etc.

f) Tambem com os números ordinais, os dois últimos números podem-se formar com uma expressão em forma de subtração, p. ex.: duodevicesionus, duodetricesimus.

## 3) Adietivos numerais distributivos.

65. - a) Os adjetivos numerais distributivos usam-se para indicar que um número é tomado vez por vez, p. ex.: bini reges creabantur, cada vez elegiam-se dois reis; ou quando o número se refere a cada indivíduo, p. ex.: Caesar el Ariovistus denos equites adduxerunt, Cesar e Ariovisto levaram cada um dez cavaleiros. Dizendo-se decem equites significaria que foram levados pelos dois dez cavaleiros. Os distributivos declinam-se como os adjetivos da primeira classe e têm só o plural, p. ex.: singŭli, singŭlac, singŭla, um a um; bini, binae, bina, dois a dois, etc.

b) Na união das unidades com as dezenas, o número menor pode preceder ou seguir o maior: antes de vinte geralmente precede: qualerni deni; depois de vinte geralmente segue: viceni singuli; precedendo o menor, é facultativo o uso do el p. ex.: bina (el) quadragena. Se houver as centenas, o número maior precede o menor sem et, p. ex .: centeni quadrageni quini.

#### 4) Advérbios numerais.

66. - Os advérbios numerais até 19 exprimem-se fazendo preceder o

número menor sem el, p. ex.: qualer decies.

De 2I a 99 precede o maior, mais frequentemente sem el: quadragics (el) sexies; mas, se o menor precede o maior, deve-se sempre usar et, p. ex.: sexies et quadragies, porque sem el, o número menor multiplica o maior: sexies quadragies = 6x40=240 vezes.

As centenas precedem, as mais das vezes, sem el, p. ex.: centies semel.

#### Números fracionários.

67. — Os números fracionários se exprimem com o substantivo pare, parlis, f., no modo seguinte:

paris, 1, a) Se o numerador for a unidade, dir-se-à por ex.: um meio (½)=dimidia pars; 1/3=tertia pars; 1/4=quarta pars, etc.
b) Se o numerador for superior à unidade, exprimir-se-à com o número cardinal, e o denominador com o ordinal, subentendendo-se o substantivo parles, p. ex.: 2|5 = duae quintae (subentendido parter); 4/6 = quattuor sextae ;5/7 - tres septimae, etc.

c) Se o denominador superar o numerador de uma só unidade, suprime-se o denominador e só se indicam as partes expressas pelo numerador, p. ex.: 2/3 = duac partes; 4/5 = quattuor partes; 7/8 = septem partes, etc.

Observação. - Às frases: «são quatro horas e meia» corresponde em latim quarta semis hora est; cinco pés e meio, quinque semis pedes.; Semis é inde-clinavel, cf. n. 42, e, pág. 47. Como estas se traduzem frases analogas.

#### CAPITULO IX

## Declinação dos pronomes.

Pronome é a palavra que faz as vezes de um nome e concorda com cle em gênero e número.

Há seis espécies de pronomes: I) pessoal; II) possessivo; III) demonstrativo; IV) relativo; V) interrogativo; VI) indefinito.

## 68. - I) Pronomes pessonis.

DA PRIMEIRA PESSOA.

DA SEGUNDA PESSOA.

Singular

Singular

Nom. ego, eu. Gen. mei, de mim. Dat. mihi, a mim, me. Ac. me, me.

Abl. me, de mim, por mim.

Nom. tu, tu. Gen. tui, de ti. Dat. tibi, a ti, te. Ac. te, te.

Voc. tu, ó tu. Abl. te, de ti, por ti. Plural

Nom. nos, nos.

Gen. nostrum ou nostri, de nos.

Dat. nobis, a nos, nos.

Ac. nos, nos.

Abl. nobis, de nós, por nós.

Plural

Nom. vos, vós.

Gen. vestrum ou vestri, de vos.

Dat. vobis, a vos, vos.

Ac. vos, vos.

Voc. vos, 6 vos. Abl. vobis, de vos, por vos.

Cumpre observar:

a) Em lugar de mihi encontra-se, especialmente na poesia,

a forma contrata mi. (Cf. n. 22, 1, 1, c, pág. 26).

b) Os genitivos nostrum, vestrum; nostri, vestri não se podem usar indiferentemente. Nostrum e vestrum são genitivos partitivos e significam entre nós, entre vós; unus nostrum = um de nós, um entre nós.—Nostri e vestri significam simplesmente de nós, de vós; miserere nostri = tende piedade de nós.

c) A preposição cum, que exige o ablativo, sempre se pospõe ao pronome pessoal: comigo, conligo, consigo, conosco, convosco =

mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum.

d) Para reforçar o pronome pessoal acrescenta-se-lhe, às vezes, exceto o nominativo sing. tu e os genitivos plurais nostrum, vestrum, a partícula mel: egomet, temet, memet, tibimet. Às vezes acrescenta-se tambem ipse: egometipse, nosmetipsi vobismetipsis, semetipsum. O pronome ipse pode-se escrever tanto junto como separado do pronome pessoal reforçado. O pronome tu reforça-se com a enclítica tetute. Às vezes redobra-se o ac. singular: meme, tete, especialmente sese, p. ex.: inter sése, téte, méme. O acento fica sobre o primeira sílaba.

## Pronome reflexivo da terceira pessoa.

### Singular e plural

Gen. sui, de si; dele, dela; deles, delas.

Dat. sibi, a si, se, para si; the, thes; a ele, a ela; a eles, a clas.

Ac. se, se; o, a; os, as.

Abl. se, de si, por si; por cle, por ela; por cles, por elas.

O prenome reflexivo só se usa como complemento e carece de nominativo, porque o nominativo é o caso do sujeito. Serve para todos os gêneros e para todos os números.

## II) Pronomes possessivos.

69. — Os pronomes possessivos formam-se dos pronomes pessoais. Há um para cada pessoa e para cada número; o da terceira pessoa, como o pronome, serve para o singular e para o plural.

São os seguintes:

meus, mea, meum, meu, minha. tuus, tua, tuum, leu, tua. suus, sua, suum, seu, sua. noster, nostra, nostrum, nosso, nossa. vester, vestra, vestrum, posso, possa.

a) Os três primeiros declinam-se como bonus, bona, bonum (pag. 51), exceto meus, que no vocativo singular masculino faz mi em logar de mie, da forma arcaica mius. (Cf. n. 22, 1, 1, c, pág. 26).

b) Noster e vester declinam-se como pulcher (pag. 53); tuus,

suus e vester não têm vocativo.

c) As formas dos pronomes ou adjetivos possessivos, especialmente no acusativo plural neutro (nunca no genitivo plural), podem-se reforçar com o sufixo -met: meamet, suamet, suomet, luismet, etc.

O sufixo reforçativo -pte só se usa no ablativo singular: suople, meaple, tuople.

#### Singular Plural

Nom. meus, mea, meum, meu, Nom. mei, meae, mea, meus, minha. minhas.

Gen. mei, meae, mei. Gen. meörum, meärum, rum.

Dat. meo, meae, meo. Dat. meis.

Ac. meum, meam, meum. Ac. meos, meas, mea.  $V_{OC}$ . mi, mea, meum. Voc. mei, meae, mea. Abl.

meo, mea, meo. Abl. meis.

#### Singular

Nom. tuus, tua, tuum, leu, lua. Nom. lui, tuae, tua, leus, luas. Gen. tui, tuac, tui. Gen. tuörum, tuārum, tuörum. Dat. tuo, tuae, tuo.

Plural

Plural

Plural

Dat. tuis. Ac. tuum, tuam, tuum, Ac. tuos, tuas, tua.

Abl. tuo, tua, tuo. Abl. tuis.

## Singular

Nom. suus, sua, suum, seu, sua. Nom. sui, suae, sua, scus, suas. Gen. sui, suae, sui.

Gen. suorum, suārum, suōrum. Dat. suo, suac, suo. Dat. Suis.

Ac. suum, suam, suum. Ac. suos, suas, sua.

Abl. suo, sua, suo. Abl. Suis.

### Singular

Nom. noster, nostra, nostrum, Nom. nostri, nostrae, nostra, nosnosso, nossa. sos, nossas.

Gen. nostri, nostrae, nostri. Gen. nostrorum, nostrārum.

nostrorum. Dat. nostro, nostrae, nostro. Dat. nostris.

Ac. nostrum, nostram, nos-Ac. nostros, nostras, nostra. trum.

Voc. noster, nostra, nostrum.

Voc. nostri, nostrae, nostra. Abl. nostro, nostra, nostro. Abl. nostris.

Singular Plural vestra, vestrum, Nom. vestri, vestrae, vestra. Nom. vester, vosso, vossa. possos, possas. Gen. vestrorum, Gen. vestri, vestrae, vestri. veströrum. Dat. vestro, vestrac, vestro. Dat. vestris. vestrum, vestrum, vestrum. Ac. vestros. vestras. Abl. vestro, vestra, vestro. Abl. vestris.

d) Dos pronomes possessivos noster e vester derivam-se dois adjetivos de uma só terminação: nostras, atis, do nosso país; e vestras, atis, do vosso país:

|                     | Singular ·                                                              |                     | Plural                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom.                | nostras, do nosro país.                                                 | Nom.                | nostrates, nostratia, os do                                                                    |
| Dat.<br>Ac.<br>Voc. | nostrātis. nostrati. nostratem, nostras. nostras. nostrate ou nostrati. | Dat.<br>Ac.<br>Voc. | nostratium (nostratum*). nostratibus. nostrates, nostratia. nostrates, nostratia. nostratibus. |

Por nostras se declina vestras, ātis, do vosto país.

#### III) Pronomes demonstrativos.

#### 70. — Os pronomes demonstrativos são:

hic, haec, hoc, este, esta, isto.

ille, illa, illud; aquele, aquela, aquilo.

ipse, ipsa, ipsum, ele próprio, ela própria; o mesmo, a mesma, aquilo mesmo.

iste, ista, istud, esse, essa, isso; este, esta, isto.

is, ea, id, ele, ela; aquele, aquela ,o que.

idem, eadem, idem, o mesmo, a mesma, aquilo mesmo.

Notas. — a) O genitivo singular dos pronomes ou adjetivos demonstrativos termina sempre em -ius, e o dativo em i.

b) Hic e iste indicam um objeto presente e próximo; illo e is um objeto que está ausente ou afastado.

c) Ipse significa eu mesmo em pessoo. cu próprio: tu mesmo em pessoa, ele mesmo em pessoa, conforme se referir à primeira, à segunda ou à terceira pessoa e pode-se unir a qualquer espécie de pronomes, p. ex.: ego ipse, eu próprio; tu ipse, tu mesmo em pessoa; is ipse, ele próprio em pessoa; virtus ipsa, a própria virtude.

Não se devem confundir idem e ipse. Ipse faz sobressair a pessoa ou cousa, mencionada ou não, a que se acrescenta: eu, tu, ele mesmo em pessoa; justamente; até, p. ex.: homo ille est virtus ipsa, aquele homem é a própria virtude; ipsa virtus contemnitur, despreza-se

<sup>(\*)</sup> Cf. n. 30, c, II, pág. 37.

até a virtude; natali ipso die, justa, exatamente no dia natalício. Idem, ao invés, indica identidade da pessoa ou da cousa já mencionda, p. ex.: idem rex, o mesmo rei, o rei já mencionado e não outro; homofille easdem virtules possidet, quas hic, aquele homem possue as mesmas virtudes deste.

d) Às vezes, para aumentar o valor demonstrativo de hic acrescenta-se aos seus casos, especialmente aos terminados em s, a partícula demonstrativa ce, p. ex.: hujusce, hosce, hisce. Esta partícula encontra-se tambem nos outros casos dando as seguintes formas: hice, haece, hoce, huice, hunce, hance, hoce, hace,e no plural neutro haece.

Observação. - Quando este pronome for seguido da enclítica interroga. tiva ne, a partícula ce muda-se em ci, p. ex.: hicine, huncine, hocine, hoscine, cte-

e) As vezes idem se traduz por tambem, ao mesmo tempo, alem dieso, p. ex.: musici erant quondam iidem poëlae. os músicos

uma vez eram. lambem poelas.

ipso, ipsa, ipso.

Regra. - Os seis pronomes demonstrativos hic, ille, ipse, iste, is e idem usam-se como pronomes, quando vêm sós e como adjetivos (adjelivos pronominais demonstrativos), quando acompanham um substantivo. Usados como pronomes concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem; o caso depende da função lógica que exercem na proposição. Se forem adjetivos prominais, concordam em gênero, número e caso com o substantivo.

| mind:                       | is, concordam em genero, nún                                                                             | nero e c                    | aso com o substantivo.                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                             | Singular                                                                                                 |                             | Plural hi, hae, haec, cstes, estas.                                       |
| Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Abl. | hujus.                                                                                                   | Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Abl. | his.<br>hos, has, haec.                                                   |
| Gen.<br>Dat.<br>Ac.         | Singular ille, illa, illud, aquele, aquela, aquilo. illius. illi. illam, illam, illam, illo, illa, illo. | Gen.<br>Dat.                | illis. illos, illas, illa.                                                |
| Nom.<br>Gen.                | Singular ipsc, ipsa, ipsum, o mesmo, a mesma, ipsius.                                                    | Monu.<br>Gen.               | Plural ipsi, ipsae, ipsa, os mes- mos, as mesmas. ipsörum, ipsärum, ipsö- |
| Dat.<br>Ac.<br>Abl.         | ipsi. ipsum, ipsam, ipsum. ipso, ipsa, ipso.                                                             | Dat.                        | rum.<br>ipsis.<br>ipsos, ipsas, ipsa.                                     |

Abl.

ipsis.

Observações. — 1) Nos poetas cómicos encontra-se ipena por ipea, com o superlativo ipsissimus.

2) Raras vezes com ipse se encontra o sufixo reforçativo -met: ipsimet.

Singular Plural Nom. iste, ista, istud, esse, essa, Nom. isti, istae, ista, esses, essas; isso: este, esta, isto. estes, estas. Gen. istīus. Gen. istorum, istarum, istorum. Dat. isti. Dat. Ac. istum, istam, istud. Ac. istos, istas, ista. Abl. isto, ista, isto. Abl. istis.

Observações. — l) De ists e de ille encontram-se no nominativo, acusativo e ablativo singular também as formas seguintes:

| Nom. | m. istic                 | <br>istaec               | n. | istoc,           | istuc. |
|------|--------------------------|--------------------------|----|------------------|--------|
| Ac.  | illic<br>istunc          | illaec<br>istanc         |    | illoc,           | illue. |
| Abl. | illune<br>istoc<br>illoc | illanc<br>istac<br>illac |    | illoc,<br>istoc. | illuc. |

e no latim arcaico encontram-se tambem as formas reforçadas por ce, e às vezes por ne, p. ex.: illasce, islasce, illicine (ille-ce-ne), isticine (iste-ce-ne).

2) Em Vergilio, em lugar de illi no dativo singular e no nominativo plural,

encontra-se olli de ollus arcaico; em Cicero olla (ac. n.) e ollos.

3) Em Plauto, Lucrécio e Varrão encontram-se os genitivos illi, isli, ipsi, e o feminino illae.

Singular Plural Nom. is, ca, id, ele, ela; aquele, Nom. ii, eac, ca, eles, elas; aqueaquela, o que. les, aquelas, as cousas que Gen. eius. Gen. corum, carum, corum. Dat. ci. Dat. iis ou eis. Ac. eum, eam, id. Ac. eos, eas, ea. Abl. eo, ca, eo, iis ou cis.

Encontra-se tambem o nominativo plural masculino ei. As formas mais usadas tanto no nominativo como no dativo e ablativo plurais são as com dois ii: ii e iis.

Singular Plural Nom. idem, cadem, idem, a mer. Nom. idem, caedem, cidem, acmo, a mesma. mesmos, as mesmas. Gen. ejüsdem. Gen. corundem, carandom, coründem. Dat. eidem. Dat. iisdem ou eisdem. Ac. cundem, candem, idem. eösdem, eäsdem, eädem. Ac. codem, eadem, eodem. Abl. Abl. iisdem ou eisdem.

Observações. — 1) Idem (por is-dem) é composto de is, ea, id, e do monossílabo intensivo invariavel dem. A consoante m final de is, ea, id, antes de d, torna-se n: eundem, eorundem por eumdem, eorundem.

 Em lugar de iidem e iisdem no nominativo, dativo e ablativo plurais, encontram-se tambem, especialmente na poesia e nas inscrições, as formas contratas

idem e isdem, p. ex.: isdem consulibus.

## IV) Pronomes relativos.

71. -- O pronome relativo serve para unir duas proposições, representando na segunda um nome ou pronome expresso na primeira. Se o anlecedente for determinado, o pronome relativo chamase definito, tal é qui, quae, quod; se o antecedente for indeterminado, o pronome relativa chama-se indefinito, tais são quisquis, quicumque, cí. n. 76, J, V; g, II e observação, pág. 80.

|      | Singular qui, quae, quod, o qual, a qual, que. cujus, do qual, da qual, do que, da que, cujo, cuja. |      | quais, dos quais, das                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dat. | cui, ao qual, à qual, ao que, a que.                                                                | Dat. | que, cujos, cujas.                                                                                                 |
| Ac.  | quem, quam, quod, o qual, a qual, que.                                                              | Ac.  | ds quais, a que.<br>quos, quas, quae, os                                                                           |
| Abl. | quo, qua, quo, do qual, pelo qual; da qual, pelo que.                                               | Abl. | quais, as quais, que.<br>quibus ou queis, dos quais,<br>pelos quais; das quais,<br>pelas quais; dos, pelos<br>que. |

Observações. - I) Assim como se diz mecum, tecum, assim também quocum (tambem quicum), quecum, quibuscum, melhor que cum quo, cum qua,

2) Em lugar de quibus os puetas usam, às vezes, queis ou quis.

5) Note-se o ablativo singular arcaico qui (m., f. c n.), tomado adverbialmente com o sentido de: em que, porque, com que, para, p. ex.: Aristides in tanta paupertute decessit, ut qui efferrelue, cix reliquerit. Aristides morreu em tanta pobreza que deixou apenas com que ser enterrado.

## QUOD, cousa que, o que.

|              | 01 1                                                       |              | 7                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Nom.<br>Gen. | Singular quod, cousa que, o que. cujus rei, da qual cousa. | Nom.<br>Gen. | Plural<br>quae, cousas que, o que.<br>quarum rerum, das quais |
| Dat.         | cui rei, à qual cousse.                                    |              | quibus rebus, às quais                                        |
| Ac.<br>Abl.  | quod, que. qua re, pela qual coura, pelo que.              | Ac.<br>Abl.  | quae, cousas que.<br>quibus rebus, pelas quais<br>cousas.     |

# 72. - V) Pronomes interrogativos.

Singular -Plural Nom. quis, qui; quae: quid, Nom. qui, quae, quae, quais? quod, quem? que couque? sa? que?

Gen. cujus, de quem? Gen. quorum, quarum, quorum, de quais?

Dat. cui, a quem? Dat. quibus ou queis, a quais? quem; quam; quid, quod, Ac. Ac. quos, quas, quae, quais?

Abl. quo, qua, quo, de quem? Abl. quibus ou queis, de quais? por quem? por quais?

Observações. — 1) O latim na interrogação usa quis? e qui? para o masculino, quar? para o feminino e quid? e quod? para o neutro. — Qui e quod são adjetivos: qui homo est? que homem é ele? quod iter? que caminho? quis e quid pronomes: quis est rex? quem é o rei? quid est republica? que é a república?

Contudo, encontra-se tambem: quis vir? qual homem? em lugar de qui vir? — Quis poèta clarior Homero? qual o poeta mais célebre que Homero? E tambem: Quis est hace mulier? em lugar de quae est hace mulier? quem é esta mulher?

2) Qui, quae, quad, adjetivo, declina-se inteiramente como o relativo. 3) () pronome interrogativo neutro quid, sendo sempre substantivo e nunca adjetivo, exige, se seguido de um substantivo, o genitivo partitivo, p. ex.: quid consilii cepisti? que determinação tomaste? mas dir-se-á: quod consilium cepisti? qual determinação tomaste? porque quid pronome quer o genitivo conrilii e quod, sendo adjetivo, concorda com o nome a que se refere em gênero, número e caso.

4) No genitivo, dativo e ablativo a clareza e o uso aconselham que se prefica o nome res precedido de quae no caso correspondente.

> Gen. cujus rei? Dat. cui rei? Abl. qua re?

Do mesmo modo no plural: quarum rerum? quibus rebus?

5) O ablativo arcaico qui (cl. n. 71, observação 3, pág. 78) usa-se tambem com o valor de: como, de que modo (com interrogação ou sem ela), p. ex.: qui possum? como posso? — qui (=quomodo) fit? de que modo acontece? — nescimus qui factum sit, não sabemos como tenha acontecido. — Cum quo ou quicum loqueris? com quem falas? Quicum venisti? com quem vieste?

73. — Nas interrogações, quando se fala de duas pessoas. em lugar de quis, usa-se uter? utra? utrum? qual dos dois? Pelo que, uter une-se aos comparativos, quis aos superlativos, p. ex.: ex doubus uter dignior? qual dos dois é o mais digno? - Ex plurimis quis dignissimus? entre os muitos quem é o mais digno?

Singular Plural

Nom. uter, utra, utrum? qual Nom. utri, utrae, utra. dos dois?

Gen. utrius. Gen. utrörum, uträrum, utrörum.

Dat. ufri. Dat. utris.

Ac. utrum, utram, utrum. Ac. utros, utras, utra.

Abl. utro, utra, utro. Abl.

O plural de uter, utra, utrum usa-se com dois nomes no plural, p. ex.: utri vicerunt? quais venceram? (os Gregos ou os Persas?)

74. — Os seguintes interrogativos compostos usam-se com a mesma construção e com o mesmo valor de quis:

Quisnam, quinam; quaenam; quidnam, quodnam (o mesmo que quis, mas com certa ênfase: quem pois?) que? qual? quem?

Algumas vezes na composição o quis encontra-se depois da partícula que com ele forma o composto, p. ex.: ecquis, ecqui; ecquae e ecqua; ecquid, ecquod, por ventura alguem? acaso alguem? e quem?

Numquis, numqui; numquae, numqua; numquid, numquod,

por ventura alguem? acaso algum, alguma, alguma cousa?

75. — Nas proposições interrogativas usam-se tambem os adjetivos pronominais: qualis? qual? de que sorte? de que natureza? e quantus? quão grande?

Qualis interroga sobre natureza e qualidade, p. ex.: qualis victus? que (qualidade de) alimento? qualis est istorum oratio?

que tal (=de que natureza) é o discurso destes?

Quantus interroga sobre grandeza, p. ex.: quanta urbs? quanto é grande a cidade? Ii fuerunt certe oratores; quanti autem et quales tu videbis, eles certamente foram oradores, cuja grandeza e cuja sorte hás de vêr.

#### VI) Pronomes indefinitos.

### 76. — Os pronomes indefinitos são:

## a) Os compostos de uter, utra, utrum:

utervis, utravis, utrumvis, uterlibet, utrumlibet utercumque, utracumque, utrumcumque, utraque, utrumque, um e outro. neuter, neutra, neutrum, nenhum dos dois. qual dos dois vos aprouver qualquer dos dois vos aprouver qualquer dos dois alterutra, neutro, nenhum dos dois.

Singular Plural

Nom. uterque, utraque, utrumque, um e outro.

Gen. utriusque.

Nom. utrique, utraeque, utraque, que.

Gen. utrorumque, utrarumque.

Dat. utrique. Dat. utrique.

Dat. utrisque.

Ac. utrumque, utramque, u- Ac. utrasque, utratrumque.

Que.

Abl. utroque, utraque, utroque. Abl. utrisque.

Como iderque declinam as utervis, uterlibet e utercumque.

Observação. — O plucal lant, pronoma noste quando se refere a substantivos que só admitem este rúme. 3, p. en.: i lengue castra, um e outro acampamento; on quando se apõem dois grapas de passana ou cousas, p. esc: ulcique profestimant, uns e outros partizam.

Singular, Plural

Nom. neuter, neutra, neutram, Nom. neutri, neutrac, neutra.

Gen. neutrīus. Gen. neutrīcum, neutrārum, neutrārum.

Dat. neutri. Dat. neutris.

Ac. neutrum, neutram, neutrum. Ac. neutros, neutras, neutra. Abl. neutro, neutra, neutro. Abl. neutris.

Em alteruter, um ou outro dos dois, podem-se declinar tanto separadamente as duas partes componentes: alter e uter, como conservar invariavel a primeira e declinar só a segunda, p. ex.: gen. alterus utrius ou alterutrius; dat. alteri utri ou alterutri, etc.

b) Alter, altera, alterum, outro, segundo (falando-se de dois).

Singular Plural
Nom. alter, altera, alterum. Nom. alteri, alterae, altera.
Gen. alterius (1) Gen. alterorum, alterarum, alterorum.

Dat. altěris. Dat. altěris.

Ac. alterum, alteram, alterum. Ac. alteros, alteras, altera.

Abl. altero, altera, altero. Abl. alteris.

c) Alius, alia, aliud, outro, diverso (falando-se de vários).

Singular Plural
Nom. alĭus, alĭa, alĭud. Nom. alĭi, alĭae, alĭa.
Gen. alīus. Gen. aliōrum, aliārum, aliōrum
Dat. alĭi. Dat. alĭis.
Ac. alĭum, alīam, alĭud. Ac. alĭos, alīas, alīa.

Abl. alio, alia, alio. Abl. aliis.

Observação. - E' raro o genitivo aliur; em seu lugar encontra-se alterius.

d) Unus, um; totus, todo; solus, só; nullus, nenhum; ullus, algum; ceteri, os demais, os outros (cf. n. 52, pág. 52, quasi no fim do n.: Usa-se raramente, etc., pág. 54; n. 62, a, pág. 68).

c) Nonnullus, a, um ou non nullus, a, um, algum, alguma,

alguem, declina-se como unus, a, um (cf. n. 62, a, pág. 68).

f) Os compostos de quis, isto é:

1) Quisque, quaeque, quodque e quidque, cada um, cada uma, cada qual.

II) Unusquisque, unaquaeque, unumquodque e unumquidque,

cada um, cada uma, cada qual.

III) Quisquam, quodquam e quidquam (sem feminino e sem plural), alguem, algum. Usa-se nas proposições negativas e dubitativas p. ex.: tyrannus nec quemquam amal nec ab ullo (ou: a quoquam) amalur, o tirano não ama ninguem, nem é amado por alguem; tyranni nec ullos amant nec ab ullis amantur, os tiranos, etc.

IV) Quispiam, quaepiam, quodpiam e quidpiam, alguem; algum, alguma, carece de plural e usa-se nas proposições afirmativas, p. ex.: si cuipiam pecunium fortuna adëmit, etc., se a fortuna tirou

o dinheiro a alguem, etc.

V) Quisquis (m. e f.,) quidquid ou quicquid, quem quer que seja, o que quer que seja.

<sup>(1)</sup> A pronúncia alterius, a única possivel no hexámetro datílico, suplantou tambem na prosa a pronúncia gramaticalmente exata alterius, que se baseia na quantidade da penúltima silaba: 7 longo.

Singular

I) Nom. quisque, quaeque, quodque ou quidque, cada:um, cada uma.

Gen. cujūsque.

Dat. cuique.

Ac. quemque, quamque, quodque ou quidque.

quoque, quaque, quoque.

Singular

que, unumquodque

ou unumquidque, cada um, cada uma.

Gen. uniuscujūsque.

Dat. unicuique.

unumquemque, unamquamque, unumquodque ou unumquidque.

Abl: unoquoque, unaquaque, unoquoque.

CARECE DE PLURAL

Plural

Nom. quique, quacque, quaeque.

Gen. quorumque, quarumque, quorumque.

Dat. quibüsque.

quosque, quasque,

quaeque. Abl. quibüsque.

Singular

II) Nom. unusquisque, unaquae- III) Nom. quisquam, quodquam ou quidquam, algum, alguém.

> Gen. cujūsquam. Dat. cuiquam.

Ac. quemquam, quodquam ou quidquam.

Abl. quoquam.

CARECE DE PLURAL

O feminino quaequam não é usado; mas em lugar de quaequam, alguma vez, encontra-se ulla e no plural ulli, ullae, ulla.

Singular

IV) Nom. quispiam, quaepiam, quodpiam ou quidpiam, alguem; algum, alguma.

Gen. cujuspiam. Dat. cuipiam, etc.

#### CARECE DE PLURAL.

V) Quisquis (m. e i.), neutro quidquid ou quicquid, quem quer que seja, o que quer que seja, usa-se só:

1) no nominativo singular, quase sempre como substantivo:

quisquis es, quem quer que sejas.

2) No ablativo singular: quoquo modo, como quer que seja; quoquo lempore, quoquo consilio, etc.

- 3) Tambem quidquid, nom e ac. neutro, usa-se sempre como substantivo.
  - g) Os compostos de qui, isto é:

I) Quidam, quaedam, quoddam e quiddam, um certo, uma

certa; algum, alguma, alguem.

II) Quicumque, quaecumque, quodcumque e quidcumque, quem quer que, qualquer que, quem quer que seja, o que guer que seja.

III) Quivis, quaevis, quodvis e quidvis, quem quer, qualquer.

IV) Quilibet, quaelibet, quodlibet e quidlibet, todo uquele que,

qualquer que seja.

Singular

 Nom. quidam, quaedam, quoddam ou quiddam, um certo, uma certa, etc. Gen. cuiusdam.

Dat. cuidam.

Ac. quendam, quandam, quoddam ou quiddam.

Abl. quodam, quadam, quodam.

Singular

II) Nom. quicumque, quaeciimque, quodeiimque, ou quideumque, quem quer que, qualquer que, quem quer que seja, o que quer que seja.

Gen. cujuscümque. Dat. cuicümque, elc.

Plural

Nom. quidam, quaedam, quaedam, certos, certas, etc.

Gen. quoründam, quaründam, quoründam.

Dat. quibūsdam ou queīsdam.

Ac. quosdam, quasdam quaedam.

Abl. quibūsdam ou queīs-

Singular

III) Nom. quivis, quaevis, quodvis ou quidvis, quem quer, qualquer.

Gen. cujusvis. Dat. cuivis. elc.

Singular
IV) Nom. quilibet, quaelibet,
quodlibet ou quidlibet,
qualquer que seja, todo
aquele que, qualquer.
Gen. cujuslibet.

Observação.— Quicumque e quiequi: (cf. n. 71, pág. 78) são pronomes relativos indefinitos, e, como tais, estando numa proposição, referem-se a um substantivo de uma outra, p. ex.: ie servus dividur, quisquis servil, chama-se servo (aquele) todo aquele que serve; quodeunque hoc verbum est, meum est, seja qual for esta palavra, ela é minha.

Dat. cuilibet. etc.

h) Alíquis, alíqua, alíquod e alíquid composto de quis e do prefixo ali.

Singular

Nom. aliquis, aliqua, aliquod ou Nom. aliqui, aliquae, aliqua, alaliquid, algum, alguma, alguem; alguma cousa.

Gen. alicujus, de algum, de alguma, de alguem; de alguma

cousa.

Dat. alicui, a algum, a alguma, ii alguem; a alguma cousa.

Ac. aliquem, aliquam, aliquod su aliquid, algum, alguma. alguem; alguma cousa.

alíquo, alíqua, alíquo, de, por algum; de, por alguma; de, por alguem; por alguma

cousa.

Observação. - 1) Tambem em aliquis, aliqua, aliquad e aliquid o quis

encontra-se depois da partícula que se lhe junta.

Plural

guns, algumas; algumas cou-

Gen. aliquorum, aliquarum, aliquorum, de alguns, de algumas; de algumas cousas.

aliquibus, a alguns, a alalgumas; a algumas cousas.

aliquos, aliquas, aliqua, alguns, algumas; algumas cousas.

Abl. aliquibus, de, por alguns; de, por algumas; por algumas

2) Depois das conjuções si, se; nisi, senão; ne, para que não; cum, quando, depois da partícula interrogativa num, do pronome relativo qui, quae, quod e depois dos advérbios relativos quo, quanto, ubi, unde, quomodo, etc., em lugar de aliquis, aliquid (aliquod) usa-se quis (qui), qua e quae, quid e quod, p. ex.: si aliquis sinquis, nisi aliquice nisi quis; ne aliquis = ne quis; num aliquis - num quis etc.; num quis enil? veio acaso alguem? num quis vis? queres acaso alguma cousa? ri quis pulat, se alguem julga; si quid in le pecca i, ignosce, se te olendi em alguma cousa, perdoa-me; si quis rex, se algum rei (si cujus, si cui, etc); si qua civilas, se alguma cidade; num quae le vexat cura? talvez te atormenta alguma inquietacão? O mesmo diga-se dos advérbios aliquando, alguma vez; alicubi, em algum lugar; alicunde, de qualquer lugar, p. ex.: si aliquando = si quando; ne aliquando=ne quando; si alicăbi - sicăbi, ne alicabi; = necăbi; si alicunde = sicunde; ne alicunde = necunde.

i) O pronome indefinito negativo nemo, ninguem.

Nom. nemo, nimguem.

Gen. nullius.

Dat. nulli e nemini.

neminem.

Abl. nullo.

Com os adjetivos que indicam pessoa, no nominativo e acusativo, em regra, usa-se nemo e não nullus, p. ex.: nemo Romanus, nemo doctur, nemo depinar, e não nullus Romanus, nullus doctus, etc. Esta particularidade de nemo com os adjetivos substantivados, encontra-se até com os próprios substantivos, p. ex.: nemo civis, nenhum cidadão; nemo discipulus, nenhum discipulo, e encontra-se tambem: nemo homo.

77. -- a) Nihil (poético nil), nada. E' substantivo neutro indeclinavel. Os demais casos suprem-se com nulla res;

Nom. nihil, nada.

Gen. nullius rei.

Dat. nulli rei.

Ac. nihil.

Abl. nulla re.

b) Nihilum, nada, cousa nenhuma, é substantivo neutro. Só se encontra o caso genitivo usado no complemento de apreciação: nihili facere, reputar por cousa nenhuma, desprezar e os casos acusativo e ablativo precedidos de preposições: ex nihilo, pro nihilo, ad nihilum, p. ex.: ad nihilum redigere, reduzir a nada, aniquilar; pro nihilo aliquid putare, ducere, habere, não fazer cabedal de, reputar por cousa nenhuma, desprezar.

c) Tantus, tanto, tão grande; quantus, quanto, quão grande.

78. — São tambem pronomes indefinitos:

a) Qualiscumque, qualecumque, qualquer que, qualquer que seja, todo aquele que.

b) Quantuscumque, quantacumque, quantumcumque, quão

grande que seja, tão grande quanto possa ser.

79. — Merecem tambem atenção os pronomes correlativos: lalis — qualis; tantus — quantus; tot — quot: quales in republica principes, tales reliqui solent esse cives, num estado quais são os primeiros cidadãos, lais costumam ser os demais; tanta erat multitudo, quantam capit urbs nostra, grande quanto pode comportar a nossa cidade, cra a multidão; quot homines, tot sententiae, tantos homens, tantos pareceres.

#### CAPITULO X

## CONJUGAÇÃO DOS VERBOS.

80. - No verbo devem-se considerar:

- a) As vozes.
- b) Os tempos.
- c) Os modos.
- d) Os números e pessoas.

#### a) Vozes

As vozes do verbe são três: 1) vaz ativa, 2) vaz passiva e 5) voz depoente.

1) Na voz ativa a ação verbal é praticada pelo sujeito, isto é, o sujeito é o agente da ação verbal. O verbo ativo divide-se em transitivo e intransitivo:

Transitivo é o verbo ativo cuja ação passa diretamente (transit) do sujeito, que é o seu agente, para um objeto, que é o seu paciente, e rege o acusativo, p. ex.: amo patriam, amo a pátria; legi librum, li o livro.

Verbo intransitivo é o verbo ativo cuja ação fica no sujeito e que, tendo sentido completo em si, não exige nenhum complemento e não rege o acusativo, p. ex.: dormio, durmo; curro, corro; nemini noceo, não prejudico a ninguem.

2) Na voz passiva a ação verbal é recebida pelo sujeito, isto é, o sujeito é o recipiente ou paciente da ação verbal, p. ex.:

filius amatur a parentibus, o filho é amado pelos pais.

Os verbos transitivos podem-se apassivar em todas as pessoas de todos os tempos e modos, os intransilios podem-se apassivar tão somente na terceira pessoa do singular, p. ex.: pugnatur, combate-se: pugnabitur, combater-se-á.

Observação. - A vas reflexa poetaguesa, que exprime a ação verbal praticada e recebida pelo mesmo sajeito, quase sempre substitue-se em latim com a voz passiva, p. ex.: eu me exercito, exerceor; lavo-me, lavor.

5) Voz depoente, especial da língua latina, é a que tem forma passiva, mas rignificação aliva, porque o sujeito é o agente. Tambem os verbos depoentes dividem-se em transilivos, p. ex.: imitor exemplum patris, imito o exemplo do pai, e intransitivos, p. ex .: morior, morro. Alguns têm significação reflexa, p. ex.: nilor, eu me esforço; vescor, eu me alimento.

### b) Tempos.

Os tempos em latim são seis:

1) presente

1) presente.

3) passados

2) prelérito imperfeito. 3) pretérito perfeito.
4) pretérito mais que perfeito.

2) futuros

5) futuro imperfeito.

6) Juluro perfeito.

Observação. - O pretérito perfeito latino corresponde ao nosso pretérito perfeito simples e composto, p. ex.: am vei patriam, amei e tenho amado a pátria.

#### c) Modos.

O latim lem três modos finitos ou pessoais: 1) o indicativo, 2) o subjuntivo, 3) o imperativo, e quatro modos indefinitos ou impersoais ou nomes verbais: 1) o infinito, 2) o participio (\*), 3) o gerúndio e 4) o supino.

Observações. - 1) O geróndio, nome verbal que só se encontra na voz ativa, e o supino ativo san formas especiais, que, em algans casos, substituem

2) O latim não tem, como o portugues, o modo condicional com formas proprias. Ao nosso condicional presente corresponde, conforme os diversos casos sintáticos, o presente on imperfeito do subjuntivo; no nosso condicional parado o perfeito ou mais que perfeito do subjuntivo. Algumas vezes, com alguns verbos, o próprie indicativo latino supre o condicional português.

### d) Números e pessoas.

O verbo latino tem dois números: singular e plural e três pessoas como em português.

<sup>(\*)</sup> No participio entendemes tambem incluir o gerandivo porque este nome verbal corresponde ao participio futuro parsivo.

#### OUADRO GERAL DOS MODOS — TEMPOS E VOZES

| 0 | Os modos                                                             | indicativo 1) (voz aliva e passiva)                                     | presente pretérito imperf. futuro imperf. pretérito perfeito pret. m. que perf. futuro perfeito                          | 6 tempos                  |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | finitos ou<br>pessoais                                               | subjuntivo 2) (voz aliva c passiva  imperativo 3) (voz aliva c passiva) | presente pretérito imperf. pretérito perf. pret. m. que perf. presente                                                   | 4 tempos 2 tempos         |
|   |                                                                      | infinito 1) (voz ativa c passiva)                                       | presente<br>perfeito<br>futuro                                                                                           | 3 tempos                  |
|   | Os modos<br>indefinitos<br>ou impes-<br>soais ou<br>nomes<br>verbais | 2) particípio                                                           | presente (só na voz<br>ativa)<br>perfeito (só na voz<br>passiva)<br>futuro (voz ativa e<br>passiva [ = gerun-<br>divo]). | 3 tempos<br>(Declinam-se) |
|   |                                                                      | voz ative<br>4) supino (voz<br>Invaria                                  | ró se encontra na  a). Declina-se.  ativa e passiva).  vel.  niugações                                                   |                           |

81. — As conjugações em latim são quatro e distinguem-se pela terminação da segunda pessoa do presente do indicativo e pela do infinito presente.

A primeira conjugação na segunda pessoa do presente do indicativo termina em as e no infinito em are, como amo, amas, amare.

A regunda conjugação na segunda pessoa do presente do indicativo termina em es e no infinito em ere longo, como lacão, laces, lacere.

A lerceira conjugação na segunda pessoa do presente do indicativo termina em is e no infinito em ere breve: lego, legis, legere.

A quarla conjugação na segunda pessoa do presente do indicativo termina em is e no infinito em īre longo: audio, audis, audirc.

Conjugação do verbo ESSE, ser.

82. O verbo esse, ser, é irregular na conjugação, mas costuma-se colocar antes de qualquer outro, porque, como em português, é verbo auxiliar, isto é, serve para a conjugação dos verbos na voz passiva e nas conjugações perifrásticas ativa e passiva.

# O verbo ESSE = ser

|                       | INDICATIVO                                                           | CALITAGEDS                                                         | IMPERATIVO                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | S. sum, en sou. es est P. sumus cstis sunt                           | sim, eu seja. sis sit sīmus sītis sint                             | Presente  S. 2.ª p. es, sê.  P. 2.ª p. este, sede.  Futuro  S. 2.ª p. esto, sê.                                                                                                                                       |
| President Contraction | Clar                                                                 | ēssem, eu fosse.<br>ēsses<br>ēsset<br>ēssēmus<br>ēssētis<br>ēssent | Infinito  Pres. esse, imp.: scr. pess.: ser eu, seres tu, etc. Perf. fuïsse, imp.: ter sido                                                                                                                           |
| Futuro imperfaito     | S. ĕro, eu serei. ĕris ĕrit P. ĕrĭmus ĕrītis ĕrunt                   |                                                                    | pes: ter eu, teres lu sido; etc.  Ful. futürum, am, um esse ou somente fore, haver ou ter de ser — haver eu; haveres lu de ser, etc.  Futüros, as, a esse ou so- mente fore, haver ou ter de ser — havermos nos haves |
| Preterits perfeito    |                                                                      | tučris ( <i>sido.</i><br>tučrit<br>fucrimus<br>fucritis            | des vos de ser, etc.  Com um particípio ou gerundivo deve-se sempre usar fore, e nunca futurum esser laudatum fore, laudandum fore. Da mesma raiz fore, forma-se um imperfeito do                                     |
| III.                  | lueratis                                                             | fuïsses (vesse)<br>luïsset (sido.                                  | subjuntivo: forem, fores, foret, forent, equivalente a essem ou a futurus essem.  Particípio futuro Futurus, futura, futurum, havendo ou tendo de ser; o que há de ser.                                               |
| Derfisi               | S. luĕro, eu terei fuĕris (sido. îuĕrit P. luerimus fueritis fuĕrint | a<br>a                                                             | O verbo esse não tem par-<br>licípio presente. Encontra-se<br>comente nos dois compostos<br>absum e praesum que fazem<br>absens, praesens. Futurus é<br>ambem adjetivo: res futurae,<br>as cousas futuras.            |

Observações. — 1) A raiz do verbo esse é es (cf. es-t, es-se, etc.): donde as vozes sum, sim, sumus, etc. derivam de es-u-m, es-i-m, es-u-mus, etc.; e as de eram, ero, etc. derivam por rotacismo de es-a-m, es-o, etc.

2) A raiz de ju-i, ju-isse-m, ju-lurus, etc, é fu, que se encontra tambem no

arcaico fu-am, fu-as, fu-ant, em lugar de sim, sis, sit, sint.

5) No imperfeito do subjuntivo ao lado das formas comuns essem, esses, etc. encontram-se tambem (forem, varo), fores, foret..., forent (não forêmus, forêlis).

1) Formas arcaicas são também as do subjuntivo presente: siem, sies,

siet e sient por sim, sis, sil, sinl.

#### Conjugam-se como sum os seus compostos:

Absum, abes, abfŭi, abesse, estar ausente.

Adsum, ades, adfŭi ou affŭi, adesse, estar presente.

Desum, dees, defŭi, deesse, faltar, destalecer.

Insum, ines, estar em, achar-se em.

Os pretéritos perf. e m. q.
perf. são pouco usados. Supprem-se com fui in... jueram in...

Intersum, interes, interfui, interesse, estar entre, assistir.

Obsum, obes, obfŭi, obesse, prejudicar.

Praesum, praees, praefui, praeesse, presidir.

Prosum, prodes, profui, prodesse,

d eufônico nas formas que começam com e, p. ex.: pro-d-est. Imperfeito do indicativo: pro-

děram, proděras, etc.

Imperfeito do subjuntivo: prodessem, prodesses, etc.

Futuro imperfeito: prodero, proderis, etc.

Imperativo: prodes, prodeste; prodesto, prodestote.

Subsum, subes, subesse, estar debaixo. — Tambem os pretéritos perf. e m. q. perf. de subsum não são usados. Supremse com fui sub, fueram sub.

Supērsum, supēres, superfui, superesse, exceder, superar, restar,

sobreviver.

#### Verbo POSSUM, POTUI, POSSE, poder.

83. — O verbo possum é composto do adjetivo indeclinavel pote = que pode, capaz de... e sum: pot(e)-sum (potis sum em poesia) = potsum = possum.

As modificações dos dois componentes de possum (pot-sum)

são as seguintes:

a) O t de pot, ante de r, assimila-se e torna-se r, p. ex :

paraum em lugar de potsum; paraim em vez de potsim, etc.

b) Oblitera-se o f em todas as formas do passado, que começam por esta mesma consoante, p. ex.: potăi por potfui (\*); poluăram por potfueram, etc.

c) Conserva-se o t antes da vogal c, p. ex.: potes, potéram,

etc.

d) O infinito polesse e o imperfeito do subjuntivo polessem contraem-se respetivamente em posse e possem.

e) O particípio deste verbo potens, só se usa como adjetivo (poderoso).

<sup>(\*)</sup> Proprimente o perfeito polici deriva-se do antiquado poleo, polere, verbo que se encontra no dialeto osco.

O verbo POSSE = poder

|                      | INDICATIVO                                                                   | OVITRUIBUS                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Present              | S. pos-sum, cu posso. pot-es pot-est P. pos-sümus pot-estis pos-sunt         | pos-sim, en porsa. pos-sis pos-sit pos-sinus pos-sitis pos-sint                                    | Carece des imperativa                                                                                                                                                               |
| Pratérito imparfeits | S. pot-čram, eu podia. pot-čras pot-črat P. pot-cramus pot-cratis pot-čennt  | possen, cu pudesga<br>posses<br>posset<br>possemus<br>possetts<br>possent                          | Infinito  Inf. pres.: posse Imp.: poder. Pess.: poder cu, padres tu, etc.                                                                                                           |
| future imperiority   | S. pot-čro, eu poderci. pot-čris pot-črit P. pot-crinus pot-eritis pot-črunt |                                                                                                    | Inf. perf.: potuisse Imp.: ler podido, et Pess:: ler eu, leres i podido, etc.                                                                                                       |
| -                    | S. potăi, eu pude e tenho potuisti podido. P. potuimus potuistis potuerunt   | potučrim, cu lenka<br>potučris podid<br>potučrit<br>potucrimus<br>potucritis<br>potučrint          | Carece dos particípios                                                                                                                                                              |
| - 1                  | potuerātis                                                                   | potuissem, cu tivesse<br>potuisses podido<br>potuisset<br>potuissemus<br>potuissetis<br>potuissent | Posse substitue o in-<br>finito futuro de que carcee,<br>p- ex.: os conjurados es-<br>peram assenhorear-se de<br>toda a Gelli-                                                      |
|                      | potučro, cu terci podido. potučris potučrit potucrimus potucritis potučrint  |                                                                                                    | lotius Galliae potiri posse sperant; Cesar esperava que teria podido concluir a empresa sem combater, Cael sar in eam spem veneral (** sperabat) une pugna reni se conficere posse. |

## FORMAÇÃO DOS TEMPOS (\*)

#### VOZ ATIVA

- 84. Para se conjugar um verbo latino cumpre conhecer quatro formas, que servem para formar os outros tempos. Essas formas fundamentais são as que o dicionário fornece, isto é:
  - 1) O presente do indicativo.

2) O perfeito do indicativo.

3) O supino.

4) O infinito presente.

A estas quatro formas dá-se o nome de tempos primitivos ou principais; os demais derivam destes e chamam-se tempos derivados.

### 1) PRESENTE DO INDICATIVO

85. - I) Todos os indicativos presentes da voz ativa têm sempre estas desinências:

Primeira: 0, as, at, āmus, ātis, ant. Segunda: čo, es, et, ēmus, ētis, ent. Terceira: 0, is, it, ĭmus, ĭtis, unt (\*\*6). Quarla: 0, is, īmus, ītis, ĭunt (com um só i).

2) Regra para formar or tempos que derivam do prevente — Na primeira, terceira e quarta conjugação tira-se a vogal fina

(\*) Esta nossa formação verbal só obedece ao princípio de entinar pratiramente aos alunos a conjugar qualquer verbo latino. No apêndice: Pequenas notas filológicas sobre as declinações e o verbo latino, diremos algo da teoria científicamente exata.

Aconselhamos a seguir na explicação a ordem seguinte: perfeito e seus tempos derivados, supino, infinito e presente (letras b. d. c. f. a. c), proceder-se-a assim do mais facil para o mais difícil.

Escrevam-se no quadro negro os tempos principais de quatro verbosum de cada conjugação.

Para prender logo a atenção dos alunos recona-se aos verbos irregulares do capitulo XI (listas verbais, n. 118, 119, 120, 121).

Tome-se, por exemplo, o perfeito do indicativo e conjugue-se este tempo nas quatro conjugações, mostrando como as desinências são as mesmas e a formação inual para todos os verbos.

Em seguida tira-se a desinência i do perfeito dos quatro verbos, e contenperaneamente acrescentam-se as desinências dos tempos que se formam do perfeito. Siga-se o mesmo processo com os tempos formados do supino, infinito e presente.

(\*\*) Os verbos em io desta conjugação perdem o i temático antes de outro i da desinência em todos os tempos derivados do presente e do infinito. Portanto as desinências indicadas servem também para estes verbos, mas terminam a terceira do plural em funt (cf. n. 107, pág. 107).

-o, na segunda as duas vogais finais -eo e acrescentam-se à parte que fica invariavel (tema) as diversas desinências, conforme o tempo que se quer formar.

# 5) Do presente formam-se os tempos seguintes:

- a) O presente do subjuntivo Na primeira acrescemtam-se: em, es, et, ēmus, ētis, ent.

  Na segunda: ĕam, ĕas, ĕat, eāmus, ētis, čant.

  Na terceira e quarta: am, as, at,
- b) O imperfeito do indicativo Na primeira acrescentam-se: ābam, ābas, ābat, abāmus, abātis, ābant.

  Na segunda, terceira e quarta: ēbam, ēbas, ēbat, ebāmus, ebātis, ēbant.
- c) () futuro imperf. do indic. -- Na primeira acrescentam-se:ābo, ābis, ābit, abīmus, abītis, ābunt.

  Na segunda: ēbo, ēbis, ēbit, ēmus, ētis, ent.

  Na terceira v quarta: am, es, et,
- d) O particípio pres. ativo Na primeira acrescenta-se: ans, antis, etc. (Declina-se como amans, amantis, pág. 58).

  Na segunda, terceira e quarta: ens, entis, etc. (Declina-se como prudens, entis, pág. 58).
- e) O gerundivo. (=part. fut. pass.):— Na primeira acrescenta-se: andus, anda, andum. (Declina-se como bonus, bona, bonum, pág. 53).

  Na segunda, terceira e quarta: num, pág. 53).
- f) O gerúndio.
   Na primeira acrescentam-se: andi, ando, andum, ando.
   Na segunda, terceira e quarta:

## 2) PERFEITO DO INDICATIVO

- 86. -- 1) Todos os perfeitos do indicativo da conjugação latina têm sempre as seguintes desinências: i, īsti, it, īmus, īstis, ērunt ou ēre.
- 2) Regro para formar os tempos que derivam do perfeito.

   Em todas as conjugações tira-se a desinência -i e acrescentam-se à parte que fica invariavel (tema) as diversas desinências , conforme e tempo que se quer formar.

- 5) Do perfeito do indicativo formam-se os tempos seguin-
- a) O mais que perfeito do indicativo. Acrescentam-se sempre estas desinências: eram, eras, erat, eramus, eratis, erant.
- b) O futuro perfeito do indicativo. Acrescentam-se sempre estas desinências: ero, eris, erit, erimus, eritis, erint.
- c) O perfeito do subjuntivo. Acrescentam-se sempre estas desinências: erim, eris, erit, erimus, eritis, erint.
- d) O mais que perfeito do subjuntivo. Acrescentam-se sempre estas desinências: īssem, īsses, īsset, issemus, issetis, īssent.
- e) O infinito perfeito. Acrescenta-se sempre īsse, que é invariavel.

#### 3) SUPINO

- 87. 1) Do supino, na voz ativa, midando-se o um em ūrus, ūra, ūrum, forma-se o particípio futuro ativo (\*). (Declina-se como bonus, a, um, pág. 53).
- 2) Na voz passiva forma-se o participio perfeito passivo, mudando-se um em us, a, um. (Declina-se como bonus, a, um, pág. 53).

#### 4) INFINITO PRESENTE

- 88. Do infinito presente formam-se os tempos seguintes:
- 1) Na voz ativa:
- a) A segunda pessoa do singular do imperativo presente ativo, omitindo-se sempre a silaba final re do infinito. (As demais pessoas do presente e todo o futuro formam-se de acordo com as desinências da observação primeira a este mesmo número, pág. 94).
- b) O imperjeito do subjuntivo alivo, acrescentando-se ao infinito as seguintes desinências: m, s, t, mus, tis, nt.
  - 2) Na voz passiva:
- a) O infinito presente passivo, mudando-se a desinência re do ativo em ri nos verbos da primeira, segunda e quarta conjugação, e a terminação ere dos verbos da terceira conjugação em i (Cf. n. 92, 1, pág. 97).

Pres. Juvo, 1, ajudo Sup. jutum Part. fut. ativo: juvaturus

<sup>(\*)</sup> Em alguns verbos, porem, este participio futuro não se forma do supino irregular que lhes é próprio, mas do regular que deveriam ter, por exemplo:

Seco, 1, corto s sectum s s secaturus

<sup>&</sup>gt; Sono, 1, são - sonitum > > sonaturus, etc.

b) A segunda pessoa do singular do presente do imperativo, que é sempre igual ao infinito presente ativo. (As demais pessoas do presente e todo o futuro formam-se de acordo com as desinências do Imperativo passivo n. 91, b, pág. 96).

#### Observações:

Primeira.

Desinências do imperativo ativo:

#### Presente

| 1.º conjugação            | 2." conjugação | 3 conjugação | 4.3 conjugação |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2. <sup>a</sup> p. s. a   | e              | e            | i              |
| 2. <sup>a</sup> p. p. āte | ēte            | ĭte          | īte            |
|                           | 1              | Tuturo       |                |
| 2.° p. s. āto             | ēto            | ĭto          | īto            |
| 3.° p. s. āto             | ēto            | ĭto          | īto            |
| 2.° p. p. atōte           | etōte          | itōte        | itōte          |
| 3.° p. p. ānto            | ēnto           | ūnto (*)     | iūnto          |

#### Segunda.

O infinito futuro ativo é igual ao particípio futuro ativo (cf. supino, n. 87, 1, pág. 93) em caso acusativo singular e plural, mais esse (invariavel).

## VOS PASSIVA

## INDICATIVO E SUBJUNTIVO

### Regra A

89. — À formação da primeira pessoa do presente, imperfeito e futuro imperfeito do indicativo; do presente e imperfeito do subfuntivo, obedece à seguinte regra:

Tomando-se por base a voz ativa, acrescenta-se r aos tempos que terminam em o, e troca-se o m em r nos tempos que terminam em m.

<sup>(\*)</sup> Nos verbos em io: iunto.

a) Desinências de todos os presentes passivos de indicativo das 4 conjugações latinas:

|              | 1     | 2     | 3         | 4      |
|--------------|-------|-------|-----------|--------|
| voz ativa:   | 0     | eo    | O         | 0      |
| voz passiva: | or    | ĕor   | or        | or     |
|              | āris  | ēris  | ĕris (*)  | īris   |
|              | ātur  | ētur  | ĭtur      | ītur   |
|              | āmur  | ēmur  | ĭmur      | īmur   |
|              | amĭni | emĭni | imĭni     | imĭni  |
|              | āntur | ēntur | ūntur (*) | iūntur |

b) Desinências de todos os imperfeitos passivos do indicativo das 4 conjugações latinas:

| voz aliva:   | l<br>ābam                                                | 2-3-4<br>ēbam                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| voz passiva: | ābar<br>abāris<br>abātur<br>abāmur<br>abamīni<br>abāntur | ēbar<br>ebāris<br>ebātur<br>ebāmur<br>ebamīni<br>ebāntur |

c) Desinências de todos os futuros imperfeitos passivos das 4 conjugações latinas:

|              | 1       | 2       | 3-4   |
|--------------|---------|---------|-------|
| voz ativa:   | ābo     | ēbo     | am    |
| voz passiva: | ābor    | ēbor    | ar    |
|              | abĕris  | ebĕris  | ēris  |
|              | abĭtur  | ebĭtur  | ētur  |
|              | abĭmur  | ebĭmur  | ēmur  |
|              | abimĭni | ebimĭni | emĭni |
|              | abüntur | ebūntur | ēntur |

d) Desinências de todos os presentes passivos do subjuntivo das 4 conjugações latinas:

|              | 1            | 2      | 3-4   |
|--------------|--------------|--------|-------|
| voz aliva:   | em           | ĕam    | am    |
| voz passiva: | er           | ĕar    | ar    |
| ,            | ēris         | eāris  | āris  |
|              | ētur         | eätur  | ätur  |
|              | ĕmur         | eāmur  | ämur  |
|              | emĭni        | eamini | amĭni |
|              | <b>entur</b> | eāntur | āntur |
|              |              |        |       |

<sup>(\*)</sup> Tambem antes do é da desinência érie, os verbos em lo perdem o i temático, portanto dir-se-á cap-èris e não capièris. — Os mesmos verbos na terceira pessoa do plural terminam em iuntur em lugar de untur.

e) Desinência de todos os imperfeitos passivos do subjuntivo das 4 conjugações latinas:

voz aliva: 1-2-3-4

·

voz passiva: rer rēris

rētur rēmur remini rēntur

#### Regra B

90. — a) O perfeito do indicativo e os seus derivados formam-se com o participio perfeito passivo e o verbo auxiliar esse, do seguinte modo:

Perf. do indic. = part. perf. + sum ou fui

M. que perf. do indic. = part. perf. + eram ou fuëram

Perfeito do subj. = part. perf. + eram ou fuëro

Perfeito do subj. = part. perf. + essem ou fuërem

M. que perf. do subj. = part. perf. + essem ou fuissem.

b) O infinito perfeito, que na voz ativa, forma-se do perfeito do indicativo, na passiva é igual ao particípio perfeito passivo em caso acusativo, singular e plural, mais esse ou fuisse (invariaveis). Cf. n. 92, 2, pág. 97.

#### **IMPERATIVO**

91. — a) A segunda pessoa do singular do presente do imperativo é sempre igual ao infinito presente ativo. Ci. n. 88, 2, b, pág. 93).

b) Desinências do imperativo passivo:

#### Presente

| 1. lanjugajān   | 2. dajugagia | a. conjegação | 4. CHOLOGAÇÃS |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.º p. s. āre   | ēre          | ĕre           | īre           |
| 2.º p. p. amīni | emīni        | imini         | imĭni         |

#### Futuro

| 2.5 p. s. ātor<br>3.5 p. s. ātor<br>2.5 p. p. abimīni<br>3.5 p. p. āntor | ëtor<br>ëtor<br>ebimini<br>ëntor | itor<br>itor<br>emini (*) | itor<br>itor<br>iemini |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| o. p. p. antor                                                           | entor                            | untor (*)                 | iuntor                 |

<sup>(1)</sup> Nos verbos em io: iemini, iuntor.

#### INFINITO

92. — 1) O infinito presente passivo forma-se mudando a desinência re do ativo em ri nos verbos da primeira, segunda e quarta conjugação, e a terminação ere dos verbos da terceira conjugação, em i. (Cf. n. 88, 2, a, pág. 93).

voz aliva: re re re re re re re re

2) O infinito perjeito passivo é igual ao particípio perfeito passivo (cf. n. 87, 2, pág. 93) em caso acusativo, singular e plural, mais esse ou fuisse (invariaveis). (Cf. n. 90, b, pág. 96).

um, am, um esse ou um. am. um esse on fuisse 08, 28, a os. um, am, um esse ou um, am, um esse ou as, a / fuisse fuisse as. a

5) O infinito futuro passivo é sempre igual ao supino ativo mais iri, invariavel.

1 2 3 4 um iri um iri um iri um iri

#### **PARTICIPIO**

93. — I) Particípio juturo passivo ou gerundivo es. n. 85, 3, e, pág. 91 e n. 94, pág. 97.

2) Particípio perfeito passivo cf. n. 87, 2, pág. 93.

#### GERUNDIVO

94. - Gerandivo ou particípio juliero passeivo el. n. 85, 3, e, pág. 91 e também n. 93, 1, pág. 97.

#### SUPINO

95. — O supino passivo forma-se eliminando o m do supino ativo.

|              | 1         | 2  | 3  | 4  |
|--------------|-----------|----|----|----|
| voz ativa:   | um        | um | um | um |
| voz passiva: | u         | u  | u  | u  |
| Gramática    | Latina, 7 |    |    |    |

## 96. — VOZ ATIVA

amare = amar

| 1                                         | INDICATIVO                                                                | SUBJUATIVO                                                                        | IMPERATIVO                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FF 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | S. am-o<br>ant-as<br>am-at<br>P. am-āmus<br>am-ātis<br>am-ant             | am-em<br>am-es<br>am-et<br>am-ëmus<br>am-ëtis<br>am-ent                           | Presente S. 2 <sup>a</sup> . p. ama, ama. P. 2 <sup>a</sup> . p. am-ate, amai. Futuro                                          |
| Preterito imzerfaito                      | S. am-ābam<br>am-ābas<br>am-ābat<br>P. am-abāmus<br>am-abātis<br>am-ābant | amāre-m<br>amāre-s<br>amāre-t<br>amarē-nus<br>amarē-tis<br>amāre-nt               | S. 2a, p. am-āto, ama. 3.a p. am-āto, ame. P. 2a. p. am-ātōte, amai. 3b. p. am-ānto, amem.  Infinito  Pres. am-āre, imp.: amar |
| Future imperiente                         | S. am-ābo<br>am-ābis<br>am-ābit<br>P. am-abimus<br>am-abitis<br>am-ābunt  |                                                                                   | pess.: amar eu, etc. Perf. amav-isse, imp.: ter amado. pess.: ler eu amado, etc.  Ful. amat-ürum, am, um; amat-uros, de        |
| Freterito gerianto                        | S. amāy-i amay-īsti amāy-it P. amay-īstis [ēre amay-ērunt ou              | amav-ērim amav-ēris amva-ērit amav-erīmus amav-erītis amav-ērint                  | l'il. amat-urus, a, um, haver<br>do ou lendo de amar.                                                                          |
| 24                                        | amay-crack                                                                | amav-īssem opa<br>amav-īsses amav-īsset amav-īssēmus<br>amav-īssētis amav-īssētis | Gen.am-āndi, de amar. Dat.am-āndo, a amar. Ac. am-āndum, a, para amar Abl. am-āndo, amando.  O infinito amāre corresponde      |
| ומונה                                     | S. amav-čro amav-čris amav-črit P. amav-crimus amav-critis amav-črint     |                                                                                   | Supino<br>amät-um, <i>a, para amar.</i>                                                                                        |

## 97. — VOZ PASSIVA

amāri = ser amado

| 1                     | INSICATIVO                                                                                                                              | SUBJUNTIVO                                                                                                                                                         | IMPERATIVO                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11111                 | S. am-or am-āris ou am-<br>am-āris ou am-<br>am-ārtur [āre<br>P. am-āmur<br>am-amini<br>am-āntur                                        |                                                                                                                                                                    | Presente S. 2ª. p. amäre, sê lu amado. P. 2ª. p. am-amĭni, sede vás amados. Futuro                                            |
| Pretérito insperieito | S. am-ābar am-abāris ou am-abātre am-abātur P. am-abāmur am-abamīni am-abāntur                                                          | amā-rer<br>ama-rēris<br>ama-rētur<br>ama-rēmur<br>ama-remīni                                                                                                       |                                                                                                                               |
| Futuro imperfeito     | S. am-ābor am-abēris ou am-abēre am-abītur P. am-abīmur am-abīmini am-abūntur                                                           |                                                                                                                                                                    | Infinito  Pres. amā-ri, imp.: ser amado. pess.: ser eu, seres te amado, etc.                                                  |
| Pretérito certeito    | S. amāt-us, a, um sum ou fui cs ou fuisti est ou fuit P. amāt-i, ae, a sumus ou fuimus estis ou fuistis sunt ou fucrunt                 | amnitus, a, um sim ou fuerim sis ou fueris sit ou fuerit amnitus, ae, a simus ou fuerimus sitis ou fueritis sitis ou fueritis                                      | Perf. amät-um, am, um; amät-os, as, a imp.: ter sido amado. pess.: ter eu sido amado etc. Ful. amät-um iri have de ser amado. |
| Bret m. E. Cetf.      | eras ou fueras<br>erat ou fuerat<br>P. amät-i, ae, a<br>eramus ou fuera-                                                                | amāt-us, a, um essem ou luissem esses ou luisses esset or luissef amāt-i, ae, a essemus ou luissemus essetis ou luissemus essetis ou luissetis essent on luissetis | Particípio  Perf. amat-us, a, um                                                                                              |
| Cutara nertain        | S. amāt-us, a, um ero ou fuero eris ou fueris erit ou fuerit P. amāt-i, ae, a erimus ou fueri- [mus eritis ou fueritis crunt ou fuerint | lerei vido amado                                                                                                                                                   | Supino amāt-u, de ser, para se amado.                                                                                         |

# 98. — VOZ ATIVA

Delêre = desteuir

|                     | INDICATIVO                                                                      | SUBJUATI                                                                                    | VO IMPERATIVE                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                   | S. del-ĕo del-es del-et P. del-ēmus del-ētis del-ent                            | del-ĕam<br>del-ĕas<br>del-ĕat<br>del-eāmus<br>del-eātis<br>del-ĕant                         | Presente  S. 2s. p. dele, destrái. P. 2s. p. del-ēte, destrái. Futuro                                                                                |
| Preferits impartate | S. del-ēbam<br>del-ēbas<br>del-ēbat<br>P. del-ebāmus<br>del-ebātis<br>del-ēbant | delčre-m<br>delčre-s<br>delčre-t<br>delerč-mus<br>delerč-tis<br>delčre-nt                   | S. 2. p. del-ēto, destrói.  5. p. del-ēto, destrói.  P. 2. p. del-ētote, destruí  5. p. del-ēnto, destruím.  Infinito  Pres. del-ēre, imp. destruír. |
| Future imperfeits   | S. del-ēbo<br>del-ēbis<br>del-ēbit<br>P. del-ebĭmus<br>del-ebĭtis<br>del-ēbunt  | 12.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25                                                   | pess.: destruir eu, etc. Perf. delev-isse, imp.: ler destruido. pess.: ier eu, leres lu de. truido, etc.  Fut. delet-ūrum, am, um; delet-ūros, as, n |
| Preterito perfeito  | S. delēv-i delev-īsti delēv-it P. delev-īmus delev-īstis delev-ērunt ou ēre     | delev-ĕrim<br>delv-ĕris<br>delev-ĕrit<br>delev-erimus<br>delev-ĕrint                        | Particípio  Particípio  Pres.del-ens, entis, destruindo.  Fut. delet-urus, a, um ha- cendo en tendo de destruir.                                     |
| 0 Bm                | delev-eras delev-eranus sal                                                     | delev-issem<br>delev-isses<br>delev-isset<br>delev-issëmus<br>delev-issëtis<br>delev-issent | Gerúndio  Gen. del-ëndi, de destruir. Dat del-ëndo, a destruir. Ac. del-ëndum, a, para destruir. Abil. del-ëndo, destruindo.                         |
| S C                 | delev-ĕro opiodelev-ĕris delev-ĕrit delev-eritis delev-eritis delev-ërint       |                                                                                             | O infinito delere, corres-<br>ponde ao nominalico.<br>Supino<br>delet-um, a. para destruir.                                                          |

## 99. - VOZ PASSIVA

Delère = ser destruido

|                        | IFDICATIVO                                                                                                                                  |                               | SUBJUATIVE                                                                                                                                        | IMPERATIVO                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presente               | S. del-čor<br>del-ēris<br>del-ētur<br>P. del-ēmur<br>del-emĭni<br>del-ēntur                                                                 | son destruido                 | del-earis del-earis del-eatur del-eamur del-eamini del-eantur                                                                                     | Presente<br>S. 2.* p. delēre, se lu<br>destruido.<br>P. 2.* p. del-emīni, sede<br>võs destruidos.                                                  |
| Preterito imperfecto   | S. del-ēbar<br>del-ebāris<br>del-ebātur<br>P. del-ebāmur<br>del-ebamīni<br>del-ebāntur                                                      | ens destraido                 | delē-rer dele-rēris dele-rētur dele-rēmur dele-remini dele-rēntur                                                                                 | Futuro  S. 2.4 p. del-ētar, sa tu destruido.  5.4 p. del-etar, seja ele destruido.  P. 2.2 p. del-ebimini sede vés destruidos.                     |
| Futero imperiaito      | S. del-ëbor<br>del-ebëris<br>del-ebïtur<br>P. del-ebïmur<br>del-ebïmïni<br>del-ebüntur                                                      | verei destruido               |                                                                                                                                                   | 3." p. del-entor, se-<br>jam eles destruidos.<br>Infinito<br>Pres. dele-ri.<br>imp.: ser destruido.<br>pess.: ser eu, seres la<br>destr., etc.     |
| Preterito perfeito     | S. delēt-us, a, um sum on fui cs on fuisti est on fuit P. delēt-i, ae, a sumus on fuinus estis on fuictis sunt on fuerunt                   | fui e tenho sido<br>destruido | delēt-us, a, um sim ou fuerim sis ou fueris sit ou fuerit delēt-i, ac, a simus ou fuerimus sitis ou fueritis sint ou fuerint                      | Perj. delēt-um, esse<br>am, um; de-<br>lēt-os, as, af fuisse<br>imper.: ter sido des-<br>truido.<br>pess.: ter cu, teres tu<br>sido destruido, etc |
| Pret, maje 5, norfeito | S. delēt-us, a, um eram on fueram eras on fueras crat on fuerat P. delēt-i, ne, a eramus on fuera- fmus eratis on fueratis crant on fuerant | lova e tunha sida             | delēt-us, a, um essem ou fuissem esses ou fuisses esset ou fuisset delēt-i, ae, a essemus ou fuisse- fmus essetis ou fuissetis essent ou fuissent | Ful. delët-um iri, haven<br>de ver destruido.<br>Particípio<br>Perf. delët-us, a. um<br>destruido ou lendo sida<br>destruido.                      |
| Futura Derigita        | S. delēt-us, a, um ero ou fuero eris ou fueris erit ou fuerit P. delēt-i, ae, a erimus ou fuerinus eritis ou fueritis erunt ou fuerint      | lerei sido destruido          |                                                                                                                                                   | Fut. del-endus, a, um<br>havendo de ser destrui<br>do.  Supino  delet-u, de ser, para<br>ser destruido.                                            |

## 100. - VOZ ATIVA

Legëre = lêr

|                      | INDICATIVO                                                                       |            | ZABINKLIAO                                                                | IMPERATIVO                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presente             | S. leg-o<br>leg-is<br>leg-it<br>P. leg-imus<br>leg-itis<br>leg-unt               | teio       | leg-am<br>leg-as<br>leg-at<br>leg-āunus<br>leg-ātis<br>leg-ant            | Presente S. 2." p. lege, 12. P. 2." p. leg-itc, lede.  Futuro                                                             |
| Preterito importario | S. leg-ēbam<br>leg-ēbas<br>leg-ēbat<br>P. leg-ebātnus<br>leg-ebātis<br>leg-ēbant |            | lsgöre-m<br>legöre-s<br>legöre-t<br>legerö-mus<br>legerö-fis<br>legöre-nt | S. 2.a p. leg-ito, lc. 5.a. p. leg-ito, lcia. P. 2.a. p. leg-itote, lcia. S. p. leg-itote, lc am. Infinito                |
| nperie               | S. leg-am leg-es leg-et P. leg-ērnus leg-ētis leg-ent                            | lives      | 1                                                                         | Pres. leg-ère, imp.: ler. pess.: ler eu, leres te etc. Perf. leg-isse, imp.: ler lido. pess.: ler eu, leres le lido, etc. |
| 28                   | leg-i<br>leg-īsti<br>leg-īt<br>leg-īmus<br>leg-īstis<br>leg-ērunt ou ēre         | e tenho !  | eg-črim<br>eg-čris<br>eg-črit<br>eg-crimus<br>eg-crimus<br>eg-critis      | Pres. leg-ens. entis,                                                                                                     |
| S                    | . leg-ĕram<br>leg-ëras<br>leg-ërat<br>leg-erānus<br>leg-erātis<br>leg-ĕrant      | v ic       | g-issern<br>g-isser<br>g-isser<br>g-isseri<br>g-isseris<br>g-isseris      | Gerindio  Gerindio  Gerindio  Gen leg-endi, de lee.  Dat leg-endo, a lee.  Ac. leg-endum. n, para lee.                    |
| s.<br>P.             | leg-ëro<br>leg-ëris<br>leg-ërit<br>leg-erimus<br>leg-eritis<br>leg-ërint         | lerez lido |                                                                           | O infinite legere cor- resp. ao nominativo.  Supino ect-um, a para ter-                                                   |

## 101. — VOZ PASSIVA

Legi m ser lido

|                      |          | INDICATIVO                                                                                                                       | SUBJUNTIVO                                                                                                                                      | IMPERATIVO                                                                                                                                        |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presente             | S.<br>P. | leg-or<br>leg-ĕris<br>leg-ĭtur<br>leg-ĭmur<br>leg-imĭni<br>leg-ūntur                                                             | lcg-ar<br>lcg-āris<br>lcg-ātur<br>lcg-āmur .a<br>lcg-amini<br>lcg-antur                                                                         | Presente S. 2. p. legěre, sè la lido. P. 2. p. leg-imĭnî, sedevás lidos. Futuro                                                                   |
| Prat, imperfeits     | S.       | leg-ēbar<br>leg-ebāris<br>leg-ebātur<br>leg-ebāmur<br>leg-ebamini<br>leg-ebāntur                                                 | lege-rer<br>lege-rēris<br>lege-rētur<br>lege-rēmur<br>lege-remini<br>lege-rēntur                                                                | S. 2." p. leg-itar. se h                                                                                                                          |
| Feture imparfaits    | s.<br>P. | leg-ar<br>leg-ēris<br>leg-ētur<br>leg-ēmur<br>leg-emĭni<br>leg-ēntur                                                             |                                                                                                                                                 | Infinito  Pres. leg-i. imp.: ser lido. pess.: ser eu, seres li lido, etc.  Perf. lect-um ( esse                                                   |
| Preterito perieito   |          | lect-us, a, um sum ou fui cs ou fuisti est ou fuit lect-i, ac, a sumus ou fuimus eştis ou fuistis sunt ou fuerunt                | lect-us. a, um<br>sim ou fuerim<br>sis ou fueris<br>sit ou fuerit<br>lect-i, ac, a<br>simus ou fuerimus<br>sitis ou fueritis<br>sint ou fuerint | am, um; ou<br>lect-os, as, a fuisse<br>imp.: ter sido lido<br>pes.: ter cu, teres to<br>sido lido, etc.<br>Fut. lect-um iri, have<br>de ser lido. |
| Pret, mais gus perf. |          | lect-us, a, um eram on fueram eras on fueras erat on fuerat lect-i, ac, a eramus on fueramus eratis on fueratis erant on fuerant | lect-us, a, um essem ou fuissem esses ou fuisses esset ou fuisset lect-i, ac, a essemus ou fuissemus essetis ou fuissetis essent au fuissent    | lida.<br>Ful. leg-ëndus, a, um                                                                                                                    |
| Future periodo       |          | lect-us, a, um ero ou luero eris ou lueris erit ou fuerit lect-i, ae, a erimus ou fuerimus eritis ou fueritis erunt ou fuerint   |                                                                                                                                                 | lect-u, de ser, para ser<br>lido.                                                                                                                 |

# 102. - VOZ ATIVA

Audice = ouvir

|                   | INDICATIVO                                                                            |                                           | SUBIURLIA                                         | 0                                         | IMPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenta          | S. audi-o aud-is aud-it P. aud-inus aud-itis aud-itis aud-itunt                       | audi<br>Baudi<br>Saudi                    | -at<br>-āmus<br>-ātis                             | T. C. | Presente S. 2.* p. audi, ourc. P. 2.* p. aud-îte, our Futuro                                                                                                                                                                                                     |
| 19 E              | S. audi-ēham<br>audi-ēbas<br>audi-ēbat<br>P. audi-ebāmus<br>audi-ebātis<br>audi-ēbant | audir<br>audir<br>audir<br>audir<br>audir | C-UIS                                             | 2012000                                   | S. 2.4 p. aud-īto, ou<br>3.4 p. aud-īto, ou<br>P. 2.4 p. aud-idōte, ou<br>vi.<br>3.4 p. aud-iūnto, o<br>çam.                                                                                                                                                     |
| rutura imparfeita | audi-am audi-es audi-et audi-ēmus audi-ētis audi-ent                                  | Outilier                                  |                                                   |                                           | Pres. aud-īre, imp.: ouvir. pess.: ouvir eu, ouvir lu, etc. Perf. audiv-īsse. imp.: ler ouvido. pess.: ler eu ouvid etc.                                                                                                                                         |
|                   | audiv-isti<br>audiv-īsti<br>audiv-īmus<br>audiv-īstis<br>audiv-ērunt ou ēre           | audiv-c                                   | čris<br>črit<br>crimus<br>critis                  | enha ouvido                               | Participio  Pers. audit-ouvirdo.  audit-ouvirdo. |
| S.                | audiv-ēram<br>audiv-ēras<br>audiv-ērat<br>audiv-erāmus<br>audiv-erātis<br>audiv-ērant | audiv-is                                  | ssem<br>sses<br>sset<br>ssemus<br>ssetis<br>ssent | Spirate array                             | Gerúndio  m. andi-ēndi, de ouvirat. audi-ēndo, a ouviral.  m. andi-ēndum. a., para ouvir.  para ouvir.                                                                                                                                                           |
| P                 | audiv-čro<br>audiv-čris<br>audiv-črit<br>audiv-črimus<br>audiv-čritis<br>audiv-črint  | teres onvido                              |                                                   | rcs                                       | Dinfinito audire cor- p. ao <i>nom.</i> Supino  lit-um, a, para ouvir.                                                                                                                                                                                           |

## 103. - VOZ PASSIVA

Audire sa ser ouvido

| ,                    | -        | INDICATIVE                                                                                                                                            |                   | SUBJUKTIYO                                                                                                                                     | ,                | DYITABBARI                                                                                                                                         |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenta             | S.       | audf-or<br>aud-îris<br>aud-îtur<br>aud-îmur<br>aud-îmini<br>aud-îmini                                                                                 | sou ouvido        | audi-ar<br>audi-āris<br>audi-ātur<br>audi-āmur<br>audi-āmini<br>audi-āmtur                                                                     | seja ourido      | Presente S. 2.4 p. audire, sê tu ouwido. P. 2.2 p. aud-imini, se- de vos ouvidos.                                                                  |
|                      |          |                                                                                                                                                       | M-1               |                                                                                                                                                |                  | Futuro                                                                                                                                             |
| Pretérito imperieita | P.       | .udi-ēbar<br>audi-ebāris<br>audi-ebātur<br>audi-ebāmur<br>audi-ebāmtur<br>audi-ebāntur                                                                | Chiches with      |                                                                                                                                                | force ourids     | S. 2. p. aud-ītor, sé la ouvido.  5. p. aud-ītor, seja etc ouvido. P. 2. p. audie-mīni, sede vos ouvidos. 3. p. aud-iūntor, sejam eles ouvidos.    |
| Futuro imperfeits    | S.       | audi-ar<br>audi-ēris<br>audi-ētur<br>audi-ēmur<br>audi-ēmini<br>audi-ēntur                                                                            | serei ounido      |                                                                                                                                                |                  | Infinito  Pres. audi-ri, imp.: ser ouvido, pess.: ser eu, seres lu ouvido, etc.                                                                    |
|                      |          |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                |                  | Perf. audit- cssc<br>um, am, um; ou                                                                                                                |
| Preterito perfeito   | S.<br>P. | audit-us, a, um<br>sum on fui<br>es on fuisti<br>est on fuit<br>audit-i, ac, a<br>sumus on fuimus<br>estis on fuistis<br>sunt on fuerunt              | fui e tenho sido  | audit-us, a, um sim ou fuerim sis ou fueris sit ou fuerit audit-i, ae, a simus ou fueritus sitis ou fueritis sint ou fuerint                   | sido our         | um, am, um; { ou audit-os, as, a fuisse imp.: ler sido ouvido. pess.: ler eu, leres tu sido ouvido, etc.  l'ul. audit-um iri, haver de ser ouvido. |
| qua gerl             | S        | audit-us, a, um cram ou fucram cras ou fucras crat ou fucrat audit-i, ac, a cramus ou fucra- (mus cratis ou fucratis crant ou fucrant                 | Jora e linha sido | audīt-us, a. um essem ou fuissem esses ou fuisses esset ou duisset audīt-i, ae, a essemus ou fuissemus essetis ou fuissetis essent ou fuissent | tivens die newin | Particípio  Perf. andit-us, a, um, ouvido ou tendo sido oucido.  Fut. audi-endus, a, um, havendo de ser- ouvido.                                   |
| arfaifo              | S.<br>P. | audit-us, a, um<br>ero ou fuero<br>eris ou fueris<br>erit ou fuerit<br>audi-ti, ae, a<br>erimus ou fuerimus<br>eritis ou fueritis<br>erunt ou fuerint | terei vido ouvido |                                                                                                                                                |                  | Supino<br>audit-u, de ser, para<br>ser ouvido.                                                                                                     |

## Observações sobre algumas formas temporais da voz ativa.

104. — a) No perfeito em avi da primeira conjugação e nos seus tempos derivados, podem-se omitir as sílabas re e vi, se forem seguidas de r ou v. p. ex.: amarunt por amaverunt; amastis por amavisti; amaram por amaverum; amasse

por amavisse, etc.

b) A mesma regea aplica-se aos perfeitos em evi dos verbos da segunda e terceira conjugação e a todos os tempos que eles formam, p. ex.: Hestis por Hesislis, chorastes; Herunt por Heverunt, choraram; deleveram por deleveram, destruica; consucram por consucocram, estava acostumado, de consucreo; decreese por decrevisce, ter decretado, de deceino, etc. Assim tambem com os perfeitos novi de nosco, conheço, e movi de marca, movo, com os seus compostos: nasti por nocesti, nasce por noviere; mas sempre novero no futuro perfeito em lugar de noro; commosse por commovisse,

c) Nos perfeitos em ivi, e nos seus derivados, pode-se omitic o v. p. ex.: audierunt por audiverunt, ouviram; quaesierant por quaesiverant, tinham procurado, de quaero; e se, omitindo-se o v, se encontrarem dois i (ii), podem-se contrair num só i, p. ex.: audisti por audiori de audivisti; petisse por petiisse de petivire, ter pe-

de pelo.

d) No perfeito indicativo ativo, terceira pessoa de plural, pode-se usar a terminação ere em lugar de crunt, p. ex.: amavere por amaverunt. Neste caso,

porem, não se pade omitir a silaba ve e dizer amare por amavere.

e) A forma do imperativo futuro indica um mandado que se deve executar no futuro e usa-se especialmente nas dispusições logais, p. ex.: evas cenito, vem amanhã. (Cf. n. 573, 6).

Os verbos seio e memini têm só o imperativo futuro: seilo, seilote; me-

mento, mementole.

1) Nos quates verbos dicere, dizer; ducere, lewer; facere, fazer; ferre, levar, trazer, suprime-se o e final do presente do imperativo, segundo pessoa do

singular, e sazem: dic, duc, Jac, Jer.

Conserva-se o e nos compostos de juvio, em que este verbo se muda em licia: conficio, confice: efficio, effice. Diz-se. porem, addice de adducere; edie de educere ; saldir de subducere ; mas, éffer de efferre ; áffer de afferre ; confer de conferre ; henedic de benedicere ; calefac de calefacere (ef. n. 6, c, observação I, pág. 12; n. 120, verbo n. 87; n. 130, observações I. 2, 3.

g) O infinito futuro ativo forma-se com ou sem esse, mais frequente-

mente sem esse.

## Observações sobre algumas formas temporais da voz passiva.

105. — a) A segunda pessoa do singular, no periodo clássico, termina regularmente em re. p. ex.: amabare, delebare, por amabares, delebaris, mas raramente se encontea a segunda pessoa do indicativo presente em re em lugar de ris, porque a forma em re (amure = amurie, delere = delerie) confundir-se-ia com o infinito

b) Nas formas amatum esse, amandum esse, muitas vezes subentende-se

o auxiliar esse, p. ex : creio ter cido auxido - me auditum pulo.

e) As vezes o gerundivo (ou particípio futuro passivo) dos verbos da terceira e quarta conjugação termina em undar, forma arcaica, p. ex.: poliunda: por policadar, de polier, apodero me. Esta desinência é a única nos gerandicos oriundos de orior, levarlar-se, originar-se e cundus de co, ir; nes frases in jure dicundo em lugar de dicendo (jus dicere "julgae); aveusare ou damnare de repetundis ou repetundarum, em lugar de repetendis pecuniis ou repetendarum pecuniarum, acusar ou condenar alguem por concussão, de repeto, pedir uma segunda vez.

d) Racamente se usa o infinito faturo passivo. Prefere-se um circunlóquio com fore ut e o subjuntivo, p. ex.: Catilina esperava que seria criado consul, Catilina

sperabal fore ut consul crearctur.

#### Formas arcaicas.

106. — As formas que seguem são areaicas, e portanto não se devem imitar. Encontram-se nos escritores, particularmente nos poetas:

a) Às vezes o subjuntivo presente termina em im, is, it, especialmente no verbo edo, como: subjuntivo presente: edim, edis, edil por edam, edas, edal, e no verbo do e nos seus compostos: duin, duint, por dem, dent, p. ex .: Di duint,

b) O infinito presente passivo termina, às vezes, em ier, em logar de î, p. ex.: amarier, scribier, admillier, patier, spargier, defungier (cf. n. 1, d, 11, pág. 9).

c) O imperieito e o futuro indicativo ativo e passivo da quarta conjugação terminam, às vezes, em ibam, ibar em lugar de iebam, iebar, e em ibo, ibor por iam, iar, p. ex.: audibam por audiebam; largibar por lamiebar, de lumiri; audibo por audiam, opperibor por opperiar, de opperiri, aguardar.

d) O imperativo futuro passivo e depoente da segunda e terceira pessoa do singular terminava antigamente em -mino, p. ex.: neaefamino por praefator, de praefari, dizer antes; propradimino por propreditor de progredior, avancar; e por analogia os gramáticos nos tão a outra terminação em -minor para a segunda pessoa do plural, p. ex.: amaminor por analogiair: maneminor por monehimini, forma esta que carece de qualquer autoridade.

c) As vezes, o luturo perfeito termina em -asso e-esso em lugar de-avero e uero, p. ex.: levario por lesacero; prohibesso por prohibesso; e assim tambem Jaxo por fecero; eapso por espero; jusso por jussero, de juleo, mando. Com o mesmo critério se encontram formados alguns perfeitos do subjuntivo, p. ex.: leva crim, prohibessim, faxim, etc. Note-se ainda o perfeito subjuntivo ausim, ausir, auxil em lugar de ausur sim, de ausleo, ousar, sincope de auserim, de um perfeito areaico ausi.

(1) Notem-se, enfim, algumas contrações ou síncopes nos vários modos do perfeito: dixti por dixisti; seripali par ecipateli; dixe por dixiste; accestis por accessistir de accedo; acrese por surrexiser de sursa; intellexist por intellexiste; intellexistes; surpueral por curripueral de surripio; exstruxem por exstinxissem, etc.

### VERBOS DA TERCEIRA CONJUGAÇÃO EM 10

107. — Seguem a terceira conjugação tambem alguns verbos em io, que, nos tempos derivados do presente e do infinito, perdem o i antes de outro i ou de ĕ (breve) da desinência (2.º pessoa do singular do presente do indicativo passivo).

Eis os poucos verbos que estão sujeitos a esta exceção: (+)

capio, tomo,
cupio, desejo,
facio, faço, (afficio, conficio, etc.),
fadio, cavo, (effodio, perfedio, etc.),
fugio, fujo, (confugio, aufugio, etc.),
jacio, lanço, atiro, (adjicio, conjicio, etc.),
(lacio), atraio, (illicio, pellicio, etc.),
pario, dou à luz.
quatio, bato, (percutio, concutio, etc.),
rapio, arrebato, (arripio, corripio, etc.),
sapio, tenho juizo, (desipio, etc.),
specio, olho, (aspicio, conspicio, despicio, etc.):

#### e os depoentes:

gradior, caminho, ando, (ingredior, progredior, etc.), morior, morro, palior, sofro, (perpetior, etc.).

<sup>(\*)</sup> Os tempos principais destes verbos e a significação dos seus compostos se encontram na lista dos Verbos irregulares — Terceira conjugação n. 129.

## Verbos da terceira

## 108. - VOZ ATIVA

|                                           | INDICATIVO                                                                            | SUBJUHTIYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPERATIVO                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| E)(E)                                     | S. capi-o, cu prendo<br>cap-is<br>cap-it<br>P. cap-imus<br>cap-itis                   | capi-ant<br>capi-as<br>capi-at<br>capi-āntus<br>capi-ātis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presente S. 2.4 p. cape. P. 2.4 p. cape.                                 |
|                                           | capi-unt                                                                              | capi-ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puturo                                                                   |
| Imper                                     | S. capi-ēbam<br>capi-ēbas<br>capi-ēbat<br>P. capi-ebāmus<br>capi-ebātis<br>capi-ēbant | capĕre-m<br>capĕre-s<br>capĕre-t<br>caperc-mus<br>caperē-tis<br>capere-nt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. 2.* p. cap-ĭto.  5.* p. cap-ĭto P. 2. p. cap-itote. 5.* p. capi-ūnto. |
| -                                         |                                                                                       | with the company of the distribution of the control | Infinito                                                                 |
| perfe                                     | capi-am capi-es capi-et capi-ētis capi-ētis capi-ent                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pres. cap-ère. Perf. cep-isse. Ful. capt-ūrum, ai um; os, as, a esse     |
| _                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Particípio                                                               |
| Signed Granals                            | cep-īsti<br>cep-it<br>cep-ĭmus<br>cep-īstis                                           | cep-črim<br>cep-čris<br>cep-erit<br>cep-erimus<br>cep-eritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pres.capi-ens Ful. capt-urus, a, un                                      |
|                                           | cep-ërunt ou ëre                                                                      | cep-crint .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerándio                                                                 |
| S. P. | cep-ĕras                                                                              | ccp-issent<br>cep-isses<br>ccp-isset<br>ccp-issetis<br>ccp-issetis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gen. capi-endi. Dat. capi-endo. Ac. capi-endum. Abl. capi-endo.  Supino  |
| S.                                        | cep-ëro<br>cep-ëris<br>cep-ërit<br>cep-eritis<br>cep-eritis                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | capt-um.                                                                 |

# 109. — VOZ PASSIVA

|          | INDICATIVO                                                                                    | SOBIUHTIYO                                                                                                                | IMPERATIVO                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Presente | S. capi-or, ett son preso<br>cap-ëris<br>cap-itur<br>P. cap-imur<br>cap-imini<br>capi-untur   | capī-ar<br>capī-āris<br>capī-ātur<br>capī-āmur<br>capī-amīni<br>capī-āntur                                                | Presente S. 2.* p. capëre. P. 2.* p. cap-imini.                               |
| Insper   | S. capi-ēbar<br>capi-ebāris<br>capi-ebātur<br>P. capi-ebāmur<br>capi-ebamīni<br>capi-ebāntur  | capë-rer<br>cape-rëris<br>cape-rëtur<br>cape-rëmur<br>cape-remini<br>cape-rëntur                                          | S. 2.4 p. cap-itor. 3.4 p. cap-itor. P. 2.5 p. capi-emini. 3.4 p. capi-intor. |
| nperie   | capi-ar capi-ēris capi-ētur capi-ēmur capi-ēmur                                               |                                                                                                                           | Pres.capi. Perf. capt-um, an um; os, as, a ess ou fuisse. Fut. capt-um ici.   |
| P        | capt-us est                                                                                   | capt-us sim ou fuerim, capt-us sis etc. capt-us sis etc. capt-i simus capt-i sitis capt-i sint                            | Particípio  Perf. capt-us, a, um Ful. capi-endus, a um.                       |
| S.       | capt-us eras etc. capt-us erat capt-i erāmus capt-i erātis                                    | capt-us essem on fuis-<br>capt-us esses (sem, etc.)<br>capt-us esset<br>capt-i essemus<br>capt-i essetis<br>capt-i essent | Supino                                                                        |
| S.<br>P. | capt-us ero ou fuero, capt-us eris etc. capt-us erit capt-i erimus capt-i eriti: capt-i erunt |                                                                                                                           |                                                                               |

## CONJUGAÇÃO

## dos verbos depoentes.

- 110. Chama-se depoente o verbo que tem a terminação or como os passivos e conjuga-se inteiramente como eles, mas tem significação ativa, porque o sujeito é o agente. Tambem os verbos depoentes dividem-se em transitivos, p. ex.: imitor exemplum patris, e intransitivos, p. ex.: morior, morro. Alguns têm significação reflexa, p. ex.: nitor, eu me esforço; vescor, eu me alimento.
- a 1) O particípio futuro passivo ou gerundivo ou o adjetivo verbat destes verbos tem significação passiva: imitandus, que deve ser imitado. Por este motivo, esta forma verbal só se encontra com os verbos transitivos. Os intransitivos só têm o gerundivo com a terminação em dum (gênero neutro) unido com o verbo esse, p. ex.: moriendum est, deve-se morrer.
- II) Tambem o supino passivo conserva sua significação passiva: imitatu, de ser, para ser imitado.
  - b) Os verbos depoentes conservam da voz ativa:
  - I) o particípio presente: imitans;
- II) o particípio futuro: imitaturus (donde o infinito futuro: imitaturum, am, um; os, as, a esse);
  - III) o gerúndio: imitandi, imitando, etc.:
  - IV) o supino: imitatum (pass. imitatu).
- c) O particípio perfeito dos verbos depoentes tem significação ativa: imitatus, tendo imitado.

Observação. — Por exceção, os seguintes particípios perfeitos, alem da significação ativa, têm a correspondente passiva:

adeplus (de adipiscor, čris), conseguido, tendo conseguido; comilatus (de comilar, ĉris), acompanhado, tendo acompanhado; complexus (de completar, ĉris), abraçado, tendo abraçado; confessus (de confiltor, ĉris), confessado, tendo confessado; dimensus (de dimellor, ĉris), medido, tendo medido; compensas (de ementor, ĉris), falso, mentiroso, tendo mentido; emperius (de ementor, ĉris), experimentado, tendo experimentado; interpretados (de enterpretar, âris), interpretado, tendo interpretado; meditatus (de meditor, ĉris), meditado, tendo meditado; mensus (de melior, ĉris), medido, tendo medido; pactus (de paciscor, ĉris), pactuado, tendo pactuado; partitus (de partier, ŝris), assolado, tendo dividido; populatus (de populor, ŝris), assolado, tendo sorteado; utlus (de sortior, ĉris, punido, tendo punido.

Mas estes particípios de significação passiva nunca se usam em união com o verbo case para formar um verdadeiro tempo passivo, p. ex.: comitatus, acompanhando; mas não se pode dizer: comitatus est, foi acompanhado.

# PRIMEIRA CONJUGAÇÃO DEPOENTE

111. — Imitāri = imitar

|                           |          | INDICATIVE                                                                                                                                                                              | SABIORITAO                                                                                          | IMPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                         | S.       | imītor, imilo<br>imitāris ou tāre<br>imitātur<br>imitāmur<br>imitāmīni<br>imitāntur                                                                                                     | imiter, imite<br>imiteris ou tere<br>imitetur<br>imitemur<br>imitemur<br>imitemur<br>imitentur      | Presente S. 2.* p. imitāre, imita. P. 2.* p. imitamīni, imitai.  Futuro S. 2.* p. imitātor, imita.                                                                                                                                                                                                      |
| Preterito imperf.         | S.       | imitābar, imitava<br>imitabāris ou bāre<br>imitabātur<br>imitabāmur<br>imitabamini<br>imitabāntur                                                                                       | imitārer, imilasse<br>imitarēris ou rēre<br>imitarētur<br>imitarēmur<br>imitaremīni<br>imitarēntur  | 5.º p. imitator, imile. P. 2.º p. imitabimini, imilai. 5.º p. imitantor, imilem.  Infinito  Pres. Imitari, imp.: imilar. pess.: imilar eu, imilare; lu, etc.                                                                                                                                            |
| Futuro imperf.            | S.<br>P. | imitābor, imitarei<br>imitabēris au bēre<br>imitabītur<br>imitabīmur<br>imitabīmini<br>imitabūntur                                                                                      |                                                                                                     | Perf. Imitatum, am, um; os, us, a esse ou fuisse. imp.: ler imitado. pess.: ler eu, teres lu imitado, etc. Ful. Imitaturum, am, um; os, as, a esse, haver ou ter de imitar.                                                                                                                             |
| rerte                     |          | imitātus, a, um<br>sum au fui<br>imitei e tenko imil-<br>imitāti, n <b>e</b> , a<br>sumus au fuimus,<br>etc.                                                                            | imitātus, a, um,<br>sim ou fuerim<br>tenha imitado.<br>imitāti, ae, a<br>simus ou fuerimus,<br>etc. | Particípio  Perc. Imitans, antis, imilando o que imita.  Perf. Imitatus, a, um, lendo imilado.  Fut. alivo: Imitaturus, a, um, havendo ou lendo de imilar.  passivo: Imitandus, a, um                                                                                                                   |
| Priesto Prat. Innis quo p | P. S     | imitātus, a, um eram ou fueram imilara e linka imi- lado. imilāti, ne, a eramus ou fuera- mus, etc. imitātus, a, um ero ou fuero lerei imilado. imitāti, ae, a erimus ou fuerimus, etc. | imitātus, a, um essem ou fuissem livesse imitado imitāti, ac, a cssemus ou fuisse- mus, etc.        | havendo ou tendo de ser imitado.  Geríndio  Gen. Imitandi, de imitar. Dat. Imitando, a imitar, imitando. de. Imitandum, a, para imitar. dbl. Imitando, imitando. O infinito corresp. ao nom.: imitari = o imitar.  Supino  Aliso: Imitatum, a, para imitar. Parsivo: Imitatu, de ser, para ser imitado. |

# SEGUNDA CONJUGAÇÃO DEPOENTE

112. — Merēri = merecer

|                      | INDIGATIVE                                                                                 | SUBJUNTIVE                                                                                         | IMPERATIVO                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precento             | S. merëor, mereço<br>merëtis ou ëre<br>merëtur<br>P. merëmur<br>meremini<br>merëntur       | merearis ou are<br>merearis ou are<br>mereamur<br>mereamini<br>mereaniur                           | Presente S. 2. p. merëre, merece. P. 2. p. meremini, mereceri. Futuro                                                                                                             |
| Preterita incerte to | S. marēbar, merceia<br>merebātis au bāre<br>merebātur<br>P. merebāmur<br>merebāntur        | mererer, merecene<br>mererens au mere-<br>mererens (rére<br>mereremini<br>mereremini<br>mererentur |                                                                                                                                                                                   |
| Futuro imperfeito    |                                                                                            |                                                                                                    | Perf. Meritum, am, um; os, as a esse ou fuisse. imp.: ler merceido. pess.: ler eu, leres lu mere cido, etc. Ful. Meriturum, am, um; os as a esse, haver ou ler de merecer         |
| Pretérito perfeito   | mereci e tenho mer.                                                                        | meritus, a, um sim ou fuerim tenha merecido, meriti, ae, a simus ou fuerimus, etc.                 | Particípio  Pres. Merens, entis, merecendo o que merece. Perf. Meritus, a, um, tende merecido. Ful. ativo: Meriturus, a, um havendo ou tendo de merecere passivo: Merendus, a, um |
| 048 68               |                                                                                            | meritus, a, um<br>essem on tuissem<br>livesse merceido.<br>meriti, ae, a                           | havendo ou tendo de ses<br>merceido.  Gerúndio Gen. Merendi, de mercece. Dat. Merendo, a mercece, mere-<br>cendo.  de. Merendum, a, para mere-<br>ter.                            |
| 2                    | S. meritus, a, um ero qui luero lerei merecido. P. meriti, ae, a, erimus ou fuerimus, etc. |                                                                                                    | Abl. Merendo, merecendo.  O infinito corresponde ao nom.: mereri nerecer  Supino  Ativo: Meritum, a, para merecer.  Passivo: Meritu, de ser, para ser merecido.                   |

# TERCEIRA CONJUGAÇÃO DEPOENTE

113. — Fungi = cumprir

|                      | INDICATIVO                                                                                             | SUBJUNTIVO                                                                                       | IMPERATIVO                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presente             | S. fungor, cumpro fungëris ou ëre fungitur P. fungimur fungimui fungimui                               | fungar, cumpra<br>lungāris au āre<br>fungātur<br>lungāmur<br>lungāmur<br>lungamui<br>fungāntur   | Presente S. 2.* p. fungëre, cumpre. P. 2.* p. fungimini, cumpri. Futuro S. 2.* p. fungitor, cumpre.                                                                                                                 |
| Preférite imparfeito | S. fungēbar, campria<br>fungebāris ou bare<br>fungebātur<br>P. fungebāmur<br>fungebāmur<br>fungebāmtur | fungërer, cumprisse fungerëris ou ërç fungerëtur fungerëmur fungerëmur fungerëmtur               | 7.4 p. fungitor, cumpra. P. 2.1 p. fungemini, cumpri. 5.3 p. funguntor, cumpran  Infinito  Press. Fungi. imp.: cumprir. pess.: cumprir eu, cumprire fu, etc.                                                        |
| Future imperfeite    | S. lungar, cumprirei lungëris ou ëre fungëtur P. lungëmur lungemini fungëntur                          |                                                                                                  | Perf. Functum, am, um; os as, a esse ou fuisse. imp.: ler cumprido. pess.: ler en, leres lu cum prido, etc. Fut. Functurum, am, um os, as, a esse, haver ou le de cumprir.                                          |
| Freierice perfeits   | S. functus, a, um  sum ou fui  cumprt e l. cump.  P. functi, ae, a  sumus ou fuimus,  etc.             | functus, a, um<br>sim ou fuerim<br>tenha cumprido<br>functi, ae, a<br>simus ou fuerimus,<br>etc. | Pres. Fungens, eatis, cam<br>prindo, o que cumpre.<br>Perf. Functus, a, um, lend<br>cumprido.<br>Fut. ativa: Functurus, a, um<br>havendo ou lendo de cumprii<br>passivo: Fungendus, a, um<br>havendo ou lendo de se |
| 3.4                  | S. functus, a, um eram ou fueram cumprira e f. rump. P. Inneti, ac, a cramus ou fuera- mus, etc.       | functus, a, um essem ou fuissem tineste cumprido functi, ae, a essemus ou fuisse- mus, etc.      | cumprido.  Gerúndio  Gen. Fungendi, de cumprir.  Dai. Fungendo, a comprir cumprindo.  de. Fungendum, a, para cum prir.                                                                                              |
| Faturo perfeits      | S. functus, a, um ero ou fuero lerei cumprido P. functi, ae, a erimus ou fuerimus, etc.                |                                                                                                  | Abl. Fungendo, cumprindo. O infinito corresponde no nom.: fungi = o cumprir.  Supino  Alivo: Functum, a, para cum pric. Passivo: Functu, de ser, para ser cumprido.                                                 |

Gramática Latina, 8

# QUARTA CONJUGAÇÃO DEPOENTE

114. — Partiri = partir

|                      | INDICATIVE                                                                                                  | SOBIUNTIVO                                                                                                  | IMPERATIVO                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fresente             | S. partior, parto<br>partiris ou ire<br>partitur<br>P. partimur<br>partimur<br>partiuntur                   | partiar, parla<br>partiäris on äre<br>partiätur<br>partiämur<br>partiamini<br>partiäntur                    | Presente S. 2.* p. partire, parle. P. 2.* p. partimini, parli. Futuro                                                                                                                                         |
| Preterito imperfeito | S. partiebar, partia<br>partiebāris ou bāre<br>partiebātur<br>P. partiebāmur<br>partiebāmur<br>partiebāntur | partirer, partiser<br>partireris on ere<br>partiretur<br>partiremur<br>partiremui<br>partirentur            | S. 2.ª p. partitor, parle.  5.ª p. partitor, parla. P. 2.ª p. partiemini, parli.  5.ª p. partiemini, parli.  5.ª p. partiemini, parli.  Infinito  Pres. Partiri.  imp.: parlir.  pess.: parlir cu, partices i |
| ngerie               | S. partiar, partirei partiëris ou ëre partiëtur partiëmur partiemini partiëntur                             |                                                                                                             | etc.  Perf. Partitum, am, um; os, a a esse ou fuisse, imp.: ter partido.  pess.: ter eu, teres la patido, etc.  Fut. Partiturum, am, um; o as, a esse, haver ou ter e partir.                                 |
|                      | 5. partitus, a, um sum ou fui parti e tenho part. e tenho part. partiti, ae, a samus ou fuimus etc.         | partitus, a, um<br>sim ou tuerim<br>tenha partido<br>partiti, ae, a<br>simus ou fuerinaus,<br>etc.          | Pres. Partiens, entis, partindo o que parte. Perf. Partitus, a, um, lend partido. Pul. alivo Partiturus, a, um havendo ou tendo de partitupassivo: Partiendus, a, um                                          |
| S P                  | partitus, a, um eram ou fueram partira e linha part. partiti, ae, a cramus ou fueramus, etc.                | partītus, a, um<br>essem ou luissem<br>livesse partido<br>partīti, ae, a<br>essemus ou fnisse-<br>mus, etc. | havendo ou tendo de se partido.  Gerúndio  Gen. Partiendi. de partir.  Dat. Partiendo, a partir, par lindo.  de. Partiendum, a, para                                                                          |
|                      | partitus, a, um ero ou fuero lerei partitio partiti, ae, a erimus ou fuerimus, etc.                         |                                                                                                             | partir. Abl. Partiendo, partindo. O infinito corresp. ao nom.: partiri = o partir. Supino Alivo: Partitum, a, para partir Passivo: Partitu, de ser, para                                                      |

## CONJUGAÇÃO

## dos verbos semidepoentes

115. — Tem a língua latina (ambem quatro verbos semidepoentes, assim chamados porque nos tempos que se formam do perfeito seguem a forma passiva (depoente):

> audeo, es, ausus sum, audēre, ousar; gaudeo, es, gavīsus sum, gaudēre, alegrar-se; soleo, es, solītus sum, solēre, costumar; fido, is, fisus sum, fiděre, confiar, com os seus compostos: confido, is, confisus sum, confiděre, confiar. diffīdo, is, diffîsus sum, diffiděre, desconfiar.

#### Modo indicativo

## Modo subjuntivo

Presente: audeo, es, ouro (como audeam

delco)

Pret, imperf.: audebam auderem
Fut. imperf.: audebo

Pret. perf.: ausus sum (es, est) ausus sim (sis, sit)

Prel. m. q. perf.: ausus eram ausus essem (essec, esset)

(era, crat)

Fut. perf.: ausus ero (eris, crit) ....

## Modo imperativo

Presente

S. ande P. andete

Futuro

S. audeto P. audetote audeto audeto

Infinito

Presente: audere

Perfeito: ausum, am, um esse Futuro: ausurum, am, um esse

Particípio

Presente: audens
Perfeito: ausus, a, um
Futuro: ausurus
Gerúndio: audendi, etc.
Supino: ausum (ausu).

Por este conjugam-se gaudeo, soleo; fido e os seus compostos confido e diffido seguem a terceira conjugação. (Cf. n. 126).

# 116. — Esquema comparativo dos nomes verbais.

|                                                                                                                                  |                                             | 1010434                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbo ATIVO                                                                                                                      | VERBO PASSIVO                               | VERBO DEPOENTE                                                                                                                                             |
| Inf.: Pres.: amare Perf.: amavisse Ful.: amaturum esse Part.: Pres.: amans Perf.: Ful.: amaturus Gernúdio: amandi Supino: amatum | amari amatum esse amatum iri amatus amandus | imitari imitatum esse imitaturum esse imitaturum esse imitatus imitatus imitatus imitaturus (alivo) imitandus (passivo) imitatum (alivo) imitatu (passivo) |
|                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                            |

## Conjugação perifrástica.

117. - Unindo-se o particípio futuro ativo (p. ex.: amalurus) e o passivo (amandus) de um verbo com as várias formas do auxiliar esse, forma-se uma nova conjugação que, por ser um circunlóquio, se chama perifrástica. Comparando-se entre si as duas línguas, vê-se que o latim, para formar a conjugação perifrástica, serve-se do verbo esse e do particípio futuro ativo para a conjugação perifrástica ativa, e do mesmo verbo esse com o particípio futuro passivo para a conjugação perifrástica passiva. - O português, ao invés, serve-se dos verbos auxiliares haver e ter, seguidos da preposição de regendo o infinito do verbo que se pretende conjugar, tanto na voz ativa como na passiva, p. ex.: amaturus, a, um sum, es, etc. en hei ou lenho de amar, lu has ou lens de amar, etc.; amandus, a, um sum, es, etc., eu hei ou tenho de ser amado, lu has ou tens de ser

# A) CONJUGAÇÃO PERIFRASTICA ATIVA

## Indicativo

#### PRESENTE

| S. Amalu-<br>rus, a, um | sum,<br>es,<br>est,       | cu hei (1)<br>lu has<br>ele ha        | ou tenho (2) ou tens ou tens    | nar   |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|
| P. Amalu-               | sumus,<br>estis,<br>sunt, | nós havemos<br>vós haveis<br>eles hão | ou temos<br>ou tendes<br>ou têm | de am |

(1) Conjugação promissiva em português.

<sup>(2)</sup> Conjugação obrigatória: tenho de, tenho que, devo amar. - Amaturus sum, eram, etc., corresponde tambem a: eu estou, estava para umar, etc.

| ou     | tinha                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ou     | timbac                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | rittias                                 | L :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ou     | tinha                                   | amar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tHL    | tínhamos                                | 1 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OLL    | tinheis                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ou     | tinham                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ou     | terei                                   | .*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ou     | teras                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oll    | tera                                    | nar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ULL    | teremos                                 | de amar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ou     | tereis                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oll    | terão                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1)11  | five                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                         | amer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (3.6.5 | linemay                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                         | 1-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | finera                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 010    | fiveras                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | fivera                                  | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ULE    | civett                                  | Singe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| au     | tivéramos                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ull    | tivereis                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ult    | fiveram                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 011    | tenha                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OIL    | tenhas                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ULL    | tenha                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ou     | tenhamos                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 011    | tenhais                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UII    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | OUL | ou tinheis ou tinham ro ou terei ou terás ou terás ou terás ou terás ou tereis ou tereis ou tereis ou tereis ou teres ou tiveste ou tivestes ou tiveram ou tiveras ou tiveram erro ou tenha ou tenha ou tenha ou tenha ou tenha |

| PRETÉRITO | IMPERFEITO |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

| S. Amalu-                   | com,<br>es,<br>el,     | eu houvesse<br>tu houvesses<br>ele houvesses        | 011<br>011 | tivesses<br>tivesses                | mar |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----|
| P. Amalu-<br>ri, ac, a cssc | emus,<br>etis,<br>ent, | nós houvéssemos<br>vós houvesseis<br>eles houvessem | Oll        | tivéssemos<br>tivesseis<br>tivessem |     |

# Pretérito mais que perfeito

| S. Amalu- fuisses, fuisses, fuisses,        | cu houvera<br>tu houveras<br>ele houvera         | ou. | tivera<br>tivera                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| P. Amalu- Juissemus,<br>ri, ac, a Juissent, | nós houvéramos<br>vós houvereis<br>eles houveram | ou  | tivéramos<br>tivereis<br>tiveram |

## Infinito

## PRESENTE

| Amel Price | (impessoal) haver ou ter de amar; (pessoal) haver ou ter eu, haveres ou teres tu, haver ou ter ele de amar, etc. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D          | 27.24                                                                                                            |

## PERFEITO

| S.<br>P. | Amalurum, am, um \ fuiese: | (impessoal) haver de ter amado; (pessoal) haver eu, haveres tu, haver ele de ter amado, etc. |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | D) (102777777 2            | ott.                                                                                         |

# B) CONJUGAÇÃO PERIFRASTICA PASSIVA

## Indicativo

## PRESENTE

Amandus sum, cu hei ou tenho de ser amado, etc.

PRETÉRITO IMPERFEITO Amandus cram, cu havia ou tinha de ser amado, etc.

FUTURO IMPERFEITO E PERFEITO Amandus ero e fuero, cu haverei on terei de ser amade, etc.

PRETÉRITO PERFEITO Amandus Jui, eu houve ou tive de ser amado, ctc.

PRETÉRITO MAIS QUE PERFEITO Amandus fueram, eu houvera ou livera de ser amado, etc.

## Subjuntivo

#### PRESENTE E PRETÉRITO PERFEITO

Amandus sim e fuerim, en haja ou tenha de ser amado, etc.

## PRETÉRITO IMPERFEITO

Amandus essem,

eu houvesse ou tivesse de ser amado, etc.

#### PRETÉRITO MAIS QUE PERFEITO

Amandus Juissem, ou houvera ou tivera de ser amado, etc.

#### Infinito

#### PRESENTE

Amandum, am, um esse:

(impessoal) haver ou ter de ser amado; (pessoal) haver ou ter eu, haveres ou teres tu, haver ou ter ele de ser amado, etc.

#### PERFEITO

Amandum, am, um fuisse:

(impessoal) haver de ter sido ou dever ter sido amado; (pessoal) haver eu de ter ou dever eu ter sido amado, etc.

## CAPITULO XI

## VERROS IRREGULARES

Os verbos irregulares dividem-se em quatro classes:

- § I.º verbos que têm o pretérito perfeito e o supino irregulares;
- § 11.º verbos irregulares propriamente ditos;
- § III.º verbos defectivos, isto é, incompletos;
- § IV.º verbos impessoais.

## § I

Verbos que têm o perfeito e o supino irregulares.

#### 118. - PRIMEIRA CONJUGAÇÃO

1. Crepo, as, crepŭi, crepitum, crepare, celalar.

Increpo, as, increpăi, încrepitum, încrepăre, repreender.
2. Cubo, as, cubui, cubutum, cubăre, estar deilado, repousar.

Accubo, as, accubui, accubitum, accubare, deitar-se.

Do, as, dědi, dátum, dăre, dar.
 Circumdo, as, circumdědi, circumdătum, circumdăre, rodenr.
 Pessundo ou pessumdo, as, pessumdědi, pessumdătum, pessumdáre, arrainar (cf. n. 6, ĉ, observação 2, pág. 12).

Os compostos disvilabos perteneem à terceira conjugação, e tem didi, ditum no pretérito perfeito do indicativo e no supino (ef. n. 120, verbo u. 53, pág.

Al-do, is, ab-didi, ab-ditum, al-dere, aparlar, ocullar.

Con-do, is, con-didi, con-ditum, con-dere, estabeleer, Jundar.

4. Domo, as, domŭi, domitum. domare, domar.

5. Explico, as, explicavi, explicatum, explicare. Explico, as. explicai, explicitum, explicare, abrir, desdobrar, explicar (próprio e figurado).

6. Juve, as, jūvi, jūtum, (part. Jul. juvaturus, cf. nota ao n. 87. pag. 95), Impersoal: juvat = agrada.

Adjūvo, as, adjūvi, adjūtum, adjuvāre, ajudar, auxiliar.

7. Lavo, as, lavi (lavavi), lautum (lavatum), lavare, lavar, banhar-se.

Laulas, particípio, corresponde a lavado, banhado.

Laute, adjetivo, corresponde a Lauto, puro, esplentido. Laulum, supino, forma-se de lav(i)lum.

Part. fut. at .: lavalurus.

Os compostos de lavo pertencem à terceira conjugação:

Ablüo, is. ablüi, ablütum, abluëre, lawer.

3. Mico. as, micui, micare, brilhar, laiseac. Emico, as. emicai. (part. Jul. emicaturus), emicare, resplandecer.

o. Poto, as, potavi, potum (potatum), (part. ful. poturus), potare, beber

Observações. - 1) O particípio polar (menos bem polatas de polation), alem da significação passiva (a cousa que foi bebida, aquae polae) tem tambem valor ativo: que belieu: bene polur, que bebeu muito, bébado. Diga-se o mesmo de juratur (de juro, as, avi, atom, are, jurar) que foi jurado e que jurou.

2) Ao invés, os dois particípios cenatus (de ceno, as, avi, atum, arc. jandar) e pransus (de prandeo, es, praudi, pransum, prandere, almoçar) tôm só significação ativa: cenalus, que já jantou; pransus, que já almoçou.

10. Seco, as, secui, sectum, (part. ful. secaturus, cf. nota ao n. 87, pág. 95),

11. Sono, as, sonui, sonitum, (part. ful. sonaturus, cf. nota ao n. 87, pág. 12. Sto, as, steti, statum, stare, colar con pé.

Circumsto, as, circumsteti, circumstare, estar ao redor.

Antisto, as, antisteti, antistere, estar em primeiro lugar; adiante; superar.

Os campostos disollabos tem o perfeito em stiti. Algune terminam o participio

Praesto, as, praestiti, (praestitum, praestatum), (parl. praestaturus, praestitus). praestave, superar. Peaestal (impessoal), & melhor.

Consto, as, constiti, (constitum, constatum), constaturus, constare, constar, lusto, as, institi, instaturas, instare, perseguir.

Resto, as, restiti, restare, parar, restar. Restat ut...=roda estabelecido que... Disto, as, distare, distar.

Li. Tono, as, tonui, tonitum, tonare, horgar. Munitus - como atordondo Impersoal: Tonat, tonuit, tonarc.

14. Veto, as, vetŭi, vetitum, vetare, proibir.

# 119. - SEGUNDA CONJUGAÇÃO

- 15. Abeleo, es, abolevi, abolitum, abolere, abolir, viscar.
- 16. Algeo, es, alsi, algere, terfrio.
- 17. Ardeo, es, arsi, arsum, ardere, arder.
- 18. Augeo, es, auxi, auctum, augere, aumentar.
- 19. Caveo, es, cavi, cautum, cavere, acautelar-se, guardar-se de, tomar cuidado.

- 20. Censco, es, censui, censum, censere, recensear, julgar.
- 21. Cičo, es, civi, cltum, ciere, mover, agilar. Os compostos de civo pertencem à quarta conjugação. Accio, is, accivi, accitum, accire, mandar vir, convidar. Concio, is, concivi, concitum, concire, mover, por em movimento, excitar. Excio, is, excivi, excitum, excire, chamar, despertar. As formas concitum e excitum raramente se usam.
- 22. Doceo, es, docui, doctum, docere, ensinar.
- 25. Faveo, is, favi, fautum, favere, favorecer.
- 24. Ferveo, es, fervi (ferbui), fervere, ferver, estar quente.
- 25. Foveo, es, fovi, fotum, fovere, aquentar, fomentar.
- 26. Fulgeo, es, fulsi, fulgere, luzir, resplandecer.
- 27. Habeo, habes, habii, habitum, habere, ler, estimar. Ad-hibeo, adhibes, adhibüi, adhibitum, adhibere, empregar. Pro-hibeo, prohibes, prohibiti, prohibitum, prohibere, proibit Debeo, es, debăi, debitum, debere, dever, ser devedor. Prac-beo, es, praebăi, praebătum, praebēre, elercer, mustrar.
- 28. Haereo, es, haesi, haesum, haerere, estar pegado. Haesi = estou imorel, preso, delido. Cohacreo, es, cohacsi, cohacsum, cohacrere, estar intimamente unido. Inhacreo, es, inhaesi, inhaesum, inhacrere, estar fixo, preso, aderente. Adhaereo, es, etc., etc., aderir.
- 29. Indulgeo, es, indulsi, indultum, indulgêre, ser benévolo, perdaur.
- 30. Jubeo, es, jussi, jussum, jubere, mandar.
- 31. Luceo, es, luxi, lucere, resplandecer.
- 52. Lugeo, es, luxi, luctum, lugere, chorar.
- 55. Măneo, es, mansi, mansum, manere, faur. Permaneo, permanes, etc., permanecer. Remanco, remanes, etc., Jicar, parar.
- 54. Misceo, es, miscui, mixtum, miscēre, misturar.
- 55. Monco, es, monui, monitum, monere, advertir. Ad-moneo, admones, admonui, admonitum, admonere, admoestar.
- 36. Mordeo, es, momordi, morsum, mordere, morder.
- 57. Möveo, cs, mövi, mötum, movēre, mover. Permoveo, permoves, permovi, permotum, permovere, mover. Commoveo, commoves, commovi, commotum, commovere, comover-
- 38. Pondeo, es, pependi, (pensum), pendere, pender, pesar: Os compostos não tem perfeito, supino, nem participio perfeito passivo. Impendeo, es, impendere, ameaçar, estar iminente. Dependeo, es, dependere, pender, depender.
- 39. Permuleeo, es, permulsi, permulsum, permuleere, acerciciar, crercar, avalmar. O simples mulcoo não é usado.
- 40. Prandco, es, prandi, pransum, prandere, almoçar.
- 41. Rideo, es, risi, risum, ridere, rir, verbo intr. Usado, poseno, transititivamente = mofar, escarnecer. Inrideo, es, inrisi, inrisum, inridère, escarnever, mojar.

Derideo, es, etc., escurnecer, zombar.

Subrideo, es, etc., sorrir.

42. Sedeo, es, sedi, sessum, sedero, assentar-se, estar, residir. Obsideo, obsides, obsessum, obsidere, por-a: diante, orrear, bloquear, investir.

Possideo, possides, possedi, possessum, possidere, posside.

- Deve-se distinguir entre possideo, es, possidere, da 2ª, conjugação, e possido, possidere, da terceira, que significa tomar posse de uma cousa, ocupar (cl. consido, verbo n. 73, pág. 123).
- 43. Spondeo, es, spopondi, sponsum, spondere, prometer, garantir. Respondeo, es, respondi, responsum, respondere, responder.

- 44. Suadeo, es, suasi, suasum, suadere, aconcelhar. Persuadeo, es, persuasi, persuasum, persuadere, persuado, aconcelhar com resultado.
- 45. Tergeo, es, tersi, tersum, tergere, alimpar. Abstergeo, es, abstersi, abstersum, abstergere, enaugar.
- 46. Tondeo, es, (totondi), tonsum, tondere, losquiar.
- 47. Torqueo, es, torsi, tortum, torquere, lorcer, lorlurar. Contorqueo, es, contorsi, contortum, contorquere, laccer cam força. Detorqueo, es, detorsi, detortum, detorquere, arredar de, de viar de. Extorqueo, es, extorsi, extortum, extorquere, arranear de, calorquir. Retorqueo, es, retorsi, retortum, retorquere, vollar, retorquir.
- 48. Torreo, es, torrui, tostum, torrere, queimar, loslar, torrar.
- 49. Turgeo, es, tursi, turgere, estar cheio de, estar inchado.
- 60. Urgeo, es, ursi, urgere, aperlar, insistir.
- 51. Video, es, vidi, visum, videre, ver. Videor, eris, visus sum, videri, parecer. Invideo, invides, invidi, invisum, invidere, invejar. Pro-video, provides, providi, provisua, providere, prever, mare.
- 52. Vovco, es, vovi, votum, vovere, fazer volo. Devoveo, devoves, devovi, devotum, devoveec, rotar, dedicar, consegrar.

## 120. — TERCEIRA CONJUGAÇÃO

- 55. Abdo, is, abdidi, abditum, abdere, ovultar. Condo, is, condidi, conditum, condere, compor, fundar. Credo, is, crediti, creditum, credere, erer, confiar.
  - Dedo, is, dedidi, deditum, dedire, entregar, abandanar. Edo, is. edidi, editum, edere, por fora, fazer sair, publicar (uma obra), editor. Reddo, is, reddidi, redditum, reddere, dar, restituir, tornar, traduzir, verter.
  - Trado, is, tradidi, traditum, tradere, entregar, confiar. Perdo, is, perdidi, perditum, perdere, arrainar, perder.
  - Vendo (de venum do ou venumdo ou venundo, as, dedi, datum, dare el. n. 6, c, observação 2, pág. 12), is, vendidi, venditum, vendêre, vender, (cf. n. 118, verbo n. 3, pág. 119).
- 54. Acuo, is, acui, acutum, acuere, aguçar.
- 55. Adnuo, is, adnui, adnuere, anuir. Abnuo, is, abnui, abnuere, negar, recusar.
- 36. Affligo, is, afflixi, afflictum, affligere, abater, afligir. O simples [ligo não é usado. Confligo, is, conflixi, conflictum, confligere, combater. Profligo. as, profligavi, profligatum, profligare, derrolar, desbaratur.
- 57. Ago, is, egi, actum, agere, impelir, fazer. Circum-ago, circumagis, circumagi, circumactum, circumagere, conducir uo
  - Per-ago, peragis, peregi, peractum, peragere, execular.
  - Ab-igo, sabīgis, abēgi, abactum, abigere, envotar. Sub-igo, sabīgis, subēgi, subactum, subigere, submeter.
  - Cago, (de co-ago), cogis, coegi, coactum, cogere, recolher, constranger.
  - Dego, is, degere, passar (o lempo).
    - Observação. Os imperativos age, agile usam-se frequentes vezes como interjeições. Cf. n. 152, b, pág. 162.
- 58. Alo, is, alŭi, altum, alere, alimentar.
- 59. Antecello, is, (praestřti), (praestřtum), antecellere, ilustrar-se, superar. Excello, is, (praestřti), (praestřtum), excellere, sobrepujar, exceder.
- 60. Arguo, is, argui, argutum (accusatum), arguere, provar, acusar. Coarguo, is. coargui, (convictum), coarguere, revelar, convencer de culpa. Redarguo, is, redargui, (relutatum), redarguere, conjular.

Observação. — O particípio argutus só se usa como adjetivo: astucioso, astuto, sagaz, fino. Ao nosso acumdo correspondem os particípios accusatus, insimulatus.

61. Aspicio, is, aspexi, aspectum, aspicere, olhar.

Conspicio, is, conspexi, conspectum, conspicere, librigar, divisur.

Despicio, is, despexi, despectum, despicere, desprezar. Perspicio, is, perspexi, perspectum, perspicere, examinar.

Prospicio, is, prospexi, prospectum, prospicere, other ante at, prosec.

62. Bibo, is. bibi, potum, bibere, beber.

Imbibo, is, imbibi, imbibere, embeber.

Com-, c., per-bibo, beher inteiramente, embeber-se, impregnar-se, como o simples.

63. Cado, is, cecidi, casum; cadere, cair.

Incido, is, incidi, incasurus, incidere, cair em, encontrar, lopar.

Occido, is, occidi, occidim, occidere, morrer, por-se (com respeito aos astros).

Não se dese confundir com occido, is, occidi, occisum, occidere, mutar, composto de ob e caedo, is, cecidi, caesum, caedere, cortar. Cl. verbo n. 64, pág. 123.

Recido, is, recidi, recasurus, recidere, recair.

Con-, re-, pro-cido, etc., cair para diante, de bruço , prostrar-se, como o simples.

64. Caedo, is, cecidi, caesum, caedere, cortar.

Incido, is, incidi, incisum, incidere, gravar, burilar.

Occido, is, occidi, occisum, occidere, matar (cf. verbo n. 63).

Peae-, suc-, con-, abs-cido, separar corlando, cortar com um instrumento, como o simples.

65. Căno, is, cecini, cantum (cantatum), canere, cantar.

Concino, is, concinui, concentum, concinure, cantar ou locar juntamente.

66. Căpio, is, cepi, captum, capere, tomar.

Accipio, accipis, accepi, acceptum, accipere, receber.
Decipio, decipis, decepi, deceptum, decipere, enganar.
Excipio, excipis, excepi, exceptum, excipere, acolher, tomar, excetuar.
Praecipio, praecipis, praecipi, praecipium, praecipere, mandar.
Recipio, recipis, recepi, receptum, recipere, retomar, retirar-se.

Suscipio, suscipis, suscept, susceptum, suscipère, empreender. Incipio, incipis, coepi, inceptum, incipère, começar.

67. Carpo, is, carpsi, carptum, carpere, pastar, apanhar.

Decerpo, is, decerpsi, decerptum, decerptre, colher. 68. Cedo, is, cessi, cessum, cedere, retirar-se, ceder.

Accedo, is, accessi, accessum, accedere, aproximar-se.

Decedo, is, decessi, decessum, decedere, partir, retirar-sc.

Excedo, is, excessi, escessum, excedere, sair, exceder.

Pro-, con-, re-, suc-cedo, ir de baixo, aproximar-se de, sueoder, como o simples.

69. Cerno, is, crevi, cretum, cernere, separar, distinguir, ver claramente. O perfeilo crevi em prosa é raro.

Decerno, is, decrêvi, decrêtum, decernêre, decretar. Secerno, is, secrêvi, secrêtum, secernêre, separar.

70. Cingo, is, cinxi, cinctum, cingere, cingir.

71. Claudo, is, clausi, clausum, claudere, lechar.

Intercludo, is, interclusi, interclusum, intercludere. interceptar.

Ex-, con-, prae-, re-cludo, abrir, descobrir, como intercludo.

72. Colo, is, colui, cultum, colere, cultivar, honrar.

Excolo, is, excolui, excultum, excolere, trabalhar com enidado, aperlenoar.

Incolo, is, incolui, incultum, incolere, habitar.

75. Consido, is, consedi, consessum, considere, assentar-se, estabelever-se. Possido, is, possedi, possessum, possidere, tomar posse, apossar-se. Deve-se dinstinguir possido de possideo, possides, possedi, possessum, possidere, possuir (cf. sedeo, verbo n. 42, pág. 121).

74. Consulo, is, consului, consultum, consulere, consultar, prover.

75. Contemno, is, contempsi, contemptum, contemnere, desprezar.

76. Coquo, is, coxi, coctum, coquere, cozer.

Concoquo, is, concoxi, concoctum, concoquere, digerir.

- 77. Cupio, is, cupivi, cupitum, cupere, desejar.
- 78. Curro, is, cucarri, cursum, currere, correr.

Accurro, is, accurri (accucurri), accursum, accurrere, weorrer.

Concurro, is, concurri (concucurri), concursum, concurrere, currer juntamente. combaler.

Succurro, is, succurri, succursum, succurrere, sacorrer.

79. Dico, is, dixi. dictum, dicere, dizer. Imperativo: dic, Cf. n. 104. J. pag. 106.

Indico, is, indixi, indictum, indicere, intimar.

- Praedico, is, praedixi, praedictum, praedicere, predizer. Nan se deve confundir indico, is, com indico, as, avi, atum, are, indicar; praedico, is, com praedico. as, avi, alum, ace, celebrar.
- 80. Distinguo, is, dinstinui, distinctum, distinguere, divlinguir. Eastinguo, is, exstinxi, exstinctum, exstinguere, apagar.

Sl. Divido, is, divīsi, divīsum, dividere, dividir.

82. Dūco, is, duxi, ductum, ducere, condurir, estimar. Imperativo: duc. Cf.

Conduco, is, conduci, conductum, conducere, alugar, assalariar.

Educo, is, eduxi, eductum, educere, lesar para lora. Não se confunda com educo, as, avi, atum. Ere, educar, da primeira conjugação.

\$85. Edo, is, edi, esum, edere, comer (cf. n. 154 - Verbos irregulares propriamente ditos).

Comedo, is, comedi, comesum, comedere, comer.

584. Emo, is, emi, emptum, emere, compour.

Căemo, is, coemi, coemptum, coemerc, comprar av mesona tempo, juntamente. Ad-imo is, ademi, ademptum, adimere, tirar, pricer de.

Dirimo, is diremi, diremptum, dirimere. separar. Eximo, is, exemi, exemptum, eximere, tirar de.

Interimo, is, interemi, interemptum, interimere, dar caba de destruir, mular. Redimo, is, redemi, redemptum, redimere, remir.

Demo (desemo), is, dempsi, demptum, demere, licur, lomar, corlar.

Sūmo (sus-ĕmo), is, sumpsi, sumptum, sumere, tomar.

Consumo, is, consumpsi, consumptum, consumere, consumir.

Promo (pro-emo), is, prompsi, promptum, promère, livar (uma cousa donde cha está guardada), manifestar.

Depromo, is, deprompsi, depromptum, depromère, tirar para fora de, extrair. Como (co-emo), is, compsi, comptum, comere, pentear, enfeitar, cuidar.

85. Evello, is, evelli, evulsum, evellere, arranear. O perfeito evulsi é usado somente na poesia.

86. Excudo, is, excudi, excusum, excudere, cunhar.

587. Facio, is, feci, factum, facere, Jazer. Imperativo presente: fac (el. n. 104, f. 10 pág. 106). 130

Afficio, afficis, affectum, afficere, causar, influir. Passivo: Afficior, The s affectus sum, affici.

Conficio, conficis, confeci, confectum, conficere, lazer, cumprir.

Deficio, deficis, defectum, deficere, abandanar, Jollar, Julhar, derfalecer, PER revollar-se.

Efficio, efficis, effect, effectum, efficere, Jazer, Jorman. Interlicio, interlicis, interfeci, interfectum, interlicere, malar. Officio, officis, offici, officetum, officere, opor-se, prejudicor,

Perlicio, perlicis, perfeci, perlectum, perficere, cumprir. Praeficio, praeficis, praefeci, praefectum, praeficere, prepur. Reffein, reffeis, refectum, reficere, refazer, restaurat.

Os imperativos dos compostos não seguem o de facio, mas são regulares: cónfice, défice, éffice, (cf. n. 104, f, pág. 104).

Passico: Pio, fis, factus sum, fieri, cer feito, tornas-er. Cl. v. 150. pag. 156. Assuefacio, is, assuefeci, assuefactum, assuefacere, habituar, acostumar.

Assuefio, is, assuefactus sum, assuefieri, acostumar-se, habituar-se. Calefacio, is, calefeci, calefactum, calefacere, aquecer. Imperativo: calefac (cf. n. 6, c, observações, 1, 2, pág. 12; n. 104 f, pág. 106). Calefio, etc., aquecer-se.

Patefacio, is, patefeci, patefactum, patefacere, manifestar.

Patelio, etc., abrir-se de par em par, escancarar-se, manifestar-se (Cl. n. 6, c, observação 2, pág. 12; n. 130, observações 1, 2, 5, pág. 136).

g88. Fallo, is, fĕfēlli, falsum, (deceptum), fallĕre, enganar.

Refello, is, refelli, (refutatum), refellere, confutar.

Observação. - Falsus (particípio de fallo) é adjetivo: falso. Ao nosso enganado corresponde deceptus (de decipio, is, decepi, deceptum, decipere, enganar, verbo n. 66).

89. Figo, is, fixi, fixum, figere, pregar, plantar. Transligo, is, translixi, transfixum, transfigere, leaspassar.

90. Findo, is, fidi, fissum, findere, fender. Diffindo, is, diffidi, diffissum, diffindere, fender, rachar, dividir. Não se dere confundir diffissum de diffindo, com diffisum de diffido.

91. Fingo, is, finxi, fictum, fingere, formar, inventar. Effingo, is, effinxi, effictum, effingere, representar, descrever.

92. Flecto, is, flexi, flexum, flectere, curvar, dobrar (transitivo). Deflecto, is, deflexi, deflexum, deflectere, vergar, dobrar (transitivo e intransitivo).

95. Fluo, is, fluxi, fluxum, fluere, correr (um liquido)), manar. Ciscum-, con-, de-, pro-, super-fluo, transhardar, ser superfluo, como o simples.

Observação. — O particípio jluxus é adjetivo: passageiro, caduco, teansitório.

94. Fődio, is, fődi, fossum, fodére, cavar, escavar. Perfódio, perfódis, perfódi, perfossum, perfodère, varar, Jurar.

95. Frango, is, fregi, fractum, frangere, quebrar, enfraquecer. Confringo, is, confregi, confractum, confringere, quebrar. Perfringo, is, perfrēgi, perfractum, perfringère, quebrar.

96. Fremo, is, fremui, fremitum, fremere, fremir, estremezer.

97. Fugio, is, fugi, fugitum, (part. fut. fugiturus), fugere, fugir. Aufügio, aufügis, aufügi, aufugere, fugir, escapar. Effăgio, effăgis, effăgi, effagere, escapar-se fugindo, fugir, subtrair-se.

98. Fundo, is, füdi, füsum, fundere, derramar, desbaratar. Perfundo, is, perfudi, perfusum, perfundere, mothar, umedecer, borrifar.

99. Gemo, is, gemii, gemitum, gemere, gemer.

100. Gero, is, gessi, gestum, gerere, trazer, exercer, fazer, executar. Congero, is, congessi, congestum, congerère, amontoar, acumular.

101. Gigno, is, genŭi, genĭtum, gignĕre, gerar, produzir.

102. Illicio, is, illexi, illectum, illicere, acariciar, captar, seduzir. Pellicio, is, pellexi, pellectum, pellicere, afagar, seduzir. Allieio, is, allexi, allectum, allicere, atrair. Elicio, is, clicui elicitum, elicere, tirar de, extrair, atrair.

105. Impingo, is, impēgi, impactum, impingēre, par a farça, impelir. Compingo, is, compegi, compactum, compingere, reunir, ajuntar. O verio simples é pango.

104. Incumbo, is, incubii, incubitum, incumbere, apoiar-se, aplicar-se. Procumbo, is, procubăi, procubitum, procumbere, cair por terra.

105. Jacio, is, jeci, jactum, jacere, lançar, arremessar. Abjicio, abjicis, abjeci, abjectum, abjicere, atirar para longe de si, langar, alirar.

Conjicio, conjicis, conject, conjectum, conjicere, alirar, conjecturar.

Adjicio, adjīcis, adjēci, adjectum, adjicēre, acrescentar.

Injicio, injicis, injeci, injectum, injicere, lançar sobre, a, em ou para.

Subjicio, subjicis, subjeci, subjectum, subjicere, por dehaino, abmeter, subjugar.

IM. Jungo, is, junxi, junctum, jungere, unir. Adjungo, is, adjunxi, adjunctum, adjungere, acrescentar. Conjungo, is, conjunxi, conjunctum, conjungere, unir. Sejungo, is, sejunxi, sejunctum, sejungëre, desanir, separar.

107. Laedo, is, laesi, laesum, laedere, ofender. Elido, is, elisi, elisum, elidere, elidir, arrancar. Al-, col-, il-lido, atirar, bater contra, como o simples. 108. Lego, is, legi, lectum, legere, recolher, escolher, ler. Col-ligo, colligis, collègi, collectum, colligère, recolher. De-ligo, is, delegi, delectum, deligere, escolher. Di-ligo, is, dilexi, dilectum, diligere, amar. Intel-lego, is, intellexi, intellectum, intellegere, entender. Nen-lego, is, neglexi, neglectum, neglegere, descuidar, negligenciar.

Observação. -- Em lugar do particípio dilectus, amado (do verho diligo, is, dilexi, dilectum, ere, amar) na prosa e mais comum carus, a, umialicui).

109. Lino, is, levi (livi), litum, linere, untar. O simpler lino é post-clássico. Mais usado é oblino.

Oblino, is, oblevi, oblitum, oblinere, espalmar, salpicar. Não se confunda oblitus com oblitus, Oblitus deriva de oblinere e significa: unlado, espalmado, oblitus deriva de obliviscor e significa: esquecido (cl. verbo n. 235,

110. Linquo, is, liqui, lictum, linquere, deixar - de uso raro na prosa. Relinquo, is, reliqui, relictum, relinquere, deinar.

Delinquo, is, deliqui, delictum, delinquere, perar.

111. Ludo, is, lusi, lusum, ludere, brincar, disertir ac, majar. Illudo, is, illusi, illusum, illudere, zombar.

112. Luo, is, lui, (part. fut. luiturus), luere, pagar, expiar.

Dilŭo, is, dilŭi, diluëre, desfazer, dissolver.

113. Meto, is, (secui ou messui ou messem feci), messum, metere, ceifar.

114. Têm só as formas do presente:

Ango, is, angere, aperlar, angustiar, afligir.

Lambo, is, lambere, lamber.

Plecto, is, plectere, bater, punir. Unicamente usado na vez passiva.

Sterto, is, stertere, roncar.

Vergo, is, vergëre, virar, vollar, inclinar-se. Furo, is, insanivi, surere, estar furioso, irritado.

115. Metuo, is, metui, metuere, lemer.

116. Mitto, is, misi, missum, mittere, mandar, enviar. Amitto, is, amisi, amissum, amittere, perder. Committo, is, commissi, commissum, committere, cameler, confiar. Dimitto, is, dimisi, dimissum, dimittere, enviar ao redor, de credir. Permitto, is, permisi, permissum, permittère, permitir, deixar, confiar. Inter-, o-, de-, im-, prae-, praeter-mitto, levar alem, omilir, como o simples.

117. Molo, is, molŭi, molitum, molere, moer.

118. Necto, is, nexui, nexum, nectere, alar.

Connecto is, connexui, connexum, connective, prender, ajuntar, unir.

119. Ningit, ninxit, ningere, nevar, cair neve.

120. Nubo, is, nupsi, nuptum, nuběre, casar (a mulher).

Observação. — O verbo nubo, apesar de intransitivo, tem o participio feminino: nupla, casada; nuplo alicui, casada com alguem.

121. Occulo, is, occului, occultum, occulere, ocultur. Em lugar de occulo, que é usado caramente, prefere-a occulto, as, avi, atam, ave, veultar, da primeira conjugação.

122. Pando, is, pandi, passum, pandere, abrir, extender.

123. Pango, is, pepigi, pactum, pangère, planlar, contratar, compor. Uste verbo nas formas do presente um-se com a significação de planlar, pregar e tambem na de compor (pangere carmen). As formas pepigi e pactum, como supletion: de paciscor, são as únicas com a significação de contratar.

124. Parco, is, peperci (parsi), parsum (part. ful. parsurus), (parcitum, tem-

peratum), parcere, poupar, perdoar.

125. Pario, is, peperi, partum, (parl. Jul. pariturus — Cf. nota ao n. 87, pág. 95).

parere, dar à luz, produzir.

126. Pello, is, pepuli, pulsum, pollere, bater, repetir.
Appello, is, appuli, appalsum, appellere, dirigir para, accibur.
Impello, is, impuli, impulsum, impellere, impelir, atirar.

Repello, is, reppüli, repulsum, repellere, repelir. Expello, is, expüli, expulsum, expellere, expelir. Depello, is, depüli, depulsum, depellere, expulsar.

127. Pendo, is, pependi, pensum, pendere, pesar, pagar. Não se dese confundir com pendeo, es = pender (cf. verbo, n. 38, pág. 121). Impendo, is, impendi, impensum, impendere, gastar. Suspendo, is, suspendi, suspensum, suspendere, suspender.

128. Percello, is, perculi, perculsum, percellere, ferir, derrubar, arruinar.

129. Pēto, petis, petīvi, petītum, petēre, dirigir se para, padir.
Appēto, is, appetīvi, appetītum, appetēre, desejar.
Repēto, is, repetīvi, repetītum, repetēre, pedir outra vez, repetir.
Expēto, is, etc., desejar visamente, pedir, reclamar.
Suppēto, is, etc., estar presente, estar a māo.

150. Pingo, is, pinxi, pictum, pingere, pintar.

131. Plango, is, planxi, planctum, plangëre, baler.

132. Plaudo, is, plausi, plausum, plaudere, aplaudir.

155. Pono, is, posui, positum, ponere, por, colocar. Antepono, is, anteposui, antepositum, anteponere, aniepor, preferir. Con., dis., ex., in., prae-pono, por antes, colocar diante, como o simples.

134. Premo, is, pressi, pressum, premere, comprimir, oprimir. Exprimo, is, expressi, expressum, exprimere, exprimir. Opprimo, is, oppressi, oppressum, opprimere, oprimir.

155. Pungo, is, pupugi, punctum, pungëre, picar. Dispungo, is, dispunsi, dispunctum, dispungëre, distinguir por meio de ponto, computar, numerar.

156. Quaero, is, quaesīvi, quaesītum, quaerēre, buscar, pedir. Acquiro, is, acquisīvi, acquisītum, acquirēre, adquirir. Inquiro, is, etc., buscar, procurar com cuidado. Exquiro, is, etc., buscar com diligência.

137. Quatio, is, quassi, quassum, quatere, sacudir. Concătio, concătis, concussi, concussum, conculere, sacudir. Percătio, percutis, percussi, percussum, percutere, baler.

158. Rado, is, rasi, rasum, radère, raspar.

139. Rāpio, is, rapūi, raptum, rapēre, arrebatar, pilhar. Dirīpio, dirīpis, diripūi, direptum, diripēre, saquear. Erīpio, crīpis, eripūi, ereptum, eripēre, arrancar.

14o. Rěgo, is, rexi, rectum, regëre, reger.

Corrigo, is, correxi, correctum, corrigëre, corrigir.

Derigo ou dirigo, is, etc., endireitar, dirigir, ordenar.

Pergo (de per-rigo), is, perrexi, perrectum, pergère, avançar, prosseauir, continuar surgo (de sur-rigo), is, surrexi, surrectum, surgère, enguer-se, levandar-se.

Consurgo, is, consurrexi, consurrectum, consurgère, enguer-se juntamente.

Porrigo, is, porrexi, porrectum, porrigère, extender, alongar.

Observação. — O particípio rectus é adjetivo: reto, direito.

- 141. Repo, is, repsi, reptum, repere, andar de roja, ceptar.
- 142. Rödo, is, rosi, rosum, rodere, wer.

143. Rumpo, is, rūpi, ruptum, rumpëre, romper. Corrumpo, is, corrūpi, corruptum, corrumpere, corromper. Irrumpo, is, irrūpi, irruptum, irrumpere, irromper.

144. Ruo, is, rui, rutum, (part. fut. ruiturus — cf. nota 20 n. 87, pág. 95), ruere, precipitar, intransitivo. Dirno, is, dirui, dirutum, diruere, arruinar.

Ohruo, is, obrui, obrutum, obruere, cobrir.

145. Sapio, is, sapivi (sapui), sapere, saber a, ter sabor. Us compustos desipio, resipio, não tem perfeito, nem supino.

146. Scalpo, is, scalpsi, scalptum, scalpère, rasgar, gravar.
Insculpo, is, insculpsi, insculptum, insculpère, insculpir, imprimir.

147. Scindo, is, scidi, scissum, scindere, rasgar. Rescindo, is, rescidi, rescissum, rescindere, cortar.

148. Scribo, is, scripsi, scriptum, scribère, escrever.

Describo, is, descripsi, descriptum, describère, descriver, describar.

Inscribo; is, inscripsi, inscriptum, inscribère, intitular.

Ad-, per-, pro-, pene-, sub-scribo, escrever em baixo, subscrever, como o simples.

149. Sero, is, serui, sertum, serere, entrelaçar. Não se confunda sero (verbo n. 150), semear, com sero, entrelaçar.
Consero, is, conserui, consertum, conserere, atacar.
Desero, is, deserui, desertum, deserere, abandanar.

Dissero, is, disserui, desertum, deserere, abandonar. Dissero, is, disserui, (disputatum), disserere, tratar, discutir.

150. Sero, is, sevi, sătum, serere, semear. Consero, is, consevi, consitum, conserere, semear, plantae. Insero, is, insevi, insitum, inserere, enxertar.

151. Serpo, is, serpsi, serpere, serpear, divulgar-se.

152. Sino, is, sivi, situm, sinère, permitir. Desino, is, desii, ou desivi, desitum, desinère, ceasur. Em lugar de desii, a prosa clássica prefere destiti de desisto (cf. verbo n. 155).

#### Compostos de sto, stas (\*)

155. Sisto, is, stīti, (raro stēti), statum, sistěre, por, colocar. Status, a, um, parlicipio perfeito passivo, corresponde a: colocado, siluado, posto, catabelecido, fixo, p. ex.: stata sacrificia, or sacrificios estabelecidos. Consisto, is, consisté, consistére, colocar-se, parar. Desisto, is, destiti, desistère, desistir. Exsisto, is, exstiti, exsistère, elevar-se, nascer. Resisto, is, restiti, resistère, resistir. Circumsisto, is, circumstèti, circumsistère, por-se ao redor, cercar, rodear. Circumsto, as, circumstèti, circumstàre, por-se ao redor, cercar, rodear. Sisto, è transitivo: sistere se, apresentar-se, comparecer.

Os compostos, execto circumsisto, são intransilivos. 154. Solvo, is, solvi, solūtum, solvere, dissolver, desatar.

Spargo, is, sparsi, sparsum, spargere, espathar.
 Dispergo, is, dispersi, dispersum, dispergere, dispersar.
 Sperno, is, sprevi, spretum, spernere, desprezar.

157. Spuo, is, spui, sputum, spuere, cuspir.

Respuo, is, respui, respuere, rejeitar.
158. Sterno, is, stravi, stratum, sternere, extender por cima, derribar.
Prosterno, is, prostravi, prostratum, prosternere, prostrar, derribar.

159. Strepo, is, strepui, strepitum, strepere, lazer estrepilo.

160. Stringo, is, strinxi, strictum, stringëre, aperlar.
 Destringo, is, destrinxi, destrictum, destringëre, desembainhar.

161. Struo, is, struxi, structum, stuere, construir. Construo, is, construxi, constructum, constuere, construir, acumular. Instruo, is, instruxi, instructum, instruere, vor em ardem, formar. Extruo, is, etc., amontoar, acumular.

162. Sūgo, is, suxi, suctum, sugere, sugar, chupar.

165. 'Fango, is, tetigi, tactum, tangëre, locar. Attingo, is, attigi, attactum, attingëre, locar em, atingir, confiac. Contingo, is, contigi, contingëre, locar.

164. Tego, is, texi, tectum, tegere, cobrir. Detego, is, detexi, detectum, detegere, descobrir. Protego, is, etc., cobrir, amparar, esconder, proteger.

166. Tendo, is, tetendi, tentum e tensum, tendère, lender. Attendo, is, attendi, attentum, attendère, atender, aplicar-se. Contendo, is, contendi, contentum, contendère, contender, ir. Ostendo, is, ostendi, ostensum e ostentum, ostendère, mastrar.

<sup>(\*)</sup> Cf. verbo n. 12, pág. 120.

Extendo, is, extendi, extentum (extensum), extendere, extender. Detendo, is, detendi, detensum, detendere, desfazer. Dis-, in-, ob-, por-, prac-tendo, extender, interpor, como o simples.

166. Tero, is, trivi, tritum, tercere, trithar, destruir.

Contero, is, contrivi, contritum, contercere, pisar, triturar, consumir.

167. Texo, is, texui, textum, texere, lesser, entrançar. Contexo, is, contexui, contextum, contexere, entrelaçar, juntar. Intexo, is, etc., entrelagar, tesser, inserir. Subtexo, is, etc., adaptar, coser per baixo, per diante, vebrir, escender. 168. Tingo, is; tinxi, tinctum, tingere, lingir.

169. Tollo, is, sustuli, sublatum, tollère, erguer, lecontar (cl. os compostos de fero, pág. 136). Extolio, is, extollere, levantar, erquer.

Attollo, is, attollere, levantar, erguer.

170. Traho, is, traxi, tractum, trahere, arrastar. Contraho, is, contraxi, contractum, contrahere, contrair, recother. Abs-, de-, dis-, ex-, pro-, re-, sub-teaho, subtrair, tomar, furlar, como o simples.

171. Tremo, is, tremui, tremere, tremer.

172. Trudo, is, trusi, trusum, trudere, impelie, expulsar. De-, ex-trado, is, etc., expulsar, repelir violentamente, como o simples.

175. Tundo, is, tutudi, tusum e tunsum, tundeze, bater. Contundo, is, contudi, contusum, contundere, bater, camagar. Retundo, is, retudi, retisum retundere, repelie, embolar, reprimir.

174. Ungo, is, unxi, unctum, ungero, ungir.

175. Uro, is, ūssi, ūstum, urere, queimar (transitivo). Combiro, is, combussi, combustum, comburere, queimar (transitivo). Inuro, is, inussi, inustum, inurere, queimar, marear com ferro quente.

176. Vado, is, vadere, ir, marchar. Invado, is, invasi, invasum, invadere, invadir. E-, per-vado, ir (alem), penetrar até, como invado.

177. Veho, is, vexi, vectum, vehere, trazer, levar, conduzir, transportar. Věhor, čris, vectus sum, vehi (intransitivo). Na forma passiva significa ir, viajar. Inveho, is, invexi, invectum, invehite, arrastar, pusar, introduzir.

Ad-, con-, e-, pro-, re-, sub-, trans-veho, transportar alem, através como o simples.

178. Verto, is, verti, versum, vertere, voltar, virar, verter, traduzir. Converto, is, converti, conversum, convertere, voltar, virar. Animadverto (animum adverto), is, animadverti, animadversum, animadvertece, considerar.

179. Vinco, is, vici, victum, vincere. Deve-se distinguir vinco de vincio, amarro (verbo n. 211, pag. 130). A forma vincit - vence e amarra. Do mesmo modo victurus pode ser participio de vinco e de vivo (verbo n. 180): victurus = o que há de vencer ou o que há de viver.

180. Vivo, is, vixi, victum, vivere, piver.

18L Volvo, is, volvi, volutum, volvere, volver, rolar.

182. Vomo, is, vomŭi, vomitum, vomere, vomilar.

#### Verbos incoativos

- 185. Ascisco, is, ascīvi, ascītum, asciscere, mandar vir, aleançar, adquirir, aprovur.
- 184. Conscisco, is, conscivi, conscitum, consciscere, delibera, decretar.
- 185. Concupisco, is, concupivi, concupitum, concupiscère, cabicar.

186. Descisco, is, descivi, descitum, desciscere, revoltar-se.

187. Disco, is, didici, discere, aprender. Dedisco, is, dedidici, dediscere, desaprender.

188. Exardesco, is, exarsi, exarsum, exardescere, inflamar-sc, invendiar-sc, abrasar-se.

189. Ingemisco, is, ingemui, ingemiscère, gemer.

190. Nosco, is, novi, notum, noscere, conhecer, les conhecimento de, saber. Novi = en sei.

... Ignosco, is, ignovi, ignotum, ignoscere, perduar. Cognosco, is, cognovi, cognitium, cognicere, conhecer pelos sentidos, caber. experimentar.

191. Pasco, is, pavi, pastum, pascere, apascentar, nutrir (transitivo). Pascor, eris, pastus sum, pasci, apascentar-se (intrancitivo).

192. Posco, is, poposci, (postulătura, flagitătura), poscere, pedie, exigir. Deposco, is, depoposci, deposcere, pedir com instância. Exposco, is, expoposci, exposeere, pedir com instância, solicitar.

193. Revivisco, is, revixi, (revictum), reviviscere, revicer.

## 121. — QUARTA CONJUGAÇÃO

194. Amicio, amicis, amixi, (amicui), amictum, amicire, vestir. - Em lugar do perfeilo amixi ou amiciii, usado raramente, prefere-re indiii.

195. Apero, aperis, aperui, apertum, aperire, abrir. Patefactus supre o participio perfeito passiso apertus, que não se usa. Apertus usa-se como adjetivo. Operia, operis, operui, operium, operire, Sechar, cabrir, camagar, weallar.

Cooperio, cooperis, cooperiui, coopertum, cooperire, cabrir.

196. Esŭrio, esŭris, (esurivi, esuritum), (part. fut. esuriturus — em Terêncio), esurire, ler fome.

197. Farcio, is, farsi, fartum, farcire, encher, estofar, engordar. Confercio, is, contersi, confertum, confercive, acumular, encher. Refereio, is, refersi, refertum, refercire, encher, alulhar.

198. Ferio, is, percussi (do verbo percutio, is, percussi, percussum, percutere, n. 157 pode-se usar lambem ici, do serbo icio ou ico, is, ici, ictum, icere), percussum (lambem ictum), ferire, ferir. - Não se usam o preférito perfeito e o supino de ferio.

199. Fulcio, is, fulsi, fultum, fulcire, especar, surler, estribar.

200. Haurio, is, hausi, haustum, haurire, lirar fora (um líquido). Exhaurio, is, exhausi, exhaustum, exhaurire, escavar, espotar.

201. Reperio, repetis, reperi, repertum, reperire, encontrar de neva, descabrir. Comperio, comperis, comperi, compertum, comperire, ambeeer, descabrir, saber com verteza, saber exalamente.

202. Saepio. is, saepsi, saeptum, saepire, cerear, defender.

203. Salio, is, salŭi, saltum, salīre, sallar. Desilio, decilia, desilia, desiltum, desiltre, sullar, atrear-se de, cair.

204. Sancio, is, sanxi, sanctum, sancire, ordenar, sancionar. - Sanctum ? s'orcope de sancitum, que se encontre ainda em Tito Livio.

20%. Sarcio, is, sarsi, sartum, sarcire, remendar, reparar.

Reservin, is, reservi, reservint, reservire, research. 206. Scio, is, scivi, scitum, scire, mher.

No cio, is, nescivi, ne citam, necerc, não saber, ignorar. O participio presente nesciens não se usa, subeliluem-na: ignorans, insclus, nescius.

207. Sentia, is, sensi sonsum, motive, colir nisero(io, is, adsentior, īris), adsensi (adsensus sum), adsensum, adsentīre, (adsentiri), assentir.

Consentio, is, consensi, sen ausum, consentice, consentir, convoidur ion a conse. Dissentio, is, dissensa, dissensam, dissentire, discentire,

108. Sepelio, sepelis, sapelivi, sepultum, sepelire. "pullar.

209. Superbio, is, superbire, ensoberbecer-se.

210. Věnio, is, veni, ventum, venīre, vir, ir. Convenia, convenis, conveni, conventum, convenire, vir juntamente, aftuir, encontrar-se, convir, concordar.

Invenio, invenis, inveni, inventum, invenire, achar. - Deve-re dictinguir entre o presente invenit, invenimus e o preterito perfeito invenit e invenimus. Subvenio, subvenis, subveni, subventum, subvenire, vir em socorro de, ajudar,

211. Vincio, is, vinxi, vinctum, vincire, alar, amarrar.

#### Verbos depoentes. (\*)

#### 122. — SEGUNDA CONJUGAÇÃO

212. Fateor, ēris, fassus sum, fatēri, confessar.

Confiteor, ēris, confessus sum, confiteri, confessus tom tambem rignificação passisa. Cf. n. 110, c, observação, pág. 110.

Profiteor, eris, professus sum, profiteri, declarar, manifestar.

- 213. Liceor, eris, licitus sum, liceri, lanças em leilao.
  Polliceor, eris, pollicitus sum, polliceri, prometer, oferecer-ve
  - Polliceor, eris, pollicitus sum, polliceci, prometer, oferecer-ve para alguma cousa.
- 214. Medeor, Eris, medicatus sum (sanavi), medēri, remediar, sarar.
- 215. Mereor, ēris, meritus sum, merēri, merecer.
- 216. Misercor, ĉris, misertus sum, misereri, compadecer-se.
- 217. Reor, ceris, ratus sum, reri, julgar, pensar, crer. Ratus = participio presente = pensando, ratus adjetivo = certo, válido.
- 218. Tučor, čris, tutatus sum, tučri, proleger. Intučor, čris, aspeni, intučri, olhar, consideras.
- 219. Vereor, eris, veritus sum, vereri, temer, respeitar.

## 123. — TERCEIRA CONJUGAÇÃO

- 220. Adipiscor, eris, adeptus sum, adipisci, obler, alconorr. Adeptus em Salústio e em Tácito lem significação passica (el. n. 110, e, observação, pág. 110).
- 221. Amplector, ĕris, amplexus sum, amplecti, ahraçar, compreender, conter, abranger.
  Complexor, ĕris, complexus sum, complecti, abraçar.
- 222. Expergiscor, čris, experrectus sum, expergisci, acordar do emo.
- 225. Fruor, ēris, usus sum, frui, gozar. Os exercitores clássicos no perfeito fazem usus sum, fructum cepi ex, não fruitus sum.

  Perfruor, ēris, perfruetus sum, perfrui, gozar inteiramente.
- 224 Pungor, eris, functus sum, fungi, energer, europeie, desemperbar.

Defunçor, čris, defunctus sum, defungi, desempenhar-se de, esecular, satisfazer. Defunctus (vita) = morto.

Perlangor, eris, perfunctus sum, perlangi, exercir, cumprir, preencher, desempenhar, auslentar até o fim-

 Gradior, éris, gressus sum, (gradi), caminhar, andar, mover-sc. Não se encontra exemplo do infinito gradi.

Aggrediot, čris, aggressus sum, aggredit, agredit, wounder, alaent, empreender,

Congredior, eris, congressus sum, congredi, encontrar-se, combaler.

Digredior, čris, digressus sum, digredi, aparlar-ac, ausentar-ac, afartar-ac. Egredior, čris, egressus sum, egredi, sair.

Ingredior, èris, ingressus sum, ingrédi, entrar, começar.

Progredior, čris, progressus sum, progredi, progredir, anuqur.

Transgredior, eris, transgressus sum, transgredi, passar alem, transpor.

- 226. Irascor, ĕris, (succensui), irasci, irritar-ac.
- Läbor, čris, lapsus sum, labi, escorregar, cair.
   Dilābor, čris, dilapsus sum, dilābi, cair, disposaros, despiratose, perceer.

228. Lŏquor, ĕris, locutus sum, loqui, falar. Collŏquor, ĕris, collocutus sum, collŏqui, falar com.

<sup>(\*)</sup> A maioria dos verbos depoentes (170) pertence à primeira conjugação. São todos regulares e seguem a flexão do seu paradigma *imitor*, el. n. 111, pág. 111. Razão por que omitimos qualquer lista dos depoentes da primeira.

- 229. Morior, resis, mortuus sum (part. jul. moriturus), mori, morrer. Emorior, reris, emortaus sum, emori, morrer, escair-se, desaparecer, apagar-se.
- 250. Nanciscor, ēris, nactus sum, nancisci, alcançar, conseguir.
- 251. Nascor, čris, natus sum, nasci, nascer. Participio futuro: nascilurus.
- 252 Nitor, eris, nisus sum (nixus sum), niti, apoiar-ae, cojorçar-ae. Hoasse nixus, adnixus, conixus, enixus sum com a significação material de apoiar-se: nixus sum baculo, apoiei-me ao bastão; usa-se nisus, enisus, adnisus sum na significação metaférica de tender a alguma cousa: ad gloriam nisus sum, esforcei-me por conseguir a gluria.
- 233. Obliviscor, eris, oblitus sum, oblivisci, esquecer-se, obiidar.
- 234. Paciscor, eris, pactus sum, pacisci, pactuar, contratar. Pactus também passivo: pactum pretium, preço ajustado; pacta et constituta dies, dia marcado e estabelecido (cf. n. 110, e, observação, pág. 110).
- 235. Patior, teris, passus sum, pati, padecer, sofrer. Perpetior, eris, perpessus sum, perpeti, padecer, suporlar.
- 256. Proficiscor, eris, profectus sum, proficisci, partie, perse a caminho, ir, dirigir-se para.
- 237. Queror, eris, questus sum, queri, queixar-se.
- 258. Reminiscor, čris, (recordatus sum) reminisci, recordar-se.
- 239. Sequor, eris, secutus sum, sequi, seguir. Adsequor, eris, adsecutus sum, adsequi, consequir, alcançar. Consequor, eris, consecutus sum, consequi, conseguir, alcançar. Obsequor, eris, obsecutus sum, obsequi, requir, obedecer. Persequor, eris, persecutus sum, persequi, perseguir.
- 240. Ulciscor, eris, ultus sum, ulcisci, eingar, punir. Ultus, passico em Tito Lívio e nos poetas (cl. n. 110, c, observação, pag. 110).
- 241. Utor, ĕris, usus sum, uti, usar.
- Abutor, čris, abusus sum, abuti, usar totalmente, consumir, estragar, abusar. 242. Vescor, čris, (vixi, altus sum, pastus sum), vesci, nulrir-se, alimentar-se,

## 124. — QUARTA CONJUGAÇÃO

- 243. Assentior, īris, assensus sum, assentīri, ser do mesmo parecer, aprovar, confirmar.
- 244. Blandior, īris, blandītus sum, blandīri, acariciar.
- 245. Experior, iris, expertus sum, experiri, caperimentar, tentar. Expertus tambem passivo (cf. n. 110, c, observação, pág. 110).
  - Opporior, iris, opportus sum, opporiri, aquardar. O perfeito e raramente urado.
- 246. Largior, īris, largitus sum, largiri, distribuir, prodigali are.
- 247. Mentior, mentiris, mentitus sum, mentiri, mentir Ementior, iris, ementitus sum, ementiri, mentic, fingir. Ementitus tambem passavo: emeatita opinio, opinio talsa, mentirosa (ef. n. 110, c, observação, pág. 110).
- 248. Metior, iris, mensus sum, metiri, medic. Mensus, emeasus, dimensus, também passinamente (cf. n. 110, c, observação, pág. 110). Dimetior, iris, dimensus sum, dimetiri, medir. Emetior, Iris, emensus sum, emetiri, medir, percorrer.
- 249. Molior, īvis, molitus sum, molīri, fabricar, aparelhar. Demolior, īris, demolitus sum, demoliri, demolir.
- 250. Ordior, īris, orsus sum, ordīri, começar. Exordior, iris, exorsus sum, exordiri. exordiar, começar.
- 251. Partior, îris, partitus sum, partiri, dividir. Partitus lambem passivo (cf. n. 110, c, observação, pág. 110).

Dispertio, is, dispertivi, dispertitum, dispertire, dividir. Impertio, is, impertivi, impertitum, impertire, comunicae, participar, dar.

252. Potior, īris, potitus sum, potiri, apoderar-se.

253. Sortior, îris, sortitus sum. sortiri, sactear, receber em partitha, obter.
— Sortitus tambam parcino: sortiri provincias, sortian as provincias; sortita provincia, a provincia sorteada (cf. n. 110, c. observação, pág. 110).

## 125. — TERCEIRA E QUARTA CONJUGAÇÃO

254. Orior. eris, ortus sum, oriri, naveer, originar-se, levantar-se. — Orior conjuga-se conforme a 5.2 conjugação; o infinito presente é da quarto; oriri. O imperfeito do subjuntivo é indiferentemente da terceira ou quarta conjugação; orerer ou orirer.

Presente do indicativo: Orior, oresis, oritur, orimur, orimini, oriuntur.

Presente do imperativo: Ocere, etc.

Imperfeilo do subjuntivo: Ocerer, orereris, oreretur, etc. Ou: Orirer, orireris, oriretur, etc.

Participio luturo al .: oriturus, a, um.

Participio luturo pase : oriundus, a. um (cf. n. 105, c, pag. 106).

Ox compodes conjugam-se como orior, exceto adorior, levantas-se contra, atacar, acometor, que se conjuga completamente conforme a 4.º emjugação: adorior, adoriris, adoritur, etc.

#### 126. - Verbos semidepoentes

255. Audeo, es, ausus sum, audere, ousar, alrever-re. - Ausus lambem parlicipio presente: dimicare non ausus, não se airesendo a combuter.

256. Fido, is, fisus sum, fidere, fiar-se, confiar. Confido, is, confisus sum, confidere. confiar.

限 CDiffido, is, diffisus sum, diffidere, desconfiur, desesperar.

257. Gaudeo, es, gavisus sum, gaudere, lolgar, alegrar-se, regorijar-se. - Gavisus lambem participio presente.

258. Soleo, es, solitus sum, solère, costumar, celar acostumado. (Ct. v. 115, pág. 115).

## SII

## Verbos irregulares propriamente ditos.

127. — Verbos irregulares propriamente ditos são os que formam os seus tempos principais de temas diferentes, p. ex.: fero, tuli, latum; ou que em certos tempos e em certas pessoas se afastam das quatro conjugações regulares. Os verbos irregulares, em todas as linguas, são os mais usados; daí a necessidade de conhecê-los logo e bem. Os principais verbos irregulares propriamente ditos são os seguintes:

Fero, ferre, levar, trazer.
Fio, fiëri, ser feito, tornar-se.
Volo, velle, querer.
Nolo, nolle, não querer.
Malo, malle, querer antes, preferir.
Eo, ire, ir.
Queo, quire, poder; nequeo, nequire, não poder.
Edo, esse, comer.

# 128. - VOZ ATIVA

|                                | INDICATIVO                                                  | SUBJUNTIVO                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Prinosi to                     | fero, fers, fert<br>ferimus, fertis, fernat                 | foram foras, forat<br>foracrus, foratio, forant                   |
| : Imperfeits                   | ferēbam, ferēbas, ferēbat<br>ferebāmus, ferēbatis, fereban  | ferrem, ferres, kerret<br>ferrēmus, ferrētis, ferrent             |
| Future impart.                 | fernin, feres, feret<br>feremus, feretis, ferent            |                                                                   |
| Perfeito                       | tuli, tulisti, tulit<br>tulimus, tulistis, tulërunt         | tulērim, tulēris, tulērit<br>tulerīmus, tulerītis, tulērint       |
| Pret. mais que<br>perfoito     | tulčram, tulčras, tulčrat<br>tulcokmus, tulcrátis, tulčrant | tulissem, tulisses, tulissei<br>tulissēmus, tulissētis, tulisseot |
| futura perfeita                | tulēro, tulēris, tulērit<br>tulerīmus, tulorītis, tulērint  |                                                                   |
| Presente<br>Perfeito<br>Fuluro | lerre<br>tulisse<br>latūrom, am, um — os, as, a,<br>esse    | IMPERATIVO<br>PRESENTE                                            |
| Presente 1                     | erens, ferêntis<br>atūcus, a, um                            | S. 2.4 p. for<br>P. 2.4 p. forte                                  |
|                                |                                                             | FUTURO                                                            |
| Gerándio (f                    | erendi, endo, endum, endo,                                  | S. 2.º p. l'erto<br>3.º p. terto                                  |
| Suping 1                       | itum                                                        | 2. 2. p. fertôte<br>5. p. ferûnto                                 |

## 129. - VOZ PASSIVA

|                            | INDICATIVO                                                                             | SUBJUNTIVO                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fressate                   | feror, ferris, fertur<br>ferimur, ferimini, ferüntur                                   | ferar, feräris, ferätur<br>feramur, feramīni, feräntur                 |
| Imperieito                 | ferebätur, ferebäris (terebäre)<br>ferebätur<br>ferebämur, ferebamini, fere-<br>bäntur | ferrer, ferrëris (ferrëre), ferrëtur<br>ferrëmur, ferremîni, ferrëntur |
| Solura impert.             | forur, forëris, forëtur<br>forëmur, æremini. forëntur                                  |                                                                        |
| Perfeito                   | latus sum <i>ou</i> fui                                                                | latus sim <i>on</i> fuerim                                             |
| Prot. mais qua<br>perfaito | latus cram on fucram                                                                   | latus even ou hissem                                                   |
| Futuro perfeito            | latus ero en fuero                                                                     |                                                                        |
| Presente<br>Perfeite       | ferri<br>Istum, ata. ma — ex. as, a<br>es e ev misso.                                  | IMPERATIVO PRESENTE S. 2.1 p. ferre P. 2.1 p. ferimini                 |
| Participio Participio      | latus, a, um<br>lerendus, a, um (=gerundico)                                           | FUTURO  S. 2." p. fertor  5.° p. fertor  P. 2." p. ferentoi            |
| Sapido                     | 1:(1:                                                                                  | 3.º p. ferüntor                                                        |

# Como fero conjugam-se os seus compostos, p. ex.:

Affero, fers, attuli, allatum, afferre. trazer. Aufero, fers, abstuli, ablatum, auferre, limr. Conféro, fers, contéli, collètum, conférre, reunir, comparar. Différo, differs, distuli, différe, diferir. Eliero, fers, exteli, elatum, elferre, levar para lora. Infa.o, fers, intüli, illatum, inferre, levar para dentre. Olfero, fors, obtuli, oblatum, offeree, oferecer. Refero, fers, rettăli, relatum, referre, levar para traz.

Suffero tira o perfeito do verbo redinere e o supino de sustentive: suffero. suffers, sustinui, sustentatum, sufferre, suporlar, sofrer. Cede, porem, seu perfeito e supiro ao verbo tollo, is, sustáli, sublatum, tollere, erguer, levantar.

Os compostos de tollo: attollo, catollo, lavanto, ergo, não têm perfeito, nem supino, cf. lista verbal, n. 169, pág. 129.

Relativamente ao acento cf. n. 6. c, observação I, pág. 12; n. 104, J, pág. 106.

# 130. - Verbo fio, ser feilo, lornar-se.

#### Presente

Indicativo: Fio, fis, fit, fimus, fitis, fiunt. Subjuntivo: Fiam, fias, fiat, fiamus, fiatis, fiant.

Imperativo: Fi, fite. - No futuro, em lugar das formas desusadas fito, fitote, fiunto, emprega-se o subjuntivo fiam, fias, etc. ou as formas esto, estole, sunto. Infinito: Fieri.

## Pretérito imperfeito

Indicativo: Fiebam, fiebas, fiebat, fiebamus, fiebatis, fiebant. Subjuntivo: Fièrem, sières, fièret, fieremus, sieretis, fièrent.

## Futuro imperfeito

Indicativo: Fiam, fies, fiet, fiemus, fietis, fient. Infinito: Fore ou futurum, am, um esse. Passivo: factum iri. Parlicípio: Faciendus, a, um.

## Pretérito perfeito

Indicativo: Factus sum, factus es, elc. Subjuntivo: Factus sim, factus sis, clc. Infinito: factum, am, um esse. Parlicipio: Factus, a, um.

## Pretérito mais que perfeito

Indicativo: Factus cram, factus eras, elc. Subjuntivo: Factus essem, factus esses, clc.

## Futuro perfeito

Indicativo: Factus ero, factus eris, elc. Supino: Factu.

Observações. — 1) Os compostos de lacio são de dua espécies: uns são compostos de lacio e de uma preposição (cum, per, ob, etc.) ou da particula re- e terminam em-ficio, -feci, -fectum, -ficêre; outras são compostos de lacio e de um outro elemento (temas verbais ou adverbiais) e terminam em-facio, -feci, -factum, -facêre. Os compostos em-facio conjugam-se no passivo como fio, p. ex.: calefacio - calefio, calefactus sum, calefieri. Os compostos em-ficio, como conficio, deficio, interficio, cale, passivo são regularer: conficior, conficêris, confectus sum, confici. Cf. pág. 124, verbo n. 87.

2) Quanto ao imperativo, cf. n. 104. J. pág. 106.

5) Com respeito ao acento note-se que nos compostos em lacio tica sempre sobre a sílaba /a, ainda que breve, p. ex.: calchieit, patefácit: mas dir-se-á: praéficis, com o acento sobre a primeira sílaba. Cl. n. 6. e, observação 2, pág. 12.

## 131. — Os verbos volo, quero; nolo, não quero; malo, prefiro.

#### Presente

Nolo Malo Indicativo: Volo Vis Non vis Mavis Vulf Non vult Mayult Volumus Nolumus Malumus Mavultis Vultis Non vultis Nolunt Malunt Volunt

Imperativo presente: Noli Nolite

Nonte

Imperativo futuro: Nolito, nolito Nolitote, nolunto

Subjuntivo: Velim Nolim Malim

Velis Nolis Malis
Velit Nolit Malit
Velimus Nolimus Malimus
Velitis Nolitis Malitis
Velint Nolint Malint

Infinito: Velle Nolle Malle

Participio: Volens invitus (cupiens, mais usado)

#### Pretérito imperfeito

Volēbam Maleham Indicativo: Nolebam Nolebas Malebas Volebas Volebat. Nolebat Malebat Malehāmus Volebāmus Nolebamus Malebatis Volehatis Nolebatis Volebant Nolebant Malebant

Subjuntivo: Vellem Nollem Mallem Velles Nolles Malles

Vellet Nollet Mallet
Vellēmus Nollēmus Mallēmus
Velletis Nolletis Malletis
Vellent Nollent Mallent

| Pretérito | perfeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | PACKED OF THE PERSON OF THE PE |

|             | Preter                                                                    | ito perfeito                                                                |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Indicativo: | Voluisti<br>Voluisti<br>Voluimus<br>Voluistis<br>Voluerunt                | Nolŭi<br>Noluisti<br>Nolŭit<br>Noluĭmus<br>Noluistis<br>Noluerunt           | Maluisti<br>Maluisti<br>Maluimus<br>Maluistis<br>Maluistis                |
| Subjuntivo; | Volučrim<br>Volucris<br>Volucrit<br>Volucrimus<br>Volucritis<br>Volucrint | Noluerim<br>Nolueris<br>Noluerit<br>Noluerimus<br>Nolueritis<br>Noluerint   | Maluërim<br>Malueris<br>Maluerit<br>Maluerimus<br>Malueritis<br>Maluerint |
| Infinite:   | Voluisse                                                                  | Noluisse                                                                    | Maluisse                                                                  |
|             | Pretérito m                                                               | ais que perfeit                                                             | to                                                                        |
| Indicativo: | Voluëram<br>Volueras<br>Voluerat<br>Volueramus<br>Volueratis<br>Voluerant | Nolueras<br>Noluerat<br>Noluerāmus<br>Noluerāmus<br>Nolueratis<br>Noluerant | Malueram<br>Malueras<br>Maluerat<br>Malueramus<br>Malueratis<br>Maluerant |
| Subjuntivo: | Voluissem<br>Voluisses<br>etc.                                            | Noluissem<br>Noluisses<br>etc.                                              | Maluissem<br>Maluisses<br>etc.                                            |
|             | Futuro                                                                    | imperfeito                                                                  |                                                                           |
| Indicativo: | Volam<br>Voles<br>etc.                                                    | Nolam<br>Noles<br>etc.                                                      | Malam<br>Males<br>etc.                                                    |
|             | Future                                                                    | perfeito                                                                    |                                                                           |

## Futuro perfeito

| Indicativo: | Voluëro<br>Volueris<br>etc. | Nolueris<br>etc. | Maluëro<br>Malueris<br>etc. |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
|             |                             | 2000             | CIC.                        |

132. — Verbo co, eu vou; radical'i, que se muda em c antes de a, o, u.

#### Presenta

| 7 11 -1     | riesente      |     |                        |  |
|-------------|---------------|-----|------------------------|--|
| Indicativo: | and our rock. |     | Abeo, cu me relire (*) |  |
|             | īs            |     | abīs                   |  |
|             | It            | 5.7 | abīt                   |  |
|             | imus          |     | abimus                 |  |
|             | ītis          |     | abītis                 |  |
|             | ĕunt ·        |     | abeunt                 |  |

<sup>(1)</sup> Para facilitar a conjugação dos compostos de co conjugamos abeo, que em todos os tempos e modos segue o verbo simples:

Imp. Pres .:

ī, vai. īte, ide.

abī, retira-te.

Futuro:

īto, īto

abīto, abīto abitōte, abeiinto

Subjuntivo:

itote, eunto čam, eu vá.

abeam, eu me relire.

eas cat cāmus cātis

abeat abeāmus abeātis abeant

abeas

Infinito:

ire

abīre

impessoal: ir. impessoal: retirar-sc.
pessoal: ir eu, ires lu, etc. pessoal: retirar-me eu, re-

lirares-le lu, etc.

Participio:

iens, euntis

abiens, abeuntis

## Pretérito imperfeito

Indicativo:

ībam, eu ia.

abībam, cu me retirava.

ibas ibat ibāmus ibatis ibant

abibat abibāmus abibatis abibant

Subjuntivo:

irem, ou jourc.

abirem, cu me relirance.

ires iret iremus iretis irent

abiret
abiremus
abiretis
abirent

## Pretérito perfeito

Indicativo:

īī, cu fui. isti abii, eu me relirci.

lit Ilmus istis!:

abīit abīīmus abistis abierunt

Subjuntivo:

ičrim, eu tenha idn.

abieris, cu me tenha retiabieris (rado.

ieris ierit ierimi

abierit

icrimus abierimu ieritis abieritis ierint abierint Infinito: isse abīsse

impessoal: ter ido. impessoal: ter-sc retirado, pessoal: ler eu, leres pessoal: ter-me eu, teres-te tu ido, etc.

tu retirado, etc.

Pretérito mais que perfeito

Indicativo: ieram, cu fora ou tinha ido. abieram, cu me relirara ou

ieras abieras (eu me linha icrat abierat (retirado. ierāmus .

abierāmus ieratis abieratis ierant abierant

Subjuntivo: issem, cu liverse ido. abissem, cu me livesse reisses (tirado.

abisses isset abisset issemus abīssemus issetis abissetis issent abīssent

Futuro imperfeito

Indicativo: ibo, cu irei. abibo, cu me relirarci. Ibis

abibis ibit abibit ībimus abihimus ibitis abibitis ibunt abibunt

Participio: iturus, a, um, havendo ou abiturus, a, um, havendo ou

lendo de ir. tendo de me retirar.

Infinito: iturum, os, haver ou ter abiturum, os, haver ou ter de ir.

de se retirar. ituram, as abituram, as iturum, a esse abiturum, a esse

Futuro perfeito

Indicativo: iero, eu lerci ido. abiero, cu me lerei retirado

ieris abieris iorit abierit icrimus abierimus ieritis abieritis ierint abiering

Gerúndio Gen .: cundi. de ir.

abeundi, de retirar-se. cundo, a ir, indo. Dat .: abeundo, a relirar-se, reti-

(rando-se. ac. eundum, a ir, para ir. abeundum, a retirar-se, pa-(ra retirar-se.

Abl.: eundo, indo. abeundo, retirando se.

#### Gerundiva

eundum est (impes.), devese ir.

abeundum est (impes.), deve-se retirar.

## Supino

ĭtum, a, para ir.

abitum, a, para relirar-se.

NOTA I. - O perseito normal de co é ii, não ivi; ivi é forma secundária, rara mesmo nos poetas.

NOTA II. - A prosa clássica contrai regularmente ii antes de s. — Cícero usa sempre:

a) isti, adisti, existi; istis, adistis, existis:

b) issem, adissem, exissem; isses, adisses, exisses:

c) isse, abisse, obisse, perisse, praeterisse, etc.

Nos poetas a forma ii às vezes se contrai, outras não: a prosa post-clássica segue o uso dos poetas.

NOTA III. — Os compostos de eo conjugam-se como o simples, exceto ambio, andar ao redor, girar, que se conjuga completamente como os da 4.ª conjugação: ambio (por ambeo), ambis, ambii e ambīvi, ambītum, ambīre, p. ex.: ambiebam, ambīam (ambies, etc.), ambiens (ambientis), etc., e não: ambibam, ambibo, ambiens, (abeuntis) etc.

Os principais compostos de co são:

Abeo, is, abii, abitum, abire, ir-se embora, relivar-se, ausentar-se, partir. Adeo, is, adii, aditum, adire, ir, vir a ou para, visitar, alacar, investir.

Exco, is, exii, exitum, exire, cair.

Inco, is, inii, initum, inire, ir para, entrar, começar, investir.

Intereo, is, interli, interitum, interire, perecer, perder-re. Obeo, is, obii, obitum, obire, enfrentar, empreender.

Pereo, is, perii, peritum, perire, perecer.

Praetereo, is, praeterii, praeteritum, praeterire, ultrapassar. Prodeo, is, prodii, proditum, prodire, ir para adiante, avançar.

Redeo, is, redii, reditum, redire, voltar.

Subco, is, subii, subitum, subire, ir para baixo, meter-se debaixo, marchar

contra, expor-se a, arrostar.

Teanseo, is, trausli, transitum, transire, passar. Venco, is, venii, (venitum, venum), venire, ser vendido, elc.

NOTA IV. - Perco supre o passivo de perdo, arruinar;

pereo não perdor; peribam não perdebar, etc.

Veneo, is, venii, (venitum, venum), venire, ser vendido (-venum co, sou vendido) supre o passivo de vendo, is, vendidi, venditum, vendere, que na voz passiva só tem as formas venditus e vendendus.

E' necessario distinguir entre captivi veneunt, venibant, venībunt, venierunt, os escravos são, eram, serão, foram vendidos, etc., e as formas: captivi veniunt, veniebant, venerunt, etc., os escravos veem, vinham, vieram, etc.

NOTA V. - Na voz passiva do verbo eo só se encontra a terceira pessoa singular: itur, vai-se, itum est, foi-se. Alguns

compostos, porem, como adeo, transeo, praetereo, etc., são transitivos e têm toda a voz passiva:

Presente: adeor, adīris, adītur, adīmur, adimīni, adeuntur. adear, adearis, adeatur, adeamur, adeamini, adeantur.

Imperfeilo: adibar, adibaris..., adirer, adireris, elc.

Futuro: adibor, adiberis, etc.

Part. perf .: aditus.

Gerundivo: adeundus, a, um.

133. — Os verbos queo, posso; nequeo, não posso.

O verbo queo é composto do advérbio qui=como, de que modo, e do verbo eo. Conjuga-se como eo, exceto nas formas do perfeito, que são iguais às de audio.

#### Presente

Indicativo: queo, eu posso. nequeo, eu não posso.

quis nequis
quit nequit
quimus nequimus
quitis nquitis
queunt nequeunt

Subjuntivo: queam, eu possa. nequeam, eu não possa.

queas nequeas
queat nequeat
queamus nequeamus
queatis nequeatis
queant nequeant

Infinito: quire nequire

impessoal: poder pessoal: não poder.

pessoal: poder eu, poderes pessoal: não poder eu, não poderes lu, etc.

Participio: quiens nequiens queuntis nequeuntis

Pretérito imperfeito

Indicativo: quibam, cu podia. nequibam, cu não podia.

quibat nequibat nequibant

Subjuntivo: quirem, eu pudesse. nequirem, eu não pudesse.

quiret nequiret nequiremus

quirent nequirent

Pretérito perfeito

quivi, etc., eu pude. Indicativo: nequivi, etc., eu não pude.

Subjuntivo: quiverim, etc., cu lenha nequiverim, etc., eu não podido. tenha podido.

quisse Infinito: nequisse

impessoal: ler podido. impessoal: não ter podido. pessoal: ter eu podido, etc. pessoal: não ter eu podido,

Pretérito mais que perfeito

Indicativo: quiveram, etc., eu pudera. nequiveram, etc., eu não pudera.

quivissem, etc., eu livesse Subjuntivo: nequivissem, etc., eu não vodido. livesse podido.

Futuro imperfeito

Indicativo: quibo (arcaico), eu poderei. nequibo (arcaico), não poderei. quibunt nequibunt

Futuro perfeito

Indication. quivero, etc., eu terei po- nequivero, etc., eu não dido. terei podido.

Supino

quitum, para voder.

nequitum, para não poder.

Estes verbos carecem do imperativo, do particípio futuro e do gerúndio.

Observação. — Encontram-se também algumes formas arcaicas da voz passiva: quilur, queniur, nequilur, quila e nequita est acompanhadas poe um infinito passivo, p. ex.: torma in tenebris nosci non quita est, nas trevas não se pôde connecer a figura; neguitum est oppidum expugnari, não se pôde tomar a fortaleza.

## 134. - Verbo edo, como.

O verbo edo, alem da conjugação regular (cf. n. 120, verbo n. 85, pág. 124), é redundante em algumas formas, que tem semelhantes às do verbo sum. São: o presente do indicativo, o presente do imperativo, o presente de infinito e o imperfeito do subjuntivo:

Presente

Indicativo: čdo, como edis e es (de ed-s) edit e ëst (de ed-st) edimus

cdītis e estis (de ed-stis)

edunt

Não se deve conjundir es, est, estis de edo com es, est, estis de sum.

Imperativo Presente:

ede e ës

edite e este

Imperativo Futuro:

cdito e **esto**edito e **esto**editote e **estote** 

edunto

Infinito:

edere e esse (de ed-se)

Passivo (ind. pres.):

editur e estur, come-se.

Imperf. do Subjuntivo:

ederem e essem

ederet e esset (pass.: ederetur e

essetur)

ederēmus e essemus ederētis e essetis ederent e essent

As formas mais usadas na boa latinidade são as atemáticas: ēs, ēstis, ēssem, ēsse, elc. — Cf. tambem n. 106, a, pág. 106.

#### § III

## Verbos defectivos.

135. — Chamam-se defectivos os verbos que carecem de algum modo, de algum tempo ou de alguma pessoa. Os verbos seguintes só têm as formas abaixo indicadas.

## Verbo inquam, eu digo.

Presente do Indicativo:

inquam inquis? inquit inquimus inquitis inquiunt

Presente do Imperativo: Imperf. do Indicativo:

(inque, inquito) inquicbat, ele dizia.

Futuro do Indicativo:

inquies inquiet

Perfeito do Indicativo:

inquisti inquit

Inquam propriamente significa digo eu e o sujeito coloca-se quase sempre depois e não antes do verbo: sequimini me, inquit centurio, commilitones.

136. — Verbo aio, eu digo, afirmo, sustento.

Presente do Indicativo: aio, eu afirmo.

ais

aiunt

Pres. do Subjuntivo:

aias, alirmes.

aiat

aiant

Pres. do Parlicípio:

aiens, afirmando.

Imperf. do Indicativo:

aiebam, eu afirmava.

aiebas aiebāt aiebāmus aiebātis aiebant

Perleito do Indicativo:

ait, ele afirmou.

#### Observações sobre INQUAM e AIO

1) Inquam, digo, nos historiadores encontra-se também com o valor de perfeito: disae.

2) Referindo palavras alheias ou próprias podemos seguir dois métodos:

discurso direto e discurso indireto.

No discursa direto usam-se as mesmas palarras empregadas pelo que as pronuncion e intercula-se sempre o verbo inquam, p. ex.: non crrasti, inquit, mater, não erraste, ó mãe, disse ele; tum ille: nego, inquit, ceram esse, então ele: nego, disse, que isto seja verdade.

O sujeito sempre se pospõe ao verbo, p. ea.: equidem, inquit alter, me con-

lemplum gendeo, por mim, disse o outro, gusto de ter sido desprezado.

No discurso indireto relata-se simplesmente o sentido das palavras do individuo que as proferiu, sentido que se exprime em português com proposições dependentes de um verbo que significa direc, responder, narrar, e em latim exprime-se par neio do verbo aio, as mais das vezes intercalado e sempre unido ae próprio sujeito, ou tambem pelos verbos aios, respondes, clamo, nego, etc., que se intercalam ou precedem com ou seguidos do próprio sujeito, p. ex.:

Discurso direta: O amigo certe, diz Énio, se conhece nes desgraças - Amirus cirtus, inqu't Ennius, in re incerta ceruttur.

Discurso indireto: Diz Enio que o amigo certo se conhece nas desgraças = amicum certum ait Ennius in re inceria cerni.

Outro exemplo: Dis. dir.: O ânimo fraco, diz Ênio, erra sempre = animus aeger, inquit Ennius, semper errat. Dise. ind.: Diz Ênio que o ânimo fraco erra sempre = animum aegrum ait Ennius semper errare. — Pode-se também dizer: Animum aegrum dicit Ennius semper errare — Ennius dicit aninum aegrum semper errare — Ennius dicit aninum aegrum semper errare.

Nota. — I) No discurso direto pode-se também usar ail, mas neste caso é precedido de ul, que forma com o verbo uma expressão em forma de parêntesis, p. ex.: ut ail Cicero=como diz Cícero; ul aiebal Cato =como costumava dizer Catão.

Gramática Latina, 10

Esta expressão deve ser intercalada nas palavras que se referem em modo direto, p. ex.: Qui (=quomodo) potest cere vita vitalis, ut ait Ennius, quae non in a história, como diz Cícero, é mestra da vida.

II) Tambem, para retomar o discueso, onde o português usa digo, o latim serve-se de inquam, p. ex.: Nostra est, nostra est, inquam, hace aloria = E' nossa, é nossa, digo, esta giória.

## 137. - Verbo for, faris, falar.

Presente do Indicativo: Presente do Imperativo: Presente do Infinito: Imp. do Indicativo: Imp. do Subjuntivo: Futuro Imperfeito: Perfeito do Indicativo: Perfeito do Subjuntivo: Mais que perfeito do Indic .: Mais que perfeito do Subj .: Futuro perfeito: Participio presente: Particípio perfeito: Supino: Gerundio: Gerundivo:

fatur, ele fala.
fare, fala.
fari, falar.
(fabar, falasse).
fabor, falitur, falarei, falará.
fatus sum, etc., falei.
fatus sim, etc., tenha falado.
fatus eram, etc., falara e tinha falado.
fatus essem, etc., tivesse falado.
fatus ero, etc., terei falado.
fatus, fantem (sem nom.)

fatus, 2, um. fatu.

fandi, fando.

fandus, a, um, quase sempre com in ou ne: nefandus ou infandus, indizivel.

Na prosa clássica só se encontram as formas: fari, infinito; fando, gerúndio e o gerundivo fandus.

## 138. - Coepi, memini, odi, novi.

Os verbos coepi, eu comecei, memini, eu me lembro, odi, eu odeio, novi, eu sei.

são só usados no perícito e nos tempos formados do perícito.

#### Perfeito do indicativo

coepi memini odi novi coepisti meministi odisti novisti coepit meminit odit novit coepimus meminimus odimus novimus coepistis meministis odistis novistis coepërunt meminerunt oderunt novērunt

#### Perfeito do subjuntivo

| coepërim   | meminerim   | oděrim   | nověrim   |
|------------|-------------|----------|-----------|
| coeperis   | memineris   | oderis   | noveris   |
| coeperit   | meminerit   | oderit   | noverit   |
| coeperimus | meminerimus | oderimus | noverimus |
| coeperitis | memineritis | oderitis | noveritis |
| coeperint. | meminerint  | oderint  | noverint  |

#### Perfeito do finfinito

| coepīsse | meminisse |  | odisse |  | novisse |
|----------|-----------|--|--------|--|---------|
|----------|-----------|--|--------|--|---------|

#### Mais que perfeito do indicativo

| coepëram   | meminĕram   | oděram   | nověram   |
|------------|-------------|----------|-----------|
| coeperas   | memineras   | oderas   | noveras   |
| coeperat   | meminerat   | oderat   | noverat   |
| coeperāmus | meminerāmus | oderāmus | noverāmus |
| coeperatis | meminerātis | oderātis | noverātis |
| coeperant  | meminerant  | oderant  | noverant  |

#### Mais que perfeito do subjuntivo

| coepissem   | meminissem   | odissem   | novissem   |
|-------------|--------------|-----------|------------|
| coepisses   | meminisses   | odisses   | novisses   |
| coepisset   | meminisset   | odisset   | novisset   |
| coepissēmus | meminissēmus | odissēmus | novissēmus |
| coepissetis | meminissetis | odissetis | novissetis |
| coepissent  | meminissent  | odissent  | novissent  |

#### Futuro perfeito

| coepero    | meminĕro    | oděro    | nověro    |
|------------|-------------|----------|-----------|
| coeperis   | memineris   | oderis   | noveris   |
| coeperit   | meminerit   | oderit   | noverit   |
| coeperimus | meminerimus | oderimus | noverimus |
| coeperitis | memineritis | oderitis | noveritis |
| coeperint  | meminerint  | oderint  | noverint  |

a) Memini e odi são perfeitos com significação de presente; novi é tambem perfeito com significação de presente, mas não é verbo defectivo; novi é perfeito de nosco que significa começo a conhecer.

b) Odi não tem imperativo, mas tem o particípio futuro: osurus, a, um e o infinito: osurum, am, um esse. O particípio

perfeito osus, a, um é antiquado.

c) Memini tem só o imperativo futuro: memento, mementote (cf. n. 104, e, pág. 106); os tempos de que carece suprem-se com o verbo recordari (recordor, āris, atus sum, ari), recordar-se.

- d) Coepi não tem imperativo, mas tem o particípio perfeito: coeptus, a, um; o particípio futuro: coepturus, a, um e o infinito futuro coepturum, am, um esse. Os tempos de que carece supremse com o verbo incipio, is, cēpi, cēptum, ĕre, que é regular e completo.
- e) Do verbo novi encontram-se muitas formas sincopadas, p. ex. nosti por novisti; nostis por novistis; norunt por noverunt; e do mesmo modo norim, noris, norit em lugar de noverim, noveris, noverit, etc.; noram, etc. por noveram; nossem por novissem; mas dir-se-á sempre: novero e não noro (cf. n. 104, b, pág. 106).

f) E' supérfluo advertir que se o perfeito tem significação de presente, o mais que perfeito tem valor de imperfeito: noveram, sabia; oderam, odiava; memineram, eu me lembrava; o futuro perfeito de imperfeito: novero, saberei, odero, odiarei; meminero, eu me lembrarei.

## 139. — Os verbos quaeso (quaesumus), ave, salve, vale, cedo, defit, infit.

a) As formas quaeso (eu rogo), quaesumus (nós rogamos) = por javor, usam-se adiante de uma interrogação direta: quaeso, quid hoc est? por javor, que e isto? ou intercaladas em forma de pedido: tu, quaeso, crebro ad me scribe: lu, por favor, escreve-me frequentemente.

Quaeso propriamente é um verbo arcaico que fornece o pretérito perfeito ao verbo quaero, que faz quaesīvi.

b) Ave, salve, vale são fórmulas de saudação e usam-se no imperativo, no infinito e, às vezes, no futuro:

| Imperativo singular:<br>plurat:<br>Imperativo futuro:<br>Puturo: | ave<br>avēte<br>avēto | salvēte<br>salvēte<br>salvēto<br>salvēbis | vale<br>valēte<br>valēto<br>valēbis |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

Observação. Ave, avete era a saudação dos encontros; salve, salvete a das recepções o loss vinclas — vale, valete a das de spedidos, separações e findiares as cartas de carater familiar, par exempto em Cicero vale, ctimo at prediam vale; cura al valear, etc.— Os future; salvebis, valebis correspondem, pouco mais ou menos, a salve e vale.

Os infinitos avere, salvere, valere só se usam em união com o verbo jubeo: te salvere jubeo = eu le saudo, dou-le as boas vindas; te valere jubeo = digo-le adeus; passar bem.

c) Cedo, plural cette (de cedite), é um antigo imperativo e significa dá, traze, anda, dize, mostra, deixa ver. Cedo dexteram, dá-me a tua mão direita; cedo tuum consilium, dize o teu parecer; cedo igitur, quid faciam? ora pois, que devo jazer? Cette manus vestras, measque accipite, dai-me vossa mão, eis a minha.—Cedo se encontra também com nomes plurais.

d) Defit, defiunt, jalla, jallam; defict, jallará; defiat,

falte; infinito defieri, faltar.

e) Infit, começa a (seguido de um infinito), p. ex.: ita farier infit, assim começa a falar.

#### § IV

#### Verbos impessoais.

140. -- Chamam-se impessoais os verbos que não têm um sujeito pessoal e usam-se unicamente na terceira pessoa do singular e no infinito.

#### I. -- Verbos metereológicos.

| Fulget   |         | lsit     | fulgëre         | relampeja.           |
|----------|---------|----------|-----------------|----------------------|
|          |         |          | almente corresp | onde a resplandecer. |
| Tonat    | to      | nuit     | tonāre          | troveja.             |
| Ningit   | ni      | nxit     | ningĕre         | neva.                |
| Grandin  | at      |          | grandināre      | saraiva.             |
| Lucescit | lu      | xit      | Incescere       | amanhece.            |
| Vesperas | scit ve | speravit | vesperascere    | anvitece.            |

#### H. - Ferhos que indicam prazer, dever, necessidade.

| Libet     | libuit    | libēre    | apraz.      |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Licet     | licuit    | licēre    | é lícilo.   |
| Decet     | decuit    | decēre    | convem.     |
| Dedčcet   | dedecuit  | dedecēre  | não convem. |
| Oportet . | oportuit  | oportere  | é preciso.  |
| Refert    | rettülit  | referre   | importa.    |
| Intěrest  | interfuit | interesse | importa.    |

Não se dese conjundir refert com refert de refero. Refert impessoal deriva-se de re (res) e fert.

#### III. - Verbos que indicam afeição da alma.

| Piget (me)    | piguit          | pigēre           | pejo-me.               |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------|
| Pudet (me)    | puduit          | pudēre           | envergonho-me.         |
| Paenitet (me) | paenituit       | p'aenit ēre      | arrependo-me.          |
| Tacdet (me)   | pertaesum est   | tacdēre          | enfado-me.             |
| Miserct (me)  | miseritus sum ( | la misereor), mi | iserēre, compadeço-me. |

- a) Em lugar de me mistret, a prosa clássica usa miscreor, miscreris, regular e completo.
- b) Os verbos impessoais conjugam-se regularmente; carecem, porem, do imperativo que é substituido pelo subjuntivo.

arrepende-te = paeniteat te; compadece-te = misereat te; envergonhai-vos = pudeat vos. c) Estes últimos cinco verbos: piget, pudet, paentiel, taedet, misëret querem no acusativo o nome da pessoa que se enfada, se envergonha, se arrepende de alguma cousa.

#### Presente do indicativo

Pudet me neglegentiae, cu me envergonho da negligência.
Pudet te neglegentiae, tu te envergonhas da negligência.
Pudet eum (não se) neglegentiae, ele se envergonha da negligência.
Pudet nos neglegentiae, nós nos envergonhamos da negligência.
Pudet vos neglegentiae, vós vos envergonhais da negligência.
Pudet eos (não se) neglegentiae, eles se envergonham da negligência.

## Presente do subjuntivo

Pudëat me neglegentiae. Pudëat te neglegentiae. Etc., etc., etc.

## Imperfeito do indicativo

Pudebat me neglegentiae. Pudebat te neglegentiae. Pudebat eum neglegentiae. Pudebat nos neglegentiae. Pudebat vos neglegentiae. Pudebat eos neglegentiae.

## Imperfeito do subjuntivo

Accidit ut paeniteret me neglegentiae, aconteceu que en me arrependesse da negligência.

Accidit ut paeniteret te neglegentiae. Accidit ut paeniteret eum neglegentiae.

Accidit ut paeniteret eum neglegentiae.
Accidit ut paeniteret nos neglegentiae.

Accidit ut paeniteret vos neglegentine.

Accidit ut paeniteret ees neglegentiae.

## IV. — Os verbos intransitivos quando são usados possivamente.

a) Os verbos intransitivos em -o podem-se usar impescoalmente com significação passiva na 3.º pessoa singular da voz passiva p. ex.:

Curritur = corre-se (de curro = corro).

Vioitur = vive-se (de vivo = vivo).

Itur

Itur = vai-se (de co=vou).

Dormitur = dorme-se (de dormio=durmo).

Pugnatur = combate-se (de pugno=combato).

b) O verbo instransitivo, não admitindo a forma passiva, carece pois do particípio perfeito, forma que é própria desta voz. Contudo, nesta construção podem-se tambem usar os particípios perfeitos destes mesmos verbos em -o, por exemplo:

Ventum est = veio-se (mas não ventus, a, um).

Perventum est-chegou-se (mas não perventus, a, um). Tibi eundum est, tu deves ir.

Nota. — A construção impessoal com significação passiva nunca se pode fazer com os verbos depoentes, a não ser no gerundivo. Por conseguinte imilatur—ele imita e não imita-se; mas pode-se dizer: imitandum est=deve-se imitar.

#### CAPITULO XII

#### PALAVRAS INDECLINAVEIS

#### § I

#### Advérbio

141. — Advérbio é uma palavra invariavel, que se junta. a verbos, adjetivos e a outros advérbios para lhes modificar a significação, p. ex.: optime valco, passo olimamente; longe ditissimus, muitasimo rico; satis commode, assaz vantajosamente.

A mor parte dos advérbios são antigos casos.

São por exemplo antigos ablativos da 2.ª declinação:

initio, principio, etc.

Antigos ablativos da 1.º declinação: dextrã, à direita; sinistra, à esquerda; una, juntamente; gratis=gratiis, com os simples agradecimentos, gratuitamente.

São antigos casos locativos: heri, foris, etc.

São acusativos singulares neutros: multum, nimium, parum, etc.

São antigos acusativos singulares femininos: perperam, la la amente; bifariam, em duas partes; trifariam, em três partes.

São acusativos singulares de temas em i: statim, de um arcaico statis; certatim, gradatim, confestim, etc.

Os advérbios soem distinguir-se em:

advérbios de lugar;
 advérbios de tempo;

3) advérbios de modo e qualidade.

#### i) -- Advérbios de lugar

142. — Os advérbies de lugar respondem a uma das seguintes perguntas:

Ubi, onde? pergunta em que lugar se acha alguem, e chama-

se advérbio de lugar onde.

Quo, para onde? pergunta para que lugar alguem vai e chama-se advérbio de lugar para onde.

Unde, donde? pergunta de que lugar alguem sai ou vem e chama-se advérbio de lugar donde.

Qua, por onde? pergunta o lugar pelo qual alguem passa e chama-se advérbio de lugar por onde.

| LUGAR OHDE<br>Ubi, onde?                                                                                                                                                                                                       | Quo, para onde?                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | MOVIMENTO POR OHO! Qua, por onde?                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hic, aqui istic, at (perto de ti) illic, ali illic, ali ibidem, at mes- mo ubi, onde ubicumque, em qualquer lugar alicubi, em al- num lugar usquam, em al- gum lugar [prep. 225] ubique, em toda a parte alibi, em outro lugar | hue, para ca istue, para ai istue, para ai istue, para ai istue, para ai istue, para al co, para al quo, para qualquer parte aiiquo, para al numa parte quoquam, para un lagar qualquer [200]. [200]. | hine, daqui istine, dati illine, dali inde, de lá indidem, do mesmo lugar unde, donde unde cumque, de qualquer parte alicunde, de al-gum lugar.  undique, de lodas as partes aliunde, de outro lugar. | hac, por aqui istac, por ali illac, por lá ca, por aquele lugar eadem, pelo mesmo caminho qua, por onde quacumque, por qualquer parle aliqua, por alguna parle utraque, pelos dois lados qualibet, por um lugar qualquer. |

## 2) - Advérbios de tempo.

143. — a) Os advérbios de tempo são:

Interrogativos: quando? quando? quandiu? por quanto tempo? quousque? até quando? quotiens? quantas vezer?

Demonstrativos: nunc, agora; tum, tunc, então; tamdiu, por tanto tempo; diu, por muito tempo; jamdiu, desde muito tempo; totiens, lanlas vezes, etc.

Relativos: quandocumque, cada vez que; quotienscumque, todas as vezes que; dum, quoad, donec, durante o tempo em que, alé que, enquanto, etc.

Indefinitos: aliquando, alguma vez, um dia; quondam, outrora; alias, outras reces; aliquandiu, por algum tempo; aliquotiens, algumas veres.

b) Os advérbios numerais, que indicam o número das vezes, a ordem e a sucessão dos fatos, podem-se classificar entre os advérbios de tempo:

semel, uma vez; primum, pela primeira vez, primo, em primeiro lugar:

bis, duas vezes; iterum, pela segunda vez; secundo, em segundo lugar;

ter, três vezes; tertium, pela lerceira vez; tertio, em ler-

ceiro lugar.

c) Ontros advérbios de tempo que mais importa conhecer são:

hodie. hoje (de hod die = hoc die, neste dia);

pridie, no dia antecedente, na véspera; prostridie, no dia sequinte;

cotidie, cada dia: quotannis, cada ano; cras, amanhā; perendie, depois de amanhã; propediem, daqui a poucos dias; diu, por muito tempo:

pridem, desde muito tempo; modo, há pouco, pouco antes;

recentemente: illico, logo:

extemplo, imedialamente: brevi, em pouco tempo; adhuc, até agui: deinde, dein, depois, em seguida; subinde, sucessivamente, logo depois.

#### 5) - Advérbios de modo e qualidade.

144. — A mor parte dos advérbios de modo e qualidade formam-se dos adjetivos qualificativos e dos particípios.

a) Os advérbios em e correspondem ordinariamente aos

adictivos em us e er: doctus, docte; liber, libere.

b) Os adverbios em ter ou em iter correspondem ordinariamente aos adjetivos da terceira declinação:

> prudens; prudenter, prudentemente; audax, audacter, audazmente; felix, feliciter, felizmente; fortis, fortiter, fortemente; par, pariter, iqualmente.

Bonus, malus e magnus, por exceção, têm os adverbios bene, male e magnopere.

c) Amiude se emprega como advérbio o acusativo neutro singular do adjetivo:

> facilis, adv. facile, facilmente; difficilis, adv. difficile, dificilmente; recens, adv. recens, recentemente.

d) Os advérbios de modo e qualidade em e, em o, e em ter são os únicos que têm regularmente comparativo e superlativo:

| docte    | doctius | doctissime  |
|----------|---------|-------------|
| fortiter | fortius | fortissime  |
| saepe    | saepius | saepissime  |
| nuper    | **      | nuperrime   |
| diu      | diutius | diutissime. |

e) Alguns advérbios têm o comparativo e superlativo irregulares do seguinte modo:

bene melius optime male pejus: pessime magnopere magis maxime multum plus plurimum non multum minus minime.

#### SII

#### Preposição.

145. - Preposição é palavre invariavel que se antepõe a um nome ou pronome para exprimir, mais clara e exatamente do que com o uso do simples caso, uma circunstância de tempo ou de inger, de instrumento ou de medo, de causa ou de origem.

## 146. — Preposições que regem o acusativo.

ind=a, ao, à; aos, às: para; indica movimento, diregão, fim. Ad casira venire, vir ou ir ao acampamento.

Ad tuendam nestram libertatem, para tulclar a nossa liberdade.

Às vezes, ad vem seguido do advérbio versus ou precedido do adverbio usque: ad urbem versus = para a cidade; usque ad urbem, alé à cidade.

Ante-diante de, perante; antes de; indica tempo e lugar. Ante oppidum, diante da cidade; ante diem guartum Kalendas Februarias, 29 de janeiro.

Post = depois de, alrás de (lugar); post tergum, pelas coslas.

-depois (tempo): post captos Veios, depois da tomada de Veios. Pone, de post-ne-alrás. Frequente no período arcaico, rarissima. em Cícero e Cesar.

Apud = junto de, perto de (lugar): incredibilis apud Cannas pugna, a formidarei batalha perio de Canas.

-- diante, em easa de (com nomes de pessoas e coletivos):

apud Germanos haec consuctudo est, entre or Germanos há este costume.

Apud Platonem legimus, lemos em Platão. Prisone apud populum, jalar dianis do povo.

Ob = por causa de: ob iram, por raiva.

- diante de (hagur): ob oculos, diante dos othos.

Per = através de, durante, por, por meio de, por , causa de. Per Umbriam venit, veic através da Úmbria.

Per muitos annes, durante muitos anos.

Per dedecus, ignominiosamente. Suxta = 20 pé de, junto a (usa-se raramente).

Caesar juxta murum castra posuit, Cesar acampou perlo dos muros.

Penes = em posse de, em poder de. Usa-se quase sempre com os nomes de pessoa: penes milites, em poder dos soldados.

Propre=perto de, ao pé de, junto a. Prope castra, prope ripani, perto do acampamento, perto da margem.

Propius castra, mais perlo do acampamento.

Proxime castra, muito próximo do acampamento.

Não se deve confundir prope preposição com prope advérbio: prope cotidie, quase todos os dias.

Propter = perto de (lugar): propter (= prope) statuam consedimus, paramos perto da estálua.

-- por causa de: propter cam causam, razão por que.

Versus = para, para a parle de, em direção a. Usa-se posposto com ad e in. Ad oceanum versus, para o oceano; in forum versus, para a praça. Com os nomes de cidade, porem, usa-se somente versus sem as preposições in ou ad: Romani versus.

Adversus = defronte de, em direção a (lugar).

Impetum adversus montem faciunt, lançam-se pelo monte acima.

-contra: adversus rempublicam bellum gerere, Jazer guerra contra a república.

-para com (em sentido favoravel, mas é raro): est pietas justitia adversus deos, a piedade é a justiça para com os deuses.

Contra = em jrente de (significação local): contra Brundusium, em frente de Brundúsio (Brindes).

—contra: contra hostes dimicare, combater contra os inimigos. Erga = em favor de, para com (quase sempre em sentido favoravel): pietas erga parentes, o respeito para com os pais.

Secundum = ao longo de (de seguor): secundum flumen, ao longo do rio.

—depois de, em seguida a: secundum ludos, depois dos jogos.
—conforme, consoante: secundum naturam, segundo a natureza.
Praeter=alem de (locativo): praeter spem, alem da esperança.

-cxcelo: nemo, praeter mercatores, Britanniam adit,

Circum (circa é raro nos clássicos) = ao redor de, em reda de. Tompla circum fora erant, os lemplos estavam ao redor das praças.

Circiter ordinariamente é advérbio; usa-se como preposição nos conceitos de tempo: circiter meridiem, cerea de meio dia.

Inter = entre, no meio de. Mons Jura est inter Sequanos et Fielvetios, o monte Jura ergue-se entre os Séquanos e os Helvécios.

Intra = dentro de (logar onde e movimento). Intra moenia esse, estar dentro dos muros. Intra moenia aliquem recipere, acolher alguem dentro dos muros.

- no espaço de, durante, em (temporal): intra sex annos, em seis anos.

Extra=fora de: extra portam esse, estar fora da porta.

Extra ordinem, contra o uso, extraordinariamente.

Infra - abaixo de: infra lunam, abaixo da lua. Supra = acima de: supra modum, sobremodo.

Cis = aquem de: cis Alpes, aquem dos Alpes.

Trans = alem de: trans Alpes, alem dos Alpes. Trans mare current, viajam alem dos mares.

Citra = aquem de: citra flumen, aquem do rio.

Ultra = alem de: ultra modum, sobremodo, mais do necessário. Citra com o valor de sime é da decadência: citra spem = sine spe.

## 147. - Preposições que regem o ablativo.

A. ab, abs-de: ab antes de vogal ou h, a antes de consoante, abs quase exclusivamente antes de te (ablativo sing. de pronome da segunda pessoa tu): a te peto ou abs te peto. Observação, - As veres encontra-se tambem: ab legione, ah

duce, ab rege, etc.

E, ex = de (lugar, origem, matéria, partitivo). Ex urbe proficisci, parlir da cidade.

Rhenus oritur ex Lepontiis, o Reno nasec nos Alpes Lepontinos.

Statua ex aere facta, estálua de bronze. Unus e multis, um dentre muitos.

Emprega-se a forma ex antes das vogais e consoantes; a forma e, mais rara, unicamente antes das consoantes.

De = de, a respeilo de (lugar, tempo, partitivo).

De muro dejicere aliquem, deitar alguem de um muro abaixo; de aliqua re dicere, scribere, referre, jalar, escrever, referir sobre alguma cousa.

Cum = com (companhia): cum aliquo esse, estar, entreter-se com alquem.

--com (medo, maneira, mas com idéia bem saliente de concomitância), cum cura scribere.

Sine - .em: sine amicis, sem amigos; sine spe, sem esperança.

Pro = diante de (lugar): legiones pro castris constituere, formar as legiões diante do acampamento.

a lavor de: pratic pro rege Dejotoro, oração a Javer do rei Deiblaro.

en lugar de: inverta pro certis captare, lomar o incerto pelo certo.

- segundo, conforme: peo tempore et pro re consilium capere, lomar uma decisão regundo o tempo e o negócio.

Prae = diante de (lugar).

Prae se armentum agere, langer adiante de si o rebanho. · por cauca (nas proposições negativas). Prae lacrimis loqui non possum, as lágrimas impedem-me de jalar.

em comparação de: prae ceteris beatus, seliz em comparação dos outros; (praeter ceteros beatus, mais feliz que os outros).

Coram = em presença de. Coram populo, em presença do povo. Mais frequentemente, porem, é advérbio: coram adesse, assistir em pessoa.

Tenus = até (sempre posposto ao caso). Pedibus tenus, até aos pés. E' raro na prosa clássica, é frequente nos poetas e na

prosa post-clássica.

Palam = diante de (propriamente advérbio — o contrário de clam). Palam populo, diante do povo.

Procul = longe de. Na idade ciceroniana só se usa como adverbio:

procul a castris, longe do acampamento.

Simul = juntamente. Na boa prosa usa-se como advérbio e une-se a cum: simul cum his, juntamente com estes; simul cum septemviris, juntamente com os setênviros.

Absque = sem. Absque invidia, absque dubio = sine invidia,

sine dubio.

#### 148. — Preposições que regem o acusativo e o ablativo.

As preposições que regem o acusativo e o ablativo são: in, sub, super, subter, clam.

#### In = em:

#### a) com o acusativo:

-em, sobre, para, em direção a (locativo): in urbem ire, ir à ci-

dade; in Persas proficisci, parlir para a Pérsia.

-alé a. - para: sermonem in multam noctem producere, levar a conversa até alta noile; in posterum diem invitare, convidar para o dia seguinte.

para com (com sentido amigavel e hostil): amor in patriam, o amor para com a pátria; severus in filium, severo para com

o tilho.

b) com o ablativo:

-em, a, sobre (lugar): in monte, no monte; in litore, na praia; in flumine pontem facere, lançar uma ponte sobre o rio.

(temporal): semel in anno, uma vez por ano; in deliberando, enquanto se deliberava.

-em, acerca de, por causa (sentido figurado): in aliqua re aliquem laudare, louvar alguem por alguma cousa.

#### Sub = sob, debaixo de:

#### a). Com o acusativo:

-rob, debaixo de (lugar):sub jugum mittere, fazer passar por debaixo do jugo.

-pelo tempo de, um pouco antes de: sub vesperum, pela tarde,

à tardinha: sub lucem. pela manhã.

#### b) Com o ablativo:

-debaixo de (lugar): sub monte esse, eslar ao sopé do monte. -em, durante, no tempo de (tempo): sub media nocte, pela meia noite.

Super = sobre.

- a) Com o acusativo:
- -sobre, alem de: super Numidiam, alem da Numídia.
  - b) Com o ablativo:

-sobre (uso poético): ensis super cervice pendet, a espada

pende sobre a cabeça.

Esta preposição, na boa prosa, usa-se raramente com a significação: acerca de, a respeito de: hac super re ad te scribam, escrever-te-ci a respeito desta cousa ou sobre esta cousa.

Insuper = sobre. Poético e post-clássico.

Subter = debaixo de. Raro na prosa clássica, geralmente se constrói com o acusativo. Subter montes, sob os montes.

Clam=às escondidas. Quase sempre advérbio; como preposição é especialmente usado pelos juristas e constrói-se quase sempre com o acusativo: clam uxorem (tambem uxore), às escondidas da mulher; clam dominum, às escondidas do dono.

## Usam-se tambem como preposições:

a) os dois ablativos causa e gratia, que regem o genitivo: amici gratia hoc faciam, Jarei isto por amor do amigo.

b) ergo, que exige o genitivo e, como causa e gratia, pospõe-se sempre ao substantivo: amoris ergo, voluptatis ergo.

As preposições, em regra, precedem o próprio complemento; contudo, as preposições versus e tenus são sempre pospositivas; às vezes, tambem contra, inter, propter pospõem-se ao pronome relativo: il quos inter divisac sunt partes, aqueles entre os quais Joram divididas as paries.

#### § III

#### Conjunção.

149. — As conjunções dividem-se em duas classes: coordenativas e subordinativas.

As coordenativar ligam as orações deixando uma independente da outra, p. ex.: irei e verei.

As subordinativas ligam e subordinam duas proposições tornando uma dependente da outra: quando for, verei.

#### Conjunções coordenativas.

150. — As conjunções coordenativas dividem-se em:

a) Copulativas simples: et, -que, ac, atque.

Et une simplesmente: cum legionibus et equitatu, com as legiões e a cavalaria; -que une e completa a idéia: legiones equitatusque, todas as iropas; 2c, atque, unem um clemento que tem importância especial.

As vezes, todavia, substituem-se reciprocamente e encontra-

se et onde esperariamos -que ou atque.

Etiam e quoque=tambem. Quoque pospõe-se sempre:

tu quoque, fili mi? lambem lu, ó meu filho?

Neque-nec, e não, nem. Nec só antes de consoante; neque tambem antes de vogal. Venit neque vidit, veio e não vin. Se a negação diz respeito a uma única palavra, emprega-se et non ou ac non: constanter ac non timide pugnatum est, combaleu-se com perseverança e sem fraqueza.

#### b) Copulativas correlativas:

Et... et = e... e; ora... ora; tanlo... como.

Cum... tum = assim... como sobretudo; tanto... quanto; especialmente; cum in omnibus rebus tum in re militari multum potest fortuna, a fortuna pode muito em todas as cousas como especialmente nos feitos militares.

Tum... tum...= ora... ora; umas vezes... outras vezes. Medo... medo... ora... ora; já... já; umas vezes... outras vezes. Non solum sed etiem vezes.

Non solum... sed etiam = não só... mas tambem. Non modo... sed etiam.

Non tantum... sed etiam.

Non modo non... sed ne... quidem = não só não... mas nem.

Neque... neque=nem... nem.

Non tam... quam = não tanto... quanto.

Non minus... quam = não menos... que.

Neque usa-se em vez de non, antes de emim, vero, tamen, etiam, p. ex.: neque tamen a caritate patrice potuit recedere, contudo, não pode desprender-se da pátria.

#### c) Copulativas negativas:

Non e haud = não. Haud quase sempre com adjetivos e advérbios: haud obscurus, haud facile, haud immerito, etc.

Ne... quidem, sempre construido por tmese = nem ainda: quod honestum non est id ne utile quidem puto, o que não é honesto, nem julgo util.

Observação. — Duas negações se elidem: non ignoro = eu bem sei. Se uma partícula negativa precede uma voz negativa, forma-se uma relação indefinita: non nemo, = alguem, non nullus = alguem; non nulli = algume; non nulli = algume cousa; non nunquam, algumas sezes.

Se a partícula negativa é posposta, formase um conceito afirmativo:

nemo non = cada um; nulius non = cada; nihil non = tudo; nunquam non =

sempre.

## d) Copulativas disjuntivas: aut, -ve, vel, sive (seu) = ou.

Aut é a disjuntiva mais forte, e usa-se especialmente quando dois conceitos se excluem reciprocamente: vita aut mors.

-ve separa palavras e não proposições p. ex.: plus minusve,

mais ou menos; bis terve, duas ou três vezes.

Vel é imperativo arcaico de volo e propriamente significa

queres ... queres.

Sive indica indiferença e, às vezes, une-se a potius, etiam : sive potius, sive etiam = ou melhor se quiseres.

#### e) Copulativas adversativas:

Sed, verum, at, atqui = mas, porem. Sempre em primeiro lugar.

vero = verdadeiramente, porem; verum enim vero, mas verdadeiramente.

neque vero, mas não. Vero e autem depois de uma ou duas palayras.

Autem = ora, pois; é a mais branda das particulas adver-

sativas e, às vezes, traduz-se por e.

At usa-se nas contruções fortes e serve quase sempre para apresentar uma objeção reforçada com outras palavras: at enim, at contra, at hercle.

Ceterum, propriamente acusativo neutro = mas, porem,

alem disto, de resto.

#### 1) Copulativas continuativas:

Quidem = em verdade, certamente, por cerlo, sempre pospo-

sitiva: tu quidem, ego quidem, Caesar quidem.

Equidem = certamente, quanto a mim. Na prosa clássica só se usa com a primeira pessoa do verbo, pelo que o seu valor é de ago quidem = eu por mim, eu por minha parle.

Quin etiam, quin immo = de mais, de mais disso, ainda mais, o mais. Deve-se distinguir este quin de quin = que não; o pri-

meiro deriva-se de qui e ne, negativa.

#### g) Copulativas causais:

Nam, porque, pois.

Enim, etenim, porque, com efeito. A colocação ordinária de enim é no segundo lugar, raramente no terceiro.

Neque enim = des que não. (Non enim é raro; nam non

rarissimo).

h) Copulativas conclusivas:

Ităque (em primeiro lugar).
Igitur (geralmente em segundo lugar)
Ergo (em primeiro ou segundo lugar)

Proinde, por isso, por consequência, quase sempre nas exortações com o imperativo ou com o subjuntivo.

Quare, quamobrem, quapropter, quocirca = pelo que, por isso.

#### Conjunções subordinativas.

- 151. As conjunções subordinativas subdividem-se em:
- a) Condicionais: si = se; sin, si autem = mas se; nisi = se não; si minus, sin minus = se não; nisi forte, nisi vero = a não ser que; nisi quod = exceto que, à exceção de que; nisi si = a não ser que; dummodo ne = com tanto que não; nedum = bem longe de, muito menos; si modo = se entretanto, se todavia; si vero = se realmente; si quidem = se verdadeiramente.
- b) Causais: cum = como, porque; quoniam, porque, visto que, já que; quod, quia (antigo plural neutro de quis) = porque; ubi = porque, como; quando, quandoquidem = pois que, já que, desde que; quippe qui, quippe cum, utpote qui, utpote cum = como aquele que, visto que, pois que, porquanto, sendo que.
- c) Concessivas: quamquam = ainda que, posto que, bem que; quamvis (quam+vis=por quanto tu queres), ainda que, posto que, bem que, dado que, ainda quando; etsi, etiamsi, tametsi, tamenetsi=ainda que, embora; licet (originariamente forma verbal=é lícito, pode-se)=se bem que; ut=dado que, posto que, ainda, admitido que; ut desint vires, tamen est laudanda voluntas, bem que faltem as forças, etc.; cum=ainda que, posto que.
- d) Temporais: cum=como, quando; dum=enquanto, até que; quoad=enquanto, até que; donec=enquanto, tanto que, até que; antequam, priusquam=antes que; postquam=depois que; ut, ubi=quando, depois que, apenas, logo que, tanto; ut primum, uti primum=logo que, apenas; simulae, simulatque=logo que, apenas.
- c) Locais: ubi=onde; unde=donde; quo=para onde; qun=para onde.
- j) Finais: ut, uti = para que; ne = para que não; neve, neu = e para que não; quo (especialmente antes dos comparativos) = ut eo = para que, afim de que; quo minus = para que não, que não.
- g) Consecutivas: ut = de sorte que; ut non = de sorte que não; quin = que não, para que não (de qui-ne = por que não? como não?)
- h) Comparativas: ut, uti, sicut, sicuti=como, assim como, do mesmo modo que; velut=como, do mesmo modo que; ceu=como.

  Gramática Latina, 11

#### & IV

#### Interjeição

152. — Entre as interjeições notam-se as seguintes:

a) Sons imitativos que acompanham os afetos do discurso, mas não têm nem nunca tiveram sentido algum:

Oh! oho! (de dor, de admiração). Oh, me miserum! Oh, fortunatos agricolas!

Heu, eheu = ai!, oh! Eheu, me miserum! oh! infeliz de

miml

Ohe (de desaprovação). Ohe, jam satis est! ora chega! Ohe, desine! deixa disso!

Io! eia, euge (de alegria). Eia, amici, eia, amigos.

Pro (de maravilha). Pro di immortales! oh! deuses imortais! Pro pudor! oh! vergonha! (cf. 262, b).

Vae (ameaça, dor). Vae victis! ai dos vencidos!

Ecce = cis. Ecce tuae litterae, cis a lua carla. -- Com ecce suprime-se o verbo ou vai para o indicativo.

En=cis. En ego vester Ascanius.

b) Substantivos e verbos que vieram a ser interjeição: Pax=caludal chiton!

Malum = malvado! Scelus = infame!

Hercule, hercle = por Hércules! - Por minha vida!

Mehercule, mehercle = por Hércules! 6 meu Hércules! = Por minha vida! (me é um antigo vocativo de meus).

Mehercules = me Hercules juvet, Hércules me ajude. Medius fidius = me dius fidius juvet = o deus Fídio me

ajude, em verdade, por minha fé.

Ecastor, mecastor = por Casior!

Edépol = por Polux! (literalmente: ó deus Polux): de é antigo vocativo de Deus; pol é abreviação de Pollux.

Equirine = dee Quirine, por Quirino! (ó deus Quirino!) Age, agite=eia, ânimo, coragem, ora, sus! (Cf. pág. 122,

verbo n. 57, observação).

Apage = relira-te; ajasta-te; para irás! viopere! Cedo = dize (cf. n. 139, c, pág. 148).

Quaeso = por favor (cf. n. 139, a, pag. 148).

Amabo = por favor.

c) Verbos que vieram a ser interjeição, mas não recordam a derivação, nem mesmo a significação primitiva.

Sis = por favor, se te apraz (de si vis).

Sultis = por favor, se vos apraz (de si vultis - cf. n. 163, b, V, pág. 171);

Sodes = por favor, se te apraz (de si audes, se ousas).

## CAPITULO XIII MORFOLOGIA ANALÍTICA

#### Formação das palavras

153. — a) As palavras latinas são primitivas ou derivadas; simples ou compostas. Dizem-se:

Primitivas as que não procedem de outra, p. ex.: caelum,

ventus, pater;

Derivadas as que procedem de outra, p. ex.: caelestis, venti-

Simples as que constam de um só elemento, p. ex.: res, pater; Compostas as que constam de dois ou mais elementos, p. ex.: respublica, paterfamilias; disjungere, Juppiter (= Jovi pater), etc.

b) Em toda palavra, quer simples quer primitiva, devemos ordinariamente distinguir duas partes: radical ou tema e a desinência.

I) Radical ou tema é aquela parte fixa e invariavel que, privada do elemento acidental ou variavel, exprime a idéia geral, a base, o fundamento da palavra, p. ex.: na palavra facilis, facil é o radical ou tema.

II) Desinência é a parte variavel que determina na palavra a sua forma de declinação, se for um nome; de conjugação, se for um verbo.

Observação. — No lema ou radical de uma palavra encontra-se ainda um elemento geralmente mais simples que o radical, irredutivel, quase sempre monossilabo chamado raiz, que pode ser comum a mais radicais e por conseguinte a mais palavras, p. ex.: nas palavras rigo, rex, regnum, regimen, erigere, encontra-se a mesma raiz reg, em quanto que em regnum o radical é regn., em regimen é regimin (do gen. regiminir). — Há todavia algumas raizes que não sofrecam modificação alguma passando para radicais e por esta razão são contemporaneamente raizes e radicais ou temas, p. ex.: reg, é raiz e radical de rego, de rex (=regs); assim nec é raiz e radical de nex (=necs); due raiz e radical de dux (=dues).

c) Das palavras primitivas formam-se outras, acrescentandose ao radical das mesmas, elementos que sirvam para modificar, limitar o primeiro sentido ou para referí-lo a idéias mais particulares. Estes elementos que se acrescentam ao radical chamam-se em gerel afixos, sílabas que se agregam ao início ou ao final do tema para lhe modificar o sentido. Os afixos dividem-se em prefixos que são os elementos prepostos ao tema, e sufixos que são os elementos pospostos. Segue-se que muitas vezes são formadas por prefixos ou por composição e por sufixos, isto é, por derivação.

Notas — 1) Há palavras em que se encontram dois ou mais prefixos e dois ou mais sujixos, p. ex.: na palavra inconsolabilis, in é prefixo, que vale não, con prefixo, que vale juntamente, sol raiz, que exprime a idéia fundamental de alívio; a, sufixo verbal, que exprime ação; bil, sufixo, que exprime possibilidade passiva; is, sufixo flexivel de declinação.

2) Os sufixos dizem-se primários ou temáticos, se se juntam imediatamente à raiz para formar o radical de uma palavra, e secundários, se se juntam a um tema já formado de raiz e de sufixo temático. — Os primários formam temas nominais (substantivos e adjetivos) e temas verbais; os secundários acrescentam à palavra primitiva uma modificação ou lhe comunicam a flexibilidade para a declinação ou conjugação.

3) A diversa significação ou diferença específica das novas

palavras depende dos sufixos e prefixos de que é composta.

Para maior clareza destas noções, daremos alguns exemplos de sufixos que dizem respeito a substantivos, adjetivos e verbos, e em seguida, alguns exemplos de palavras compostas ou formadas por meio de prefixos.

## Principais sufixos de substantivos.

## 154. — Os principais sufixos de substantivos são:

- a) Os que exprimem o conceito de agente ou operante, p. ex .: -a, -on, -ta, -sta, -mnus, -mna, -arius, -tor, -sor, -trix, etc., p. ex .: scriba o escrivão; latro(n), o ladrão; poëta, o poeta; sophista, o sofista; alumnus, a, o aluno, a aluna; statuarius, o estatuário; victor, o vencedor; victrix, a vencedora; cursor, corredor, cursor, mensageiro, etc.;
- b) os que exprimem a idéia de ação abstrata ou o efeito da ação, p. ex .: -atus, -ela ou -tela, -idin ou -igin, -ina, -inum, -lut, -tus e -sus, etc., p. ex.: equitatus, cavalaria; consulatus, o consulado; querela, corruptela, libidin(is), origin(is), officina, virtus, virtul(is), visus, auditus, etc.;
- c) os que exprimem a idéia de qualidade ou modo de ser, p. ex .: -ia, -ilia, -ntia, -ies, -ilies, -tat, -elat, -itat, -stat, etc., p. ex .: audacia, saevitia, vigilantia, neglegentia, pauperies, segnilies, crudelital(is), bonital(is), pietal(is), venustal(is), etc.;
- d) os que exprimem a idéia de instrumento ou lugar onde há quantidade, p. ex.: -arium, -bra, -brum, -lrum, -bula, -bulum. -elum, -orium, etc., p. ex.: granarium, vivarium, lalebra, candelabrum, cribrum, claustrum, pabulum, olivetum, quercetum, dormitorium, etc.;
- e) os que indicam a idéia de pequenez e formam os diminutivos, p. ex.: -ellus, -ella, -ellum, -illus (a, um), -olus (a, um), -ulus (a, um), -ullus (a, um), etc., p. ex.: ocellus, olhinho; tabella, taboazinha; lapillus, pedrinha; filiölus, filhinho, e assim anguilla, sigillum, praediolum, hortulus, virgula, etc. - Com os sufixos -ellulus, -ellula, -ellulum, -uncio, -unculus formam-se os diminutivos dos próprios diminutivos, p. ex.: agellulus, pequeno campozinho; cistellula, pequena cestazinha; homuncio e homunculus, um pequeno homenzi-

f) os que exprimem a idéia de descendência ou genealogia e formam os nomes patronímicos, p. ex.: -ades, -ides, -is, (genitivo -idis), p. ex.: deneades, os descendentes de Enéias; Atrides, os descendentes de Atreu = os Atridas; Danais (gen. Danaidis), descendentes de Danaus, etc.

#### Principais sufixos de adjetivos.

#### 155. - Os principais sufixos de adjetivos são:

- a) os que exprimem modo de ser e de agir, como: -idus, -inus, -itus, -itus, -bundus, -cundus, p. ex.: pallidus, avidus, timidus, peregrinus, crinitus, ambiguus, exiguus, conspicuus, errabundus, iracundus, facundus, moribundus, jucundus (por juvicundus de juvo);
- b) os que exprimem aptidão, possibilidade ativa e passiva, como: -ax, -ac, -ox, -oc, -ix, -ic, -ilis, -bilis, p. ex.: audax, perspicax, ferox, felix, facilis, amabilis;
- c) os que exprimem matéria, atribuição, semelhança, como: -cus, -neus, -aceus, -icius, -alis, -aris, -inus, -ius, -ticus, p. ex.: aurcus, churneus, herbaceus, gallinaceus, patricius, mortalis, militaris, marinus, divinus, regius, rusticus;
- d) os que exprimem pequenez, como: -ellus, -olus, -ulus, p. ex.: tenellus, novellus, aureolus, parvalus.

#### Nomes e adjetivos compostos de numerais.

#### 156. — Com os numerais formam-se:

a) os adjetivos em -arius que exprimem as partes que se contêm num todo, p. ex.:

binarius, de duas unidades ou nartes:

ternarius, de três unidades ou partes;

quaternarius, de quatro unidades ou partes;

quinarius, de cinco unidades ou partes;

senarius, de seis unidades ou partes;

septenarius, de sete partes;

octonarius, de oito partes;

denarius, de dez partes;

quadragenarius, de quarenta (quase sempre anos); centenarius, de cem (quase sempre anos).

b) os adjetivos em -anus, que exprimem a classe, a legião, a secção, p. ex.:

primanus, da primeira classe; secundanus, da segunda classe; tertianus, da terceira classe; quartanus, da quarta classe; quintanus, da quinta classe; sextanus, da sexta classe.

- c) I. Os nomes compostos de dies, p. ex.: biduum, triduum, quatriduum, espaço de dois, três, quatro dias.
- II. Os compostos de mensis, p. ex.: bimestris, trimestris, quadrimestris, semestris,
- III. -- Os compostos de annus, p. ex.: biennis, triennis. quadriennis, quinquennis, sexennis, septennis, decennis, e biennium, triennium, quadriennium, etc., espaço de dois, três, quatro anos, etc., ainda bimatus, idade de dois anos; bimus, trimus, quatrimus (adjetivos), da idade de dois, de três, de quatro anos.
- IV. Os compostos de via, p. ex.: bivium, trivium, quadrivium, encontro de dues, de três, de quatro ruas ou caminhos.
- V. Os compostos de vir, p. ex.: duumvir, triumvir, decemvir, duúnviro, triúnviro, decênviro.

## Principais sufixos de verbos.

157. — Os principais sufixos de verbos são os que formam os verbos frequentativos, incoativos, desiderativos e diminutivos.

a) Frequentativos ou iterativos significam a repetição ou intensidade da ação dos primitivos. Formam se com os sufixos -ito, -uto, -to, -so, e são todos da primeira conjugação, p. ex.: de rogo, tem-se rogito, - peço com instância; de velo, as, tem-se volito, esvoaço; de volvo, voluto, levo rolando, enrolo; de cano, canto, canto frequentes vezes, canto em altas vozes; de pello, pulso, bato com força;

b) incoativos significam o princípio da ação ou a entrada no estado expresso pelos seus primitivos. Formam-se com os sufixos -asco, -esco, -isco, e são todos da terceira conjugação, p. ex.: de inveterare formam-se inveterasco, envelheço; de convaleo, convalesco, recobro a saude; de rubeo, rubesco, enrubeço; de obdermio, abdormisco, adormeço;

c) desiderativos significam o veemente desejo da ação dos primitivos. Formam-se com o sufixo avie, junto ao supino, p. ex.: de edo, esum, formani-se esurio, tenho fome, desejo comer; de emo, emplum, tem-se emplurio, desejo comprar. Com o sufixo coro exprime-se tendência intensiva, p. ex.: de capio, forma-se capeaco, empreendo com entusiasmo; de lacio, lacesso, instigo; de facio, facesso, executo com atenção, etc.;

d) diminutivos significam a atenção, talvez ridícula, da ação des primitivos. O suñao é -illo, p. ex.: de seribo, scribillo, rabis-

co; de canto, cantillo, cantarolo.

## Sufixos de advérbios.

158. - Formam-se muitos advérbios de adjetivos, substantivos e verbos e ainda de outros advérbios tomando os seguintes sufixos:

a) c, o, que se ajuntam a adjetivos da primeira classe e a participios perfeitos e significam o modo expresso pelo radical, p. ex .: probe, libere, conjuncte; certo, crebro, necessario, etc.;

b) ter (iter), que se ajuntam a adjetivos da segunda classe e a particípios presentes. e designam o modo enunciado pelo radical. p. ex.: amanter, dolenter, negligenter; graviter, ferociter, audacuter ou audacter, etc.;

c) im (tim, sim), ajuntam-se a substantivos e adjetivos e significam o modo. p. ex .: punctim, caesim; gregatim, catervatim, tri-

butim, etc.:

d) ics, ajunta-se a adjetivos numerais formando os advérbios

numerais e designa quantas vezes, p. ex.: decies, milies, etc.;

c) Jariam, ajunta-se a adjetivos e advérbios de quantidade e aos números e significa várias vezes, vários sítios, p. ex.: multifariam, omnifariam, bifariam, trifariam, etc.;

f) per, designa circunstância de tempo, p. ex.: nuper (no-

viper), parumper, paulisper tantisper, etc.;

- g) orsum, orsus, (de versum ou vorsum, versus ou vorsus), ajunta-se a adjetivos pronominais e até a partículas e indica a direção para o lugar designado pelo radical, p. ex.: sinisteorsum ou sus, aliorsum, quorsum; introrsum, retrorsum, sursum, etc.;
- h) acusativo neutro singular ou plural e designa a quantidade ou o modo, p. ex .: multum, plerumque, facile; torva, crebra, insueta, etc.;

1) u, ablativo do singular da quarta declinação, e significa o tempo, p. ex .: noclu, diu, quamdiu interdiu, etc.;

i) a, ablativo do singular feminino de adjetivo concordando com via, parie, re, subentendidos, e indica o lugar por onde, p. ex.: ca, qua, una; intra, infra (por intera, infera [parte]), etc.

#### Formação das palavras com prefixos ou por composição

- 159. a) Nas palavras formadas por composição ou com prefixes, a segunda das componentes frempre a palavra fundamental, isto é, a que contem a significação dominante; a primeira, ao invés, o prefixo, é palavra gecundária ecterminative e especificativa da segunda, p. en.: agricola, agricultor, contene em cola a idéie geral de colere, cultivar, e no prefixo agri, a idéia determintiva campo = cultivador de campo; prae - millere, mandar adiante.
- b) Os prefixer, nas palavras compostas, podem ser partículas inseparaveis (porque só usadas em composição), partículas separaveis ou preposições, e temas de outras palavras.
- c) Em regra geral, se as novas palavras que resultam das duas componentes estão sujeitas a algumas alterações fonéticas em ambos, ou ao menos em um dos elementos, chamam-se compostos próprios. São compostos impróprios quando só se verifica a juxtapo-

sição de duas palavras completas tendo forma gramatical e flexão distinta, podendo por isso ficar tambem separadas, p. ex.: paler-familias e pater jamilias; ludimagister e ludi magister; terraemolus e terrae motus e por isso tambem paterque jamilias, ludive magister, resque publica.

## Principais partículas inseparaveis.

- 160. As principais partículas inseparaveis usadas como prefixos são:
- a) Amb (am, an), que indica movimento em roda, p. ex.: ambigere (amb-agere), duvidar, errar, hesitar; ampulare (amb-pulare), cortar em redor, amputar; ampleeti (amb-pleeti), abraçar; anceps (amb-caput), duplo, ambíguo; anquirere (amb-quaerere), procurar em redor, inquirir, investigar.
- b) Dis (di, dij, dir), que exprime negação, separação, p. ex.: disjungere, separar; difficilis (dis-jacilis), dificil; dirimo (dis-emo), separo, divido; dilabi (dis-labi), escoar-se, dispersar-se.
- c) In (im, ig, ir, il), que exprime negação (não se confunda com a preposição in), p. ex.: ingratus, ingrato, não agradecido; impius (in-pius), impio; ignotus (in-notus), desconhecido; irritus (in-ratus), que não está ratificado, nulo, írrito; illepidus (non lepidus), grosseiro; illibatus (in-libatus), intato, ilibado.
- d) nec (ne, neg), que exprime tambem negação, p. ex.: necopinalus, imprevisto, inopinado; nefandus (nec-fandus), nefando, indizivel; nullus (nec-ullus), nenhum; nemo (nec-homo), ninguem; negotium (nec-otium), não ociosidade, ação, cousa; neglego (nec-lego), negligencio.
- e) Re (red), que indica movimento contrário, renovação, contrariedade, p. ex.: revertor, volto atrás; reficio, (re-facio), renovo; redeo, volto; reddo (re-do), restituo; redimo (re-emo) rehaver por compra, resgato.
- J) Se (sed), separação, privação, p. ex.: seditio (se-itio), desunião, sedição; sejungo, desuno; sepono, coloco de parte; seduco, chamo de parte, seduzo; securus (se-cura), sem cuidado, seguro, tranquilo; sobrius (se-ebrius), não ébrio, sóbrio.
- g) Prod (pro, por. pol), que indica para diante, para o público, diante, p. ex.: prodeo, vou para diante; prosum (prod-sum), sou util; prodo, descubro, manifeste; produco, conduzo para diante, exponho; prodigus (prod-agere), pródigo; proelivis (prod-clivus), proclive, inclinado; projanus (prod-fanum), profano, fora do templo, não sagrado; porrigo (prod = por-rego), estendo; portendo (pro = portendo), ponho na frente, prognostico; polliceor (prod = por-liceor), ofereço, prometo.
- h) Ve separação, privação, p. ex.: vecors, sem coração, louco, insensato; vesanus, não são, louco; vegrandis, pequeno, mesquinho.

#### Preposições ou prefixos separaveis.

- 161. As principais preposições ou presixos separaveis são:
- a) A (ab, abs, au), que exprime ajastamento, desvio, separação, p. ex.: amittere, perder, deixar ir, avertere, desviar; abducere, conduzir, separar; abscondere, esconder; abstinere, abster, ter afastado; asportare (abs-portare), levar, transportar; aujugere (ab-jugere), fugir, escapar-se; auferre (ab Jerre), tirar, levar; absõnus, malsoante, discordante.
- b) Ad (ac, ar, as, at), que indica movimento para, proximidade de, aumento, p. ex.: adstare, estar em pé, estar presente; adire, ir ter com, procurar; adamare, amar muito; accedere (ad-cedere), aproximar-se; accipere (ad-capere), tomar, receber; appellere (ad-pellere), dirigir para, aportar; arridère (ad-ridere), sorrir-se para alguem; attendere (ad-tendere), atender; assidère (ad-sedère), estar sentado junto a.
- c) Cum (con, col, cor), companhia, p. ex.: convenire (cumvenire), vir juntamente; colligere (cum-legere), colher; corrumpere (cumrumpere), corromper; consensus (cum-sentio), consenso, consentimento.
- d) De, afastamento, privação, p. ex.: demittere, afastar; dejicere (de-jacere), deitar abaixo, arrojar; demens, demente, insensato; deformis (de-forma), deforme; descendere (de-scandere), descer.
- e) E ou ex (es, ef), indica afastamento, privação, aumento, p. ex.: expellere, lançar para fora de, expulsar; emittere, mandar para fora, fazer sair; effugere (ex-fugere), escapar a, fugir de; efferre (ex-ferre), ex-tuli, e-latum), tirar, exportar, transportar; expers (ex-pars), privado, desprovido; exaudire, escutar, atender; exclamare, exclamar, gritar forte; efferus (ex-ferus), feroz.
- f) Ob (oc, of, op), oposição, encontro, defronte, p. ex.: obesse, ser contrário, prejudicar; obire, sair ao encontro, dirigir-se; occurrere (ob-currere), sair ao encontro, marchar contra; occidere (ob-cadese), por-se (com respeito aos astros), terminar, findar; occidere (ob-caedere), matar; occiput (ob-caput), occipício.
- g) Per, exprime aumento, continuação, p. ex.: pergratus, gratissimo; persaepe, muitíssimas vezes; perquiro (per-quaero), busco com cuidado, procuro por toda a parte; perãgo, levo ao fim, termino; perficio (per-facio), acabo, aperfeição.
- h) Prae, exprime aumento, diante de, antes de, e daí superiorridade, preeminência, p. ex.: praemittere, mando adiante; praedives, riquissimo; praepötens, poderosissimo; praestare, estar adiante, exceder; praeesse, presidir; praecino (prae-cano), canto, toco primeiro; praecipio (prae-capio), mando, previno; praebeo (prae-habeo), apresento.
- i) Sub (suc, suf, sur), debaixo, para debaixo, diminuição, p. ex.: subco, vou para baixo, eu meto-me debaixo; succedo (sub-cedo), vou debaixo, sucedo; subduco, tiro debaixo, subtraio; suggero (sub-

- gero), ponho ou meto debaixo, sugiro; suffero (sub-fero), ponho, coloco debaixo, suporto; surripio (sub-rapio) tomo, tiro às escondidas, furto; subluceo, luzir um pouco; subamarus, um pouco amargo.
- j) Trans (tra), que exprime alem, p. ex.: transco, passo alem; transmitto, transporto alem, transmito; transigo (trans-ago), passo alem, atravesso, concluo, transijo; trajicio, (trans-jacio), lanço, atiro alem, faço passar; traduco (trans-duco), conduzo alem, transfiro, traduzo.

## Palavras compostas com temas de outras palavras.

- 162. As palavras compostar com temas de outras palavras têm, geralmente, os seus componentes constituidos por:
- a) Um adjetivo numeral e um substantivo, p. ex.: duumvir (duo vir), duúnviro; trimvir (trex vir), triúnviro; quadrangulus (quattuor-angulus), quadrangular; quadră pes (quattuor-pes), quadru-pede; quincuna (quinque-uncia), medida de cineo onças; bicolor (bis-color), que tem duas cores, bicolor; biformis (bis-forma), que tem duas formas, biforme; bifrons (bis-frons), que tem duas faces, dois rostos, bifronte;
- b) um adjetivo qualificativo e um substantivo, p. ex.: acquaevus (acquus-aevum), coetáneo; magnanimus (magnus-animus), magnânimo; latifundium (latus-fundus), latifundio; meridies (medius-dies), meio dia;
- c) dois substantivos, p. ex.: alípes (ala-pes), que tem asas nos pés, alípede; anguipes (anguis-pes), que tem pés de dragão, anguípede;
- d) um substantivo e um verbo, p. ex.: armiger (arma-gero), armigero; agricola (ager-colere), agricultor; solsticio; tibicen (tibia-cano), tocador de flauta; homicida (homo-caedo), homicida; fratricida (fratrem-caedo), fratricida; auriferus (aurum-fero), aurifero;
- e) um adjetivo ou advérbio e um verbo, p. ex.: aequiparare (aeque-parare), igualar; amplificare (amplum-facere), amplificar; mitire), magnificar, emolecer, enternecer; magnificare (magnum-facere), magnificar, emolecer, mitigar: (milio-agere), mitigar; purgare por purigare (purus-agere), purgar, limpar; valugere, salisdare, salisfacere, e salisfieri (compostos de salis, advérbio);
- j) dois verbos, o segundo dos quais é facere ou fieri, p. ex.: erejacere (arec-jacere), iazer secar, secar; calefacere (caleo-jacio), aquecer, aquentar; madefacere (madeo-facio), humedecer, molhar; labefacere (labeo-facio), abalar, arruinar, destruir; liquefacere (liqueo-facio), fundir, derreter; commonefacio (commoneo-facio), lembro, recordo; vacuefacio (vacuo-facio), esvazio, etc., e assim tambem: arefio, en me seco, en me mirro; calefio, en me aqueço, en me esquento; madefio, sou molhado, etc., etc.

#### Das alterações das palavras.

- 163. Na formação e na flexão, as palavras latinas sofrem algumas alterações; umas dizem respeito ao som da palavra e chamamse alterações fonéticas; outras à forma da palavra e são as alterações mórficas ou etimológicas.
- a) As alterações fonéticas ou do som são: alongamento, abreviação, abrandamento, incremento, ditongação e contração.
- I) Pelo alongamento, uma vogal breve torna-se longa, e divide-se em orgânico, se for exigido pela flexão ou composição da palavra, p. ex.: lĕgo, perf. lēgi; jũvo, jũvi; oratŏr, gen. oratōris; de compensação, se a vogal breve se torna longa para compensar a perda de alguma consoante, p. ex.: pōno de pŏs-sĩno; dīruo de dís-ruo; exāmen de exagmen ou exăgimen, etc.;
- II) uma vogal longa torna-se breve na abreviação, p. ex.:
   amavī faz amavīmus; legī, legīmus;
- III) no abrandamento uma vogal fraca substitue uma forte,
   p. ex.: occăpo de câpio; monitus de monio; deligo de lego; conficio de facio; inimicus de in-amicus;
- IV) no incremento uma vogal mais grave substitue uma que é menos grave, p. ex.: tôga de lĕgo; sēdes de sĕdeo; jīdo de jĭdes;
- V) ditongação consiste na fusão de dois sons num som único, p. ex.: rosai = rosae; aulai = aulae;
- VI) na contração duas vogais formam uma só vogal, p. ex.: dēgo de de-ago; amasti por ama(v)isti; nīl por nihil; praebeo por praehabeo; amo por ama-o; animadverto por animu(m) adverto.
- b) As alterações mórficas ou elimológicas são: elisão, permulação, assimilação, prótese, aférese, epênlese, síncope, paragoge, apócope, metálese.
- I) Elisão, supressão de alguma consoante, p. ex.: examen por exagmen; semestris por sexmentris; ignarus por inguarus; traduco por transduco; circuitus por circumitus (de circumire);
- II) permutação, substituição de uma consoante por outra,
   p. ex.: reclum por reglum (de rego); scriptum por scribtum (de scribo);
   neglego por nec-lego;
- III) assimilação, identificação, por eusonia, de uma consoante em outra, que a segue, p. ex.: afsero por adsero; attuli por adtuli; allatum por adlatum; offero por obsero; occurro por obcurro; pressi por premsi (de premo);

- IV) prólese, aumento de uma letra ou sílaba no princípio de uma palavra, sem lhe alterar o valor, p. ex.: gnatus por natus; tetuli por tuli;
- V) aférese, supressão de sílaba ou letra no princípio de palavra, p. ex.: epol por edepol, e especialmente na forma verbal est, quando a palavra antecedente terminar em vogal ou por m, p. ex.: itast por ita est; dulcest por dulce est; factumst por factum est; assim sis por si vis; sultis e siultis por si vultis. Esta alteração é chamada tambem crase ou contração (cf. n. 152, c, pág. 162).
- VI) epêntese, acrescentamento ou inclusão de uma letra ou de uma sílaba no meio de uma palavra, p. ex.: dempsi, demptum de demo; sies, siet por sis, sil; repperit por reperit;
- VII) sincope, supressão de uma letra ou silaba no meio de uma palavra, p. ex.: audacter por audaciter; periclum por periculum; amasti por amavisti; deum por deorum; amphorum por amphorarum;
- VIII) paragoge, adição de uma letra ou sílaba no fim de uma palavra, p. ex.: dicier por dici; amarier por amari;
- IX) apócope, supressão de uma letra ou sílaba no fim da palavra, p. ex.: die, due, fac, fer por dice, duce, face, ferre; ain' por aisne; viden' por videsne (cf. n. 104 f, pág. 106; n. 6, c, observação 1, pág. 12);
- X) metátese, transposição de uma letra ousílaba numa palavra, p. ex.: portendo e protendo; cerno, crevi; sterno, stravi; accerso e arcesso; tercenti e trecenti, etc.

# SINTAXE



#### TERCEIRA PARTE

## SINTAXE

A palavra Sintaxe significa ordem. Sintaxe é pois a parte da gramática que ensina a ordenar as palavras na proposição e as proposições no período. As proposições acham-se ora isoladas e independentes, ora agrupadas e dependentes umas das outras de modo que formam um período. E', portanto, necessário estudar separadamente: 1.º a sintaxe das proposições independentes; 2.º a sintaxe das proposições dependentes.

#### 1.º SINTAXE DAS PROPOSIÇÕES INDEPENDENTES

#### Elementos que compõem a proposição.

164. — Proposição é um complexo de palavras que exprime um juizo e compõe-se logicamente de 1) sujeito (cf. n. 14, 1, pág. 17), de 2) predicado verbal ou nominal (cf. n. 14, 2, pág. 17) e de 3) complementos que marcam o ponto de partida e o ponto de chegada da ação do verbo (cf. n. 14, 2, Grupo A, 2, 5, Grupo B, I, pág. 17) (18-19) ou que determinam ou modificam a ação do verbo (cf. n. 14, 3, Grupo B, 2, pág. 17) (19).

Cumpre não esquecer outros dois elementos importantíssimos da proposição, a saber: o atributo (ci. pág. 19 — no fim) e o aposto (cf. pág. 20 — no princípio (\*).

#### CAPITULO I

#### SINTAKE DAS CONCORDANCIAS

Por concordância de palavras entende-se a uniformidade entre as palavras que concorrem para a formação de um determinado conceito, quanto às modificações de gênero, número, caso e pessoa a que possam estar sujeitas.

<sup>(\*)</sup> Cf. tambem nossa brochura: Propedêutica Latina — Noções de Análise Lógica. Terceira edição.

#### O caso do sujeito da proposição.

- 165.—a) Com os verbos no modo finito (indicativo, subjuntivo e imperativo) o sujeito de qualquer proposição, expresso por um substantivo, adjetivo ou pronome, vai sempre para o caso nominativo, p. ex.: o mestre ensina, nós aprendemos, magister docet, nos discimus; as palavras movem, os exemplos arrastam, verba movent, exempla trahunt; oxalá todos os discípulos estudassem! utinam omnes discipuli studerent!
- b) Na língua latina, os pronomes quando servem de nominativo sujeito e não indicam contraposição, nem são para realee, em regra, omitem-se, p. ex.: homo sum (subentendido ego), sou homem; homines sumus, errare possumus (subentendido nos), nós somos homens, podemos errar; mas dir-se-á: tu, inquit, perge, lu, disse, continua; tu doces, nos audimus, tu ensinas, nós ouvimos; ego credo, tu dubitas, eu creio e tu duvidas.
- c) Infinito subjetivo ou sujeito Em latim como em português, o verbo no infinito pode ser sujeito da proposição, p. ex.: é belo morrer pela pátria, pulchrum est pro patria mori.

#### CONCORDANCIA DO PREDICADO

#### § I

## CONCORDANCIA DO PREDICADO VERBAL

## Ego lego, tu legis, Cicero legit.

166. — a) O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número, p. ex.: eu leio, tu lês, Cicero lê, ego lego, tu legis, Cicero legit.

Observação. — Na língua latina, seja qual for o grau ou a dignidade da pessoa a quem se fala, usa-se sempre a segunda pessoa do singular, p. ex.: o senhor é rico e feliz, tu dives ac beatus; dizei-me, die mihi; senhor mestre, diga-me, die mihi, magister.

- b) Se houver vários sujeitos da mesma pessoa, o verbo vai para o plural, p. ex.: Castor e Polux combatiam a cavalo, Castor et Pollux ex eque pugnabant; o lobo e o cordeiro foram ao mesmo regato, ad cundem rivum lupus et agnus venerant.
- c) Se houver vários sujeitos de diferente pessoa, a primeira prevalece sobre a segunda, a segunda sobre a terceira, p. ex.: eu e tu lemos, ego et tu legimus; se lu e Túlia passais bem, alegro-me; eu lambem passo bem, si tu et Tullia valetis, bene est; ego quidem valeo.
- d) Quando dois ou mais sujeitos de número singular formam um todo único o verbo pode estar no singular, e, se houver um predicado, este concorda com o último substantivo, p. ex.: mens et ratio et consilium in senibus est, nos velhos se encontra mente, discrição e bom senso; animus et consilium et sententia civitatis

posita est in legibus, a força, a moderação e a prudência de um estado está nas leis; Senatus populusque romanus decrevit, o Senado e o povo romano decretou.

Observação. — Esta construção encontra-se frequentemente na hendiadio, isto é, na união copulativa de dois substantivos, um dos quais está no lugar de um genitivo ou de um adjetivo e serve para completar e determinar o conceito contido no outro, p. ex.: judicia periculaque, processos perinosas; oratio et facultas, a aptidão oratória; vis et arma, a força armada.

Se estes sujeitos, porem, não formam um conceito único, mas diversos, prefere-se o plural: o vasto mar e a lingua desconhecida impediam o comércio, mare magnum et ignara lingua commercia

prohibebant.

e) Muitas vezes o verbo, comum a dois ou mais sujeitos, pode concordar no singular com o sujeito mais próximo, isto por atração ou por ser ele o mais importante, p. ex.: impedimenta et omnis equitatus sequebatur, seguia-se loda a cavalaria e as bagagens; ego et Cicero meus flagitabit, eu e o meu Cicero pedirá com instância por eu e o meu Cicero pediremos com instância.

f) Se os sujeitos se devem considerar cada um de per si, o verbo está no singular, p. ex.: Conon plurimum Cypri, Iphicrătes in Thracia, Timotheus Lesbi vixit, Conão viveu a maior parte do tempo em Cipre, Ificrates na Trácia, Timóteo em Lesbos.

g) Se o substantivo predicado difere do sujeito em gênero ou número, a concordância do verbo faz-se com o sujeito ou com o predicado, p. ex.: ludi compitalicii fuit ou fuerunt initium tui consulatus, os jogos compitais marcaram o início do teu consulado; non omnis error est dicendus ou dicenda stultitia, nem todo o

erro deve-se chamar estultícia.

h) Quando vários sujeitos estão unidos pelas correlativas aut... aut...; et... et...; nec... nec...; neque... neque...; sive... sive...; ou pela repetição da mesma palavra, o verbo concorda com o sujeito mais próximo, ficando subentendido para os outros, p. ex.: em auxiliando os outros, devem-se considerar os costumes ou a fortuna, in hominibus juvandis aut mores aut fortuna spectari solet; escreve-me as cousas, quais clas são verdadeiramente, segundo as exigências das nossas condições e não as do teu amor, ad me ut tempora nostra, non ut amor tuus fert, vera rescribe; por enquanto não me aproveitam nem os livros, nem as telras, nem a ciência, nunc mihi nihil libri, nihil litterae, nihil doctrina prodest; joram mortos Graco, o consular Fúlvio e os dois filhos deste, interfectus est Gracchus et Fulvius consularis ejusque duo filii.

Mas o verbo se põe no plural quando se quer fazer salientar o conceito da pluralidade, a ação feita em comum, p. ex.: nec quent-quam hoc errore duci oportet, ut, si quid Socrates aut Aristippus contra morem consuetudinemque civilem fecerint locutive sint, idem sibi arbitretur licere, nem é conveniente que alguem caia em erro, supondo que se Sócrates ou Aristipo fizeram ou disseram algo contra o uso e o costume civil, o mesmo lhe seja lícito.

i) Um sujeito singular seguido de um complemento de companhia com a preposição cum pode ter o seu verbo tanto no singular como no plural, p. ex.: ipse dux cum aliquot principibus capitur ou capiuntur, foi preso o próprio general com alguns outros chefes.

## Corioli oppidum captum est.

167. - a) Quando um sujeito plural está acompanhado de um substantivo apelativo como urbs, oppidum, civitas, o verbo concorda com este último, p. ex .: a cidade de Coríolos joi tomada; Corioli oppidum captum est, contudo, encontra-se tambem: Athenae, clarissima civitas, eversae sunt e Corioli... capti sunt.

b) Quando o sujeito é um nome ou um pronome coletivo, como: multitudo, grex, copia, turba, numerus parvus (magnus), pars, civitas, exercitus, classis, legio, cohors, juventus, gens, plebs, populus, etc.; uterque e quisque, quando se referem a homens, o verbo pode ir para o plural (constructio ad sensum): cetera classis fugerunt, o resto da frota fugiu; pars Sabinis cunt subsidio, pars Romanos adoriuntur, parle vai em auxílio dos Sabinos, parte assalta os Romanos; uterque exercitum educunt, ambos põem o exército em campo.

c) Se um adjetivo ou particípio modifica um nome singular coletivo, o adjetivo ou particípio pode ir para o plural: clamor inde concursusque populi (=hominum) mirantium quid rei esset (Livio).

## CONCORDANCIA DO PREDICADO NOMINAL

#### A. - ADJETIVO

## Deus est sanctus.

168. — a) O predicado nominal adjetivo concorda com o sujcito em gênero, número e caso, p. ex.: Deus est sanctus, Deus é santo; acti labores sunt jucundi, as fadigas passadas são agradaveis.

b) de o predicado nominal adjetivo se refere a vários substantivos do mesmo gênero vai para o plural: o pai e o filho são bons, pater et filius sunt boni; Tulia e Terência são muito solicitas, Tullia et Terentia diligentissimae sunt; a pomba e a ovelha são medrosas, timidae sunt columba et evis; o cão e o lobo são inimigos entre si, inter se inimici sunt canis et lupus; a ira e a avareza são perigosas, ira et avaritia sunt periculosae.

Mas, se os substantivos são do mesmo gênero e designam cousas, o predicado adjetivo não só pode ir para o plural do mesmo gênero ira et avaritia sunt periculosae, mas tambem pode-se por

no neutro plural e dizer: ira et avaritia sunt periculosa.

c) Se os substantivos são de gênero diverso e designam pessoas ou animais, o predicado vai para o plural masculino: o pai e a mãe morreram, pater et mater mortui sunt; a águia e o javalí foram consumidos pela fome, aquila et aper inedia consumpti sunt; as pombas e os pavões são amigos, amici sunt pavones et columbae.

d) Se os substantivos são de gênero diferente e designam cousas, o predicado vai para o plural neutro: a porta e o muro foram

atingidos pelo raio, porta et murus de caelo tacta sunt.

e) Se os substantivos são de gênero diverso e indicam pessoas e cousas, o predicado vai para o plural e toma o gênero que se quer fazer sobressair: partiu o rei e a armada real, rex regiaque classis una profecti sunt; livraram-se os povos e as provincias, populi provinciaeque liberatae sunt.

f) Mas indicando animais e coisas, dir-se-á sempre: aedificium, equi, boves, vaccae una deleta sunt incendio, a casa, os cavalos, os bois e as vacas foram, ao mesmo tempo, devorados pelo incêndio.

Observação. — Com relação à concordância do predicado nominal adjetivo superlativo com o sujeito ou com o genitivo partitivo ou ablativo cf. n. 60, b, pág. 65; n. 315, a, b, pág. 248.

#### Hoc prudens feci.

169. — Muitas vezes têm significação predicativa:

a) Os adjetivos que indicam uma série, uma ordem, um número, uma sucessão no tempo e no espaço, p. ex.: primus, extremus, medius, prior, inferior, Cesar chegou primciro, Caesar primus advēnit; Cesar foi o último a partir, Caesar ultimus discessit.

b) Os que indicam um estado, uma disposição de ânimo ou de corpo, p. ex.: laetus, maestus, libens, invitus, absens, praesens, imprūdens, sciens, inscius, que, em geral, se traduzem em português com um advérbio ou com uma frase adverbial, p. ex.: prudens hoc feci, jiz isto de propósito; inscius peccavi, jiz mal sem o saber.

#### Turpe est mentiri.

170. — Quando o sujeito é um infinito, o predicado neminal adjetivo põe-se no gênero neutro: mentir é vergonhoso, turpe est mentiri.

Observação. — Às vezes, com um sujeito masculino ou iminiao encontra-se um predicado de gênero neutro, p. ex.: varium et mutabile semper femina, a multier é um ser sempre inconstante e variavel; turpitudo pejus est quam dolor, a deshanca é um mal piar que a dor; triste lupus stabulis, o lobo é o terror dos estábulos.

Hostium duo milia capti sunt.

171. — a) Algumas vezes o adjetivo predicado toma o gênero natural do sujeito de preferência ao gramatical (constructio aa sententiam ou ad sensum), especialmente com os colctivos (substantivos

ou pronomes) multitudo, vis, numerus, juventus, nobilitas, pars, plebs, etc., p. ex.: magna pars vulnerati aut occisi sunt,

a mor parte foram feridos ou mortos.

b) Esta construção é tambem frequente com o substantivo capita e com o numeral milia, por ex.: capita conjurationis caesi ac securi percussi sunt, os chejes da conjuração Joram açoitados a vara e feridos a machado (=decapitados): hostium duo milia capti sunt, dois mil inimigos foram aprisionados.

## CONCORDANCIA DO PREDICADO NOMINAL

#### B. - SUBSTANTIVO

Pietas est fundamentum omnium virtutum.

172. - a) O predicado nominal substantivo concorda com o sujeito em caso, conservando o gênero e o número que lhe são próprios, p. ex.: a vida rústica é mestra de economia, vita rustica est magistra parsimoniae; a piedade é o fundamento de todas as virtudes, pietas est fundamentum omnium virtutum; ov prisioneiros joram presa dos soldados, captivi militum praeda fuerunt; Aristides morreu pobre, Aristides mortuus est pauper; Cesar foi cleito ditador, Caesar factus est dictator.

Observação. - Quando o predicado for um substantivo movel, isto é. formar o masculino e feminino variando a desinência, concorda com o rujeito não só em caso, mas tambem em gênero e número, p. ex.: a riqueza é dominadora de lodas as ações, divitiae sunt dominae actionum omnium; a flor é núncia de primavera, flos est nuntius veris; a cegonha é mineia da primavera, ciconia est nuntia veris; Atenas foi inventara de lodas ar artes, Athenae fuerunt inventrices omnium artium.

Se o sujeito, porem, for de gênero neutro, o substantivo movel vai para o gênero masculino, p. ex.: o lempo é ótimo mestre, tempus est optimus magister.

- b) Se o predicado nominal substantivo se refere a um complemento objetivo vai para o acusativo: o povo criou consul a Mário, populus Marium consulem fecit; or Godos elegeram Alarico para chefe, Gothi Alaricum ducem elegerunt (cf. n. 236, c, obs. pág. 213; n. 259, pág. 222).
  - c) Têm muitíssimas vezes significação predicativa:

I) Os substantivos que indicam idade, p. ex.: senev, juvenia, adulescens, puer.

II) Os que indicam um cargo, uma posição social, p. ex.:

consul, praetor, aedilis, magister, testis, etc.

Em português se traduzem geralmente com uma frase adverbial: como, ou com expressões equivalentes: quando, no tempo em que, p. ex.: Cicero consul conjurationem Catilinae oppressit, Cicero, quando era consul, esmagou a conjuração de Catilina; Cato senex litteras graecas didicit, Catão aprendeu o grego quando já

### III 8

# CONCORDANCIA DO ATRIBUTA COM O SUBSTANTIVO

# Amicus certus in re incerta cernitur.

173. - a) O adjetivo atributo concorda com o substantivo a que se refere em gênero, número e caso: o bom pai e a boa mãe dirigem a casa, pater bonus et mater bona regunt domum; o amigo verdadeiro se conhece na ocasião incerta (=nc adversidade), amicus certus in re incerta cernitur.

b) O atributo que se refere a vários substantivos concorda em gênero, número e caso com o mais próximo, p. ex.: hominis utilitati omnes agri et maria patent ou agri et maria omnia ou tumbem agri omnes et maria, lodos os campos e os mares servem à utilidade do homem.

Observações. — I) Pode-se também repetir o adjetivo com cada um dos substantivos e com ele concordar, p. ex.: alienam victutem et bonum alienum invidi oderunt ou alienam virtutem et bonum ou virtutem et alienum

bonum, os invejosos adeiam a cirtude e o tem de outren.

2) Prelesse dizer: quinta et senta legio, a quinta e a sevia legias ou quinta et sexta legiones, as legias quinta e sexta... Mais frequentemente se dize Cains et Tiberius Gracchi e não Cains et Tiberius Gracchus interfecti sunt, porque o atributo se refere a pessoas, Caio e Tibério Graco Joram mortas.

## § IV

# CONCORDANCIA DO APOSTO

## Alexander Macedonum rex.

p. ex.: Alexandre, rei dos Macedônios, levou a guerra a Dario, rei dos Persas, Alexander, Macedônios bellum intulit Dario, regi Persarum; Alexandre, vencedor de tantos reis e povos, joi vencido pela ira, Alexander, victor tot regum atque populorum, irae succubuit.

O aposto, sendo substantivo, conserva sempre o gênero e número que lhe são próprios, p. ex.: Tuliazinha, norso encanto, pede-te um mimo, Tuliióla, deliciae nostrae, munusculum tuum flagitat; Cerar tomou Aléria, campo muito fortificado, Caesar Ale-

siam coepit, castra munitissima.

b) Os nomes de cidade, província, ilha e pessoa, na língua elássica, consideram-se simples apostos: a cidade de Roma, ubs Roma; a província da A'sia, Asia provincia; na ilha de Sicilia, in insula Sicilia; o nome de Pedro, nomen Petrus; o sobrenome de Africano, cognomen Africanus; a cadeia do Jura, mons Jura. Diz-se, porem, nomen voluptatis, a palavra prazer; vox carendi, a palavra

Jaltar; libertatis nomen, o nome da liberdade; nomen poëtae, o nome de poeta; arbor fici, a figueira; porque este genitivo (declarativo) pertence a uma proposição oculta: arbor fici=arbor quae dicitur ficus (cf. n. 265, pág. 226).

Observação. — Em Lívio e nos poetas não é raro o genitivo. p. ex.: fons Timavi, a fonte do Timavo (Ver. Acn. I. 244); urbem Patavi, a cidade de Pádua (Verg. Acn. I. 247); ad lacum Lucrini (Lívio 24, 12, 4).

- c) E' digno de observação o uso da língua latina de pospor o nome apelativo, que indica grau, título, profissão, ao nome próprio, p. ex.: o filósofo Aristóteles, o poeta A'rquias, o tirano Dionísio, o poeta Vergilio, etc., Aristoteles philosophus, Archias poëta, Dionysius tyrannus, Vergilius poëta. Encontra-se, contudo, nos autores: ubs Roma, mons Vosegus, flumen Rheaus (tambem Rheaus flumen), rex Philippus, imperator Trajanus, etc.
- d) Com a frase habere nomen ou cognomen, ler o name, o sobrenome de..., se a determinação for um nome própero, vai para o acusativo: Esquilias nomine tivo, vai para o genitivo: Cato cognomen habebat in seneciate sapientis, Calão em sua velhice linha o sobrenome de sábio.
- c) Quando e aposto é um substantivo movel (Ci. n. 172, c. observação, p.ex.: o leão, re. des animais. leo, rex animalium; a águia, renda das aves, aquila, regina avium; deixando de lado dienas, inventora de ladas a arlae, ut amittam optimus magister.
- f) O aposto apelativo, seguido de uma proposição relativa, inclue-se na mesma proposição depois do relativo, p. ex.: Roma, cidade que foi a sede do et gloriae; Catão, homem que na autoridade sobrepujava os demais, Cato, qui vir qui) auctoritate omnes superabat. No tempo em que... desde o tempo que... quo tempore..., ex quo tempore...
- a) O aposto conserva o caso do substantivo a que se refere também quando se una ao substantivo com id est, hor est = into t. Unindo-se ao substantivo nominativo; senão, também com dico, conserva o mesmo caso, p. ex.: lu favorecer adjutoribus faves; florescente des leus crimes, comitibus tuis, id est scelerum crateres, Antonium dico et Crassum, extiterum; dire triste ioi para nos substantivo dico, homens consuleres, quam hesternus dies nobie, consularibus dico, turpic illuxit!
- próper, mas serve se que e sempre de superletivo e de um nome que intique o seuro, p. ext home a vir, urbs, civitas, etc., p. ext e cábio Plato, homo sepientissimas; a douda Alcera, Atherae, doctissima civitas; eta que habeteio, fabriciae, vir integenrimas; o siamede Diógene. Diogenes, misilissimae, platosophus, Directa, porem, Cate Major para distinguido do Miner, também a timida pemba (para indicar a qualidade do todas as pombas); a expresa a timidissimum, mas columba (para indicar a qualidade de timidissima própria de uma pomba particular.

Observação. — E' digno de reparo o uso da língua latina de determinar uma pessoa unindo dois substantivos em aposição recíproca, ao paeso que em purtuguês sempre se usa um substantivo e um adjetivo, p. ex.: puer servos, um jovem gaulês.

Também diz-se regularmente: nemo (não nullus) romanus, nemo mortalis, nemo civis, nemo doctus, nenhum romanu, nenhum homem, nenhum cidadão, nenhum vibio; nemo poëta, nemo home, nenhum poeta, nenhum homem. Cf. n. 76, (pág. 80), i (pág. 84).

### SV

### CONCORDANCIA DO PRONOME

## Discipuli, quos doceo, sunt boni.

175. — a) O pronome concorda em gênero e número com a palavra a que se refere: o caso depende da função lógica que exerce na proposição, p. ex.: os alunos, que eu instruo, são bons, discipuli,

quos doceo, sunt boni.

A) Quando o pronome se refere a vários nomes, na concordância, segue a regra do predicado nominal adjetivo (cf. n. 168, pág. 178): pater et filius, qui sunt boni...; pater et mater, qui sunt boni...; virtus et vitium, quae (n.) sunt contraria...; fujamos a temeridade e a inconstância, que, por certo, não são de Deus, fugiamus inconstantiam et temeritatem, quae certe digna (ou dignae) nou sunt Deo, etc.

c) Se se refere a uma proposição inteira vai para o neutro singular, p. ex.: os Espartanos mataram o rei Age, o que nunca tinha acontecido. Lacedaemonii Agim regem necaverunt, id

quod nunquam acciderat.

d) Algumas vezes o pronome demonstrativo, que devia estar logicamente em gênero neutro, é atraido em gênero e número pelo predicado que lhe está próximo, p. ex.: isto é minha culpa, hace est mea culpa, em vez de hoc est; eis o que considero uma brilhante vitória, hane dico praeclaram victoriam; querer e não querer a mesma cousa, eis o que considero como verdadeira amizade, idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est.

e) Se numa proposição relativa houver um predicado nominal comum, o pronome relativo pode concordar com este predicado; mas, se o predicado for um nome próprio, o relativo concorda com o seu antecedente, p. en: Tebas, que é a capital da Beócia, joi pátria de Pindaro, Tirebas, qued Bosotiase capita este patria facentit (on fuit) Tindaro: este enimal chris or ratio e de prudência, que nós chameros homes: animal chois or ratio e de prudência, que nós chameros homes: animal hoc plenum cationis et consilli, quem vocantus hominem; todos as Belgas, que ferniavam a terra parte da Gália, conjuraram contra a pora roman, cumas Belgas, que tertir erest Galliae pare, contra populum romanum conjuraverant; o rio, que se chama Támisa, é grande, flumen, qued appoitatur Tamisois, magnum est.

J) O pronome pode concordar tanto com o substantivo, como com o aposto, o. ex.: flumen Rhenus, qui ou quod agrum Helvetiorum a Germanis dividit, oritur ex Alpibus Lepontinis, o rio Reno, que divide o território dos Helvécios do dos Germanos,

nasce nos Alpes Leponlinos.

g) Quando um pronome se retere a um nome coletivo ou a um conceito coletivo pode concordar tanto com o gênero e o número gramatical como com o gênero e o número natural: wneen no senulo o partido maior o qual (ou: e este) preferia o dinheiro e a popularidade, vicit in senutu pars major qui (ou hi) pretium aut gratiam anteserebant; a amizade é daquele genero (de virtudes), que são uteis, amicitia est ex co genere, quae prosunt; Com manda na scente a cavalaria ( > 08 cavaleiros) para explorar, Caesar equitatum praemittit qui videant.

Observação. - A frase: o homem que... traduz-se em latim is (ille) qui; qui (só) ou qui vir (cf. n. 174, /, pág. 181) e não vir qui.

### CAPITULO II

# SINTAXE DOS COMPLEMENTOS.

176. -- Os complementos dividem-se em diretos e indiretos. O único complemento direto é o objetivo; todos os outros são indiretos e dividem-se em complemento de lugar, de tempo, de qualidade, de meio ou instrumento, de causa, de companhia, de modo ou maneira, de relação, de preço, de origem, de agente, de extensão e de medida, etc.

# COMPLEMENTO DIRETO

# Pater amat filium.

177. -- a) O complemento objetivo ou objeto direto vai para o caso acusativo, p. ex.: o pai ama o filho, pater amat filium; os mestres louvam os alunos diligentes, magistri laudant discipulos diligentes; Deus criou o mundo, Deus mundum aedificavit; cu imito o exemplo do pai, imitor exemplum patris (cf. n. 246, a).

b) Infinito objetivo ou objeto. - Em latim, como em português, o infinito pede desempenhar e função lógica de complemento objetivo ou objeto direto, p. ex.: sabes vencer, scis vincere (cf. n. 375, b. pág. 276).

# COMPLEMENTOS INDIRETOS

# Complementos de lugar

Observação. - Os diverses complementos ou adjuntos adverbiais de luçar exprimem-se por meio de advérbios e de substantivos. Com relação aos advérbior de lugar ef. n. 142, pág. 151.

As regen: seguintes disem respeito nos substantivos que indicam lugar.

## LUGAR ONDE.

# Ego ambulo in horto.

178. - - () nome do lugar onde a pessoa está ou onde se faz alguma cousa vai para o ablativo com in, p. ex.: cslou na cidade, ego sum in urbe; passeio no jardim, ego ambulo in horto; Lúcio Cipião combateu na Asia, Lucius Scipio bellum gessit

### Natus est Carthagine. - Natus est Romae.

179. — a) Omite-se a preposição in antes dos nomes próprios

de cidade, p. ex.: nasceu em Cartago, natus est Carthagine.

b) Mas, se o nome da cidade for da primeira ou da segunda declinação e do singular, vai para o caso locativo, que, em razão da sua forma, se confunde com o genitivo, p. ex.: Cesar nasceu em Roma, Caesar natus est Romae.

Se o nome da cidade for do plural, vai regularmente para o ablativo, p. ex.: ele mora em Atenas, Mégara, Veneza, ille habitat

Athenis, Megăris, Venetiis.

c) Os nomes de ilhas pequenas, que designam muitas vezes a ilha e a única cidade da ilha, seguem a regra dos nomes de cidade, p. ex.: Conão viveu em Cipre, Salamina e Creta, Conon vixit Cypri, Salaminae, Cretae. — Diz-se, porem: sum in Eubea, in Sicilia, in Britannia, porque nomes de ilhas grandes, de acordo com os conhecimentos geográficos de então.

### Delectus tota Italia habebantur.

## 180. — Omite-se tambem a preposição in:

a) Com as expressões: terra, por terra; mari, por mar; terra marique, por terra e por mar. In terra significa na terra; in mari, no mar, p. ex.: mari vehi, ir por mar; Pompeius mari

Siciliam adiit, Pompeu foi por mar à Sicilia.

b) Com o nome loco (locus, i, m.) acompanhado de um adjetivo quando indica situação: bono loco, salubri loco, idoneo loco, opportuno loco, multis locis, idoneis locis, hoc ou codem loco, etc., p. ex.: em todos os lugares se pode praticar a virtude, omnibus locis virtus coli potest.

c) Com os nomes de países unidos aos adjetivos totus, omnis, universus, medius: tota urbe, tota Asia, tota Italia, media Italia, media urbe, universa Graecia, p. ex.: alistavam-re

tropas em toda a Itália, delectus tota Italia habebantur.

Nos escritores encontra-se às vezes o contrário, in hoc loco, la locis idoneis (Cesar), tota in Italia, toto in orbe terraram (Ciarro). São formas que não se devem imitar porque raras.

- d) Com o nome parte (pars, partis, f.) acompanhado de um adjetivo: alia parte, dextra parte, sinistra parte, reliquis partibus, p. ex.: pugnatum est reliquis oppidi partibus, combateu-se nas outras partes da cidade.
- c) Com liber (liber, libri, m., livro) ou caput (capitis, u., capitulo) e com os nomes que indicam o título de uma obra, omite-se a preposição in, quando se indica o conteudo de lodo o livro ou de todo um capítulo: de amieitia alio libro dictum est, da amizade já se tratou em outro livro, isto é, no opúsculo De danicitia inteiramente dedicado e este assunto. Indicando-se, porem, uma parte de um livro ou de um capítulo usa-se a preposição in: de agricultura in Catone Majore satis multa diximus, porque Cicero só trata da agricultura em alguns capítulos do Catão Major, isto é, no tratado De Senectute.

### Estne domi?

181. — Os nomes domus, humus, rus conservam seu antigo caso locativo domi, em casa; humi, em terra; ruzi, no campo. Estne domi? Está em casa? Ruri habitat, vive no campo; humi jacere, jazer por terra; domi militiaeque ou domi bellique, na paz e na guerra; mas se não forem correlativos dir-se-á: in bello, na guerra; in militia, na milicia, p. ex.: Dião estava retirado em casa, Dion domi se tenebat; a codorniz canta deitada no chão, coturnix cantat humi sedens.

### PROXIMIDADE DE UM LUGAR

### Romani ad Cannas vieti sunt.

182. — O nome do lugar junto do qual acontece ou aconteceu um fato vai para o acusativo com ad ou apud, p. ex.: as Romanos foram vencidos em Canas, Romani ad Cannas victi sunt; batalha de Zama, pugna ad Zamam; batalha do Trasimeno, pugna ad Trasimennum; betalha de Maratona, pugna ad Marathonem (ou Marathona) ou marathonia pugna.

### LUGAR PARA ONDE

### Eo in urbem.

183. — O nome do lugar para onde alguem se dirige vai para o acusativo com in (entrada num lugar) e ad (aproximação de um lugar), p. ex.: vou para a cidade, eo in urbem; Mário dirigiu-se à provincia, Marius in provinciam profectus est; Cesar dirigiu-se à Espanha, Caesar in Hispaniam contendit; o lobo e o cordeiro joram co mesmo riv, ad rivum cundem lupus et agnus venerant.

## Ibo Romam, Athenas.

184. - a) Omite-se a preposição in antes dos nomes próprios de cidade, dos de ilhas pequenas e de donnes e rus, p. ex.: irei a Roma, a dienas, ibo Komam, Athenas; con para casa, co domnem; seu a Lesbos, Lesbum proficiscon.

Chace; do. mister i relate present datedire que de iman de miser presentate di la que de iman de miser presentate de la permise de turbant infraire. El general quasi la hostina infraire dallos in Graceloni; profesius in tellife. See Longary adventas in arben; luga

b) A vizinhanca de um lugar para onde alguem se dirige se caprime cor meio do acusativo precedido de ad ou apud, p. en: dagar à sercanias, arcedores, proximidades de Siracusa, pervenire apad ou ad Syracusas — pervenire Syracusas = chegar a Siracusa (dentro da cidade): Agamenmon maximas copias durit ad Troiam, Agamemnão reuniu muitas jorças nos arredores de Tróia (para sitiá-la).

c) Assim também se exprime a preposição quendo se indica simplesmente a direção sem haver contudo um verdadeiro movimento, p. ex.: a Roma ad Tarentum multae gentes non unius stirpis incolebant, de Roma a Terento = entre Roma e Tarento...

d) Com o verbo petere, dirigir-se para, ir ou vir a, e repetère, voltar, não se usa a preposição, quer com os nomes próprios de cidade, quer com os comuns, p. ex.: Caesar Galliam petiit; Cicero Capuam petiit; Marius provinciam petiit.

c) O nome Aegyptus, ainda que de região, encontra-se às vezes no acusativo sem preposição: Aegyptum proficisci parabat, preparava se a partir para o Egito. (Cornélio Nepos, Dat. 4, I). Assim diga-se de Chersonessus, Quarsonesso e Peloponnessus, Peloponesso, que, embora nomes de penínsulas, se encontram às vezes com o acusativo sem preposição.

#### 4 LUGAR DONDE

#### Redeo ex urbe.

185. — O nome de lugar donde alguem sai ou vem, põe-se no ablativo com a prepesição a, ab; ex (e); de, p. ex.: volto da cidade, redeo ex urbe; levantou-se do leito, surrexit a lectulo; os nossos soldados vinham da cidade, do acamapamento, do monte, milites nostri veniebant ab urbe, ex castris, de monte; venho do juiz, venio a judice; a juga ou o afastamento da cidade, fuga ou discessus ab urbe.

### Redeo Roma.

- 186. a) Omite-se a preposição a, ab; ex (e); de, antes dos nomes próprios de cidade, dos de ilhas pequenas e de domo, humo, rure, p. ex.: volto de Roma, redeo Roma; fugiu de Rodes para Atenas, na Grécia, Rhodo fugit Athenas in Graeciam; Diónisio mandou vir Platão de Atenas, Dionysius Platonem Athenis arcessivit; partiu de casa, do campo, profectus est domo, rure; o vento levanta do solo a areia, ventus arenam humo excitat.
- b) Sempre se usa a preposição quando se indica simplesmente a vizinhança, p. ex.: Caesar a Gergovia discessit, Cesar parliu dos arredores de Gergóvia. Gergovia discessit da cidade de Gergóvia.
- Observação. Às vezes encontriese a preposição tambiam com os substantivos exectuados, p. ca.: para cu ir de Altenas a Beócia, ut ab Athenia. In Bocotiam ivera (Cicero): os embaixadores comanos bransportaram-se de Carlego para a Espanha, legati romani ab Carlinagine in Hispaniam trajacorant; do Epidauro foi ao Pircu ab Epidauro Piracusa advectus est; de cida collou para o cidade, en rure in urbem revocases est; parecis não que Altico merrene, mar que passasse de uma casa para outra, Atricus non ex vita, sed ex dorno in domum videbatur migrare.
- c) A preposição a, ab é necessária com os verbos abesse, distare, considere, etc., e com os advérbios prope, longe, procul, p. ex.: castrum distabat a Perusia milia passuum sex; non procul a Roma; non procul a Faesulis, etc. (cf. n. 223, d, pág. 205).

### MOVIMENTO POR ONDE

## Hannibal per Alpes transiit.

187. — O nome do lugar pelo qual se passa vai para o acusativo com per, p. ex.: Anibal passou pelos Alpes, Hannibal per Alpes transiit; o jilósojo Pitágoras passou pela Itália, per Italiam iter habuit Pythagoras philosophus; os nossos soldados passaram por matas cerradas e sombrias, milites nostri iter fecerunt per densas et obscuras silvas; a virtude passa através das dificuldades, virtus per ardua transit.

## Via Appia profectus est.

188. — a) Com os nomes próprios de cidade, dos de ilhas pequenas e de domus e rus usa-se o ablativo sem preposição. p. ex.: Diógenes passou por Mégara, Diogenes translit Megara; Cicero passou por Laodiceia, Cicero Laodice iter fecit.

b) As vezes tambem com estes nomes usa-se o acusativo com per, p. ex.: Pelópidas passou por Tebas, Pelopidas per Thebas iter fecit; Anibal foi a Túsculo passando por Algido, Hannibal

per Algidum Tusculum petiit.

c) Os substantivos que indicam parta, via, mar, terra, (terra, mare, via, iter, pars, regio), usam-se no ablativo sen preposição, p. ex.: saiu pela via A'pia, via Appia profectus est; viajar por um caminho poeirento, iter conficere pulverulenta via; pelo caminho mais breve joram enviados cavaleiros na frente, equites via breviore praemissi sunt. — Um lobo, que entrara pela porta Esquilina, fugiu pela porta Colina, lupus Esquilina porta ingressus per portam Collinam evaserat, neste exemplo temos o acusativo com per para se indicar expressamente o sentido de através — Veio pela via direita, esquerda, venit dextra, sinistra (subentendido via).

## OBSERVAÇÕES SOBRE OS COMPLEMENTOS DE LUGAR

## (In) ipsa Roma.

Constiterunt Corinthi, (in) urbe celebri.

189. — a) O nome próprio de cidade acompanhado de um adjetivo ou pronome se constrói com ou sem a preposição, p. ex.: (in) ipsa Roma, ipsa Alexandria, magna Roma, Athenis tuis esse: ad doctas proficisci cogor Athenas, devo partir para a sábia Atenas.

b) Se os nomes próprios de cidade ou de ilhas pequenas forem acompanhados dos apelativos ubs, oppidum, civitas, insula em aposição, o nome próprio pospõe-se ao apelativo, e todos os

quatro adjuntos de lugar seguem a regra geral recebendo a preposição, p. ex.: Cimão morreu na cidade de Cício, Cimon in oppido Citio est mortuus; viveu na ilha de Delos, vixit in insula Delo; partí da cidade de Roma, profectus sum ex urbe Roma; joi à cidade de Cirla, in oppidum Cirtum venit (Cf. n. 174, b, pág. 181).

c) Mas se os nomes apelativos supramencionados forem por sua vez acompanhados de um adjetivo ou de um genitivo de especifi-

cação formando aposto do nome próprio:

I) O nome próprio segue a sua regra, e o apelativo a regra geral com ou sem preposição, p. ex.: pararam em Corinto, célebre cidade, constiterunt Corinthi, urbe celebri ou in celebri urbe; viveu em Atenas, cidade florescentíssima da Grécia, vixit Athenis, urbe florentissima ou in urbe florentissima Graeciae. — Iremos à antiga cidade de Pádua, ibimus Patavium, urbem ou in urbem antiquam; foi a Tarquínias, cidade florescentíssima da Etrúria, se contulit Tarquínios, urbem ou in urbem Etruriae florentissimam. — Partimos de Átenas, célebre cidade, profecti sumus Athenis, ex urbe clarissima; viera de Túsculo, nobilíssimo município, Tusculo, ex clarissimo município, profectus erat.

Observação. — Raramente se omite a preposição com o adjunto adverbial de lugar donde.

### Outros modos de resolver o mesmo caso.

II) O nome próprio com a preposição segue a regra geral e o apelativo serve-lhe de aposto p. ex.: nasceu em Antioquia, cidade rica e populosa, natus est in Antiochia, celebri urbe et copiosa;

III) ou tambem o nome próprio segue a exceção, e o apelativo e as suas partes integrantes resolvem-se auma proposição apositiva com o relativo qui, quae, quod, p. ex.: vixit Athenis, quae fuit urbs florentissima; se contulit Tarquinios, quae fuit urbs...; Tusculo, quod erat clarissimum municipium, profectus est.

d) Os nomes rus, humus, domus, quando acompanhados de um adjetivo qualificativo ou determinativo recebem regularmente a preposição, p. ex.: mora em um campo ameno, habitat in rure amoeno; mora em uma casa grande, em uma casa velha, habitat in domo ampla, in domo vetere; nesta casa, na mesma casa, naquela casa, in hac, in eaderu, in illa domo. — In domum celebrem. — Ex amplissima dorae. — Ad rura paterna, ex rure pulcherrimo, etc.

Observação. — A mesma regra serve para rus acompanhado de um adjetivo postesairo em de um genitiro, p. ex.: în rure meo, în rure suo est, está no meu, no seu campo; ad rus Antoni, etc.

e) Se o substantivo domus é acompanhado de um adjetivo possessivo, de alienus ou de um genitivo, pode-se dizer:

Lugar onde: domi meae, tuae, suae, vestrae, domi alienae, domi hujus, domi Caesaris ou tambem in domo mea, tua, sua, in domo aliena, in domo hujus, in domo Caesaris ou tambem domi apud me, te, illum, etc.; domi apud Caesarem.

Lugar para onde: domum meam, tuam, suam, vestram, Caesaris ou tambem in domum meam, tuam, suam, vestram, Caesaris.

Observação. — Usado no plural, o substantivo domus recusa a preposição, p. ex.: domos nostras redeamas, voltemos pare as noseas casas.

Lugar donde: domo mea, tua, sua, vestra, Caesaris.

Observação. — Encontram-se também as formas: e donto Caesaris, a domo tua, ab illa domo.

# Usque ad urbem — usque a mari — in Italiam versus.

190. — a) O nome de lugar até onde se chega quer o acusativo com ou sem preposição conforme os diferentes nomes, precedido ou seguido de usque, p. ex.: ir até Roma, ire usque Romam; até a casa, usque domum; até à cidade, usque ad urbem; até ao Egito, usque ad ou in Aegyptum ou ad (in) Aegyptum usque.

Menos usada que usque é a preposição tenus, sempre posposta ao substantivo, que vai sempre para o ablativo e também para o genitivo, se o substantivo for de número plural, p. ex.: Tauro

tenus, até ao monte Tauro; Cumarum tenus, até Cumas.

b) O nome do lugar desde onde alguem vem põe-se no ablativo precedido de usque com a preposição a, ab ou ex, p. ex.: desde o mar, usque a mari ou ab usque mari; desde a Armênia, usque ab Azmenia. — Com os nomes de cidade omite-se a preposição, a, ab ou ex e pospõe-se usque ao substantivo, p. ex.: Carthagine usque venit, veio desde Cartago.

c) A direção para um lugar exprime-se por meio do acusativo com a preposição in ou ad seguida de versus, p. ex.: partir em direção à Itália, ao oceano, proficisei in ou ad Italiam versus, ad oceanum versus. — Com os nomes de cidade omite-se regularmente a pre-

posição in ou ad: Brundusium (Brindes), Romam versus.

Observação. — Encontra-se também ad Cordübam versus, em direção de Córdova.

## Praesidium in oppido collocavi,

191. — Os verbo: ponere (não imponere), collecare, statuere, constituere, figure, insculpere, incidere, inscribere e conclusate, apesar de incluirem idéa de movimento, indicam lugar ande, e assim também ambulare, argari, emprete, natare quando não se sai dos limites do lugar onde se passeie, se corre, se vagueia, p. ex.: oracsidium in oppido collocavi, posta quantica as praça. Petrus deambulat in foro, julius in cavacedio curvit, Pedro passeia per praça. Julio cerre pelo pátic; ambulare in horte, passear no jardim; in occano natare, nadar no assano. — Encontram-se, contudo, nos autores clássicos, exemplos em que domina a idéia de lugar para onde, p. ex.: filiam in matrimonium collocare, casar uma filha (Cic.); exercitum in provinciam collecare, distribur um exército pela provincia (Sal.).

### Romam nuntiatum est.

192. — Os verbos advenire, pervenire, convenire, cogese, contrahere, occurrere, nuntiare, convocare, appellere ou appellere navem, aporiar, colligere, congregare, mittere, c também os que indicam divisão em partes

ou mudança de estado ou condição, construem-se como os verbos de lugar para onde, p. ex.: anuncion-ac em Ruma, Romam nuntiatum est; o navio aporte em Sierema, navis appelliter Syracusas; aporter com a anuada a Delas, à Hálie, appellere classem ad Delam, in Italiam; a Gália divide-re em Irla parier, in tres partes dividitur Gallia; as course boas facilmente se deterioram, bona facile mutantur in pojus.

Observações. —1) Na lease convenire aliquem, ir ler com alguem, encontrar-se com, visitar alguem, o verba convenire considera-se de lugar onde, p. ex.: Bruti pueri Laodiceae (não Laodiceam) me convenerunt) (Cic.); l'aullus Asmilius On. Octavium Bemetriade convenit (Licia), Paula l'antlio encontrou-se com Otávio em Demetriade.

2) O verbo abdo, ecullo, ecuando, na vos ativa constrói-se camo os verbos de lugar para onde, p. ex.: in silvas se abdiderunt, esconderan-se nas matas; abdere se in bibliothecam, econderan na bibliotheca; senen rus se abdidit, o relho acultou-se no campo. — O particípio abditus constrói-se como os verbos que indicam lugar onde, p. ex.: hostes in silvis abditi latebant, or inimigos estavam escondador nas matas. Em sentido figurado dir-se á abdere se litteris on in lituras = condiar-se nos lieros = dedicar-se interamente am estudos.

 Notem-se as frases: tenere se dorai, castris, mocnibus, viver relicado em casa, conservar-se relicado no acampamento, entre os muros.

### COMPLEMENTO DE TEMPO

## Media nocte pervenerunt.

195. — a) Se responde a pergunta quando? vai para o ablativo. Se houver um numeral, é substituido pelo ordinal correspondente: chegaram à meia noite, media nocte pervenerunt; às três horas, hora tertia; no inverno, hieme; no verão, aestate; seis anos depois do teu censulado, sexto anno post te consulem; em pleno dia, luce; de larde, vespere; de dia e de noite, die ac nocte; no primeiro mês primo mense; ao levantar do sol, ortu solis; ao por do sol, occasu solis, já alto dia, multo die; Platão morreu com 81 anos, enquanto escrevia, Plato uno et octogesimo anno seribens mortuus est.

b) Outros nomes de significação mais genérico e que servem para indicar a data de um acentecimento, como nas seguintes frases: na puerícia, na mocidade, na velhice, durante o consulado, na pretura, na balalha, na guerra, etc., vão para o ablativo precedição da preposição in i în peacitia, in edulacace de, la samestate, la comentatu, in practura, in procife, in bello, etc. — Vão, porem, para o ablativo sem preposição se forem acompanhados de um adjetivo ou de um genitivo: om exirema velhice, surmane semectute; à chegada de Cesar, Caesaris adventu; no tempo de Augusto, Augusti temporibus (não tempore) ou actate; em nossos dias, temporibus nostris; na segunda guerra púnica, bello punico secundo; na batalha de Canas, procito ou pugna cannensi; mea adulescentia.

Observação. — Se nestas frances se encontrar também o in, é sinal que nas mesmas não se quer salientar exclusivamente o tempo, mas as circunstâncias especiais do mesmo, p. em: hoc tempore, neste tempo; in hoc tempore, em tais condições de cousas, nestas críticas circunstancias.

### c) Notem-se as frases seguintes:

tempore, com o lempo;
(in) tempore, em tempo oportuno;
in eo (illo) tempore, naquela ocasião;
ludis (em lugar de tempore ludorum), durante os jogos;
comitiis, durante os comicios;
principio, a principio; { desde o princípio ou origem, na
initio, ab initio, { começo, a princípio.
{ in pace, in bello indicam o cestado de paz ou de guerra;
{ pace, bello indicam o tempo.

## Galliam septem annis subegit.

194. — Se responde a pergunta em quanto tempo? vai para o ablativo sem preposição (raramente com in), p. ex.: Cesar subjugou a Gália em sete anos, Caesar septem annis Galliam subegit; isio se poderá fazer em três dias, hoc tribus diebus perfici poterit.

Observação. — Às vezes encontra-se o acusativo com intra: collarei entre poucos dias, intra panços dies revertar. — Intra septem annos significa em menos de sele anos, dentro de sele anos no máximo.

# Regnavit (per) triginta annos.

- 195.—a) Se responde à pergunta por quanto tempo? indicando o espaço de tempo que durou ou dura uma ação (tempo contínuo), vai para o acusativo com ou sem a preposição per, p. ex.: Rômulo reinou trinta anos, Romulus regnavit (per) triginta annos. Algumas vezes encontra-se tambem o simples ablativo: tota nocte pluit, choveu toda a noite; tribus annis rem publicam gessit, governou a república por trêv anos. Note-se a frase annos natus = na idade de, etc., p. ex.: Cato annos quinque et octoginta natus e vita excessit, Catão morreu na idade de 85 anos (cf. n. 202, a, pág. 195).
- b) Se indica a duração de uma ação no tempo futuro vai para o acusativo com in ou ad, p. ex.: Faetonte pediu ao pai o coche por um dia, Phäeton currum paternum in diem rogavit; meu irmão pediu o consulado para [durante] o próximo ano, frater meus in proximum annum consulatum petit; o ditador elegia-se por seis meces, dictador eligebatur in (ou ad) sex menses; a par joi feita por trinta anos, pax in (ou ad) triginta annos facta est.

## Quinto quoque anno.

196. -- Se responde à pergunta de quanto em quanto tempo? de quantos em quantos dias, meses, anos? vai para o ablativo singular, mudando o adjetivo numeral no ordinal imediatamente superior sempre acompanhado do pronome quisque tambem em ablativo, p. ex.: os jogos se celebravam de quatro em quatro anos, ludi quinto quoque anno celebrabantur.— De dois em dois anos, tertio quoque

anno; de dois em dois dias, anos, meses, altero quoque die, anno, mense ou melhor alternis diebus, mensibus, annis; cada ano (todos os anos) singulis annis ou quotannis; cada dia e cada noile, singulis diebus et noctibus; cada duas palavras, tertio quoque verbo; cada três horas, quarta quaque hora.

Observação. — Quando os latinos usam o ordinal incluem no cálculo o ano ou o dia corrente, o que aumente de uma unidade o tempo realmente passado. — O mesmo fazemos nós quando dizemos: morren com veve anos, isto é, morren no décimo ano da sua idade.

### Bis (in) die - In (singulas) horas.

- 197. a) Se responde à pergunta quantas vezes por dia, quantas vezes por mês, por ano? usa-se o advérbio bis, ter, etc. e o ablativo com ou sem in: bis (in) die, bis (in) mense, bis (in) anno, duas vezes por dia, por mês, por ano. Mais raramente se encontra o acusativo com in: bis in diem, ter in horam, duas veses por dia, três veses por hora.
- b) As frases: de uma hora para outra, de um dia para outro, etc., traduzem-se com as correspondentes: in (singulas) horas, in (singulos) dies, etc., p. ex.: pueri mutantur in horas, or meninos mudam de uma hora para outra; crescit in (singulos) dies hostium numerus, o número dos inimigos aumenta de dia para dia.

### Eum in posterum diem invitavit.

- 198. a) Se responde a pergunta para quando? vai para o acusativo com in: convidou-o para o dia seguinte, cum in posterum diem invitavit; farci isto para o futuro, id faciam in posterum ou in tempus veniens; os Helvécios fixam a sua partida para o terceiro ano, in tertium annum Helvetii profectionem confirmant.
- b) Tambem se constrói com o acusativo com ad ou usque ad ou com in a resposta à pergunta alé quando?, p. ex.: Sófoeles escreveu tragédias alé a mais tarde velhice; Sophocles ad summam senectutem tragocdias fecit; a filosofia ficou descuidada alé essa época, philosophia jacuit usque ad hanc neteim; a conversa foi-we alé a noite adentro, sermonem in rauitam nectem produst-

Observação. — Cem ad e o acusativo se indica aproximação ou termo, p. ex.: ad lucem dormitare coepi, comecci adornecer antes de charear o dia; ad hanc horam vigilavi, relei até agora; ad certam diem, para um dia determinado.

### Annis quinque post Hortensium consul fuit.

199. — Se responde à pergunta quanto tempo antes, quanto tempo depois? vai para o ablativo interpondo ou pospondo à frase a preposição ante ou post. — O número pode ser cardinal ou ordinal, p. ex.: três anos antes ou depois, assim se traduz em latim:

## tribus ante (post) annis tertio ante (post) anno

e tambem:

tres ante (post) annos tertium ante (posi) annum

## tribus annis ante (post) tertio anno ante (post)

menos frequentemente:

ante (post) tres annos ante (post) tertium annum

Cicero foi consul cinco anos depois de Hortensio, Cicero annis quinque post Hortensium consul fuit; depois de tres dias chequei a Rodes, post diem tertium Rhodum perveni.

Observações. - I) As preposições ante e post, pospostas ao ablativo,

podem reger um acusativo: paucis diebus post mortem Africani.

2) Quando a estas frases se segue uma proposição co:n que, o que se traduz por quam, que tanto pode formar uma só palavra com ante ou post, como ficar separado, p. ex.: quatro anos depois que Temistorles foro expulso, quettuor annis (ou quarto anno) postquam (ou post quare) Themistocles erat expulsus - Se a frase estiver em ablativo com o mimero ordinal, em lugar de postquam, pode-se dizer simplesmente quam: anno quarto quam...

3) Muito (tempo) autes ou depais multo ante ou post; aão muito ou

pouco antes (depois) - non multo, non ita multo ou paulo ante (post).

# Quartum annum regnat. - Ante sex annos.

200. - Se responde à pergunta há quanto tempo? é mister distinguir dois casos:

a) Se a ação dura ainda no presente, vai para o acusativo sem preposição, p. ex.: reina há muitos anos, jam multos annos regnat. Se houver um numeral é substituido pelo ordinal imediatamente superior (cf. observação ao n. 196, pág. 192), p. ex.: reina há três anos, quartum annum regnat.

b) Se a ação é de todo decorrida, usa-se:

I) Ante com o acusativo: ante ser annos, há seis anos; ante duas horas, há duas horas.

II) Abhine ( = derde este tempo) com o acusativo, raramente o ablativo: abhine sex annos, há seis anos; meus pater abhine tres annos (abhine tribus annis) mortuus est, há lres anos que meu pai morreu.

III) O ablativo com hie, hace, hoe: há dois anos, his duonus annis: há duzentos anos, his acmis dinomitis.

IV) Algumes va ses recorresse a circunióquio, que undecem los annisunt, cum (ou ex quo, sun tempore; - não es quious) pater mous nortuus ant, be precisamente des anos que morreu meu pai. Pode-se asar o ordinal imediatamente superior: quertus annus est, en quo, hi iri/ anom...

c) O ponto que marca o inicio de uma coisa se constrói com o ablativo precedido de a, ab ou e, ex, p. ex.: ex eo die, desde aquele dia; a puero, usque a puero, a pueritia, desde a meninice, desde a infância; a puero litterarum studio deditus fui, desde a infância me dediquei ao estudo das letras; ego ab initio veris quartum jam mensem in praedio fratris commoror, desde o início da primavera Jaz três meses que vivo na propriedade de meu irmão.

### Videbo te ad annum.

201. — Se responde à pergunta daquí a quanto tempo? vai para o acusativo com post ou tambem com ad, p. ex.: videbo te ad annum, ver-le-ei daquí a um ano.

# INDICAÇÃO DA IDADE

#### Puer novem annorum.

202. -- A idade de uma pessoa pode ser expressa de vários

modos:

a) Pode-se unir ao nome da pessoa o particípio natus, indo a idade (anos, meses, etc.) para o acusativo com o cardinal: Cicero morreu na idade de 64 anos. Cicero mortuus est sexaginta quattuer annes natus; Cicero foi à Grécia na idade de 28 anos. Cicero viginti octo annos natus in Graeciam profectus est (cf. n. 195, a, pág. 192).

b) com o genitivo de qualidade regido de puer, vir, adulescens, senex, p. ex.: Hannibal, puer novem annorum, in Hispaniam ductus est, dnibal com nove anos joi levado à Espanha (cf.

n. 228, c, pág. 208).

c) com o verbo agere = (levar, viver) e o acusativo da idade com o ordinal: Marcelo morreu com a idade de 19 anos, Marcellus mortuus est vicesimum annum agens (ci. observação ao n. 196, pág. 192).

Observação. — Com mais, com menos de nove unos e feases iguais assim se traduzem em latim:

plus ou amplius (minus) quam novem annos natus; plus (minus) novem annorum; plus (minus) novem annos natus; major (minor) quam novem annos natus; major (minor) novem annos natus; major (minor) novem annos;

#### e tambom

major novem annis natus; major novem annorum.

## COMPLEMENTO DE CAUSA

### Jussu Caesaris.

203. — Exprime-se o complemento de causa:

a) Com o ablativo sem preposição: a Grécia caiu por causa da desenfreadu liberdade, Graecia immoderata liberdade concidit. Se o nome exprime os afetos da alma más das vezes, é acompanhado de um particípio, p. ex.: por amor, amore ductus, amore captus; por compaixão, misericordia motus, misericordia pulsus; por ira, ira inflammatus, ira incensus.

São ablativos causais e só usados nesse sentido: hortatu, por exortação de, por conselho de; impulsu, por impulso de; jussu, por ordem de; injussu, sem ordem de; rogatu, a pedido de, etc., p. ex.: jussu Caesaris, por ordem de Cesar.

b) Com ob ou propter e o acusativo.

Estas preposições indicam um motivo real: amo-le por causa da lua bondade, ego te propter (ob) humanitatem tuam (=quod

humanus es) te diligo.

c) Com o genitivo regido de causa ou gratia e indica-se um sim que se procura alcançar, p. ex.: Catilina para dissimular soi ao senado, Catilina dissimulandi causa (=ut dissimularet) in Senatura venit; tomei a men cargo aquele trabalho por causa de minha honra (= a lítulo de honra pessoal), illud apas honoris mei causa (gratia) suscepi; os animais joram criados para a utilidade das homens, bestiae hominum gratia generatae sunt.

Observação. — Com o ablativo causa precedido de algum adjetivo (não possessivo) pode-se usar também a preposição de, quase sempre interposta: per este motivo, hac de causa, por motivos justas, justis de causis.

d) Com prae e o ablativo exprime-se a causa que impede fazer uma cousa: prae lacrimis loqui non possum, ar lúgrimas impedem-me de falar.

# Correctione gaudere oportet.

204. -- Os verbos e adjetivos que indicam um sentimento da alma regem um ablativo de causa: gaudere, gozar; laetari, alegrar-se; dolere, moerere, ajligir-se; superbire, orgulhar-se; delectari, deleilar-se; exultare (gaudio ou lactitia), pular de contente, exultar de prazer; laetus, contentus, tristis, fessus, cansado. fatigado; fretus, aeger, solficitus, moestus, etc., p. ex.: nemo sua sorte contentus, ninguem está contente com seu estado; delicto dolere, correctione gaudere oportet, convem laslimar a falla e folgar com a correção.

Observação. - 1) Com o verbo laborare, refrer de, estar doente, aflito, ler dor, o nome, que exprime a causa ou o mal que laz solrer, poe-se no abiativo sem preposição, e a parte do corpo em que se soire no ablativo precedido de ex, p. ex.: a cidade de Roma era minada por dais vícios opostos, pelo lutas e pela avacesa, duobus vitiis, avaritia et luxuria, civitas romana laborabat; estar alumnos lado pela febre, por alguma dosum, laborare febri, aliquo mortso; ser alsementado pela fome, laborare fame; estrer um: (- por) decuea, laborare morto. — Diz-se, porem, laborare ex capite, ex pedibes, les der de caleça, ter der ma pés, laborare ex dentibus, ler der de denter, laborare a re francentario, . . . angualiado pelfalla de olveres.

2) Com relação a gloviaci, niem de glaviavi aliqua ve, everule: -: ... (ambam

gleriari in ou de alique re. - Ci. também o n. 252.

5) Com gratulari (alicai) conquainter-o, alegran-se can atomem, alem de aliqua re, encontra-se tambem pro, de co in aliqua re.

# COMPLEMENTO DE INSTRUMENTO OU MEIO

# Ferire gladio.

205. — a) O nome da cousa que indica o instrumento com o qual se faz uma cousa ou ação vai para o ablativo, p. ex.: ferir com a espada, ferire gladio; os louros alacam com os chifres, tauri petunt

cornibus; crerevemos com a pena, seribimus calamo; es amigos granjeiam-re pelas serviços e pela bondade, amici officio et fide

pariuntur.

b) Se o meio for uma ação (verbo), vai para o gerúndio ablativo sem preposição: errando discitur, aprende-se crrando; legendo discitur, aprende-se lendo (cf. Gerúndio, n. 401, b, IV).

# Per legatos pacem petiit.

206. — a) Se o nome for de pessoa, usa-se o acusativo com per ou o genitivo regido de opera, beneficio, auxilio, p. ex.: per legatos pacem petit, pedia a par por meio dos embaixadores; populi Romani beneficio, per beneficio do pero Romano; centurionis opera castellum conservatum est, o castelo joi conser-

vado graças ao centurião.

b) Às vezes tambem a pessoa vai para o ablativo instrumental, e isto acontece quando se considera como simples instrumento nas mãos de outra, como, por exemplo, nos substantivos que indicam forcas militares: milites, legio, classis, manus, equites, pedites, que se consideram como instrumentos nas mãos do comandante, p. ex.: dux paucis militibus oppidum cepit, o comandante com poucos soldados apoderou-se da cidade (ci. n. 216, b, pág. 201).

# Vivere piscibus.

207. -- a) Constroem-se com o abiativo de instrumento os complementos dos verbos alo, pasco, instruo (forneço de), vivo, crudio, instituo, informo (ensino), p. ex.: vivere piscibus, viver de peixe; exercitum disciplina militari erudire, adestrar o exército na disciplina militar; erudire filium omnibus doctrinis, instruir o filho em todos os conhecimentos = dar-lhe uma instrução completa.

Observação. -- I) Às vezes com erudio encontra-se tambem o ablativo precedido da preposição in, p. ex.: cradire aliquem in jure civili, casmar a alquem o direito civil.

2) Os verbos ormare, excenere, orner, querem o seu complemento em ablativo p. ex.: ornere aliquera laudibus, givitiis, beneficiis, cadear alguen

com clogios, enches de rigarras, prester metina estauem.

3) Tambem os atletivos genatus, lenter, le p. velo, vijel alo, praeditut, provido, fornecido, querem o próprio combiemento em caso ablativo sem preparição, p. ex.: casa enfeciada com piniunas, Gomes ornata pieturis; entro provido de doulrina, vir praeditus doctrina.

## Fruor otio.

208. — Constroem-se com o ablativo de instrumento os cinco verbos seguintes e os seus compostos: frui, fungi, uti, vesci, notīri.

Gozo de repouso = ego fruor otio. Cumpro o meu dever = ego fungor officio. Eu uso dos meus bens = ego utor meis bonis.

Eu alimento-me de pão = ego vescor pane. Eu me apodero da cidade = ego potior urbe.

Dir-se-à sempre: potiri rerum, apossar-se do governo, e não rebus porque a frase potiri rerum é igual a potiri potestate rerum ou summa potestate rerum.

Observações. - 1) Potiri, às vezes, encontra-se tambem construido com o genitico: apoderouse da frola inimiga, polítus est classis hostium..., do im-pério, imperil..., da cidade, do reino, urbis, regni. Menos frequentemente o mesmo verbo encontra-se com o acusativo: potiri urbem, oppidum, summam imperii. - Esperança de se apoderar de cidade, spes potiundi oppidi, em lugar de appido.

2) Ut aliquo familiariter, familiarissime, multum, ser amigo intimo. ter muita intimidade com alquem. - Aliquo uti doctore, ter alquem por mestre, guia; usus sura optimo magistro, lue um ólimo mestre.

# Ludere pila.

209. -- a) Têm igualmente a construção com o ablativo de instrumento os verbos: ludo, brinco e cano, toco: ludere pila, jogar e pela (lit. com a pela); canere tibia, locar flauta (lit. tocar com a flauta); canere fidibus, tocar a lira (lit. tocar com a lira).

b) O latim usa, às vezes, o ablativo de instrumento nos casos em que nos usamos o complemento de lugar ou outra designação predicativa: falar a lingua latina, loqui latina lingua; buscar a salvação na juga, fuga salutem petere; vir em embarcação, navi (navibus) venire; reier na memória, decorar, memoria tenere; andar a pé, pedibus ire; provocar alguem para combate, aliquem proelio lacessere; estar contido numa cousa, contineri aliqua re; meditar, animo cogitare; estar incerto, pendere animis, animo ou animi; acolher alguem em casa, à mesa, recipere ou accipere aliquem tecto, domo, mensa; mas em sentido figurado usa-se sempre o acusativo com in, p. ex.: recipere aliquem in amicitiam, in gratiam, in fidem, admitir alguem à sua amizade, tomar alguem sob sua proteção.

c) Tambem o verbo nitor, en me apóio, se constrói em regra com o ablativo de instrumento, p. ex.: niti haculo, niti virtute, niti divitiis, que propriamente significa: cu me sustento com...

(cf. pág. 152, verbo n. 232).

d) E' tembem ablativo de instrumento o que serve de complemento ao verbe afficio, influir, enercer pressão sobre alguent, p. en.: afficere eliquem precruio, premiar a alguem; afficere aliquem beneficiis, beneficiar a alguem; afficere ediquem lactitia, alegrar alguem; afficere aliquem injuria, injuriar a alguem.

Observação. - - Notem-se as frasou afaquo auctore, com o conselho de alquem; aliquo duce, com a chefia de alquem; diis auspicibus, com a proteção

# COMPLEMENTO DE MATERIA

# Anŭlus ex auro ou aurĕus.

210. - a) A matéria de que uma cousa é feita exprime-se com e, ex; de, e o ablativo regido, o mais das veses, por um participio factus, confectus, contextus, etc., p. ex.: poculum ex auro factum, copo de ouro; tabuia ex robore facta, mesa de carvalho; simulacrum ex aere factum, simulacro debronze; sepulcrum ex marmore factum, sepulcro de mármore; templum solidum de marmore ponam, levantarei um templo todo de mármore (Ver.); niveo factum de marmore signum (Ovid.), uma estátua de mármore branco.

b) As mais das vezes, porem, em vez do ablativo com ex, usa-se um adjetivo: anulus aureus, anel de ouro; statua aerea, cetálua de bronze; manue ferrea, mão de jeere; signum eburneum,

estálua de marfim.

Observação. — Se o substantivo que indica a matéria ser acompanhado de um aujetivo, pede-ce tambem por em ablativo sem preposição, p. ex.: : aucus cocto latere, muro de lijoles cozidos.

# Homo constat ex animo et corpore.

211. - 3) O verbo constare, ser composto de, constroem-no os melhores autores com o ablativo com ex, p. ex.: o homem é composto de alma e de corpe, homo constat en animo et corpore; a prudência é formada pela experiência das cousas boas e más, prudentia constat ex scientia rerum benarum et melarum.

b) Constare in, significa depender de, p. ex.: victoria in carum cohortium virtute constat, a citéria depende de valor

daquelas coorles.

# COMPLEMENTO DE APRECIAÇÃO

# Aestimare frumentum tribus denariis.

212. — O complemento de apreciação com os verbos ducere, facere, putare, pendere, habere, aestimare, existimare, colimar e esse, ser avaliado, valer:

a) Se a apreciação for determinada, vai para o ablativo, p. ex.: aestimare frumentum tribus denariis, avaliar o trigo

em três dinheiros.

b) Se a aprecinção for indeterminada, põe-se no genitivo com os adjetivos quantitativos: tanti, tanto; tantidem, pelo mesmo preço, outro tanto: quenti. quanto; pluvis, mais; minoris, menos; magni (não malíti, malie; permagni, pie rimi ; perri (não panei), pauco; minimi, milili (mas é mais usada a frase pro minilo ducere, habere, reputere, pulare, repular pu come nenhuma, não forer cabedal de, não ter em conte alguna, etc. Por exemplo: evanas te magni faciunt, todos le prezam muito; vivias minimi facit voluptalem, a virtude não lom em nenhuma conta o prazer; quanti quisque se facit tanti fit ab amicis, quanto cada um ac estime tanto é estimado pelas antigos: parvi cunt foris arma, visi est consilium domi, poucs valem as armas jora, se não há prudência em casa.

Observações. - 1) O senitivo nibili se se usa com os verbas facere; pendere, p. ex.: nihili facere, reputar per cousa nenhuma, não juzer exiedal de, desprezar.

2) Com o verbo aestimo, avalio, repulo, pode-se dizer tanto magnie

parvi come magne, permagno e parvo (aestimo virtutem).

3) O verbo esse com a significação do ser avaliado, exige a consa ou pessoa avaliada em nominativo, e em dativo (ou acusativo precedido de apud) a pessoa que avalia, p. ex.: tuae litterae magni mihi (ou apud me) erunt, as luas carlas ser-me-in muito prezadas.

4) Notem-se as fesses: pregni, maximi, parvi, nullius momenti ou ponderis esse, ser de grande, de pequena, de nenhuma autoridade ou crédito, p. ex.: lle sentiebat se nullius momenti apud exercitum futurum; id est maximi momenti et ponderis;- e tambem; tauti est ou von est, cale ou não cale a pena; aliquid acqui honique on acqui boni facio, duco, juigo hoa e justa uma cousa, paranto tenes uma cousa na devida convideração; nihil pensi habeo ou duco, não tino importanena, não cuido. — No estilo familias são comuns as frases seguintes: flocci (nauci, pili, assis) non facio, para mim mada vale, não vale um caravol, p. ex.: quae to loquecis assis, flocci, etc. non facio, não dou valor algum ao que la disas propilitio asso.

# COMPLEMENTO DE PRECO

# Villam emi centum talentis.

213. -- O nome que indica o preço, o valor de uma cousa, vai para o ablativo tanto no caso de preço determinado como indeterminado. Daquí o uso dos advérbios magno (não multo), parvo, minimo, plusimo (não maximo), nihilo com os verbos que significam custar, valer. comprar, vender, alugar, etc., p. ex.: villem emi centum talentio, comprei uma casa de campo por cem talentos; agrum emi decem milibus assium, comprei o campo por dez mil asses; vendere permagno, sender por allissimo preço; virtus non auro emitur, a virtude não se compra com ouro; consulatum pecunia mercari, comprar o consulado com ouro; liber constat denario, o livro custa um dinheiro; Attalus rex unam tabulam centum talentis emit, o rei A'lalo comprou um quadro por cem talentos.

# Quanti emisti librum?

214. - a) Usam-se só no genitivo os advérbios tanti,

tantidem, quanti, pluris, minoris.

b) Os verbos cenare, habitare, docere, etc. seguem as regras do complemento de preço, se este for expresso, p. ex.: quanti emisti librum? Por quanto compraste o livro? - Quanti habitas? Quanto pagas de aluguel? - Quanti has aedes conducis? Por quanto alugas esta cara? - Heminem docebat minoris talento, não ensinova a ninguem por menos de un talento; quanti doces? Talento, par quanto ensinas? Por um lalento; quanti cenasti? Tribus drachmis, per quante jantaste? Per três dracmas; mercatores non tentidem vendunt quanti emunt, os comerciantes não vendem pelo mesmo preco por que compram.

# COMPLEMENTO DE MODO OU MANEIRA

## Cum cura scribere.

215. — a) O nome que indica o modo ou a maneira com que se faz uma ação vai para o ablativo com ou sem la preposição cum.

Esta preposição é necessária quando o nome não é acompanhado de adjetivo: cum dignitate cadere, cair com dignidade; cum ignominia servire, servir com ignomínia; cum cura scribere escrever

com cuidado.

b) As mais das vezes, porem, o nome vem acompanhado de um adjetivo e então o uso do cum é facultativo: magno gaudio ou magno (cum) gaudio, com grande alegria; maxima (cum) fortitudine, com grande fortaleza; magno (cum) dolore, com grande dor, p. ex.: Miltiades magna cum offensione civium suorum Athenas rediit, Milciades voltou para Alenas com grande pesar dos seus concidadãos.

c) As vezes, em lugar do ablativo, usa-se o acusativo com per : per vim, com violência; per scelus com perfidia; per imprudentiam, com imprudência, p. ex.: Helvetii iter per provinciam per vim temptarunt, os Helvécios tentaram à jorga passar pela provincia

(Romana).

d) Usa-se o ablativo sem cum com os nomes que já de si indicam mode ou coslume, como: modus, mos, ratio, ritus; com os nomes animus, mens, consilium, lex e com várias locuções adverbiais: ratione et via, metodicamente; vi, à viva jorca; jure. com razão; injuria, sem razão; fraude, ilegalmente; dolo. com engano; ordine, com ordem; silentio, em silêncio; vitio, ilegalmente.

Assim diremos: bestiarum modo, à maneira das animais; pecudum ritu, conforme o costume dos animais; antiquo more, segundo o antigo costume; aequo animo, com resignação; firmiere animo, com animo mais jorte; communi consilio, conforme o parecer de todos; nullo modo, de modo algum; nullo negotio, sem dificuldade; nullis impedimentis, sem bagagene; hoc consilio, com esta inlenção; hac lege, hac condicione, com esta candição; tuo nomine, tuis verbis, em leu nome; specie, sob as aparências; nullo meo merito, sem meu merceimento; nulla difficultate, sem dificuldade; nullo auxilio, sem auxilio, p. ex.: duobns modis, aut vi aut fraude, fit injuria, de dois modos se comote injustica, com a violência ou com a fraude.

Observações. — 1) Com os nomea que indicam parte do corpo não se usa a preposição: nudis pedibus ambulare, andar de pér deschaços; nudo capite, de cabeça descoberta; aliquid petere oculis lacrimis suffusis, pedir alguna coura com lógrimas nos othos; passis capillis se inferre, andar de cabelos desgrenhados.

2) Modo, ablativo de modus, i, m., usa-se em ablativo nas seguintes expressões com adjetivos pronominais e com par e similis: hoc modo, eo modo, simili, pari, tali modo, alique modo, quodam modo, quo modo, alie modo, nullo modo. - Com outros adjetivos a coustrução é diversa: servile ar in modum ou serviliter, man não servili modo; majorem in modum, hostilem in modum, mirum in modum, a tambem ad hunc modum, ad quem modum. 5) Nullus, quando acompanha um ablativo de modo, equivale a .vm.

p. ex.: nullis impedimenti. sem bagagens; nullis comitibus, sem companheiros; nullo negotio, nullo difficultate, sem dificuldade; nullo ordine, sem orden; nullo modo, de modo algum; nullo merito, sem merceinanto; nullo auxilio,

sem auxilio.

### COMPLEMENTO DE COMPANHIA

## Cum paucis comitibus

216. - a) O nome da pessoa ou cousa, que alguem leva consigo ou em si, vai para o ablativo com a preposição cum: com

po ucos companheiros, cum paucis comitibus; passeio com o pai, de ambulo cum paire; veio com grande quantia de dinheiro, cum

magna pecunia venit.

b) Em certas expressões da linguagem militar em que o nome é acompanhado dos adjetivos omnis, ingens, magnus, etc., o cum é facultativo por se unirem o conceito de companhia e o de meio, p. ex.: Caesar (sum) omnibus copiis profectus est, Cacsar (cum) ingenti exercitu profectus est, Caesar (cum) magna manu profectus est. Pede-se dizer: (cum) exercitu, (cum) classe (cl. n. 206, b. pág. 197); mas não se pode omitir a preposição eum: quando o substantivo é acompanhado de um adjetivo numeral, p. ex.: cum duabus legionibus, cum decem milibus militum.

- ci As veres a preposição cum é precedida do advérbio reforcativo una, simul, junt words, p. ex.: beatus vive cum patre ou pas cum patre ou simul cum patre : cum forco incedere, andar com a arms na mão; cum telo case. and the world, on a first of domining wallet, wallen point constrain letter.
- de O en uplemento de rompantia se u. a com os verbos: pugnare, contare, climica., h llav eum aliquasi discerese, disputare, collòqui, co amonicare cu. a liquo; comparere, conform, recognoscere aliquid cum alique; consentire, assentizi enen aligno; sociare, sociatatem facere cura aligno, se con ungare cum aligno; e tambem com adjuticos e substantivos de significação igant, p. etc. conjunctie, comparatio, cartamen, communis, par, etc.
- (il) principes. 1) Tambem com e substantivo comitatus omite re a propose by our at magino comitatu, com grande séquilo.
- 2) Para indicar vestiduras ou partes das mesmas usa-se o ablativo com ou sem cum : venit (cum) polcherrimo vestitu, cum veste mulicbri.
- 5) A preposição cum sempre se pospõe an pronume possoul: les comigo ledas as minha cousses, omnia mea mocum porto (cl. n. 68, c, pág. 72).
- 4) Notem-se as frases: esse cum alique, ser companheiro de alquem; esse cum imperio, ser resestido do repremo comundo; esse cum sordido pallie, andar de lais, cum prima luce veni!. reio as raiar do dia.

# COMPLEMENTO DE LIMITAÇÃO

# Natione Medus.

- 217. a) O nome que indica dentro de que limites se afirma uma deforminada coura vai para o ablativo. Se dissermos: Fielvetii Grantines Gollie proceéabant, ne Helsécias cram superiores a tados or Gauttern alloratures una coust gural o indeterminada, porque não deferminamos em que couse cram superieres. Acrescentando, porem, e em que cram superioras, devemos exprimir tal cousa com o abiativa: Relyetti convibus Gallis virtute praestabant, or Belokcios crem enperiores a tedos os Gauleous em valor.
- b) São ablativos de limitação: mes sententia, meo judicio, a meu parecer, a meu ver, specie, em aparência; natione, de nacionalidade ou nescimento (natione Medue, non meribus, Medo de nascimento, não de costumes); natu, de idade; major natu, maior de idade; natu minos, menor de idade; natu maximus, o mais velho; natu minimus, o mais moço; verbis non re, com

palarras não com falos; homines sunt nomine nun re, são homens de nome e não de falo; claudus altero pede, munco de um pé; mente captus, idiola; ominibus numeris absolutus, perfeilíssimo sob todos os aspetos.

## Cinctus tempora lauro.

## (Acusalivo de relação)

218. — Prosadores, mas especialmente poetas, com muitos adjetivos e com alguns particípios usados como adjetivos, em lugar do ablativo de limitação, põem em acusativo o nome que indica a parte do corpo à qual se refere a idéia do verbo ou adjetivo. Esse acusativo, imitação do grego, chama-se acusativo de relação. E assim que se diz em latim: romanus genus, romano de nascimento; fulvus capillos, de cabelos louros; os humerosque deo similis, semelhante a um deus no semblante e no porte; cinerus tempora lauro, coroada a fronte de louro.

Observações. — I) Esta construção é prépria da poesia, na prosa deve-se recorrer ao complemento de limitação, no de modo on a qualquer outra construção, p. ex.: Sulla est romanus genere, Sila é romano de nascimento.

2) Muitos acusativos adverbiais ou abrahatos se podem explicar pelo acusativo de relação, p. ex.: iliud te menco, id te roge, quod scribis, com relação ao que me escreves, etc. (cf. n. 252, pág. 219; n. 256, a, pág. 221).

## Virtus digna imitatione.

219. — a) Dignus, indignus, exigem o ablativo de limitação: virtus imitatione digna, non invidia, a virtude é digna de imitação, não de inveja; indignus gratiis meis, indigno dos meus favores.

Observação. — O genitivo com dignus, indignus é forma quase exclusivamente poética, p. ex.: magnorum hand unquam indignus avorum, nunca indigno dos seus grandes antepassados.

- b) Se a cousa de que um é digno ou indigno se exprime por meio de um verbo precedido da preposição de, pode-se:
- I) Substituir o verbo per um substantivo correspondente em caso ablativo: és digno de ser louvado, dignus es lande.
- II) Ou exprime-se por meio de uma proposição dependente com ut, ou qui, quae, quod e o subjuntivo, p. ex.: (pass.) tu es dignus qui a me lauderis, (at.) tu es dignus quem ego laudem, ou tambem dignus ut lauderis; os pobres são dignos de ser compadecidos por todos, pauperes digni sunt omnium miseratione ou digni sunt ut eorum omnes misereantur.

Observação. — O verbo dignor, julgo ou sou julgado digno, rege também ablativo.

### COMPLEMENTO DE ORIGEM

### Humili loco natus.

220. -- a) Com os verbos gignor, nascor, orior e com os adjetivos verbais: natus, ortus, generatus, gerado, filho de; prognatus, descendente, jilho de, nascido de; oriundus, oriundo, o nome da família, estirpe e condição social de que alguem procede vai em regra para o ablativo sem preposição com os substantivos loco, familia, genere, stirpe, parentibus (pais), parente (pai ou mãe) nas frases: humili loco natus, oriundo de família pobre; loco equestri ortus, oriundo de familia equestre; Herculis stirne generatus, descendente da jamília de Hércules; humilibus parentibus natus, nascido de pais obscuros; coscuro loco, tenui loco ortus, de obscura linhagem; antiquo ,nobili genere, summo loco, amplissima familia natus, nascido de antiga, nobre, nobilicrima familia p. ex.: C. Marius parentibus natus est humilibus, C. Mário nasceu de pais humildes; Cicero ortus est stirpe antiquissima, loco equestri, familia plebeia, Cicero nasceu de estirpe antiquissima, de família equestre, mas plebéia.

b) O nome do pai, de mãe, especialmente quando separado do do pai, os substantivos comuns e os pronomes exigem as mais das vezes o ablativo com a preposição ex, e, p. ex.: Hercules (ex) Jove natus, Hércules, filho de Júpiter; Hercules ex Alemena (nome da mãe) natus, Hércules, filho de Alemena; Mercurius (ex) Jove et Maja natus, Mercurio, filho de Júpiter e de Maia; ex serva natus, filho de uma escrava; ex fratre nati, os filhos do irmão; ex me,

ex vobis, ex nobis, ex illis, ex eo, ex qua natus, elc.

c) A descendência de antepassados longinquos exprime-se com ortus; prognatus, oriundus e o ablativo precedido de a, ab (rar. ex), p. ex.: Belgae orti sunt a Germanis; ab antique stirpe ortus; oriundus ex Etruscis, oriundo dos Etruscos; ipsi erant ex Cimbris Teutonisque prognati, eles eram descendentes dos Cimbros e Teutoes.

Observações. — 1) O nome que indica a pátria traduzase por meio de um adjetivo: Pedro de Alexandria, Petrus Alexandriaus, ou vai para o oblativo precedido de a, ab: Petrus ab Alexandria.

2) Notem-se as frase,: originem trahere (ducere, habere) ab ou ex

aliquo; ortum ducere ab...

## Padus ex alpibus orlitur.

- 221. a) Para indicar a nascente de um rio usa-se ex ou ab: Padus ex alpibus oritur, o Pó nasce nos Alpes; Rhenus oritur ex alpibus Lepontinis, o Reno nasce nos Alpes Lepontinos.
- b) Em sentido figurado gignor e nascor querem sempre ex ou ab, p. ex.: ex maxima libertate tyrannis gignitur, da liberdade desenfreada nasce a tirania; morbus ex intemperantia gignitur, as doenças nascem da intemperança.

## A majoribus accepimus.

222. — a) Depois dos verbos que significam pedir, receber, aleançar, tomar ou receber emprestado como accipere, mutuari, capere, emere, haurire, como tambem depois dos verbos que significam conhecer como cognoscere, intellegere, discere, etc.; exige-se o ablativo precedido de a ou ab, se for pessoa, de e, ex ou de, se for cousa, p. ex.: a majoribus accepimus, sabemos pelos nossos antepassados; injuriam accipere ab aliquo, receber uma injúria de alguem; magnam ex epistula tua accepivoluptatem, experimentei grandíssimo prazer em lendo lua carla; pecuniam a patre tuo mutuatus sum, tomei dinheiro emprestado a leu pai; de abstinentia prodeunt castae cogitationes, os castos pensamentos procedem da abstinéncia; summam lactitiam ex tuo reditu capio, experimento grandíssimo prazer pela lua volta; emere aliquid ab ou de aliquo, comprar alguma cousa a alguem; haurire aquam de ou ex puteo, lirar água do poço.

b) Os verbos audire e seire exigem o ablativo com ex ou ab (com os nomes de cousas só es): audivi ex majoribus natu, ouvi da boca dos nossos velhos, e Cícero escreven: audivi ista de majoribus natu. — Com seire encontra-se também a preposição de: seire ex ou de aliquo.

### COMPLEMENTO DE AFASTAMENTO

Disce lere ab exercitu. - Non longe a castris distare.

223. — a) Os verbos que indicam afastamento, separação constroem-se com o ablativo precedido de a, ab; e, ex; de, tanto com os nomes de cousas como de pessoas, observando-se que no primeiro caso se pode omitir a preposição e no segundo prefere-se a, ab, p. ex.: discedere ab exercitu, abandonar o exército; Hannibal ex Italia decedere coactus est, Anibal foi obrigado a partir da Itália; decedere (ex) provincia, partir da provincia; decedere ab amicis, afastar-se dos amigos; liberare natriam ab hostibus, a tyranno, e munis civibus, librar a pátria dos inimigos, do tirano, dos muns cividades; liberare poteiam (e) perículo, (ex) discordis intectinis, librar a pátria de um parigo, das discórdias internas; expellere aliquem (ex) umbs, (de) Romo, expulsar alguem da cidade, de Roma.

b) O nome do lugar do qual uma pessoa ou cousa está longe, mesmo com os nomes de cidade, vai para o ablativo precedido de a ou ab, p. ex.: non longe a castris distare, não distar muito do acampamento; castra possuit quindecim milia passuum ab Avarico; assentou o acampamento a 15 milhas de Avárico; hostes duorum milium passuum spatio a nobis (ab amne, ab urbe, a Roma, ab Italia) aberant.

### c) Notem-se as seguintes construções:

Prohibēre urbem periculo, preservar a cidade do perios. Defendere cives ab injuria, defender os cidadãos de todo o dano. Desistêre consilio, obsidione, etc., desistir do intento, do cerco.

Intercludere aliquem commeatu, itinere, etc., interceptar os overes, o caminho

Interdicere, alieni aqua et igni, interdizer a alguem o uso da água e do Jogo, mandá-lo para o desterro, desterriblo.

Abstinère se injuria, ab injuria, abster or de ofensas. Pellere castris ou ex castris, capulsar do acampamento. Dejicere appenibus ou de moenibus, repelir dos muros.

d) os verbos compostos com prefixos separativos (se- e dis-) construem-se com a, ab, p. cx.: separare, secernére, sejungère, disjungère, dirimère, distinguère aliquid ab aliqua re.

e) Cf. tambem n. 186, c, pág, 187.

# Roma epistulam dabam.

224. — Vai tambem para o ablativo de afastamento o nome do lugar donde se escreve uma carta. Os latinos, as mais das vezes, começavam uma carta com um d., que significa data (epistula data) ou com um dab., que significa dabam (=epistulam dabam tabellario, correio). Dabam Roma, dabam Athenis, dabam Cerintho. Raramente se encontra nesses casos o genitivo locativo: Romae, Corinthi (cf. n. 413, e.).

# COMPLEMENTO DE EXTENSÃO E DE MEDIDA Fossa alta quinque pedes.

- 225. a) Os nomes que indicam medidas de comprimento, largura, profundidade ou altura, complementos de um adjetivo altus, longus, latus, crassus ou de um verbo, p. ex.: patêre in longitudinem, in latitudinem, etc., vão para o acusativo sem preposição, p. ex.: josso com cinco pés de projundidade, fossa alta quinque pedes; nau de duzentos pés de comprimento, navis ducentos pedes longa; a planície extende-se por três milhas de largura (=tem três milhas de largura), planities tria milia passuum in longitudinem patet; o islmo de Corinto lem de largura quatro milhas, isthmus corinthiacus quattuar milia passuum in latitudinem patet.
- b) Mas, ae o complemento for acompanhado de um adjetivo que não aitue, longue, etc. e depende de um substantivo e não de um verbo, então vai para o genitivo (=adjunto adverbial ou complemento de qualidade), p. ex.: torre de ganade altura, turris ingentis altitudinis. Se não estiver acompanhado de algum adjetive, vai para o ablativo, p. ex.: clavi ferrei digiti crassitudine, pregos da grossura de um dedo.

# Mille passus (ou passibus mille) abest a mari.

226. — a) A distância entre um lugar e outro exprime-se com o acusativo ou ablativo sem preposição ou tambem com o genitivo precedido dos ablativos spatio (rar. o ac. spatium), inter-

vallo: mille passus ou mille passibus ab hoste consistere, estar a uma milha de distância do inimigo; Saguntum, civitas opulentissima, sita est (ou abest) passus mille (ou passibus mille) a mari, Sagunto, cidade riquissima, está a uma milha do mar; exercitus trium milium passuum spatio (intervallo) ab urbe erat, o exército estava a três milhas da cidade.

O ablativo que indica a distância é, às vezes, precedido da preposição a, e, em regra, usa-se esta construção quando não se indica o lugar do qual é calculada a distância, p. ex.: Treviri, positis castris a milibus passuuva quindecim, auxilia Germanorum exspectare constituunt, os Treviros, lendo acampado a quinze milhas, determinam esperar os reforços dos Germanos.

Observações. - A distância pode-se também exprimir:

1) Com o número ordinal concordando com ad lapidera (lapis, idis, m. +) p. ex.: Tito Pompônio fei enterrado a ciner milhar da cidade, Titus Pompenius sepultus est ad quintum lapidem ab urbe. — Pode-sa, mos menos frequentemente, usar o ablativo lapide, p. ex.: cain a três milhar da cidade, cecidit tertio ab urbe lapide.

2) As vezes, a distância media-se por dias: bidui iter processit, percorreu o caminho de dois dias; ab hostibus bidui iter distabat, disinua do inimigo dois

dias de caminho.

Raramente subentende-se iter: a quibus aberam bidui, dos quais dislava dois de caminho.

# COMPLEMENTO AGENTE OU DE CAUSA EFICIENTE (\*\*)

# Diligor a patre.

227. — Com os verbos passivos a palavra, que indica pessoa ou cousa pela qual a ação é feita, vai para o ablativo com o a ou ab, se for pessoa ou ser animado; sem preposição, se for cousa: diligor a patre, sou amado pelo pai; missus a senatu, mandado pelo senado; moerore conficior, sou consumido pela tristeza; cenis, aliam przedam ab altero ferri putans, eripere voluit, o cão, iulgando que outra presa era levada pelo outro (cão), quis arrebatar-lha.

Observações. - 1) Às vezes o complemento de causa eficiente (cousa pela qual a ação é icita) encontra-se precestido de preposições especialmente quando o escritor o considera animado, p. ex.: a fortuna deseri, ser aba donado pela jor-tura; eloquentia a nature ad salutem hominum duta est, a eloquincia joi dada pela natureza para a utilidade do homem.

2) Nos tempos formados com alguns participios perícitos, p. ex.: auditus, cognitus, captus, constitutus, lectus, provisus, dietus, etc.) às veres, o de-

(\*) Não se confunda na análise latina o complemento de coura eficiente

com o simples complemento de causa.

<sup>(°)</sup> À beira das estradas, fora da cidade, a cada mil passoc, colocavam-se colunazinhas ou pedras, varco miliario (Lipis miliarias) que marcavam a distância da cidade.

O complemento de comer eficiente (ablativo sem preposição) é o agente inanimado com os verbos transitivos passivos, em que o sujeito é o paciente, p. ex. a frase: os nossos soldados foram vencidos pela ineptidas de seus chefes — quer dizer que o nosso exército não foi vencido pela estratégia dos generais inimigos, mas sim pela incompetência absoluta dos nossos; esta sim foi a venerdora. Ao passo que na trase: o nosso exército foi vencido por cansa da ineptidão de seus chefes (e em português ainda neste caso se pode dizer pela ineptidão de seus chefes - produzindo-se desta arte alguma confusão), quer dizer que nosso exército foi vencido pelos generais adversários, que souberam aproveitar da inépcia dos nossos.

tivo substitue o ablativo com a ou ab: vero oratori omnia lecta esse debent, tudo dere ser lido pelo bom orador; cui non sunt auditae Demosthenis vigiliae? por quem não são conhecidae as vigilias de Demóstenes? res mihi satis perspecta est, a cousa é suficientemente conhecida por min; hace nobis supra dicta sunt.

estas cousas foram por nós dilas acima.

5) Diz-se do mesmo modo probari alicui, ter a aprovação de alguem, agradar, p. ex.: qui ita dicat ut a multitudine probetur necesse est cundem doctis probari, se alguem fala de modo que agrada à multidão, deve necessariamente agradar tambem aos doutos; hos libros tibi (ou abs te) probari gaudeo, estimo que estes livros le sejam agradaveis.

4) Comitatus (part. perf. de comitor), acompanhado, exige seu comple-

mente em ablativo sem preposição.

5) Com relação ao complemento agente ou de causa eficiente na construção do particípio futuro passivo ou gerundivo (cf. Uso do particípio futuro passivo, n. 398, c).

## COMPLEMENTO DE QUALIDADE

### Vir magni consilii.

228. — a) O nome que indica a qualidade de uma pessoa ou cousa vai ordinariamente para o genitivo p. ex.: vir magnae pruden-

tiae, mons parvae altitudinis.

As vezes, em português o complemento de qualidade exprime-se por meio de um único substantivo, mas na língua latina é necessário que o adjetivo acompanhe sempre o substantivo, p. ex.: as expressões livro de valor, homem de prudência, traduzir-se-ão

liber magni pretii, vir magni consilii.

b) Em vez do genitivo, pode-se usar tambem o ablativo; mas entre as duas construções há esta diferença: com o genitivo indicam-se qualidades permanentes, com o ablativo as disposições do ânimo trasitórias e as qualidades do corpo; vir magnae constantiae, homem de grande constância; vir magni consilii, homem de grande discernimento; vir magni animi, homem de coração generoso; vir humili statura, homem de baixa estatura; vir magno corpore, homem de grande talhe.

c) Tratando-se de determinações de medida (peso, número, espaço) usa-se o genitivo, p. ex.: um colosso de 120 pés, colossus centum viginti pedum; trincheira de 12 pés, vallum duodecim pedum; murus trecentorum pedum, puer decem annorum,

classis centum navium, etc. (cf. n. 202, b, pág. 195).

### COMPLEMENTO DE ARGUMENTO

### De leone et mure.

229. — a) O complemento de argumento que responde à pergunta de quem? de que cousa? sobre, acerca de, a respeito de qual argumento? e que se encontra depois dos verbos que têm o sentido de tratar, falar, escrever, disputar e semelhantes, traduz-se em latim com de (rar. super) e o ablativo, p. ex.: Cesar escreveu sete livros sobre a guerra gualesa, três sobre o civil, Caesar scripsit libros de bello bello gallicos septem, tres de bello civili; disputa-se a respeito da

amizade, disputatur de amicitia; o livro da amizade, sobre, a respeito da amizade, liber de amicitia; escrever-te-ci a respeito desta cousa, hac super re ad te scribam.

Observação. — Notem as frases: de aliqua re dicere, scribere, referre, falar, escrever, referir sobre uma cousa.

b) Nos títulos pode-se usar tanto o ablativo com de como o nominativo, p. ex.: do leão e do rato, de leone et mure ou leo et mus.

### COMPLEMENTO DE FIM-

## Ad perpetuam rei memoriam.

230. — O fim para o qual uma ação é feita vai para o caso acusativo precedido de ad, às vezes de in, p. ex.: este monumento foi assentado para perpetua memória do acontecido, monumentum hoc positum est ad perpetuam rei memoriam; dinheiro para as necessidades da guerra, pecunia in rem militarem.

## COMPLEMENTO DE ABUNDANCIA OU FALTA

## Natura parvis rebus eget.

231. - Exigem o seu complemento em ablativo sem pre-

a) Os verbos que indicam abundância ou falta, p. ex.: abundare, abundar em; cumulare, amontoar, encher; onerare, carregar; locupletare, enriquecer; privare, privar; spoliare, despojar; nudare, despojar; egere, indigere, deficere, carere, vacare, ter falta de alguma cousa, estar isento, livre; redundare, affluere, exuberare, scatere, complere, implere, replere, (com oscutido fundamental de encher); refercire, imbuere, inficere, saepire, privare, orbare, exuere, vestire, etc., p. ex.: abundare anouro, abundar em ouro; vino pateram implere, encher uma taça de vinho; Germania Galliaque abundant rivis et fluminibus, a Germânia e a Gália abundam em regatos e rios; Deus oranibus bonis explevit mundum, Deus encheu o mundo de todos os bens; natura parvis rebus eget, a natureza se satisfaz com pouco.

Observação. — Com o verbo egere, e mais frequentemente com indigere, precisar, e com implere, encher, usa-se também o genitivo, p. ex.: Deus não precisa de nada, nullius rei eget Deus; preciso de um teu conselho, consilii tui indigeo; encher de terror, de esperança, implere formidinis, spei.

b) Os adjetivos vacuus, liber, immunis, alienus, purus, nudus, orbus, incluindo a idéia de afastamento e de separação, preferem o ablativo com ou sem a preposição a ou ab tratando-se de cousas, sempre com a preposição tratando-se de pessoa, p. ex.: ânimo livre de cuidados, animus liber, vacuus curis ou a curis;

Gramática Latina, 14

despojado dos bens paternos, nudus bonis paternis; privado dos othos, luminibus orbus; república privada dos magistrados, respublica nuda a magistratibus.

Observação. — Em Cesar, porem, encontra-se oppidum defensoribus vacuum.

c) Os adjetivos: onustus, carregado; refertus, cheio, atulhado, se constroem sempre com o ablativo, p. ex.: vida, sob qualquer aspeto, cheia de bens, vita undique referta bonis; carregado de embrulhos, onustus sarcinis. Com refertus o nome da pessoa pode-se por tambem em genitivo, p. ex.: a Gália estava cheia de negociantes, Gallia erat referta negotiatorum ou negotiatoribus.

d) Os adjetivos expers, egenus, inanis, inops, ferax, fertilis, plenus preferem o genitivo (cf. n. 272, a, III, pág 229); affluens, dives, gravis o ablativo; p. ex.: esta região é pobre de águas, haec regio est egena aquarum; os animais são destituidos da razão e da palavra bestiae sunt rationis et orationis expertes.

### Pluit lapidibus.

232. — a) Os verbos pluit, chove; manat, mana, distila; rorat, orvalha, cai como orvalho; stillat, pinga; sudat, sua, transpira, exigem em ablativo a matéria que chove, distila, etc., p. ex.: pluit sanguine, lapidibus, terra, carne, lacte, lapideo imbri, creta, chove sangue, pedras, etc.; terra sudat sanguine, a terra sua sangue; Herculis simulacrum multo sudore manavit, a criátua de Hércules deitou muito suor.

b) Com manare pode-se dizer tanto culter manat cruore, a faca pinga

sangue, como cruor e cultro manat, da faca pinga sangue.

# Mihi opus sunt consilia.

233. — Opus esse, ser preciso, ser necessário, pode ter dupla construção: a primeira pessoal, e nesta construção a consa de que se precisa vai para o nominativo como sujeito do verbo esse, permanecendo opus inalterado; a segunda impessoal, em que a consa de que se precisa é regida por opus esse em caso ablativo. A pessoa ou consa necessitada vai sempre para o dativo, p. ex.: tenho necessidade de conselhor, mihi opus sunt consilia ou mihi opus est consiliis; or Romanos linham necessidade de naus e marinheiros; opus crant Romanis naves nautacque ou navibus nautisque opus erat Romanis.

Observações. — 1) Os pronomes neutros exigem a construção pessoal, ao passo que as proposições negativos e as interrogativos retóricas, que vão sempre ucquetivas, a impressoal, p.ex.: declara mihi quae tibi opus sint, explica-me aquetas cousas de que tens necessidade; pauca miseris opus sunt, os infelizos tem necessidade de poucas cousas; nihil opus est auxilio, não há necessidade de auxilio; quid opus est verbis? que necessidade há de palacras? (interrogativa retórica).

2) Quando a cousa de que se precisa é expressa por um verbo, este vai para o simples infinito ou para o acusativo e o infinito, ou para o ablativo do particípio perfeito — raramente para o subjuntivo com ut, p. ex.: aihil opus est mentiri, não há necessidade de mentir; nunc opus est te animo valere, agora é necessário que la tenhas coragem; mihi opus est te quam citissime redire, é-me necessário

que la volles o mais breve possivel; accurato et properato opus est, é preciso diligência e presteza; non est opus prolato, não precisa dizê-lo; haec ut scias opus est, é necessário que saibas estas cousas.

 O fim para o qual é necessária uma cousa vai para o acusativo precedido de ad, p. ex.: muitos para a vida tem necessidade de muitas cousas, multis multa opus sunt ad vitam.

4) Com os verbos seire e dicere, pode-se tambem usar o supino passivo em u, p. ex.: é necersário sabê-lo, dizê-lo, hoc seitu ou dietu opus est.

## COMPLEMENTO DE CULPA

# Miltiades accusatus est proditionis.

234. - Com os verbos que significam ação judiciária: accuso, incuso, arguo, insimulo, acuso; arcesso, postulo, reum facio, cito em juizo; damno, condemno, condeno; solvo, absolvo, libero, absolvo; coarguo, convinco, convenço, etc., é preciso distinguir se o complemento de culpa é expresso: a) com os nomes genéricos culpa, crime, falta e semelhantes; b) ou com nomes que especificam e determinam a culpa.

a) Se o complemento for expresso por um nome genérico, usa-se o ablativo dos seus correspondentes latinos sem preposição, a saber: crimine, scelere, culpa, delicto, nomine, por causa de, sob prelexto de (-ablativos de causa), p. ex.: acusar-te-ei do mesmo crime, accusabo te eodem crimine; acusado de concussão, jou absolvido das demais acusações, damnatus crimine repetundarum, ceteris criminibus absolutus est.

b) Os demais nomes que especificam e determinam o nome do delito põem-se no genitivo: Milciades foi acusado de traição, Miltiades accusatus est proditionis; cu le acuso de furlo, ego insimulo te furti; lu fosle condenado por homicídio, tu damnatus es caedis; o juiz absolveu a Clódio da acusação de injúrias, judex

Clodium absolvit injuriarum.

Este genitivo pode-se resolver com o ablativo crimine subentendido, o qual, porem, às vezes, se exprime: o lobo acusava de jurto a raposa, lupas arguebat valpem furti crimine.

Observações. — 1) Com os verbos postulo e accuso o nome do delito pode-se tambem por em ablativo com de: p. en.: accusare, postulare aliquem repetundarum ou de repetundis, acusar a alguem de concussão; ambitus ou de ambitu, de cabala; majestatis ou de majestate, de lesa majestade; parricidii ou de parricidio, de parricidio; peculatus ou de peculato, de peculato; negligentiae ou de neglegentia. - Dir-se-á sempre: condemnare, accusare aliquem de vi, porque vis carece de genitivo, condenar, acusar alguem de violência; accusare inter sicarios, de asmassinio; de veneficiis, de envenenamento; arcessere ou accusare capitis, acusar de delilo capital; absolvere aliquem regni suspicione, absolver abjuem da suspeita de aspirar ao reino; absolvere capitis ou capite, absolver de um crime capital.

 Na linguagem comum ou extra judicial encoutra-se o acusativo da culpa ou do vício e o genitivo da pessoa, p. ex.: accusare, incusare, arguere neglegentiam, avaritism alicujus, acusar, censurar a negligência, a avareza de alguem.

# COMPLEMENTO DE PENA

# Alcibiades capitis (capite) damnatus est.

- 235. A pena ou castigo exprime-se com os verbos damnare, condemnare, multare e semelhantes.
- a) A pena de morte traduz-se com os ablativos poena capitali, morte, capite tanto com o verbo damnare como com o verbo multare, ou com os genitivos capitis ou mortis e o verbo damnare, p. ex.: entre os Egípcios os perjuros eram condenados à morte, apud Aegyptios perjuri capite multabantur; Alcibiades, se bem que ausente, joi condenado à morte, Alcibiades absens capitis ou capite damnatus est.
- b) Se a pena consiste numa determinada quantia de dinheiro, se exprime por meio do ablativo com o verbo damnare, p. ex.: foi multado em mil sestércios, em cincoenta talentos, mille nummis, quinquaginta talentis damnatus est.
- c) Se a pena for expressa pelos substantivos: exílio, prisão, açoites, ignomínia, danos e semelhantes, estes vão em regra para o ablativo com o verbo multare, p. ex.: o réu do jurto foi condenado ao exílio, à prisão, aos açoites, à ignomínia, aos danos, a uma multa, reus furti multatus est exsilio, vinculis, verberibus, ignominia, damnis, pecunia.
- d) Se a pena consite numa quantia indeterminada de dinheiro, exprime-se com os genitivos de quantidade tanti, a tanto; quanti, a quanto; pluris, a mais; minoris, a menos; e as expressões: ao dobro, ao triplo, ao quádruplo se traduzem com os genitivos dupli, tripli, quadrupli, p. ex.: os nocsos antepassados condenavam o ladrão a pagar o dobro, o usurário a pagar o quádruplo, majores nostri furem dupli condemnabant, faeneratorem quadrupli.

Observações. — 1) São do período da decadência as seguintes frases: damnare ou condemnare ad metalla, o trabalhar nas arinas; ad bestias, a combater ou a ser devorado pelas feras; ad extremum supplicio; ad mortem, à morte; in expensas, às despesas, etc.; damnatus ad poenam, condenado a uma pena; in ou ad opus, ao trabalho; ad teiremes, às galés; in unam, in duas partes, à metade, aos dois terços, etc.

- 2) Condenar alguem por crime de lesa majestade, damnare aliquem de majestate.
- 3) Usa-se tambem o ablativo da lei ou do julgamento de acordo com o qual se condena, p. ex.: damnare pompeja lege, populi judicio, falso testimonio, etc.

### CAPITULO III

#### SINTAXE DOS CASOS

### SI

#### NOMINATIVO

### Sepulcra sanctiora fiunt vetustate.

(Nominativo do predicado integral)

236. — Na língua latina muitos verbos têm dois nominativos: o do sujeito e o do predicado (predicado integral). Os verbos que

exigem estes dois nominativos são os seguintes:

a) Os verbos intransitivos que indicam a existência ou um estado permanente ou com a significação de tornar-se, sair-se, parecer, aparecer, nascer, morrer, viver, permanecer e semelhantes, p. ex.: sum, fio, evado, exsisto, nascor, maneo, permaneo, morior, videor, appareo, vivo, etc., p. ex.: os sepulcros com o tempo tornam-se mais veneraveis, sepulcoa sanctiora fiunt vetustate.

b) Os verbos transitivos passivos apelativos: appellor,

vocor, nominor, dicor.

c) Os verbos transitivos passivos que indicam ser tido, chamado, criado, cleito, julgado, estimado, escolhido, achado, conhecido, feito, e semelhantes, p. ex.: habeor, putor, ducor, censeor, judicor, existimor, credor, creor, eligor, designor, fio, efficior, declaror, renuntior (sou eleito); cognoscor, invenior, reperior, p. ex.: todas as regradas afeições do ânimo dizem-se virtudes, omnes rectae animi affectiones virtutes appellantur.

Observação. — Se os verbos transitivos (b,c) forem usados na voz ativa, exigem dois acusativas: o primeiro o do objeto direto, o segundo o do predicado nominal do objeto direto, p. ex., cass. Cicero foi chamado pelos Romanos pai de pátria, a Romanis Cicero apaletatus est pater patriae, ativ.: os Romanos chamadas a Cierro pai da pátria, Romani appellaverunt Ciceronem patrem patriae (cf. n. 172, b, pág. 180 e n. 259, pág. 222).

### Ego volo esse bonus.

257. — Os verbos supramencionados exigem os dois naminativos também quando estão no infinito depois dos verbos chamados auxiliares ou servis, quais, por exemplo: possura, queo, nequeo, volo, nolo, malo, cupio, studeo, curo, meditor, maturo; debeo; cogor; soleo; coepi, incipio, desino, pergo e outros de significação análoga. O sujeito, porcer, do infinito deve ser igual ao sujeito do verbo principal, p. ex.: Catão preferia ser a parever hom. Cato case quam videri bonus malebat; cu quevo ser hom, ego volo esse bonus; mas: cu quevo que la rejas bom, ego volo te esse bonuem, porque os dois sujeitos são diversos.

Observação. — Os verbos volo, cupio, studeo, e os outros que indicam desejo ou vontade, podem-se também construir com o acusativo e o infinito, expressando-se, porem, o pronome que representa o sujeito do verbo principal: cupio me esse elementem, desejo ser benigno, em lugar de cupio esse elemens; não há orador que não queira ser igual a Demostenes, nerno est orator, qui se Demosthenis similem esse nolit (cf. n. 382, a.).

# Ego mihi videor beatus esse.

258. - Em português dizemos: parece-me que sou feliz, parece-me que lu és feliz, parece-me que Cesar é jeliz, parece que nos somos felizes, parece que vós sois felizes, parece-me que os alunos diligentes são felizes; em latim, em lugar da construção impessoal (pareceme que), emprega-se a construção pessoal, isto é, o sujeito da proposição dependente torna-se sujeito da principal e portanto o seu caso será o nominativo e para o nominativo irá, por consequência lógica, o scu predicado. Por exemplo: parece-me que eu sou feliz = eu pareço a mim ser feliz = ego mihi videor beatus esse; tu pareces a mim ser seliz=tu mihi videris beatus esse; Cesar parece a mim ser feliz = Caesar milii videtur beatus esse; nés parceemos ser felizes = nos videmur beati esse; vós pareceis ser jelizes =vos videmini beati esse; os alunos diligentes parecem a mim ser felizes - discipuli diligentes mihi videntur beati esse.

Parece-me que tu erraste=tu pareces a mim ter errado, tu mihi videris crrasse.

Parece que a cidade foi tomada=a cidade parece ler sido tomada, urbs videtur capta esse.

Parecerá que eu perco tempo = eu parecerci perder tempo, videbor tempus consumere.

Parece ao pai que vós amais o estudo=vós pareceis ao pai amar o estudo, vos patri videmini studium diligere.

E' raríssimo o verbo videor com valor passivo, suprem-no verbos que têm o mesmo sentido, p. ex.: specto, conspicio.

# Milites jussi sunt pontem facere.

239. - Têm a mesma construção jubeor, vetor, e mais raramente sinor e prohibeor, p. ex.: mandou-se aos soldados que fizessem uma ponte-os soldados joram mandados fazer uma ponte, milites jussi sunt pontem facere.

Handou-se aos côncules que alistas rem soldados = os cônsules Joram mandados alistar soldados, consules jussi sunt exercitum conscribere.

Mandou-se aos tribunos que consultassem os livros sibilinos = os tribunos foram mandados, etc., tribuni jussi sunt libros sybillinos inspicere.

Proibiu-se aos alunos que escrevessem = os alunos foram

proibidos de escrever, discipuli vetiti sunt scribere.

Não se permitiu a Milão que acusasse Clódio, Milo accusare Clodium non est situs ou prohibitus est.

Observação. - Para a construção dos verbos jubeo e velo na voz ativa cf. n. 382, d, pág. 276.

# Carthaginienses dicuntur victi fuisse.

240. — Idêntica construção têm os verbos que equivalem a dizer, narrar, crer, usados na forma passiva, p. ex.: dicor, narror (poético), putor, existimor, nuntior em todas as pessoas; feror, trador e perhibeor só na terceira pessoa; fertur, feruntur; traditur, traduntur, etc., p. ex.:

Diz-se que Apio Claudio era cego, - A' pio Claudio é dito ter

sido cego, Appius Claudius dicitur caecus fuisse.

Diz-se que Numa foi discípulo de Pitágoras = Numa é dito

ter sido, etc., Numa dicitur discipulus fuisse Pythagorae.

Diz-se que os Cartagineses foram vencidos = os Cartagineses são ditos terem sido vencidos; Carthaginienses dicuntur victifuisse.

Diz-se que Vergilio imitou os poemas de Homero = Vergilio é dito ler imitado, etc., Vergilius dicitur carmina Homeri imitatus

esse.

Diz-se que Homero viveu no tempo de Licurgo, Lycurgi temporibus Homerus fuisse traditur.

### Traditum est Homerum fuisse caecum.

241. — Os verbos dicor, putor, existimor, feror, trador, a par da construção pessoal, podem ter tambem a impessoal especialmente nas formas compostas do passivo. Pode-se dizer indiferenmente: Caesar tyrannus putandus est, existimandus est ou tambem: putandum est, existimandum est Caesarem fuisse tyrannum. Deve-se todavia usar sempre a construção impessoal com os modos: traditum est, dictum est, nuntiatum est, putatum est, p. ex.: traditum est Hemerum fuisse caecum, diz-se que Homero era cego.

## Caesari visum est proelium committere.

242. - Há quatro casos em que os verbos videor, dicor, credor, putor, existimor se constroem impessoalmente (videtur,

dicitur, etc.), a saber:

a) Quandovidetur significa parece bem, operiune, agrada, p. ex.: pareceu oportuno a Cesar travar combate, Creseni visum est proclium committere; pareceu oportuno ao senado que se enviassem embaixadores, visum est senatui legatos mittere ou mitti ou tambem ut legati mitterentur. Nas feases: se le agrada, se le parece bem, si tibi videtur; como parece, ut videtur, p. ex.: Platonis disciplinam, si videtur, explicabo.

i) Quando o infinito dependente de videor, dicor, credor, etc. deveriu ir pura o infinito futuro, e, por carecer o verbo do supino, houvesse necessidade de secorrer aos circunlóquios: fore (ou futurum case) ut; parsec, diz-se, crè-se que algun nunca aorederão, videtur, dicitur, creditur, consetur fore (ou futurum esse) ut aliqui nunquam discant; parece que la estudarás, mihi videtur fore ut tu studeas.

c) Quando o verbo dependente de videor, dicor, credor, etc. ior um verbo impesseal. p. ex.: pudet, piget, taedet: parece-me, die-se, que te pesa muito a fadiga, mihi videtur ou dicitur te multum pigere laboris (= videtur ou dicitur pigritia laboris multum tenere te); parece-me que lu le arrependes da lua negligência, milii videtur te paenitere neglegentiae tuae.

d) Quando estes mesmos verbos forem seguidos de um adjetivo, p. ex.: credibile, facile, verisimile, etc., p.ex.: não parceia provavel que os Romanos ainda teriam podide sencer a dnibal, non videbatur credibile Romanos adhuc Hannibalom superaturos esse; parece-me provivel que leu pai venha amanha, mihi

verisimile videtur patrem tuum cras venturum esse.

c) Dicitur sempre se constrói impessoalmente quando equivale a afirma-ac, p. ex.: com razão se afirma que o beio é a origem de todos os vicios, recte dicitur otium cese omnium vitiorum quasi fontem et parentem ; é com razão que se ofirma que as Jadigus passadas são agradaveis, vere dicitur jucundos esse actos labores.

# NOMINATIVO NAS INVOCAÇÕES

## O frustra suscepti labores, o spes fallaces et inanes cogitationes meae!

245. -- a) Usa-se o nominativo nas exclamações que tem sentido predicativo, indicando qual é ou uño é uma cousa. Pode ser precedido da interjeição o, p. ex.: oh Jadigas debalde empreendidas, oh esperanças enganadoras e meus vaos pensamentos! O frustra suscepti labores, o spes fallaces et inanes cogitationes meae! Oh casa feliz que adquiria a impunidade; oh infeliz Dejótaro que é acusado pelos seus! Felix ista domus, quae impunitatem adepta sit; calamitosus Dejotărus,

b) Com os pronuncs adjetivos, em regra, usa-se sempre o nominativo, p. ex : que discuesof qui sermo! — quanta erudição! quanta notitia antiquitatis!

c) As vezes, nas invacações, para conferir maior realce ao pensamento, o nominativo substitue o vocativo, p. excescula, o Júpiler, escula lu, o povo Albano, andi, Juppiter, audi tu, populus Albanus (Lie. 1, 24, 7), vai, o povo, pede os per-James an allar da vienem l'esta dá-lová, i, pete virginea. populus, suffimen ab ara: Vesta dabit (Or. Fast. 4, 751). Cf. n. 244, d, pág. 216.

### H

#### VOCATIVO

### Te hortor, mi Plance.

244. — a) O vocativo não pertence ao número dos casos propriamente ditos porque não constitue uma parte integral da oração, é algo de exterior e muitas vezes só exprime uma exclamação. Por este motivo não tem desinência propria, pois em todas as declinações é igual ao nominativo ou ao simples tema.

bi O vocativo indica a pessoa ou a cousa a que se dirige a palavra. Inicia a proposição só nos momentos de grande comoção ou quando se exige mais ativa a atenção de alguem. Nos demais casos vai depois de duas ou três palavras, p. ex.: cavelo-le, ó querido Planco, a enidares da conservação da república, te hortor, mi Plance, at in rempublican incumbas.

2) O vocativo, em regra, carece da interjeicão, a qual só se usa nas exclamação : patéticas, ponde-se então no princípio da oração, p. ex.: é afortunado jovem, que encontro de em Homero um cantor das teus feitos! o fortunate adulescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris!

d) As vezes o vocativo é substituido pelo nominativo, motivo pelo qual, em muitas gramáticas, os dois casos se encontram agrupados (cr. n. 243, c, pág. 216).

c) O atributo e o aposto que o acompanham vão também para o vocativo, e nos poetes, às vezes, tambam o aposto e o atributo que acompanham o predicado, p. ex.: de quais regiões vens lu, o Heitor, tanto esperado? Quibus, Hector ab oris expectate venis? — aonde vais para morrer? Quo, moriture, ruis? — ó Pompeu, primeiro dos meus companheiros, Pompei meorum prime sodalium. Observação. - Às vezes, nas invocações, em lugar do nominativo (Cf. n. 245, a. pág. 216) ou do neusativo (cf. n. 262, pág. 222, a. pág. 224), usa-se o vocativo precedido de o ou pro, p. ex.: que empreendimento maior, à Santo Júpiter, jamais foi realizado nesta cidade? Quae res unquam, pro Sancte Juppiter, in hac urbe est gesta major?

# § III ACUSATIVO

245. — O acusativo indica a pessoa ou a cousa à qual passa imediatamente a ação do verbo; os verbos que regem o acusativo chamam-se transitivos (de transeo = cu passo); os outros intransitivos.

#### ACUSATIVO COM OS VERBOS TRANSITIVOS

#### Dei providentia mundum administrat.

246. — a) O compiemento direto do verbo transitivo, ativo ou depoente, põe-se em acusativo: a providência de Deus governa o mundo, Dei providentia mundum administrat; Cipião expugnou e destruiu Cartago, Scipio Carthaginem expugnavit et delevit; a glória segue a virtude, gloria virtutem sequitur; os oradores imitaram a Demóstenes e Cícero, oratores Demosthenem et Ciceronem imitati sunt (Cf. n. 177, a, pág. 184).

b) Com dois verbos transitivos que regem o mesmo objeto, o português representa este objeto com o pronome demonstrativo depois do segundo verbo; ao invés, o latim omite ou repete o objeto especialmente nas contraposições, p. ex.: a virtude concilia as amizades e as conserva, virtus et conciliat amicitias et conservat (não:

et conservat eas).

#### Spes deficit me.

247. São intransitivos em português, transitivos em latim, os verbos:

a) Juvo, adjuvo, no sentido de ser util, vantajoso, agradavel,

aproveitar, agradar a alguem.

b) Deficio, jalar, jalhar, desfalecer, fazer falla a, p. ex.: spes deficit me, falla-me a esperança; vires me deficiunt, fallamme as forças; voluntas me deficit, desfalece-me a vontade, jalla-me a vontade. — Deficere ab aliquo ad aliquem significa separar-se de alguem, abandonar o seu partido, não continuar a favorecê-lo ou estimá-lo e passar para outro partido. Deficere animo, desanimar; deficere in aliquo, extinguir-se (das genealogias).

c) Effugere, Jugir de, esquivar-se, subtrair-se: hospitis speciem effugere, subtrair-se à aparência de estrangeiros; effugere manus, não se deixar prender; effugere ex manibus, escapar das

mãos (depois de ter sido preso).

d) Sequor e sector, reguir, ir atrás de, ir em companhia de, e todos os seus compostos com exceção de obsequor, obedeço, que quer o dativo.

# Adulescentem decet modestum esse.

248. - a) Os verbos decet, convem; dedecet, não convem, desdiz, querem em acusativo a pessoa a quem a cousa convem ou não convem, c esta vai para o nominativo. Estes verbos têm tambem a terceira pessoa do plural, p. ex.: adulescentem decet modestum esce, ao jevem convem cer modesto; candida pax homines, trux decet ira feras, uma paz sincera convem aos homens, a cruel ira às feras.

b) Têm a mesma construção os impessoais: juvat me, agrada-me, apraz-me, é-me util; me fugit, me fallit, me practérit, escapa-me; quid sit optimum neminem fugit, a ninguem escapa

o que e ótimo = todos sabem o que é ótimo.

# ACUSATIVO COM VERBOS INTRANSITIVOS

# Deflere mortem patris.

249. - Alguns verbos intransitivos tomam muitas vezes um sentido ativo, tais são principalmente os verbos que significam um sentimento da alma, p. ex.: lugëre, flere, deflere mortem patris, cherar a merte do pai; gemere, queri, lamentari calamitatem reipublicae, lamentar as calamidades da república; horrere, reformidare crudelitatem tyranni, destestar a crueldade do tirano; ridere, deridere, irridere stultos, zombar dos estultos; mirari fortitudinem Caesaris, admirar a fortaleza de Cesar.

# Amnis praeterflüit urbem.

- 250. a) Muitos verbos, que são intransitivos na forma simples, podem-se tornar transitivos na forma composta. Na maioria são verbos que indicam movimento em composição com as preposições, in, ad, circum, prae, praeter, trans, per, etc. Assim, por exemplo, os verbos ire, currere, gradi, venire, fluere, etc. são intransitivos na forma simples e transitivos na composta: adire aliquem, ir ler com alguem; adire araculum, consultar o oráculo; transire alpes, passar as Alpes; transcendere murum, escalar o maro; inize urnem, entrar na cidade; subire tectum, entrar em cava; percurrere agros, percerrer es campos: aggredi hostes, assallar os inimigos; circumvenire hostes, rodear or inimigos; amnis praeterfluit urbem, o rio corre ao longo da cidade. Contudo, podem conservar o significado originário intransitivo e então geralmente repetem a preposição, p. ex.: adire ad aliquem.
- b) Tornando-se transitivo admitem naturalmente a construção passiva, p. ex.: nas batalhas encontram-se muitos perigos, multa pericula adeuntur in proeliis, hostes circumveniuntur, urbs praeterfluïtur amne (cf. n. 132, nota V, pág. 138).

#### Mirum somnium somniavi.

251. — Alguns verbos intransitivos têm, às vezes, um acusativo da mesma raiz ou do mesmo significado, que reforça energicamente a idéia; este acusativo chama-se do objeto interno, p. ex.: mirum somnium somniavi, tive um sonho admiravel; miseram vitam vivere, viver uma vida desgraçada; turpem servitutem servire, sujeitar-se a uma vergonhosa servidão; facinus facere, dirigir uma empresa; dictum dicere, etc. Não têm a mesma raiz, mas idêntico significação: vivere aetatem, pugnare proelia, moerēre mortem alicujus, sofrer pela morte de alguem; olêre thymum, cheirar a timo; sapère unguentum, saher a, ter cheiro de unguento; sitire sanguinem, ter sede de sangue.

Observação. — Estes verbos, porem, não se usam na construção passiva; não se diz: sitiuntur honores, olêtur thymus.

#### Hoc gaudeo, illud glorior.

252. — Às vezes, põe-se em acusativo com verbos intransitivos o caso neutro de um pronome ou de um adjetivo de quantidade: hoc, illud, id, quid, aliud, nihil, pauca, multa, cetera, unum, omnia.

Hoc gaudeo, alegro-me com isto;

illud glorior, glorio-me disto (cf. as outras construções n.

204, obs. 2, pág. 196);

hoc te rogo, suplico-te isto (cf. n. 218, obs. 2, pág. 203 e n.

256, a, pág. 221);

multa te admonui, de muitas cousas te advertí (cf. n. 274, b, pág. 230).

Observação. — Muitos destes acusativos tornaram-se verdadeiros advérbios, p. ex.: multura, plurimum, paulum, tantum, quantum, plus, minus, primum, postremum, ceterum, nihil, summum. Por analogia, registramos as seguintes frases poéticas: dulce ridere, suave loqui, acerba fremere, etc.

#### ACUSATIVO ADVERBIAL

#### Suebi maximam partem lacte vivunt.

253. — a) O nome pars e muitos adjetivos neutros usam-se no acusativo como advérbios: magnam partem, em grande parte; maximam partem, na máxima parte; summum, no máximo; nihil, nada, em nada; multum, muito, etc.: Suebi non multum frumento sed maximam partem lacte vivunt, os Suevos não vivem muito de trigo, mas na máxima parte de leite; quattuor aut summum quinque, quatro ou quando muito cinco.

b) São tambem acusativos adverbiais as expressões: id temporis = eo tempore; homo id aetatis - homo ca aetate.

#### DUPLO ACUSATIVO

O duplo acusativo pode ser:

1) Da pessoa e da cousa.

2) Do complemento objetivo e do de lugar.5) Do complemento objetivo e do predicado.

# I) ACUSATIVO DA PESSOA E DA COUSA Doceo pueros grammaticam.

254. — a) Os verbos doceo, ensino, instruo; perdoceo, edoceo, ensino bem, com diligência; dedoceo, desensino; rogo e ora no sentido de peço, e celo, oculto, escondo, constroem-se com dois acusativos, um de pessoa, outro de cousa: doceo pueros grammaticam, ensino a gramática aos meninos; natura docet homines omnes artes, a natureza ensina aos homens todas as artes; te doceo scribere, ensino-le a escrever; rogo Deum vitam et salutem, peço a Deus a vida e a salvação; celavi te mortem patris, ocultei-te a morte do pai.

b) Docere, não se usa na voz passiva. Ser instruido, ser ensinado por alguem em alguma cousa traduz-se por: discere aliquid ab aliquo ou então institui ou imbui aliqua re ab aliquo. Assim em lugar de pueri docentur grammaticam, aos meninos se ensina a gramática, dir-se-á melhor: pueri discunt grammaticam

ou instituuntur, imbauntur grammatica.

Observação. — Doctus, edoctus, em prosa, quase sempre são adjetivos e regem o ablativo: doctus litteris graceis, instruido na literatura gran. Encontra ze tambem: doctus militiam, instruido na acte militar; mas um pronome ou um adjetivo nentro vai para o caso acusativo, p. ex.: doctus muita, instruido em muitas cousas.

c) Celo pode ter tambem o ablativo com de: celo te de morte patris, esta construção é regular na voz passiva. Por isto, pode-se dizer na voz ativa: celavi patrem mortem filii ou tambem celavi patrem de morte filii, mas na passiva só se diz: pater celatus est de morte filii.

Observação. — Doceo, edoceo aliquem de aliqua re significa: interno, aviso alguem a respeito de alguma cousa, p. ex.: te docui de adventu patris, cu le avisei da chegada do pai. Docere aliquem fidibus, ensinar a alguem a locar um instrumento de corda; docere aliquem equo armisque, ensinar a alguem a cavalgar e a esgrimir.

# Tarentini Pyrrhum auxilium poposcerunt.

255.—a) Posco, reposco, flagito, peço, exijo, volicito, querem no acusativo o nome da cousa solicitada e a pessoa a quem se pede a cousa põe-se geralmente no acusativo, não raro tambem no ablativo com a, ab: poscere aliquid aliquem ou ab aliquo: Caesar Aeduos frumentum flagitabat, Cesar pedia trigo aos E'duos; abs te rationem poscent, pedir-te-ão o motivo; Tarentini Pyrrhum auxilium poposcerunt, os Tarentinos pediram auxílio a Pirro.

Observação. -- A construção do ablativo precedido de a ou ab da pessoa a quem se pede é a única da voz passiva, p. ex.: pax ex omnibus partibus a duce flagitabatur, de todas as partes pedia-se paz ao comandante.

- b) Postulo, peço com insistência, pretendo, exijo, em regra, se constrói com o nome da pessoa no ablativo com a ou ab, p. ex.: eu peço com insistência o livro ao amigo, ego postulo librum ab amico.
- c) Peto, peço (para receber uma cousa), quer o nome da pessoa no ablativo com a, ab ou ex: pedir auxílio a alguem, petere auxilium ab aliquo: Marco Cursio pediu o tribunado a Cesar, Marcus Curtius tribunatum a Caesare petiit.

Observação. - Note-se a diversidade de significação segundo as várias construções: petere aliquem, agredir a alguem, p. ex.: Brutus Caesarem petiit, Bruto agrediu a Cesar; Petere castra, petere Galliam, petere Romam, dirigir-se no acampamento, à Galin, à Roma; petere aliquid ab aliquo, pedir alguma cousa a alouem.

#### Rogo te de itinere.

256. — a) Oro, rogo, interrogo e percontor, interrogo, pergunto, têm dois acusativos quando o nome da cousa é um pronome neutro: id te rogo, illud te rogo (cf. n. 218, obs. 2, pág. 203; n. 252, pág. 219); nos outros casos o nome da cousa põe-se, quase sempre, no ablativo com de: rogo, interrogo te de intinere, interrogo-te sobre a viagem; te interroga de iisdem rebus, interrogar-te-ei sobre as mesmas cousas.

Observações. - 1) O verbo percontari, indagar, tem dupla construção. Alem de percontari aliquem de aliqua re, pode-se tambem dizer: percontari aliquid a, ab; ex; de aliquo.
2: Os dois acustivos só são fixos na fórmula parlamentar: rogare aliquem

sententiam, perguntar a alguem o seu parecer.

b) Quaero e sciscitor pergunto (para saber), averigno querem o acusativo de cousa e o ablativo de pessoa com a, ab; ex; de: quaero a te quid facias, pergunto-le o que fazer; Caesar quaerit ex Lisco ea quae in conventu dizerat, Cesar pergunta a Lisco as cousas dilas na assembléia.

c) Consulo tem o acusativo da pessoa e o ablativo com de da cousa: Caesar consulebat Ciceronem de republica, Casar pedia conselho on consultava a Cícero a respeito da república; Cicero consuluit senatum de bello, Cícero consultou o senado a respeito da guerra.

Observação. - Não se confunda consulo te com consulo tibi. Consulo te significa: en le consulto, peço-le conselho; consulo tibi corresponde a: alendo nos leus negócios, tenho evidado dos teus interesses (cf. n. 286, pág. 254).

# Tarentini Archiam poëtam civitate donarunt.

257. - Dono, dou; circumdo, circundo; induo, visto; exuo, despojo, dispo; macto, sacrifico; aspergo, rego; impertio, reparto; misceo, misturo, etc., podem ter construção dupla. Pode-se dizer: donare eliquem aliqua re (instrumento ou meio) ou donare aliquid alicui, p. ex.: mihi populus Romanus donavit immortatalitatem, o povo Romano me deu a imortalidade ou então me populus Romanus immortalitate donavit; Archiam poëtam Tarentini civitate donarunt, os Tarentinos deram ao poeta A rquias o direito de cidadão; milites castra fossa circumdederunt ou milites castris fossam circumdederunt, os soldados fizeram um fosso ao redor do acampamento; Dejanira Herculi tunicam centauri induit, Dejanira vestiu a Hércules com a túnica do centauro; adspergere aram sanguine, regar um altar com sangue; adspergere aquam fleribus, regar as flores com água; mactare legiones diis manibus ou deos manes legionibus, sacrificar aos deuses com as legiões ou honrar os deuses com as legiões; miscere vinum aquã ou aquae e tambem cum aqua, misturar vinho com água.

Observações. — 1) Esta dupla construção conserva-se tambem na voz passiva, p. ex.: voz ativa: Romani donaverunt Ciceroni civitatem, voz passiva: a Romanis Ciceroni civitate donaverunt Ciceronem civitate, voz passiva: A Romanis Cicero civitate donatus est.

2) Com o verbo induo na voz ativa dir-se-á mais comumente, p. ex.: alicui tunicam, arma, e na passiva: induor veste. Na poesia, e às vezes tambem na prosa, se encontra um acusativo de relação (cf. n. 218, pág. 203), p. ex.: induitur vestem, galeam, loricam, ctc.

# 2) ACUSATIVO DO COMPLEMENTO OBJETIVO E DO DE LUGAR

# Hannibal exercitum Alpes traduxit.

258. — Usam-se também dois acusativos, um do objeto, outro do lugar, com os verbos que significam levar alem, levar de um lugar para outro, como traduco, trajicio, transporto, transmitto, p. ex.: Anibal Jez passar doze mil cavaleiros alem do Ibero (Ebro), Hannibal duodecim milia equitum Iberum transduxit (-duxit trans Iberum); Anibal jez passar o exército alem dos Alpes, alem do Reno, Caesar Mhenum exercitum trajecit. — Na converção passiva lica e acusativo que depende da preposição, p. ex.: duodecim milia equitum ab Mannibale Iberum transducti sunt; exercitus Alpes traductus est.

# 5) ACUSATIVO DO COMPLEMENTO OBJETIVO E DO PREDICADO

# Hic nuntius effecit me beatum.

259. — Exigem dois acusativos: o primeiro o do objeto direto, o segundo o do nome predicado:

- a) Os verbos puto, habeo, duco, existimo, etc., dico, appello, voco, nomino, etc. (cf. n. 172, b, pág. 180; n. 236, c, obs., pág. 213).
- b) Os verbos que indicam tornar, fazer, como: facere, efficere, reddere, etc., p. ex.: esta notícia tornou-me feliz, hic nuntius effecit me beatum.
- c) Notem-se as frases: praebere se bonum patrem, optimum civem, mostrar-se um bom pai, um ótimo cidadão; praestare se malum poëtam, mostrar-se um mau poeta.
- d) Gerere se, sempre se une a advérbios, p. ex.: gerere se fortiter, hostiliter.

#### VERBOS IMPESSOAIS (\*)

#### Petrum paenitet suae neglegentiae.

- 260. Os verbos impessoais paenitet, arrependo-(me); piget, pejo-(me); pudet, envergonho-(me); taedet, enjado-(me); miseret, compadeço-(me), querem:
- a) No acusativo o nome da pessoa ou do pronome (pessoal ou demonstrativo, etc.) que experimenta o arrependimento, o enfado, a vergonha, o desgosto, piedade ou compaixão, p. ex.: Pedro se arrepende da sua negligência, Petrum paenitet suae neglegentiae; eu me arrependo de minha negligência, paenitet me neglegentiae meae.

Observação. — Na terceira pessoa não se diz: se paenitet, se taedet, etc., mas eum paenitet. eum taedet, etc., p. ex.: dutónio se enfactia, Antoniu a taedet; Pedro joi neglicante, mas agora ele se arrepende e se ravergonha de sua neglicância. Petrus neglegens fuit, sed nunc eum paenitet et pudet saua neglegentiae; eter se arrependem, eos paenitet. — Estes verbes só exigem o pronome reflexivo se (e suus. a, um) quando dependem de outro que indique dizer, declarar, mostrar e semelhantes, e o sujeito da principal é igual ao da dependente, p. ex.: ele diz que se arrependeu de sua negligência, ille dicit se paenituisse suae neglegentiae. Se se disessae: ille dicit eum paenituisse, etc., significaria que aquele, isto é, uma outra pessoa, se arrependeu da sua negligência.

- b) A cousa de que alguem se arrepende, se desgosta, sente piedade, etc.:
- I) Vai para o genitivo, se for um substantivo ou um pronome pessoal, p. ex.: a muitos enfada o trabalho, multos piget laboris; minha mãe, eu me compadeço de ti e tenho vergonha de mim, mea mater, tui me miseret, mei piget.
- II) Vai para o acusativo neutro, se for um prenome neutro, p. ex.: o sábio nada faz de que se possa arrepender, sapiens nihil facit quod paenitere possit.

<sup>(\*)</sup> Cf. n. 140, III, pág. 149.

III) Para o infinito ou com uma proposição dependente causal com quod, se lor um verbo, p. ex.: eu não me arrependo de ter vivido, non me paenitet vixisse; arrependo-me de ter-te ofendido, quod te offendi me paenitet.

Observação. -- Com a forma do gerundivo, a pessoa vai para o dativo, p. ex.: raihi audaciae paenitendum est (cf. n. 598, c).

# Incipit me pudere vitae meae.

261. — a) Quando os infinitos paenitere, taedere, etc., estão precedidos de um auxiliar como vidēri, debēre, solēre, posse, coepisse, incipere, desinere, esses auxiliares tornam-se igualmente impessoais: começo a envergonhar-me da minha vida, incipit me pudēre vitae meae; começas a envergonhar-te da tua vida, incipit te pudēre vitae tuae; Pedro começa a envergonhar-se da sua vida, Petrum incipit pudēre vitae suae; nós começamos a arrepender-nos da nossa vida, nos incipit paenitere vitae nostrae; vós começais a arrepender-vos da vossa vida, vos incipit paenitere vitae vestrae; os Romanos começam a arrepender-se da sua audácia, Romanos incipit paenitere audaciae suae.

Parece-me que estou aborrecido da vida, me videtur tae-

dere vitae.

Parece que vós estais aborrecidos da vossa vida, vos videtur taedere vitae vestrae.

Parece que os preguiçosos estão aborrecidos da sua vida,

pigros videtur taedere vitae suae.

b) Com os verbos servis que exprimem desejo ou vontade como: volo, nolo, malo, cupio, usa-se outra construção: os verbos servis usam-se pessoalmente e os impessoais vão para o subjuntivo as mais das vezes sem ut, p. ex.: volo te paeniteat peccati tui, quero que tu te arrependas da tua falta.

# ACUSATIVO NAS EXCLAMAÇÕES

#### Me miserum!

262. — a) Muitas exclamações põem-se em acusativo ou só ou acompanhado de o, heu: me miserum, injeliz de mim! heu me miserum, oh injeliz de mim! o fallacem hominum spem, oh jalaz esperança dos homens! o miserum senem, oh velho injeliz!

Observações. - 1) En, ecce, cic, preferent o nominativo, mas se encontram também com o acusativo, p. ex.: en tua sapientia ou en tuam sapientiam, eis a tua sabedoria.

2) Hei, vac exigem o dativo, p. ex.: vae victis, ai dos vencidos?

b) Pro exige o vocativo, p. ex.: pro di immortales! oh! deuses imortais! pro pudor! oh! vergonha! (cf., n. 152, a, pág. 162) e o acusativo na frase: pro deum atque hominum fidem, pela fé dos deuses e dos homens! Pela proteção dos deuses e dos homens!

c) Ao nosso Viva, à saude, fórmula própria dos brindes, corresponde em latim a exclamação bene com o acusativo: bene tel bene vos!=jubeo (cupio) te, vos bene valere ou com o dativo: bene tibi, bene vobis=bene sit tibi, vobis=à lua, à vosta saude.

#### § IV

#### GENITIVO

- 263. O caso genitivo geralmente serve para completar a noção de algum substantivo ou adjetivo. Podem-se distinguir as seguintes espécies de genitivos:
  - 1) Genitivo determinativo (subjetivo e objetivo).

2) Genitivo declarativo.

3) Genitivo possessivo.

4) Genitivo partitivo.

5) Genitivo na regência dos adjetivos.

6) Genilivo na regência dos verbos.

#### 1) GENITIVO DETERMINATIVO

#### Metus bostiúm.

264. - Genilivo determinativo é o que especifica o substantivo que rege, p. ex.: metus hostium, temor dos inimigos; amor

patris, amor do pai.

O genitivo determinativo pode ter duplo sentido, conforme representa o sujeito ou o objeto na ação. Assim, p. ex.: metus hostium pode significar já o temor que temos nós dos inimigos, já o temor que os inimigos têm de nós. No primeiro caso chama-se genitivo objetivo, porque, transformando o substantivo metus em verbo, o genitivo hostium tornar-se-ia complemento objetivo: nos metuimus hostes; no segundo caso chama-se genitivo subjetivo, porque mudando o substantivo metus em verbo, o genitivo hostium tornar-se-ia sujeito: hostes metuunt nos.

Observações. — 1) Para evitar ambiguidades, às veses, usam-se preposições: p. ex.: amor erga parentes, odium in cives, timor ab aliquo, etc.

2) Frequentes vezes encontre-se o genitivo subjetivo regulo peios ablativos causa, gratia, usados como preposições para indicar um escopo que se procura alcançar (cf. n. 203, c, pág. 195), p. ex.: honoris causa, para honra: mei commodi gratia, para minha vantagem; hace dicit ridendi causa, diz estas commo para lazer cir. Tambem, no mesmo modo, para indicar a causa, usa-se a conjunção antiquada ergo, que só se encontra em formulas determinadas, p. ex.: victoriae ergo, por causa da vitória. Tambem o substantivo indeclinavel instar inualdade, equivalência (cf. n. 42, d, pág. 47), é usado como preposição e rege o genitivo, p. ex.: tu mihi es magistri instar, tu mihi es patris instar, tu me Jazes de mestre, de pai. Instar, em regra, se pospõe ao caso; só se antepõe na frase: instar omnium esse, valer por todos, p. ex.: Plato mihi unus est ad instar omnium, no meu uizo Platão vale por todos.

3) Os possessivos meus, tuus têm valor subjetivo, os genitivos dos pronomes pessoais têm valor objetivo, p. ex.: amor tui meus (=ego amo te), o amor que en tenho para contigo; amor mei trues ( - tu amas me), o amor que la tens para comigo. E assim é necessário distinguir entre timor mei e timor meus; o primeiro significa o temor que outros têm de mim, o segundo o temor que eu tenho de outros.

# 2) GENITIVO DECLARATIVO

# Dulce nomen est pacis.

265. — Genilivo declarativo on apositivo é o que determina o sentido geral de um outro substantivo, p. ex.: nomen, arbor, virtus, etc. - Diz-se tambem apositivo porque substitue um aposto em que o genitivo (cf. n. 174, b, pág. 181) perfence a uma proposição oculta, p. ex.: arbor fici=arbor quae dicitur ficus; dulce nomen est pacis, é suave o nome de paz; virtus justitiae, a virtude da justiga.

# 3) GENITIVO POSSESSIVO

# Domus regis.

266. — a) Genitivo possessivo é o que determina a pessoa a quem pertence uma cousa: domus regis, a casa do rei; domus Philippi, a casa de Filipe; oratio Ciceronis, o discurso de Cícero;

aedis Saturni, o templo de Salurno.

b) Muitas vezes em lugar do genitivo possessivo, emprega-se um adjetivo: fabulae Plauti ou melhor fabulae Plautinae, as comédias de Plaulo; fabulae Terentii ou melhor fabulae Terentianae, as comédias de Terêncio; carmina Vergilii ou carmina Vergiliana.

Observação. -- às capressões: de mim, de h, le nos, etc., sempre se traduzem com o adjetivo possessivo correspondente, p. ex.: a origem de nés (=nessa), origo nostra.

# Regis est tueri cives.

- 267. -- a) O verbo esse seguido de um genitivo pode significar: é dever de, é próprio de, p. ex.: stultorum est, é próprio do estullos; patris est, é dever do pai; regis est, é dever do rei; consulis est, é dever do consul; imperatoris est, é próprio do capitão; regis est tuer: cives, é dever do rei proleger or cidadãos; imperatoris est de periculis belli judicave, é próprio do capitão julgar dos perigos da querra.
- b) Pode-se dizer: stultum est dicere, é cousa estulta dizer e stulti est dicere, é próprio do estulto dizer, mas se o adjetivo tem uma só terminação, usa-se só o genitivo: sapientis est dicere.

Observações.— 1) Às vezes a esse une-se proprium, munus, officium, negotium, p. ex.: judicis officium est, é dever de juiz.

2) Ao genitivo dos pronomes pessoais (mei, tui, sui, etc) substitue-se o neutro do possessivo correspondente (meum, tuum, suum, nostrum, vestrum) p. ex.: nostrum est parentes amare, é nosso dever (= é dever de nos) amar os pair; tuum est parentibus obtemperare, é teu dever obedecer aos pais; meum est consulis, é meu dever de vonsul ( = é dever de mim consul) invigilare.

#### Ob meam ipsius diligentiam.

268. — Os possessivos meus, tuus, etc. têm o valor de um genitivo possessivo (meus, de mim; tuus, de ti), por conseguinte, acrescentando-se-lhes qualquer determinação, esta vai para o genitivo, p. ex.: ob meam ipsius diligentiam, por causa da diligência de mim mesmo; tua unius manu, pela mão de ti só; mea absentis consilia, os conselhos de mim ausente. E' uma espécie de constructio ad sensum (cf. n. 171, a, pág. 179; n. 322, b, pág. 253).

#### 4) GENITIVO PARTITIVO

#### Multae istarum arbörum mea manu satae sunt.

269. — O penitivo partitivo significa parte de um todo, e se

emprega:

a) Com os numerais e adjetivos de quantidade, p. ex.: septimus atque ultimus regum, o sétimo e o último dos reis; pauci civium, poucos cidadãos; multi militum, muitos soldados; multae istarum arborum mea manu satae sunt, muitas destas árvores foram plantadas por mim. (Cf. n. 63, c, nota 5, pág. 70).

b) Com os comparativos e superlativos, p. ex.: major fratrum, o maior de dois irmãos; maximus fratrum, o maior dos

irmãos.

c) Com os pronomes, especialmente indefinitos e interrogativos, p. ex.: quis mortalium? qual dos mortais? nemo mortalium,

nenhum dos mortais.

d) Com os advérbios (satis, parum, etc.), ou pronomes neutros (hoc, illud, id, idem, aliquid, nihil, etc.), ou adjetivos neutros substantivados (multum, plurimum, minus, etc.), p. ex.: satis modestiae; nihil prudentiae; hoc mali (isto de mal); multum pecuniae (muito dinheiro); minus prudentiae.

Observações. — 1) Em lugar do genitivo partitivo encontra-se também ex ou de com o ablativo, especialmente com os numerais, com os pronomes e adjetivos de quantidade e com os superlativos, p. ex.: complures ex nostris militibus, nutios dos nessos soldados; ex hostibus sexaginta cecimi, cairam essenta dos inimigos; duac ex nostris navibus, duas das nossas naue; quidam ex amicis, alguns dos amigos; fidelissimus de servis, o mais fiel dos servos ou também in servis e menos bem inter servos. (Ci. n. 514, pág. 248; n. 65, c, nota 5, pág. 70).

2) Unus, a, um em lugar do genitivo partitivo prefere o ablativo com e, ex ou de, in ou o acusativo com inter, p. ex.: unus ex septem sapientibus, um dos sele sábios; unus ex ou de meis arricis, um dos neus amigos; Thales, qui sapientissimus in septem fuit (Ciccio), Tales que foi o mais doulo dos sele sábios; ipse honestissimus inter suos numerabatur (Ciccro), (Róscio) era considerado como o mais honesto dos seus (Cf. n. 65, c, nota 5, pág. 70).

Exige, porem, o genitivo quando a numeração continua, p. ex.: toda a Gália está dividida em três partes, uma das quais é habitada pelos Belgas, outra pelos Aquitanos, a terceira pelos Gauleses, omnis Gallia est divisa in tres partes, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam Galli.

5) Plerique, pleracque, pleraque. — A maior parte dor homens, das mulheres, dos animais pode-se traduzir: plerique hominum, pleracque mulic-

rum, plerăque animalium, mais elegantemente, porem, se diz; plerique homines, pleraeque mulieres, pleraque animalia, às vezes, no singular, se encontra juventus pleraque, exercitum plerumque, Mas as expressões: a maior parte de nor, de vos, etc. traduzem-se sempre com o genitivo partitivo: plerique nostrum, vestrum, etc.

4) Uter, uterque e neuter, seguidos de um substantivo, concordam com cle em gênero, número e caso, p. ex.: utra lex? qual das duas leia? uter populus? qual povo? (lalando-se de dois) utrius populi? aterque consul, um e outro consul, utrique consuli; uterque rex, etc.; utrum consilium capiam? qual dos dois

pareceres seguirei eu?

Seguidos de um pronome (possessivo, pessoal ou relativo) querem este pronome em caso genitivo (partitivo), p. ex.: uter nostrum? tu an ego? quem de nos dois? tu ou cu? quorum utrum? uterque nostrum; uterque vestrum; corum uterque, quorum uterque, horum cum utreque etc.. mas se o pronome for neutro dir-se-à regularmente: illud utrumque, quod utrumque.

 j — a) Não se usa o genitivo partitivo ou construção equivalente quando os numerais (definitos ou indefinitos) não indicam parte de um todo, mas o próprio todo, p. ex.: nos, que somos trezentos, juramos, trecenti juravinus, ao passo que trecenti nostrum juraverunt, trezentos de nos (= só trezentos de nos), (e nos somos mais de trezentos) jurarum; Niobe omnibus liberis, quos duodecim habuit (dos quais lese doze), orbata est; duo consules ejus anni (dos dais cânsules daquele ano) alter ferro, alter morbo periit.

b) A mesma regra se aplica a multi, pauci, plurimi, nonnulli quando não indicam parte de um todo, mas o próprio todo, p. ex.: socoerer-me-ão os amigos (e todos os amigos sem exceção), dos quais en tenho muito, amici adjuvabunt, quos multos habeo, mas na fease: or amigos dos quais muitos experimentei...

(mas não todos) dis-se-á amici, quorum multos expertus sum...

#### Ubi terrarum?

270. - Tambem os advérbios de lugar se podem construir com o genitivo partitivo: gentium, loci, terrarum, p. ex.: ubique gentium, em lodas as nações, em toda a parte; ubi terrarum?

em que parte do mundo? hic loci, aquí.

Lívio e os escritores posteriores empregam tambem: eo insaniae processit ut..., chegou a tal ponto de loucura que..., co amentiae pervenerat ut..., chegara a tal extremo de loucura que...: eo arrogantiae pervenerat ut..., chegara a lal ponto de arrogância

Cicero e Cesar, porem, dizem regularmente: ad eam insaniam, ad eam amentiam, ad eam arrogantiam pervenerat

ut ...

#### Nihil novi.

271. - Muitas vezes um pronome neutro (cf. n. 269, d, pág. 227) é determinado por um adjetivo. Nestes casos, se o adjetivo for da primeira classe, em vez de fazê-lo concordar com o pronome, pode-se por no genitivo partitivo, p. ex.: nada de novo - nihil novum ou nihil novi ; aliquid magnum ou magni.

Se o adjetivo for da segunda classe, concorda com o pronome: nihil molle, não nihil mollis; aliquid memorabile, não

aliquid memorabilis.

Se os adjetivos, porem. forem dois, um da primeira classe e outro da segunda, o primeiro atrai o segundo, p. ex.: nada de novo e de memoravel, nihil novi ac memorabilis ou nihil memorabile ac novum.

# 5) GENITIVO COMPLEMENTO DOS ADJETIVOS

#### Avidus laudum.

272. - a) Os adjetivos que exprimem desejo, aversão, conhe-

cimento, posse e lembrança querem depois de si o genitivo:

I) Cupidus, desejoso; avidus, ávido; studiosus, zeloso, cuidadoso; fastidiosus, desdenhoso; etc., p. ex.: avidus laudum, desejoso de louvores; Epaminondas studiosus erat audiendi, Epaminondas era desejoso de ouvir.

II) Peritus, perito, habil; imperitus, inhabil; rudis, inscius, ignorante; insuetus, não acostumado; gnarus, ignarus, conscius, inconscius, etc., p. ex.: Cato juris civilis peritissimus

fuit. Calão foi muito perito no direito civil.

III) Particeps, participante de: expers, não participante de; plenus, cheio (cf. n. 231, d, pág. 209); inops, pobre; impotens, etc., p. ex.: bestiae rationis et orationis sunt expertes, os animais são privados da razão e da palavra.

IV) Memor, o que lembra: immemor, o que não lembra,

p. ex.: memor beneficii, lembrado do beneficio

b) Muitos participios presentes querem depois de si o genitivo se são empregados adjetivamente, isto é, se não exprimem uma ação isolada, mas uma qualidade constante: p. ex.: appetens, amans, diligens, colens, fugiens, intellegens, metuens, efficiens, sciens, observans, tempérans, patiens, impatiens e semelhantes, p. ex.: amans patriae, amante da pátria, patriota; patiens laboris, disposto a suportar a jadiga; intellegens artium, conhecedor das artes; metuens deorum, temente aos deuses; Romani semper appetentes gloriae atque avidi laudis fuerunt, or Romanos torma sempre desejosos de glória e ávidos de clogio.

Observação. — Quando o particípio exprime ação momentânea, rege o caso do seu verbo, pelo que, appetens gloriae, quem por natureza é de ejoso de alória e appetens gloriam, quem deseja a alória num momento determinado; assim também patiens frigoris, quem está acoclumado a sofrer o frio; patiens frigus, quem presentemente sofre o frio; metuens legum, observante das leir; metuens leges, é o que teme e observa as leis alualmente, no momento.

# 6) GENITIVO DEPOIS DOS VERBOS

#### Vivorum memini.

273. – a) Os verbos meminisse, reminisci, lembrar-se; oblivisci, esquecer-se, querem depois de si o nome da pessoa em genitivo; o da cousa no genitivo ou acusativo, p. ex.: vivorum memini ne c possum oblivisci mortuorum, lembro-me dos vivos e não posso esquecer-me dos mortos; non oblitus sum mei, não me esquecí de mim; adulescentes meminerint verecundiae, lembrem-se os jovens da modéstia, não esqueçam a modéstia; est stultitiae oblivisci

suorum vitiorum, é próprio dos estultos esquecerem-se dos seus defeitos; beneficia meminisse debemus, devemos recordar-nos dos beneficios.

b) Com recordari, o nome da cousa põe-se no genitivo ou no acusativo; mas o nome da pessoa vai para o ablativo com de: recordari rem ou rei; mas sempre: recordari de aliquo.

Observação. - Todos os verbos que indicam recordar-se ou esquecer-se exigem em acusativo (de relação, cr. n. 218, obs. 2. pág. 201) a cousa lembrada ou esquecida, quando esta for expressa por um adjetivo ou pronome neutro, p. ex.: oblitus sum omnia, cu me caquect de tudo; ea reminiscere, quae digna tua persona sunt, recorda-le do que é digno de lua peesoa; hoc memini, lembra-me disto; id oblitus sum, esqueci-me disto.

c) A frase mihi (tibi, nobis, vobis, ei, etc.), venit in mentem é impessoal e se constrói com o genitivo, p. ex.: mihi venit in mentem patris, recordo-me do pai; mihi venit in mentem consilii tui, lembro-me do teu conselho.

A construção pessoal só se encontra com um pronome ou adjetivo neutro, p. ex.: nonnulla nobis veniebant in mentem,

recordávamo-nos de algumas cousas.

# Admonui cum de periculo.

274. - a) Põe-se em ablativo com de, raramente no genitivo, o complemento indireto dos verbos monere, admonere, commonere, advertir; certiorem facere, informar de: admonui eum de periculo, adverti-o de perigo; certiorem eum feci de morte fratris, sí-lo ciente da morte do irmão.

b) Se o objeto indireto for um pronome neutro, põe-se em acusativo, p. ex.: hoc te monebo, cu le avisarei disto; illud Cice-

ronem monui, disto advertí a Cicero (cf. n. 252, pág. 219).

# Regis interest.

275. - O verbo impessoal interest, importa, quer:

a) No genitivo o nome da pessoa ou da cousa a quem uma cousa importa: importa ao rei. regis interest; importa a Cesar, Coesaris interest; importa ao bem público salutis communis interest; importanos a ambos, utriusque nostrum interest.

b) O nome da cousa a que importa, as vezes, põe-se tambem no acusativo com ad: importa à glória do estado, ad laudem civitatis interest; importa à salvação do estado, ad salutem reipublicae interest; ad honorem nostrum interest.

#### Mea refert.

276, - Com refert e interest, importa, em vez do genitivo do pronome pessoal, usa-se o ablativo mea, a mim; tua, a ti; nostra, a nós; vestra, a vós; sua, a si; a ele, a ela, a eles, a elas; lhe, lhes (tendo sempre em vista as regras sintáticas sobre o uso do pronome reflexivo suus, sua, suum (cl. n. 320, pág. 250), cujus ou cuja, p. ex.: importa-me a mim, mea refert; que te importa a ti? quid tua refert? exerceveu o pai que muito lhe (= a si) importa que aproveites nos estudos, scripsit pater sua magnopere referre te in studiis proficere, a ninguem importa mais do que a nós, nullius interest magis quam nostra; a ninguem importa mais do que a vós, nullius interest magis quam vestra; há hoje alguma pessoa a quem importa que permaneça esta lei? Quis est hodie cujus (ou cuja) interesit istam legem manere?

Observações. -- l) Com refert, que tem a mesma significação de interest, no letim clássico, quase não se usa o gentivo de pessoa, mas só a construção com o ablativo do pronome mea, tua, sua, etc., p. ex.: importa-me a mim. mea refert; que le importa a til quid tua refert?

 Refert propriamente significa: com referência a uma con a ( re), ¿ util (= fert). Dal o ablativo meã, tuã, etc.

#### Mea refert to valere.

- 277. a) A cousa que importa, isto é, o sujeito destes verbos. pode-se exprimir com o acusativo de um pronome neutro (id. illud. quod, quid, etc., porque o sujeito da proposição subjetiva vai para o caso acusativo, (cf. n. 377, a; 376, b, pags. 274, 273) com um simples infinito, com uma proposição dependente no infinito com o acusativo ou no subjuntivo com ut ou ne: isto importa a mim e não a ti, hoc mea refert, non tua; importa-me a mim fazer isto, mea interest hoc facere; importa-me que passes bem, mea refert te valere; importa ao mestre que os discípulos sejam bons e diligentes, interest praeceptoris diligentes et bonos esse discipulos; importa muito aos teus interesses vires quanto antes, multum interest rei familiaris tuae te quam primum venire; importa-nos muitissimo a ambos que eu conferencie conligo, plurimi interest utriusque nostrum ut te conveniam; importa-nos muitissimo que la estejas em Roma, permagni nostra interest te Romae esse; importa mui-Ussimo à república que Dolabela seja vencido, magnopere interest republicae opprimi Dolabellam.
- b) Pode-se tambem exprimir com utrum... an e o subjuntivo (interrogativa indireta), p. ex.: quid refert utrum voluerim id fieri, an gaudeam factum? que importa se cu livesse querido que isto se fizesse ou que me alegre por se ter feito isto?

Observações. — 1) Se a pessos a quem uma consu importa é a mesma que é sujeito do infinito, não se exprime o sujeito do infinito p. ca.: tua interest valere e não tua interest te valere.

2) A cousa que importa, muitas vezes, é expressa em português com um substantivo, p. ex.: muito importa ao mestre o dibpéneia e bondade dos seus direípulos. O latim nunca emprega o substantivo, mas ordinariamente recorre a uma proposição infinitiva ou subjuntiva: multum interest praeceptoris ut discipuli diligentes et boni sint (cf. letra, a, deste mesmo número).

#### Nostrum omnium interest.

278. - a) Se ao nome ou prononte de pesson se acrescentar um aposto. a lingua latina o exprime por meio de uma proposição relativa com qui, quae, quod, p. ex.: an concul Cicero muito importava. Ciceronis, qui consul erat, multum intererat; interesses neandemente a vés pais que os voscos filhos possam fazer aqui os seus estudos, venementer interest vestra, qui patres estis, liberos vestros hic potissimum ediscere; a vos voldados importa muito terdes um bom comandanie, multum vestra interest, qui milites estis, praestantem habere

b) As feases: importa a nós todos, a vás todos se traduzem nostrum, vestrum omnium interest, refert, etc. (e não omnium nostra, vestra); a nós mesmos, a vás mesmas; a mim mesmo; só a mim, só a li, etc.: nostra ipsorum, vestra ipso-

rum, mea ipsius; mea solius, mea unius; tua solius, tua unius interest, etc.
c) As vezes interest significa diferencia-se, ha diferencia, p.ex.: inter hominem et beluam hoc raaxime interest, quod..., entre e homem e o animal passa esta diferença, que..., quid interest inter suasorem facti et probatorem? que diferença há ente: quem aomoetha uma ação e quem a aprova?

# Mea permagni interest.

279. — () quanto uma cousa importa se exprime com os adverbios multum, plus, plurimum, tantum, parum, minus, minime, magis, maxime, magnopere, com nihil ou com os genitivos de preço tanti, quanti, magni, permagni, pluris, minoris, plurimi, minimi, etc., p. ex.: o que acima de tudo me importa é ver-le, illud mea permagni interest ut te videam.

# DATIVO

# Do vestem pauperi.

280. — Põe se no dativo o nome da pessoa ou da cousa para a qual ou em vista da qual se faz a ação. O dativo latino corresponde ao nosso:

1) Objeto indireto: dou vestuário ao pobre, do vestem pauperi; prometo o meu trabalho aos amigos, polliceor amicis

operam meam.

2) Complemento de vantagem ou desvantagem que é o que responde a pergunta: em favor de quem ou de que cousa? em prejuizo de quem ou de que cousa? p. ex.: não nascemos só para nós, nou nobis solis nati sumus.

3) Complemento predicativo: isto me é causa de grande

der, hoc mihi magno dolori est.

# DATIVO DO OBJETO INDIRETO

# Scribo ad te ou tibi epistulam.

281. — Os verbos scribo, escrevo; rescribo, respondo por escrito; mitto, mando; fero, levo; do, respondeo, etc., querem o seu objeto indireto no dativo ou acusativo com ad, p. ex.: eu te escreví um a carta, ego tibi ou ad te espitulam scripsi.

Observação. — A construção do acusativo com ad é preferivel quando na irase predomina a idéia de lugar: dare epistulam alicui — dá-la a alpuem para a entregar ao destinatário; dare epistulam ad aliquem = endereçá-la a alguem = escrever a alguem. No frase mittere legatos prevalece sempre a idéia de movimento, logo dir-se-á ad aliquem.

#### Haec via ducit ad urbem.

- 282. a) Quando o verbo indica direção para um lugar como ir a, levar a, ou inclinação para uma cousa, como exorlar a, excilar a, o objeto indireto não se põe no dativo, mas sim no acusativo com ad, p. ex.: este caminho leva à cidade, haec via ducit ad urbem; exorto-te ao trabalho, ego te hortor ad laborem.
- b) Do mesmo modo se constroem, na terceira pessoa do sinlar e plural, os três verbos de uso muito frequente: pertinere, attinere, spectare, p. ex.: hoc ad officium meum pertinet, ida se refere ao meu dever; quod ad me attinet, pelo que me diz respeito; haec nihil ad te attinent, estas cousas não te dizem respeito.

#### Studeo grammaticae.

283. — O latim quer o dativo com muitos verbos que em português são quase sempre transitivos, p. ex.: studeo grammaticae, estudo a gramática; favere alicui, favorecer alguem; persuadere alicui, persuadir alguem; nubere alicui, casar-se com alguem.

Tais são ainda: invidere alicui, invejar alguem; occurrère alicui, encontrar alguem; parcère alicui, poupar, perdoar a alguem; succurrère, auxiliari, opitulari alicui, socorrer alguem; blandīri alicui, adular, acariciar alguem; medēri alicui, medicar alguem; benedicere alicui, bendizer alguem; maledicere alicui, insultar alguem; supplicare alicui, suplicar alguem; nocēre alicui, preiudicar alguem.

Observações. — 1) Estes verbos na construção passiva tornam-se impossoais, e, ao passo que em português se dias su sou, lu éa, ele é invendo, nos somos, vós sois, eles são invejados, na lingua latina fica o dativo que o verbo exige, e este vai para a terceira pessoa do singular: mihi, tibi, illi, nobis, vobis, illis invidetur, p. ex.: mihi invisum est, cu jui invindo; mihi persuadetur, deixo-me persuadir mihi persuadum est, fui persuadulo; non parcetur labori. não se poupará ao trabalho; favêtur actati, lem-se em consideração a idade.

2) Por conseguinte se estes verbos passivos dependent no infinito de um verbo servil: possum, debeo, soleo, coepi, etc., o verbo servil se constrói impesso-almente na terceira pessoa, p. ex.: os ricos costamam ser invejados, divitibus invideri solet; ca não pude, não posso, não poderei persuadir-me... mihi nunquam potuit, potest, potuerit persuaderi...

#### Defuit officio.

284. — a) Os verbos compostos do verbo esse constroem-se com o dativo, p. ex.: adesse amicis, estar com os amigos; praeesse classi, comandar a frola; defuit officio, fallou ao seu dever; tibi dest consilium, falta-te critério; inimicis obsum, causo dano

aos inimigos; nec sibi nec alteri prosunt, não são uleis nem a si, nem aos outros; adesse alicui, assistir a alguem; adesse in convivio, achar-se presente num banquete.

b) Excetua-se absum com o ablativo, p. ex.: abesse ab urbe, a periculis, estar longe da vidade, dos perigos (cf. n. 223, b,

pag. 205).

c) Inesse prefere o ablativo com in = inesse in, p. ex.: inest vultu serenitas, no roslo está gravada a serenidade. Contudo pode-se dizer: inerat Metello (dat.) ou in Metello magna superbia, achava-se (havia) em Metelo grande soberba.

Observações. - 1) Note-se a diferença de construção e de significação entre as duas expressões adesse alicui, assistir a alguen e adesse in convivio, achar-se presente num banquete.

2) Possum, também composto com esse, é verbo servil e como tal se constrói (cf. n. 361, pág. 264).

# Amicus irascitur mihi.

285. — a) Constroem-se com o dativo os verbos irasei, succensere, estar irritado contra alguem; adversari, reniti, refragari, opor-se a alguem, lular com alguem; Cato irascitur mihi, Catão está irritado contra mim.

Observação. - O particípio iratus do verbo irascor, tem força de adjetivo: iratus sum, cetou irritado, mas para se dizer cu me irritei se dirá succensui,

b) Os verbos fidere, confidere, confiar, ter confiança em alguem, constroem-se regularmente com o dativo; tratando-se, porem, de cousas, encontra-se tambem o ablativo sem preposição, p. ex.: tibi confido, confio em ti; mas pode-se dizer: virtuti ou virtute militum dux confidebat, o comandante tinha confiança no valor dos soldados.

O participio confisus, confiando, rege sempre o ablativo sem preposição.

c) Diffidere, desconsiar de, desesperar, exige sempre na boa prosa o dativo tanto de pessoa como de cousa, p. ex.: diffido vestrae saluti, desconfio da vossa salvação.

#### Consulo tibi.

286. - Alguns verbes constroem-se tanto com o dativo como com outros casos, mas o sentido é diverso, p. ex.: consulo tibi, alendo aos leus interesses; consulo te, en le consulto, peço-le conselho (cf. n. 256, c, obs., pág. 221).

> Prospicere patriae, velar pelo bem da pátria; prospicere res futuras, prever o juluro. Vacare militiae, atender ao serviço militar;

vacare militia, estar isento do serviço militar.
Temperare irae, moderar a indignação;
temperare ab injuria, abster-se da injustiça.
Timere hostem, temer o inimigo;
timere libertati patriae, temer pela liberdade da pátria.
Cavere canem ou a cane, guardar-se do cão;
cavere sibi, prover a si, etc., etc.

#### Injicere tumultum civitati.

287. — Com os verbos compostos com ad, cum, in, inter, post, sub, super, ora se põe no dativo o complemento indireto, ora se repete a preposição antes do complemento, p. ex.: injicere tumultum civitati, revolucionar o estado; injicere pallium in in ignem, alirar o manto ao fogo.

#### Virtute praestare omnibus.

288. — a) Os verbos que indicam superioridade, precedência exigem a cousa em que alguem é superior em ablativo sem preposição, e a pessoa que é superada já em dativo, já em ablativo: anteire e antecedêre regularmente com o dativo; praestare tambem com o dativo; praecedêre com o acusativo; antecellêre e excellêre com o dativo: virtute praestare omnibus, exceder a todos na virtude. Notem-se as frases: excellêre omnibus ou inter omnes, praestare ceteris ou inter ceteros, eminêre inter omnes.

b) Excello e antecello carecem do perfeito e suprem estes dois tempos com verbos de significação análoga, p. ex.: praesto,

emineo, floreo, etc. Cf. pág. 122, verbos n. 59.

#### DATIVO COMPLEMENTO DOS ADJETIVOS

#### Id utile est mihi.

289. — Querem depois de si o dativo os adjetivos que indicam vantagem ou desvantagem, benevolência ou hostilidade, igualdade ou aproximação.

a) Utilis, inutilis, noxius, damnosus, gratus, jucun-

dus, necessarius, p. ex.: id utile est mihi, isto me é util.

b) Amicus, inimicus, familiaris, adversus, infensus (hostil), contrarius, iratus, benignus, p. ex.: amicus libertati, amigo da liberdade.

c) Par, aequalis, impar, dispar, propinquus, vicinus, affinis, notus, ignotus, etc., p. ex.: poena par esto noxiae,

a pena deve ser proporcionada à culpa.

#### Similis patris.

290. — Muitos, porem, destes adjetivos admitem tambem uma outra construção;

a) Os adjetivos que indicam semelhança preferem o genitivo quando se trata de pessoas, p. ex.: similis patris melhor que similis patri, semelhante ao pai; com os pronomes pessoais sempre se usa o genitivo, p. ex.: similis vestri, dissimilis mei e não similis vobis. — Como é melhor veri similis, verissimil, que vero similis, verossimil.

b) Par, impar, dispar exigem, em regra, o dativo quando se trata de substantivos, p. ex.: orator par Ciceroni, orador igual a Cicero. Com os pronomes têm também o genitivo, p. ex.: cujus

nemo invenitur par, do qual não se encontra igual.

c) Os adjetivos que indicam utilidade, aptidão, conveniência, necessidade, disposição, inclinação, tendência física ou moral, como utilis, aptus, idoneus, accommodatus (próprio para, conveniente a). natus, constroem-se ora com o dativo, ora com o acusativo com ad, p. ex.: natus ad imperium ou imperio, nascido para o império; vir ad nullam rem utilis.

Propensus, na prosa clássica, sempre se encontra construido

com o acusativo com ad.

d) Communis constrói-se tanto com o genitivo como com o dativo, p. ex.: fratribus ou fratrum omnia communia sunt. O mesmo diga-se de superstes.

Sacer fica melhor com o genitivo que com o dativo: aedes

sacra Jovis.

Proprius, (a, um) constrói-se regularmente com o genitivo, p. ex.: proprium populi romani, mas também proprium illi (dal.).

e) O comparativo propior, propius (gen. propioris) e o superlativo proximus, (a, um -- do adjetivo desusado propis), cituado mais perto, mais vizinho, e tambem o advérbio comparativo propius, superlativo proxime (do positivo prope) podem-se construir com o dativo ou com o acusativo sem preposição ou tambem com o ablativo com a, ab, p. ex.: ager propior urbi, propior urbem, propior ab urbe.

Observação. — Amicus, inimicus, acqualis, cortaneo; finitimus, cizinhe, limitrofe, quando usados como substantivos, quercus o genitivo, p. ex.: amicus Pauli, acqualis Ciceronis, etc.

#### DATIVO DE INTERESSE

#### Non scholae, sed vitae discimus.

- 291. a) O dativo de interesse é aquele que designa a pessoa ou cousa em cujo favor se faz a ação, p. ex.: não aprendemos para a escola, mas para a vida, non scholae, sed vitae discimus; quer ser rico não para si, mas para os seus filhos, non sibi vult esse dives, sed liberis.
- b) Tem analogia com o dativo de interesse o dativus ethicus (dativo afetivo), que só se encontra com os pronomes pessoais,

para indicar a participação do ânimo de quem fala ou escreve na ação que o verbo exprime, p. ex.: quid mihi Celsus agit, que (me) faz Celso? como passa o meu Celso?

c) Se a idéia de interesse vai unida a de defesa, em lugar do dativo usa-se o ablativo com pro, p. ex.: é agradavel e glorioso morrer pela pátria, dulce et decorum est pro patria mori; falar em favor de alguem, pro aliquo verba facere; combater pela salvação da pátria, pro salute patriae dimicare.

#### DATIVO DE POSSE

#### Est homini cum Deo similitudo.

- 292. a) Em lugar de habeo usa-se muitas vezes em latim est mihi, tibi, vobis, etc., p. ex.: o homem tem semelhança com Deus, est homini cum Deo similitudo.
- b) Prefere-se a construção com habeo quando se quer indicar uma posse material: habeo libros, anúlum, etc.
- c) Prefere-se a construção com o dativo quando a cousa possuida é representada por um nome abstrato: potestas mihi est, facultas mihi est, etc.

Observações. — 1) Tratando-se, porem, de qualidades do ânimo ou do corpo, usar-se-á sempre esse in e o ablativo e não esse com o dativo, p. ex.: in Caesare erat (ou inerat) summa prudentia ou magna erat Caesaris prudentia ou Caesar vir erat summae prudentiae.

2) Assim tambem se usa sempre o ablativo com in quando o verbo haver significa conter, posanir, p. ex.: na Itália há belissimas cidades, in Italia sunt pulcherrimae urbes e não Italiae sunt pulcherrimae urbes.

#### Est mihi nomen Petrus:

293. — Na expressão: est mihi nomen, lenko o nome, chamo-me, o nome próprio pode-se por no nominativo em aposição a nomen ou mais geralmente no dativo, por atração de mihi: chamo-me Pedro, est mihi nomen Petrus ou mihi Petro nomen est; foi-me dado o nome de Paulo, mihi inditum est nomen Paulus ou mihi Paulo nomes inditum est; a Fábio foi dado o sobrenome de Alobrógico. Fabio cognomen Allobrogico inditum est; Metelo joi cognominado Numídico, Metello cognomen Numidico inditum est.

#### DUPLO DATIVO

#### Postrema pagina mihi magnae molestiae fuit.

294. — A construção com o dativo duplo (dativo da pessoa e dativo do escopo) usa-se especialmente com os verbos que indicam escopo ou fim, o efeito ou o resultado de uma ação:

- a) Com o verbo esse quando significa: ser de, servir de, redundar em, laudi, honori esse, redundar em honra, louvor; dedecori esse, redundar em deshonra; praesicio esse, servir de auxilio; argumento esse, servir de prova; usui esse, ser de utilidade; detrimento esse, ser de prejuizo; curae esse, tomar a peilo; edio esse, ser tido em ódio, ser odiado. — Postrema pagina mihi magnae molestiae fuit, a última página causou-me muito enjado; ampla domus dedecori domino saepe est, a casa espaçosa serve muitas vezes de deshonra ao patrão.
- b) Com os verbos dare, tribuere, vertere, ducere, habere no sentido de importar, atribuir; laudi, vitio dare, atribuir a título de louvor, como vitupério; crimini dare, atribuir como culpa; ignaviae tribuere, atribuir à indolência; id alteri crimini non dabis, quod ipse fecisti, não atribuirás como vitupério a outrem, aquilo que tu mesmo fizeste; vitio mihi dant qued mortem hominis necessarii graviter fero, dão-me a culpa de chorar amargamente a morte de um amigo; habere aliquid religioni, ter escrupulo de alguma cousa.
- c) Com os verbos dare, venire, mittere, ire, quando usados com a significação ordinária, p. ex.: virtus sola nemini dono datur, só a virtude não se dá como presente a ninguem; ei auxilio venit, veio em seu auxílio.

Observações. — I) Algumas destas construções suprem a voz passiva dos verbos depoentes e de outros verbos que carecem da forma passiva, p. ex.: a expressão usui esse pode suprir o passivo de utor; admirationi esse o de admiror, etc. (d. n. 360, a, pág. 264).

2) Note-se a frase técnica militar: receptui canere, tocar a relirada, dar sinal de relirar, em que está subentendido o dativo da pessoa: militibus.

# VI

#### ABLATIVO

295. — No ablativo estão fundidos três casos primitivos:

I) O ablativo propriamente dito, que corresponde à pergunta donde? (complemento de afastamento, separação e origem).

2) O instrumental que responde à pergunta com que, com que meio?

5) O locativo que corresponde à pergunta onde? quando? De corte que o ablativo latino corresponde ao nosso:

1) Complemento agente ou de causa eficiente, cf. n. 227, pág. 207.

2) Complemento de causa, cl.

n. 205, pág. 195. 3) Complemento de meio ou instrumento, cf. n. 205, pág. 196.

4) Complemento de modo ou maneira, cf. n. 215, pág. 200.

5) Complemento de qualidade,

cf. n. 228, pág. 208. 6) Complemento de apreciação, cf. n. 212, pág. 199 c de preço n. 213, pág. 200.

- 7) Complemento de medida com os comparativos e superlativos, cf. n. 306, pág. 244; com os verbos que indicam excelência, cf. n. 288, pág. 235.
- 3) Complemento de limitação, cf. n. 217, pág. 202.
- 9) Complemento de abundancia ou falta, cf. n. 231, pág. 209.

10) Complemento de culpa e de pena, cf. n. 234, 235, pág. 211, 212.

11) Complemento de cinco verbos depoentes, cf. n. 208, pág. 197 12) Complemento de lugar:

a) Lugar onde, cf. n. 178. pág. 184.

b) Lugar donde, cf. n. 185,

c) Movimento por onde, cf. n. 187. pág. 188. 13) Complemento de tempo,

cf. n. 193, pág. 191.

14) Complemento de afasta-mento cf. n. 223, pág. 205.

15) Complemento de origem,

cf. n. 220, pág. 204. 16) Complemento de matéria,

cf. n. 210, pág. 198.

17) Complemento de argumento, ef. n. 229, pág. 208.

18) Complemento de compa-

nhia, cf. n. 216, pág. 201.

19) Complemento dos verbos petere, postulare, quaerere, poveere, re-poseere, flagitare, seiscitari, cf. n. 255, 256, pág. 220, 221. etc., etc.

#### ABLATIVO ABSOLUTO

#### His dictis, abiit.

a) O que se entende por ablativo absoluto.

b) O ablativo absoluto não deve ter relação gramatical nem com o sujeito, nem com os complementos da proposição principal.

c) A que corresponde em nossa língua o ablativo absoluto da lingua latina.

296. — a) Às vezes o particípio não tem nenhuma relação gramatical com o sujeito, nem com qualquer outro termo da proposição principal; põe-se então no ablativo com o elemento que o acompanha. Esse ablativo chama-se absoluto porque não depende do resto da frase: p. ex.: Athenienses, non exspectato auxilio, proelium commiserunt, os Atenienses, não tendo aguardado os rejorços, travaram a batalha; expulsis regibus, Romani consules creaverunt, tendo sido expulsos (ou tendo expulso) os reis, os Romanos criaram os consules; his dictis, abiit, dilas (ou lendo dilo) estas cousas, foi-se embora; direpta urbe, Caesar profectus est, tendo sido saqueada (ou saqueada) a cidade, Cesar partiu.

b) Quando o particípio com o elemento que o acompanha faz parte da proposição principal, quer como sujeito, quer como complemento, não se pode usar o ablativo absoluto, p. ex.: vindo Cesar, o senado foi ao seu encontro; o senado foi ao encontro de quem? de Cesar que voltava; o ablativo absoluto não é possivei porque o particípio com o seu sujeito forma o complemento terminativo da proposição regente. Deve-se pois dizer: Caesari redeunti senatus obviam fuit. - Morto Alexandre, o seu corpo joi levado para a Grécia; foi levado para a Grécia o corpo de quem? De Alexandre morto, complemento de especificação: Alexandri mortui corpus in Gracciam delatum est. — Depois de tomada a cidade, Cesar incendiou-a; Cesar incendiou o que? a cidade tomada, objeto direto: captam urbem Caesar incendit. - Cesar ao voltar joi levado em grande triunfo; quem foi levado em grande triunfo? Cesar ao voltar, sujeito: Caesar reversus magnum triumphum egit. - O lobo, tendo agarrado o cordeiro, o dilacerou; o lobo dilacerou a quem? O cordeiro agarrado, objeto direto; lupus agnum correptum laceravit.

Observação. — Esta regra sofre alguma exceção, aliás rarissima, p. ex.: Caesar, principibus Trevirorum convocatis, hos singillatim Cingetorigi conciliavit, Cesar, tendo reunido os chefes dos Treviros, os reconciliou um por um com Cingetórige.

c) O particípio no ablativo, bem como o particípio em geral, serve para exprimir, mais brevemente do que com o auxílio das conjunções, as diversas circunstâncias de tempo, de causa, de condição, de fim, etc., e pode-se traduzir em português por uma proposição temporal, causal, condicional, etc., p. ex.: regnante Tarquinio, Pythagoras in Italiam venit, durante o reinado de Tarquínio, Pitágoras joi à Itália; equites, nullo insequente, fugiebant, os cavaleiros fugiam, sem que ninguem os perseguisse; reluctante natura, irritus labor est, em se opondo a natureza, o trabalho é baldado; perditis omnibus rebus, tamen virtus se ipsa sustentare potest, embora tudo se perca, ainda quando ludo esteja perdido, contudo, a virtude pode suster-se por si; nulla mora interposita, profecti sunt, partiram sem interpor demora; nulla praestituta die, sem ter marcado o dia; re infecta, sem nada ter concluido.

Exploratis regionibus. — Me vivo. — Nobis pueris.

297. — O ablativo absoluto pode constar:

a) De um substantivo ou pronome e de um particípio presente ou perfeito, p. ex.: Caesar, exploratis regionibus, albente caelo, omnes copias castris educit. Cesur, depois de las explorado o país ao alsorecer, levou para fora o exército; hace illis volventibus, tandem vicit fortuna reipublicae, revolvendo eles estes pensamentos no copírito, vencen imalmente o dectino da república: me sciente, subendoso en. Mas o ablativo absoluto com o particípio presente, frequente em Lívio e Tácito, menos frequente em Cesar, é raro em Cicero.

Observação. — Com Tito Livio começou-se a usar o particípio futuro no ablativo absoluto, mas não muito frequentemente, p. ex.: parumper silentium et quies fuit, nee Etruscis, nisi cogerentur, pugnam inituris et dictatore arcem Romanam respectante, houve durante um pouco de tempo silêncio e acongo, não querendo os Etruscos iniciar combate sem serem constrangidos, e conservando o ditador o olhar para a rocha de Roma.

b) De um substantivo e de um adjetivo, p. ex.: quae (voluntas), ratione adversa, incitata est vehementius, ea libido est, a ventade que, oposta à razão, é excitade fortemente, chama-se paixão; me vivo, vivado eu; te invito, mau grado teu; inscio Caesare, sem que Cesar nada souhesse; obsecto te, terrane tibi hoc nebuloso et caliginoso caelo, aut sata aut concreta videtur tanta vis memoriae? dize-me, parec-le lalvez que a memória, faculdade ha varta, porm ler nascido ou se ter formado da terra neste mundo cheio de névon e de trevas?

adjutor, rex, consul, imperator, auctor, comes, dux, judex, testis, etc.: quod. Deo teste, promiseris, id tenendum est, o que liveres prometido chamando Deus por leslemunha deves cumprir: natura duce, errari mullo modo potest, seguindo a naturezo como quia não se pade absolulamente errar. — Ou indica uma pessoa que se acia nesta ou naquela idade: puer, adulescens, senex, p. ex.: laudator temporis acti, se puero, clogiador do lempo passado, quando ele era menino; nobis pueris, sendo nós meninos, quando éramos meninos.

#### REGRA

d) O ablativo absoluto forma-se suprimindo-se a conjunção, o substantivo indo para o ablativo e o verbo, se houver, de finito passa

para o particípio presente ou perfeito concordando com o mesmo substantivo, p. ex.: feitas as partes, o leão assim falou, partibus factis, sic leo locutus est; saqueada a cidade, Cesar partiu, direpta urbe, Caesar profectus est; ajudando-nos Deus, ludo sairá bem. Deo juvante, omnia prospere succedent; mesmo quando tudo esteja perdido, ainda a virtude pode sustentar-se por si, perditis omnibus rebus, tamen virtus se ipsa sustentare potest; no reinado (= reinando) de Tarquínio, Pitágoras veio à Itália, regnante Tarquinio, Pythagoras in Italiam venit, depois de ler enviado na frente (homens) que explorassem as passagens dos Alpes.

#### Cyro regnante. - Orto sole.

298. - a) O particípio presente que entra no ablativo absoluto, pode pertencer a qualquer verbo, e para o português se pode verter com: enquanto, no lempo em que, durante, sem que (se for precedido de negação), p. ex.: Cyro regnante; Deo res humanas moderante; advenientibus Persis; te non adjuvante, sem que tu me ajudarser, etc., mas o ablativo absoluto com o participio passado só se pode construir com os verbos transitivos, porque o participio perfeito tem

valor passivo, p. ex.: Caesar, devictis Gallis, rediit Romam.

b) A forma de proposição que mais propriamente traduz um ablativo absoluto com o particípio perfeito, é a forma de proposição passiva. Desta premissa resulta que os verbos depoentes de significação transitiva e os verbos intransitivos não podem entrar num ablativo absoluto de tempo passado. Podem-se contudo usar os participios perfeitos de alguns verbos depoentes intransitivos, quais, mortuus, ortus, profectus, egressus, ingressus, elapsus, p. ex.: vere ingresso, orto sole, egressis Trojanis, elapso anno, mortuo rege, profecto Valerio, de ingredior, orior, elabor, etc. verbos depoentes de significação intransitiva, mas não se dirá: Caesar, cohortatis militibus, signum pugnae dedit, porque cohortor é depoente transitivo e o seu particípio tem significação ativa (cl. n. 110. c, p. 110) e não passiva, dic-se-á pois: Caesar, milites cohortatus, signum pugnae dedit.

Observações. - 1) Às vezes com o particípio perfeito subentende-se um pronome ou um substantivo, p. ex.: iis (em todos os três gêneros), hominibus, rebus; especialmente quando o ablativo absoluto é seguido de uma proposição relativa, p. ex.: hoc visu laetus tripartito Hiberum copias trajecit, praemissis (subentendido hominibus) qui Alpium transitus specularentur, (Anibal) contente por esta visão, fez passar alem do Ibero (Ebro) as milicias divididas em três partes.

2) Notem-se os seguintes ablativos absolutos especialmente próprios dos historiadores: conscensis navibus, transitis Alpibus, aditis periculis, proelio

inito, etc.

#### Audito consulem in Ciliciam tendere.

299. - Em vez de dizer: cognito Caesaris adventu, os historiadores do império dizem tambem: cognito Caesarem advenisse, substituindo o elemento que acompanha o particípio por uma proposição subordinada. Nesta construção usam-se especialmente os particípios audito, nuntiato, comperto, edicto, cognito, explorato, addito, intellecto, etc.: tendo-se espalhado a notícia de que o consul marchava sobre a Cilícia, audito consulem in Ciliciam tendere; tendo-se espalhado a notícia de que Dario levantara o acampamento de Echátana, Alexandre lançou-se no encalço do fugitivo, Alexander, audito Darium movisse ab Ecbatănis, fugientem insegui pergit.

Observação. — São dignos de reparo os seguintes participios usados como advérbios: auspicato, tomados os auspicios; litato, feito o saerificio; augurato, consullados os áugures; debellato, depois de ler acabado a guerra, etc.

# OBSERVAÇÕES PARTICULARES SOBRE O USO DE ALGUNS SUBSTANTIVOS

300. - a) Aos substantivos abstratos, p. ex. verdade, falsidade, hanestidade, utilidade, etc., assim como às expressões: o verdadeiro, o falso, o bem, o util, etc., correspondem, em latim, os substantivos concretos: falsum, verum, bonum, honestum, etc., p. ex.: ele disse a verdade, o jalso, is dixit verum, falsum, (não veritatem, falsitatem); a honestidade dos cidadãos, honeste vivere ou honesta vita civium; a gralidão do aluno, gratus animus discipuli.

b) Os substantivos de número singular, referindo-se a mais pessoas ou cousas, em regra, vão para o plural, p. ex.: os soldados voltaram para casa (- para as suas casas), milites domos reversi sunt; mandou-bles cortar a cabeça, capita eorum praecidi jussit; o corpo dos jovens se roburteee com a fadiga, corpora ju-

c) Com alguns nomes, que em português se usam em plural, o latim prefere o singular, p. ex.: alimentar-se de bololas, vesci glande; abster-se das Javas, faba abstinere; nos preparos da guerra, in belli apparatu; os moveis de uma casa, supellex domestica; nada enxuga mais depressa que as lágrimas, lacrima nihil

d) Às vezes o singular abstrato substitue substantivos plurais concretos, p. ex.: a posteridade, posteritas; os jovens romanos, juventus romana; os

embaixadores, legatio; os velhos, senectus.

c) Muitas vezes omitem-se substantivos que facilmente podem ser subentendidos e dos quais depende um genitivo, p. ex.: Miltiades Cimonis (filius); ad Martis (templum); Terentia Ciceronis (uxor). E assim tumbem: in Tusculano, in Neapolitano meo (subentendido praedio) na minha vila, na minha quinta de Túsculo, de Nápoles.

- 10 latim prefere o nome do povo ao nome do país, p. ex.: rev Macedonum em lugar de rex Macedoniae.

# CAPITULO IV

# SINTAXE DOS ADJETIVOS

# Caesar fortissimus imperator.

301. - Frequentes vezes em português acrescenta-se imediatamente ao nome próprio o adjetivo, p. ex.: o integro Fabricio, o aloquente Cicero, o valoroso Cesar, o afamado Diógenes, a opulenta Corinto; ao passo que em latim ao nome préprio acrescenta-se em aposição um substantivo comum com o qual concorda o adjetivo: Fabricius vir integerrimus, Cicero orator eloquentissimus, Caesar fortissimus imperator, Diogenes nobilissimus philosophus, Corinthus urbs opulentissima (cf. n. 174, h, pág. 181).

# Media aestate.

302. — Os adjetivos medius, summus, imus, extremus, reliquus, que em português recebem a forma de substantivos, em latim são verdadeiros adjetivos e concordam portanto em gênero,

número e caso com os seus complementos ou adjuntos: no cume de um monle, in summo monte; no fundo de uma grula, in imo specu; na ponta dos dedos, summis digitis; no restante da vida, per reliquam vitam; no rigor do verão, media aestate; ao terminar o inverno, extrema hieme; ao raiar do dia, prima luce; ao cair da noite, prima nocte; no fundo do mar, in imo mari.

Nesta construção o adjetivo precede sempre o substantivo.

#### Improbi secernant se a bonis.

303. — a) Os adjetivos usam-se com valor de substantivos especialmente no masculino plural e neutro: boni, improbi, docti, pauperes: os bons, os maus, os sábios, os pobres; bona, mala, turpia, honesta: as ações boas, más, torpes, honestas, p. ex.: improbi secernant se a bonis, os maus extremem-se dos bons.

Observação. — O singular quase não se usa, preferindo-se as formas: vir bonus, homo doctus, quidam vir doctus, e não quidam doctus, etc.; e dir-se-á no plural multi homines docti e não multi docti.

- b) O adjetivo neutro singular substantivado é raríssimo, e limita-se a alguns termos filosóficos: bonum, malum, honestum, decorum, turpe, utile, verum, falsum, etc.
- c) O neutro plural substantivado usa-se especialmente no nominativo e acusativo, casos em que o gênero é facilmente reconhecivel; nos outros, que têm uma forma única e igual para o masculino e neutro, prefere-se a circunlocação com res: falta de tudo, inopia omnium rerum, não inopia omnium: fugir das cousas torpes, abhorrere a rebus turpibus, etc. Falar de qualquer argumento de omnibus rebus dicere.

#### Leges ou praecepta grammaticorum.

304. — Note-se o uso da língua latina de exprimir com o genitivo de um substantivo concreto os conceitos representados em português abstratamente por adjetivos que indicam especialmente universalidades, p. ex.: omnium gaudium, alegra universal; omnium rerum perturbatio, confucão gend; omnium hominum sermo, voz pública; salus omnium, salvação pública; jura civium, direitor civis; lex naturae, lei natural; castra hostium, acampamento inimigo; praecepta philosophiae, mánimas filosóficas; leges ou praecepta grammaticorum, regras gramalicais, etc.

#### Senatus frequens convenit.

- 305. O latim, não raro, serve-se do adjetivo nos casos em que o português emprega o advérbio ou um substantivo com preposição. Dá-se isso especialmente:
- a) Com os adjetivos que exprimem um sentimento da alma: libens, laetus, imprūdens, invītus, etc., p. ex.: Socrates laetus venenum hausit, Sócrates tragou alegremente o veneno; sapiens nihil facit invītus, o sábio nada faz contra a sua vontade.

- b) Nos conceitos de tempo: matutinus, vespertinus, nocturnus, serus, p. ex.: Cicero serus venit, Cicero chegou tarde; hostes nocturni impetum fecerunt, os inimigos assaltaram de
- c) Em conceitos que indicam multiplicidade, quantidade, grandeza: multus, frequens, nimius, rarus, p. ex.: senatus frequens convenit, o senado reuniu-se em grande número.

d) Com muitos adjetivos-particípios, p. ex.: Caesare absente durante a ausência de Cesar; me insciente, ignaro, sem eu saber.

- c) Nos comparativos e superlativos dos adjetivos de lugar, p. ex.: o lobo estava mais acima (=mais próximo da fonte) e muito mais abaixo o cordeiro, superior stabat lupus longeque inferior agnus.
- f) Com adjetivos que se formam de nomes próprios, p. ex.: a batalha de Maralona, pugna marathonia; vitória de Canas, victoria cannensis, encontra-se tambem ad Cannas, etc. (cf. n. 182, pág. 186).

# COMPARATIVO E SUPERLATIVO

#### 1) COMPARATIVO

Argentum est vilius auro on quam aurum.

396. — a) Há três espécies de comparativos: de igualdade, de inferioridade e de superioridade.

Com referência aos comparativos de igualdade e de inferio-

ridade cf. n. 59, a, 1, 2, pág. 64.

O comparativo de superioridade forma-se:

- I) Fazendo comparativo o adjetivo positivo do primeiro termo da comparação.
- II) O segundo termo da comparação pode-se por no ablativo sem preposição, se o caso do primeiro termo for nominativo ou acusativo, ou no mesmo caso do primeiro termo precedido da partícula comparativa quam, p. ex.: o mestre é mais sábio que o discípulo, praeceptor est doctior discipulo ou quam discipulus; a prala é mais desprezivel que o ouro, argentum est vilius auro ou quam aurum; Paulo é mais sábio do que Pedro, Paulus est doctior Petro ou quam Petrus; não conheço ninguem mais sábio que Paulo, neminem novi doctiorem Paulo ou quam Paulum; nos sabemas que o sol é maior que a terra, scimus solem majorem esse terra ou quam terram; o sábio considera as cousas humanas menos nobres que a virtude, sapiens humana omnia inferiora virtute ducit ou quam virtutem ducit.

Observações.— 1) Às vezes pode-se formar uma proposição com sum, es, est e o nominativo por exemplo, em lugar de ego hominem callidiorem vidi neminem quam Pharmionem (subentendido vidi), pode-se dizer quam Phormio est; neminem novi doctiorem quam Paulus est. Deve-se sempre recorrer

a esta construção quando o verbo do primeiro termo não pode ser subentendido no segundo, p. ex.: en tenho um cavalo melhor que o tou meliorem equum habeo quam tuus est.

- 2) Na construção do acusativo com o infinito, querendo-se usar no segundo termo o quam com o acusativo, é necessário que o verbo seja comum nos dais termos, p. ex.: decet cariorem esse nobis patriam quam nosmetipsos (= quam nosmetipsi nobis sumus), é mirter que a pátria seja-nes mais querida do que nós o somos a nós mesmos.
- b) Usa-se sempre o ablativo quando o segundo termo da comparação é formado com qui, quae, quod, p. ex.: restituistes-me a pátria em confronto da qual nada pode haver de mais querido, patriam, qua nihil potest esse carius, mihi reddidistis; Cícero, o mais cloquente de quantos o foram, foi morto por Antônio, Cicero, quo nemo disertior fuit, necatus est ab Antonio.
- c) Prejere-se o ablativo nas frases negativas, interrogativas, nas expressões absolutas e na construção do acusativo com o infinito, p. ex.: é nada mais amavel que a virtude, nihil est virtute amabilius; que há mais divino que a razão? Quid ratione divinius? Isto é mais claro que a luz, hoc est luce clarius; é sabido que a terra é maior que a lua, constat terram luna esse majorem, (mas tambem quam lunam).

Observação. — Usu-se tambem o ablativo nas frases: plus aequo; solito magis; spe, exspectatione, opinione citius, celerius, serius, latius, p. ex.: Cesar chegou mais depressa do que se esperava, Caesar opinione celerius advenit; pareceu que o sol estivesse mais rubro que de costume, visus sol rubere solito magis; é molesto ter um dedo a mais, molestum est uno digito plus habere.

- d I) Usa-se sempre o quam quando o segudo termo da comparação for um infinito ou uma proposição, p. ex.: é melhor morrer que contaminar-se, melius est mori quam foedari; diese mais (menos) do que quis dizer, plura (pauciora) dixi quam volui.
- II) Quando o simples ablativo tornasse a frase obscura e ambígua, p. ex.: a sabedoria é melhor que a audácia, sapientia (ou doctrina) melior est quam audacia, e audacia, em ablativo, poder-se-ia tomar como sujeito, trocando completamente o sentido da expressão.

#### Studeo virtuti praestantiori quam divitiae sunt.

307. — Depois de um primeiro termo comparativo em caso genitivo, dativo e ablativo raramente se põe o segundo termo em ablativo, mas forma-se uma proposição em que se põe o segundo termo com quam em caso nominativo como sujeito do verbo esse, o qual em regra se exprime, razão por que na proposição: dou-me à virtude (que é) mais excelente que as riquezas, menos exatamente se dirás studeo virtuti praestantiori divitiis, mas studeo virtuti praestantiori quam divitiae sunt ou quae divitiis praestantior est. — Respondí com as palavras de Varrão, homem mais sábio que Cláudio, rescripsi verba Varronis, hominis doctioris quam fuit

Claudius; viví com homens mais fortes que vós, vixi cum viris fortioribus quam estis vos; tenho íntima amizade com um amigo mais sábio que Tito, familiarissime utor amico doctiore quam Titus est (doctus).

Observações. — 1) Pode-se tambem recorrer a expressões equivalentes, e dizer: rescripsi verba Varronis, qui fuit doctior Claudio; vixi cum viris, qui fortiores crant vobis ou quam vos; utor amico, qui doctior est Tito ou quam Titus.

2) Depois dos advérbios comparativos plus, amplins (mais), minus (menos de) o complemento expresso por um numeral pede-se por em ablativo sem quam ou tambem no caso que o verbo exige com ou sem quam, p. ex.: Calilina moi tiuha mais de dois mil soldados, Catilina initio non amplius duobus militum habebat; não escaparam mais de quatro mil homens, non plus (quam) quattuor milia hominum effugerunt; Zeuxis e Polignoto não empregaram mais de quatro cores, Zeuxis et Polygnotus non usi sunt plus (quam) quattuor celoribas; a mere era alla menos de quatro pió, nix minus (quam) quattuor pedes alta crat ou também minus quattuor pedibus.

# Felicior est quam prudentior.

508. — Quando se comparam duas qualidades do mesmo objeto para se exprimir que ele possue uma das duas num grau superior ao da outra, ambos os adjetivos se põem no comparativo com quam depois do primeiro adjetivo, p. ex.: è mais feliz que prudente, felicior est quam prudentior. Ou então se põem no positivo com magis quam, p. ex.: è mais eloquente que sábio, disertus magis est quam sapiens; conselho mais util que honesto, consilium utilius quam honestius ou consilium magis utile quam honestum.

Observação. — Esta segunda construção é a única possível com os adjetivos que carecem da forma -ior para a formação do comparativo.

# Validior manuum.

309. — a) O superlativo português quando só se fala de duas pessoas ou cousas se traduz em latim pelo comparativo, p. ex.: havia dois caminhos, o mais breve dos quais (passara) por lugares desertas, duae crant viae, quarum brevier per loca deserta; a mais forte das mãos ou das duas mãos, validior manuum; recebi de li duas cartes; responderei antes a primeira, duas a te accepi epictulas; respondedo prius priori; o mais velho ou o maior dos dois irmãos combateu com mais denodo, frater natu major (ou major fratrum) melius pugnavit. — Frater natu maximus ou maximus fratrum indicaria o mais velho de todos, falando-se de mais de dois irmãos.

# b) Notem-se ainda as frases:

I) Alla Italia (Italia superior); baixa Italia (Italia inferior), Italia superior, Africanus minor; Espanha aguem do Ebro, Hispania citerior; Plinio o moço, Plinius junior.

- II) Liber prior, tratando-se de uma obra em dois livros, mas liber primus, se a obra constar de muitos livros (ci. n. 347, pág. 259); os primeiros tres, cinco livros, tres, quinque priores libri; os últimos três, cinco livros, tres, quinque posteriores.
- III) Juniores et seniores, os moços e os velhos; majores et minores, os antepassados e os descendentes.

#### Senectus est natura loquacior.

310. — Quando não se exprime o segundo termo da comparação, o comparativo indica um aumento ou uma diminuição do positivo e em português se traduz com lanlo, pouco, muito, etc., p. ex.: senectus est natura loquacior, a velhice é por natureza um pouco palradora; Themistocles liberius vivebat, Temistocles vivia muito livremente.

#### Multo formosior.

311. — Com os comparativos e superlativos e com os verbos que indicam excelência: excello, praesto, antecello, etc., os advérbios acusativos multum, tantum, quantum, paulum, aliquantum, tomam forma de ablativo tanto, quanto, multo, paulo, aliquanto, p. ex.: multo formosior, muito mais lindo; multo pauciores oratores boni quam poëtae boni reperiuntur, encontram-se em número menor os bons oradores do que os bons poetas.

#### Alius est atque erat.

312. -- Os adjetivos e os advérbios que indicam igualdade ou desigualdade, como alius, similis, par, alĭter, pariter, secus, acque, perinde, proinde, unem-se ao segundo termo da comparação não com quam, mas com ac, atque.

Ele é diferente do que era (já não é o que dantes era), alius est

atque erat.

Ele fala de modo diverso do que sente, aliter loquitur ac sentit.

Já não és o que cras outrora, non idem es ac fuisti.

#### Culpa tua gravior est, quam cui possit ignosci.

- 313.—a) As locuções: mais... (do) que; demasiado... para, traduzem-se em latim com o comparativo do adjetivo on ad érbio seguido de quom ut ou quam qui (quae, quod) p. ex.: Cesar can mais que rido am sous valdados do que tomido dos seus inicipas, Caesar carier erat suis raillitibas quam ut ou quavo quem timerent hostes; a tua culpa é demasiado grave para ver perdoada, culpa tua gravior est, quam cui possit ignosci.
- b) A locução: por demais... em comparação de (ou: em proporção de ou relativamente a) se exprime com o comparativo seguido de quam pro, p. en.: fere-se um combate demisiado encarniçado en comparação do número dos combatentes, proclium atrocius quem pro numero pugnantium editur; a mortando de joi por demais pequena (ou muito pequena) relativamente a (ou em proporção de) tão grande vitória, minor caedes fuit quam pro tanta victoria.

#### 2) SUPERLATIVO

# Gallorum omnium fortissimi sunt Belgac.

314. — Quando se quer indicar que um sujeito possue uma qualidade em grau elevado, mas não se faz comparação com outro sujeito, usa-se o superlativo absoluto; que ndo se quer indicar a mesma cousa em confronto com um outro, então usa-se o superlativo relativo e o termo de comparação exprime-se em latim com o gentivo partitivo ou com o ablativo acompanhado das preposições e, ex; de; in, e às vezes, (formas que não se devem imitar), no acusativo com inter ou ante, p. ex.: Temístocles enviou a Xerxes o mais fiel dos seus servos. Themistocles de servis suis fidelissimum ad Xerxem misit; o sentido da vista é o mais penetrante de todos os sentidos, acerrimus ex omnibus nostris sensibus est sensus videndi; os Belgas são os mais fortes de todos os Gauleses. Gallorum omnium fortissimi sunt Belgae; Creso foi o mais rico dos reis, Croesus inter reges opulentissimus fuit; Enéias foi o mais nobre de todos, ante alios pulcherrimus fuit Aeneas.

Observação. — Tambem os edvérbios de grau superlativo que se forman de adjetivos, exigem a construção do genitivo partitivo ou do ablativo com e ou ex, p. ex.: omnium elegantissime loqui, maxime ex omnibus eruditus.

# Canis est fidelissimum omnium animalium.

315. — a) O superlativo relativo concorda sempre, quanto ao gênero, com o seu genitivo partitivo ou ablativo, p. ex.: o mais valente dos soldados, militum fortissimus; a mais bonita das cidades, urbium pulcherrime; o último dos males, melorum extremum. Esta regra vale tambem para o caso em que o sujeito da proposição é de gênero diferente do do genitivo partitivo, p. ex.: canis (m.) est fidelissimum (n.) omnium animalium (n.), o cão é o mais fiel de todos os animais. — O superlativo, porem, pode concordar com o sujeito da proposição quando se achar no princípio da frase e não for abstrato: canis (m.) est fidelissimus (m.) omnium animalium; mas dir-se-á sempre: servitus omnium malorum postremum est, porque servitus é um substantivo abstrato.

b) Se preceder o superlativo, este deve absolutamente seguir o gênero do seu genitivo: fidelissimum omnium animalium est canis.

Observações. — 1) A trase: Siracusa é uma das cidades mais belas e grandes da Sicilia se traduz: urbs Syracusae maxima omnium et pulcherrima in Sicilia est. Como esta se traduzem locuções análogas.

2) Uma proposição negativa com nihil, nemo, nullus em forma comparativa, às vezes, traduz elegantemente um superlativo português, p. ex.: aigamor Polibio o mais exato dos exeritores, sequamur Polybium, quo nemo fuit diligentior; a honra é a couca mais preciosa que possuimos, nihil honore nobis pretiosius est.

5) Cf. tambem pág. 65, Superlativo, n. 60.

#### Cato amicissimus meus.

316. — Frequentes vezes em portugues se exprime uma qualidade com o adjetivo positivo precedido de muito, grande, grandemente, muitosimo, etc., neste caso o latim exige sempre o superlativo, p. ex.: muito bonito, pulcherrimus e meu grande amigo Catão, Cato amicissimus meus.

#### Tam sum mitis, quam qui lenissimus.

317. — O superlativo precedido de quam qui, ut qui corresponde à frase portuguesa como nonhum outro, p. ex.: tam sum mitis, quam qui lenissimus (subentendido est)—sou tão manso quanto aquele que é o mais manso = sou moaseo como nenhum outro o é; id milhierit gratum quam quod gratisimum, esta cousu ser-me-à agradavel como nenhuma outra ou ser-me-à a mais agradavel do mando.

Observação. — Por analogia dir-se-à ut cum maxime, p. ex.: domus

Observação. — Por analogia dir-se à ut cum maxime, p. ex.: domus celebratur ita ut cum maxime, a casa é frequentada mais que nunca.

#### Quo quisque est doctior, co est melior.

318. — A frase: quo quisque est doctior, eo est melior, quanto mais um é sábio tanto é melhor (Cf. n. 342, a, III, pág. 258) pode-se também substituir pelo superlativo: ut quisque est doctissimus, ita est optimus ou doctissimus quisque optimus. A mesma regra serve para expressões equivalentes.

#### Unus omnium justissimus.

- 319. a) O comparativo pode ser reforçado:
- I) Com etiam, ainda, p. ex.: etiam major, ainda maior.
- II) Com multo, muilo, p. ex.: aliquanto, um pouco, algum lanto: multo major, muito maior.

Atenua-se a idéia do comparativo com paulo, p. ex.: paulo minora canamus, cantemos argumentos um pouco mais modestos.

- b) O superlativo pode ser reforçado:
- I) Com vel, mesmo, até, p. ex.: vel maximus, mesmo o maior.
- II) Com quam, o mais possivel, p. ex.: quam maximus o maior possivel.
- III) Com longe ou multo, muitissimo, p. ex.: longe maximus, muitissimo maior.
- IV) Com unus, unus omnium ou somente omnium ánico entre todos, p. ex.: eloquentia res est una omnium difficillima, a eloquência é a arte mais dificil de todas; Miltiades unus omnium, maxime florebat, Milciades xobrepujava a todos; P. Scaevolam unum nostrae civitatis et ingenio et doctrina praestantissimum audeo dicere, ouso dizer que P. Cévola é sem comparação, por seu engenho e doutrina, o mais rico da nossa cidade.

# CAPITULO V SINTAXE DOS PRONOMES

#### § I PRONOMES PESSOAIS

520. — No uso do pronome reflexivo sui, sibi, se, apresentam-se dois casos: A) o pronome reflexivo faz parte da proposição principal; B) o pronome reflexivo faz parte da proposição dependente.

# A) Pater amat suos liberos.

- a) Se o pronome está na proposição principal e se refere ao sujeito, usa-se sui, sibi, se; suus, sua, suum, p. ex.: o pai ama seus filhos, pater amat suos liberos; os homens podem usar dos animais para seu proveito, homines bestiis uti possunt ad suam utilitatem.
- b) Se está na proposição principal e se refere a um complemento, usa-se is, ea, id; ille, illa, illud: admiro a mãe e o seu filho, miror matrem ejusque filium; conhecemos a Deus pelas suas obras, Deum agnoscimus ex operibus ejus.
- Observações. 1) Encontra-se às vezes suus, a, um tambem quando o pronome português não se refere ao sujeito da principal, mas a um complemento, p. ex.: Cipião rerliluiu aos Siracusanos as suas cousas (deles), Scipio res suas Syracusanis restituit; o menino apanhou uma pomba no seu ninho, puer cepit columbam in nido suo; mas dir-se-á sempre: accipiter cepit columbam in nido cjus, o gavião apanhou a pomba no (seu) ninho dela, porque in nido suo indicaria no ninho do gavião.
- 2) Quando num mesmo conceito há dois substantivos dos quais o segundo se refere ao primeiro por meio do possessivo, precisa distinguir:
- a) Se os dois substantivos estão unidos pela conjunção e, de modo que poderiam formar também duas proposições, usa-se o demonstrativo is, ea, id
- b) Se estão unidos pela preposição com, quase formando uma cousa só, usa-se o possessivo suus, a, um, p. ex.: o chefe e or seus sodados fugiram, dux et reus filhos, vidi patrem ejusque filhos; mas diese-à: dux cum suis militibus, fugit, o chefe fugit com or seus coldados, vidi patrem cum suis filhos, com os seus filhos.
- J) Quando o passei. ne e a cousa possatida pertuncem a duas proposições independentes, o pronome possessivo se teadaz por ejus, corum, carum, e tambem por illius, istius, p. ex.: Cesar foi fortissimo, más admiremos os seus feitos. Caesar fortissimus fuit, nos ejus facta admiramur.
- 4) Com o pronome quisque usa-se sempre o possessivo suus, p. cx.: cada um é atormentado pelo seu crime, suum quemque scelus agitat, e passivatribue (cf. n. 342, a, II, pág. 258).
- 5) Usa-se suus tambem quando se quer fazer sobressair a força do pronome que neste cuso corresponde às nossas frases: or seus própries ou particulares, p. ex.: e civitate ejecerunt, e passivamente Hannibal a suis civibus e civitate expusus est:

#### B) Animus sentit se sua vi moveri.

Nas proposições dependentes é necessário distinguir:

- a) quando o sujeito da principal é tambem sujeito da dependente.
- b) quando os sujcitos são diversos.
- c) quando o pronome reflexivo não se refere nem ao sujeito da proposição principal, nem ao da dependente, mas a um complemento.
- a) Quando o sujeito da principal é tambem sujeito da dependente, usa-se sui, sibi, se e o pessessivo suus, sua, suum, p. ex.: as Etinos mandaram embaixadores a Cesar, porque não se podiam defender a si, nem aos seus haveres. Actini legatos ad Caesarem miserunt quod se et sua defendere non possent; a alma sente que se move por sua própria força, animus sentit se sua vi moveri; não há ninguem que se odeie a si próprio, nemo est qui se ipsum oderit.
  - b) Quando os sujeitos são diversos, é preciso subdistinguir:
    - I) o pronome reflexivo se refere ao sujeito da principal.
    - o pronome reflexivo se refere ao sujeito da proposição dependente.
- I) Quando os sujeitos são diversos e o pronome reflexivo se refere ao sujeito da principal, pode-se usar sui, sibi, se; suus, sua, suum ou is, ea, id, p. ex.: Metelo com grandes promessas induziu os embaixadores a entregarem-lhe Jugurta, Meteilus multa pollicendo legatis suasit ut sibi (ou ci) Jugurtham traderent; Jugurta exorta os soldados a dejenderem sua pessoa e seu reino contra a avareza dos Romanos, Jugurtha milites monet ut se cuumque regnum defendant ab avaritia Romanorum: Dálames ouve dizer que os Pisídios tinham alistado tropas contra ele, Datames audit Pisidas copias adversus se parasse; os E'duos vieram queixar-se que os Arudes linham devastado as suas terras, Aedni questum venerunt quod Arudes fines corum populati essent; Ambiérige penetra no território dos Aduáticos, que confinavam com o seu reino, Ambiorix in Aduatices proficiscitur, qui erant regni sui (ou cjus) finitimi ; or Colojônios dizem que Homero é um seu concidadão, Colophonii Homerum dicunt civem esse suum: o orador investigue o que pensam os seus concidadãos, orator investiget quid sui cives cogitent.

Observações. — 1) Quando estas mesmas proposições dependentes não enunciam o pensamento do sujeito da princiapal, mas o de quem fala ou escreve, usa-se então o pronome demenstrativo, p. ex.: Solão fingia-se buteo para por maio em seguro a sua vida, Solon se furere simulavit quo tutio: vita ejus esset(ejus exprime o pensamento do autor, sua teria indicado o pensamento de Solão); Pausanias estam disposto a airaiçoar toda a Grécia, se Xernes the tivesse dado em casa-

mento a sua titha, Pausanias traditurus crat totam Gracciam, si ci Kerxes filiam suam nuptum daret (ci exprime o pensamento de quem expĉe, sibi teria indicado o pensamento de Pausânias); Meteto presidiou aquelas cidades que tinham passado para ele, Metellus in iis oppidis, quae ad se defecissent (pensamento de Metelo) praesidia imposuit.

2) Nas proposições dependentes consecutivas e temporais, que em regra exprimem o pensamento do escritor, usa-se sempre o demonstrativo, p. ex.: Epaninondas foi lambem um bom faludor, de modo que nenkam Tebano lhe cea igual na na eloquência, Epaminondas fuit etiara disertus, ut nemo Thebanus ei par esset eloquentia; deibiades, quando se lhe enviou uma ordem na Sicilia afim de que voltasse para a pátria, não quir obedeser. Alcibiades, cum ei nuntius in Siciliam missus esset, ut domum rediret, parare notuit.

II) Quando os sujeitos são diversos, e o pronome reflexivo se refere ao sujeito da proposição dependente, usa-se sui, sibi, se; suus, sua, suum, p. ex.: os embaixadores exortavam Focião a que cuidasse de si e dos seus filhos, legati Phocionem monebant ut sibi et suis liberis prospiceret; Cesar exortou os soldados a recordarem o seu (=deles) antigo valor, Caesar milites hortatus est, ut suae pristinae virtutis memoriam retinerent.

c) Consequência lógica das rogras expostas temos, a seguinte:

Se o pronome reflexivo não se refere nem ao sujeito da proposição principal, nem ao da subordinada, mas a um complemento, usa-se is, ea, id, p. ex.: Mêmio manda vir à vua presença Jugurla, depois lembra-lhe os seus crimes cometidos em Roma e na Numídia, Memmius Jugurtham producit et facinora ejus memorat Romae et in Numidia; Temístocles enviou a Xerxes o mais fiel de seus servos para lhe comunicar que os seus inimigos estavam em juga, Themistocles ad Xerxem misit fidelissimum ex suis servis ut ei nuntiaret adversarios ejus in fuga esse.

Observações. — 1) Pelo que ficou dito nas letras a e b, o pronome reflexivo pode-se referir tanto ao sujeito da proposição principal como ao da dependente o contexto do discurso dirá a quem se deve de fato referir. Por exemplo, na proposição: Romani a Prusia petiverunt ne inimicissimum suum secum haberet, vê-se que suum deve referir-se aos Romanos e secum a Prússias.

Quando, porem, houver ambiguidades, suus, sua, sunm; sui, sibi, se referem-se ao sujeito da dependente, e ipse ou is ao sujeito da proposição principal, p. ex.: Caesar milites incusavit cur de sua (do seu edeles) virtute ant de ipsius (sua ede Cesar) diligentia desperarent?

2) Frequentes vezes o rellexivo não se refere ao sujeito gramátical, mas ao lógico, isto 6, ao que, segundo o sentido, é verdadeiramente o sujeito principal e dominante, p. ex.: Catilinae omnis spes erat in sua audacia (= Catílina confidebat in sua audacia).

# AÇÃO RECIPROCA

#### Homines inter se diligunt.

321. – A ação recíproca, que em português se exprime pelos advérbios reciprocamente, muluamente, entre nós, entre vós, entre eles, em latim traduz-se:

a) Com inter se, inter nos, inter vos, p. ex.: os homens amam-se mutuamente, homines inter se diligunt; exortamo-nos reciprocamente, hortati inter nos sumus.

Observação. — Invicem, na boa latinidade, não significa ação reciproca, mas equivale a successivamente, cada um por sua vez, p. ex.: defatigatis invicem integri succedunt, as tropas eanandas succedem por sua vez às descanadas.

Em latim omite-se o reflexivo que se exprime em português p. ex.: eles louvam-se entre si, illi laudant inter se e não illi se laudant inter se. Exprime-se, porem, quando o sujeito é diverso do objeto, p. ex.: amicitia vos inter vos conjungit.

b) Com alter, alterum, tratando-se de dois; com alius, alium tratando-se de mais, p. ex.: os dois irmãos ajudam-se reciprocamente, duo fratres alter alterum juvat, os cidadãos ajudam-se

reciprocamente, cives alius alium juvat.

c) Repetindo-se o nome uma vez como sujeito, outra como complemento, p. ex.: uma mão lava a outra, manus manum lavat.

#### § II

#### PRONOMES POSSESSIVOS

#### Aetatem consumpsi.

322. — a) O adjetivo possessivo em regra não se exprime na língua latina a não ser que o exija a clareza ou a eficácia da expressão, p. ex.: gastei a minha vida, aetatem consumpsi; tenho sempre o castigo diante dos meus olhos, poenam semper ante oculos habeo; erguer as nossas mãos ao céu, manus ad caelum tollere.

Mas dir-se-á: vestrā causā, em alenção vossa; meo nomine, meis verbis, em meu nome, por minha conta; suo tempore, exala-

mente em seu tempo; suo jure, em seu pleno direito.

b) Se ao pronome possessivo se acrescentar alguma determinação apositiva, esta vai para o genitivo, p. ex.: vestra ipsorum causa, por causa de vós mesmos; mea ipsius opera, por coma de min mesmo; tuis unius verbis, pelas palavras de li só; meum magistri officium est, o meu dever de mestre é..., etc. (cf. n. 268, pág. 227).

#### § III

#### PRONOMES DEMONSTRATIVOS

Brevior est vita hominum quam cornicum.

523. — a) Não se traduzem em latim os pronomes demonstrativos, o, a; os, as equivalentes a aquele, aquela; aqueles, aquelas, quando seguidos de um genitivo, p. ex.: as invenções da necessidade são mais antigas que as do prazer, inventa necessitatis antiquiora sunt quam voluptatis; quem pode comparar a morte de Cesar com

- a de Cicero? Quis conferre potest mortem Caesaris cum Ciceronis? A casa de Antônio é maior que a de Cesar, domus Antonii major est quam Caesaris; a vida do homem é mais breve que a das gralhas, brevior est vita hominum quam cornicum.
- b) Muitas vezes, porem, nesses casos repete-se o nome, p. ex.; não há rapidez que possa rivalizar com a da mente; nulla est celeritas quae cum mentis celeritate contendere possit; a casa de Antônio é maior que a de Cesar, domus Antonii major est quam domus Caesaris.

#### Praeclarum illud Solonis.

324. — O pronome ille serve muitas vezes para indicar algo de conhecido e célebre, p. ex.: praeclarum illud Solonis, aquele célebre dito de Solão; Alexander ille Magnus, o grande Alexandre.

### Ego sum is qui mortis periculo non terrear.

325. — Is, ea, id, tem muitas vezes o significado consequencial de não sou um dos, tal que, p. ex.: eu não sou um dos que se deixam atemorizar pelo perigo da morte, ego sum is qui mortis periculo non terrear.

# Haec est vera sapientia, in omnibus rehus aequam mentem servare.

326. — O pronome is e os demonstrativos hie, ille têm frequentes vezes valor protetico, isto é, referem-se, quase antecipando-o, ao pensamento que segue, o qual por sua vez serve de explicação do mesmo pronome, p. ex.: hace est vera sapientia, in omnibus rebus aequam menteus servare, esta é a verdadeira sabedoria, conservar em qualquer circunstancia o mesmo carater.

### Tu dormis, ipse vigilo.

327. — O pronome ipse indica uma contraposição expressa ou subentendida, p. ex.: tu dormis, ipse vigilo, tu dormes, eu velo (não eu mesmo): Caesar copias in castris reliquit, ipse cum paucis processit, etc., Cesar deixou os suas tropas no acampamento, ele avançou com poucos, etc.

#### Virtus per se ipsa placet.

328. — Ipse, unido a sui, sibi, se, concorda antes com o sujcito do que com o complemento, p. ex.: a virtude agrada por si mesma, virtus per se ipsa placet; os médicos não são capazes de se curar a si mesmos, medici se ipsi curare non possunt; a mãe de Dario suicidou-se, mater Darēi sibi ipsa mortem conscivit.

### Nihil est utile quod non idem honestum.

329. — Quando se quer indicar que duas qualidades diferentes estão reunidas na mesma pessoa ou no mesmo objeto, em lugar de simul, etiam, usa-se ordinariamente idem, aedem, idem, que então significe ao mesmo tempo, alem disso, p. ex.: nada é util que ao mesmo tempo não seja honesto, nihil est utile quod non idem honestum; os músicos uma vez eram tambem poetas, musici erant quondam iidem poëtae.

#### § IV

#### PRONOME RELATIVO

Ipse hoc fecisti, quod vehementer negas.

350. — Em latim, as proposições são, de preferência, unidas por pronome relativo (conctivo relativo), ao passo que, em português, se unem às vezes, por conjunção (conctivo conjuntivo) seguida de um pronome demonstrativo, p. ex.: lu fizeste ista, mas o negas, ipse hoc fecisti, quod vehementer negas.

#### Dicam quod sentio.

331. — Is é o antecedente natural de qui, mas ordinariamente omite-se se estiver no nominativo ou no mesmo caso em que está o relativo, p. ex.: direi o que penso, dicam (id) quod sentio; quem deseja o alheio, perde o próprio, amittit proprium (is) qui alienum appetit.

### Quam quisque norit artem in hac se exerceat.

332. — Muitas vezes a proposição relativa precede a principal; nesse caso o termo relativo, isto é, o nome antecedente, passa para a proposição relativa e toma por atração o caso do pronome relativo. Na construção regular dir-se-ia: quisque se exerceat in hac arte quam norit; mas, fazendo-se preceder a proposição relativa, o termo relativo arte passa para esta proposição: quam quisque norit artem in hac se exerceat.—Ad quas res aptissimi erimus in iis potissimum elaborabimus, em lugar de potissimum elaborabimus in iis rebus ad quas aptissimi erimus, ocuparnos-emos especialmente daquelas disciplinas para as quais cada qual se sentir mais inclinado.

#### Vescor eodem pane quo tu.'

555. - Usa-se o pronome relativo qui, quae, quad:

a) Depois do pronome idem, o mesmo, que em português é seguido da conjunção que, p. ex.: vescor eodem pane quo tu (subentendido vesceris), alimento-me do mesmo pão que tu. O pronome qui, quae, quod, que vai para o mesmo caso do nome a que se refere, pode-se substituir por et, ac, atque, quam,

se no segundo termo da comparação se subentender o mesmo verbo do primeiro, p. ex.: Plato idem sensit, quod (ac, atque) Pythagoras; mas dir-se-á sempre: Plato idem sensit, quod Pythagoras docuerat.

b) Para traduzir as seguintes expressões: prudente como és, sábio como és. e análogas, p. ex.: a li prudente como és, nada escapará nihil te, qua prudentia es, fugiet (on quae est prudentia e também pro tua prudentia (cf. n. 447, c),

#### PRONOMES INDEFINITOS

334. - Um, quando precede um substantivo aposto, em latim não se traduz, p. ex.: Cícero, um dos mais eloquentes oradores. Cicero orator eloquentissimus; Cesar, um dos maiores generais romanos, Caesar fortissimus Romanorum imperator.

#### Servus quidam.

335. -- a) Um, com o significado de um certo, nas narrações. traduz-se por quidam, p. 'ex.: um escravo, servus quidam, um dia, quadam die.

b) Um, como numeral, nas indicações dos anos e medidas, geralmente aão se traduz em latim, p. ex.: um ano antes, anno ante; um ano depois, anno post; há um ano, ante annum.

c) Um dos dois, alter, p. ex.: um dos dois cônsules, alter

consul. - Alius, outro, p. ex.: alius consul, outro consul.

d) Um ou outro dos dois, alteruter, p. ex.: um ou outro de nos dois, alteruter nostrum. -- Um c outro, uterque. - Um..., outro, falando-se de duas pessoas ou cousas, traduz-se em latim por alter ..., alter, p. ex .: um dos consules caiu na balalha, o outro salvou-se com a suga, alter consulum in proelio cedidit, alter fuga salutem petiit.

#### Alii, ceteri, reliqui.

336. -- a) Alius, outros, diversos, com os advérbios seus derivados, opõc-se a idem, p. ex.: est proprium stultitiae aliorum vitia cernere..., os vícios dos outros e não os próprios; alius alio more (ou aliter) vivebat, uns viviam de um modo, outros de outro.

b) Ceteri, os demais, os outros, em número indeterminado,

p. ex.: major pars ceciderunt, ceteri fugam capesserunt.

c) Religui corresponde a: os outros, os demais, mas em número determinado, p. ex.: os outros seis, os outros vinte, os outros mil.

#### Sine ullo timore.

367. - a) O pronome aliquis e assim também quispiam, alguem, usam-se quase sempre nas proposições afirmativas; nas negativas alguem se traduz com quisquam quando for substantivo e com ullus quando for adjetivo, p. ex .: isto nunca foi util a ninguem, hoc nunquam profuit cuiquam.

A frase: sem alguma esperança não fica muito bem traduzida dizendo-se sine aliqua spe, mas dir-se-á: sine ulla spe. Pode-se dizer non sine aliqua spe = cum aliqua spe, com alguma esperança, sentido afirmativo: sem duvida alguma sine ulla dubitatione; sem temor algum, sine ullo timore.

b) Ullus usa-se tambem nas proposições interrogativas ou hipotéticas com sentido negativo, p. ex.: estne ulla res tanti ut...? há alguma cousa que vale tanto que...? — não há nada que vale tanto que...; si ulla mea apud te valuit commendatio, se por acaso alguma recomendação minha teve valor, etc.

#### Est quidam qui me amat.

538. — Entre aliquis, algum, alguma; alguem e quidara, um cerlo, uma cerla, existe a seguinte diferença: quidam indica cousa ou pessoa determinada, mas que mão se quer nomear, nem definir com maior exatidão, p. ex.: est quidam qui me amat, há uma pessoa (determinada) que me ama, ao invés, aliquis indica cousa ou pessoa indeterminada e incerta, p. ex.: est aliquis qui me amat, há alguem que me ama.

#### Rempublicam jamdĭu nullam habemus.

359. — a) O advérbio português não se traduz em latim pelo adjetivo nullus quando equivale a nenhum, p. ex.: desde muito não temos mais governo, rempublicam jamdiu nullam habemus; lu não mercees compaisão, misericordia tibi nulla debetur; a cidade então não tinha leis, civitati nullae tunc leges erant.

b) O advérbio não usado como pleonasmo, especialmente nas exclamações e interrogações retóricas, em regra, omite-se na lingua latina, p. ex.: quanto não é grande a bondade de Deux! Quanta est beniguitas Dei! Quanto não é cega a avareza! Quam caeca avaritia est!

#### Nec quisquam.

340. — Quando os pronomes negativos nemo, nihil, nullus e os advérbios tambem negativos nunquam, nusquam e non são precedidos de et ou ut modificam-se deste modo:

et nemo = nec quisquam, e ninguem;

et nihil=nec quidquam, e nada;

et nullus = nec ullus, e ninguem;

et nunquam = nec unquam, e nunca;

et nusquam = nec usquam, e em lugar algum;

et non = neque, e não;

et nemo = ne quis, (subst., às vezes, tambem adjetivo)

para que ninquem;

ut nihil = ne quid, para que nada;

ut nunquam = ne unquam, para que nunca;

ut nusquam - ne usquam, para que em nenhum lugar;

ut nullus = ne ullus (adjetivo) para que nenhum, nenhuma.

Gramática Latina, 17

#### Id ferendum esse nego.

341. — Os verbos portugueses que indicam: dizer, afirmar, declarar, sustentar, seguidos de uma proposição negativa se traduzem em latim com o verbo negare, p. ex.: Antônio afirmou não os ter eté agora visto, cos negavit adhue se vidisse Antonius; declaro que isto é insuportavel, id ferendum esse nego; afirmo que nunca le mandei essus cartas, nego me unquam ad te istas litteras misisse.

### Optimus quisque.

- 542. a) Quisque, cada um, cada uma, tem sentido partitivo e não o sentido de todos, que em latim se traduz por omnes, p. ex.: cada um sabe=todos sabem, omnes sciunt, não quisque. Pospõe-se quisque:
- I) Ao pronome reflexivo sui, sibi, se, p. ex.: sibi quisque consulit, cada um alende a si (cf. n. 320, A, b, observação 4, pág. 250).
- II) Ao possessivo suus, a, um, p. ex.: justitia suum cuique tribuit, a justiça a cada um dá o seu; suum quisque noscat ingenium, cada um conheça a sua îndole, o seu talento (cf. n. 320, A, b, obs. 4, pág. 250).
- III) A um relativo qui, ubi, unde, quo, quantus, etc., p. ex.: quam quisque norit artem, in ea se exerceat, cada um exercite-se na arte que conhece; quo quisque est doctior, eo est melior, quanto mais um é sábio tanto é melhor. (cf. n. 318, pág. 249; n. 332, pág. 255).
- IV) A um superlativo, e indica totalidade, p. ex.: optimus quisque adest, todos os melhores estão presentes; sapientissimus quisque, todos os mais sábios.
- V) A um número ordinal, p. ex.: tertio quoque die, de dois em dois dias; prima quaque occasione, à primeira ocasião. (cf. n. 196, pág. 192).
- b) Quisque em união com quotus forma o composto quotus quisque, quão pouco, em quão pequeno número, que só se encontra em caso nominativo seguido do genitivo partitivo, p. ex.: quotusquisque militum incolumis rediit, quão poucos soldados voltaram incólumes.

### Alii aliis rebus delectantur.

343. — Alius (e os advérbios que dele derivam) repetido em diversos casos serve para exprimir diversidade, p. ex.: alii aliis rebus delectantur, uns gostam de uma cousa, outros de outra (lit. outros de outras cousas); alius alio more (ou aliter) vivebat, um vivia de um modo, outro de outro; alius alibi erat, quem se achava num lugar, quem num outro.

#### Non nemo, alguem; nemo non, todos.

344. — As locuções seguintes variam de significado conforme se se lhes antepõe ou pospõe a negativa non:

Non nemo, alguem; nemo non, cada um, todos.

Non nullus, algum, alguem; nullus non, cada, cada um, todos.

Non nihil, algo de; nihil non, cada cousa, tudo.

Non modo, não só; modo non, pouco menos que, quase. Non nunguam, alguma vez; nunguam non, sempre.

Non nusquam, em algum lugar; nusquam non, em

toda a parte.

Nemo hoc non facit, todos jazem isto; non nemo hoc facit, alguem jaz isto. — Nemo hoc non videt, todos vêem isto; non nemo hoc videt, alguem vê isto.

Nunquam id non accidit, isto acontece sempre; non

nunquam id accidit, alguma vez acontece isto.

#### CAPITULO VI

#### SINTAXE DOS NUMERAIS

#### Uni..., alteri.

- 345. O plural de unus é duo. Usa-se o plural uni, unae, una:
- a) Nas enumerações: uni..., alteri—uns..., outros—os primeiros..., os segundos; uni..., alteri..., tertii, p. ex.: tria Graecorum genera sunt, quorum uni sunt Athenienses, alteri Aeŏles, tertii Dores, três são as raças dos Gregos: uma é a dos Atenienses, outra a dos Eólios, a terceira a dos Dórios.
- b) Quando uni equivale a somente: uni Veientes, só os Veientes.

#### Mille milites. - Duo milia militum.

- 346. a) Os numerais até mil concordam com o nome; assim dir-se-á: duo adulescentes, tria templa, centum hominos, ducenti milites.
  - b) Com relação a mille e a milia (cf. n. 63, a, b, pág. 70).

#### Prior... alter.

347. — Primeiro, segundo, falando-se só de dois, traduz-se em latim por prior, alter, e não por primus, secundus, p. ex.: P. Emílio e C. Varrão eram cônsules; o primeiro era tímido, o segundo

ousado, erant consules Paulus Aemilius et Gaius Varro; prior timebat, alter audebat. Nas enumerações, porem, dir-se-á regularmente: primus, secundus, tertius, etc. (cf. n. 57, IV, pág. 62; n. 64, b, pág. 71; n. 309, b, II, pág. 246).

### Anno millesimo quingentesimo.

348. — Os latinos usavam o ordinal nos casos em que nós usamos o cardinal:

a) Na indicação do ano, p. ex.: o ano de 1500, anno millesi-

mo quingentesimo.

b) Na indicação das horas: às quatro horas, hora quarta. Quantas horas são? - oito, quota hora est? hora octava.

c) Com alguns complementos de tempo e tambem para indicar acontecimentos periódicos, caso em que os latinos computam o ponto de partida e o da chegada.

De quatro em quatro anos, quinto quoque anno.

De cinco em cinco anos, sexto quoque anno (cf. n. 193, a, pág. 191; n. 196, pág. 192; n. 200, a, pág. 194; n. 202, c, pág. 195).

### Bini reges creabantur.

349. — Os distributivos, empregam-se:

a) Quando queremos indicar um número repetido vez por vez, p. ex.: de cada vez criavam-se dois reis, bini reges creabantur.

b - I) Em lugar dos cardinais com os nomes que no plural têm um significado diverso do que tem no singular como castra, orum = acampamento; castrum, i = castelo. — Aedes, is = lemplo; aedes, ium = casa. - Litterae, arum = epistola, carta; littera, ae = letra do alfabelo.

II) Ém lugar dos cardinais com os substantivos que têm só o plural, mas que indicam uma unidade, um só objeto, p. ex.: nuptiae = núpcias (1 casamento); bigae, arum = 1 carro. Nestes

usa-se:

dois casos, que acabamos de apontar, em lugar de

singuli-ae-a

uni-ae-a

terni-ae-a

trini-ae-a

Por exemplo:

Bina castra = dois acampamentos. Duo castra = dois castelos. Trina castra = irês acampamentos. Tria castra = três castelos.

E do mesmo modo dir-se-á: una castra = um acampamento; unae litterae = uma epistola.

Singula castra e terna castra significam respectivamente um castelo, três castelos para cada um.

Ao invés, por exemplo, com o plural liberi, orum, os filhos, que não indica um só objeto, uma unidade, usam-se os cardinais e dir-se-á: duo, tres liberi, dois tres filhos, e não bini, terni liberi = dois, três filhos para cada um.

- c) Quando para cada sujeito se repete o número, p. ex.: militibus quini et viceni denarii dati sunt, foram distribuidos 25 dinheiros a cada um dos soldados; viginti quinque denarii significaria 25 dinheiros por todos.
  - d) Nas multiplicações: 2×2 quantos são? quot sunt bis bina? 2×2=4, bis bina sunt quattuor.
  - 3×7 soldados=21 soldados, ter septeni milites sunt unus et viginti milites.

#### Bis terna sunt sex.

350. — Os advérbios numerais empregam-se:

a) Nas multiplicações (cf. n. 349, d, pág. 260).

b) Para indicar quantas vezes acontece uma cousa ou uma ação num tempo determinado, p. ex.: duas vezes por dia, por mês, por ano, bis (in) die ou indiem, bis (in) mense (cf. n. 197, a, pág. 193).

#### OUTRAS PARTICULARIDADES SINTATICAS DA LINGUA LATINA

Homo ad duas res, ad intellegendum et ad agendum est natus.

551. — A expressão conjuntiva isto é em regea não se traduz em latim quando só serve para explicar um conceito geral, p. ex.: o homem ausceu para duas cousas, isto é, para entender e para operar, homo ad duas res, ad intellegendum et ad agendum est natus. Nos demais casos se traduz com id est, nimīrum, etc., p. ex.: fundamentum justitiae est fides, id est, dictorum conventorum-que constantia et veritas, fundamento da justica é a fé, isto é, a estabilidade e a lealdade das palarras e dos tratados.

Uno atque eo facili proclio hostes caesi sunt.

352. -- Para dae maior força à irase, note se o usa latino de unir o adjetivo com o substantivo servindo-se de et (ou atque) is, isque, nec is, neque is, p. ex.: uno atque eo facili proclio hostes caesi sunt, or inimigos focam unclos numa jacil balalla; unam rem explicabo camque maximam; crant in Torquato plurimae litterae (conhecimentos) nec cae vulgares, sed interiores quaedam et reconditae.

#### Multa in co viro praeclara cognovi.

353. — Note-se a particularidade da língua latina de exprimir com adjetivos e com pronomes neutros usados substantivamente muitos conceitos que em português se exprimem por meio de substantivos especiais, p. ex.: adde quod... ou illud adde quod... acrescenta cata reflexão; ista innumerabilia, estes emor inúmeros; omnia perpeti, sofrer todos os tormentos; qui hace vituperare volunt, aqueles que querem consurar o presente estado de causas; quae sunt in eo congesta,

as acutações acumuladas contra ele; ad cetera addiderunt, as demais acusações acrescentaram; multa in co viro praeclara cognovi, belissimos dotes conheci

#### Hannibal peto pacem.

554. - Nas trases: eu sou aquele que; lu fostes o único que; os Romanos foram os primeiros que, o latim abrevia omitindo a peoposição relativa: ego unus; Romani primi, etc., p. ex.: a Sicilia foi a primeira que os Romanos reduziram à forma de provincia, Siciliam primem Romani in provinciae formam redegerunt; vou cu Anibal, que peço a paz, Hannibal peto pacem.

#### CAPITULO VII

#### SINTAXE DO VERBO

### VOZES - MODOS - TEMPOS

#### VOZES

355. — O verbo, quanto à sua significação, pode ser tran-

sitivo, intransitivo e reflexivo.

a) Verbo transilivo é aquele que indica uma ação que passa diretamente do sujeito, que a pratica, pasa o objeto, que a recebe. A esse objeto dá-se o nome de complemento objetivo, complemento direto ou, como hoje se diz, objeto direto (cf. n. 80, a, 1, pág. 85; n. 176, 177, a. pág. 184).

b) Verbo intransitivo é aquele que indica um estado ou qualidade do sujeito ou ainda uma ação que do sujeito, que a pratica, não passa diretamente para objeto algum. As ideias accessórias que esclarecem melhor o estado, qualidade ou ação do verbo, exprimem-se por meio de complementos indiretos, circunstanciais ou, como hoje chamam, adjuntos adverbiais, p. ex.: praesum exercitui, estou à frente do exército; in urbem venio, vou à cidade (cf. n. 80, a, 1, pág. 83; n. 176, pág. 184).

c) Verbo reflexivo é aquele que exprime uma ação que volta ao sujeito que a pratica, e exprime-se mediante os pronomes, me, le, se, nos, vor: divirto-me, exercito-me, etc. (cf. n. 80, a, 2, obs., pág. 85).

### Appellere (navem) ad insulam.

356. — a) O verbo transitivo figura, às vezes, sem objeto direto, porque este facilmente se subentende; o que acontece particularmente com os verbos que se referem a cousas de marinha ou guerra, p. ex.:

Ducere ad=ducere (exercitum) ad, aproximar-se com o

exército de...

Educere ex=educere (exercitum) ex, sair com o exército de...

Movere ab = movere (castra) ab, levantar o acampamento

dc ...

campo.

Tendere = tendere (tabernaculum), acampar, cstar cm

Appellere ad insulam = appellere (navem) ad insulam, aportar à ilha.

Solvere ab = solvere (navem) ab, zarpar de...

Conscendere = conscendere (navem), embarcar...

Trajicere ad = trajicere (copias) ad, passar a, passar com o exército a...

b) Assim diz-se intellego (rem-res) ter bom juizo, ter bom gasta; praccidere (rem-argumentum), alathar (falando); paucis absolvere (rem-argumentum), dizer em poucas palaveas, resumir; alte ou longius repetere (rem-argumentum), começar do princípio, etc.

#### Non erubesco Evangelium.

357. — Vice-versa; alguns intransitivos usam-se, às vezes, como transitivos. Tais são:

a) Vários verbos que indicam um sentimento da alma: lugeo, doleo, erubesco, gemo, etc., p. ex.: lugere mortem patris, chorar a morte do pai; non erubesco Evangelium, não tenho vergonha de professar o Evangelho (cf. n. 249, pág. 218).

b) Os verbos sitio, tenho sede; oleo, redoleo, saber a, ter cheiro de, etc., p. ex.: sitire sanguinem alicujus, ter sede do sangue

de alguem (cf. n. 251, pág. 219).

c) Certos verbos aos quais se acrescenta como objeto direto um substantivo da mesma raiz ou da mesma significação chamado acusativo do objeto interno: vivere vitam, somniare somnium, etc. (cf. n. 251, pág. 219).

#### Me exerceo in venando.

358. — A ação reflexiva exprime-se em latim:

a) Com o verbo passivo: mudar-se, mutari; exercitar-se, exerceri; expandir-se, effundi; recomendar-se, commendari;

acrescentar-se, augēri, etc. (cf. n. 80, a, 2, obs., pág. 85).

b) Com a voz ativa e os pronomes: me, te, se, nos, vos, quando se quer dar maior destaque à ação, p. ex.: me libris delecto, divirto-me com os livros; me exerceo in venando ou in venando exerceor, exercito-me na caça.

#### Opinionibus vulgi rapimur in errorem.

359. — Em português para melhor se determinar as modalidades de alguma ação, recorre-se muitas vezes aos verbos querer, Educere ex=educere (exercitum) ex, sair com o exército de...

Movere ab = movere (castra) ab, levantar o acampamento

dc ...

campo.

Tendere = tendere (tabernaculum), acampar, cstar cm

Appellere ad insulam = appellere (navem) ad insulam, aportar à ilha.

Solvere ab = solvere (navem) ab, zarpar de...

Conscendere = conscendere (navem), embarcar...

Trajicere ad = trajicere (copias) ad, passar a, passar com o exército a...

b) Assim diz-se intellego (rem-res) ter bom juizo, ter bom gasta; praccidere (rem-argumentum), alathar (falando); paucis absolvere (rem-argumentum), dizer em poucas palaveas, resumir; alte ou longius repetere (rem-argumentum), começar do princípio, etc.

#### Non erubesco Evangelium.

357. — Vice-versa; alguns intransitivos usam-se, às vezes, como transitivos. Tais são:

a) Vários verbos que indicam um sentimento da alma: lugeo, doleo, erubesco, gemo, etc., p. ex.: lugere mortem patris, chorar a morte do pai; non erubesco Evangelium, não tenho vergonha de professar o Evangelho (cf. n. 249, pág. 218).

b) Os verbos sitio, tenho sede; oleo, redoleo, saber a, ter cheiro de, etc., p. ex.: sitire sanguinem alicujus, ter sede do sangue

de alguem (cf. n. 251, pág. 219).

c) Certos verbos aos quais se acrescenta como objeto direto um substantivo da mesma raiz ou da mesma significação chamado acusativo do objeto interno: vivere vitam, somniare somnium, etc. (cf. n. 251, pág. 219).

#### Me exerceo in venando.

358. — A ação reflexiva exprime-se em latim:

a) Com o verbo passivo: mudar-se, mutari; exercitar-se, exerceri; expandir-se, effundi; recomendar-se, commendari;

acrescentar-se, augēri, etc. (cf. n. 80, a, 2, obs., pág. 85).

b) Com a voz ativa e os pronomes: me, te, se, nos, vos, quando se quer dar maior destaque à ação, p. ex.: me libris delecto, divirto-me com os livros; me exerceo in venando ou in venando exerceor, exercito-me na caça.

#### Opinionibus vulgi rapimur in errorem.

359. — Em português para melhor se determinar as modalidades de alguma ação, recorre-se muitas vezes aos verbos querer, b) Se o infinito for um verbo depoente ou intransitivo, os quais não se podem apassivar, convem converter a frase de passiva em ativa, p. ex.: o exemplo começou a ser seguido por muitas cidades, plures civitates exemplum sequi coeperunt.

#### Res in senatu agitari coepta est.

362. — a) Em lugar dos perfeitos coepi e desii usam-se, na prosa clássica, as formas passivas coeptus sum, desitus sum, se o infinito que segue é de forma e significado passivo, p. ex.: a cidade começou a ser edificada, urbs aedificari coepta est (melhor que coepit); a causa começou a disculir-se no senado, res in senatu agitari coepta est; começaram a ser edificados os muros da cidade, meonia urbis aedificari coepta sunt.

b) Se o infinito for dependente ou só de forma passiva, mas de significado intransitivo ou reflexo, como augeri, crescer; commoveri, comover-se; moveri, mover-se; videri, parecer; duci, haberi no significado de valer, ser estimado, coepi e desino conservam sua forma ativa, p. ex.: o monte começou a mover-se, mons moveri coepit; o monte cessou de mover-se, mons moveri desiit; Mário

começou a ser mais estimado, Marius major haberi coepit.

#### Nero matrem suam necavit.

363. — A voz ativa indica muitas vezes não só o que se faz diretamente, mas tambem o que se faz por meio de outrem; chama-se então ativa causativa, p. ex.: anúlum sibi fecit, mandou que lhe fizessem um anel; Nero matrem suam necavit, Nero mandou matar sua mãe.

#### SIE

#### MODOS:

#### INDICATIVO

#### Possum sexcenta decreta proferre.

364. - Com as expressões que significam poder, dever, conveniência, necessidade o latim usa regularmente o indicativo, ao passo que em português se usa o condicional para exprimir uma cousa que não se fez ou não se fará, poderia ou teria podido fazer-se.

a) Em lugar do condicional presente português nas expressões poderia, deveria, seria necessário, oportuno, desejavel, melhor, justo, emprega-se o indicativo presente, p. ex.: possum, debeo; licet, oportet, decet; aequum, melius, fas, utile, facile, par, satis, satius, longum, necesse, consentaneum, optabilius, tuum est, etc., mais comumente quando se omite a condição, às vezes,

tambem com a condição expressa, mas, neste último caso, quase sempre com uma negação, p. ex.: precisaria partir, abeundum est; seria desejavel, optandum est; seria muito longo, longum est; seria muito dificil, difficile est; poderia, deveria, conviria, possum, debeo, decet; poderia citar uma infinidade de decretos, possum sexcenta decreta proferre; seria demasiado longo recordar todas as vitórias de Cesar, longum est omnes victorias Caesaria memorare; si velim numerare omnes, nonne possum? Se quisesse contá-los todos, talvez não o poderia? (cl. n. 478, observação 3).

b) Em lugar do condicional passado português com os mesmos verbos e nas mesmas frases emprega-se um tempo histórico: imperfeito, perfeito e mais que perfeito tanto com a condição expressa, como com a condição oculta, p. ex.: teria podido, poteram, potui, potueram; teria sido preciso, oportebat, oportuit. oportuerat; teria sido melhor, melius (satius) erat, fuit, fuerat; não se deveria ler empreendido a guerra, non suscipi bellum oportuit; Temistocles não suportou a injúria da pátria como teria devido, Themistocles injuriam patriae non tulit ut debuit; perturbationes animi poteram (teria podido e poderia ainda) morbos appellare; deleri potuit (ter-se-ia podido destruir) exercitus, si quis aggrédi ausus esset (cf. n. 479, observação 1).

Observações.— I) Note-se a diferença entre dicere poteram (debrbam, etc.), teria podido falar (e ainda agora poderia fazê-le) e dicere potui ou potucram (debui, debueram, etc.) teria podido falar (e não o posso mais).

2) Tambem com os verbos que indicam erer, quais por exemplo, credo, puto, arbitror, opinor e análogos, especialmente se precedidos da negação, usa-se em latim o imperfeito ou o mais que perfeito do indicativo em lugar do condicional passado português, p. ex.: não leria julgade, non arbitrabar, non sperabam, nunquam putavi; não leria pensado que la losses de animo lão inconstante para comigo e para com os meur, le tara mobili in me meosque esse animo non sperabam.

#### Quisquis es.

- 365. O latim usa o indicativo ao passo que em português se usa o subjuntivo:
- a) com os pronomes, conjunções, advérbios compostos mediante a repetição da mesma palavra ou com o acréscimo do sufixo cumque: quisquis, quidquid, quoquo, utut, quicumque, ubicumque, quocumque, quotienseumque, quantuluscumque, p. ex.:quem quer que sejas, quisquis es; sejam quantos forem, quotquot sunt; para onde quer que vás, quocumque contendis (cf.n. 474, d).
- b) Nas proposições disjuntivas com sive... sive, quer... quer, p. ex.: virá a hora da morle, quer la resistas, quer a apresses, veniet tempus mortis, sive retractabis, sive properabis.

Observação. — Mas se as proposições precedidas de sive... sive ou dos pronomes ou advérbios da letra a deste mesmo número formarem parte integrante de proposições construidas com o subjuntivo ou com o acusativo e o infinito ou com o simples infinito, exigem seus verbos no modo subjuntivo, p. ex.: quidquid

agia, age pro viribus, mas dir-se-á: decet, quidquid agas, agere pro viribus, qualquer cousa que se faça, é preciso fazê-la conforme as faças; Midas petiit ut, quidquid tetigisset, aurum fièret, Midas pediu que qualquer cousa que ele livesse locado se ternasse ouro; Sol Phaëtonti filio se facturum esse dixit quidquid optasset, o Sol disse a seu filho Pacionte que lerra feilo qualquer cousa que ele livesse desejado. Mas dir-se-á: Caesar Helvetios in fines suos, unde erant profecti, reverti jussit. Cesar mindou que os Helvécios voltassem para seu territário, donde haviam partido, porque unde erant profecti é uma simples observação do escritor, a qual se póde climinar sem alterar o sentido da frase, (cf. n. 474, d, observação).

c) Usa-se o perfeito do indicativo com os advérbios paene, prope e vix, quari, p. ex.: Brutum non minus amo quam tu, paene dixi quam te, amo a Bruto não menos que tu o amas, diria quasi não menos do que amo a ti; prope oblitus sum quod maxime fuit scribendum, quasi me esquecia do que deveria ter escrito em primeiro lugar.

#### SUBJUNTIVO

366. — O latim emprega o subjuntivo nas orações independentes:

1) Para indicar possibilidade: subjuntivo potencial ou de possibilidade.

2) Para indicar desejo: subjuntivo optativo.

3) Para indicar dúvida: subjuntivo dubitativo-interrogativo.

4) Para indicar exortação: subjuntivo exortativo.
5) Para indicar concessão: subjuntivo concessivo.

#### 1) Subjuntivo potencini

#### Dixerit quispiam.

367. — a) O subjuntivo potencial usa-se no presente e no perfeito, quase com o mesmo valor, para significar um fato possivel enquanto se fala. Toma às vezes a forma interrogativa e nós o traduzimos em português pelo juturo imperfeito ou pelo condicional presente, p. ex.: quis dubitet? quem duvidará, quem poderia duvidar? dixerit quispiam, alguem dirá, alguem poderia dizer; roges me, perguntar-me-ás, poder-me-ias perguntar; non paucos invenias qui sic censeant, não encontrarás poucos que pensem assim; quis haec neget? quem negará isto? non negem, non negaverim, não poderia negar; potius dixerim, diria antes; censeam, julgaria; quis de hac re dubitaverit? quem duvidaria disto? nemo dixerit, ninguem diria ou dirá.

A negação é non ou haud: non ausim tibi promittere istud, não me atreveria a prometer-te isto; haud facile dixeris utrum magis presserit M. Porcium Catonem nobilitas, an ille agitaverit nobilitatem, não poderias facilmente dizer se a nobreza mais perseguisse a Catão ou se ele mais inquietasse a nobreza.

b) O imperfeito emprega-se para indicar que o fato foi possivel no passado, mas que atualmente já não o c; nos o traduzimos em português pelo condicional presente: diceres, terias dilo; cerneres. terias visto; crederes, terias crido; quis putaret? quem teria crido? putaresne? terias jamais crido?

#### Hoc sine ulla dubitatione confirmaverim.

368. - O subjuntivo potencial (presente ou perfeito) é usado frequentemente para afirmar ou negar modestamente uma cousa, p. ex.: censeam, julgaria, ousaria julgar; dixerim, diria, ousaria dizer; ausim, (cf. n. 106, e, pág. 106), ousaria; hoc sine ulla dubitatione confirmaverim, afirmaria isto sem nenhuma divida: naene dicam, quase diria.

Observação. -- Note-se o uso do subjuntivo potencial precedido de forsitan ou fortasse, que corresponde à nossa expressão: tales, pade ser que ..., p. ex.: forsitam quaeratis, qui iste terror sit et quae tanta formido, pode ser que vos me pergunteir...; forsitan aliquis oliquando ejusmodi quidpiam fecerit, pode ser que olquem uma vez lenha feito quelquer cousa ignol. labez abquem lerá feito uma vez...; mirum fortasse hoc vobis aut incredibile videatur. pode ser que isto vos pareça extraordinário ou incrivel.

#### 2) Subjuntive ortative

#### Utinam crraverim.

369. — O subjuntivo optativo emprega-se só ou acompanhado das particulas utinam, o, si = Deus queira, queira Deus on prouvera a Deus, oxalá, tomara! A negação exprime-se com ne, utinam ne e tambem utinam nunquam, utinam nec.

a) Usado no presente ou no perfeito indica um desejo ou cousa que pode realizar-se atualmente ou pode realizar-se no passado:

= oxalá eu te salve (e posso salvar-te). Utinam te servem Utinam te servaverim = oxalá te tivesse salvado (e eu podia ter-te salvado).

Mais exemplos: vincat utilitas reipublicae, vença a utilidade do estado;

utinam erraverim, oxalá tivesse errado (e desejava ter errado).

Observação. - Assim tambem velim, nolim, malim, indicam coum ou ação que se julga possivel: velim redeas, quivera que lu voltasses le possivel que tu voltes); velim redieris, quirera que tu liverse voltado (é possivel que tu tenhas voltado); velim mihi ignoscas, quisera que me perdoasses; nolira animo cedas, não quisera que cedesses à ira.

b) Com o imperfeito c mais que perfeito indica-se desejo, cousa ou ação que não se espera que aconteça no presente ou se sabe não ter acontecido no passado:

> Utinam te servarem prouvera a Deus que eu te salvasse, (mas sci que não posso salvar-te).

Utinam te servavissem = prouvera a Deus que eu te tivesse salvado (mas sei que não te salvei).

Mais exemplos: utinam esses diligens, oh se forses diligente (mas não o espero da tua mandriice); utinam ne peccasses, prouvera a Deus que não livesses errado (mas erraste infelizmente).

Observação. — Igualmente vellem, nollem, mallem indicam ação ou cousa que não se julga possível: vellem redires, quisera que tu voltasses (mas sei que não podes voltar); vellem redisses, quisera que tu tiresses voltado (mas sei que tu não voltaste); vellem adesset Socrates, quisera que estivesse presente Sócrates (mas não é possível).

c) O subjuntivo optativo usa-se muitas vezes nas imprecações e nos votos de felicidade, p. ex.: sollicitat, ita vivam, me tua valetudo, assim eu viva como é verdade que me interesso pela tua saude; ne sim vivus, si aliter loquor ac sentio, possa eu morrer, se jalo de modo diverso do que sinto.

#### 5) Subjuntivo dubitativo-interrogativo

#### Quo fugiam?

370. — O subjuntivo dubitativo-interrogativo é o que exprime em forma interrogativa a dúvida, a incerteza do sujeito sobre o que deve fazer. Para o tempo presente usa-se o presente do subjuntivo, para o tempo passado o imperfeito (nunca o mais que perfeito) do subjuntivo. A negação é a que nega um só termo da proposição, isto é, non, p. ex.: quid faciam? que fazer? quid facerem? que deveria ter feito? quo me nunc vertam? para onde me hei de voltar? quo fugiam? para onde hei de fugir? hunc ego non diligam, non admirer, non omni ratione defendendum putem? não deveria amá-lo, admirá-lo, crer que se deva defender por todos os meios? cur ego non laeter? porque não deveria alegrar-me?

Observações. — 1) Este subjuntivo é também frequente nas frases que exprimem maravilha e desdem, p. ex.: te non corrigam? tabez mão le descrei corrigir? an tu impune sie agas? labez farás la isto impunemente?

2) Pertencem no subjuntivo dubitativo as formas retóricas: quid dicam

da..., quid loquar de..., quid commemòrem virtutes ejus?

#### 4) Subjuntive exertative

#### Fugiamus improborum familiaritates.

371. — O subjuntivo exortativo é aquele com que se exortam os outros a fazer uma cousa. Usa-se só no presente e supre o imperativo na terceira pessoa do singular e plural e na primeira do plural.

Observação. — Usa-se às vezes na segunda pessoa do singular quando, mais que uma ordem, se dá conselho, p.ex.: feras quod vitare non potes, suporta o que não podes evitar; cautus sis, fili mi, sê cauto, meu filho.

A sua negação é ne, e, se a negação continuar numa outra proposição, usa-se neve, p. ex.: eamus, amici, vamo-nos, amigos; fugiarnus improborum familiaritātes, fujamos da companhia dos perversos; ab amicis ne inhonesta petamus, aos amigos não peçamos cousas deshonestas; suum quisque noscat ingenium, conheça cada qual o próprio carater; secēdant improbi, afastem-se os perversos; donis impii ne placare audeant deos, não se atrevam os impios a aplacar os deuses com dons; ne difficilia optemus, neve inania consectemur, não desejemos cousas dificeis, nem corramos atrás de cousas vãs; mas se a primeira proposição for afirmativa, pode-se encontrar neque na segunda, p. ex.: teneamus eum cursum... neque (ou neve) audiamus...

#### 5) Subjuntivo concessivo

Sit fur, sit sacrilegus, at est bonus imperator.

572. — a) O subjuntivo concessivo é o que se emprega para significar que se concede ou admite uma cousa. Se a concessão diz respeito ao presente, exprime-se com o presente, se diz respeito ao passado, exprime-se com o perfeito. A negação é ne, às vezes ut seguido de um verbo de significado neĝativo: sit fur, sit sacrilegus, at est tamen bonus imperator, seja embora um ladrão, seja embora um sacrilego, mas é um bom capitão; fuerint cupidi, fuerint irati, fuerint pertinaces, sceleris vero crimine, furoris, parricidii caruerunt, tenham sido embora cubiçosos, iracundos, obstinados, mas poupe-se-lhes a acusação de crime, de furor e de alta traição; ne sit sane summum malum dolor, malum certe est, concedamos que a dor não seja o maior dos males, contudo é um mal.

b) Frequentes vezes o verbo é precedido de uma conjunção concessiva, especialmente de licet, se bem que, conquanto ou vai unido com o advérbio sane, p. ex.: sit hoc pulchrum sane, at utile non est, seja embora isto certamente bonito, mas não é util.

#### **IMPERATIVO**

573. — O imperativo é o modo do mandado. — O mandado pode ser afirmativo ou negativo, p. ex.: manda-me o livro; não me toques.

a) O mandado afirmativo exprime-se com o presente, se a cousa deve ser executada já, p. ex.: cuida de ti e passa bem, cura te et vale; honrai este homem, imitai seu valor, vos colite hunc virum, imitamini virtutem.

b) Com o futuro se a cousa deve ser feita após algum tempo ou habitualmente; por isso emprega-se especialmente nas disposições legais e testamentárias, nos tratados e nas normas gerais, p. ex.: ignoscito saepe alteri, nunquam tibi, perdoa muitas vezes aos outros, a ti nunca; salus populi suprema lex esto, a salvação do povo deve ser a lei suprema; regio imperio duo

sunto iique consules appellamino (=appellantor, cf. n. 106 d. pág. 106), haja dois com autoridade régia, chamem-me consules; populus romanus bonorum meorum heres esto, o povo romano seja herdeiro dos meus domínios; servus meus Stichus liber esto, meu escravo Estico seja forro.

Usa-se tambem o imperativo futuro quando o mandado está em correlação com um tempo ou conceito futuro, p. ex.: cras ad me venitote (não venite); rem tibi exponam, ipse judicato

(não judica).

Observações. - I) Scire e meminisse têm só o imperativo futuro: scito, scitote; memento, mementote (cl. n. 104, e, pág. 106).

2) Atenua-se o imperativo com amabo, amabo te, quaeso, oro, obsecro, sis (=si vis), sultis (si vultis), sodes (=si eudes), p. ex.: cura, amabo te, Ciceronem, cuida, por favor. de Cleero; quaeso, crebro ad me scribe, escreve-me amiude, peço-le (cf. n. 162, b, c, pág. 162).

3) Reforça-se o imperativo com modo; age, agite (ci. verbo n. 57, observação, pág. 122; n. 152, b, pág, 162); agedum, cia, vamos, p. ex.: age, da veniam filio, cia, vamos, perdoa ao filho; vide modo, cia, ve; itera modo exdem ista mihi, vamos, repele-me estas mesmas cousas.

#### Ne dixeris. - Noli dicere.

574. - O mandado negativo, expresso em segunda pessoa determinada, traduz-se de diversos modos:

a) Por ne ou outras negações compostas: nihil, nemo, nullus, nunquam, nusquam, e a segunda pessoa (singular ou plural) do perfeito do subjuntivo; raramente se emprega o presente do mesmo modo, p. ex.: ne dixeris, não digas; nihil timueritis, não tenhais medo algum; ne alteri feceris quod tibi fieri non vis, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. - In re rustica ne parcas, na agricultura não poupes teu trabalho.

O mandado negativo de terceira pessoa (singular ou plural) e de primeira plural se traduz sempre com o presente do subjuntivo. p. ex.: nemo timeat, ninguem receie; ne id faciamus, não facamos isto (cf. n. 371, pág. 269).

- b) Por noli, nolite, não queiras, não queirais, seguido de um infinito, p. ex.: noli hoc facere, não queiras fazer isto - não jaças isto; nolite hoc facere, não queirais fazer isto = não façais isto; noli me tangere, não me toques; nolite quemquam laedere, não ofendais a ninguem.
- c) Por cave, cavete, guarda-te, guardai-vos (menos bem: cave ne, cavete ne) com o subjuntivo segunda pessoa do presente ou perfeito, p. ex.: cave credas ou credideris, guarda-te de crer, não creias; cave scribas ou scripseris, não escrevas (cave ut scribas. quarda-te de não escrever = escreve); cave festines, guarda-te de te apressar, não te apresses; cave hoc facias, guarda-te de fazer isto, não facas isto; cave responderis, guarda-te de responder, não respondas.

d) Por fac ne (plural facite ne) e vide ne com o subjuntivo segunda pessoa do presente: vide ne cadas, guada-te de cair, não caias; fac ne quid aliud cures hoc tempore, neste tempo não cuides de outra cousa.

e - I) O ne com o imperativo presente quase que exclusivamense se encontra na poesia e nos escritores arcaicos, p. ex.: nimium

ne crede colori, não acredites muito nas aparências.

II) Encontra-se o ne com o imperativo futuro, segunda e terceira pessoa, nos textos das leis, nos tratados e nas exortações gerais, p. ex .: nocturna sacrificia ne sunto, não se façam sacrificios de noile; Borea flante, ne arato, não ares quando sopra o vento

Observação. — Se o mandado negativo continuar numa segunda proposição, a união faz-se por meio de neve ou neu (não neque), p. ca.: hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito, o cadaver não dese ser enterrado nem queimado na cidade.

Mas se a primeira proposição for afirmativa e a segunda negativa, a união faz-se com neque ou nec (rar. neve ou neu), p. ex.: crede ne dubitaveris, erê

e não duvides.

### ESQUEMA COMPAGATIVO DO SUCIUNTIVO EXORTATIVO (c. 371) E IMPERATIVO PRESENTE (c. 373)

#### a) Forma afirmativa

| lege (legas) | 12       |
|--------------|----------|
| legat        | leia     |
| legamus      | leamos   |
| legite       | lede     |
| legant       | leiam    |
|              | 4~876146 |

#### b) Forma negativa

| ne legeris (perf. subj.) ou noli legere ou cave legas, legeris ou fac |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ne legas ou vide ne legas                                             | não leias.  |
| ne legat                                                              |             |
| ne legamus                                                            | não leia    |
| no legentitie (mail out )                                             | não leamos, |
| ne legeritis (perf. subj.) ou nolite legere ou cavete legatis, legeri |             |
| cis ou facite ne legatis.                                             | não leais.  |
| ne legant                                                             |             |
|                                                                       | não leiam.  |

#### INFINITO

### Infinito subjetivo e objetivo

### Turpe est mentiri — Cupio discere.

375. — O infinito, o supino, o particípio, o gerúndio e o gerundivo chamam-se nomes verbais, porque participam da natureza do verbo e da do substantivo. O infinito, o gerúndio e o supino participam da do substantivo; o particípio e o gerundivo da do adjetivo.

O infinito faz as vezes a) de sujeito e b) de objeto.

a - I) Faz as vezes de sujeito com as formas est, erat, fuit, etc. do verbo esse unidas com um substantivo ou com um adjetivo neutro, p. ex.: turpe est, honestum est, sapientis est,

mos est, fortis animi est, satius est, é melhor, p. ex.: virtus est vitium fugere = fuga vitii est virtus, é virtude jugir do vício;

turpe est mentiri. é feio mentir.

II) Mais frequentemente com os verbos impessoais pudet. niget, paenitet, taedet, decet; opus est, necesset est, oportet, praestat, juvat, delectat, placet, libet, licet, interest, refert, nihil attinet, quid attinet? fugit me, videtur mihi, etc., p. ex.: oratorem irasci minime decet = ira oratorem minime decet, não convem ao orador irar-se; me pudet hoc dicere, envergonho-me de dizer isto.

Observação. - Se o infinito sujeito for o verbo esse, fieri, videri, dici, vocari, cognosci, etc. (ci. nominativo, n. 236, pág. 213) exige o seu predicado em caso acusativo, p. ex.: non esse cupidum pecunia est; fortem, justum, be-, neficum, liberalem dici hae sunt regiae laudes, ser proclamado forte, justo. benéfico, liberal, são estes elogios dignos de um rei; Mario consulem fieri valde utile videbatur, a Mario parceia muito util ser jeito consul (cf. n. 376, observação,

b) Faz as vezes de objeto depois dos verbos de sentido incompleto (verbos servis) possum, queo, nequeo, debeo, soleo, volo, nolo, malo, cupio, studeo, conor, enitor, contendo, desino, desisto, incipio, coepi, festino, propero, cogito, scio. nescio, doceo, disco, memini, obliviscor, pergo, statuo, constituo, meditor, paro, timeo e metuo (com o sentido de não se atrever, timeo dicere), assuesco, assuefacio, assuefio, fastidio, horreo, recuso, etc., e depois das frases habeo in animo (= cogito), consilium capio ou ineo, animum induco, eu me persuado, eu me resolvo, p. ex.: incipio studere, studere é o objeto=studium; cupio discere - cupio doctrinam; ille solebat dicere ...; coepi flere; possum plurima exempla proferre, posso apresentar muitos exemplos; non vis haec fateri, não queres confessar isto.

Observações. - 1) Se o infinito objeto for um verbo que exige dois nominativos, p. ex.: esse, fieri, videri, vocari, cognosci, etc. (cl. Nominativo, n. 237, pág. 213), o seu predicado vai para o nominativo, p. ex.: volo manere bonus, quero permanecer bom.

2) Depois de alguns destes verbos encontra-se tambem outra construção com ut ou ne e o subjuntivo, como se verá no estudo das proposições objetivas: Construções do acusativo com o infinito nas proposições objetivas, n. 379, pág. 276 e mais propriamente os números 381, pág. 277; 382, pág. 278.

### Natureza das proposições subjetivas.

376. — Proposições subjetivas são as proposições que servem de sujeito a uma proposição. Estas proposições têm às vezes o seu

sujeito e outras não.

a) Exemplos de proposições subjetivas sem sujeito: é agradavel e decoroso morrer pela pátria; é loucura confiar na furtuna; é próprio do sábio mudar de parecer; é riqueza não ser cubiçoso; a Mário parecia muito util ser feito consul, em que morrer pela pátria, confiar na forluna, mudar de parecer, não ser cubiçoso, ser feito consul desempenham o papel de sujeito e chamam-se proposições subjetivas.

b) Exemplos de orações subjetivas que têm seu sujeito; é humano que o vencedor poupe os vencidos; consta que Roma foi fundada por Rômulo; é preciso que a república seja salva em que as proposições subjetivas que o vencedor poupe os vencidos, que a república seja salva, que Roma foi fundada por Rômulo veem acompanhadas respetivamente de seus sujeitos o vencedor, Roma, a república.

Na língua latina todas estas proposições (tanto as da letra a como as da letra b) têm sempre o seu verbo no modo infinito — e em acusativo o sujcito (letra b) e tudo o que deve concordar com o sujeito por ser predicado ou complemento predicativo (letra a, prop. 4 e 5 -

letra b, prop. 3), p. ex.:.

letra a) I - Dulce et decorum est pro patria mori

2 - Fortuna confidere stultum est 5 — Sapientis est mutare consilium 4 - Non esse cupidum pecunia est

5 - Mario consulem fieri valde utile videbatur

letra b) I - Victorem parcere victis aequum est.

2 - Romam a Romulo conditam esse constat.

3 — Expědit salvam esse rempublicam.

Observações. — I) A construção das proposições da letra a que exige o verbo no modo infinito e em acusativo o seu predicado ou complemento predicativo obedece aos princípios expostos no n. 375, a, observação, pág. 272.

2) A construção das proposições da letra b que exige em acusativo o seu sujeito, predicado ou complemento predicativo e o verbo no modo infinito

chama-se construção do acusativo com o infinito.

### CONSTRUÇÃO DO ACUSATIVO COM O INFINITO NAS PROPOSIÇÕES SUBJETIVAS

### Romam a Romulo conditam esse constat.

377. — A construção do acusativo com o infinito usa-se nas

proposições subjetivas:

a) Depois dos verbos impessoais: oportet, opus est, necesse est, licet, elucet, apparet, convenit, expedit, decet, dedecet, interest, refert, paenitet, taedet, constat, conducit, prodest, etc., p. ex.: Romain a Romulo conditam esse constat, consta que Roma soi sundada por Rômulo.

Observações. - 1) Depois de necesse est e oportet pede-se também usar o subjuntivo sem ut, p. ex.: virtuti studeamus oportet, e necessário aplicar-se à viriude, em lugar de oportet nos viriuti studere; mas, se estes verbos estiverem no infinito, serão seguidos regularmente pelo infinito, p. ex.: dico necesse esse hanc legem valere, é necessário que esta lei se cumpra — Com necesse est se encontra tambem o dativo com o infinito, p. e .: homini necesse est mori, é necessário ao homem morrer ( - é necessário que o homem morra, e depois de intérest e refert tambem ut ou ne com o subjuntivo (cf. n. 277, a, pág. 231).

2) Com licet, a pessoa vai ordinariamente para o dativo, p.ex.: mihi licet hoc facere, &-me licito fazer isto, raramente licet me lioc facere, e o predicado. se houver, vai tambem para o dativo, p. ex.: tibi quieto esse licet, raramente

em acusativo tibi quietum esse licet, a ti é permitido ficar tranquilo. Se, porem, a pessoa for indeterminada, vai sempre para o acusativo, p. ex.: hace praescripta servantem licet magnifice animoseque vivere, a quem observa estes preceitos é concedido viver honrosa e tranquilamente. Tambem com necesse est o predicado acha-se no dativo, p. ex.: vobis necesse est fortibus viris esse, a vás é necessário ser homens fortes (·· é necessário que vás sejais homens fortes) (Lívio).

b) Depois das seguintes expressões formadas com o verbo esse acompanhado de substantivos e adjetivos neutros: utile, pulchrum, perspicuum, verisimile, consentaneum, honestum, verum, aequum est; facile, difficile, indignum est; fit jure (=justum est); fas, nefas, facinus, scelus, est; fama, opinio, spes, mos, tempus est, etc., p. ex.: difficile est regem omnia suis oculis videre, é dificil que um rei possa ver tudo com os seus próprios olhos.

Observação. — Com alguns dos modos impessoais formados com um adjetivo neutro e com esse, encontra-se, uma vez ou outra, o subjuntivo com ut; deve-se, porem, preferir a construção do infinito com o acusativo (cf. n. 403, pág. 291; n. 461, a, observação).

c) Depois dos verba sentiendi e declarandi usados passivamente; intellegitur, perspicitur, nuntiatum est, putandum est, memoriae proditum est, p. ex.: traditum est Homerum caecum fuisse, diz-se que Homero era cego (cf. n. 241, pág. 215).

#### Natureza das proposições objetivas.

378. — Proposições objetivas são as proposições dependentes que servem de objeto direto a algum verbo principal.

Estas proposições constam às vezes:

a) de um simples infinito, p. ex.:

Posso citar muitíssimos exemplos = possum plurima exempla proferre.

Desejo aprender = cupio discere.

Sabes vencer, ó Anibal, mas não sabes aproveitar da vitória = vincere seis, Annibal, victoria uti neseis.

Observação. — A construção destas proposições obedece aos princípios expostos no n. 375, b, pág. 272.

b) Outras vezes, porem, as proposições objetivas constam de toda uma proposição com o seu sujeito e verbo. Isto acontece quando na principal, que rege a objetiva, se encontra um verbo que indica ver, dizer, declarar, saber, sentir, pensar, demonstrar, provar, responder, querer, etc., p. ex.:

eu digo que este menino estuda,

eu afirmo que os meus alunos esludaram,

creio que Pedro virá,

em que os sujeitos este menino — meus alunos — Pedro vão para o caso acusativo e os verbos estuda, estudaram, virá para o infinito

(construção do acusativo com o infinito) presente, perfeito ou futuro de acordo com o número 384, pág. 280:

> ego dico hunc discipulum studere, ego affirmo discipulos meos studuisse, credo Petrum venturum esse.

c) Se o verbo da proposição objetiva não for predicativo, como studeo=sum studens, mas esse seguido de predicado nominal, adjetivo ou substantivo, este predicado nominal vai tambem para o acusativo, devido aos principios gerais da concordância, p. ex.: indep. - hic liber est utilis = dep. objetiva: omnes affirmant hunc librum esse utilem, lodos asseveram que este livro & util.

Observações. — I) Nesta construção deve-se absolutamente evitar qualquer confusão entre o sujeito da proposição infinitiva e o objeto do mesmo verbo que está no infinito, o que facilmente se alcança mudando a frase de ativa em passiva, p. ex.: digo que lu podes cencer os inimigos, se traduzira: aio hostes a te vinci posse e não aio te hostes vincere posse, em que se pode tambem entender que os inimigos podem vencer a ti.

O verbo esse com o particípio futuro passivo na construção do acusativo com o infinito vai para o infinito, p. ex.: eu sei que tu deves ler esse livro, scio tibi hune librum legendum esse (cf. n. 398, c, regra 2, observação, pág. 287).

3) Nas exclamações ou interrogações de maravilha ou de desdem usa-se qualquer tempo do infinito em forma aparentemente independente. Nesta construção tanto o sujeito como o predicado nominal vão para o acusativo, p. ex.: le (ou tene) tam neglegentem esse (juiese)! que sejas (que tenhas sido) tão negligente! Me miserum, le in tantas acrumnas propter me incidisse! Infeliz de mim que por minha causa encontraste tantos dissabores!

### CONSTRUÇÃO DO ACUSATIVO COM O INFINITO NAS PROPOSIÇÕES OBJETIVAS

### Scio Petrum flere.

579. — A construção do acusativo com o infinito usa-se nas proposições objetivas:

a — 1) Depois dos verba sentiendi, isto é, depois dos verbos que exprimem ouvir, observar, pensar, crer, saber, chegar a saber, conhecer, p. ex.: audio, sentio, animadverto, video, puto, credo, cogito, duco, existimo, opinor; accipio, comperio; cognosco, intellego, suspicor, spero, scio, nescio, ignoro, memini, recordor, obliviscor, etc.

II) Depois dos verba declarandi, isto é, dos que indicam dizer, afirmar, responder, anunciar, demonstrar, provar, etc., p. ex .: dico, nego, affirmo, respondeo, scribo, declaro, conclamo, narro, memoriae prodo, certiorem facio, nuntio, edico,

doceo, minor, promitto, etc.

P. ex.: (verba sentiendi) - - Creio que lu és (foste, serás) bom, credo te esse (fuisse, futurum esse) bonum; sentimos que o Jogo é quente, que a neve é branca, doce o mel, sentimus ignem calere, nivem esse albam, dulce mel; sei que Pedro chora, scio Petrum flere.

(Verba declarandi) — Envina Aristóteles que nunea existiu o poeta Orfeu, Orpheum poëtam docet Aristitoteles nunquam fuisse; Demócrito disse que existem mundos inúmeros, Democritus dixit innumerabiles esse mundos.

- b) Depois dos verba voluntatis: volo, nolo, malo, cupio, studeo; jubeo, veto, prohibeo; sino, patior; statuo, decerno, constituo; concedo, permitto; flagito, postulo, posco, opto; cogo e semelhantes.
- P. ex.: quero que vasseis hem, volo vos valere; Sila quis ser incinerado depois de sua morte, Sulla se cremari post mortem voluit; Cesar proibia aos embaixadores que se afastassem, legatos Caesar discedere vetabat; deixai que os meninos senham a mim, sinite parvulos venire ad me.
- c) Depois dos verba affectuum: gaudeo, gozo; laetor, alegro-me; doleo, aflijo-me, lastimo; miror, admiror, admiro-me, indignor, indigno-me; queror, queixo-me; succenseo, irrito-me aegre, (moleste, graviter, indigne) fero, levo a mal, indigno-me; glorior, glorio-me; gratulor, congratulo-me; gratias ago, dou graças; gratiam habeo, conservo gratidão, etc.
- P. ex.: admiro-me que tu nada me escrevas, miror te ad me nihil scribere; Os Belgas levavam a mal que o exército do povo romano passasse o inverno e envelhecesse na Gália, Belgae populi romani exercitum hiemare atque inveterascere in Gallia moleste ferebant.

#### O sujeito da proposição objetiva

#### Fateor me erravisse.

380. — a) O sujeito da proposição objetiva vem sempre expresso, ainda quando é idêntico ao do verbo da proposição principal. A identidade do sujeito da proposição objetiva da terceira pessoa com o da principal se exprime com o pronome reflexivo se, tanto para o singular como para o plural, p. ex.: confesso que errei, sateor me erravisse. Cesar julga ser (ter sido, que será) feliz, Caesar credit se beatum esse (fuisse, fore).

b) A omissão dos pronomes pessoais é frequente, especialmente nos historiadores, com o infinito do futuro ativo quando as proposições principal e objetiva têm o mesmo sujeito, p. ex.: refracturos carcerem minabantur, em lugar de: se refracturos esse, amea-

çavam de abrir a prisão com a força.

#### Observações sobre alguns verba sentiendi e declarandi

- 381. a) Os verba declarandi: dico, nuntio, moneo, scribo, respondeo, e em geral os verbos que exprimem dizer, avisar, responder, quando significam exortar, mandar, se constroem com ut, uti ou ne e o subjuntivo, p. ex.: excrevá aos discipulos que voltassem (= exortando a que voltassem) para a cidade, discipulis scripsi ut in urbem redirent; António escreveu de próprio punho a l'tico que não temesse e que imediatamente se the apresentasse, Antonius sua manu Attico scripsit ne timeret, sed quam primum ad se veniret; a pitanisa respondeu aos Atenienses que se defendessem com muros de madeira, Atheniensibus Pythia respondit ut moenibus lignois se munirent (cf., n. 453, b, IV).
- b) Memini e memoria teneo lembro-me, recordo-me, recordo, usam quase sempre o infinito presente, tambem quando se trata de acontecimentos passados,

se a pessoa que recorda foi autor ou testemunha da cousa, diversamente o infinito passado, p. ex.: memini patrem tuum haec mihi narrare, recordo-me que leu pai me contava estas cousas; memoria teneo Marium se paludibus abdidisse, lembro-me que Mário se ocultou nos brejos.

c) Se a oração infinitiva for regida de verbos que significam esperar, prometer, ameaçar, jurar, Jazer volos, p. ex.: spero, spem habeo, spes me tenet, confido, promitto, polliceor, profiteor, minor (minitor), voveo, juro, etc., usa-se o infinito futuro ou o infinito presente precedido de posse, quando a ação se refere ao futuro, p. ex.: espero que amanha poderci voltar, spero me cras rediturum esse ou redire posse; Cesar ameaçou destruir a cidade, Caesar minatus est se urbem deleturum; eu prometo vir, ego polliceor me venturum.

Observação. - Spero emprega-se frequentemente com o significado de penso, creio, estou convencido e então constrói-se regularmente com o infinito presente ou perfeito: espero que lu estás já bom, spero te jam bene valere; ele estava convencido de que tinha jalado admiravelmente, mirifice sperabat se esse locutum.

d) Alguns verbos constroem-se tanto com o acusativo e o infinito como com o subjuntivo precedido de ut (ou ne), mas com sentido diverso, p. ex.:

1) Suadeo, persuadeo = convenço (que uma cousa é ou não é) com o infinito e o acusativo, p. ex.: persuade tibi hoc verum esse, convence-te de que isto è verdade. Com o sentido de induzo (a fazer ou a não fazer uma cousa) com ut (ou ne) e o subjuntivo, p. ex.: ille mihi persuasit ut hoc facerem, cle me induziu

II) Censeo = penso, creio (que uma cousa é ou não é) com o infinito e o acusativo, p. ex.: Aristoteles omnia moveri censet, dristoteles pensa que tudo se more; com o sentido de praponho, decreto com ut (ou ne) e o subjuntivo, se o verbo dependente for ativo, p. ex.: senatus censuit ut Caesar Aeduos defenderet, o senado decretou que Cesar defendesse os E' duos; com o acusativo e o infinilo do participio futuro passivo. (-dus) quando for passivo, p. ex.: Cato censebat Carthaginem esse delendam, Catão aconselhava a que se destruisse Cartago.

III) Placeo = agrado, com o infinito e o acusalivo, p. ex.: agrada-me que lu estudes, mili placet te studere; com o sentido de parecer bem, oportuno com ut (ou ne) c o subjuntivo, p. ex.: placuit senatui ut bellum indiceretur, pareceu bem no senado que se declarasse a guerra, ou tambem pode-se usar o simples infinito, p. ex.: praemitti quattuor milia armatorum ad loca opportuna praeoccupanda consuli placuit, pareccu oporluno ao consul mandar adiante quatro mil soldados que se apoderassem antecipadamente das posições expostas (a um ataque

IV) Moneo, admoneo = recordo, digo, Jaço menção, advirto (que uma cousa é ou não é) com o infinito e o acusativo, p. ex.: Caesar monuit victoriam in equitum virtute constare, Cesar recordou que a vitória dependia do valor dos cavalerros; com o sentido de exorto, aconselho (a fazer ou a não fazer uma cousa) com ut (ou ne) e o subjuntivo, p. ex.: ille me monuit ne hoc facerem, ele me exortou a que

V) Auctor tibi sum ut (ou ne) =eu le armeelho; auctor sum com o acusalivo e o infinito = narro, conto, afirmo, p. ex.: milii ut absim vehementer auctor est, ole me aconselha quanto mais pode a ficar longe; sunt qui male pugnatum a consulibus auctores sunt, há alguns que narram que se combateu cobar-

c) Certioren facere aliquem ut (ou ne) = admoesto, exorto alguem a fazer ou a não fazer uma cousa; certiorem facio com o acusativo e o infinito - faço saber a alguem que uma cousa é ou não é. A esta lista devem-se acrescentar mais

### Observações sobre alguns verba voluntatis.

a) Com os verbos volo, nolo, malo, studeo, se o sujeito da proposição dependente for diverso do da principal, usa-se o acusativo com o infinito, p. ex.: cupio te Vergilium legere, desejo que lu leias Vergilio; mas, se o sujeito for igual, usa-se em regra o simples infinito: cupio Vergilium legere, desejo les

Vergilio. Contudo tambem neste caso se pode usar o acusativo com o infinito se o verbo da proposição dependente for passivo ou esse ou videri com um predicado, p. ex.: sapientem civem me et esse et numerari volo (cf. n. 237, observação, pág. 213).

b) Para dar maior força frequentes vezes com os verba voluntatis usa-se o infinito perfeito passivo (em lugar do presente), imaginando como já realizada a ação que deles depende, p. ex.: hoc factum (esse) volo, quero que se faça isto; te monitum (esse) velim, quisera avisar-te.

A forma infinitiva esse ordinariamente se omite.

- c) Depois de volo, nolo, malo encontra-se tambem o subjuntivo sem ut, especialmente depois das fórmelas velim, malim, vellem, mallem, etc., p. ex.: quisera que me acreditarose, mihi credas velim; quisera que me respondesses, velim; mihi respondeas e tambem velim (malim) ut mihi respondeas, mas não se dirá: nolim ut mihi respondeas.
- d) Jubeo e veto querem o infinito com o acusativo da pessoa à qual se proibe ou se ordena: Cesar ordenou aos soldados que consertassem a ponte, Cesar jussit milites pontem reficere; ordeno-le que parlas, jubeo te abire; Cesar proibiu aos soldados que parlissem, Caesar vetuit milites discedere.

Se não for expressa a pessoa a quem se manda ou proibe, o verbo dependente vai para o infinito passivo, salvo casos em que facilmente se pode subentender: Pompeu proibiu que ce fortificasse o acampamento, Pompeius vetuit castra muniri; Nero mandou matar qua mãe, Nero matrem suam necari jussit; Cesar mandou cortar a pente, Caesar jussit pontem rescindi. — Caesar castra munire jussit (subentendido milites).

Na voz passiva jubeo e veto constroem-se pessoalmente com o nominativo e o infinite, p. ex.: mandou-se aos cônsules que parlissem para a provincia, consules jussi sunt in provinciam discedere; proibiu-se aos Nolanos que se aproximassem dos muros—os Nolanos foram proibidos de se aproximar dos muros, Nolani vetiti

sunt moenia adire (cf. n. 239, pág. 214).

- e) Tambem os verbos sino e patior, permilo, deixo, na voz ativa se constroem como jubeo e veto, p. ex.: os teus cantos não me deixam dormir, dormire me non sinunt cantus tui.—Se não for expressa a pessoa a que se permite fazer uma cousa, o verbo vai para o infinito passivo, p. ex.: Augustus dominum se appellari non passus est, Augusto não permitiu que o chamassem de senhor. A respeito da construção de sinor passivo cf. n. 239, pág. 214.
- f) Os verbos statuo, constituo, decerno, com o sentido de estabeleço, resolvo, decreto, decido, constroem-se:
- I) Com o simples infinito se o sujeito desses verbos for igual ao do verbo dependente, p. ex.: cum statuissem scribere ad te aliquid, tendo tomado a deliberação de exercer-te alguma cousa; Scaevola in Tusculanum ire constituit, Cévola resolveu ir à quinta de Túsculo. Neste mesmo caso raramente se constroem com ut e o subjuntivo, p. ex.: constitueram ut in Arpinati manerem, resolvera ficar em Arpina.

II) Se o sujeito da dependente for diverso do da principal em regra se constituem com ut ou no e o subjuntivo, p. ex.: senatus decrevit ut consul videret ne quid respublica detrimenti caperet, o senado decretou que o consul jizasse

por evilar que a república sofresse prejuizo.

- III) Note-se, porem, que se ao verbo dependente vai unida a idéia do deser ou da necessidade o mesmo verbo dependente se traduz pelo gerundivo, p. ex.: Caesar statuit sibi Rhenum esse transcundum, Cesar decidiu-se a passar o Reno (porque viu a necessidade deste movimento).
- g) Depois de concedo, permito, permito fazer alguma cousa, encontra-se, alem do infinito concedo tibi abire, permito que partas, também o subjuntivo com ut, p. ex.: concedo ut hoc facias, permito que faças toto; mas depois de concedo com a significação de admito, consinto que uma cousa é ou não é, usa-se sempre o acusativo com o infinito, p. ex.: concedo non esse miseros, qui mortui sunt, admito que não são infelizes os que morreram.
- h) Depois de flagito, postulo, posco e opto usa-se frequentes vezes o subjuntivo com ut, raramente com cogo, constranjo, obrigo (cf. n. 453, b, II).

#### Observações sobre os verba affectuum.

383. — a) Depois dos verba affectuum encontra-se tambem a conjunção causal quod com o indicativo ou subjuntivo. Usa-se a construção do acusativo com o infinito quando se quer indicar que a seão e o estado expresso pelo verbo dependente se considera como objeto direto do verbo principal, p. ex.: gaudeo te hene valere, folgo que passes bem: usa-se a construção com quod, quando se quer que sobressaia a causa pela qual se agitam os vários sentimentos da alma: gaudeo quod vales, estou contente parque tu passas bem (cf. n. 446, 447).

b) Glorior, na boa prosa latina, encontra-se com o acusativo e o infinito; ao passo que com gratúlor, gratias ago e gratíam habeo prefere-se a construção com quod.

#### TEMPOS DO INFINITO

384. — O infinito latino tem só três tempos: presente, perseito, futuro.

O presente indica um fato contemporâneo ao que o tempo da principal exprime, p. ex.: credo te scribere, credebam te seribere; credo a te historiam legi, credebam a te historiam legi.

O perfeito indica um fato anterior ao que o tempo da principal exprime, p. ex.: credo eum scripisse, credo a te historiam lectam esse, credebam a te historiam lectam esse.

O futuro indica um fato posterior ao que o tempo da principal exprime, p. ex.: credo eum scripturum esse (ou credo fore ut ille scribat, cf. n. 385, a, I, pág. 280), credebam eum scripturum esse (ou credebam fore ut ille scriberet, cf. n. 385, a, I, pág. 280).

Observações. — 1) Em latim usa se sempre o perieito do infinito quando na proposição dependente se indica um acontecimento já passado com relação à principal, ao passo que em português se encontra um imperieito com valor de mais que perfeito, p. ex.: Cornélio Nepos deixou escribo que Aristides estava presente (imperieito com o valor de mais que perfeito) na balalha de Salamina, Cornelius scriptum reliquit Aristidem interfuisse (não interesse) proelio navali apud Salaminam; muitos escritores relataram que o rei assistia à batalha, multi scriptores tradiderunt regem in proelio adfuisse.

2) Note-se cofim que, tratando-se de futuros passivos, precisará distinguir a passibilidade de necessidade de fazer uma cousa; pelo que, por exemplo: creio que os minhas cartas serão lidas por ti (possibilidade) traduzir-se-á: credo litteras meas a te lectum iri su credo fore ut litteras meac a te legantur, mas a expressão: creio que as minhas cartas deserão ser lidar por ti (necessidade) traduzir-s-á: credo litteras meas a te legendas esse.

### COMO SE SUPRE EM LATIM O INFINITO FUTURO

385. — a) Como se supre o futuro imperfeito português ou condicional presente, p. ex.: creio que ele escreverá, pensava que ele viria.

I) Em lugar do infinito futuro ativo encontra-se muitas vezes a circunlocução fore ut ou futurum esse ut (ut non nas proposições negativas) com o subjuntivo presente depois de um presente ou futuro, com o subjuntivo imperfeito depois de um tempo passado

na proposição principal, p. ex.: em lugar de credo eum scripturum esse e credebam eum venturum esse pode-se dizer: credo fore ut ille scribat, credebam fore ut ille veniret, creio que ele escreverá, pensava que ele viria.

II) Esta construção é obrigatória com os verbos que não têm supino (disco. posco, timeo, paenitet, etc.), p. ex.: espero que te arrependerás da tua falta, spero fore ut te culpae paeniteat; esperava que te arrependesses da tua falta, sperabam fore ut te culpae paeniteret.

III) O infinito futuro passivo supre-se ordinariamente com esta circumlocução, p. ex.: espero que os inimigos serão vencidos, spero hostes victum iri ou melhor spero fore ut hostes vincantur.

Observação. — Posse, nolle, velle, malle empregam-se sem perifrase com a significação de futuro, p. ex.: esperam poder assenharear-se do domínio da Gália, Galliae imperio se potiri posse sperant.

b) Como se traduz o juturo perfeito português ou condicional passado na mesma dependência, p. ex.: penso que esta tarde terás escrito, pensei que esta tarde terias escrito.

Neste caso, em lugar do infinito futuro, tanto na voz ativa como na passiva, recorre-se ao circunlóquio futurum esse ou fore ut (non) com o subjuntivo perfeito depois de um presente ou futuro, com o subjuntivo mais que perfeito depois de um tempo passado, p. ex.: credo fore vesperi ut epistulam scripseris..., que esta tarde terás escrito — credidi fore vesperi ut epistulam scripsisses..., que esta tarde terias escrito — Spero fore ut sanitatem cras recuperaveris, espero que amanhã terás recuperado a saude; spero fore ut meae litterae a te acceptae fuerint, espero que as minhas carlas terão sido recebidas por ti.

Mas, com os verhos passivos e depoentes, em lugar deste circunlóquio, é mais usado o particípio perfeito com fore, p. ex.: credo epistulam vesperi scriptam fore..., que esta tarde terá sido escrita... credidi epistulam vesperi scriptam fore..., que esta tarde teria sido escrita; credo me satis adeptum fore..., que eu terei alcançado — credidi me satis adeptum fore..., que eu teria alcançado. Spero te eras sanitatem adeptum fore, espero que amanhã terás alcançado a saude.

#### APENDICE AO INFINITO

Ī

#### Rediit infecta re.

386. — A partícula sem seguida de um inficito exprime-se em latim:

a) Com locuções formadas de substantivos, p. ex.: despedi-o sem o repreender,
dimisi eum sine objurgatione; sem se cansar, sine labore; sem combuler,
sine vulnere.

b) Com locuções formadas de uma negação (non, neque, nihil, nunquam, ne... quidem, nullus etc.) e de um particípio, presente ou perfeito, que pode ser tambiem um ablativo absoluto, ou de adjetivos, p. ex.: or Romanos mandaram auxilios sem ser regadas, Romani nen rogati opem tulerunt; dos animais só bebenas sem ter sede, seli animalium non sitientes bibimus; voltou sem nada ler concluido, rediit infecta re; partiu sem que Cesar nada soubesse, profectus est Caesare inseio.

Assim se diz:

rae nolente, sem en querer, contra a minha contade, causa incognita, sem conhecimento da causa; indicta causa, sem instaurar processo; salvo officio, sem faltar ao próprio dever; salva fide, sem violar a palavra dada; salvis legibus, sem violar as leis; salva republica, sem que a república corra perigo.

- c) Muitas vezes recorse-se a adjetivos ou particípios com significação negativa: incognitus, inscitus, ignarus, imparatus, necopinans, tacitus, p. ex.: pueri sacpe aliquid judicarunt ignari, os mentos muitas vezes julgam alguma cousa sem dela nada saber.
- d) Com uma proposição unida à precedente com neque, nec, neque tamen, et... non, p. ex.: muitos touvam os oradores e poetas som os entendorem, multi probant oratores et poëtas neque intellegunt; partiu sem ver o amigo, abiit nec vidit amicum.
- c) Com proposições subordinadas e especialmente consecutivas regidas de ut non; qui, quae, quod non; quin; nisi, depois de uma proposição aegativa, cam non (nihil, etc.), p. ex.: Cesar mão siliou cidade sem a tomar, Caesar nullam obsēdit urbem quam non ceperit; nunca me aproximo de li, sem partir mais sabito, nunquam accedo, quin abs te abeam doctior; nada pade acontecer sem que preceda uma causa, nihil potest evenire nisi causa antecedat; Cesar partiu de Gergóvia sem a ter tomado, Caesar Gergovia, cum urbem non cepisset, profectus est; não deixei passar dia algum sem te escrever alguma cousa, nullum adhue intermisi diem quin aliquid ad te litterarum darem; foi embora sem ter dito nada, abiit cum nihil dixisset (cf. n. 421, b, pág. 308).

#### П

### Naves aedificandas curavit.

567. — O verbe mandar ou Jazer seguido de um infinito português traduzse em latim:

a) Com o simples verbo causativo; Cesar mandou lançar uma ponte sobre o pobres, Caesar pontem in Rhemo fecit; Cimão mandou sepultar à sua custa muitos pobres, Cimon complures pamperes mortuos suo sumptu extúlit (cf. n. 363, pág. 265).

b) Com o verbo jubeo e o infinito: Cesar Jez voltar as legiães para o acampaciento, Caesar legiones ad castra reverti jussit; Fabricio mandou deter e reconducir o médico a Piero, Fabricius medicum comprehendi atque ad Pyrrhum reduci jussit (ci. n. 532. d. pág. 278).

c) Com o verbo curo e o gerundivo: Cesar fez construir o maior número possivel de naus, Caesar quam plurimas naves aedificandas curavit; Anibal mandou sepultar o corpo de Marcelo, Hannibal Marcelli corpus sepeliendum curavit. (cl. n. 404, pág. 293).

d) Com facio ut, efficio ut, se o verbo fazer tomar o significado de fazer de modo que, fazer com que, etc.: o sol faz florescer tudo, sol efficit ut omnia florent; a cortesia e a afabilidade no falar lornam-nos queridos de todos, comitas et affabilitas sermonis efficit ut omnibus cari simus; se houver alguma novidade, faze com que eu a saiba, si quid crit novi, fac ut sciam.

c) Às vezes fazer significa constranger, induzir alguem a fazer uma cousa; neste caso traduz-se com cogo e o infinito ou com impello ut e o subjuntivo: os Romanos faziam recuar os inimigos; Romani hostes loco cedere cogebant.

f) Quando se fala de escritores que a alguma personagem fazem dizer esta ou aquela cousa, o verbo fazer se traduz com facio ou induco com o particípio do verbo dependente: Homero faz falar Polifemo com um carneiro, Homerus Polyphemum cum ariête colloquentem facit.

g) Outras vezes recorre-se a outros modos mais ou menos equivalentes à forma portuguesa, p. ex.:

A lua carta faz-me pensar, epistula tua me sollicitum reddit. Faz-me temer, mihi metum injicit, affert, addücit. Faz-me encolerizar, mihi stomachum movet. Faz-me rir, mihi risum movet, excitat. Faz-me chorar, mihi fletum movet, addücit.

#### PARTICIPIO

588. — O particípio tem as propriedades de adjetivo e de verbo (adjetivo verbal). Como adjetivo concorda em gênero, número e caso com o substantivo, como verbo rege o sou caso. Para bem compreender as várias espécies de particípios e as suas diversas significações, é necescário distinguir os verbos segundo o valor em transitivos e intransitivos e segundo a forma em ativos, passivos e depoentes.

Estabelecida esta distinção, no esquema a seguir, ver-se-á quais e quantos particípios têm respectivamente o verbo transitivo e intransitivo.

#### I. — Verbo transitivo

#### O verbo transitivo ativo tem:

a) o part. pres. (ação que continua) b) o part. fut. (ação que alguem quer ou está para fazer) legens (lendo; o que lê; o que lia). lecturus (havendo ou tendo de ler; o que há, havia, houver de ler; para ler).

#### O verbo transitivo passivo tem:

a) o particípio perfeito (ação passada) b) o particípio fut. (necessidade)

legendus (lido; tendo sido lido).

#### O verbo transitivo depoente tem:

a) o participio presente

imitano (imitando, o que imita, o que imitava).

 b) o particípio perfeito com significação ativa.

imitalus (tendo imitado).

c) o particípio futuro ativo

imitaturus (havendo ou tendo de imitar; o que há, havia, houver de imitar; para imitar). imitandus (que deve ser imitado).

d) o particípio futuro passivo

#### 2. - Verbo intransitivo.

### O verbo intransitivo ativo tem:

a) o participio presente b) o participio juturo veniens (vindo, o que vem, o que vinha).
venturus (havendo ou tendo de vir;
o que há, havia, houver de vir;
para vir).

### O verbo intransitivo depoente tem:

a) o participio presente b) o participio perfeito com significação intransitiva.

c) o parlicípio futuro

narcens (nascendo, o que nasce, etc). natus (tendo nascido).

nasciluras (havendo ou tendo de nascer, etc.).

#### Deste quadro resulta:

- 1) Que o participio presente de qualquer verbo latino corresponde ao participio presente português ou frases que lhe correspondem no valor e exprime um acontecimento incompleto, contemporaneo ao fato que exprime o verbo da proposição principal, p. ex.: indico o caminho a quem erra (= ao errante), monstro viam erranti. Indiquei o caminho a quem cerava (= ao errante), monstravi viam erranti. Indicarci o caminho a quem cerar (= ao cerante), monstravi viam erranti; ridens dico, dixi, dicebam, dicam, etc.
- 2) O particípio perfeito: a) Se for de um verbo transitivo passivo indica uma ação em que o sujeito foi o paciente no passado, p. ex.: liber lectus, livro que foi lido.
- b) Se for de um verte depoente transition, exprime uma ação transitiva realizada no passado: imitatus, que imitou.

c) Se for de um verbo depoente intransitivo, exprime uma ação intransitiva no passado: egressus, que vaiu, vaido, ou um estado: mortuus, morto.

5) O participio Juluro alivo (urus, ura, urum) de qualquer verbo não só indica a iminência de uma ação, como tambem a intenção de realizáda, p. ex.: os inimigos se aproximam para aevallar a cidade, hostes appropinquant urbem oppugnaturi; estou para (tenho intenção de) admaestar o filho, sum moniturus fillum; proponho escrever a guerra que o pavo romano fez contra Jugarta, bellum scripturus sum, quod populus romanus cum Jugartha rege Numidorum gessit.

Note se ainda que na prosa clássica é rarissima o uso do particípio futuro não acompanhado das formas do verbo sum. Na prosa post-clássica é frequente o uso do particípio futuro sem as formas do verbo sum para indicar escopo ou fim p. ex.: Galli venerunt castra oppugnaturi.

O participio futuro passino indica a necessidade ou possibilidade de fazer a ação, p. ex.: scribendus, a escrever-se, que deve ser escrito.

## Dionysius tyrannus cultros metuens (=quia metuebat).

389. — O particípio serve para exprimir, mais brevemente do que com o auxílio das conjunções, as diversas circunstâncias de tempo, de causa, de condição, etc., e pode-se verter em português por uma proposição causal, temporal, concessiva, condicional, modal:

a) Causal, quando supre uma proposição causal, p. ex.: Dionysius tyrannus, cultros metuens (=quia metuebat) tonsorios, candenti carbone sibi adurebat capillum, o tirano Dionísio, receando as lâminas cortantes de ferro (=navalhas), queimava os cabelos com brasa.

p. ex.: Dionysius tyrannus, Syracueis expulsus (=postquam expulsus crat), Corinthi pueros docebat, o tirano Dionísio, depois que foi expulso de Siracusa, ensinava em Corinto aos meninos.

c) Concessivo, quando faz as vezes de uma proposição concessiva p. ex.: risus interdum ita repente erumpit, ut cum cupientes (=quamvis cupiamus) retinere nequeamus, o riso às vezes estala tão repentinamente, que não podemos refreá-lo ainda que o queiramos.

d) Condicional, p. ex.: non potestis voluptate omnia dirigentes (=si dirigatis) aut tueri aut retinere virtutem, não podeis defender nem conscrvar a virtude, se dirigirdes pelo prazer toda vossa ação.

e) Modal, p. ex.: multi saepe humi jacentem inter custodias stationesque militum conspexerunt, muilos o viram jazer

por terra entre as sentinelas e os corpos de guarda dos soldados.

Observações. — 1) Às vezes o participio concessivo é precedido de etsi, quamvis, quamquam ou por qualquer outra partícula concessiva, mas este uso não é o dos melhores escritores.

2) Notem-se as expressões: missum facere (=omittere ou curam alicujus rei deponere), descuidar, abandonar, deixar de um lado, p. ex.: missam facere iram, missum amorem, missos honores, etc.

#### Post urbem conditam.

390. — Em lugar do substantivo verbal português, o latim usa ordinariamente uma expressão concreta formada com o particípio, p. ex.: depois da fundação de Roma, post urbem conditam; depois do nascimento de Cristo, post Christum natum; após a expulsão dos reis, post expulsos reges; após a destruição de Cartago, post dirutam Carthaginem; Cipião foi mandado à conquista da Africa, Scipio missus est ad subigendam Africam; distinguir-se na interpretação de Cícero, interpretando Cicerone excellere.

### Vidi pueros ludentes.

391. — Os verbos que indicam ver, p. ex.: aspicio, invenio, cerno, conspicio, animadverto e video, quando indicam atenção ao estado em que se acha o objeto de que se fala, querem depois de si o particípio presente: vi os meninos jogar, (vi-os no ato de jogar) vidi pueros ludentes; vi Catão assentar-se na biblioteca, vidi Catonem sedentem in bibliotheca; vi Pedro correr, vidi Petrum currentem. Se indica simplesmente o fato em si e por si, querem o acusativo com o infinito presente, p. ex.: video pueros ludere, vejo que os meninos jogam.

#### Audivi te canentem.

- 392. a) O verbo audio quando indica percepção direta quer depois de si o particípio presente, p. ex.: audivi te canentem, auvi-te cantar.
- b) Se indica percepção indireta equivalente a ouço dizer, ouví dizer, quer o acusativo com o infinito, p. ex.: audivi te canere, ouví dizer que tu cantas; audivi te fugisse, ouví dizer que tu fugiste.

Observação. — Depois de audio usa-se o particípio presente quando o seu adjetivo é dico com a significação de arengar, p. ex.: audivi Ciceronem in foro dicentem, ouvi Cicero arengar no foro.

### Recte facta, acute responsa.

593. — O particípio perfeito é frequentemente usado como substantivo: dietum, factum, responsum, etc. Ora com estes particípios substantivados não se une o adjetivo, mas o advérbio; não se diz; acuta responsa, recta facta, mas acute responsa, recte facta, resposlas agudas, feitos ilustres.

### Hostes urbem captam tenent.

594. — E' próprio da língua latina usar o neutro do particípio perfeito, especialmente cognitum, compertum, constitutum, deliberatum, exploratum, perceptum, perspectum, persuasum, scriptum, statutum, susceptum, etc., em união predicativa com os verbos habeo e teneo, em lugar do simples perjeito ou mais que perfeito ativo para exprimir com maior energia a duração da ação do verbo, p. ex.: hostes urbem captam tenent, os inimigos tomaram a cidade c a conservam; dux omnes copias in unum locum coactas habebat, o comandante recolhera todas as suas forças num só lugar c aí as conservava; compertum ego habeo, milites, verba virtutem non addere, conhect (=bem set), ó soldados, que as palavras não aumentam o valor.

### Periculum veritus consilio destitit.

595. — O particípio perfeito de muitos verbos depoentes tem valor de particípio presente. Tais particípios são: ratus pensando; usus, servindo-se; gavisus, alegrando-se; arbitratus, julgando; ausus, atrevendo-se; diffisus, desconfiando; fisus, confiando; confisus, confiando; secutus, seguindo; solitus, estando acostumado; veritus, temendo; complexus, abraçando, p. ex.: periculum veritus consilio destitit, temendo o perigo abandonou o intento; instituto meo usus, omnes dimisi, seguindo o meu costume, despedi-os a todos.

## Chegado Cesar...; posto o sol.

396. — Em latim não há particípio perfeito ativo; para traduzí-lo do português para o latim recorre-se a uma circunlocução ou usa-se o particípio presente com uma pequena impropriedade de significação, p. ex.: Cesar, tendo chegado, alcançou um magnifico triunfo, cum Caesar venisset, magnum triumphum egit; posto o sol, os inimigos retiraram-se, cum sol occidisset ou occidente sole, hostes in castra se receperunt.

### Urbem captam hostis diripuit.

397. — Quando em português ocorrem dois verbos coordenados, em latim substituir-se-á o primeiro pelo particípio concor-

dando com o sujeito ou com o complemento do segundo. Em português diz-se, p. ex.: o inimigo tomou e saqueou a cidade, e em latim: urbem captam hostis diripuit; Anibal atraiu Graco para uma emboscada e o destroçou, Hannibal Gracchum in insidias inductum sustulit; fos grous procuram lugares mais quentes e passam o mar, grues loca calidiora petentes mare transmittunt.

### USO DO PARTICIPIO FUTURO PASSIVO (\*)

#### Mihi historia legenda est.

398. — a) O particípio futuro passivo é um adjetivo verbal de três desinências (amandus, a, um) e concorda em gênero, número e caso com o nome a que se refere, e indica a obrigação moral que se tem, se tinha ou se terá de fazer uma cousa, p. ex.: liber legendus, o livro por ler-se = o livro que deve ser lido; virtus amanda, virtude por amar-se = a virtude que deve ser amada, etc.

b) Usa-se com as formas do verbo esse e forma a conjugação

perifrástica passiva. Cf. n. 117, B, pág. 116.

c) Regra. — I) Se o verbo latino for transitivo e tiver um sujeito ou um objeto expresso, conforme a construção ativa ou passiva da frase portuguesa, o nome da pessoa pela qual deve ser feita a ação vai para o dativo; a cousa que deve ser feita vai para o nominativo se o verbo for de modo finito, e o particípio futuro passivo concorda em gênero, número e caso com este sujeito e o verbo esse em número e pessoa, p. ex.: eu devo ler este livro = este livro deve ser lido por mim, mihi (a pessoa pela qual deve ser feita a ação de ler) hic liber (a cousa que deve ser feita, e no caso lida) legendus est; eu devo ler a história ou a história deve ser lida por mim = mihi historia legenda est.

Observações. — 1) O nome de cousa, porem, pela qual deve ou pode ser feita uma ação vai regularmente para o ablativo sem preposição, p. cx.: ineuntis aetatis inscitia senum regenda prudentia est, a inexperiência da idade incipiente deve ser dirigida pela prudência dos velhos.

- 2) Mas tambem nesta construção o nome da pessoa irá para o ablativo precedido de a ou ab, quando for impossível distinguir o dativo agente de qualquer outro dativo da mesma proposição, p. ex.: eu devo obedecer-le, a sue parandum est tibi e não mihi parendum est tibi.
- 2) Se o verbo latino for intransitivo (ativo ou depoente), ou transitivo sem objeto expresso, usa-se A) o particípio futuro passivo com a terminação em -dum, B) o verbo esse põe-se na terceira pessoa do singular sem alteração do tempo português e o complemento, se for expresso, vai para o caso que o verbo exige, p. ex.: mihi currendum est, devo correr; omnibus moriendum est, todos devem morrer; tibi legendum est, tu deves ler; mihi studendum est grammaticae, devo estudar a gramática.

<sup>. (\*)</sup> ou gerundivo.

Observação. — Nas proposições dependentes o verbo esse com o particípio futuro passivo vai para o infinito (construção do acusativo com o infinito cf. n. 578, c, observação 2, pág. 275) ou para o subjuntivo conforme a conjunção que o rege, p. ex.: eu sci que la deses les este lisso, scio tibi hunc librum legendum esse; não davido que deves les a hielária, non dubito quin tibi historia legenda sit.

# CORRESPONDENTE LATINO AO PARTICIPIO PORTUGUES

#### PARTICIPIO PRESENTE

Pueri, artes difficiles discentes, celeriter arripiunt.

- 399. O particípio presente ativo (amando) e o particípio presente passivo (sendo amado) podem-se traduzir em latim:
- a) Pelo particípio presente: os meninos, aprendendo artes dificeis, entendem-nas num momento, pueri, artes difficiles discentes, celeriter arripĭunt.
- b) Pelo gerúndio oblativo quando exprime o modo ou meio, p. ex.: aprende-se errando, errando discitur, (cf. n. 205, b, pág. 196; n. 401, b, IV, 1, pág. 289).
- c) Pelo subjuntivo presente com si, cum, licet, etc., se o verbo da proposição principal é do tempo principal (presente ou futuro) pelo subjuntivo imperfeito com si, cum, licet, etc., se o verbo da proposição principal é de tempo histórico (imperfeito, perfeito, mais que perfeito), p. ex.: pueri, cum artes difficiles discant, celeriter arripiunt; os Pitagóricos, sendo interrogados acerca de algum porque (quando se lhes perguntava o porque de alguma cousa), respondiam: disse-o ele. Ora este ele era Pitágoras, Pythagorei, cum ex eis quaereretur quare ita esset, respondebant: Ipse dixit. Ipse autem erat Pythagoras; se lesses (lendo, com o ler) este livro muito aprenderias, si hunc librum legeres, multa disceres.

Observações. — I) Às vezes o gerúndio presente pode-se traduzir em latim pelo ablativo absoluto, p. ex.: durante o reinado (=reinando) Tarquínio Prieve, Pitágoras veio à Itália, regnante (=cum Tarquínius regnaret), Pythagoras in Italiam venit (cf. n. 296, c, pág. 239).

2) Traduzindo-se o particípio presente passivo protuguês, dever-se á uccessariamente usar a construção do subjuntivo com cum, porque a voz passiva latina carece de particípio presente. Amatus não é particípio presente, mas particípio perfeito passivo.

#### PARTICIPIO PERFEITO

#### Dux, jaculo percussus, mortuus est.

400. — O particípio perfeito ativo (tendo amado) e o perfeito passivo (tendo sido amado ou simpl.: amado) podem-se traduzir:

a) Pelo particípio perfeito, p. ex.: o capitão, atingido por um dardo, morreu, dux, jaculo percussus, mortuus est: o capitão

tendo exortado os soldados, deu o sinal de combate, dux, exhortatus (o particípio perfeito dos verbos depoentes tem significação ativa)

milites, pugnae signum dedit.

b) Por cum e o perfeito do subjuntivo, se o verbo da proposição principal for de tempo principal; com cum e o mais que perfeito do subjuntivo, se o verbo da proposição principal for de tempo histórico, p. ex.: dux, cum hortatus esset milites, pugnae signum dedit; não tendo Flaco degenerado nunca dos seus antepassados, não temo o seu mau exemplo, cum a virtute majorum Lucius Flaccus non degeneraverit, nullum perniciosum exemplum pertimesco; Conão, tendo ouvido dizer que a pátria estava sitiada, não cuidou mais em viver tranquilo, Conon, cum patriam obsideri audivisset, non quaesivit ubi ipse tuto viveret.

Observação. — A construção do cum com o subjuntivo torna-se necessária para se poder traduzir o particípio perfeito ativo português, porque a voz ativa latina carece de particípio perfeito.

#### GERUNDIO

401. — O infinito numa proposição pode fazer as vezes de um substantivo de gênero neutro, mas só como sujeito, caso nominativo, ou como objeto direto, caso acusativo, p. ex.: o ler é util, legere (sujeito = caso nom.) est utile; eu desejo ler, ego cupio legere (objeto direto = caso ac.).

Os casos de que o infinito carece suprem-se com o gerúndio.

a) O gerúndio é o neutro do particípio futuro passivo nos quatro casos oblíquos (amandi, amando, etc.). Tem sempre significação ativa e rege o caso do seu verbo, p. ex.:

=o estudar élutil Nom. Studere est utile = o tempo de estudar Tempus studendi Gen. =desejoso de estudar Cupidus studendi Do operam studendo =atendo a estudar Dat. =anto para estudar Aptus studendo Cupio studere =desejo estudar Ac. Eo ad studendum = vou estudar =aprende-se estudando Discitur studendo Abl. Exercetur in venando =ele exercita-se caçando,

b) Observando-se com atenção este quadro, ver-se-á como o gerúndio latino está em lugar de um substantivo, de modo que o caso do gerúndio deverá ser o mesmo que teria o substantivo, sendo possivel a substituição. Com efeito, em lugar do gerúndio de studere, pondo o substantivo studium nos casos correspondentes, teremos:

Nom. Studere est utile = studium est utile Gen. Tempus studendi = tempus studii Cupidus studendi = cupidus studii

Gramática Latina, 19

Dat. Do operam studendo =do operam studio Aptus studendo =aptus studio

Ac. Cupio studere =cupio studium Eo ad studendum = eo ad studium Abl. Discitur studendo =discitur studio

Exercetur in venando =exercetur in venatione.

#### Portanto:

I) O gerúndio genitivo pode servir de complemento aos substantivos ou adjetivos que querem depois de si o genitivo, p. ex.: ars vivendi difficilis est, a arte de viver é dificil; sum cupidus au-

diendi, estou desejoso de ouvir.

II) O gerúndio dativo usa-se com os substantivos, adjetivos, verbos e frases que exigem este caso, como utilis, aplus, par, impar, accommodatus, deditus; praesum, adsum, non desum, sufficio, vaco, studeo, operam do, presto atenção, estou atento a, diem dico, determino um dia para, etc., p. ex.: date operam arando, atendei a arar; aqua nitrosa utilis est bibendo, a água nitrosa é util para se beber.

III) O gerúndio acusativo é geralmente precedido da preposição ad (rar. inter, in, ob, ante, circa) para indicar o fim, o escopo, o movimento e em português corresponde ao infinito precedido de a, para, e encontra-se depois dos verbos que indicam escopo, fim, movimento, etc., e dos adjetivos que se constroem com ad e o acusativo: aptus, idoneus, paratus, etc., p. ex.: canis est factus ad venandum, o cão nasceu para caçar; ad dimicandum paratus; ire ad oppugnandum.

IV) O gerúndio ablativo - 1) sem preposição serve de complemento de instrumento ou meio, modo ou maneira e corresponde em português ao gerúndio presente, p. ex .: errando discitur, aprendese errando; legendo discitur, aprende-se lendo (cí. n. 205, b, pág. 196);

2) o gerúndio ablativo precedido das preposições in; a, ab; en; de, etc. supre outros complementos conforme as relações das diversas prepesições, p. ex.: id deterruit me a scribendo, isto me dissuadiu de escrever; multa de bene beateque vivendo a Platone disputata sunt, muitos argumentos sobre o bom e feliz viver foram discutidos por Platão.

# CONSTRUÇÃO COM O GERUNDIO E COM O GERUNDIVO (\*)

Ars erudiendi pueros — Ars crudiendorum puerorum nobilis est.

402. - a) O gerúndio rege o caso do seu verbo, portanto a frase: a arte de ensinar meninos é nobre, traduz-se: ars erudiendi pueros nobilis est. E' esta a construção com o gerúndio.

<sup>(\*)</sup> ou particípio futuro passivo.

Regra. — Se o verbo, porem, que se construir no gerúndio é transitivo e tem o seu objeto direto expresso, o gerúndio pode-se transformar em gerundivo pondo-se o objeto direto (o acusativo da construção com o gerúndio) no caso do gerúndio e fazendo por sua vez concordar o gerúndio em gênero e número com este substantivo; assim a proposição: ars erudiendi pueros nobilis est na construção com o gerundivo é=ars erudiendorum puerorum nobilis est.

- b) I) A construção com o gerundivo, que sempre exige um verbo transitivo e o objeto direto expresso, é obrigatória, quando o gerúndio está no dativo, acusativo com ad, e ablativo com preposição, p. ex.: aptus ad benevolentiam regis conciliandam e não ad conciliandum benevolentiam regis; deterruit cum a bello faciendo e não a faciendo bellum.
- II) Pode-se usar uma ou outra construção quando o gerúndio está no genitivo ou ablativo sem preposição. Usa-se ,porem, a construção com o gerúndio se o objeto direto é um adjetivo ou um pronome neutro substantivado, p. ex.:

ars regendi rempublicam difficilis est ou ars regendae reipublicae difficilis est; Litteras tractando ingenium acuitur ou Litteris tractandis ingenium acuitur;

mas dir-se-á:

Studium aliquid ou hoc videndi, desejo de ver alguma cousa ou esta cousa e não studium alicujus ou hujus videndi, que quer dizer: desejo de ver alguem ou este, e tambem: cupiditas vera cognoscendi e não cupiditas verorum cognoscendorum, etc.

e em lugar de:

dir-se-á:

impar onus ferendo sum, aptus ad ferendum onera, operam collocavi in liberando patriam, impar oner*i* ferendo sum; aptus ad ferenda onera; operam collocavi in liberandā patriā.

Observação. — Com mei, tui, sui, nostri, vestri, ejus (genitivos dos pronomes pessoais) o gerándio em di fica invariavel, ainda que o substantivo seja teminino ou plural, p. ex.: regina sui conservandi (e não suae conservandae) causa urbem reliquit; Germani in castra venerunt sui purgandi causa (para se justificarem), e não sui purgandorum).

III) Com os verbos intransitivos a única construção possivel é a do gerúndio, p. ex.: faculdade de perdoar os cidadões, facultas parcendi civibus; e não parcendis civibus.

Observações. — 1) Com os verbos depoentes que regem o ablativo fruor, potior, utor, fungor, vescor, etc. (cf. n. 208, pág. 197), pode-se fazer a mudança de construção do gerúndio para a do gerundivo, p. ex.: expetuntur divitiae ad perfruendas voluptates ou ad perfruendum voluptatibus, desejam-se as riquezas para gozar os prazeres; hostes in spem venerant potiundo-

rum castrorum ou potiundi castris, os inimigos alimeniaram a esperança de co apoderarem do acampamento. Mas dir-se-a melhor: recte utendum est divitiis em lugar de recte utendae sunt divitiae, é necessário servir-se bem das riquezas, porque o verbo que rege o ablativo está acompanhado de esse.

Esta execção é mais aparente que real, pois estes verbos originariamente tinham forma ativa e valor transitivo e esta construção, que fica tambem depois,

indica exatamente a forma e o valor primitivo destes verbos.

2) Note-se o uso dos casos oblíquos do gerundivo para exprimir uma ação contemporanca ou futura relativamente ao verbo da principal, p. ex.: pro recuperenda libertate pugnare, combater para recuperar a liberdade (ação futura); enquanto para exprimir uma ação passada se usa o particípio perfeito passivo, p. ex.: pro recuperata libertate diis grates agere, agradecer aos deuses a recu-

3) Digno de reparo é tambem o uso do gerúndio ou gerundivo dativo com o verbo esse no sentido de ser capaz de..., p. ex.: solvendo non est, não é capaz, não está em condição de pagar; oneri ferendo sum, posso (sou capaz de) suportar

# Tempus est proficisci.

403. — Com as frases impessoais tempus est, facultas est, occasio est (occasio datur), consilium est, mos est encontra-se tanto a construção do gerúndio ou gerundivo como a do infinito ou outra construção p. ex.: tempus est proficisci ou tempus est proficiscendi, e tempo de partir (cf. n. 377, b, observação, pág. 274; n. 461, a, observação, pág. 336).

# Dedit mihi libros legendos.

404. — A mesma construção do gerundivo usa-se com os verbos do, trado, curo (cf. n. 387, c, pág. 282), suscipio, etc., quando indicam uma intenção ou um fim, p. ex.: deu-me os livros para ler= deu-me os livros para serem lidos, dedit mihi libros legendos; entregou a cidade para saquear = para ser saqueada, dedit urbem diripiendam; deu o corpo a sepultar, dedit corpus sepeliendum; mandou edificar as muralhas, moenia aedificanda curavit; Mário confiou Jugurta a Sila para o vigiar=para ser vigiado, Marius Sullae tradidit Iugurtham custodiendum; Sila recebeu Jugurla para vigiá-le, Sulla Jugurtham custodiendum suscēpit.

#### SUPINO

### Eo lusum.

405. — a) O supino é de duas espécies: supino ativo (em -um) e o supino passivo (em -u). Propriamente o supino é um substantivo verbal da quarta declinação, o primeiro em caso acusativo para indicar relação, tendência, escopo; o segundo em caso ablativo para indicar relação ou limitação: res facilis dictu, cousa facil de se dizer (propriamente com relação a ser dita).

b) O supino em -um usa-se com os verbos que indicam movimento próprio ou figurado, pois é exatamente nesta função que indica o fim, a tendência, p. ex.: Hannibal revocatus est patriam

defensum. Este supino traduz o infinito português precedido das preposições a, para, que depende dos verbos que indicam ir, vir, enviar e outros semelhantes (verbos de movimento) e rege o caso do seu verbo, p. ex.: os embaixadores vieram para pedir socorros, legati venerunt postulatum auxilium; venho para ver os jogos, venio spectatum ludos; venho suplicar-le, tibi supplicatum venio; vieram queixar-se das injúrias, venerunt questum injurias.

Observações. — I) Quando, porem, se exprime o objeto direto, preferemse outras construções, assim, em lugar de legati venerunt pacem petitum, encontra-se mais frequentemente ad pacem petendam ou pacem petentes ou

ut pacem peterent, etc.

2) Notem-se as seguintes frases: sessum recipio aliquem, dou lugar a alguem para que se assente; nuptum do, nuptum collöco aliquam, dar luma jovem) em casamento a alguem; co perditum, mois eficaz que o simples perdo, p. ex.: se suosque iverunt perditum, eles mesmos quiseram arruinar a si e aos seus.

#### Res jucunda auditu.

406. — O supino passivo (em -u) traduz o infinito português precedido da prepoição de, que depende de alguns adjetivos: facilis, difficilis, jucundus, utilis, honestus, turpis, mirabilis, incredibilis, fas e nefas, p. ex.: cousa agradavel de se ouvir, res jucunda auditu; admiravel de se ver; visu mirabilis; cousa facil de se jazer, res facilis factu; cousa ilicita de se dizer, nefas dictu.

Observações. — I) Com os três adjetivos jucundus, facilis, difficilis prefere-se a construção com ad, p. ex.: res facilis ad cognoscendum.

2) Na prosa clássica, os supinos em -u mais usados são os seguintes: factu,

dictu, visu, auditu, scitu, cognitu, intellectu, memoratu, inventu.

5) Este supino não rege nenhum caso nem se une a advérbios, por conseguinte não se dirá: difficile est scriptu epistulam nem epistula difficilis est bene scriptu.

#### § III

#### **TEMPOS**

#### USO DOS TEMPOS (\*)

407.-- A ação ou enqueiação feita pelo verbo, pode-se considerar em três tempos: a) presente, b) pa cada, c) faluro e em cada tempo a) como incompleta ou permanente e b) completa.

O presente exprime-se: ·

1) Pelo presente, duração no presente: lego, leio.

2) Pelo prefeito presente ou lágico, realização relativamente ao presente: legi, li, (atualmente não leio).

O passado exprime-se:

1) Pelo imperfeito, duração no passado: legebam, lia.

2) Pelo perfeito listórico, que exprime um fato acontecido no passado, sem referência ao presente, nem à sua duração e realização: legi, li.

3) Pelo mais que perfeito, realização no passado: legeram, lera.

<sup>(\*)</sup> Todos os pontos da sintaxe do *Uso dos tempos* asinalados com um asterisco indicam materia que pela sua importância intrínseca ou pela conexão que tem com outras partes da sintaxe, por exemplo com a regra da consecutio temporum, não se devem omitir em qualquer estudo, embora muito resumido da sintaxe latina.

#### O futuro exprime-se:

1) Pelo juliero imperfeito, duração no futuro: legam, lerei. 2) Pelo Juturo perfeito, realização no futuro: legero, terei lido.

Estes tempos dividem-se em:

presente, perfeito lógico ou presente. a) Tempos principais: futuro imperfeito. futuro perfeito.

imperfeito. b) Tempos históricos perfeito histórico ou narrativo ou noresto. secundários ou relativos: mais que perfeito.

#### 1. - Presente.

408. - O presente indica ação que acontece e dura no presente ou que se representa como tal à mente.

Usa-se como em português:

a) Nas asserções e sentenças gerais que se podem verificar em todos os tempos, p. ex.: concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur, pela concórdia aumentare as cousas pequenas, pela discórdia arruinam-se as maiores; virtus sola homines beatos reddit, só a virtude terna os homens felizes.

b) Para indicar ações que se dão periodicamente, p. ex.: cotidie aliquid

scribo, todos os dias escrevo alguma cousa.

c') Para citar as opiniões, as doutrinas, as palavras dos antigos escritores e tambem modernos cujas obras ainda existem, (presente literário), p. ex.: apud Platonem Socrates in caelum effert laudibus Protagoram, se autem omnium rerum inscium fingit, em Platão Sócrates levanta ao céu com louvores Protagoras, e finge-se ignorante de tudo.

de) Nas narrações animadas, quando quem fala quer representar como

presente uma ação passada (presente histórico), p. ex.: Caesar loquendi finem facit seque ad suos recipit, Cesar acaba ( - acabou) de falar e junta-se ( = juntou-se)

aos seus; Caesar castra muniri jubet, Cesar manda, etc.

Neste caso o presente não raro é alternado com o perfeito quando do andamento natural da ação se quer fazer sobressair com maior vivacidade uma circunstância especial.

Observações. - 1) Depois da conjunção dum, enquante, no mesmo tempo que..., usa-se o presente, ainda que a ação seja passada e o verbo da proposição principal esteja no imperieito ou no perfeito e às vezes até no mais que perfeito, p. ex.: dum hace in colloquio geruntur, Caesari nuntiatum est equites Ariovisti propius accedere, enquanto na conferência tratavam colas cousas, reseriuse a Cesar que a cavalaria de Arievisto se aproximava mais. Mas depois de dum encontra-se tambem o perfeito e o imperfeito.

#### 2) Notem-se as seguintes expressões:

Lemos, le-se, scriptum videmus, accepimus, memoriae proditum est. Lemos em Cicero, ut scriptum videmus (ut est) apud Ciceronem ou ut ait Cicero; mas, citando-se o livro, dir-se-á, p. ex.: ut scriptum videmus in «Tusculanis disputationibus.

A expressão supracitado, traduz-se em latim com o pericito: quem (quam,

quod) dixi ou diximus, ut (quos, quas, etc.) memoravi.

Salesce, é conhecido, constat, constat inter omnes, nemo ignorat, neminem fallit.

A cousa tornou-se proverbial, in proverbii consuctudinem venit. Diz um provérbio grego, in Graecorum proverbio est. Como diz o provérbio, ut est in proverbio.

#### 2. - Perfeito.

409. — O perfeito latino subdivide-se em perfeito lógico ou presente e em perfeito histórico ou narrativo ou aoristo.

a) O perfeito lógico ou presente indica uma ação concluida no passado, cujo efeito dura ainda no presente, p. ex.: Deus creavit mundum, Deus criou o mundo, e ainda o mundo subsiste; is mos usque ad hune diem permansit, este costume ficou, e dura ainda.

Observações. — 1) Por esta razão os perfeitos de alguns verbos se explicam com o presente, indicando o estado que se segue a uma ação completa como efeito da mesma, p.ex.:didici aprendi sei; memini = trouxe à mente = recordo me; cognovi = conheci-me; sei; percept, perspexi = ouvi dizer, examinei, portanto = conheço, sei, do mesmo modo o mais que perfeito de tais verbos tem valor de imperfeito: cognoveram, cu sabia; consueveram, costumasa, etc.

2) Para exprimir uma cousa que sempre sucedeu ou costuma suceder, em protuguês usa-se, as mais das vezes, o presente; o latim, ao invés, usa ordinariamente o perícito, p. ex.: a presea arraina a muitos, festinatio multos pessum dedit; nenham sábio ambiciona o dinheiro, nemo sapiens pecuniam concupivit.—
Este perícito chama-se gnomico ou sentencioso, porque exprime uma verdade conhecida de todos, uma sentença.

b) O perfeito histórico (narrativo ou acristo) indica uma ação ou um estado que pertence ao passado sem alguma relação com o tempo presente, p. ex.: Homerus fuit et Hesiodus ante Romam canditam, Archilócus regnante Romulo, serius poéticam nos accepimus. Annis fere DX post Romam conditam Livius fabulam dedit, Homero e Hesiodo viveram antes da fundação de Roma; dequidoco no tempo de Roma; nás cultiramos a poesía, muito mais tarde; somente quinhentos e dez anos depois da fundação de Roma Lívio (Andrónico) nos deu o drama; veni, vidi, vici, cheguei, vi e vene?

Observação. -- Em português emprega-se frequentemente o imperfeito, quando em latim se usa mais exatamente o perfeito, p. ex.: Lisias era filho de Céfalo Siracusano, Lysias filius fuit Cephăli Syracusani. Dizemos tambem como acima dizia, como lu dizias, etc., em latim: ut supra dixi, ut supra memoravi, ut dixisti com o perfeito.

c) O perfeito parsivo forma-se com o particípio perfeito e o verbo auxiliar esse, notando-se:

I) Que o particípio com as formas sum, es, est, forma ordinariamente o perfeito tógico, isto é, exprime a ação não em ato, mas em efeito, p. ex.: templum clausum est, o templo foi fechado, e ainda continua fechado; Roma a Romulo condita est, foi fundada e subsiste ainda.

11) O particípio com fui, fuisti, fuit, indica que uma cousa se achou em tempo determinado ou por qualquer tempo no estado significado pelo verbo, p. ex.: bis deinde post Numae regnum Janus clausus fuit, duas vezes depois do reino de Numa o templo de Jano ficou fechado.

#### 5. - Imperfeito.

410. — O imperfeito indica ação que dura no passado, p. ex.: heri, cum praeterii, janua patchat, ontem, quando passei, a porta estava aberta.

#### Usa-se:

a) nas narrações para expor as circumstâncias que acompanham o fato principal, que se exprime por meio do perfeito ou do presente histórico. Por outra, o perfeito (tambem o presente histórico) expõe a série dos fatos que se sucedem, o imperfeito descreve, pelo que se usa nas descrições dos paises, dos fenômenos naturais, das batalhas, dos caracteres: etc., e para indicar opiniões, juizes, sentimentos experimentados pelo sujeito da proposição, p. ex.: Caesar Alesiam circumvallare instituit. Erat oppidum in colle summo, cujus collis radices duo duabus ex partibus flumina subluebant. Ante id oppidum planities patebat; reliquis ex omnibus partibus colles oppidum cingebant, Cesar

resolveu rodear Alésia. Esta cidade levantava-se na sumidade de uma colina, cujas raizes de dois lados eram banhados por dois rios. Diante desta estendia-se uma planicio e colinas rodeavam-na de todos os outros lados,

Observação.\* - Como nas narrações animadas (Cf. n. 408, d, pág. 294) usa-se frequentes vezes o presente histórico em lugar do perfeito histórico, assim na descrição animada, para indicar a rápida sucessão dos acontecimentos, em lugar do imperfeito descritivo, os latinos usam algumas vezes o infinito (infinito hostória). Cícero e Cesar só nas proposições principais, os outros mesmo depois das conjunções temporais cum, cum tamen, cum interim, p. ex.: interim Jugurtna omnia parare, sestinare, cogere exercitum, entretanto Jugurta preparava tudo, apressava-se, reunia o enército; interea Catilina Romae multa simul molīri, Ciceroni consuli insidias tendere, incendia parare, etc., cultelanto Catilina em Roma tramava ao mesmo tempo muitas cousas, armava insídias ao consul

Com o infinito histórico o sujeito fica sempre no nominativo.

b) Usa-se em modo absoluto, isto é, sem relação com outro tempo, para designar costumes, caracteres de povos e indivíduos, p. ex.: in Graccia musicam discebant omnes, na Grécia todos aprendiam a músico.

c) Para indicar ações repetidas periodicamente no passado (imperfeito iterativo), p. ex.: Carthagine quotannis annui bini reges creabantur, em

Carlago cada ano se elegiam dois reis anuais.

d) Para indicar a intenção, o tentame, uma ação começada e não acabada (imperfeito de esforço), p. ex.: non dubitas id me imperante facere, quod jam tua sponte faciebas? hesitas taleez em facer por minha ordem o que já tentavas pralicar por lua contade? Este imperieito caro na idade arcaica, menos caro nas idades posteriores, encontra-se tambem no subjuntivo, p. ex.: cum ad jusjurandum popularis sceleris sui adigeret ..., querendo induzir ao juramento os cúm-

#### 4. - Mais que perfeito.

411. — a) O mais que perfeito é, como o perfeito, de duas especies: lúgico e histórico. E' tógico se a ação, completa com relação a um tempo passado, está em íntima relação com este mesmo passado, como o perfeito está para o presente, p. ex.: Pyrrhi temporibus jam Apollo versus facere desierat, já nos lempos de Piero o oráculo de Apolo cessara de dar respostas, não dava mais. Eis a razão pela qual os perfeitos com o valor de presente (Cf. n. 409, a, observação, I, pág. 295), p. ex.: memineram, noveram, etc. têm valor de imperfeitos.

b) E' histórico se indica uma ação já completa ao começar de outra ação passada, p. ex.: epistulam scripseram, cum amicus adfuit, cu jú escrevera a carta, quando apareceu o amigo; dixerat hoc Scipio, cura puer nuntiavit venire ad eum Laclium, Cipião mal dissera isto, quando o servo anunciou a chegada de Lelio.

Observações. - 1) Às vezes o mais que perfeito usa-se para reatar o discurso interrompido, p. en: redeo ad illam Platonis, de qua dixeram, rei formam et speciem, volto àqueles lipos ideais de Platão, dos quais fiz menção há pouco. Ou cm geral refere-se a um tempo precedente, sem visivel relação com outra ação, p. cx.: ea se cognita, rursus in Monas Februarias consilium caedis transtulerant, conhecida lal cousa, novamente linham adiado o projeto da matança para os

2) As vezes o mais que perfeito, com o valor de imperfeito ou perfeite, usa-se especialmente por Lívio, para indicar a presteza com que se realiza a ação que ele exprime, p. ex.: cum Placentiam consul venit, jam ex stativis moverat Hannibal, quando o consul chegou a Placência, já Anibal saira dos acantona-

#### 5. - Futuro.

412. — a) O futuro imperfeito indica ação a realizar-se no futuro, p. ex.: veniet mors, et quidem celeriter, virá a morte, e cedo. Sobre o seu uso note-se que em latim se exprime com maior exatidão que em português o tempo em que se realiza ou sucede uma ação; por exemplo, nos dizemos: parto amanhã, e o latim com mais exatidão: partirei amanhã, cras proficiscar. Contudo tambem em Cicero se encontra: Lentulus hodie apud me; cras mane vadit..., amanha de manha Observação. — Vice-versa, em algumas frases portuguesas, para exprimirse mais discretamente um pensamento, usa-se o futuro em lugar do presente latino,

p. ex.: vaberis sem duvida que... etc., probe scis não scies, etc.

b) As vezes, na linguagem familiar e nas sentenças, o futuro imperfeito substitue o imperativo e indica uma exortação, um conselho, p. ex.: valebis et mea negotia curabis, passa bem e cuida dos meus negócios; hoc vitabis, hoc facies, evila islo e faze islo.

c) O futuro perfeito indica ação futura, que será concluida antes de outra tambem futura, p. ex.: Caesarem cum videro, Arpinum pergam, quando

tiver visto Cesar, seguirei para Arpino.

#### Sobre o uso deste tempo note-se:

I) Nas proposições principais em lugar do futuro imperfeito usa-se em latim, especialmente pelos cómicos, o futuro perfeito quando se quer exprimir mais vivamente o efeito pronto e seguro da ação, que se considera já passada antes que se tenha realizado, p. ex.: multum ad ea, quae quaerimus, explicatio tua ista profecerit (adianlará); especialmente com videro (videris, etc., verá, verá, etc.) unido a mox, post, alias, paulo post, posterius, p. ex.: sed videro hoc posterius, mas isto verei em seguida; quae fuerit causa, mox videro, em breve verei qual foi a causa.

#### II) Nas proposições dependentes observe-se:

1) Se a ação da proposição secundária suceder contemporaneamente à da principal, exprimem-se ambas com o futuro imperfeito ou com o futuro perfeito, p. ex.: faciam, si potero, farci se puder; naturam, si sequemur ducem, nunquam aberrabimus, se seguirmos a antureza como nosso guia, nunca erraremos; terum, opinor, viderimus, cum dixerint, mas secremos quando falarem; gratissimum mihi feceris, si de amicitia disputaris, far-me-ás cousa mui agradavel se disputares sobre a amizade.

2) Mas se a ação da proposição secundária for anterior à da principal, deve-se exprimir em latim com o futuro perfeito, p. ex.: Romam cum venero, ad te scribam, (quando chegar requando tiver chegado) a Roma escrever-le-ci; simul (ac) aliquid audiero, scribam, ad te, assim que ouvir (reassim que tiver ouvido) qualquer

cousa, escrever-te-ei.

Observações. — 1°) Em português, em muitos outros casos, exprimimos duas ações não contemporâneas com dois verbos contemporâneos (dois imperfeitos, dois presentes); em latim exprime-se, ao invás, com um tempo anterior á ação que se dá antes. Isto sueede muito frequentemente com as conjunções quando, sempre que, etc., p.ex.: Verres, quando via uma rosa, (todas as vezes que...), pensava que então começava a primavera (antes via e depois pensava), Verres cum rosam viderat tum ver incipere arbitrabatur; sempre que vou à quinta, até o estar desocupado me deleita (antes vou a quinta e em seguida me deleito), cum in villam veni, hoc ipsum nihil agere me delectat (cf. n. 485, a, II, observação 1.).

2°) O futuro perfeito daqueles verbos cujo perfeito tem valor de presente (Cl. n. 409, a, observação, I, pág. 296), corresponde em português ao futuro imper-

feito, p. ex.: meminero, recordar-me-ei; edero, odiarei, etc.

d) O futuro perifeástico forma-se com o particípio ativo e os tempos do verbo esse e serve para indicar que alguem está (estava, esteve, estará) para ou tem a intenção de fazer alguma cousa, p. ex.: seripturus sum epistulam, tenho intenção de escrever uma carla; profecturus eram ad te, cum ad me frater tuus venit, estava para ir ter contigo, quando ocio ter comigo ten irmão. A diferença entre o intero perifrástico e o simples futuro é evidente nesta passagem de Cicero: orator corum, apud quos aliquid aget aut erit acturus mentes degustet oportet, e necessário que o orador estude as disposições daqueles perante os quais arengará ou deverá arengar (Cf. n. 388, pág. 283).

Observações. — 1) O futuro perifrástico é frequente nas proposições condiconais, quando se quer exprimir sob qual condição deve relizar-se uma cousa, p. ex.: me igitur ames oportet, si veri amici futuri sumus, é necessário que me ames a mim (não as minhas cousas), se havemos de ser verdadeiros amigos.

2) Cornélio Nepos e Lívie exprimem a ação iminente também com a fease esse in co ut, ser iminente... nada fallar para, p. ex.: cum jam in co esse ut

oppido potiretur, estando quase para se apoderar da cidade ...

# USO DOS TEMPOS NO ESTILO EPISTOLAR

- 413. -- Quando transmitimos a um ausente os nossos pensamentos, imaginamos que lhe estamos falando no momento em que lhe escrevemos; os latinos, ao invés, faziam a suposição de falar no momento em que o ausente lia a carta. De acordo com este critério, quando referiam cousas relacionadas com o momento em que
- a) Usavam o perfeito ou o imperfeito quando nós empregamos o presente, p. ex.: nada tenho que escrever-le, isto é, no dia em que eu te escrevia não tinha nada que escrever-le=nihil habebam quod scriberem. - Diz-se que lu te saiste bem na empresa = quando eu te escrevia dizia-se que lu te tinhas saido bem na empresa=rumor erat rem te valde bene gessisse. - O estado das cousas, enquanto te escrevo, está reduzido ao extremo = o estado das cousas, enquanto te escrevia, estava reduzido ao catremo = res, cum haec scribebam, erat in extremum adducta discrimen.

b) Usavam o mais que perfeito quando nós usamos o perfeito, p. ex.: ontem Cesar jantou comigo = no dia anterior àquele em que te escrevi, Cesar tinha jantado comigo = pridie Caesar apud me cenaverat. - Alé agora recebi de ti uma só carla = quando eu te escrevia tinha recebido de ti uma só carla=unam adhuc a te

epistulam acceperam.

c) Tambem os advérbios sofrem mudanças por causa do tempo. Assim, em lugar de hoje (=hodie) diz-se eo die; em lugar de ontem (=heri), diz-se pridie (=no dia precedente); em vez de amanhã (=cras), postridie (=no dia seguinte), p. ex.: hoje, enquanto le escrevo, estou sem febre, eo die, cum haec scribebam, plane febri carebam. — Escrevo-le hoje uma segunda carla, ontem escrevi de próprio punho uma mais longa, alteram tibi eodem die epistulam dictavi et pridie dederam mea manu longiorem.

d) Tratando-se de cousa que não tenha imediata relação com o tempo em que se escreve a carta, usam-se os tempos ordinários, p. ex.: ego te maximi semper feci et facio, sempre le tive e tenho

em grande conta.

e) A data punha-se no fim da carta, sempre no perfeito ou no imperfeito e não no presente: scripsi, misi, dedi ou scribebam, mittebam, dabam, etc. Indica-se o lugar com o ablativo e rarissimas vezes com o genitivo locativo: Dabam Roma, Brundusio, Athenis, etc.; raramente Romae, Brundusii (cf. n. 224, pág. 206).

Observações. — 1) Os advéroios temporais adhue, ainda, até agera e nunc, agora, que em regra acompanham o presente ou o perfeito, no estilo epistolar, raindo-se ao imperfeito ou mais que perfeito, não se mudam em ad id tempus e em tune, p. en : unam adhuc a te epistulem acceperam, ale ageca recebi de fi só uma carla; plura scribam ad te, cum constitero; nunc cram plane in medio mari..., agora acho-me no meio do mar.

2) As regras que acabamos de expor não foram sempre observadas pelos comitores, nem por Cícero e Plínio, que, depois do grande orador, foi talvez o melhor epistológrafo; razão por que na lingua latina se podem usar os mesmos tempos do

#### CAPITULO VIII

#### 2.º SINTAXE DAS PROPOSIÇÕES DEPENDENTES

#### § I

#### NOÇÃO DO PERIODO

- 414. a) Quando a uma idéia principal se acrescenta um certo numero de idéias acessórias que a completam e a explicam, o conjunto harmônico, que resulta dessa disposição, chama-se período, palavra grega que significa circular, porque as proposições não se dispõem em linha reta, mas a primeira como que reentra circularmente na última.
- b) O período portanto consta de proposições principais ou regentes e de proposições dependentes ou secundárias ou subordinadas.

Proposição principal ou regente é a que exprime a ação; as proposições dependentes ou secundárias ou subordinadas são as que exprimem as circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de fim, de causa, etc., e se unem à proposição principal por meio de palavras, que, pelo seu ofício, se chamam conjunções, como, p. ex.: parque, quando, enquanto, afim de que, embora, mas, etc., porque são como anéis que unem as proposições dependentes à principal, p. ex.: tambem os mestres, quando ensinam, aprendem alguma cousa; Xerxes queria destruir todos os templos da Grécia porque os Gregos constrangiam os deuses a ficarem presos entre quatro paredes, ao passo que eles queriam passear por todo o universo.

As proposições dependentes, portanto, podem ser:

- I) Subjetivas, as que servem de sujeito a uma proposição, p. ex.: é loucura confiar na fortuna consta que Roma foi fundada por Rómulo.
- II) Objetivas, as que servem de objeto direto à ação principal, p. ex.: Cesar ameaçou destruir a cidade. Temo que meu pai me castigue. Duvido que não estejas bom.
- III) Temporais, se indicam circunstâncias de tempo da ação principal, p. ex.: os Gauleses invadiram a Gália Cisalpina e fundaram Milão, quando reinava em Roma Tarquínio Prisco.
- IV) Causais, se referem a causa da ação principal, p. ex.: os Tarquínios foram repelidos, porque se tinham tornado tiranos.
- V) Finais, se indicam o fim da ação principal p. ex.: comemos para viver, não vivemos para comer.
- VI) Consecutivas ou correlativas, se indicam a consequência da ação principal, p. ex.: a violência do fogo foi tal que destruiu a cidade.

- VII) Modais ou comparativas, se estabelecem uma comparação com a proposição principal, p. ex.: do mesmo modo que o falar é próprio do homem, assim é dos bois o mugir; recomendo-te a cousa, como se fosse tua.
- VIII) Relativas, isto é, as formadas por um pronome ou advérbio relativo, p. ex.: ótimo é o livro, que ensina e conforta.
- IX) Condicionais, se indicam a condição de que depende a ação principal, p. ex.: se me mandares aquele livro, dar-me-ás muito prazer, etc.

# O PERIODO LATINO

415. — As línguas modernas, em geral, têm mais tendência para a coordenação, isto é, para colocar os conceitos próximos a maneira de proposições principais. O latim, ao invés, mostra-se mais inclinado à subordinação, isto é, a exprimir com uma proposição independente o conceito principal e a subordinar os conceitos secundários em forma de proposições dependentes, p. ex.: Antigono combateu contra Seleuco e Listimaço e joi morto no combate, Antigonus, cum adversus Seleucum Lysimacumque dimicaret, in proelio occisus est; Sardanapalo é vencido, refugia-se no seu palácio, manda erguer uma fogueira e lança-se nas chamas com todos os seus tesouros, Sardanapālus victus in regiam se recipit, ubi extructa incensaque pyra, et se et divitias suas in incendium mittit.

# DEPENDENCIAS DOS TEMPOS

# (Consecutio temporum)

416. — Em português nas proposições dependentes usa-se geralmente o indicativo, o latim, ao invés, prefere o subjuntivo, e por dependência dos tempos ou consecutio temporum entende-se o uso exato do subjuntivo nas mesmas proposições dependentes, que podem ser regidas por conjunções subordinativas (ut, ne, quin, si, cum, etc.), por pronomes ou advérbios relativos, por partículas interrogativas.

Note-se que a ação da proposição dependente pode ser contemporânea, anterior ou posterior à principal. Eis as regras fundamentais:

- A) Se na proposição regente houver um tempo principal (presente do indicativo, do subjuntivo, do imperativo, um perfeito lógico ou presente; um futuro imperfeito ou perfeito) na proposição dependente encontrar-se-á:
  - a) O presente do subjuntivo, se a ação for contemporânea; b) o perfeito do subjuntivo, se a ação for anterior;
- c) o futuro do subjuntivo (conjugação perifrástica com sim, sis, etc.), se a ação for posterior, p. ex.:

#### Proposição principal

Nescio, não sei (Nescivi, perf. presente ou lógico =ignoro Nesciam, não saberei

Nescivero, não terei sabido \*).

Proposição dependente

quid dicas, o que dizes

quid dixeris, o que disseste

quid dicturus sis, o que dirás.

B) Se na proposição regente houver um tempo histórico (imperfeito, perfeito histórico, mais que perfeito do indicativo e subjuntivo) na proposição dependente encontrar-se-á:

a) O'imperfeito do subjuntivo, se a ação for contemporânea; b) o mais que perjeito do subjuntivo, se a ação for anterior,

c) o futuro do subjuntivo (conjugação perifrástica com essem, esses, esset), se a ação for posterior, p. ex.:

#### Proposição principal

Nesciebam, não sabia (Nescivi, não soube

#### Proposição dependente

quid diceres, o que dizias quid dixisses, o que tinhas dito Nesciverem, não tinha sabido \*). (quid dicturus esses, o que dirias.

Observação. - Se o verbo carecer de supino, ou mesmo, tendo-o, for usado passivamente, em lugar da conjugação perifrástica com sim, sis, etc. (se na regente houver um tempo principal) e essem, esses, etc. (se na regente houver um tempo histórico), recorre-se à circunlocução de futurum sit ut... com o presente do subjuntivo depois de um tempo principal e futurum esset ut... com o imperfeito do subjuntivo depois de um tempo principal e futurum esset ut... com o imperfeito do subjuntivo depois de um tempo histórico. Por exemplo: Depois de um tempo principal:

a) Não duvido que lu te arrependerás deste feito, non dubito quin futurum sit ut te paeniteat hujus facti.

b) Não duvido que esta cousa será realizada por ti, non dubito quin futurum sit ut haec res a te conficiatur.

Depois de um tempo histórico:

a) Não duvidava que tu to arrependerias (irias arrepender-te) desie fato, non dubitabam quin futurum esset ut te paeniteret hujus facti.

b) Não dividave que esta cousa seria realizada (iria ser realizada) por ti, non dubitabam quin futurum esset ut haec res a te conficeretur (cf. n. 422, Segundo caso, a, pág. 309).

Mais completo parece-nos o estudo dos senhores Pacheco da Silva Junior

e Lameira de Andrade em sua Gramática da Lingua Portuguesa.

<sup>(\*)</sup> A correspondência dos tempos latinos entre a proposição principal e dependente obedece sempre a estas regras fixas, mas em protuguês a cousu passa-se um tanto diversamente, pois a dos tempos da nossa língua não está sujeita a leis tão rígidas e inflexiveis, mas dirige-se mais por um conceito lógico do que por um tempo gramatical, isto é, a contemporaneidade, anterioridade e posterioridade da ação da subordinada com relação à principal conhece-se mais pelo contexto (por advérbios, por exemplo) do que pelo tempo empregado. Por exemplo, a nossa frace: eu não soube o que disseste, pade indicar tanto contemporancidade: eu outen não soube o que onlem disseste, como anterioridade: eu ontem não soube o que disseste ante ontem. Em latim, porem, por causa da sua consecutio temporum, é napossivel o equivoco: em nescivi quid diceres as duas ações são contemporâneas e em nescivi quid dixisses é evidente a anterioridade da subordinada com referência à principal ou regente. Aos gramáticos portugueses compete esta questão e não aos latinos. O senhor Júlio Ribeiro em sua gramática trata da correspondência dos tempos, mas inselizmente sem nenhuma referência a relação lógica temporal entre a regente e a subordinada.

\* Nota. -1) Duas ou mais proposições dependentes coordenadas estão todas no tempo e modo que exige a principal regente. ego satis scio, quid amicus tuus faciat et quid fecerit et quid facturus sit, conheço suficientemente o que leu amigo faz, fez e fará; frater mihi narrabat, quid amicus faceret et quid fecisset et quid facturus esset, o irmão narrava-me o que o teu amigo jazia, jez e jará.

\* Nota. — 2) Se uma proposição dependente de modo subjuntivo depende de outra secundária tambem no subjuntivo, o seu tempo, em geral, se regulará pelo da proposição dependente que o rege; assim depois do subjuntivo presente e perseito (cf. observação), observar-se-á a dependência dos tempos principais; depois do subjuntivo imperseito e mais que perseito, a dos tem-

pos históricos, p. ex.:

nescio quid causae cur nihil ad me scripseris esset nesciebam quid causae cur nihil ad me não sei qual o molivo por que nada me fosse o motivo por que nada me

\* Observação. -- O perfeito do subjuntivo, do mesmo modo que o perfeito do indicativo (cf. n. 409, a, b, pág. 295) pode-se considerar como tempo principal (sempre quando polencial — cf. n. 367, a, pág. 267 — ou proibitivo— cf. n. 574, a, pág. 271) ou como tempo histórico, e, por conseguinte, pode ter tanto a regência dos tempos principais como a dos tempos históricos, p. ex.: videamus quanta ista pecunia fuerit, quae potuerit Heium a religione deducere, vejamos quanto tenha sido aquele dialuiro que pode arredar Heio da religião; magna culpa Pelopis est qui non erudierit filium nec docuerit, quatenus esset quidque curandum, & grande a culpa de Pélope, que não enscirou ao Jilho quanto se deve cuidar do que quer que seja; quie dubitavezit quin in virtute divitiae sint? quem poderia durdar que na virtude não se achem as verdadeiras riquezas? Quid sit futurum cras, ne quaesiveris (= noli quaerere) não perguntes o que acontecerá amanhã.

Nota 5 — \*a) O presente histórico (Cf. n. 408, d, pág. 294) é considerado ora como tempo passado (tempo histórico) ora como tempo presente (tempo principal) e assim na proposição dependente pode-se encontrar tanto o presente (ou o perfeito) como o imperfeito (ou mais que perfeito) p. ex.: Vercingetórige exorta os Gauleses a to-

<sup>\*</sup> O asterisco que acompanha algumas destas notas indica materia que não se deve omitir em qualquer estudo, embora muito resumido, da língua latina.

marem as armas para defenderem a liberdade comum. Vercingetorix Gallos hortatur ut communis libertatis causa arma capiant ou tambem caperent.

Observação. - Não é muito raro o caso de se alternarem as duas construções na mesma proposição, p. ex.: Caesar Labieno scribit, ut quam plurimas poset iis legionibus, quae sunt apud eum, naves instituat. Cesar escreve a Labieno que pelas legiões que mandava, fizesse construir o maior número possivel de navios.

- \* b) O mesmo deve-se dizer do presente nas citações (presente literário, cf. n. 408, c, pág. 294), p. ex.: E'squines insurge contra Demóstenes porque este, sete dias após a morte da filha, tinha feito sacrifício, Eschynes in Demosthenem invehitur, quod is, septimo die post filiae mortem, hostiam immolasset (immolaverit); Cleanthes docet, quanta vis insit (inesset) caloris in corpore.
- c) As locuções tributum est, exploratum est, statutum hebeo, coactum teneo e semelhantes, que correspondem a um perfeito (cf. n. 594, pág. 286), para os efeitos da consecutio temporum, se consideram como presentes, p. ex.: statutum jam habeo quid mihi agendum putem, já decidí o que devo fazer; generi animantium omni a natura tributum est ut se, vitam corpusque, tueatur, foi concedido pela natureza que todo o gênero de animais se defenda a si, sua vida e seu corpo.
- \* Nota.— 4) O perfeito presente ou lógico (cf. n. 409, a, pág. 295), especialmente quando tem significação de presente, p. ex.: novi, eu sei; memini, lembro-me; consuevi, costumo; etc., equivale geralmente a um tempo presente, p. ex.: novi quid egeris, meministi quid dixerim, sei o que fizeste, lembras-te do que eu disse; tandem cognosti (= scis) quis sim, finalmente sabes quem eu seja; oblitus sum (= nescio) quid initio dixerim, ignoro o que cu tenha dito anles; audivi (ourí=sei) quid agas, sei o que fazes.
- \* Nota.— 5) Se uma proposição secundária de mode subjuntivo depende de um infinito:
- a) Se o infinito for presente ou futuro, a proposição dependente regula-se pelo verbo que está na proposição principal, p. ex.: Aristides negat, quidquam utile esse (ou quidquam se facturum) quod cum honestate pugnet, Aristides afirma que nada é util (ou que nada fará) que esteja em contradição com a honradez. Aristides negabat, quidquam utile esse (ou quidquam se facturum) quod cum honestate pugnaret, Aristides afirmava que nada era util (ou que nada faria) que estivesse em contradição com a honra dez.
- b) Se o infinito for perfeito, a proposição dependente quase sempre depende do infinito e segue a dependência dos tempos históricos, p. ex.: Aristides negat (negabat, negavit) quidquam se commisisse quod cum honestate pugnaret, Aristides ajirma (ajirmava, afirmou) que nada ele fez que estivesse em contradição com a honradez.

Nota. — 6) Uma proposição secundária que depende de um particípio, supino, gerúndio, adjetivo ou substantivo, toma o tempo que seria exigido pelo verbo finito em substituição do particípio, supino, adjetivo, etc., p. ex.: haec facis ignorans (=et ignoras) quae futura sint, fazes isto não sabendo (=e não sabes) o que acontecerá. — haec faciebas ignorans (=et ignorabas) quae futura essent, fazias isto não sabendo (=e não sabias) o que ia acontecer. — Athenienses mittunt Delphos consultum (=et consultunt) quidnam faciant de rebus suis, os Atenienses mandam a Delfos a consultar (=e consultam) o que devem fazer a respeito de suas cousas, mas miserunt consultum (=et consultarunt) quidnam facerent, mandaram a consultar (=e consultaram) o que deviam fazer...; constitit rex incertus (=et dubitabat) quid ageret, o rei deteve-se incerto acerca do que devia fazer.

Nota. — 7) Às vezes o tempo da proposição dependente não se regula pelo tempo da principal, mas segundo o tempo de um inciso que se acha entre a proposição principal e a dependente, p. ex.: curavit Servius Tullius, quod semper in re republica tenendum est, ne plurimum valeant plurimi (Cic., Rep. 2, 22), procurou Sérvio Túlio que os mais não fossem os mais poderosos, cousa que sempre se deve procurar num estado.

Nota. — 8) Um tempo presente na regente não pode influir sobre uma dependente que deveria ter tambem, se independente, o seu verbo no imperfeito do subjuntivo, p. ex.: quaero ex te, cur C. Cornelium non defenderem, pergunto-te porque não teria devido defender C. Cornélio (Cf. n. 370, b, pág. 269).

Nota. — 9) As proposições finais e as objetivas que dependem dos verba timendi não têm o subjuntivo futuro, embora indiquem ou possam indicar ações posteriores à da principal — encontram-se os mesmos tempos da contemporaneidade, isto é, o presente ou o imperieito, p. ex.: não quero ser aprovador, para não parecer bajulador, nolo esse laudator ne videar adulator; Cícero não queria ser..., Cicero nolebat esse laudator ne videretur adulator; — temo que teu pai não te faça boa recepção, timeo ut te pater benigne excipiat (melhor que: excepturus sit); temia que teu pai não te fizesse uma boa recepção, timebam ut te pater benigne exciperet (melhor que: excepturus esset).

Nota. — 10) Depois das conjunções comparativas quasi, proinde quasi, ut si, tanquam (si), velut (si), etc., (=como se...) as quais, como em português regem o subjuntivo, o latim observa mais que o português a dependência dos tempos, isto é, quando o verbo da proposição principal está no presente ou no futuro, o da dependente esta no latim no presente do subjuntivo, se a comparação diz respeito ao presente; no perfeito do subjuntivo, se diz respeito ao passado. Em português no primeiro caso, se encontra o imperfeito, no segundo o mais que perfeito do subjuntivo, p. ex.: ita tibi rem

commendo, tanquam si tua sit (português: como se fosse tua); angimur tanquam Hortensio acerbitatis aliquid acciderit (português: afligimo-nos como se tivesse acontecido a Hortênsio uma qualquer desgraça).

Observações. — 1) Não faltam também na língua latina exemplos de imperfeitos e mais que perfeitos do subjuntivo depois de um tempo presente ou futuro.

2) Nos outros tempos concordam as duas línguas, p. ex.: tanquam de regno dimicaretur, ita concurrerunt, enfrentaram-se como se se dispulasse o reino.

Nota. — 11) Merece reparo especial o imperseito do subjuntivo usado especialmente por Cícero para exprimir um sato ou uma sentença que se verifica em todos os tempos e portanto tambem no presente; neste caso a língua portuguesa usa habitualmente o presente, p. ex.: Bias dicebat eum vere infelicem esse, qui infelicitatem ferre non posset, Bias dizia que é verdadeiramente infeliz aquele que não pode suportar a desgraça; Apelles pictores eos peccare dicebat, qui non sentirent quid esset satis, Apeles dizia que erram aqueles pintores que não tem o sentimento do que é suficiente; Socrates dicebat omnes, in eo quod scirent, satis esse eloquentes, Sócrates dizia que todos no que sabem são eloquentes. — Contudo, às vezes, tambem em latim se encontra a mesma construção do português, p. ex.: hic, quantum in bello fortuna possit et quantos afferat casus, cognosci potuit, então foi possivel verificar quanto o acaso pode numa guerra e quantas circunstâncias imprevitas traz consigo.

Esta dependência dos tempos históricos para as máximas gerais vale tambem quando elas dependem de um perfeito do indicativo, p. ex.: tum Lentulus, scelere demens, quanta conscientiae vis esset, ostendit, então Lêntulo, louco pelo crime, mostrou quão grande

é a força da conciência.

Nota. — 12) Com relação à consecutio temporum nas proposições consecutivas cf. Proposições consecutivas ou correlativas n. 460, 461:

#### § II

### PROPOSIÇÕES SUBJETIVAS

As proposições subjetivas tratamo-las no n. 376, pág. 273 e n. 377, pág. 274 no estudo que fizemos da sintaxe do modo Infinito.

#### § III

# PROPOSIÇÕES OBJETIVAS

417.— As proposições objetivas que dependem dos verba sentiendi, declarandi, voluntatis e affectuum foram estudadas por extenso nos n. 378-385, pág. 275-280, na sintaxe do modo Infinito.

Gramática. Latina, 20

Para completar o estudo das proposições objetivas acrescentamos os seguintes números:

- I. sobre as proposições objetivas depois dos verba timendi,
  - II. as objetivas depois dos verba impediendi,
  - III. as objetivas construidas com a conjunção quin.

# I. — PROPOSIÇÕES OBJETIVAS DEPOIS DOS VERBA TIMENDI

# Timeo ne pater aegrotet.

418. – a) Se o verbo que rege a proposição objetiva for um verbo de temer (verba timendi) p. ex.: timeo, metuo, vereor; metus est, periculum est, in metu sum, timor subit animum, etc., a proposição constrói-se com ut ou ne non ou ne e o subjuntivo: com ut ou ne non se se deseja que a cousa aconteça; com ne, se não se deseja, p. ex.: temo que não possas suportar tantas fadigas, vereor ut sustinere possis tot labores; temo que meu pai me castigue, vereor ne pater me puniat; receio que meu pai esteja doente, timeo ne pater aegrotet; temo que meu nai não volte, timeo ut pater redeat; temo que não alcance isto, timeo ne non hoc impetrem.

Esses verbos consideram-se como tendo em latim construção oposta a que têm em português. Ao que português corresponde o ne latino, ao que não corresponde em latim o ut ou ne non.

Sobre a consecutio temporum destes verbos cf. n. 416,

(pág. 300), nota n. 9 (pág. 304).

Observação. - Quando os verba timendi são usados negativamente (= non timeo, non metuo, non est timor, etc.) seguem a mesina regra, mas em lugar de ut usa-se sempre ne non, p. ex.:

Non verenr ne, nen timeo ne, non metuo ne usam-se quando se assevera a cerleza de que não acontecerá o que não se deseja que aconteça, p. ex.: non vereor ne quid tímide, ne quid stulte facias, não receio que tu estejas para fazer = estou cerlo de que la não farás nada de estulto e de limido.

Non vereor ne non (ne nemo, ne nullus, ne nihil, etc.) quando se assevera a certera de que acontecerá o que se deseja, p. ex.: non vercor ne tua virtus opinioni hominum non respondeat, não temo que a lua virtude não corresponda = estou certo de que a tua virtude corresponde à opinião pública.

b) Vereor (raramente metuo, timeo) com o infinito presente significa não ouso, não me atrevo, hesito, temo de Jazer alguma cousa, p. ex.: vereor hoc dicere, não me atrevo a dizer isto. - Non vereor com o infinito significa: atrevo-me, p. ex.: non vereor hoc dicere, atrevo-me a dizer isto.

#### II. — PROPOSIÇÕES OBJETIVAS DEPOIS DOS VERBA IMPEDIENDI

Non impedio quominus proficiscaris.

419. — Quando a proposição objetiva for regida de verbos que indicam um impedimento (verba impediendi), como impedio. deterreo, detineo, obsto, obsisto, resisto, recuso, repugno. prohibeo, officio, intercludo, etc., a proposição objetiva constróise com ne ou quominus e o subjuntivo. Algumas vezes, se a proposição principal for negativa, tambem com quin, p. ex.: Isócrates estava impedido de falar em público por causa da debilidade da sua voz. Isocrates infirmitate vocis ne in publico diceret impediebatur ou quominus in publico diceret; a idade não vos proibe de amar a agricultura até a extrema velhice, aetas non impedit quominus agri colendi studia teneamus usque ad ultimum tempus senectutis; Epaminondas não recusou sofrer a pena da lei, Epaminondas non recusavit quominus legis poenam subiret; que te impede de ser feliz? quid obstat, quin sis beatus? Histieu de Mileto se opôs a que se execulasse o desígnio, Histiaeus milesius obstitit, ne res conficeretur; não impeço que partas, non impedio quominus proficiscaris.

Observações. - 1) Interdico constrói-se sempre com ne.

2) Com impedio e prohibeo omite se o acusativo do objeto quando se construem com ne, ao passo que se pode exprimir ou omitir o objeto quando construido com quominus, por ex.: pudor impedit ne exquiram (menos bem: impedit ne); mas: pudor impedit (ou me impedit) quominus exquiram, o pudor me proibe de invertigar.

Impedio, prohibeo, recuso se constroem tambem com o infinito, p. ex.: os Belgas proibiram aos Cimbros que entrassem nos seus territórios, Belgae Cimbros intra fines suos ingredi prohibuerunt; quem recusará morrer pela pátria? pro patria mori quis recuset? a doença não me permite sair de casa, morbus

me impedit domo exire.

5) Com impedio, prohibeo, intercedo, ainda que negativos, nunca se usa quin.

4) Notem-se as seguintes frases: per me (te, eum, etc.) stat ou fit quominus (ou ne)... depende de mim que não = impeço que... - mihi non est religio quominus id faciam, eu não tenho escrupulo em fazer islo.

#### III. — OBJETIVAS CONSTRUIDAS COM A CONJUNÇÃO QUIN

Non dubito quin virtus sit amabilis.

420. — a) Quando a proposição objetiva vem regida dos verbos que indicam não duvidar, não pensar diversamente, sempre com forma ou valor negativo, p. ex.: non dubito, dubium non est,

quis dubitat? nulla causa est, non recuso, nihil praetermitto, ou intermitto, non multum abest, pouco falta que; nihil abest, nulla causa est, quid causae est? facere non possum, não posso menos de...=devo fieri non potest, não pode ser que não=deve necessariamente; temperare mihi non possum, retineri non possum, não posso conter-me que não; non abest suspicio quin, não falta a suspeita que... etc., a proposição objetiva constrói-se com a conjugação consecutiva quin (=ut non) e o subjuntivo, p. ex.: não duvido que a virtude seja amavel, non dubito quin virtus sit amabilis; não podemos impedir que outros pensem diversamente de nós, non possumus quin alii a nobis dissentiant, recusare; não há dúvida que as cousas previstas sejam mais graves, non est dubium quin omnia praevisa sint graviora; quem duvida que o mundo seja governado pela divina Providência? quis duvitat quin Dei providentia mundus administretur?

b) O verbo non dubito construido com o infinito significa simplesmente não hesito, p. ex.: Codro não hesitou em sacrificar a própria vida pela pátria, Codrus non dubitavit pro patria vitam ponere.

Observações. — 1) Contudo, non dubito com o valor de não hesito encentra-se tambem construido com o subjuntivo com quin, especialmente depois de noli, nolite dubitare, não queiras, não queirais hesitar e depois de dubitandum non est, não se deve hesitar, p. ex.: nolite dubitare quin uni Pompeio credatis omnia (Cic.), não queirais mais hesitar em confiar tudo unicamente a Pompeio.

2) O simples verbo dubito com o infinito significa hesito, não ouso, p. ex.: dubito hoc facere, hesito, não ouso fazer isto.

3) Note-se a diferença entre as duas frases: non dubito quin... e non dubito quin... non. Non dubito quin, não duvido que essou certo de que, p. ex.: non dubito quia legiones venturae sint, não duvido que as legiões estejam pare estou certo de que as legiões cirão; non dubito quin... non, não duvido que não estou certo de que não, p. ex.: non dubito quin legiones venturae non sini, não duvido que as legiões não estejam para vir—estou certo de; que as legiões não virão.

# A PARTICULA QUIN SUBSTITUINDO O PRONOME RELATIVO

Nemo est tam fortis, quin rei novitate perturbetur.

421. — a) A partícula quin pode-se usar tambem como pronome relativo em lugar de nominativo quin non (sing. e plural), quod non e raramente o feminino quae non, depois de nemo est, nullus est, nihil est e depois das interrogações retóricas (equivalentes a proposições negativas) que se abrem com quis est? quid est?

Nos demais casos: cujus non; cui non; quem non, quam non, quod non ficam separados, p. ex.: nemo est tam fortis quin (=qui non) rei novitate perturbetur, ninguem é tão forte que não se perturbe pela novidade da cousa; quis est quin (=nemo est quin) cernat quanta vis sit in sensibus? quem é que não (=não há ninguem que não) vê quanta força há nos sentidos? nulla tam detestabilis pestis est, quae non (menos bem quin) homini ab homine nascatur, não há peste tão detestavel que não chegue ao homem pelo homem; nihil est quin (=quod non) male narrando possit depravari, não há cousa que mal relatada não possa ser desvirtuada.

b) O quin pode também ter o valor de sem, sem que (Cf. n. 386, e. pág. 281), mas se exige que o verbo da principal seja sempre negativo na forma cu no valer; se o verbo da principal for positivo, deve-se usar qui, quae, quod non com o subjuntivo, p. ex.: nunquam accedo, quin abs te abeam doctior, nunca de ti me acerco sem me ajastar mais instruido; nen temere fama nasci solet, quin subsit aliquid, não se dá um boato sem que haja algum fundamento; nulla dies intercessit, quin scriberem, não passou dia sem que eu le exercesese; mas dir-se-á sémpre: Alexander Magnus nullam obsēdit urbem quam non ceperit e Caesar nullam gentem adortus est quam non vicērit, porque o quin substitue unicamente o caso nominativo: Alexandre Magno não sitiou cidade sem que a tomasse (= que não a tomasse), Cesar não acometeu nação sem que a vencesse (= que não a vencesse).

#### **OBSERVAÇÃO**

#### Como se supre em latim o subjuntivo futuro.

422. — Se o verbo da proposição objetiva indica o futuro, carecendo o subjuntivo latino de uma forma especial para o futuro, nas proposições dependentes com quin (e também nas interrogativas indiretas), emprega-se um circunióquio que obedece às regras seguintes:

# Primeiro caso - Se o verbo for ativo e tiver supino:

1) na dependência dos tempos principais usa-se o presente perifrástico do subjuntivo:

Non dubito (dubitabo) quin me amaturus sis.

Non dubito quin hanc rem confecturus sis.

(Não duvido [duvidarei] que tu me amarás — que tu jarás esta cousa).

2) na dependência dos tempos histórico usa-se o imperfeito perifrástico do subiuntivo:

Non dubitabam (dubitavi, dubitaveram) quin me amaturus esses - Non dubitabam quin hanc rem confecturus esses. (Não duvidava | duvidei, duvidara que tu me amarias - que tu farias esta cousa). (Cf. n. 416 A, c; B, c, pág. 300).

I) na dependência dos tempos principais usa-se o perfeito perifrástico do subjuntivo:

Non dubito (dubitabo) quin me amaturus fueris - Non dubito quin hanc rem confecturus fueris. (Não duvido (duvidarei) que lu me lerás amado ou: terias amado] — que lu terás feito ou: terias feito ] esta cousa).

2) na dependência dos tempos históricos usa-se o mais que perfeito perifrástico

do subjuntivo:

Non dubitabam (dubitavi, dubitaveram) quin me amaturus fuisses -- Non dubitabam quin hanc rem confecturus fuisses. (Não duvidava. [duvidei, duvidara] que lu me terias amudo — que lu terias feilo esta cousas).

a) para o futuro imperf.

b) para o futuro perfeito

Segundo caso -- Se o verbo for ativo, mas carecer de supine ou, mesmo tendo-o, for usado passivamente:

> 1) na dependência dos tempos principais usa-se o circunlóquio futurum sit ut e o presente do subjuntivo:

voz act.: discas latinum sermonem - hujus rei te paeniteat (lu aprenderás a Non dubito \ lingua latina - le arrrepen-(dubitabo) derás desta cousa). quin futurum

situt vidarci) que

roz pass.: a te amer - haec Não duvido (du- res a te conficiatur (serei amado por ti -- esta cousa será feita por ti).

a) para o fut. imp.

2) na dependência dos tempos históricos usa-se o circunlóquio futurum esset ut e o imperfeito do subjuntivo:

voz at.: disceres l. s. hujus rei te paeniteret Non dubitabam (tu aprenderias a l. l. -(dubitavi, te arrependerias desta cousa. dubitave-

ram) quin futurum esset | voz pass.: a te amarer haec res a te confice-112 duvidava retur (seria amado por ti (duvidei, duvida- - esta cousa seria feita por ra) que (i).

(Cf. n. 416, B, c, observação, pág. 300).

I) na dependência dos tempos principais usa-se o circunlóquio futurum sit ut e o perfeito do subjuntivo:

quin futurum sit ut Não duvido (duvidarei) que

voz al.: didiceris l. s. hanc rem confeceris (tu lerás [ou: terias] aprendido Non dubito a l. l. - tu terás [ou: (dubitabo) terias feilo esta cousa).

> voz pas.: a te amatus sim - haec res a te confecta sit (teria sido amado por ti -- esta cousa teria sido feita por ti).

b) para o fut. perf.

2) na dependência dos tempos históricos usa-se o circumlóquio futurum esset ut e o mais que perfeito do subjuntivo:

Non dubitabam (dubitavi, dubitave-

voz at.: didicisses l. s. hanc rem confecisses (tu lerias aprendido a l. l. -terias feito esta cousa).

ram) quin

voz pass.: a te amatus futurum esset essem -- haec res a te consecta esset (leria sido Não duvidava (du- amado por ti - esta cousa

videi, duvidara) que teria sido jeila por ti).

O futuro perfeito do subjuntivo tanto na dependência dos tempos principais como na dos históricos, na voz passiva e depoente. supre-se elegantemente com uma forma mais breve, isto é, com o perseito e mais que perseito do subjuntivo, intercalando-se futurus. a. um:

> 1) dependência dos tempos principais em lugar de: verbo pass.: a te amatus sim (teria sido amado non dubito quir futurum si ut por ti). não duvido que verbo dep.: profec-

tus sis (terias partido).

dir-se-á:

verbo pass.: a te amatus futurus

(teria sido amado por ti). non dubito

quin

Não duvido que verbo dep.: profectus futurus sis (terias partido).

fut. perí. (2) na dependência dos tempos históricos em lugar de:

verbo pass.: a te amatus essem (teria sido amado por (i) non dubitabam quin futurum esset ut s verbo dep .: pro-Não duvidava que fectus esses (terias partido).

dir-se-á:

verbo pass.: a te amatus futurus non dubitabam essem quin (teria sido amado por ti) Não duvidava que verbo dep.: profectus futurus esses (terias partido).

Terceiro caso — Quando a idéia do tempo futuro da proposição dependente ap arece suficientemente pelo contexto.

> na dependência dos lempos principais usa-se o simples subjuntivo presente

l) na dependência dost vido que em breve farás esta cousa.

preto quin haec res mox
(brevi, jam, aliquando) a te conficiatur,
não duvido que em breve
esta cousa será feita por
ti.

a) para o fut, imperf.

bam quin hanc rem mox (brevi, jam, aliquando) conficeres, não duvidava que em breve farias esta cousa.

2) na dependência dos tempos históricos usa-se o simples subjuntivo imperfeito

tabam quin hace res mox (brevi, jem, aliquando) a te conficeretur, não duvidava que em breve esta cousa seria feita por ti.

lempos principais esta cousa. usa-se o simples

voz at.: non dubito quin hanc rem mox (brevi, jam, aliquando) confeceris, não duvido que em 1) na dependência dos breve terás (ou: terias) jeito

subjuntivo perfeito coz pass.: non dubito quin haec res mox (brevi, jam, aliquando) a te confecta sit, não duvido que em breve esta cousa leria sido feita por ti.

b) para o fut. perf.

voz at.: non dubitabam quin hanc rem mox (brevi, jam, aliquando) confecisses, não duvidava 2) na dependência dos que em breve terias scito

históricos esta cousa. tempos simples perfeito

subjuntivo m. q. jvoz pass.: non dubitabam quin haec res mox (brevi, jam, aliquando) a te confecta esset, não duvidava que em breve esta cousa teria sido feita por ti.

Observação. - Nestes exemplos a idéia do tempo faturo está contida no adverbio mox (brevi, jam, aliquando). Outra; vezes, parem, o futuro resulta de uma inteira proposição, por ex.: Roscius egestalon suam se laturum pulat, si hac indigna suspicione liberatus sit, Róscio pensa que suportará a sua pobreza, se ficar livre desta indigna suspeita — ou resulta da natureza da proposição dependente que se refere sempre ao faturo, p. ex.: curat ut valeat -- ou da propria significação da proposição principal, p. ex.: exspecto quid eveniat.

#### § IV

# PROPOSIÇÕES INTERROGATIVAS

- 423. a) As proposições interrogativas dividem-se em diretas ou independentes e indiretas ou dependentes. Podem ser simples, se constarem de uma só proposição; duplas ou disjuntivas, se constarem de mais membros, que se excluem reciprocamente.
- b) As diretas formam-se com uma proposição no indicativo ou no subjuntivo dubitativo, p. ex.: quem mais douto do que Atistóteles? quis doctior Aristotele? Quem poderia duvidar que a virtude seja mais estimavel que as riquezas? quie dubitet quin virtus potior divitiis sit?

As interrogações indicetas formam-se com uma proposição dependente e geralmente depois de un verbo (dicendi ou sentiendi) na principal. Como proposição dependente exige sempre o subjuntivo, p. ex.: não sei que fazer, nescio quid agam; estavo incerto sobre o que devia fazer, incertus eram quid agerem.

- e) As proposições tanto diretas como indiretas formum-se:
- I) Com os pronomes interrogativos quis, quid, os seus compostos e uter.
- II) Com os adjetivos pronominais qualis, quantus, quod, etc.
- III) Com os advérbios ubi, quo, unde, cur, quare, quando, etc.
- IV) Com partículas interrogativas especiais, p. ex.: ne, num, nonne, utrum, an, etc.

Observação. — A interrogação direta des vezes só se indier por meio de tom da voz sem pronome ou partícula interrogativa, capocialmente na linguagera popular ou quando uma pergunta se refere a toda uma preporição, p. em.: Silla pota; que uma poderei? Vez. Quirites, in imperio nati, acque animo occidintem tolocativa e cia, à Quirites, anacidos que so comio, tolocativa com resignação a escravidão?

#### PRONOMES INTERROGATIVOS

#### Quis doction Aristotele?

- 424. O pronome interrogativo em português é: que, quem, e se traduz em latim:
- a) Quis, quid, quando funciona como substantivo, p. ex.: quis doctior Aristotele? quem é mais sábio que Aristóteles?

- b) Qui, quod, quando funciona como adjetivo, p. ex.: que trepidação, que tumulto é este? quae trepidatio, qui tumultus est?
- c) Por uter, utra, utrum, quando se fala de dois, p. ex.: quem é maior, Cesar ou Pompeu? uter est major, Caesar an Pompeius? quem é melhor, o pai ou o filho? uter melior est, pater an filius?

d) Quid, pode ser acusativo de relação ou de exclamação. Como acusativo de relação tem o sentido de ad quid, cur, p. ex.:

eloquere, quid venisti? fala, para que vieste?

Como acusativo de exclamação chama a atenção para as interrogações que se seguem, p. ex.: quid jurisconsulti, quid pontifices, quid augüres, quid philosophi senes? quam multa meminerunt? e os jurisconsultos, e os pontífices, e os áugures, e os velhos filósofos, etc.

e) Quantos traduz-se por quot ou quam multi, não quanti, que em latim significa quão grandes.

### CONJUNÇÕES INTERROGATIVAS

#### Quando profectus est frater?

425. — As principais conjunções interrogativas da língua

portuguesa são: quando, porque, como-

Quando, interrogativo, traduz-se em latim por quando, nunca por cum, tanto nas diretas como nas indiretas, p. ex.: direta: quando partiu teu irmão? quando profectus est frater? indireta: jaze-me saber quando teu pai voltou, fac ut sciam quando pater redierit.

#### Cur senatum cogor reprehendere?

- 426. a) Porque, interrogativo, traduz-se por cur nas interrogações diretas, por quere e quamõbrem nas indiretas, p.ex.: direta: porque partiu Cícero? cur profectus est Cicero? porque me acho coagido a censurar o senado? cur senatum cogor reprehendere? indireta: muitos perguntam porque partiu Cícero, quaeritur a multis quare Cicero profectus sit; jaze-me saber porque não veio ter irmão, cura ut sciam quare non venerit frater.
- b) Porque não tradux-so regularmente por cur non e o indicativo e tambem por quin com o indicativo, principalmente quando houver uma idéia explícita de mandado, p. ex.: quin me remorsurum petis? porque não me assaltas a mim, que estou pronto a retribuir-te do mesmo modo? quin taces? porque não calas?

#### Quomodo mortem filii tulisti?

427. — Como traduz-se em latim por quomodo e quemadmodum, quer nas interrogações diretas, quer nas indiretas, p. ex.: como suportaste a morte do filho? quomodo mortem filii tulisti?

Observações sobre as conjunções interrogatisas. — Às vezes encontra-se cur também na interrogação indireta; quare e quamöbrem raramente na direta; qui, como, em vez de quomodo, usa-se exclusivamente com os verbos fieri e posse; ut, como, emprega-se na indireta e quase exclusivamente depois dos verba sentiendi e declarandi, p. ex.: quid est cur illi vobis comparandi sint? qual a razão porque se possam eles comparar convesco? qui fit ut nemo vivat sua sorte contentus? como é que ninguem vive contente com a própria sorte? videtis, judices, ut omnes despiciat? vedes, ó juizes, como ele despreza a todos? vides ut alta stet nive candidum Soracte? vês como o Soracte está branco pela muita neve?

# INTERROGAÇÃO DIRETA

Partículas interrogativas na interrogação direta simples

#### Vidistine regem?

428. — Para a interrogação direta simples usam-se as par-

ticulas ne, nonne, num e an.

A partícula ne, porque enclítica, vem sempre posposta e unida à palavra mais importante que deve ocupar o primeiro ou o segundo lugar, raramente o terceiro, da proposição. Emprega-se quando a resposta é indeterminada, isto é, quando a resposta pode ser tanto afirmativa como negativa, p.ex.: viste o rei? vidistine regem? voltou teu pai? rediitne pater?

Observações.— 1) Em regra, ne não se repete numa série de interrogações que se seguem, ao menos que se deva unir o ne a uma palavra repetida mais vezes e que exija uma resposta, p. ex.: fuistisne ad arma ituri? fuistisne vos ad patrium illum anianum majorumque virtutem excitaturi? fuistisne aliquando rem publicam a funesto latrone repetituri? quericis tomar as armas? quericis despertar aquela coragem pátria e de vosvos antepassados? quericis finalmente retomar a república a um malfadado tadrão?

2) Umas poucas vezes no espera uma resposta afirmativa (como nonne, p. ex.: não é verdade que ele punha toda a felicidade da vida unicamente na virtude? videturne omnem hic beatam vitam in una virtute ponere? (Cíc. Tusc. 5, 12, 35). — (cf. n. 429, b, obs. I, pág. 319).

Rarissimas vezes o ne espera uma resposta negativa (como num), p. ex.: in nostrane potestate est quid meminerimus? está talvez em nosso poder

recordar o que queremos? (Cic. Fin. 104).

3) Na linguagem popular a particula ne unida a certas formas apresenta a apócopedo e final, p. ex.:tun? por tune? ten por tene? men por mene? — Unindo-se a um s final perde-se o s c o e final da enclítica, p. ex.: vin? por visne? viden? por videsne? satin por satisne, etc. — Unindo-se à partícula demonstrativa ce, torna-a ci, p. ex.: hicine, haecine, hocine (cf. n. 70, d, pág. 75).

# Nonne Cicero eloquentissimus oratorum romanorum?

- 429. a) Nonne emprega-se quando se espera uma resposta absolutamente afirmativa, isto é, quando se pergunta não para saber, mas para afirmar mais energicamente uma cousa, por ex.: não é Cícero o mais eloquente dos oradores romanos? nonne Cicero eloquentissimus oratorum romanorum?
- b) Quando se seguem mais interrogações para as quais se espera resposta afirmativa, na primeira usa-se nonne, nas outras non, p. ex.: nonne vobis haec, quae audistis, cernere oculis videmini, judices? non illum miserum, ignarum casus sui redeuntem a cena videtis? non positas insidias? non impetum repentinum? non versatur ante oculos vobis in caede Glaucia? non adest iste T. Roscius? não vos parece, ó juizes, verdes com os próprios olhos o que ouvistes? não vedes aquele pobrezinho que inconciente da desventura volta da ceia? não vedes a emboscada? não vedes o repentino assalto? não vedes adiante dos vossos olhos Gláucia perpetrando o crime e manchado de sangue? não vedes este Tito Róscio?

As vezes se encontra tambem repetido o nonne, especial-

mente quando se quer fazer sobressair a insistência.

Observações. — I) Às vezes encontra-se ne em lugar de nonne, especialmente nas argumentações por exemplo, quando se quer demonstrar com um exemplo uma asserção antecedente com videsne? videmusne? videtisne? formas estas quasi sempre seguidas do subjuntivo com ut, p. ex.: videtisne ut apud Homerum saepissime Nestor de virtutibus suis praedice!? não vedes como Nestor em Homero muitissimas vezes se gaba das suas virtudes? em lugar de nonne videtis apud Homerum... Nestôrem... praedicare? não vés (vames, védes) como infelizmente muitas vezes o homem é lobo para o próprio homem? videsne (videmusne, videtisne) ut nimis saepe homo nomini sit lupus? (cf. n. 428, obs. 2, pág. 318).

2) Cícero costuma reforçae uma interrogação direta com quid? (como?) quid enira? quid ergo? quid igitur? p. ex.: quid? ille M. Cato nonne eloquentia summa fuit? como? aquele célebre Catao não loi talvez de eloquência

insuperavel?

## Num Caius Marius major est quam Caesar?

450. — Num emprega-se quando se espera uma resposta negativa, isto é, quando se interroga não para saber, mas para dar maior força à negação, p. ex.: per ventura é Caio Mário maior do que Cesar? num Caius Marius major est quam Caesar?

Observações. — I) Num pode ser reforçado com o acréscimo de ne, quid, p. ex.: deum ipsum numne vidistis? acasa tendes vés visto esse deus? numquid duas habetis patrias? talvez tendes vés duas páteias?

2) Em lugar de num quis? num quid? pode-se usar ecquis? ecquid?

p. ex.: ecquis me vivit fortunatior? nemo.

#### An potest quisquam dubitare?

431. — An (anne, an vero) usam-se em lugar de num e outras poucas vezes, especialmente depois de uma outra interrogação, em vez de nonne, p. ex.: an potest quisquam dubitare?

talvez que pode alguem duvidar? quidnam beneficio provocati facere debemus? an imitari agros fertiles, qui multo plus efferunt, quam acceperunt? que devemos fazer quando provocados pela beneficiência de outrem? não devemos nós imitar os campos ferteis que dão muito mais do que receberam? (Cíc., De Off. 1, 15, 48).

#### PROPOSIÇÕES INTERROGATIVAS DUPLAS DIRETAS

#### Utrum hoc est verum an falsum?

432. — Quando a interrogação tem dois membros, chama-se interrogativa dupla ou disjuntiva, e então emprega-se:

a) Utrum no primeiro membro, an no segundo.

b) Ne enclítico no primeiro membro, an no segundo.

c) Nada no primeiro membro, an no segundo.

Observação. - O an das letras a, b, c, repete-se em todos os membros seguintes de que consta a interrogação.

> d) As vezes o simples ne enclitico. Por exemplo:

Utrum hoc est verum an falsum? Isto & verdadeiro ou falso? \Verumne hoc est an falsum? Hoc est verum an falsum? Hoc verum falsumne est?

Utrum luges an rides? Choras ou ris?
Luges an rides?
Luges ridesne?

As duas primeiras formas são as mais frequentes (tambem na interrogação indireta); a terceira e a quarta, mais raras, encon-

tram-se especialmente nas interrogações breves.

Se as proposições duplas diretas (o mesmo se diga das duplas indiretas, n. 434 e das dubitativas, n. 438) constarem de mais de dois membros, que se sucedem por meio da conjunção ou, as que se seguem às primeiras duas unem-se entre si por meio da partícula an, p. ex.: Romamne venio, an hic maneo, an Arpinum fugio? Vou a Roma ou fico aquí ou fujo para Arpino? (cf. a obs. entre as letras c-d desse mesmo número).

Observações. - 1) A interrogação ou não, com a qual no segundo membro se nega o primeiro, exprime se com an non e às vezes tambem com necne com ou sem repetição do verbo. Neste caso o primeiro membro quasi carece da particula interrogativa, p. ex.: visilar-me-lis amanha ou não? visesne me cras an non? são estas as tuas palavras ou não? sunt hace tua verba necne? (Cie. Tusc. 3, 18, 41).

2) No segundo termo de uma expressão comparativa em lugar de an se encontra também quam, p. ex.: nonne mavis sine periculo tuae domi esse, quam cum periculo alienae? não preferes tu achar-le em tua casa sem perigo a achar-le com perigo em casa alheia? (Cíc. Fam. 4, 7, 4).

#### INTERROGAÇÃO INDIRETA

# PARTÍCULAS INTERROGATIVAS NA INTERROGAÇÃO INDIRETA SIMPLES

#### Scribe collocutusne sis cum Cicerone.

433. — Tambem a interrogação indireta pode ser simples ou dupla (cf. n. 423, a, pág. 316). O seu modo é o subjuntivo. O modo indicativo só se encontra no latim popular e arcaico.

Na interrogação indireta simples usam-se as partículas:

- a) Ne (enclítico) e num = se na duvida de uma resposta afirmativa ou negativa, p. ex.: quaeritur idemne sit pertinacia et perseverantia, pergunta-se se é a mesma cousa a pertinácia e a perseverança; scribe collocutusne sis cum Cicerone, escreve-me se falaste com Cícero.
- b) Nonne = se não, quando se pressupõe a resposta afirmativa, p. ex.: quaesieras ex me nonne (se não) putarem tot saeculis inveniri verum potuisse, linhas-nie perguntado se eu não pensava que em lantos séculos se tivesse podido encontrar a verdade; responde nonne sit Cicero maximus oratorum romanorum, dize-me se não é Cicero o maior dos oradores romanos.

Observação. — Depois dos verbos que indicam tentar, esperar, p. ex.: conor, video, experior, tento, exspecto, o se ou se por acaso pode-se também traduzir por si, p. ex.: vide si cuncta prospera sint, se lá se todas as cousas andam tem; exspectabam si quid de co ad me scriberes, esperava que me escrevesses alguma cousa a respeito dele; Helvetii si perrumpere possent conati sunt, os thelvecios experimentaram se podiam afrir um caminho; exspecto si quid aliud dicere velis; hostes tentabant si egredi possent.

Os particípios destes verbos podem também ficar subentendidos, p. ex.: hostes circumfunduntur ex omnibus partibus (tentantes) si quem aditum reperire possent, os inimigos espalhamese em loda a parte para ver se padem encontrar uma entrada; clam e castris exierunt, si quid frumenti in agris reperire possint, às ocultas sairam do acampamento para procurar se encontravam no campo um pouco de trigo.

# PROPOSIÇÕES INTERROGATIVAS DUPLAS INDIRETAS

#### Quaero utrum hoc verum an falsum sit.

434. — Nas interrogações duplas indiretas, o emprego das partículas é o acima mencionado (cf. n. 432, pág. 320). O verbo vai para o subjuntivo, p. ex.: pergunto se isto é verdadeiro ou falso,

Gramática Latina, 21

quaero verum hoc verum an falsum sit.
verum hoc an falsum sit.
verum hoc an falsum sit.
verum hoc falsumne sit.

Pergunto se choras ou ris,

quaero lugeas an rideas. lugeas an rideas. lugeas an rideas. lugeas rideasne.

Observações. — 1) Se o segundo termo for expresso com ou não se traduz em latim com necne, mais raramente com an non, p. ex.: dii utrum sint necne sint quaeritur, procura-se se or deuses existem ou não; ex te quaero visurusne me sis cras necne, pergunto-le se me visitarás amanha ou não; quaeritur Corinthiis belium indicamus an non, pergunta-se se devemos declarar guerra aas Corintios ou não.

- 2) Utrum..., anne. A particula an nas interrogações duplas é às vezes reforçada pela enclítica ne, quer em correspondência com utrum, quer não. A enclitica ne não altera o valor da interrogação, p. ex.: quaerendum utrum una species et longitudo sit earum, anne plures, deve-se procurar se são de uma ou mais espécies e larguras; cum interrogetur, tria pauca sint, anne multa (Cicero)... se três cousas é pouco ou muito.
- 3) An... an por utrum... an pertence exclusivamente ao uso poético e post-clássico. - Utrum... an non, utrum... necre são formas do período clássico, mas raras, p. ex.: quaeram utrum emeris necne et quo modo et quanti emeris, perguntarei se compresse ou não e em qual modo e a que preço (Cic. Verr. 2, 3, 35).

## A RESPOSTA LATINA

# Fuistine heri in schola? Fui.

- 435. -- A) A uma interrogação direta, se a resposta for a) positiva, o latim responde:
- I) Repetindo a palavra mais importante da pergunta, p. ex.: fuistine heri in schola? Resp.: Fui; abiit frater. - Solus? resp.: Solus ; desne aut mancre animos post mortem aut morte ipsa inerire? do vero; admites que a alma humana sobrevive ao corpo ou morre com o corpo? Sim, admito.
- II) Com ita, ita est, ita vero est, ita plane, ita prorsus, p. ex.: haccine tua domus est? ita; é esta a tua casa? Sim é esta.
- III) Com etiam, sane, sane quidem, omnino = sem dúvida. Com vero quase sempre precedido de um pronome, p. ex.: visne sermoni reliquo demus operam sedentes? sane quidem, queres tu que continuemos o discurso esiando sentados? Sim, quero.

- b) Se a resposta for negativa:
- I) Repetindo a palavra mais importante da pergunta precedida de non, p. ex.: estne frater intus? non est, está em casa teu irmão? Não está; venitne frater tuus? non venit, veio teu irmão? Não veio solusne venisti? non solus, vieste só? Não.

Non usado sem verbo como resposta na interrogação é raro.

- II) Con non ita, minime, minime vero, minime... quidem, nihil minus, p. ex.: an tu haec non credis? minime vero, não acreditar tu estas cousas? Não por certo.
- III) Com immo, immo vero, immo enimvero quando se quer rectificar ou contradizer uma pergunta, p. ex.: causa igitur non bona est? Immo optima, a causa então não é boa? não só boa, mas até ótima. Catilina tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit, contudo, Catilina vive. Vive? até vem ao senado.
- B) A uma interrogação indireta, se for positiva, respondese em latim repetindo a palavra sobre a qual cai a pergunta; se for negativa, usara-se as mesmas lórmulas da interrogação direta.

#### § V

#### PROPOSIÇÕES DUBITATIVAS

436. — Análogas às proposições interrogativas indiretas são as proposições dubitativas, que dependem dos verbos duvidar, estar na dúvida, não saber, estar incerto e semelhantes, que se traduzem com haud scio, nescio, dubito, dubium est, incertum est. Tambem as proposições dubitativas podem ser simples, se constarem de um só membro; e compostas, se constarem de dois ou mais mebros.

#### Nescio ou dubito an modum excesserint Romani.

- 437. Quando a dúvida constar de um só membro, isto é, de uma só proposição dependente, exprime-se em latim com o modo subjuntivo com as partículas an, an non, num ou ne (enclítico), e propriamente:
- a) Usa-se an (hand scio an, nescio an, dubito an, não sei se não) quando na incerteza se quer exprimir uma certa propensão para o sim, p. ex.: nescio ou dubito an modum excesserit, não sei se ele não tenha excedido os limites (talvez ele os passou); nescio ou dubito an modum excesserint Romani, não sei, assim Lívio, se os Romanos não tenham excedido a medida (talvez a passaram na defesa da liberdade).
- b) Usa-se an non (nescio an non, haud scio an non, não sei se, nescio an nemo, haud scio an nemo, não sei se alguem; nescio an nihil não sei se alguma cousa), quando a propensão é

para o não, p. ex.: haud scio an nihil sií amicitia dulcius, não sei se há cousa mais suave (talvez não) que a amizade; contigit tibi quod nescio an nemini, aconteceu a ti o que não sei se já aconteceu (talvez não) a outros; haud scio an non hoc sit melius, não sei se isto seja melhor (penso que não); haud seio an non hoc verum sit, não sei se isto seja verdadeiro (talvez não).

c) Usa-se num ou ne (enclítico) quando houver dúvida ou incerteza absoluta, p. ex.: dubito num venturus sit amicus ou venturusne sit amicus, não sei, estou na dúvida se chegará o amigo; nolito facere quod dubitas num liceat, não faças o que não sabes ou duvidas que seja lícito.

# Dubito utrum hoc sit verum an falsum.

438. -- Quando a proposição dubitativa constar de dois membros, isto é, de duas proposições dependentes, exprimem-se sempre com o subjuntivo, e no primeiro membro usa-se utrum ou ne ou se omite a partícula; no segundo an (e tambem ne, quando no primeiro omitiu-se a partícula), p. ex.: duvido, não sei, estou incerto se isto é verdadeiro ou falso,

utrum hoc sit verum an falsum. dubito, nescio, incertus sum verumne not sit an falsum. verumne hoc sit an falsum. verum hoc falsumne sit.

Não sei se choras ou ris,

Nescio lugeas an rideas. lugeas an rideas. lugeas an rideas. lugeas rideasne.

Mais exemples:

Não sei se lu estás em Roma ou se já partiste, dubito utrum Romae sis, an jam profectus ou Romae sis, an jam profectus; Dionisio duvidou muito tempo se decia deixar o comundo ou resistir com as armas, Dionysius diu dubitavit imperium deponeret, an belle resisterel; uma cousa cu não set, se cu deva congralulu-me contigo ou recear, unum illust nescio, gratulerne tibi,

Observação. -- Se o segundo memoro for expresso por on não, pode-se tambem traduzir com necne, p. ex.: Parthi transicrint necne, video neminen: dubitare, ninguem duvida que os Parlos tenham ou não pareado.

#### Apêndice.

Resumimos neste quadro todas as várias e importantes construções do verbo dubilo:

Non dubito quin... Quis dubitat quin?

não duvido que... (=estou certo de que). Cf. n. 420, pág. 307.

quem duvida que...? (=todos estão certos de que...). Cf. n. 420, pág. 30,

- b) Non dabilo quin... non
- c) Non dubito com o infinito.
  d) Dubito com o infinito.
- c) Dubilo an...
- f) Dubito num ou ne...
- g) Dubito utrum... an, etc.

não duvido que não... (=estou certo de que não). Cf. n. 420, observação, 3, pág. 307.

não hesito... Cf. n. 420, b, pág. 307. hesito, não ouso. Cf. n. 420, obs. 2, pág.

duvido que au se; não sei se não (mas estou mais para o sim que parao não). Cl. n. 437, a, pág. 323.

duvido absolutamente, estou numa incerteza absoluta se... Cf. n. 437, c, pág. 323). duvido se... ou... Cf. n. 458, pág. xxx.

## § VI PROPOSICÕES TEMPORAIS

459. — Proposições temporais são as proposições dependentes que exprimem a circunstância de tempo da ação principal e podem exprimir:

A) um fato realizado antes da proposição principal — usam-se as conjunções temporais:

- I) Postquam, posteaquam, (dicionários de Saraiva, Ramorino, Campaníni e Carboni. — Tambem posteaquam de acordo com Durando e Souza), depois que, depois de;
- II) ubi, ubi primum, ut, ut primum, cum, cum primum, simul ac, simul ut, simul atque, apenas, logo que, lanto que;
- B) um fato contemporânco à ação principal usam-se as conjunções dum, quoad, donec, enquanto, até que;
- C) um fato realizado depois da ação principal usam-se as conjunções antequam, priusquam, antes que, antes de.

# A — I) Hamilear, postquam mare transiit, magnas res fecit.

- 440. Se a proposição temporal exprime um fato realizado antes da ação principal, une-se à proposição principal com as conjunções posquem, postenquem, depois que, depois de. Estas duas conjunções temporais exigem o indicativo:
- a) Perfeito, quando exprimem um fato realizado imediatamente antes de proposição principal, p. ex.: Anibal, depois de ter subjugado as Espanhas, foi à Itália, Hannibal, postquam Hispanias subegit, in Italiam venit; Hamilear, depois de ter passado o mar, fez grandes cousas, Hamilear, postquam mare transiit, magnas res fecit.
- b) Imperfeilo, quando indicam circunstâncias concomitantes de uma ação passada, p. ex.: depois que o estado das cousas deles parecia bastante próspero, da riqueza surgiu a inveja, postquam res corum satis prospera videbatur, invidia ex opulentia orta est;

os cavaleiros, depois de não se lhes apresentar ocasião propícia para desertar, passaram para Pompeu, equites, postquam facultas fugiendi non dabatur, ad Pompeium transierunt.

c) Mais que perfeito com a significação de desde que, isto é, quando entre a ação da proposição temporal e a da principal corre um certo espaço de tempo bastante prolongado e mais ainda na circunstância de ser um tempo determinado, p. ex.: Aristides, cerca de seis anos depois que fora expulso, foi chamado novamente à pátria, Aristides, sexto fere anno, postquam erat expulsus, in patriam restitutus est.

Observação. — Para se indicar que a ação dura ainda no presente, usa-se postquam e posteaquam com o indicativo presente, p. ex.: desáe o momento que me acho em Fórmias, parece-me estar desterrado, relegatus mihi videor, postquam ou posteaquam in Formiano sum.

# II) Simul atque increpuit suspicio tumultus, artes illico conticescunt.

441. - Para indicar a circunstância anterior de tempo depois da qual acontece imediatamente a ação principal, que em português se enuncia com apenas, logo que, lanto que, usam-se em latim as conjunções ubi, ubi primum, ut, ut primum, cum primum, simul ac, simul ut, simul atque com o verbo no modo indicativo, usando em regra um tempo anterior ao da principal, isto é, o perfeito, se na principal houver um presente; o mais que perjeito, se houver um imperfeito e o juturo perfeito, se houver um futuro imperfeito. p. ex.: apenas arrebenta a suspeita de uma revolução, emudecem as artes, simul atque increpuit suspicio tumultus, artes illico conticescunt; assim que chegava a qualquer cidade, imediatamente soltavam-se aqueles cães, que tudo investigavam e perscrutavam, simul atque in oppidum quodpiam venerat, immittebantur illi continuo canes, qui investigabant et perscrutabantur omnia; todas as vezes que (=quando) vou ter contigo, narro tudo, cum ad te veni, narro omnia; todas as vezes que ia ter contigo, narrava tudo, cum ad te veneram, omnia narrabam; lodas as vezes que eu for ler contigo, narrarei tudo, cum ad te venero, omnia narrabo, (ci. n. 412, c, obs. 1, pág. 296; n. 483, a, II, pág. 553).

Observação. — Quando se quer salientar o imediato suceder da ação, os dois tempos podem tambem concordar, p. ex.: assim que viu o inimigo, aveallou-o, simul hostes vidit, in cos impetum fecit; logo que houver alguma coum de cerlo, ercrever-le-ci a respeilo, simul quid certi erit, scribam ad te.

# B) Dum valemus, consilia aegrotis damus.

442. — Quando a proposição temporal exprime um fato contemporâneo à ação principal, usam-se as conjunções dum, quoad, donec, enquanto, até que. Estas três conjunções, conforme es cases, se traduzem tanto com o indicativo, como com o subjuntivo.

- a) Se, enquanto, até que, etc. significam no tempo em que, por todo o tempo em que, constroem-se com dum e o indicativo, p. ex.: enquanto estamos sãos (= no tempo em que estamos sãos) damos de bom grado conselhos aos doentes, dum valêmus, consilia aegrôtis libenter damus; Esparta prosperou até que (= durante todo o tempo em que) estiveram em vigor as leis de Licurgo, Sparta floruit dum Lycurgi leges viguerunt; Cícero será louvado enquanto (= por todo o tempo em que) permanecer a memória das cousas romanas, Cicero laudabitur dum memoria rerum romanarum manebit.
- b) Quando se quer indicar uma intenção (afim de que durante este tempo...) constroem-se com o subjuntivo (presente, imperfeito e mais que perfeito), p. ex.: Horácio Cocles deteve o impeto dos inimigos até (= afim de que neste interim) os seus terem cortado a ponte, Horatius Cocles impetum hostium sustinuit dum sui pontem interrumperent; os cônsules demoraram-se poucos dias, até (=esperando) que chegassem os soldados, consules paucos morati sunt dies, donec venirent milites.

Observação. — Com relação a dum cf. tambem n. 408, d, obs. I, pág. 294.

#### C) Antequam ad sententiam redeo ou redeam.

- 443. Se a proposição temporal exprime um fato posterior à ação principal, une-se á proposição principal mediante as conjunções antequam, priusquam, antes que, antes de.
- a) Constroem-se com o presente tanto do indicativo como do subjuntivo, sem diferença essencial, quando indicam um fato real ou como tal apresentado, p. ex.: antequam ad senteutiam redeo ou redeam, de me pauca dicam, antes que eu volte (= antes de eu voltar) ao argumento, direi duas palavras de mim mesmo; camelus aquam, antequam bibit ou bibat, turbulentam facit, o camelo, antes de beber, turva a água; antequam de republica dicam, exponam, breviter consilium profectionis meae, antes que eu fale da república, direi brevemente o motivo da minha partida; antequam de praeceptis orateriis dicamus, videtur dicendum de genere ipsius artis, antes de jalar dos preceitos da oratória, parece-me oportuno falar do gênero desta mesma arte.

Observação. - Usa-se regularmente à segunda pessos do subjuntivo presente, quando o sujeito da segunda pessos for indeterminado, p. ex.:priusquam incipias, consulto opus est, autes de começar é preciso refletir.

b) Constroem-se com o perfeito do indicativo quando se trata de um fato real ou assim considerado, em relação tanto com um presente quanto com um passado da proposição principal, p. ex.: membris utimur, priusquam didicimus cujus ea utilitatis causa habeamus, servimo-nos dos membros antes de saber o fim para o

qual os possuimos; haec omnia ante facta sunt quam Verres Italiam attigit, tudo isto aconteceu antes que Verres alcançasse a Itália (fato real).

Observação. — Non ante quam, non prius quam exigem sempre o perfeito do indicativo, p. ex.: non prius fugere destiterunt quam ad Rhenum pervenerunt, não cessaram de jugir antes de chegarem ao Reno; Hispala non ante adulescentem dimisit, quam fidem dedit; Hispala não deixou partir o jovem antes que the desse a palavra.

- c) Constroem-se com o imperfeito e mais que perfeito do subjuntivo, quando se trata de uma ação que se considera como possível ou intencional, em relação com um passado (ou com um presente histórico) da proposição principal, p. ex.: priusquam hostes se ex terrore ac fuga reciperent, Caesar exercitum in fines Suessionum duxit, antes que os inimigos cobrassem animo do terror da juga, Cesar levou o exercito para o território dos Suessiões; haec causa ante mortua est, quam tu natus esses, esta causa já linha morrido antes que lu nascesses; saepe magna indoles virtutis, priusquam reipublicae prodesse potuisset, exstincta fuit, frequentes vezes apagou-se uma grande inclinação para a virtude, antes de ter podido ser util ao estado.
- d) Exigem o futuro perfeito do indicativo quando se usam com a sua própria significação, isto é, quando indicam ação completa no futuro, isto é, uma ação que deve realizar-se antes de outra ação futura da proposição principal, p. ex.: de Carthagine non ante vereri desinam, quam illam excisam esse cognovero, não cessarei de temer Cartago ante de saber do seu arrasamento = antes de vê-la arrasada.

# Outros modos de traduzir as proposições temporais.

444. – Em muitos casos as proposições temporais resolvem-se com um particípio ou com um ablativo absoluto(cl. n. 296, c, pág. 259; n. 389 b, pág. 284), p. ex.: o consul foi morto quando voltava do campo, consul rediens e castris occisus est; não costum umas crer no mentiroso mesmo quando diz a verdade, mendaci homio ne verum quidem dicenti credere solemus; quando Cicero cas menino, surgiu a guerra entre Múrio e Sila, Cicero ne puero, bellum inter Marium et Sillam ortum est; depois que ar inimigos tomaram a cidade, saquearam-na, captam urhum hostes diripuerunt; Ciro depois de ter vencido o rei de Babilônia, permitu aos Judeus volturem para a pátria, Cyrus, devicto Babylonio-rum rege, Judaeis potestatem fecit in patriam remigrandi.

#### S VII

# PROPOSIÇÕES CAUSAIS

445. — Proposições causais são as proposições dependentes que indicam o motivo pelo qual se faz a ação principal. Em português unem-se à proposição principal:

- a) Com as preposições ou locuções por, por causa de, com o infinito, p. ex.: quantos jovens se arruinaram por não terem prestado ouvidos às exortações dos velhos!
- b) Tambem com as conjunções porque, já que, porquanto, com o indicativo, p. ex.: muitos são pobres porque não trabalham; muitos são ignorantes porque não estudam.

Em latim, porem, as proposições causais não se constroem

com o infinito, mas com o indicativo ou com o subjuntivo.

## Gaudeo quod tibi profui.

- 446. a) Com o indicativo, na regência ordinária das conjunções quod, quia, (quoniam, quandoquidem), quando se indica o pensamento de quem fala ou escreve, p. ex.: Syracusarum quarta urbs nominatur Neapölis, quia postrema est aedificata, o quarto bairro de Siracusa chamou-se Neápolis (=cidade nova), porque foi edificado por último; gaudeo quod tibi profui, alegro-me por te haver auxiliado.
- b) Quoniam usa-se especialmente para indicar a passagem de um pensamento para outre, p. ex.: quoniam jam nox est, in vestra tecta discedite, porque é já noite, voltai para as vossas casas; mane nobiscum, quoniam advesperascit, fica conosco, porque é já tarde.
- c) Siquidem (se é verdade que) constrói-se com o indicativo e indica uma causa que, quem fala ou escreve, supõe por um instante verdadeira e real para os fins do seu arrazoado, p. ex.: nos vero, siquidem in voluptate sunt omnia, superamur a bestiis, se é verdade que tudo se reduz ao prazer, somos superados pelos animais.

# Athenieuses Socratem damnarunt quod corrumperet juventutem.

447. — Com o subjuntivo, ne regência ordináric de quod e quia, quando se quer indicar não um motivo que o escritor apresenta como próprio, mas um motivo que ele atribue às pessoas de quem fala: neste caso o quod equivale a porque diziam, porque se dizia, p. ex.: os Atenienses condenaram a Sócrates porque corrempia a juventude, Athenienses Socratem damnarunt quod corrumperet juventutem, Cíc. Se em vez de corrumperet tivéssemos corrumpebat, não já os Atenienses, mas o próprio Cicero é que julgava Sócrates um corrutor. — Rômulo malou o irmão por ter saltado os muros da cidade, Romulus fratrem necavit, quod hic muros urbis transiluisset (motivo que Tito Lívio atribue a Rômulo).

# Cicero aegre ferebat quod Caesar rempublicam oppressisset.

448. - Com os verbos que indicam um sentimento do espírito, como doer-se, alegrar-se, agradecer, louvar, e tambem com os verbos: acusar e condenar, não se usa quia, mas quod, p. ex.: Cícero não podia tolerar que Cesar tivesse oprimido a república, Cicero aegre ferebat quod Caesar rempublicam oppressisset; Catão dizia admirar-se de que um aruspice não se risse quando via outro arúspice, Cato se mirari aiebat quod non rideret harúspex cum haruspicem vidisset.

## Non quod ignorem sed quia ignosco.

449. — a) Muitas vezes se exprime uma causa não verdadeira em oposição à causa verdadeira. Neste caso a causa não verdadeira exprime-se com o subjuntivo com non quod, non eo quod, non quo, não porque; non quod non, non quo non e non quin, não porque não, e a causa verdadeira com sed quod, sed quia, com o indicativo, p. ex.: não porque não conheça, mas porque perdôo, non quod ignorem sed quia ignosco; não já por cu duvidar da tua constância, mas porque tenho o costume de pedir, peço-te, non quo de tua constantia dubitem, sed quia mos est ita rogandi, rogo.

b) Se o fato, porem, que não é a verdadeira causa, é um fato real, pode-se exprimir tambem com non quia e o modo indicativo, p. ex.: ita sentio, non quia augur sum, sed quia sic existimare necesse est, assim eu penso não porque seja eu áugure, mas por-

que é necessário julgar assim.

# Homines hoc a bestiis différunt quod rationem habent.

- 450. a) Quod é tambem usado no indicativo muitas vezes com sentido declarativo para determinar melhor um modo demonstrativo que precede, como hoc, id, illud, ex eo, inde, p. ex: os homens diferem principalmente dos animais nisto, que são dotados de razão, homines hoc potissimum a bestiis différent, quod rationem habent.
- b) Depois das frases: pergratum, bene, praeclare, humaniter, fraterne facere, p. ex.: bene facis, quod me adjuvas, fazes bem em me ajudar; fecisti mihi pergratum, quod Serapionis librum ad me misisti, deste-me grande prazer em me enviar o livro de Serapião.

com o mesmo valor de quod declarativo pode-se usar a conjunção cum (declarativa) com o indicativo, p. ex.: praeclare facis cum Luculli memoriam tenes, fazes muito bem enquanto conservas (=conservando) a memória de Luculo. (Cf. n. 483, a, IV, pág. 553).

Observações. - 1) Este valor declarativo de quod com o indicativo encontra-se especialmente nas feases practereo quod, omitto quod, addo quod,

adjicio quod ..., deixo de dizer que ...

Com accedit, em lugar de quod, encontra-se tambem ut com o subjentivo: huc accedit quod pauper sum ou huc accedit ut pauper sim. A construção com ut é mais frequente, se o verbo for de tempo passado: hue accedebat ut pauper essem, melhor que: quod pauper eram.
2) Quod é tambem usado em modo absoluto e no principio de proposição

e corresponde às nossas frases com relação a... e análogas, p. ex.: quod scribis

te valere vehementer gaudeo.

3) Quod se constrói com o subjuntvo nas frases est quod, non est quod, habeo quod, lenho motivos para, não há motivos para..., p. ex.: est quod te repre-hendam, tenho motivos para te repreender. Em lugar de quod usa-se tambem cur com o subjuntivo, p. ex.: est cur te laudem, est causa cur te laudem.

4) As conjunções causais são frequentes vezes reforçadas com quippe e utpote, p. ex.: juverit esse lactus quippe quia magnarum sacpe id remedium aegritudinum est, é util estar alegre, pois isto, muitas vezes, é remédio de

grandes sofrimentos.

Quippe e utpote raramente se usam sozinhas como verdadeiras e proprias conjunções causais (cf. n. 451, b, obs., pág. 331).

# Outros modos de traduzir as proposições causais.

451. — a) Nas proposições causais em lugar de quod, quia, quoniam, pode-se usar a conjunção cum com o subjuntivo. Para maior eficácia, o cum causal é precedido de quippe ou utpote, p. ex .: parque lu és um homem honesto, não suspeites que alguem seja malvado, cum sis vir bonus ( = quod es vir bonus), neminem suspicaris esse improbum; todos os bons congratulavam-se com Cicero porque Jora chamado do desterro, omnes boni gratulabantus Ciceroni, cum ou quippe cum (ou quod) ab exsilio revocatus esset (cl. n. 485, b, I. pág. 355).

b) As proposições relativas no subjuntivo podem ser também causais, p. ex .: oh afortunado jovem que em Homero encontraste um prespecieo dos teus feitos, o fortunate adulescens qui ( = cum tu) tuac virtutis Homerum praeconem

inveneris (cf. n. 475, f, pág. 343).

Observação. — Quippe e utpôte raramente se usam sozinhas como verdadeiras e proprias conjunções causais, p. ex.: puerulus eram, utpote non amplius novem annos natus, era ainda muito menino, pois não tinha mais de nove anos (cf. n. 450, b, obs. 4, pág. 350).

c) As proposições causais padem-se também exprimir com o particípio presente ou perfeito, cf. n. 389, a. pag. 284 ou com o ablativo absoluto, p. ex.: obscurato sole, tenebrae repente factae sunt, lendo-se (= par se ter) celipsado

o sel, repentinamente formaram-se as freeas (cf. n. 296, c, páy. 239).

## VIII

## PROPOSIÇÕES FINAIS

- 452. Proposições finais são as proposições dependentes que indicam o escopo da ação principal. Em português constroem-se:
- a) Com o modo infinito e as preposições para, afim de, com o fim de, etc., p. ex .: comemos para viver, e não vivemos para comer. ao lobo não se dá rebanho a pastorear. - Ao pródigo não se dá dinheiro para quardar.
- b) Com o modo subjuntivo e as conjunções para que, ajim de que, etc., p. ex.: não devemos falar mal dos outros, para que os outros

tambem não falem mal de nós. - Devemos ser cautos na escolha dos amigos, asim de que os escolhamos bons e siéis.

Em latim nunca se constroem com o infinito, mas com o

subjuntivo precedido de ut (uti) ou ne.

# Legum servi sumus ut liberi esse possimus.

453. — a) Com ut (uti) e o subjuntivo quando a proposição é positiva. Às vezes a conjunção ut é precedida de um pronome ou de outra palavra demonstrativa na proposição principal, quais por exemplo, eo, ideo, ideirco, propterea, eo consilio, ea (hac) mente, eo animo, ea (hac) re, p. ex.: somos servos das leis para podermos ser livres, legum servi sumus ut liberi esse possimus; atendei, 6 jovens, ao estudo da cloquência afim de que possais ser uteis à pálria, adulescentes, in eloquentiae studium incumbite, ut reipublicae emolumento esse possitis; os Helvécios tinham abandonado as suas habitações com o plano de levar a guerra a toda a Gália, Helvetii eo consilio domos suas reliquerant, uti toti Gallice bellum inferrent.

Para a reta aplicação da consecutio temporum nas proposições finais cf. nota 9, pág. 304 do n. 416, pág. 300).

- b) Usasse o ut final depois dos verbos e das frases que indicam;
- I) Fim, intenção, cuidado, esferço, p. ex.: curo, consulo, provideo, procure, prosejo; niter, contendo, laboro, esforço-me; operam do. (id) studeo, (id) ago, empenha-me, tenho a peilo; id specto, tendo; nihil antiquius habeo quam ou nihil mihi est potius quam, nada mais me importa que...; facio, efficio ut..., esforço-me para, procuro; non committo ut..., não faço por onde, não dou motivo para que..., p. ex.: cura ut valeas, procura passar bem; edo ut vivem, non vivo ut edata, como para viver e não para comer; nihil habui antiquius (nihil mihi fuit potius) quam ut to statim convenirem, minha mater preceupação foi ir logo ao teu encontro ou nada eu tinha mais do que ir logo ter contigo.
- II) Depois dos verbos que indicam desejo, conselho, exortação, p. ex.: volo, maio (cf. n. 382, c, pág. 278), posco, opto, postulo, flagito (cf. n. 382, h, pág. 278); peto, oro, rogo, precor, moneo, hortor, suadeo, auctor sum, concilium do, etc., p. ex.: aconselho-le a que leias, suadeo tibi ut leges; aconselhava-le a que lesses, suadebzvo(suasi, suaseram) tibi ut legeres; os l' duos pedem a Cesae que lies perder, Aedui Caesarem rogant ut sibi parcat.

Observação. - Depais dos imperativos fac e sine (des verbos facio e sino) e direois dos verbas velle, nolle, malle, especialmente nas lormas velim, vellara, mallem etc., omite-se elegantemente a emjumão ut, p. ca.: see cogites, quia sis, pen a quem à, vellem fieri poseré, ut sucra infecte redderem, quinta que pudesse aventeser que en frustrasse o sucedido; velina milii respondeas e tambem velim at withi respondens, quirera que me respondence (ci. n. 562, c, pag. 278).

- 171'; Com os verbos que indicam, comando, encarga, permissão, candescend'ucia, consentemento, p. ex.: mando, mando; praccipio, praedico, intimo; edico, comundo; statuo, constituo, decerno (cl. n. 382, /, pag. 278), invito; impello, incito, vioveo, adduco, induzo; cogo, concedo, permitto, perficie, adipiscor, assequor, consequor, impetro, alcanço, etc., p. ex.: voluptas pierosque impellit, ut virtutem deserant, e prazer lesa a muitos a abandodanarem a virtude.
- IV) Depois des verbos que equivalem a dizer, eserever, responder, quando indicam um convite ou um pedido para fazer algema cousa, p. ex.: dicara tuis, ut librum meum describant (transcrevam) ad teque mittant (cf. n. 581, a, pág. 277).

Observações. — I) O subjuntivo com ut final usa-se também com muitos outros verbos que não estão nas listes acinas; mas a proposição final, facilmente se conhece pelas preposições para, afim de, com o fim de o pelas conjunções para que, afim-de que... que a acompanham, p.ex.: digo estas cousas afim de que la aprendas, hae dico ut diseas; leio para aprender, lego ut diseasa.

2) Impero se constrói com o dativo da pesson a quem se menda e o verbo vai para o subjuntivo com ut ou ne, p. ex.: ego tibi impero ut librum legas; pater mibi, ne discedam, imperat. Mes se o verbo dependente for passivo ou depende, é preferivel a construção do acusativo com o infinito, p. ex.: dux imperavit urbem diripi, melhor que ur urbs diriperetur, o general mandou que a cidade Josse destruida; Caesar quinque cohortes de media nucte proficisci imperat, Casar manda que depois da meia noite partam cince cohortes.

3) Para os verbos que têm dupla construção do acusativo com o infinito ou de ut ou ne com o subjuntivo (cf. n. 381, d, pág. 277; n. 382, c; j, II; g, h, pág. 278).

## Ager aratur quo uberiores fructus ferat.

454. — Às vezes em lugar de ut usa-se quo (=ut eo, afim de que com islo), especialmente antes dos comparativos, p. ex.: ager aratuz quo uberiores fructus ferat, ara-se o campo para que produza frutos mais abundantes; legem brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur, a lei deve ser breve para que mais facilmente se conserve na memória dos ignorantes.

### Nolo esse laudator ne videar adulator.

455. — A proposição final negativa vai para o subjuntivo com ut non e ne (ut ne), notando-se que ut non nega só um termo da proposição e ne toda a proposição, p. ex.: multi dolorem patiuntur ne incidant in majorem, muitos aguentam um sofrimento, para não resvalarem num outre maior; noto esse laudator ne videar adulator, não quero ser aprovador, para não parecer bajulador; confer te ad Manlium, Catilina, ut a me non ejuctus ad alienos, sed invitatus ad tuos esse videaris, vai ter com Mântie, ó Catilina, para que se veja que não te acotheste expulso por mim entre extranhos, mas convidado a acother-te entre os teus.

Observações. — 1) de se sucedem diversas proposições todos negativos, na primeira usa-se ne, nas outras neve ou neu, mas nunca negae. Não se confunda neve ou neu com neque: neve ou neu equivalem a et ne. e afin de que não, neque equivale a et nou, p. ex.: momai et iterum moneo ne proficiecaris invitus, neve (=et ne) tam longo itineri te committas.

2) Se de duas proporições a primeira for afirmativa e a segunda negativa, alem de neve e neu, pode-se usar também neque, p. ex.: Pompeius suis praedixerat ut Caesaria impetura exciperent neve (ou neque) se loco moverent, Pompeu preavisça os sur que sudenlassem o impelo de Casar e não se movessem do lugar; Caesar cohortatus est milites uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent, neu (e também neque) perturbarentur asimo; te precor ut maneas, neve (ou neque) me in rebus adversis derelinquas. — Se a proposição negativa for a primeira e a positiva a segunda, suprime-se ut da afirmativa, p. ex.: hortatur ne animo deficiant, quaeque usui sint, parent (= atque ut parent), exeria-os a não desanimarem e a prepararem as cousas necessárias.

- 3) Há dilerença entre as duas frases; ut non dicam e ne dicam. A frase ut non dicam é forma de preterição, que equivale a ut omittam, ut praeteream, para calar, para não recordar, ao passo que a outra ne dicam usa-se para indicar que se poderia dizer algo de mais forte, mes que se omite para não dizer de mais, p. ex.: crudelem Castorem, ne dicam sceleratum et impium, Castor crud, para não chamá-lo celerado e impio; te puto imprudentem, ne dicam stultum; inconsiderate ne dicam stulte hoe fecisti.
- 4) A nossa frase: para usur as palacras de Ciceco, traduz-se em latira: ut Ciceronis verbis utar, ut ait Cicero.

#### Outros modos de traduzir as proposições finais.

- 456. a) As proposições finais podem-se tambem traduzir pelo gerúndio ou gerundivo acusativo regido de ob ou ad, p. ex.: Anibal pensava que o consul, para defender or sous, teria tracado combate. Hannibal existimabat consulem, ob suos tutandos, ad arma venturum; Cicero envidou todos os seus esjorços para defender a liberdade, Cicero vires omnes contúlit ad libertatem defendendam. (cf. n. 401, b; III; pág. 289; n. 402, b, pág. 290).
- b) Pode-se tambem traduzir a proposição final pelo gerúndio genitivo regido por causã ou gratiã, p. ca.: o cavalo joi feito para carregar passes, o boi para orar, o cao para lazer guarda, equus geraturus est vehendi causa, bos arandi, canis custodiendi (cf. n. 203, c, pág. 195).
- c) A proposição final pode-se ainda traduzir pelo particípio do futuro ativo, p. ex.: Perseu voltou a Pela para tentar de novo a sorte das armas, Perseus Pellam rediit, bellum ex integro tentaturus (cf. n. 388 Deste quadro resulta, 3, pág. 283).
- d) Quando na proposição final houver um pronome que se refere a um nome da proposição principal, em lugar de ut is (ea, id; hic, hace, hoc e semelhantes) pode-se usar: qui, quae, quod, p. ex.: as rãs pediram um rei, alim de que este refraesce os desordenados costumes; ranae regem petiere, qui (= ut is) dissolutos mores vi compesceret; os Alenienses deram setenda navios a Billetades para que lizasse que e contra as ilhas Celadas, Athenienses Militadi septuaginta naves dederunt, quibus (= ut iis) Cyclădes insulas bello persequeretur (cf. n. 475, a, pág. 345).

c)Por último a proposição final pode ter o verbo no supino ativo quando está sob a dependência dos verbos de movimento, p. ex.: Mário parte para assediar Tala, Marias proficiscitur obsessum Thalava; or E'duor mandam embaixadores a Cesar para pedir auxília, Aedui legatos ad Cessarem mittunt rogatum auxilium (cl. n. 405, b. pág. 292).

#### § IX

#### PROPOSIÇÕES CONSECUTIVAS OU CORRELATIVAS

457. — Proposições conseculivas são as proposições dependentes que indicam a consequência da ação principal.

Exprimem-se em português com o indicativo regido de que, p. ex.: Deus é tão bom que faz brilhar o sol indistintamente sobre os bons e sobre os maus.

# Tam bonus es ut hoc facias. — Tam bonus es ut hoc non facias.

458. — Em latim não se traduzem com o indicativo, mas com o subjuntivo com ut, se a proposição é positiva; com ut non, (ut ne... quidem) se negativa, p. ex.: es tão bom que fazes isto, tam

bonus es ut hoc facias: es lão bom que não fazes isto, tam bonus es ut hoc non facias.

Observações. — 1) Uma consecutiva negativa sucessiva une-se a uma precedente positiva com neque.

2) Ut non, sendo final, se traduz par ne ; sendo consecutivo, fica invariarel, p. ex.: hoc fecit ne poenas daret, les isto para não ser punido; quis est tam miser ut Dei magnificentiam non senserit, quem é tão infeliz que não sinta a grandeza de Deus?

# Adeo judices exarserunt ut capitis hominem innocentissimum condemnarent.

Usa-se ut consecutivo:

459.—a) Depois dos advérbios e adjetivos que significam tal que..., de tal modo que, como sic, adeo, usque adeo, ita, tam, tantopere, is, ejusmodi, tantus, tot, eo, usque eo, totiens, talis, etc., p. ex.: à resposta de Sócrates, os juizes de tal modo se irritaram que condenaram à morte um homem inocentissimo. Socratis responso adeo judices exarserunt ut capitis hominem innocentissimum condemnarent; Aristides morreu em tanta pobreza, que deixou apenas com que ser interrado, Aristides in tanta paupertate decessit, ut vix reliquerit qui efferretur; as nossas cousas acham-se em tal condição que não poderiam ser piores, in eo statu res nostrae sunt, ut non possint esse miseriores.

Observação. — Às vezes omitem-se os adjetivos ou advérbios que deveriam preceder ut, p. ex.: Epaminondas fuit (subentendido ita) discrtus, ut nemo ei Thebanus par esset eloquentia, Epaminondas joi tão jacundo que ninguem the era igual na eloquência.

b) Depois dos verbos que exprimem acontecimento fit; accidit; evenit; contingit; usu venit; restat; reliquum est; fieri potest, é possivel, fieri non potest, é impossivel, proximum est; extremum est; fica, resta; sequitur, seque-se, p. ex.: saepe fit (accidit, evenit, contingit) ut ii qui debeant, non respondeant ad tempus, frequentes vezes acontece que os devedores não paquem no prazo legal; proximum est at doceam deorum providentia mundum administrari, resta-me demonstrar que o mundo é governado pela providência dos deuses.

Observação. — Depois de accidit e evenit, em algunas frases, usa-se quod com o indicativo, p. ex.: peropportune ou perincommode accidit quod, por boa ou má vorte aconteceu que..., bene mihi evenit quod (cf. n. 450, a, b, pág. 330).

c) Depois das frases com valor impessoal compostas com o verbo esse e de um adjetivo neutro ou de um substantivo, p. ex.: aequum, rectum, par, verisimile, optimum, integrum,

satis, etc.; locus, tempus, mos, cultus, consuetudo, officium, lex, jus, caput, potestas, etc., p. ex.: vetus est lex illa verae amicitiae, ut idem amici semper velint, é antiga lei da amizade que os amigos queiram sempre a mesma cousa; non est verissimile ut idem interitus sit animorum et corporum, não é verissimil que a alma pereça com o corpo; est mos hominum ut nolint eundem pluris rebus excellere, é costume dos homens não quererem que a mesma pessoa seja excelente em mais cousas; neque hic locus est ut de moribus majorum loquamur, não é aquí o lugar para falar dos costumes dos nossos antepassados.

Depois destas expressões, porem, é tambem possivel a construção do acusativo com o infinito (cf. n. 377, b, obs., pág. 274).

d) A frase ita... ut não indica somente consequência, mas frequentes vezes toma também uma significação restritiva ou limitativa com o sentido de com a condição de... p. ex.: ita liber es ut legibus pareas, és livre com a condição de obedeceres às leis.

A consecutio temporum nas proposições consecutivas

# Ita vixi ut non frustra me natum esse existimem.

460. — As proposições consecutivas não seguem a regra ordinária da consecutio temporum, mas têm o tempo que o sentido exige, isto é, o tempo que se usaria se se tratasse de proposições independentes, p. ex.: viví de tal modo que julgo não ter nascido em vão, ita vixi ut non frustra me natum existimem (existimarem, eu julgava, não teria sentido); tamanha é a força desse preceito que era atribuido ao deus de Deljos, hujus praecepti tanta vis est ut ea Delphico deo tribueretur; Aristides era lão estimado que foi o único a quem cognominaram de justo, adeo excellebat Aristides ut unus cognomine justus appellaretur (cf. nota 12, pág. 305 do n. 416, pág. 300).

# Accidit ut Athenis una nocte omnes hermae dejicerentur.

461. – a) Mas as proposições consecutivas regidas e precedidas por expressões impessoais que significam acontecimento ou consequência, (cf. n. 459, b, pág. 355) como: acontece que, segue-se que, resta que: aceidit ut, evenit ut, contingit ut, efficitur ut, restat ut — aconteceu que: aceidit ut, evenit ut, factum est ut — aconteceu que, futurum est ut — é costume que, mos est ut, consuetudo est ut — é lei ou é de lei que, lex est ut e semelhantes não se afastam da regra ordinária da consecutio temporum, p. ex.: aconteceu que em Alenas, numa só noite, foram derribadas todas as hermas, aceidit ut Athenis una necte omnes hermae dejicerentur.

Observeção. — Denois de mos est, consuetudo est, lex est, etc. encontra-se também a construção do acusativo com o infinito, ef. n. 377, b, obs., pág. 274 — ou também outra construção (cf. n. 403, pág. 292).

- b) A frase portuguesa estou tão longe de vituperar-te, que antes te louvo, se constrói em latim com tantum abest na forma impessoal, seguida de dois subjuntivos, um regido por abest e outro por tantum: tantum abest ut te vituperem ut etiam laudem. O segundo membro pode tambem seguir em forma independente com o indicativo: tantum abest ut te vituperem, etiam laudo.
- c) Na conjugação perifrástica ativa (cf. n. 117, A, pág. 116) os verbos que carecem de supino, e por conseguinte do particípio em urus, como discere, studere, me paenitet, recorrem ao circunlóquio impessoal: futurum est, erat, erit... ut ou futurum esse ut ou fore ut e Lívio e outros tambem in eo est, erat... ut, é, era iminente, p. ex.: futurum est ut te paeniteat desidiae tuae, háx de arrepender-te da tua inércia; futurum erat ut te paeniteret, havias de arrepender-te ou futurum esse (ou só fore) ut te paeniteret, etc.; in eo est ut proficiscamur, é eminente a nossa partida ou tambem pessoalmente in eo sumus ut proficiscamur, estamos prestes a partir, contudo, nestes últimos exemplos, tendo o verbo o supino, é mais usada a conjugação perifrástica: profecturi sumus.

# Haec signa rigidiora sunt quam ut imitentur veritatem.

462. — A proposição consecutiva regida por um comparativo seguido de quam indica que a causa é muito pequena ou muito grande para produzir aquela consequência e não há proporção entre uma e outra, p. ex.: estas estátuas são muito rígidas para imilarem o real, haec signa rigidiora sunt quam ut imitentur veritatem; Aristides era por demais justo para escapar ao ódio do populacho, Aristides justior erat quam ut invidiam vulgi fugeret.

Outros modos de traduzir as proposições consecutivas.

463. — Às vezes em lugar de ut, pode-se usar qui, quae, quod, e, em lugar de ut non, pode-se usar qui non, quae non, quod non ou quin, se a proposição principal for negativa, p. ex.: non sum is qui (=ut) mea tantum amero, cu não san tal que só ame as minhas couras mulla res ta a utilis est, quae non abusu possit fieri noxia, não ha cousa tão util que com o abusa não se par a tornar nociva, (cf. n. 475, b, pág. 343).

#### § X

## PROPOSIÇÕES CONCESSIVAS

464. — Proposições concessivas são as proposições dependentes que exprimem uma idéia de algum modo contrária à proposição principal, idéia que se concede ou se supõe como subsistente.

Em português são regidas por se bem que, ainda que, embora, etc. com o indicativo ou com o subjuntivo, p. ex.: se hem que a Provi-

Gramática Latina, 22

dência tenha criado muitos animais ferozes, todavia quis que vivessem escondidos e fugissem diante defnós.

Nestas proposições o latim emprega ora o indicativo ora o

subjuntivo.

# Quamquam Aristides excellebat abstinentia.

- 465. a) Quamquam na boa prosa rege o indicativo, p. ex.: se bem que Aristides se distinguisse pelo seu desinteresse, joi todavia condenado ao exílio, quamquam Aristides excellebat abstinentia, tamen exsilio multatus est.
- b) Quamquam se usa tambem nas proposições independentes para corrigir ou limitar o que se disse antes, p. ex.: quamquam quid opus est de re plura dicere? entretanto (ou todavia) que necessidade há de dizer mais cousas a respeito disto? quamquam, quid loquor? todavia para que vou falar? quamquam ille quidem nihil difficilius esse dicebat, quam amicitiam usque ad extremum vitae diem permanere, entretanto ele dizia que nada é mais dificil do que continuar a amizade até o derradeiro dia da vida.

## Veritas, etsi jucunda non est, mihi tamen grata est.

- 466. a) Etsi, tametsi regularmente se usam em asserções positivas ou de fatos reais, e ordinariamente se constroem com o indicativo, p. ex.: veritas, etsi jucunda non est, mihi tamen grata est, a verdade, se bem que não é agradavel, contudo, é-me querida.
- b) Ao contrário, etiamsi, ainda que, posto que, dado que, prefere o subjuntivo, usando-se ordinariamente nos casos em que prevalece o conceito potencial, ou exprimem uma concessão ideal, uma suposição ou opinião de alguem, p. ex.: posto que se amarre o corpo, não se pode, contudo, atar o espírito, etiamsi corpus constringatur, animo tamen vincula injici nulla possunt. Mas tambem com etiamsi usa-se o indicativo, quando se considera a cousa como um fato real. p. ex.: o que frequentes vezes se presencia não produz muis admiração, ainda que se desconheça a causa, quod quis crebro videt, non miratur, etiamsi cur fiat nescit.
- c) Ut, dum, modo, modo ut, ne, modo ne, dummodo só se usam com o subjuntivo, p.ex.: ego ista studia non improbo, modo moderata sint.

# Fremant omnes licet, dicam quod sentio

467. — a) Licet, quamvis licet pedem sempre o subjuntivo, presente ou perseito, p. ex.: fremant omnes licet, dicam quod sentio, ainda que todos fremam, direi o que penso.

- b) Quamvis indica o máximo da concessão (propriamente vale por quanto queiras) e, indicando pois uma possibilidade e não uma realidade, vai para o subjuntivo, p. ex.: quamvis sint parvi momenti, haec tamen exponam.
- c) Quamvis emprega-se com frequência antes de adjetivos ou advérbios com o próprio significado etimológico de quanto quiseres, quanto se quiser, quantum vis, p. ex.: nemo, quamvis dives (perquanto seja rico), ex omni parte beatus dici potest.

d) As proposições concessivas podem-se tambem traduzir por uma proposição relativa no subjuntivo cf. n. 475, h, pág. 343 ou pela conjunção cum e o subjuntivo cf. n. 483, b, II, pág. 353.

#### § XI

#### PROPOSICÕES MODAIS OU COMPARATIVAS

468. — Proposições modais ou comparativas são as proposições que estabelecem uma comparação com a princiapl e na língua latina se constroem com o indicativo, se o exemplo que se traz como comparação é um fato real e certo = proposições comparativas, reais, e com o subjuntivo, se o conceito que se traz como comparação é sómente hipotético ou imaginário = proposições comparativas irreais.

#### 1) PROPOSIÇÕES COMPARATIVAS REAIS

#### Ut sementem feceris, ita metes.

469. — As conjunções comparativas que se constroem com o indicativo são: ut, sicut, velut (uti, sicuti, veluti), prout, quomodo, quemadmodum (quem ad modum), como, do mesmo modo que, do modo que, correlativas de ita, sic, item, assim, expressos ou subentendidos, p. ex.: ut sementem feceris, ita metes, recolherás, como semeares; prout res postulabat, tibi subvēni, eu te soccorri como a circunstância exigia; Pausanias, ut virtutibus eluxit, sic vitiis est obrutus, Pausânias, como resplandesceu pelas virtudes, assim foi deslustrado pelos vícios; quemadmodum loqui hominis est proprium, ita mugire boum, do mesmo modo que o falar é próprio do homem, assim é dos bois o mugir.

#### 2) PROPOSIÇÕES COMPARATIVAS IRREAIS

#### Ita rem tibi commendo, tanquam si tua sit.

470. — Constroem-se quase sempre com o subjuntivo as conjunções comparativas com si: quasi (proinde quasi), tanquam si (ou simplesmente tanquam), ut si, velut (si), ac si, perinde ac si, proinde ac si, aeque ac si, como se, quase, quase que, p. ex.:

ita rem tibi commendo, tanquam si tua sit, recommendo-te a cousa como se josse tua; angimur tanquam Hortensio acerbitatis aliquid acciderit, afligimo-nos como se livesse acontecido alguma desgraça a Hortênsio; quid ego his testibus utor, quasi res dubia aut obseura sit? porque servir-me destas testemunhas como se a cousa fosse duvidosa ou obseura? Sequani Ariovisti absentis crudelitatem velut si praesens adesset, horrebant, os Séquanos detestavam a crueldade de Ariovisto, embora longe, como se estivesse presente. No seguinte exemplo de Cícero, encontra-se o indicativo: ego tecum, tanquam mecum loquor, falo contigo como se falasse comigo.

Para a reta aplicação da consecutio temporum cf. nota 10, pág. 304 do n. 416, pág. 300.

# Depugna, potiusquam servias.

# 471. — Construções comparativas são tambem as seguintes:

a) Depois de potiusquam (ou potius quam), anles que, o português pode servir-se do subjuntivo ou tambem de uma construção abreviada com o infinito, p. ex.: quisera morrer antes que me tornar réu de tamanho crime, ao passo que o latim constrói com o subjuntivo presente ou imperfeito conforme o tempo do verbo da proposição principal, p. ex.: depugna, postiusquam servias, combate, antes que ser escravo; Zeno perpessus est omnia, potiusquam conscios delendae tyrranidis indicaret, Zenão quis sofrer todos os tormentos antes que manifestar os cúmplices da conjuração para abater a tirania; potius istius culpae crimen suscipiam, quam in te crudelis sina, sofrerei a acusação desta culpa antes que me torne cruel para contigo.

Observações. — I) Fazendo-se, porem, reierência a um estado de fato (proposição comparativa real), pode-se usar o indicativo também depois de potius-quam, p. ex.: cur me flentes potius prosecuti sunt quam aut retinuerum aut reliquerunt? porque, antes que reter-me ou abandonar-me, me acompanhavam chorando?

- 2) Se na proposição principal houver um gerundivo, depois de potiusquam, em lugar do subjentivo, pode-se repetir a mesma construção, p. ex.: promissum potius non faciendum, quam tara factrara facinas admittendum fuit, ter-se-ia decido não comprar a promeça unhos que conster ação lão exercanda; Catoni moriendum potiusquam tyeanmi vultus aspiciendus fuit, Catão quis antes morrer que ser o rosto do tenana; quase conditio non accipiende fuit, potiusquam relinquenda patria, antes que abandonar a pátria, ter-se-ia decido repetir esta condição.
- b) Em todas as proposições comparativas com quam, usa-se o subjuntivo quando se trata de uma proposição comparativa irreal e o indicativo em se tratando de uma proposição comparativa real, p. ex.: Segestanis imponebat Verres aliquanto amplius quam ferre possent, Verres impunha aos Segestanos alguma cousa a mais de quanto pudessem suportar; amabant eum magis quam imitabantur, mais que imitá-lo o amavam; Tissaphermes nihil aliud (fecit) quam bellum comparavit, Tissafernes nada mais fez

que aparelhar a guerra; elephanti multo majorem stragem inter suos ediderunt, quam inter hostes ediderant, os elejantes causaram muito mais mortandade entre os seus do que fizeram entre os inimigos.

## Restitēre Romani, tanquam caelesti voce jussi.

472. — As conjunções quasi, tanquam, velut, às vezes, se acham construidas com um particípio (forma implícita), p. ex.: restitēre Romani, tanquam caelesti voce jussi, os Romanos resistiram, como mandados por uma voz divina; Cato litteras graccas senex didicit, quas quidem sic avide arripuit, quasi diuturnam sitim explere capiens, Catão aprendeu o grego quando velho e o aprendeu com tanta avidez, como se desejasse apagar uma sede diuturna.

#### IIX &

#### PROPOSIÇÕES RELATIVAS

473. — Proposições relativas chamam-se as proposições dependentes precedidas de um pronome ou advérbio relativo, que, quem, qual, donde, etc.

O período relativo resulta da união de uma proposição rela-

tiva dependente com a proposição principal demonstrativa.

#### Em português:

- 1) Geralmente têm o verbo no indicativo, p. ex.: a palavra revela o coração donde procede, bem como as águas de um arroio denotam a nascente donde promanam.
- 2) Às vezes têm o verbo no subjuntivo, quando têm sentido correlativo ou final, p. ex.: neste mundo não há pesar que dure eternamente.

5) Raras vezes no infinito, p. ex.: devemos ter um amigo a

quem confiar nossas amarguras.

I) Em latim, em regra, têm o verbo no indicativo. II) Constroem-se com o subjuntivo quando exercem a função de uma proposição, que, por natureza, exige o subjuntivo.

## I - PROPOSIÇÕES RELATIVAS NO INDICATIVO

#### 474. — Usa-se o indicativo:

a) Quando as proposições relativas acrescentam à principal uma simples indicação acessória ou explicam um substantivo ou pronome da mesma proposição, p. ex.: Caesar Helvetios in fines suos, unde erant profecti, reverti jussit, Cesar mandou vos Helvécios que voltassem para as suas lerras donde tinham saido;

Scipio punici belli perpetrati, quo nullum neque majus neque periculosius Romani gessere, praecipuam gloriam tulit, a Cipião coube a principal glória de ter concluido a guerra púnica, que foi a maior e mais perigosa que travaram os Romanos; est locus in carcere, quod Tullianum appellatur, há um lugar na prisão, que se chama Tuliano.

- b) Quando substituem, numa circunlocução, um substantivo ou qualquer outra expressão da nossa língua, tendo por antecedente um pronome demonstrativo expresso ou subentendido, p. ex.: is qui audit, qui legit, qui dicit, qui accusat, etc., o ouvinte, o leilor, o orador, o acusador, etc., mas de carater momentâneo e transitório, pois os substantivo auditor, lector, orator, accusator, etc., indicam um carater de permanência por oficio; id quod quaero = fim (finis, raríssimo com este valor); res eae quae gignuntur e terra, quae arte efficiuntur, quae exportantur, quae importantur, os produlos do solo, da indústria, da exportação, da importação; tanta vis probitatis est, ut etiam in iis, quos nunquam vidimus (= os desconhecidos), diligamus.
- c) Quando exprimem a qualidade ou a natureza de uma pessoa. O pronome relativo concorda com o substantivo que indica a qualidade, a índole, e vai para o ablativo como complemento ou no nominativo como sujcito, p. ex.: nihil te, qua prudentia es (ou quae tua est prudentia) fugiet, prudente como tu és, nada te escapará; spero, quae tua prudentia et temperantia est, te jam, ut volumus, valere, espero que com a tua prudência e temperança, eslejas já, como desejamos, gozando boa saude; pater tuus si viveret, qua severitate fuit, tu profecto, non viveres, se vivesse teu pai, severo como era, tu por certo não viverias, (cf. n. 333, b, pág. 255).

Observação. — Pode-se tambem usar o simples ablativo precedido de pro, p. ex.: pro tua prudentia, pro meo amore, pro severitate, etc.

d) Quando se inicia a proposição relativa com pronomes ou advérbios relativos compostos mediante a repetição ou com o acréscimo do sufixo cumque, p. ex.: quisquis, quotquot, quicumque, ubicumque, p. ex.: patria est ubicumque est bene, a pátria é onde se passa bem; quisquis hoc facit, male facit, quem que faça isto, faz mal; quoscumque de te queri audivi, quacumque potui ratione placavi, acalmei no melhor modo possivel quantos ouvi queixarem-se de ti (cf. n. 365, a, pág. 266).

Observação. — Todavia também estas proposições se constroem com o subjuntivo quando são relativas integrantes das proposições construidas com o acusativo e o infinito ou com o simples infinito ou com o subjuntivo, p. ex.: Sócrates dizia que todos são eloquentes naquilo que sabem, Socrates dicebat omnes esse eloquentes in eo quod scirent; Aristóteles diz que nascem certos inselos que vivem um dia só, Aristoteles ait bestiólas quasdam nasci quae unum diem vivant; Jizéssemos, Jomos exortados a que tivessemos Deus diante dos olhos em tudo o que ante oculos haberemus.

Mas dir-se-á: Caesar Helvetios in fines suos, unde erant profecti, reverti jussit, Casar mandou que os Helvécios vollassem para o seu território, donde haviam partido, porque unde erant profecti é uma simples observação do escritor, a qual se pode climinar sem alterar o sentido da frase (cf. n. 365, b, observação, pág. 266).

## II-PROPOSIÇÕES RELATIVAS NO SUBJUNTIVO

475. — a) Quando têm sentido final, porque então qui, quae, quod equivale a ut, p. ex.: mandou embaixadores para tratarem (=que tratassem) da paz, legatos misit qui de pace agerent; a natureza deu ao homem a razão com que dirija as paixões do animo, homini natura rationem dedit qua (=ut ea) regerentur

animi appetitus (cf. n. 456, d, pág. 334).

b) Quando têm sentido consecutivo ou correlativo, depois de is, talis, ejusmodi, tantus, tam, etc., porque neste caso qui, quae, quod equivale a ut consecutivo, p. ex.: não há casa tão sólida que não possa ser abalada pelas discórdias, nulla domus tam firma est quae discordiis (=ut discordiis) debilitari non possit; a inocência é tal disposição do ânimo, que não prejudica a ninguem, innocentia est affectio talis animi, quae (=ut) noceat nemini (cf. n. 463, pág. 337).

c) Os adjetivos dignus, indignus, idoneus, aptus querem qui, quae, qued consequencial, p. ex.: liber dignus qui legatur, livro digno de ser lido; exemplum dignum qued imitemur, exemplo digno de ser imitado; dignus qui imperet, digno de comandar

(cf. n. 219, b, II, pág. 203).

Observação. — Não é próprio do uso clássico a construção de dignus e indignus com ut e o subjuntivo ou com o infinito, p. ex.: lyricorun Horatius fere solus legi dignus est (Quint. Instit. Orat., X, 1, 96), em lugar de: Horatius solus lyricus est dignus qui legatur ou quem tu legas, Horácio é o único dos lívicos, que merece ser lido (cf. n. 219, b, II, pág. 203).

d) Igualmente com o subjuntivo constroem-se as expressões est qui, sunt qui, non desunt qui, reperiuntur qui, inveniuntur qui, existunt qui; est ubi, há lugares onde; est quatenus, há um ponto até o qual (alé cerlo ponto) bem como as expressões negativas na forma ou no sentido: nemo est, nullus est qui, nihil est quod, quis est qui? quotusquisque est ou invenitur ou reperitur qui?... quão poucos se encontram... p. ex.: sunt qui censeant una animum cum corpore occidere, há quem pense que a alma morre com o corpo; sunt qui discessum animi a corpore putent esse mortem, há quem creia que a morte seja a separação da alma do corpo; est quatenus amicitiae dari venia possit, há um ponto até o qual (=alé certo ponto) se pode condescender com os amigos, quotusquisque philosophorum invenitur, qui ita sit moratus, ut ratio postulat? quão poucos são os filósofos que...

Observação. — Nestas proposições pode-se tambem usar o indicativo quando indicam um fato real ou se unem a um substantivo ou a um pronome determinativo ou a um adjetivo numeral ou de qualidade, p. ex.: sunt multi qui eripi-

unt aliis, quod aliis largiantur, há muitos que roubam a uns para darem a outros; sunt quaedam bestiae, in quibus inest (ou insit) aliquid simile virtutis, há certos animais em que se acha alguma cousa igual à razão; duae sunt artes, quae locare possunt homines in amplissimo gradu dignitatis, duas são as artes que podem colocar o homem na maior dignidade.

- e) Depois das proposições negativas: nemo est qui, nullus est qui, nihil est quod e das interrogativas retóricas (equivalentes a proposições negativas) quis est qui? quid est quod? p. ex.: sunt certa vitia, quae nemo est qui non (ou quin, cf. n. 421, a, pág. 308) effugere cupiat, existem alguns vícios que não há ninguem que não os queira evilar, quis est qui nusquam incurrat? quem há que jamais tropece?
- f) Quando têm sentido causal, pois que nesse caso qui, quae, quod equivale a cum, p. ex.: oh afortunado jovem que em Homero encontraste um pregoéiro de teus feitos, o fortunate adulescens qui (=cum tu) tuae virtutis Homerum praeconem inveneris; Bíbulo foi duma maravilhosa vigilância, pois durante o seu consulado não dormiu, Bibulus mirifica vigilantia fuit qui (=cum ille) toto suo consulatu somnum non viderit (cl. n. 451, b, pág. 331; n. 483, b, I, pág. 353).

Observações. — 1) Às vezes, para maior eficácia, o pronume relativo qui, quae, quod com significação causal é precedido (como o cum causal) de quippe ou utpote e raramente de ut. Note-se que Salústio e Tito Lívio constroem quippe qui e utpote qui tambem com o indicativo.

- 2) As proposições relativas causais no latim arcaico encontram-se de preferência com o indicativo, ao passo que raros são os exemplos deste modo no latim clássico, p. ex.: habeo senectuti magnam gratiam, quae mihi sermonis aviditatem auxit (Cícero), fico muito agradecido à velhice que me aumentou o desego de conversar.
- g) Quando têm sentido adversativo, pois neste caso qui, quae, quod equivale a cum, p. ex.: Caesaris luxuriem incusabant cui (=cum ei) omnia ad necessarium usum defuissent, acusaram Cesar de luxo, ao passo que lhe tinha jaltado até o necessário (cf. n. 483, b, II, pág. 353).
- h) Quando têm sentido concessivo o qui, quae, quod é equivalente a cum concessivo, p. ex.: quis est qui C. Fabricii, qui M. Curii non cum caritate aliqua memoriam usurpet, quos (cum, tembem quamvis, etsi cos) nunquam viderit? quem é que não relembra com alguma saudade a memória de C. Fabricio e de Mânlio Cúrio embora nunca os tenha visto? (cf. n. 467, d, pág. 338; 483; b; III, pág. 353).
- i) Quando têm sentido narrativo, o qui, quae, quod corresponde ao cum narrativo, p. ex.: maluimus iter facere pedibus, qui (=cum) incommodissime navigavissemus, por termos navegado pessimamente preferimos o caminho terrestre (cf. n. 483, b, IV, pág. 353).

- J) Usa-se tambem o pronome relativo nas proposições relativas condicionais, e o pronome relativo tem o valor de si quis, p. ex.: hoc qui (=si quis) dicat, erret, se alguem dissesse isto erraria; hace et innumerabilia, ex codem genere qui vedeat, nonne cogatur confiteri esse deos? quem vê (=se alguem vê) estas cousas e outras inúmeras do mesmo gênero, não é coagido a confessar a existência dos deuses?
- k) Quando as proposições relativas restritivas, quase sempre com quidem, modo, servem para limitar, com um parêntesis, uma classe determinada, um conceito, e com as expressões: quod sciam, intellegam, sentiam, meminerim, audiverim, noverim, pelo que sei, entendo, recordo, ouvi, ouvi dizer, p. ex.: ex oratoribus atticis antiquissimi sunt, quorum quidem scripta constent, Pericles atque Alcibiades, dos oradores Atenienses, daqueles ao menos cujos escritos sobreviveram, os mais antigos são Pericles e Alcibiades; fuit Sulpicius vel maxime omnium, quos quidem ego audierim, grandis, foi Sulpício sem comparação o maior, ao menos dos que cu ouví; cives rogaverunt hostes ne, quas quidem domos integras invenissent, incenderent, os cidadãos pediram aos soldados que não incendiassem as casas, ao menos aquelas que encontrassem intalas; refertae sunt orationes Catonis, quas quidem adhue invenerim et legerim, et verbis et rebus illustribus, os discursos de Catão, ao menos aqueles que eu encontrei e li, estão repletos de palavras e feitos ilustres.

Observação. — Quantum se constrói sempre com o indicativo, p. ex.: quantum seio, pelo que sei; quantum audio, pelo que ouço dizer; quantum intellegere possum, pelo que posso compreender. — Quod ad me attinet, pelo que me diz respeito; quoad ou quatenus fieri potest, per quanto é possivel.

#### Outros modos de traduzir as proposições relativas.

475 bis. — As proposições relativas, elem da construção com o indicativo ou subjuntivo (forma explícita), podem-se também traduzir com um particípio presente où particito e às vezes também com o participio futuro (forma implícita), p. ex.: verum dicentibus (=iis qui dicunt) facile credam, erreci facilmente : quem dic a vendude; male parta (=ea, quae male parta sunt) male dilabuntur, as consas mal adquiridas, acabam mal; pater filio vitam dedit perituram (=quae peribit), o pai deu ao filho uma vida que percerá

#### § XIII

## PROPOSIÇÕES CONDICIONAIS

476. — Proposições condicionais são as que exprimem uma

condição, dando-se a qual, realiza-se a proposição principal.

O nexo da proposição dependente com a proposição principal chama-se período hipotético, e a proposição dependente ou condicional prólase, a principal apódose, p. ex.: nada de bom podemos fazer, se não nos ajudarmos mutuamente, é um periodo hipotético; a proposição principal ou apódose é: nada de bom podemos fazer; a dependente ou prótase é: se não nos ajudarmos mutuamente.

Devemos distinguir três tipos de período hipotético:

# 1.º Tipo (modo da realidade)

QUALQUER TEMPO DO INDICATIVO TANTO NA APÓDOSE COMO NA PRÓTASE

# Si dii sunt, est divinatio.

477. - Dá-se quando a pessoa que fala supõe a condição realizada, e considera a consequência como um fato, cuja realidade se admite: modo da realidade. Neste caso a conjunção corresponde a: se é verdade que, posto que.

Regra. - Neste primeiro tipo, a sintaxe latina usa como a portuguesa de dois indicativos (qualquer tempo) ou tambem do indicativo na prótase e do imperativo na apódose ou do subjuntivo exortativo ou optativo, quando se quer exprimir com o verbo da proposição principal uma exortação, um pedido, um augúrio, etc., p. ex .: se existem os deus (como realmente existem), esite a adivinhação, si dii sunt, est divinatio; se queres a paz, prepara a guerra, si vis pacem, para bellum; se estudas, estudas para ti, si studes, studes tibi; si Deus est, sunt etiam opera Dei; si homo es, vive ut homo; si dies est, lux est; ne vivam, si scio; peream, nisi sollicitus sum; si aerarii copiis et ad belli adjumenta et ad ornamenta pacis utimur, vectigalibus serviamus; ne sim salvus, si aliter scribo ac sentio.

Observações. — 1) Há só um caso em que no primeiro tipo hipotético se encontra na prótase o subjuntivo em lugar do indicativo, o que acontece quando a prótase não indica uma pessoa determinada. Este caso, em regra se exprime com o verbo no modo subjuntivo na segunda pessoa do singular ou na terceira do singular com si quis, p. ex.: memoria minuitur, nisi eam exerceas (=quod ou cum eam non exerceas), a memória diminue, se não se exercida (= se tu não a exercidas), periculis, si vitare nequeas, intrepide est obcundum, se não se podem evidar os perigos, desem-se enfrentar sem medo; turpis est excusatio, si quis contra rempublicam se amici causa fecisse fateatur, é deploravel a desculpa se se confessa ter agido contra a república por causa do amigo. — Mas o proprio Cicero escreveu: si quis minorem gloriae fructum putat ex graecis versibus percipi quam ex latinis, vehementer errat.

2) Se o tempo da apódose for futuro, põe-se no futuro tambem o da prótase, p. ex.: alegrar-me-et, se leres este livro, hune librum si leges, lactabor; e muitas vezes, em lugar do futuro imperfeito, usa-se o futuro perfeito, p. ex.: si id feceris

(se fizeres isro), magnam habebo gratiam.

# 2.º Tipo (modo de possibilidade)

SUBJUNTIVO POTENCIAL (PRESENTE OU PERFEITO) TANTO NA APÓDOSE COMO NA PRÓTASE

# Si librum mittas, pergratum facias.

478. — O segundo tipo dá-se quando a pessoa que fala supõe a condição possivel e tambem a consequência: modo da possibilidade. Neste caso usa-se em português o imperfeito ou mais que perfeito do subjuntivo e o condicional, p. ex.: se me mandasses o livro, far-me-ias um favor.

Regra. — O latim serve-se do subjuntivo potencial: de dois presentes, se a causa se considera possivel no presente; ou de dois perfeitos, se a causa se considera possivel no passado, p. ex.: si librum mittas, pergratum facias; se dissesse que não, mentiria, mentiar si negem; se estudasses, aprenderias, si studeas, discas; si velim Hannibalis proelia omnia describere, dies me deficiat; si hunc librum mihi dono des (dederis), gratiam tibi habeam (habucrim).

Observações. — 1) Usa-se o indicativo na apódose quando se dá por certa a consequência, supondo-se que se verifica a condição, p. ex.: se por acaso Anibal vitorioso avançar contra Roma (cousa ainda duvidosa), mandar-te-emos chamar da África (cousa certa), si Hannibal victor ad urbem ire pergat, te ex Africa arcessemus.

2) O subjuntivo presente ou perfeito regido por si (ou ut si) encontra-se especialmente nos exemplos que os escritores inventam(exempla fieta) para melhor explicar as suas teses, p. ex.: si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere. (Cic. De Oii., III, 25), se alguem, por exemplo, em juizo perfeito te tivesse entregue uma espada, e depois, em estado de loucura a exigisse, seria culpa restiluir-lha e recusar-lha um dever.

3) Na apódose pode-se encontrar o indicativo presente, se houver os verbos posse, debere, oportere, necesse esse, p. ex.: nec bonitas esse potest, si haec non per se expetatur, nem a bondade poderia existir, se ela não fosse desejada por si mesma (cl. n. 364, a, pág. 265).

### 3.º Tipo (modo da irrealidade)

IMPERFEITO OU MAIS QUE PERFEITO DO SUBJUNTIVO TANTO NA APÓDOSE COMO NA PRÓTASE

# Si Alexander Magnus in Italiam venisset, vicisset Romanos.

479. — O terceiro tipo de período hipotético dá-se quando a pessoa que fala supõe a condição impossível e tambem a consequência: modo da irrealidade.

Regra. — Neste caso usam-se em latim dois imperseitos ou dois mais que perseitos do subjuntivo, o que não acontece em português.

Com o imperfeito do subjuntivo exprime-se um fato que não se pode verificar no presente: facerem, si possem, jaria se pudesse, mas não posso, logo não faço. Com o mais que perfeito exprime-se um fato que não se pode verificar no passado: fecissem, si potuissem, teria jeito se tivesse podido, mas não pude, portanto não fiz.

Mais exemplos: se Alexandre Magno tivesse guerreado na Itália, teria vencido os Romanos (mas não guerreou, nem venceu),

si Alexander exercitum in Italiam duxisset, vicisset Romanos; se Anibal, depois da batalha de Canas, livesse marchado sobre Roma, te-la-ia tomado, si Hannibal post Cannensem pugnam Romam profectus esset, cepisset urbem; nisi essem Alexander, vellem Diogenes esse; Sicilia si una voce loqueretur, hoc diceret.

Observações. — 1) Quando na apódose se exprimem os verbos posse, debēre, oportêre (cl. n. 364, h. pág. 265) ou a forma perifrástica (-urus, -a, -um; -dus, -da, -dum) ou se acrescentam os advérbios paene, prope, usa-se o indicative imperfeido ou perfeido, p. ex.: ve livesse dito isto, deveria ter sido punido, si hace dixisset punici debebat; ter-se-ia podido aniquilar o exército, se os cencedores livessem persoguido os fugitivos, deleri potuit exercitus, si fugientes persecuti essent victores; ó Valinio, lu deverias perdoar-me mesmo se, sem razão, livesses coido em suspeido perante Públio Séxito, debuisti, Vatini, etiam si falso venisses in suspicionem P. Sestio, tamen milii ignoscere; se Cn. Pampeu se achasse em Roma como privodo, dever-se-ia caedhê-lo para uma pacrea tão impedianle, si Romase Cn. Pompeius privatus esset, tamen ad tantum bellum crat eligendus; os lavradores lecium abandonado os campos, se Alcelo não livesse enviado a carla, aratores agros relicturi erant, nisi Metellus litteras misisset; a ponte Sublicius iter pacne hostibus dedit, ni unus vir fuisset, Horatius Cocles; todos leríamos perecido, se os aliados nos livessem abandonado, omnes perituri fueramus, si socii defecissent; num id vitari potuit (ler-se-in podido cultar), si Flaminius consul iis auspiciis, quibus pugnare prohiberetur, paruissset? respublica poterat esse perpetua, si patriis viveremus insititutis et moribus.

- 2) Assim tambem na apódose se encontra o imperfeito e o mais que perfeito do indicativo para indicar que um fato teria certamente acontecido, se não se tivesse realizado o iato da prótase, p. ex.: jam omnia absolveram nisi in morbum incidissem, já teria tudo acabado, se não tivesse caido dointe; labebar longius, nisi me retinuisses, se tu não me tivesses ecquirado, teria ido parar muito longe; perierat imperium, si Fabius tantum ausus esset, quantum ira suadebat, teria caido o império, se Fábio tivesse ousado Jazer quanto a ira the aconselhara; praeclare viceramus, nisi spoliatum, incremem, fugientem Lepidus recepisset Antonium, (lit. já tinhamos sencido) se Lépido não tivesse recebido Intónio... (Cf. tambem Horácio Od. II, 17, 28 e Verg. Encida II, 54, 55).
- 5) Às vezes um conceito por si impossivel, irreal, para maior eficácia, procura-se apresentá-lo como um caso possivel, p. ex.: ve lu estivesces em meu lugar, pensarias diversamente, tu, si hic sis, aliter sentias, em lugar de si esses, sentires.
- 4) Às vezes, em lugar do mais que perfeito do subjuntivo, usa-se o imparfeito do mesmo modo em ambas as proposições ou só numa, raramente na apódose,
  e esta substituição se laz especialmente quando se considera um fato que dura no
  passado, p. ex.: Scipio Africanus, Lacinas Furius, aliis in ibil ad percipiendum colendarque virtutem litteris adjuverentur ( adjuti essent, numquam se ad carum studium contulissent, se não livemem caronirado auxilia
  não se teriam dedicado, etc.
- 5) Às vezes a prótere de um periodo hipotético pode ser substituida por um particípio atributivo ou por em ablativo absoluto com conceito causal, temperal, nedel, etc. ou subentende-se e aparece pelo contexto do discurso, p. ex.: se lu hecase refletido mais, terias evilado estes erros, plura meditatus, illos errores vitavisses; que entisfação se pode achar na vida, se se lirar a agrisade? quae potest esse jucunditas vitae, sublata amicitia; a grandeza do animo (se estivesse) arredada de remota a communitate conjunctioneque humana, feritas sit quaedam remota a communitate conjunctioneque humana, feritas sit quaedam ção nom a agricultura, neque navigatio, neque agricultura sine opera hominum ulla esse potuisset (=nisi opera hominum accessisset = se não lavace ha vido o concurso do homem).

#### PERIODO HIPOTETICO DEPENDENTE

480. — O período hipotético é dependente:

Primeiro caso — quando depende de um verbo que exige a construção do acusativo com o infinito.

Segundo caso — quando depende de uma conjunção que quer o subjuntivo.

Terceiro caso — quando é parte integral de uma interrogação indireta.

Primeiro caso. — O período hipotético depende de um verbo que exige a construção do acusativo com o infinito.

- 1) Nas proposições dependentes de primeiro e segundo tipo (realidade e possibilidade):
- a) O verbo da apótose vai sempre para o infinito no tempo que o conceito exigir.
- b) O verbo da prótase vai sempre para o subjuntivo tanto no caso da realidade (primeiro tipo) como na da possibilidade (segundo tipo), sempre conforme a regra da consecutio temporum, isto é, no presente ou perfeito, se na proposição regente houver um presente ou um futuro; no imperfeito ou mais que perfeito, se na regente houver um passado.

#### Forma independente:

1.º tipo -- Hoc si dicis, erras, se dizes isso, erras. 2.º tipo -- Hoc si dicas, erres, se dissesses isso, errarias.

#### Forma dependente:

- 1.º e 2.º tipo { puto te errare, hoc si dicas. Putabam te errare, hoc si diceres.
  - 2) Nas proposições dependentes de terceiro tipo (irrealidade):
- a) O tempo da prótare sica invariavel como se estivesse independente (imperícito ou mais que perfeito do subjuntivo).
  - b) E a apódose:
- I) Irá para o injinito futuro com esse (-urum, am, um; os, as, a esse), se a idéia é ainda futura com relação ao verbo da regente (isto é, na forma independente a proposição teria o imperfeito do subjuntivo).
- II) Irá para o infinito futuro com fuisse (-urum, am, um; os, as, a fuisse), se a idéia já passou com relação ao verbo da regente

(isto é, na forma independente a proposição teria o mais que perfeito do subjuntivo).

Forma independente:

3.º tipo Hoc si diceres, errares, se dissesses isto, crrarias. Hoc si dixisses, erravisses, se tivesses dito isto, terias errado.

Forma dependente:

Puto, (putabam, etc.) te erraturum esse, hoc si diceres, Puto, (putabam, etc.) te erraturum fuisse, hoc si dixisses.

Mais exemplos:

Existimo te errare, si hoc facias ou feceris (penso que lu errar, se fazes isto). Existimo te erraturum esse, si hoc facias ou feceris (penso que errarés, se fizeres ou tiveres feito isto). Existimo te erravisse, si hoc feceris (penso que errarée, se fizeres ou liberes feito isto). Existimo te erravisse, si hoc feceris (penso que errarée, se fizeres ou Ille dicit se, amicum si habeat, felicem futurum. Affirmo tibi, hoc si mihi contingat ou contigerit, magnopere me gavisurum. Hoc tibi confirmo, si Romae manseris ou maneas, te paucis annis ad maximas pecunias esse venturum. — Existimavi te errare ou erraturum esse, si hoc faceres (pensei que, se tu fazias isto, erravas ou terias errado). Censeham, si hoc diceres, te punitum iri. Musculus leoni pollicitus est, si vitae parceret ou pepercissel, gratiam se ei habiturum. — Existimo ou existimavi te, si hoc dixisses, erraturum fuisse (penso ou pensei que terias errado se tivesses dito isto lindependente: si hoc dicisses, erravisses]. Omnibus apparuit, nisi Agesilaus fuiscet, Spartam futuram non fuisse. Equidem credo Catilinam nunquam patriae bellum illaturum fuisse, si aut cives suos amassel, aut exitum belli praesensisset.

Observações. — I) Com os verbos que carecem de supino, o infinito futuro com esse supre-se com o circunlóquio fore ut ou futurum esse ut e o subjuntivo imperfeilo, e o infinito futuro com fuisse com a forma perifrástica futurum fuisse ut e o subjuntivo imperfeito;

Forma independente:

3.º tipo (Hoc si diceres, te paeniteret, se dissesses isto, arrepender-le-ias. Hoc si dixisses, te paenituisset, se tivesses dito isto, ter-te-tas arrependido.

Forma dependente:

- 5.º tipo (Puto (putabam, etc.) futurum esse ut te paeniteret, hoc si diceres. (Puto (putabam, etc.) futurum fuisse ut te paeniteret, hoc si dixisses
- 2) Esta construção usa-se ordinariamente para substituir a forma invariavel do infinito luturo passivo (p. ex.; amatum iri) muito pouĉo empregada, p. ex.:

Forma independente:

5.º tipo (Hoc si diceres, laudareris, se dissesses isto, serias lauvado. (Hoc si dixisses, laudatus esses, se tivesses dito isto, terias sido louvado.

Forma dependente:

5.º tipo (Puto putabam, etc.) futurum esse ut laudareris, hoc si diceres. (Puto (putabam, etc.) futurum fuisse ut laudareris, hoc si dixisses.

5) Com os verbos depoentes e, às vezes, tambem com os passivos, o infinito futuro se exprime com o participio perfeito unido a fore, p. ex.: hoc possum dicere, me satis adeplum fore, si nullum in me periculum redundarit (isto posso dizer que, se não me acontecer [=caso não me aconteçal algum perigo terei alcançado o sujiciente). Unum illud tibi suadeas velim, omnia mihi fore explicata, si te videro (por viderim).

4) Com os verbos de poder e dever não se usa a forma peritrástica, mas posse em lugar do infinito futuro com esse — e potuisse para suprir o infinito futuro com fuisse e aplique-se o mesmo princípio aos particípios faciendum esse e faciendum fuisse, p. ex.: nego te posse resistere dolori, nisi prius voluptatibus restiteris (digo que não poderás resistir à dor, se não tiveres resistido antes aos prazeres). Nisi domi civium invidia debilitatus esset, Romanos videtur Hannibal superare poluisse.

5) Um período hipotético dependente de um verbo que exige a construção do acusativo com o infinito, pode-se tambem enunciar como tendo forma direta ou independente, pondo-se o verbo regente entre dois parêntesis. Encontra-se esta construção especialmente no caso irreal (terceiro tipo), quando o verbo da proposição regente está no presente, p. ex.: digo que, se vivesse ainda meu pai, eu seria feliz, dico me, si adhuc pater meus viveret, felicem fore ou futurum esse ou tambem si adhuc pater meus viveret, dico, felix essem. Se tu estivesses em Roma, creio que passarias methor, puto, si Romae esses, fore ou futurum esse ut multo melius valeres ou tambem si Romae esses, multo melius, ut opinor, valeres. Si Hortensii orationes audivisses, eloquantiam, ejus, credo, in caelum sustatulisses. Si eas urbes invasisses, opinor, signa detulisses.

481. — Segundo e terceiro caso — O periodo hipotético depende de uma conjunção que quer o subjuntivo ou é parte integral de uma interrogação indireta.

Nestes casos tanto o verbo da prótase como o da apódose

continuam no subjuntivo:

- a) As dependentes de primeiro e segundo tipo seguem a regra geral da consecutio temporum.
- b) As de terceiro tipo continuam com os mesmos tempos como se estivessem independentes, portanto como imperfeito ou mais que perfeito do mesmo modo.

Forma independente:

1.º tipo - Hoc si dicis, erras, se dizes isso, erras.

2.º tipo -- Hoc si dicas, erres, se dissesses isso, errarias.

Forma dependente:

1.º e 2.º tipo Non dubito quin erres, hoc si dicas.

Forma independente:

3.º tipo Hoc si dixeres, errares, se dissesses isso, errarias.

Hoc si dixisses, erravisses, se tivesses dito isso, terias errado.

Forma dependente:

Non dubito (dubitabam, etc.) quin errares, hoc si diceres. Non dubito (dubitabam, etc.) quin erravisses, hoc

Mais exemplos:

I.º c Z.º lipo - Multi dolores perpetiuntur, ne si id non Jaciant, incidant in majorem (muilos suportem as dores, para não cairem numa maior, se não o fizereal). Non dubito quin, si hoc dixerim, me improbaturus sis (eu não duvido que tu me exprobrarias, se en por acasa dissense isso). Quaeritur, si sapiens adulterinos nummos acceperil imprudens pro bonis, cum id resciverit, soluturusne sil eos, cui debeat, pro bonis (se um homem sábio tivesse recebido sem o saber moedas Jalsas em lugar de verdadeiras, permenta-se se ele as daria em pagamento em lugar das boas, depois de o ter percebido).

3.º iipo - Nescio quid Jacerem, nisi tu amicus esses (não sei que Jaria, se la não Josses amigo). Hunc tibi commendo, ut, si meus libertus essel, majore studio commendare non porsen (cu le recomendo este de modo lat que mais não poderia laze-lo se losse meu liberto). Non dubito quin, si hoc fecisses, facti te paenituisset (não duvido que, se lu licesses feito isto, ter-te-ias arrependido). Non dubito quin, si hoc jecisses, reprehensus esses (en não duvido que, se lu livesses feito isto, terias sido exprobrado). Non dubitabam quin Cacsar vicioset, si venisset (eu não duvidava que Cesar

teria vencido, se livesse chegado).

Observações. - I) No caso da irrealidade ,o mais que perfeito ativo da apidose com os verbos que têm supino (e portanto o particípio futuro ativo) substitue-se ordinariamente com a conjugação perifrástica e o perfeito e não com o mais que perfeito; e, em se tratando de uma interrogação dependente de um passado, pode ser tanto o perjeito como o mais que perfeito, p.ex.: non dubito quin, hoc si egisses, erraturus Jueris (em lugar de erravisses não duvido que se lu liverses feito isto, terras errado). Quis dubitat quin, si Saguntinis impigre tulissemus opem, totum in Hispaniam aversuri bellum fuerimus? (Quem por acaro duvida que, se noe tirkssemos prontamente auxiliado os Saguntinos, ieríamos levado toda a querra para a Espanha?) Nesciebam quid responsurus fuissem ou fuccim, si mihi argumentum propossaissent (não cabia que teria respondido se me tivessem proposto uma tal questio. Die quidnam jacturas Jueris (em lugar de fecisses), si co tempore consul fuisses (dize-me que terias feito, se naqueles tempos tivesses sido consul). Mas dir-se-á regularmente; nescitis quam facile haec didicissetis (discere carece de supino), si attentas mihi praebuissetis aures (desconheccis quio facilmente tericis aprendido ieto, se me livessei: prestado atenção).

2) Esta troca de tempos verifica-se tambem com as expressões de poder ou dece. p. ex : hand dubium fuit, quin nisi ca mora intervenisset, castra capi poluerint Inão potuissent! (não havia dávida que, se não livesse sido aquela demora, ter-se-ia podido lomar o avampamento). Adeo aequis viribus gesta res

est, ut, si affeissent Etrusci, accipienda clades juerit Inão fuisset!.

# Memoria minuitur nisi eam exerceas.

482. — a) Nisi, se não, nega toda a proposição, si non nego só um termo, p. ex.: nisi impediar, proxime ad te veniam; nisi vitis fulta sit, fertur ad terram; memoria minuitur, nisi eam exerceas ; ridërem, nisi res tam gravis esset ; nisi sapientia in senibus esset, majores nostri summum consilium non appellassent senatum; nisi Alexander essem, ego vero vellem esse Diogenes. Mas dir-se-á: si hoc non probas, scribas mihi velim; si tibi non molestum sit, venias ad me velim; fuit apertum si Conon non Juisset, Agesilaum Asiam regi erepturum fuisse.

- b) Si non usa-se especialmente:
- I) Quando a um condicional afirmativo se opõc outro negativo, p. ex.: si feceris quod promittis, magnam habebo gratiam, si non feceris, ignoscam.
- II) Quando a um condicional negativo se opõe uma proposição positiva precedida de at, tamen, certe, p. ex.: si republica bona frui non licuerit, at carebo mala. Nestes casos, em lugar de si non, usa-se tambem si minus, sin minus, sin aliter, sin secus, p. ex.: cum spe si minus bona, at aliqua tamen vivo.

#### § XIV

## A CONJUNÇÃO CUM

483. — a) A conjunção cum se constrói com o indicativo:

I) Com qualquer tempo quando indica tempo, e corresponde ao nosso quando, no momento em que, p. ex.: qui non defendit injuriam neque propulsat a suis, cum potest, injuste facit, quem não defende os seus contra a injustiça de outrem, quando o pode, opera injustamente.

Observação. — Depois das frases est, crat, fuit, crit(tempus ou dies) cum, ha, havia, houve, haverá um tempo (um dia) em que... usasse tanto o indicativo como o subjuntivo, p. cx.: fuit tempus cum Germanos Galli virtute superarent ou superabant, houve um tempo em que os Gauleses cram superiores aos Germanos em valor.

II) Quando indica ação que se repete habitualmente (cum iterativo) e significa todas as vezes que, p. ex.: cum ad te veni, omnia narro.

Observações. — 1) Neste caso o português usa os mesmos tempos tanto na proposição principal como na dependente, ao passo que a língua latina, quando a ação da dependente é anterior, usa na dependente o perfeito, se na principal houver um imperfeito, se na principal houver um imperfeito; ou futuro perfeito, se na principal houver um futuro imperfeito, p. ex.: lodas as vezes que vou ter contigo, narro tudo, cum ad te veni omnia narro; todas as vezes que ia ter contigo, narraux-te tudo; cum ad te veneram omuia narraban; todas as vezes que irei ter contigo narraux-te-ci tudo, cum ad te venero omnia narraban; todas as cesas que irei ter contigo narraux-te-ci tudo, cum ad te venero omnia narraba (cf. n. 412, c, 11, 2, obs. 1, pág. 296).

2) À mesma regra usa-se com quotiens e depois dos pronomes e advérbios em -cumque, p. ex.: ubicumque, quocumque, etc., p. ex.: quocumque circumtuli oculos (para qualquer lado cu olhe) plena omnia video animorum ac roboris.

III) Com o presente (histórico) ou perfeito quando serve para indicar qualquer cousa de inesperado e repentino, p. ex.: Hannibal jam subibat muros, cum repente in cum erumpunt Romani, já Anibal se achava sob os muros, quando repentinamente se lançam sobre ele os Romanos; vixdum epistulam tuam legeram, cum ad me Curtius venit, mal acabava de ler a tua carta, quando eis que Curcio vem ter comigo.

Gramática Latina, 23

- IV) Com relação a cum com valor declarativo como quod (cf. n. 450, b, pág. 330).
- V) Cum pode ter tambem o valor de durante este tempo (frequentes vezes cum interim, cum interea) para indicar um fato contemporâneo ao da principal. O modo é o indicativo e em ambas as proposições temos os mesmos tempos: imperfeito ou perfeito, p. ex.: Piso ultimas Hadriani maris oras petivit, cum interim Dyrrhachii milites domus obsidere coeperunt, Pisão dirigiu-se às terras afastadas do Adriático e durante este tempo os soldados começaram a sitiar as casas de Dirráquio.
  - b) A conjunção cum se constróe com o subjuntivo:
- I) Quando indica a cauva, a razão de uma ação, p. ex.: cum bonis sis, valde te diligo, sendo tu bom, muito te amo (cf. n. 451, a, pág. 331).
- II) Quando tem significação adversativa e corresponde às locuções ao passo que, enquanto, etc., p. ex.: in hoc certe te laudo cum in ceteris rebus laudare possim (cf. n. 475, g, pág. 343).
- 111) Quando tem valor concessivo e corresponde a se bem que, ainda que, p. ex.: Phocion fuit perpetuo pauper cum ditissimus esse posset (cf. n. 467, d, pág. 338).
- IV) Quando tem valor histórico ou narrativo, procurando evidenciar a ligação e a sucessão dos fatos, p. ex.: Caesar, cum hostium insidias timeret, cautius procedere jussit, Cesar, como receasse alguma cilada dos inimigos, mandou avançar mais cautelosamente (cf. n. 475, i, pág. 343).
- V) As vezes cum tem valor temporal e causal, neste caso o presente e o perfeito podem estar tanto no modo indicativo como no subjuntivo; o imperfeito e mais que perfeito sempre no subjuntivo, p. ex.: te, cum isto animo es, satis laudare non possum, porque tu partilhas de tais sentimentos eu não posso elogiar-te suficientemente; cum vita insidiarum plena sit (ou est), ratio ipsa monet amieitias comparare, estando a vida cheia de citadas, a própria razão nos aconselha a procurar as amizades; cum longius necessario procederent, adoriebatur, quando avançavam mais que o necessário, assaltava-os.
- II) Na correlação de cum-tum, como... assim; por um lado... por outro lado; c... e; lanto... como, usa-se o indicativo nos verbos de ambos os membros, se as supra-mencionadas correlativas se limitam a simples conjunções; ao passo que se usa o subjuntivo com o verbo do primeiro membro dependente de cum, se houver tambem a idéia de concessão, oposição ou causa, p. ex.: cum ipsam cognitionem juris augurii consequi cupio, tum mehercule tuis incredibiliter studiis delector, como eu desejo adquirir o conhecimento do direito augural, assim per certo comprazo-me injinitamente

do leu amor para comigo; cum plurimas et maximas commoditates amicitia contineat, tum illa nimirum praestat omnibus, quod debilitari animos non patitur, como a amizade oferece muitas e grandes vantagens, assim é principal a que impede o abatimento do ânimo.

Observação. — Se o sujeito da principal for igual ao sujeito da dependente, o cum pospõe-se ao sujeito, p. ex.: Alexander, cum interemisset Clitum familiarem suum, vix a se manus abstinuit, Alexandre, tendo matado o seu amigo Clito, por pouco não se suicidos. Se os sujeitos, porem, forem diferentes, o cum calmente precede, p. ex.: cum Caesar hostium insidias timeret, milites cautius procedero jussi sunt, receaudo Cesar alguma cilada dos inimigos, mandou que os soldados avançassem mais cautelasamente.

## CAPITULO XIX

#### DISCURSO INDIRETO

484. — Referindo palavras alheias ou próprias, podemos seguir dois métodos: o do discurso direto (oratio recta) e o do discurso indireto (oratio obliqua).

#### 1.º - Verbos introdutivos.

#### 485. — A) No discurso direto:

- a) Usam-se as mesmas palavras empregadas pelo que as pronunciou e usa-se o verbo inquam que se intercala regularmente depois de uma ou mais palavras, seguido do seu sujeito, se este for expresso, p. ex.: animus aeger, inquit Ennius, semper errat, o ânimo fraco, diz Ênio, sempre erra. Mas se com o sujeito houver um particípio, um advérbio ou locução adverbial, como por exemplo tum, deinde, hoc loco, etc., o verbo conserva o seu lugar, mas o sujeito coloca-se antes do discurso direto, p. ex.: tum ille: nego, inquit, verum esse, enlão ele: Nego, disse, que islo seja verdade.
- b) Tambem para reatar o discurso, onde o português usa digo, o latim serve-se de inquam, p. ex.: nostra est, nostra est, inquam, haec gloria, é nossa, é nossa, digo, esta glória. Inquies serve para prevenir uma objeção, p. ex.: quid ad istas ineptias abis? inquies, porque passas a razões frívolas? objetar-me-ás.
- c) Tambem dico e aio usam-se às vezes no discurso direto em lugar de inquam, mas com as seguintes restrições:
- I) Dico supre inquam nas formas de que carece, e nas frases: dices, dices fortasse, dicet aliquis, e regularmente está fora do discurso direto, p. ex.: Timotheum ferunt dixisse: Vestrae quidem cenae jucundae sunt, narra-se que Timóteo disse: Vossos jantares na verdade são apraziveis; dicet aliquis: Nolivisto

modo agere cum Verre, dirá alguem: Não queiras agir assim com Verres; vulgo dicitur: Jucundi acti labores, muilas vezes se diz: As fadigas passadas são agradaveis.

- II) Aio é precedido de ut, que forma com o verbo uma expressão em forma de parêntese. Esta expressão deve ser intercalada nas palavras que se referem em modo direto, e é seguida do seu sujeito, p. ex.: ut ait Cicero, como diz Cícero; ut aiebat Cato, como coslumava dizer Catão; qui (=quomodo) potest esse vita vitalis, ut ait Ennius, quae non in amici mutua benevolentia conquiescat? como pode ser digna de ser vivida a vida, como diz Enio, que não descansa na benevolência recíproca de um amigo? Themistocles, ut ait Thucidides, ad Artaxersem venit, Temistocles, como diz Tucídides, foi ter com Artaxerses.
- d) E' digno de reparo o uso de inquit impessoal com o sentido de: o homem diz, dizem, diz-se, especialmente quando se trata de referir uma objeção, p. ex.: nihil est, inquit (=se diz), malum.
- e) Às vezes o verbo é subentendido, p. ex.: ad ca consul: Tu quidem (subentendido inquit) macte virtute esto! a estas cousas: Bravo (on meus parabens pelo leu valor!) (disse subentendido)

Observações. - 1) Um historiador quando insere uma oração qualquer no seu discurso, em geral costuma antepor a oração os seguintes modos introdutivos: hujusce modi verba locutus est, assim jalou (seque-se a oração); hujusce modi orationem habuit (idem); Adherbalem hoc modo locutum accepimus (idem); hoc modo disseruit (idem); ita verba fecit (idem); talem orationem exorsus est (idem); tum Hannibal (subentendido o verbo) (idem); in hanc fere sententiam respondit (idem).

2) Referindo cópias de cartas e de mandados usa o historiador os seguintes modos introdutivos: earum (litterarum) exemplum infra scriptum es t(segue. a carta): Manlius legatos mittit cum mandatis hujusce modi (segue o man-

# B) No discurso indireto:

Relata-se simplesmente o sentido das palavras do indivíduo que as proferiu, sentido que se exprime em português com proposições dependentes de um verbo que significa dizer, responder, narrar e outros semelhantes, expresos ou ocultos, p. ex.: o mensageiro disse que a paz estava concluida. Em latim o discurso indireto exprime-se por meio do verbo aio, as mais das vezes, intercalado e sempre unido ao próprio sujeito, ou tambem pelos verbos dico, respondeo, clamo, nego, etc., que se intercalam ou precedem o discurso indireto; precedidos, seguidos ou tambem separados do próprio sujeito. As vezes estes verbos estão subentendidos, p. ex.: amicum certum, ait Ennius, in re incerta cernitur, diz Énio que o amigo certo conhece-se nas desgraças; animum aegrum ,ait Ennius, semper errare. Pode-se tambem dizer: animum aegrum,

dicit Ennius, semper errare — Ennius dicit animum aegrum semper errare — Ennius animum aegrum dicit semper errare, diz Ênio que o ânimo fraco sempre erra.

### 2.º - Pronomes pessoais.

- 485. Os pronomes pessoais na passagem da oratio recta para a obliqua sofrem as seguintes modificações:
- a) O pronome da primeira pessoa (ego, nos) do discurso direto, tanto nas proposições principais como nas secundárias, é substituido pelo da terceira pessoa sui, sibi, se, p. ex.:

#### Oratio recta

Perfuga Fabricio dixit: Si praemium mihi proposueris, ego Pyrrhum veneno necabo, o desertor disse a Fabricio: Se me deres um prêmio, eu envenenarei a Pirro.

## Oratio obliqua

Perfuga Fabricio pollicitus est, si praemium sibi proposuisset, se Pyrrhum veneno necaturum, o desertor prometeu a Fabricio que, se lhe tivesse dado um prêmio, envenenaria a Pirro.

Note-se, porem, que nas proposições secundárias do discurso indireto se usará ipse (plural ipsi) nos seguintes casos:

I) Quando o pronome da primeira pessoa na proposição secundária está em nominativo ego, nos, p. ex.:

#### Oratio recta

Ad haec Ariovistus respondit: Si ego populo romano non praescribo quemadmodum suo jure utatur, non oportet me a populo romano in meo jure impediri, a estas cousas Ariovislo respondeu: Se eu não prescrevo ao povo romano como deve usar do próprio direito, não devo ser eu estorvado pelo povo romano no exercício do meu direito.

## Oratio obliqua

Ad haec Ariovistus respondit: Si ipse populo romano non praescriberet quemadmodum suo jure uteretur, non oportere se a populo romano suo jure impediri, a estas cousas Ariovisto respondeu que se ele não prescrevia ao povo romano como devia usar do próprio direito, não devia ser ele estorvado pelo povo romano no exercício do seu direito.

II) Quando está em oposição ou correspondência.com outra pessoa, p. ex.:

#### Oratio recta

Ariovistus ad postulata Caesaris respondit: Ut mihi concedi non oporteret, si in Romanorum fines impetum facerem, sic item Romani sunt iniqui, quod in meo jure me interpellant, Ariovisto respondeu aos pedidos de Cesar: Do mesmo modo que se me não toleraria se eu fizesse uma incursão no território romano, assim tambem os Romanos são injustos porque me estorvam no exercício do meu direito.

# Oratio obliqua

Ariovistus ad postulata Caesaris pauca respondit: Ut ipsi concedi non oporteret, is in nostros fines impetum faceret, sic item nos esse iniquos, quod in suo jure se interpellaremus, Ariovisto respondeu brevemente aos pedidos de Cesar (dizendo) que do mesmo modo que não se deveria tolerá-lo se fizesse uma incursão em nosso território, assim tambem nós eramos injustos, porque o estorvávamos no exercicio do seu direito.

b) Os pronomes da segunda pessoa (tu, vos) são substituidos pelo da terceira ille, e tambem por is, p. ex.:

#### Oratio recta

Antonius scripsit Attico: Ego le de proscriptorum numero exemi, António escreveu a Ático: Eu te tirei da lista dos proscritos.

# Oratio obliqua

Antonius scripsit Attico se eum de proscriptorum numero exemisse, António escreveu a Ático que o tirara da lista dos proscritos.

c) Os pronomes da terceira pessoa hic, iste substituem-se por is ou ille; ille e is ficam invariaveis, p. ex.:

## Oratio recta

Hic dies, inquit Jugurtha, aut omnes labores et victorias confirmabit aut maximarum aerumuarum initium erit, este dia, exclamou Jugurta, ou coroará todas as fadigas e vitórias ou será o princípio das maiores desgraças.

## Oratio obliqua

Jugurtha monuit illum diem aut omnes labores et victorias confirmaturum aut maximarum aerumnarum initium fore, Jugurla disse que aquele dia ou teria coroado todas as fadigas e vitórias ou teria sido o princípio das miaores desgraças.

d) Os possessivos meus e noster do discurso direto substituem-se por suus, sua, suum; tuus e vester por ejus, eorum; illius, illorum e tambem por suus, quando não houver ambiguidade. Resumindo quanto ficou dito a respeito dos pronomes, em geral, pode-se dizer que os pronomes que se referem ao orador, no discurso indireto exprimem-se com sui, sibi, se; suus; os pronomes que se referem a pessoa de que se fala exprimem-se com is, ille, p. ex.: Ariovisto às perguntas de Cesar respondeu que ele tinha passado o Reno não por sua própria vontade, mas aos rogos e pedidos dos Gàuleses; que não ele aos Gauleses, mas sim os Gauleses a ele tinham declarado guerra, Ariovistus ad postulata Caesaris respondit; transisse Rhenum sese non sua sponte, sed rogatum et arcessitum a Gallis; non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum intulisse.

## 3.º - Advérbio de tempo.

487. — Os advérbios de tempo sofrem as seguintes modificações:

#### Oratio recta

#### Oratio obliqua

Hodie = hoc die

co die, illo die

cras heri adhuc=ad hoc tempus nunc postero die pridic ad id tempus tum, tunc etiam tum.

etiam nunc

Observação. — No discurso adireto, especialmente nas antíteses, usa-se as vezes nunc em lugar de tune, o que é permitido quando se quer indicar cousa presente.

#### 4.º - Modos do verbo.

488. — Na passagem do discurso direto para o indireto, tanto as proposições principais como as dependentes ou secundárias sofrem as seguintes modificações:

## A) PROPOSIÇÕES PRINCIPATS

489. - a) As proposições principais, que no discurso direto exprinem uma asserção ou uma narração e têm o verbo no modo indicativo, no discurso indireto se constroem com o acusativo e o infinito, p.; ex.:

Oratio recta

### Oratio obliqua

Civis romanus sum! Sou cidadão romano! Clamabat ille se civem esse romanum, gritava ele que era cidadão romano. Nemo ante mortem beatus est praedicandus, ninguem deve chamar-se feliz antes da morte.

Solon dixit neminem ante mortem beatum esse praedicandum, Solão disse que ninguem deve chamar-se feliz antes da morte.

b) As proposições principais que no discurso direto exprimem um desejo, um mandado, um conselho, uma exortação, assim como as interrogativas com o subjuntivo potencial, dubitativo ou exortativo e têm o verbo no imperativo ou subjuntivo potencial, dubitativo ou exortativo, no discurso indireto se constroem com o imperfeito do subjuntivo sem ut as afirmativas, com ne as negativas.

Observações. — 1) Se as proposições afirmativas, porem, forem mais de uma, à primeira, e só a esta, pode-se antepor ut.

2) Duas ou mais negativas unem-se entre si com neve ou neu.
5) Em lugar do subjuntivo imperfeito pode-se usar o subjuntivo presente quando o verbo regente for um presente histórico.

#### Oratio recta

Tum Marius: Hostes, inquit, vehementem imtum facient; eum sustinete, milites, nolite loco cedere! Então Mário disse: Os inimigos assallarão violentamente. Resisti, ó soldados, não recueis um passo!

Ne timeatis (= ne timueritis), milites, hostium numerum, strenue pugnate, não temais, ó soldados, o número dos inimigos, combatei valorosamente.

Quis hoc mihi persuadeat? Quem me poderia persuadir disto?

### Oratio obliqua

Tum Marius dixisse fertur hostes vehementem impetum facturos esse; milites eum sustinerent, ne loco cederent, narra-se então que Mário disse aos soldados que os inimigos teriam assaltado violentamente, que resistissem e que não recuassem um passo.

Dux hortatus est mimilites dixitque ne hostium numerum timerent, strenue pugnarent, o capitão animou os soldados e lhes disse que não temessem e que combatessem valorosamente.

Ille clamitabat quis hoc sibi persuaderet, ele andava dizendo quem o teria podido persuadir disto.

c) As proposições principais interrogativas com o sujeito da segunda pessoa e que no discurso direto querem o indicativo, no discurso indireto passam para a terceira pessoa do subjuntivo, atendendo-se que em relação com um passado na proposição regente, o presente do discurso direto substitue-se pelo imperfeito, e o perfeito pelo mais que perfeito:

#### Oratio recta

Quid tandem vercmini, milites, aut cur de vestra salute desperatis? O que temeis, ó soldados, ou porque desesperais de vossa salvação?

Quid tandem veriti estis, milites, aut cur de vestra salute desperavistis? O que temestes, ó soldados ou porque desesperastes de vossa salvação?

# Oratio obliqua

Caesar allocutus est milites quid tandem vererentur, aut cur de sua salute desperarent, Cesar dirigiu a palavra aos soldados (perguntando-lhes) o que temessem ou porque desesperassem de sua salvação.

Caesar allocutus est milites quid tandem veriti essent, aut cur de sua salute desperavissent, Cesar dirigiu a palavra aos soldados (perguntando-lhes) porque tinham temido ou porque tinham desesperado de sua salvação.

d) As proposições principais interrogativas retóricas, isto é, com o sujeito da primeira ou terceira pessoa, traduzem-se em regra com o acusativo e o infinito, raramente com o subjuntivo.

Observação. — O pronome se, que indica o sujeito da primeira pessoa, na construção do acusativo com o infinito, pode-se exprimir como omitir (cf. o primeiro exemplo abaixo):

#### Oratio recta

Si veteris contumeliae oblivisci volo (ou velim), num etiam recentium injuriarum memoriam deponere possum (ou possim)? Se quero esquecer o antigo ultraje; poderia talvez depor a lembrança das injúrias recentes? (= não posso esquecer as injúrias recentes).

Quid est levius aut turpius quam, auctore hoste, de summis rebus capere consilium? O que há de mais leviano ou vergonhoso do que tomar uma resolução a respeito dos negócios mais importantes por aviso do inimigo? (=nada é mais leviano ou vergonhoso do que...)

# Oratio obliqua

Caesar respondit: Si veteris contumeliae oblivisci vellet, num etiam recentium injuriarum memoriam deponere posse? (subentendido se) Cesar respondeu que, se quisesse esquecer o antigo ultraje, poderia talvez depor a lembrança das injúrias recentes?

Tribuni militum nihil temere agendum existimabant; quid esse levius aut turpius quam, auctore hoste, de summis rebus capere consilium? Os tribunos dos soldados pensavam que nada se devia fazer precipitadamente (e perguntavam) o que havia de mais leviano ou vergonhoso do que tomar uma resolução a respeito dos negócios mais imporlantes por aviso do inimigo.

Observação. — As formas introdutivas portuguesas: dizenda, recordando, com celar palacras podem-se omitir no discurso indireto latino, p. ex.: nuntifad Claudium occulti veniebant, si proprius copias admovisset, paratos fore qui proderent urbem, vinham ocullamente embaixadores a Chiudio (dizendo que) se ele aproximasse mato o exército, haceria quem entregaria a cidade.

# B) PROPOSIÇÕES DEPENDENTES

490. — a) Todas as proposições dependentes, sejam quais forem, por referirem o pensamento da proposição principal (isto é, o pensamento de outrem e não o do escritor) no discurso indireto se exprimem com o subjuntivo, ao passo que no discurso direto teriam o verbo no indicativo ou no subjuntivo.

#### Oratio recta

Apud Hypănim fluvium, inquit Aristoteles, bestiolae quaedam nescuntur, quae unum diem vivunt, perto do rio Hipane, diz Aristoteles, nascem uns insetos que vivem um dia só.

# Oratio obliqua

Apud Hypănim Iluvium Aristoteles ait bestiolas quasdam nasci quae unum diem vivant, Aristoteles assevera que perto do rio Hipane nascem uns insetos que vivem um dia só (pensamento este de Aristoteles e não do escritor Cícero).

b) Com relação aos tempos, em geral, vale a regra da consecutio temporum, pelo que se o verbo rege a oratio obliqua é um passado, as dependentes, em regra, exigem o imperfeito e mais que perfeito do subjuntivo. Contudo, as licenças dos clássicos neste ponto são numerosissimas, especialmente nos discursos de uma certa extensão. Aí, o escritor, para maior vivacidade da narração, depois de um passado usa um presente ou perfeito onde esperariamos um imperfeito ou mais que perseito ou tambem alterna os tempos principais com os histórices, p. ex.: ad haec, quae visum est, Caesar respondit, sed exitus fuit orationis: sibi nullam cum iis (Germanis) amicitiam esce posse, si in Gallia remanerent; neque verum cose, qui suos fines tueri non polucrint, alienos occupare...; licere si velint, in Ubiorum finibus considere, quorum vint legati apud se .- Cesar responden a isto o que the parecen conveniente, mas o remate do discurso foi que nenhuma amizade podia existir entre Cesar e eles, se permanecessem na Gália; nem era razoavel que os que não puderam defender seu território ocupassem os dos outros... que lhes cra lícito estabelecer-se, se quisessem, no território dos Obios, cujos embaixadores estavam junto dele (Cesar) - De Bello Gallico, livro IV, cap. 8). Outros exemplos de mudança na consecutio temporum encontram-se, por exemplo, em Cesar, De Bello Gallico 1, 14; 1, 31; - Tito Lívio XXIV. 6).

Observação que é sua; neste caso usa o indicativo, como no exemplo acima citado que em Cícero (Tave. 1, 39, 94) é integralmente assim: apud Hypanim fluvium, qui ab Europae parte in Pontum influit (modo indicativo porque é observação de Cícero). Aristoteles ait bestiolas quasdam nasci, quae unum diem vivant (modo subjuntivo porque aí se refere parte das palavras de Aristóteles), Aristoteles asserva que nas margens do río Hépane, que do lado da Europa desagua no Ponto, nascem certes animaizinhos que vivem um dia só. (Ci. tambem Cornélio Nepos: Eumenes V. 4).

Eumenes V. 4).

2) Às vezes no discurso indireto as proposições relativas devem-se conside rar como coordenadas a proposiçõe principal, e não como subordinadas, razão por que se podem construir com o acusativo e o infinito. Nestes casos qui está por et hic, et is; unde por et inde; ubi por ibi, etc., p. ex.: unumquemque nostrum censent stoici mundi esse partem; ex quo (= et ex eo) illud natura consequi ut communem utilitatem nostrae anteponamus (a proposição illud consequi vai coordenada com a outra essa partem), pen am os estáccos que cada um de nás é parte do mundo, donde naturalmente promana que anteponhamos à nove a utilidade.

comum.

3) As proposições temporais que no discurso indireto devem estar no subjuntivo seguem as regras da con readio temporam; mas precedidas das conjunções postquam, ut, ubi, cum primum, ubi primum, antequam e prinsquam, irequentes vezes de dum; quoad, encontram-se com o perfeito onde esperariamos o maie que perfeito do subjuntivo. Há exemplos até do indirectivo.

#### CAPITULO X

# A CONSTRUÇÃO: A) DA PROPOSIÇÃO E B) DO PERÍODO LATINO

#### A) Construção da proposição

#### § . I

#### Construção normal.

491. - a) Como se dispõem na proposição os elementos que a

compõem: sujeito, predicado e complementos.

O sujeito com seus complementos abre a oração, em seguida veem o objeto direto e os outros complementos, o predicado vem no fim, precedido de seus complementos, p. ex.: nos hic cum Pompeio fuimus; Quintus frater mihi scripsit, se, quoniam Ciceronem vuavissimum secum haberet, ad te Nonis Majis (no dia vete de Maio) venturum.

Observação. — As vezes os complementos circunstanciais tranhem precedem o complemento objeto direto, p. ex.: cam Carthaganieness et in pace et per indutias multa nefaria facinora fecissent...

b) Como se juxtapõem es vários elementos lógicos ou gramáticais da proposição

# I) O atributo.

1) O airibulo em geral precede o substantivo a que se refere, ficando às vezes separado do mesmo, p. ex.: magnus vir, magna urbs, hoc mare, magnum animo accept dolorem.

- 2) Se um adjetivo alributo se refere a dois substantivos, dir-se-á, p. ex.: forensis laus et industria ou laus forensis et industria, as vezes tambem: laus et industria forensis, mas nunca: laus et forensis industria.
- 3) Dois atributos que se referem a um só substantivo assim se dispõem, p.ex.: indoles egregia et praeclara ou egregia et praeclara indoles ou egregia indoles et praeclara, mas nunca egregia et indoles praeclara.

# I) O aposto.

Para a colocação do aposto cf. n. 174, c, pág. 181.

# III) O pronome.

- 1) O pronome possessivo se coloca quase sempre depois do substantivo a que se refere, p. ex.: patrem meum occidisti; Dionysius, servus meus, aufūgit.
- 2) O pronome demonstrativo (hic, ille, iste) em regra precede seu substantivo, p. ex.: haec urbs, ille liber, in ista urbe.
- 5) Juxtapõem-se muitas vezes os pronomes que se referem quer a mesma pessoa, quer a pessoas diferentes, p. ex.: tu mihi legis Porciae mentionem facis; litteras a te mihi, stator tuus reddidit; inimici mei mea mihi non me ipsum ademerunt.

# IV) O complemento predicativo.

O complemento predicativo fica separado do substantivo por meio do verbo, p. ex.: Themistocles ferociorem reddidit civitatem.

# V) O infinito.

O infinito em regra precede o verbo que o rege, p. ex.: memoriam nostri quam maxime longam efficere dehemus; turpe esse ducunt; serere non sinimus.

# VI) O genitivo.

- 1) O genitivo sica às vezes separado da palavra que o rege, p. ex.: si quid est in me ingenii.
- 2) O genitivo, quando se lhe quer dar um lugar de relevo, precede o substantivo que o rege, e se este for acompanhado de um atributo, costuma o genitivo ficar entre o adjetivo atributo e o substantivo, p. ex.: veritatis amicus; universae philosophiae vituperatoribus, respondimus in Hortensio; varia hominum judicia; magna mortis contemptio.

- 3) A colocação: a) de um genitivo que depende de dois substantivos ou b) de dois genitivos que dependem de um substantivo obedece ao seguinte exemplo: a) instituta ac leges Romanorum ou Romanorum instituta ac leges ou instituta Romanorum ac leges, mas nunca: instituta ac Romanorum leges.
- b) Orationes Ciceronis et Caesaris ou Ciceronis et Caesaris orationes ou Ciceronis orationes et Caesaris, mas nunca: Ciceronis et orationes Caesaris.

# VII) O vocativo.

O vocativo intercala-se regularmente depois de uma, duas ou tres palavras (cf. tambem n. 244, b, pág. 216), p. ex.: te hortor, mi Plance, ul in rempublicam incumbas, mas encontra-se tambem: nemini video dubium esse, judices, quin, etc.

# VIII) O ablativo absoluto.

Notem-se às vezes os termos do ablativo absoluto separados por meio do sujeito da proposição, p. ex.: hac re statim Caesar per speculatores cognita, exercitum castris continuit.

# IX) Complementos adverbiais e advérbios.

- 1) Os complementos adverbiais e advérbios precedem a palavra que os rege, p. ex.: prudenter a majoribus posita; dignus Hercule labor; homo virtute praeditus.
- 2) Os advérbios quam, nimis e os que reforçam o comparativo multo, paulo, etc. ficam separados do adjetivo que modificam, p. ex.: quam autem civitati carus fuerit; multo ejus oratio esset pressior.

# X) As preposições.

- 1) As preposições, em regra, precedem o próprio complemento; contudo, as preposições versus e tenus são sempre pospositivas; às vezes tambem contra, inter, propter pospõem-se ao pronome relativo, p. ex.: Romam versus, ad oceanum versus, (tambem: versus oppidum); Tauro tenus, Cumarum tenus; ii quos inter divisae sunt partes, aqueles entre os quais foram divididas as partes.
- 2) Os dois ablativos causa e gratia e ergo, usado como preposição, pospõem-se sempre ao substantivo, p. ex.: amici gratia hoc faciam; illius ergo venimus, por amor dele é que nós viemos.
- 3) Não pode seguir uma preposição após outra preposição, por exemplo, não se pode dizer: cum ex Italia profectis hominibus, mas dir-se-á: cum hominibus ex Italia profectis ou: cum profectis ex Italia hominibus; de rebus in urbe gestis e não: de in urbe rebus gestis.

- 4) As encliticas que e ce não se unem a apud, nem as preposições monossilábicas a, ab, ad, ob, sub, mas à palavra seguinte. Contudo, às vezes, a enclítica que se encontra unida a ex e in e se une regularmente as outras conjunções de, contra, pro, cum, etc., p. ex.: e por Cesar, a Caesareque; ad Caesaremque e não: aque Caesare, nem: adque Caesarem; in eamque rem ou: inque eam rem; e contra os inimigos, contráque hostes.
- 5) Quando duas ou mais preposições regem o mesmo nome, em português, este se pode exprimir depois da última preposição, ao passo que em latim deve-se repetir o nome depois de cada preposição, p. ex.: fora e dentro dos muros, extra moenia et intra moenia e não: extra et intra mocnia.
- 6) Às vezes um pronome pessoal em caso nominativo ou acusativo separa a preposição per do próprio complemento, p. ex.: per ego le, fili, precor.
- E' digna de observação a colocação da preposição entre o adjetivo que precede e o substantivo que segue, p. magna cum diligentia; tribus de rebus; magna ex parte; tanto in honore.
- 8) Em geral as preposições não se separam dos seus complementos. Contudo, pode-se intercalar o genitivo tambem quando vem acompanhado de suas determinações, p. ex.: de Catilinae conjuratione; hace pertinent ad earum rerum, quibus utuntur homines, facultates.

Note-se a interposição de advérbios nas frases construidas com o gerúndio, gerundivo e particípio, p. ex.: ad bene beateque vivendum; de praeclare rebus gestis.

A exceção do genitivo, é rara a interposição de outro caso. Todavia encontra-se, por exemplo: in bella gerentibus (Livio); adver-

sur hostilia ausor (idem).

9) Depois das preposições construidas com o acusativo pode-se acrescentar enim, vero, autem, p. ex.: post enim Chrysippum (Cicero); post vero Sullae victoriam (idem).

# XI) As conjunções.

Sed, verum, at, atqui colocam-se em primeiro lugar

Vero e autem se colecam sempre depois de uma ou duas palavras.

Haque, em primeiro lugar.

Igitur, geralmente em segundo lugar. Ergo, em primeiro ou segundo lugar.

Enim, sua colocação ordinária é no segundo lugar, raramente no terceiro - aulem, igilur podem às vezes ocupar o terceiro lugar com a forma verbal est, quando est ocupa o segundo lugar da proposição, p. ex.: quir est enim ...; reelus est igitur. E tambem: apud prudentes enim; hae disciplinae igitur (Cicero)

Quoque, pospõe-se sempre, p. ex.: tu quoque, fili mi.

Quidem, sempre pospositiva, p. ex.: ego quidem; Caesar quidem. Ut final e consecutivo é às vezes precedido por uma palavra e quase sempre negativa, p. ex.: vic ut, nemo at, paene ut - em lugar de: ut vix, ut nemo, etc.

Non, quando se refere a uma só palavra, sempre a precede, p. ex.: otii fructus est non contentio animi, sed relaxatio. - - Non, quando se refere a toda a proposição, ordinariamente precede toda a frase ou o verbo, p. ex .: non ergo erunt homine: deliciis diffluentes audiendi; cur tantopere te angas, intellegere non possum; urbs capta non est.

A conjunção non, separada da proposição principal, confere-lhe eficácia particular, p. ex.: non, si tibi

ea res grata fuissel, essel eliam probata.

Cum (conjunção) - Se o sujeito da proposição principal for igual ao sujeito da dependente, a conjunção cum pospõc-se ao sujeito, p. ex .: Alexander, cum interemisset Clitum familiarem suum, vix a se manus abstinuit.

Se os sujeitos, porem, forem diferentes, a conjunção cum geralmente precede, p. ex.: cum Caesar hostium insidiar timeret, militer cautiur procedere jursi sunt (ct. n. 483, b, VI, obs., pág. 353).

# XII) Oposição de duas palavras.

Para opor duas palavras:

- 1) Uma após a outra, p ex.: patris dietum sapiens temeritas jilii comprobavit: non semper viator a latrone, nonnumquam etiam latro a viatore occiditur.
- 2) Uma no começo da primeira proposição e a outra no fim da segunda, p. ex .: evolarat jam e conspectu fere fugiens quadriremis, cum cliam tum ceterae navze uno in loco moliebantur; milvo est quoddam bellum quasi naturale cum corvo.
- 3) Uma no princípio da primeira proposição e a outra no começo da segunda, p. ex.: ab adulescentia conjecit orationer, sener historias scribere instituit.
- 4) Ambas no fim das proposições, p. ex.: defendi rempublicam adulescens, non deseram senex.

Observação. — Se as palaveas se correspondem na ordem inversa, esta inversão chama-se quiasmo, isto e, conzumento, p. exa ratio nostre consentit, pugant oratio; tragile corpus animus scrapiternus month hic opus, labor hic 'cf. n. 496, 20, pág. 370).

# XIII) Relevo de um termo.

Para dar relevo a um termo, pode-se repetir este termo adiante de cada membro du frase (anáfora), p. ex.: nihil ne le noeturnum praesidium Palatii, nihil urbis vigilae, nihil timor populi, nihil ...,

nihil..., nihil... moverunt? Tibi uni multorum civium neces, tibi vexatio direptioque sociorum impunita fuit ac tibera, tu, etc.; meis consilius, meis taboribus, mei capitis periculis rempublicam liberavi. (Cf. n. 496, 6, pág. 370).

# XIV) Relevo de uma idéia.

Para dar relevo a uma idéia de uma mesma proposição, aproximam-se duas formas diversas da mesma palavra ou duas palavras que tem entre si um nexo lógico muito estreito, p. ex.: arma armis propulsantur; vim vi repellere; homines hominum causa sunt generati, ut ipsi inter se alii prodesse possint; mortali immortalitatem non arbitror esse contemnendam; suum cuique redde

#### § II

# Outras construções da proposição.

492. — O latim, graças à cópia de suas flexões, pode mais facilmente que as línguas modernas variar a estrutura da proposição, razão por que muitas vezes esta se afasta da normal de que falamos no número 491, a, pág. 363.

Põe-se no primeiro ou no fim da proposição o termo que se quer fazer sobressair. Assim, em lugar da construção normal: Alexan-

der ad Arbela Darium vicit, dir-se-á:

Darium ad Arbela vicit Alexander, foi ao próprio Dario que Alexandre, etc.

Ad Arbela, vicit, etc., foi perto de Arbela que Alexandre, etc. Vicit ad Arbela, insigne foi a vitória de Alexandre, etc.

Mais exemplos: Esse quam videri bonus malebat; varia sunt hominum judicia; bene et composite C. Caesar de vita et morte disseruit; quod aliud iter haberent nullum; quod ante id tempus accidit nunquam, etc.

Observações. — 1) Quando est significa: existe, há coloca-se no princípio da proposição, p. ex.: est, est profecto illa vis.— Quando é ligação entre o sujeito e o predicado, costuma preceder a este último, p. ex.: Sueborum gens est longe

maxima et bellicosissima omnium Germanorum.

2) Começam muitas vezes a proposição os demonstrativos e relativos, e bem assim pronomes, advérbios ou conjunções que ligam a proposição à precedente, p. ex.: horum ornaium fortissimi sunt Belgae; qua ex re fieri; quem ab se retractum esse et asservatum; illud est Catonis: a quo cum quaereretur; neque enim fas esse arbitror quidquam me rogantem abs te non impetrare.

# B) Construção do período

# § I

Num período composto de duas proposições.

495. - a) A dependente precede geralmente à principal ou se insere nela, se for condicional, concessiva, comparativa, temporal, causal, p. ex.: si pace frui volumus, bellum gerendum est; etsi

multa scio, plura tamen ignoro; ut sementem feceris, ita meles; priusquam respondeo, de amicitia dicam; quae cum ita sint, perge.

- b) A dependente segue geralmente a principal quando é objetiva, final e principalmente consecutiva, p. ex.: cura ut valeas; non dubito quin probaturus sim; Epaminondas animadvertebat totum exercitum periturum esse; tantum cepi doloris, ut consolatione ipse egèrem.
- c) A proposição relativa se coloca de ordinário junto de seu antecedente, p. ex.: misit militem qui mortem timebat.

Observação. — Para fazer sobressair uma proposição, às vezes os autores afastam-se da ordem supra-mencionada.

#### § -II

# Num período composto de várias proposições dependentes.

- 494. Num período composto de várias proposições dependentes observa-se a ordem seguinte:
- a) Se as duas proposições secundárias são dependentes da principal, colocam-se uma após a outra, segundo a relação das idéias:
- 1) No começo do período, p. ex.: cum hostium copiae non longe absunt, etiamse irruptio nulla facta est, tamen pecua reliquuntur, agri cultura deseritur.
- 2) No meio do período, p. ex.: Pythagoreos ferunt, si quid affirmarent in disputando, cum ex eis quaereretur quare ita esset, respondere solitos: Ipse dixit.
- b) Se uma proposição secundária é dependente de outra secundária:
- 3) Insere-se a primeira na secundária de que depende e as partículas se juxtapõem, p. ex.: haec magnitudo maleficii facit, ut, nisi paene manifestum parricidium proferatur, credibile non sit.
- 4) Segue a proposição principal ou se insere nela e precede a subordinada de que depende, p. ex.: rogavi, quoniam cetera concessissent, ne hoc unum negarent.

Observação. — Muitas vezes em latim uma proposição secundária, da qual depende uma proposição relativa, é ligada à principal por meio desta relativa, p. ex.: nunquam igitur laudari satis digne philosophia poterit, cui qui pareat, omne tempus aetatis sine molestia possit degero.

#### § III

# Como se insere uma proposição em outra.

- 495. Quando uma proposição se insere em outra, ordinariamente segue uma das três seguintes construções, a saber:
- a): Se ambas têm o mesmo sujeito ou o mesmo objeto, este termo as precede, p. ex.: stultitia, etsi adepta est quod concupivit, nunquam se tamen satis consecutam putat; quem ut barbari incendium effugisse viderunt, telis eminus missis, interfecerunt.
- b) Se o objeto da principal é sujeito da subordinada, precede as proposições em caso obliquo, subentendendo-se no nominativo, p. ex.: L. Manlio, cum (is) dictator fuisset, M. Pomponius, tribunus plebis, diem dixit.
- c) Se não há termo comum, precede algum termo saliente, p. ex.: in ceteris rebus, cum venit calamitas, tum detrimentum accipitur; Trebatium cogitaram, quocumque exirem, mecum ducere.

#### CAPITULO XI

#### SINTAXE FIGURADA

- 496. Figuras de sintaxe dizem-se certas locuções aparentemente coutrárias às regras da sintaxe, mas que servem para adornar o discurso, dando-lhe força, graça ou gravidade; e chama-se figurada a parte da sintaxe que trata do estudo das figuras. Não sendo nosso livro um tratado de retórica limitar-nos-emos às principais.
- 1) Elipse, omissão de uma ou mais palavras na frase, sem que esta deixe de ser clara, p. ex.: omnia praeclara rara (subentendido negotia e sunt), todas as cousas excelentes são raras; quid plura? (subentendido dicam), para que dizer mais cousas? Terentia Ciceronis (subentendido uxor); ad Jovis Statoris (subentendido templum).
- 2-3) A supressão de conjunção copulativa nas enumerações e graduações chama-se assíndeto, p. ex.: Catilina abiit, excessit, evasit, erupit, Calilina foi-se, saiu, fugiu, homiziou-se.
- Observação. Distinguem-se duas espécies de clipse: perfeita quando, como nos exemplos acima, falta completamente a palavra; imperfeita ou zeugma, quando uma palavra, já espressa numa proposição, é subentendida em outra proposição com alguma variação de gênero, número e caso, etc., p. ex.: obsequium amicos, veritas odium parit (subentendendo-se parit na primeira proposição), o obséquio faz os amigos, a verdade traz o ádio; heate vivere alii in alio, vos in voluptate ponitis (subentendido ponunt na primeira proposição), quem põe a felicidade em uma cousa, quem em uma outra, vós a collocais no prazer.
- 4) Pleonasmo, superfluidade de termos, que às vezes tem emprego legítimo para dar mais força à expressão, p. ex.: sie ore locata est (ore podia-se omitir), assim falou; hisce oculis egomet vidi (em que seria suficiente vidi), eu próprio vi com estes othos.

- 5) Outra espécie de pleonasmo, que consiste em repetir uma conjunção, é o polissindeto, p. ex.: P. Sextius parente natus est et sapiente et sancto et severo; silvisque agrisque viisque corpora foeda jacent.
- 6) Anáfora, quando se repete a mesma palavra no princípio de cada membro, p. ex.: nihil agis, nihil cogitas, nihil moliris; te veniente die, te decedente canebat (Cf. n. 491, pág. 565—XIII—Relevo de um termo, pág. 367).
- 7) Símploce, quando se repete a mesma palavra no fim de cada proposição, p. ex.: Poenos populus romanus justitiu vicit, armis vicit, libertate vicit.
- 8) Anadiplose, se alguma proposição ou verso principia pela mesma palavra em que acaba o antecedente, p. ex.: Picrides, vos haec facietis maxima Gallo—Gallo, cujus amor crescit in horas.
- 9) Epanadiplose, se alguma sentença acaba na mesma palavra em que começou, p. ex.: ambo florentes actatibus, Arcades ambo.
- 10) Sinonímia, quando se repete por palavra diversa o mesmo que já ficou dito, p. ex.: Catilina abiit, excessit, exupit; faciem mutatus et ora Cupido.
- 11) Antanaclase, quando se repetem duas palavras semelhantes nas letras, parem, diversas na significação, p. ex.: amari jucundum est, si curetur, ne quid insit amari.
- 12) Epanalepse é quando na oração, para maior expressão de um afeto, se repete várias vezes uma sentença (ficando outras intermediárias), como fez Vergilio na écloga VIII repetindo depois de 3, 4, 5 etc. versos o seguinte: incipe Macnalios mecum, mea tibia, versus.
- 13) Epizeuxe é quando na oração, para maior encarecimento ou demonstração de um afeto, se repete a mesma palavra, sem ficar outra intermédia, p. ex.: fuit, fuit ista quondam in hac republica virtus.
- 14) Parenomásia, quando se repetem duas palavras que quase parecem as mesmas, p. ex.: nunquam satis dicitur, quod nunquam satis discitur.
- 15) Paréquesis, se uma palavra principia pelas mesmas letras em que acaba a antecedente, p. ex.: o fortunatam natam, me consule, Romam; Palla pallorem incutit.
- 16) Poliptoto, quando se repete a mesma palavra por diferentes formas ou em diversos casos, p. ex.: pleni sunt omnes libri, plenae sapientum voces, plena exemplorum vetustas; litora litoribus contraria, fluctibus undas imprecor arma armis, pugnent ipsique nepotes.
- 17) Perífrase, que consiste em exprimir em muitas palavras o que se poderia dizer numa só; p. ex.: sol medium caeli conscenderat igneus orbem em lugar de jam erat meridies.
- 18) Silepse, figura em que a regéncia das palavras segue mais a lógica que as regras gramaticais (=constructio ad sensum ou ad synesim), p. ex.: Veiens bellum ortum est, quibus Sabini arma conjunxerant (quibus refere-se a Veientium em lugar de Veiens, rebentou a guerra dos Veientes aos quais se uniram os Sabinos; amicitia est ex eo genere, quae prosunt (como se fosse ex genere carum rerum, quae...) a amizade é do gênero daquelas cousas que são uteis.
- 19) Hipérbato, transposição ou inversão da ordem natural das palavras, p. ex.: in Galliam invasit Antonius.
- 20) Quiasmo, se as palavras se correspondem na ordem inversa, p. ex.: fragile corpus animus sempiternus movet; hic opus, labor hic (cf. n. 491, pág. 363 XII Oposição de duas palavras, 4 observação, pág. 367).
- 21) Anástrofe, quando se põem depois certas palavras que deveriam estar antes, p. ex.: qua de re por de qua re; quamobrem por ob quam rem; tribus abhine annis por abhine tribus annis, há três anos.
- 22) Tmese, que decompõe as palavras, geralmente compostas, em seus elementos, interpondo qualquer outro vocábulo, p. ex.: septem subjecta trioni, exposta ao setentrião; male, ait, dixisti mihi por ait; maledixisti mihi, falaste

mal de mim; quo me cumque rapit tempestas, por quocumque me rapit tempestas, por onde quer que me arraste a tempestade.

- 23) Parêntese, quando numa oração se interpõe uma frase que iorma sentido distinto e separado do sentido do período, p. ex.: Tityre, dum redeo (brevis est via) pasce capellas, ó Titiro, até en voltar (breve é o caminho), apascenta as cabras; regia, crede mihi, res est succurrere lapsis, é ação digna de rei, podes crer-me, socorrer aos que cairem.
- 24) Sínquese (=confusão), quando se inverte a ordem natural das palavruse tornando a frase obscura, p. ex.: saxa vocant Itali, mediis quae in fluctibus aras (= Itali vocant aras saxa, quae sunt in mediis fluctibus, os flatos chamam altares as rochedos que se acham no meio das ondas; dico poëta bonum carmen, quem fecit Homerum (= poëta, quem dico Homerum, fecit bonum carmen), o poeta chamado Homero fez um belo poema.
- 25) Enálage, quando, depois de se empregar um modo, se passa subitamente para outro, que não é admitido pela construção ordinária, ou se mudam os acidentes dos nomes, dos adjetivos e dos verbos, p. ex.: credens colli longitudinem em lugar de collum longum, culcegando seu pesceço comprido: venit in senatum frequens por frequenter; dulce ou perfidum ridet por dulciter ou perfide, ri gostosamente ou perfidamente.
- 26) Hendíadis que exprime um unico conceito com duas vozes ou palavras que se unem com et, atque, ac, quando seria suficiente um genitivo ou um adjetivo, p. ex.: pateris libamus atque auro em lugar de pateris aureis libamus, fazemos libações em taças de ouro; natura pudorque, pudor natural, ratio et doctrina, melodo científico. Com dois verbos em lugar de um verbo só e de um advérbio, p. ex.: cernere et videre, ver claramente (cf. n. 166, d, obs., pág. 176).
- 27) Anacoluto dá-se quando, desprezadas as regras da sintaxe, não guardam as palavras entre si a devida coerência, p. ex.: dum nos omnes, quibus aliunde aliquis objectus est labor, omne quod est interea tempus, priusquam id rescitum est, lucro est (onde as palavras nos omnes estão como que suspensas sem relação alguma gramatical com o resto do período, quando de qualquer lado nos vem algum sofrimento é para nós um lucro todo o tempo que se passa sem que o saibamos; tu, si te dii amant, agere tuam rem occasio est, onde, de acordo com as regras da sintaxe, em lugar de tu, deveriamos ter o acusativo te. Esta figura é raríssima e considerada quase um descuido ou erro que escapou ao escritor.
- 28) Hipálage, quando se verifica uma troca de casos, p. ex.: dare classibus austros por dare classes austris.
- 29) Histerologia, quando se põe primeiro uma sentença, que devia estar depois, p. ex.: moriamur et media in arma ruamus em lugar de ruamus in media arma et moriamur.
- 30) Metáfora, se em lugar de um nome põe-se outro, que só por semelhança indica o que se quer dizer, p. ex.: cor lapideum, por cor durum; caput montis por summitas montis.
- 31) Sinédoque, quando se pae a parte pelo todo e vice-versa, p. ex.:totus orbis ardet bello por maxima pars orbis ardet bello; magna fuit quondam reverentia cani; inque suo pretio ruga senilis erat, onde capitis cani está por hominis senis e ruga senilis por homo senex.
- 52) Antonomásia, quando se põe um nome próprio pelo comum e viceversa, p. ex.: Croesus por dives; poëta por Vergilius; philosophus por Aristoteles.
- 35) Metalepse, quando se emprega uma palavra que só, por alguma circunstância que nela se acha, mostra o que se pretende dizer, como por exemplo, a aresta do trigo supõe espiga, a espiga supõe sementeira, a sementeira supõe ano, pode-se dizer por metalepse septem aristae por septem anni; post aliquot, mea regna videns, mirabor, aristas em lugar de post aliquot annos.
- 34) Metonímia, quando se põe uma palavra que significa a causa em lugar de outra que significa o efeito ou vice-versa. A aplicação desta figura pode suceder de vários modos, dos quais os mais importantes são os seguintes:

- a) Pondo-se o senhor da cousa pela mesma cousa, p. ex.: jam proximus ardet Ucalegon, isto é, jam domus Ucalegontis ardet.
- b) Pondo-se o inventor pela cousa inventada, p. ex.: Bacchus per vinum: et multo imprimis hilărans convivia Baccho, isto é, vino.
- c) Pondo-se o continente pelo conteudo ou vice-versa, p. ex.: patera por vinum ou vinum por patera: ille impiger hausit spumantem pateram, isto é, spumans vinum; vina coronant, isto é, pateras plenas vino coronant.
- d) Pondo se alguma pessoa ou cousa para significar o tempo de algum acontecimento, p. ex.: Caesare imperante por tempore, in quo Caesar imperabat.
- 35) Helenismo, locução da língua grega. Encontra-se frequentes vezes nos poetas, p. ex.: cinctus tempora lauro, os humerosque deo similis; fractus membra labore miles (Cf. n. 218, pág. 203).
- 36) Atração, em que uma palavra (nome, adjetivo, pronome) atrai para o seu caso outra palavra que lhe está próxima, que, por regra sintática, deveria ir para outro caso, p. ex.: istum (por iste) quem quaeris, ego sum, eu sou aquele a quem lu procuras; urbem (por urbs), quam statuo, vestrae et, a cidade, que lexanto, é vossa; vobis necesse est fortibus viris esse (vobis... fortibus viris, é necessário que vás sejais varões fortes; adjuva me, Deus meus (por Deus mi), ajudai-me, ó meu Deus. Tambem nos verbos se encontra atração de modo e de tempo.



# APÊNDICES



# APÊNDICE Î

# ORIGEM E DIFUSÃO DA LINGUA LATINA — DISTINÇÃO ENTRE O LATIM CLASSICO E O LATIM VULGAR

#### CAPITULO I

# I. — Classificação da língua latina

497. — A glotologia distribue as línguas em grupos ou famílias.

Quatro são as principais classificações adotadas: a geográfica, a etnológica, a morfológica e a genealógica.

- a) A classificação geográfica agrupa as línguas pelas regiões do globo, em que são faladas: línguas da Europa, da Ásia, da África, da América e da Oceânia. Diante das migrações e entrelaçamentos dos povos, tal classificação não tem valor científico.
- b) A classificação etnológica as distribue pelas raças, que as falam. Visto que, atualmente, as línguas não coincidem com as raças, tal classificação não leva vantagem à anterior.
- c) A classificação morfológica reune-as pela estructura de seus vocábulos. Tem esta classificação uma base mais estavel e racional. São três os grupos morfológicos, correspondentes à tríplice base evolutiva: o monossilábico, o aglutinante e o flexivo.
- 1) O primeiro grupo é formado pelas línguas chamadas monossilábicos, isolantes ou radicais, em que as palavras são monossilabos isolados denominados raizes, que muitos glotólogos supõem serem o ponto de partida de todas as línguas.
- 2) O segundo grupo é constituido pelas línguas chamadas aglutinantes ou aglutinativas, em que as raizes se aglutinam para formar a palavra, guardando, entretanto, sua integridade silábica.
- 5) O terceiro grupo é constituido pelas linguas chamadas flexivas, orgânicas ou amalgamantes, em que os elementos aglutinados se flexionam ou se modificam para exprimirem os acidentes da idéia.
- d) A classificação genealógica agrupa as línguas em famílias pelas relações de parentesco, em virtude de se derivarem de um tronco comum. Nesta classificação existe uma base estavel e científica. De acordo com ela, admite a generalidade dos glotólogos as oito famílias abaixo especificadas:

1 — Indo-européia

5 — Uralo-altaica

2 — Semítica

6 — Malaio-polinésica

3 — Camítica 4 — Cafre ou bantú 7 Dravídica 8 — Indo-chinesa.

Gramática Latina, 25

498. - Destes oito tipos da linguagem humana, que encerram, segundo se presume, todas as línguas faladas ípela família

humana, sobressai o grupo Indo-Furopeu.

A língua latina não se deriva do grego, nem de alguma outra lingua historicamente conhecida. Provem, como outros idiomas, de uma língua desde muito tempo desaparecida, que não teve escrita e foi falada por um povo, do qual nem se sabe a residência primitiva.

Esse idioma, que não se pode reconstruir, a não ser pelas formas gramaticais dele procedentes, recebeu a designação convencional de indo-europeu. Assemelha-se a uma árvore gigantesca, cujos galhos extremos tocam na Índia e na Europa ocidental.

A família INDO-EUROPÉIA compreende duas grandes divi-

sões: o RAMO ASIÁTICO ou ÁRICO e O EUROPEU.

499. — O RAMO ASIÁTICO, por sua vez, subdivide-se em dois sub-ramos: o índico e o irânico.

# o sub-ramo índico compreende:

- a) o sânscrito.
- b) as linguas pracríticas que, muitos séculos antes da nossa era, substituiram o sânscrito na linguagem corrente.
- c) os idiomas modernos que ainda hoje se falam em muitas partes do Indostão.

# 500. — O sub-ramo irânico compreende:

- a) o zenda ou avesta, lingua tão antiga como o sânscrito. conservada nos livros sagrados do legislador Zoroastro.
  - b) o persa antigo.
- c) as línguas irânicas modernas, das quais a mais importante é o persa, assaz corrompido pela introdução de vocábulos árabes e turcos.

# O RAMO EUROPEU compreende sele sub-ramos:

a) O armênio

d) O céltico

b) O helênico

e) O germânico

c) O itálico

f) O lético-slavo

g) O albanês.

Ocupar-nos-emos exclusivamente dos dois sub-ramos: HELE-NICO e ITÁLICO.

501. - No sub-ramo helênico podem-se distinguir dois grupos dialetais: o grupo não jônico e o grupo jônico.

O grupo não jônico compreende:

a) Os dialetos dóricos: o lacônico, o dórico da Magna Grécia, etc.

- b) Os dialetos da Grécia setentrional, chamados tambem pseudo-dóricos: focídio, etólio, etc.
  - c) O tessálico
  - d) O eleano
  - e) O arcado-Cipriense
  - f) O lésbico ou eblico.
  - g) O beócio
  - h) O panfiliano (da Ásia Menor).
- O grupo jônico, mais importante do que o precedente, abrange as seguintes variedades:
- a) O antigo jônico, que serviu de base para os poemas homéricos.
  - b) O neo-jônico.
  - c) O jônico das ilhas (Cícladas, Eubéia, etc.).
  - d) O jônico de Atenas ou ático.

Mais tarde, em força da influência política de Atenas, o ático se espalhou por toda a Grécia, donde formou-se uma língua artificial, a xoinè diálectos (χοινὴ διάλεκτος) que, a partir de Alexandre, suplantou os diversos dialetos locais.

À primeira vista parece que o sub-ramo itálico mostra uma unidade dialetal mais compata do que a helênica. É, porem, simples ilusão que se explica pelo fato de ter, entre as línguas itálicas, uma só se elevado à dignidade literária, sendo as outras unicamente conhecidas pelos epigrafistas, e estudiosos.

502. —O sub-ramo itálico abrange as seguintes línguas e grupos dialetais:

(a partir do norte):

- a) O gaulês cisalpino, pertencente ao grupo céltico.
- b) O etrusco, língua de uma civilização que, certamente, foi brilhante e esmagou a barbaria romana. Deixou numerosas inscrições indecifraveis. Provavelmente o etrusco, longe de pertencer ao grupo itálico, não é uma língua indo-européia.
  - c) O umbro, língua itálica do planalto apenino.
- d) Os dialetos da Itália central que representam o tipo de transição entre o umbro e o latim.
- e) O Latim, que domina ainda na Europa ocidental, sob os nomes de italiano, francês, provençal, espanhol, português, rumeno e rético. Estas línguas denominam-se línguas românicas, neo-latinas, novo-latinas ou novi-latinas. Conhece-se o latim nas suas particularidades mais íntimas, por meio de uma literatura, que conta de oito para nove séculos de existência, por meio de nu-

merosas inscrições recolhidas em todas as partes do mundo romano, e pelo testemunho dos gramáticos cujos estudos chegaram até nós.

f) O osco ou grupo osco-samnita, na Itália meridional.
 Deste grupo só ficam umas duzentas inscrições.

Observação. — E impossivel determinar, na história das línguas, a época exata em que se deixou de falar uma língua para se continuar com outra, portanto, cientificamente, são menos exatas as frases esta língua deriva desta outra, por exemplo, o português deriva do latim; na verdade, o português, o francês, o italiano, etc. é sempre a mesma língua latina, modificada, porem, de idade em idade, por mudanças das quais as gerações sucessivas não tinham nenhuma conciência.

# II. - O HABITAT DA LÍNGUA LATINA

503. — A língua latina foi na sua origem falada pelos antigos habitantes do Lácio, isto é, naquela parte da Itália central que se acha entre o mar Tirreno, à margem esquerda do Tibre, os Apeninos e os montes Albanos.

#### III. — DIFUSÃO

504. — Seguiu a fortuna guerreira do povo comano e como este se impôs antes em toda a Itália e, em seguida, em grande parte do mundo antigo, pois nela se fundiram os idiomas dos povos limítroses, e o osco, o volsco, o samnita, o umbro, etc. - deixando após si quasi nenhum vestigio. Mas aquela lingua primitiva (prisca latinitas) que se extendia acompanhando as conquistas territoriais e o contato com os demais povos, era rude, e mais do que língua representava uma mistura de dialetos que se limitava a uns poucos conhecimentos práticos da família, agricultura pastorícia e a algumas máximas e preceitos religiosos e morais. Quando, porem, os Romanos apreciaram na própria Roma a civilização dos Etruscos e, em seguida, conquistada a Magna Grécia já bastante culta, e mais tarde a cuitíssima Grécia, mãe e mestra de todas as beles artes, acharam-se em contato com a civilização dos Gregos e conheceram uma língua mais harmoniosa e fluente que a própria, começaram imediatamente a admirá-la e a preferí-la pelas suas perfeições. Sentiram quasi desgosto da sua antiga e rude simplicidade e desejaram o estudo e a perfeição artística e literária do povo vencido. Homens ilustrados, vindos ou chamados diretamente da Grécia, foram os mestres dos Romanos. Abriram-se escolas de latim e de grego não só frequentadas pela mocidade como tambem pelas personagens da melhor sociedade romana. Tal foi o favor que encontraram estas escolas que no sexto século (cerca de 200 anos antes de J. C. ) elevavam-se a vinte na própria Roma.

#### IV - Período áureo

505.— Já não se julgavam suficientes as escolas pátrias para completar a instrução da mocidade e começaram as viagens ao Oriente, e muitos iam aperfeiçoar-se nas escolas de Atenas, Mitilene, Rodes, focos da cultura grega, donde voltavam para a pátria eles mesmos mestres de nobre cultura. Dest'arte, desbastava-se a índole e a inteligência do povo romano e faziam-se grandes progressos nas letras e na civilização. Aquela língua antes inculta e quasi bárbara, pelos estudos e esforços de tantos homens de talento, progredia extraordinária e rapidamente e breve, elevava-se à dignidade de língua literária e, ao findar do sétimo século, alcançara tão alto grau de excelência e de perfeição, que quasi nada se lhe podia acrescentar. Este período passou na história como o século de ouro da língua latina.

#### V. - DECADÊNCIA

506. — O período áureo não teve, porem, lenga duração. Só abrange o primeiro século antes de Cristo e parte do século que se segue. Depois da morte de Augusto (a. 14 depois de Cristo) começaram a manifestar-se os sinais precursores da decadência que se acelerou de tal modo que, poucos séculos depois da queda do imperio (a. 476), a língua latina que civilizara o mundo, ditando leis e costumes aos povos, vencida por sua vez pelas línguas vulgares, cessava de ser língua falada para ser considerada lingua morta.

# VI. — DISTINÇÃO ENTRE O LATIM CLÁSSICO E O VULGAR

507.—Como explicar desaparecimento tão rápido e precoce?
Infelizmente o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da
língua latina extendeu-se unicamente às classes cultas, preferindo
o vulgo conservar o seu falar rude e inculto, descuidando de procurar

ou ao menos acompanhar passivamente o cultivo da língua.

Breve formaram-se no meio do mesmo povo duas linguagens: a da plebe, sermo plebeius, rusticus, sulgaris eu colidianus e a da nobreza, sermo urbanus. A separação e a distância que se formara entre os dois sermones fora acentuando-se cada vez mais, e, se rapidamente marchava para a perfeição a língua literária, não menos rapidamente o sermo da plebe deteriorava-se pela introdução constante de elementos estrangeiros e dialetais das pessoas que das províncias iam a Roma. A própria expansão territorial de Roma favoreceu a decadência da sua língua, pois nas longinquas províncias entravam no léxico romano novos elementos e as necessidades locais forjavam novas formas e construções sintáticas.

Já Cícero em seus tempos pressentira os perigos da decadência e procurou dominá-los com todas as suas energias. Advertiu que, procedentes de diversas partes, entravam em Roma pessoas

que falavam incorretamente e que estrangeirismos e locuções não latinas polulavam na própria Roma. Baldados, porem, foram os esforços do grande filósofo e orador. Bem cedo descuidou-se da antiga elegância urbana; não mais se observou exatamente a propriedade dos vocábulos; adotaram-se palavras estrangeiras e considerou-

se romano qualquer idioma italiano.

A linguagem nobre que vencera os idiomas vulgares, combatida por estes mesmos idiomas, que de um dia para outro adquiriam nova preponderância, dominada pelos elementos estrangeiros e dialetais das províncias, minada pelos acontecimentos que se desenvolveram nas diversas camadas sociais, corroida pelas guerras civís e pelas invasões dos bárbaros, foi perdendo o seu prestígio, a sua influência, até que, completamente subjugada pelo latim popular, retirou-se antes no foro, nas salas dos sábios, nas escolas e finalmente

Aconteceu pois que o latim popular e os sermones provinciales, já transformados ao iniciar-se do citavo século em tantos idiomas diversos, desenvolvendo-se, um independente do outro, originassem as denominadas línguas neolatinas: italiano, francês, provençal, espanhol, português, rumeno e rético.

# VII. -- PERÍODOS DA LÍNGUA LATINA

- 508. A língua latina, desde as suas origens até o seu desaparecimento como língua viva, conta de oito para nove séculos de vida ative, os quais se costumam dividir em cinco períodos:
- I) O primeiro período, chamado tambem idade areaica, extende-se das suas origens até o ano 500 de Roma (cerca do a. 250 antes de C.). Desta época só possuimos algumas inscrições, qualquer fragmento de lei das XII táboas e alguns cantos dos Sálios e dos irmãos Arvais, colégio de doze sacerdotes de Ceres instituido pelo primeiro rei de Roma.
- II) O segundo período se extende do ano 250 a. de C. até o primeiro século antes de Cristo. Compreende a época do seu desenvolvimento, especialmente sob o influxo da literatura grega. Nesta idade distinguiram-se sobre os demais Enio, Plauto, Catão, Lucílio c Terêncio cartaginês.
- III) O terceiro período, ou época clássica, abrange o primeiro século antes de Cristo e parte do seguinte; é este, como já ficou dito, o período do máximo esplendor da lingua latina. Floresceram entre os poetas Lucrécio, Catulo, Vergilio, Horácio, Tibulo, Propércio, Ovídio e Fedro; entre os prosadores contam-se Cícero, Cesar, Salústio, Cornélio, Tito Lívio e Terêncio Varrão.
- IV) O quarto período, ou época post-clássica ou de transição, vai da segunda parte do primeiro século depois de Cristo, até o reino ros Antoninos (a. 138 d. de C.). Nesta época distinguiram-se Lu-

cano, Pérsio, Juvenal, Marcial, Stácio, Valério Flaco entre os poetas; Veleio Patérculo, Tácito, Floro, Quinto Cúrcio, Suetônio, Justino, Valério Máximo, os dois Sênecas, os dois Plínios e Quintiliano entre os prosadores.

V) O quinto período ou época da decadência, se extende desde o reino dos Antoninos até uns anos depois da gueda do império (a. 476). Aulo Gélio, Petrônio, Apuleio, Amiano Marcelino, Sexto Pompeu, alguns Padres da Igreja, entre os quais Tertuliano, S. Ambrósio, S. Jerónimo, S. Agostínho, e alguns escritores cristãos Minúcio Felix, Latâncio, Símaco, Sulpício Severo, Paulo Orósio, Boécio e mais alguns pertencentes a esta época.

VI) A estes cinco períodos costumam alguns acrescentar um sexto que abrange os últimos esforços, que a língua latina sustentou contra a prevalência das línguas vulgares, até o momento em que cessou de ser língua falada.

#### VIII. - O LATIM LÍNGUA DOS SÁBIOS

509. — A língua latina teve poucos séculos de existência, refulgiu, porem, de tantas prerrogativas, especialmente no período do seu máximo esplendor, e foi tida em tanta honra entre todos os povos, que, embora cessasse de ser língua falada, continuou, contudo, a ser cultivada com muita dedicação e carinho especialmente pelos sábios, e entre as línguas mortas é a que mais foi estudada e mais conhecida em todo o mundo Teve a honra de se tornar a língua oficial da Igreja, como na idade média o fôra do Estado e das ciências, e, não obstantes todos os acontecimentos políticos, as invasões dos bárbaros e a confusão trazida no campo literário pela mistura de tantos idiomas diferentes, o estudo desta língua nunca foi obliterado ou interrompido.

Não somente a estudavam sacerdotes e magistrados, mas todo homem mediocramente culto. As escolas de latim que ficaram como sendo privilégio de Roma e das principais cidades do império, foram-se espalhando em todas as partes; nos palácios reais, nos episcopais, nos conventos, nos seminários os clássicos latinos foram sempre ciosamente guardados, estudados e admirados. O seu estudo foi sempre considerado como o fundamento de qualquer cultura nacional e como o melhor dos meios para desenvolver, elucidar e aguçar a inteligência dos jovens, para lhes fazer adquirir bom gosto e delicadeza de sentir, exatidão de pensamentos, força de concepção e franqueza na expressão. Nos clássicos latinos inspiram-se sempre e os estudaram não só os melhores escritores da nossa literatura portuguesa, como tambem quantos das outras nações quiseram adquirir renome nas letras.

# IX. — O LATIM EM NOSSOS DIAS

510. - Tambem hoje em dia o estudo da língua latina constitue um dos estudos principais das escolas clássicas, que se propõem uma nobre instrução, e não tanto porque se tornou a lingua dos sábios, e por isso necessária para o conhecimento das ciências mais sublimes: teologia, filosofia, jurisprudência, medicina, etc., mas tambem porque foi a língua de um povo glorioso na história pelos seus feitos, pelas conquistas, pelas suas colónias, pelas suas leis, pelas suas instituições espalhadas em quasi todo o mundo antigo. Mas não basta. Esta lingua teve parte preponderante na constituição de novos povos, de novas línguas, e sobretudo porque nas obras clássicas que nos restam dos seus escritores, homens de Estado, filósofos, legisladores, oradores e poetas, ela nos deixon um imenso tesouro de sabedoria e de arte e nos legou naqueles documentos da antiga sabedoria grandes ensinamentos para a vida, exemplos magnânimos de virtude e de fortaleza aptos a vivificar sentimentos nobres, a atear nos ânimos o amor da beleza e da verdade.

#### CAPITULO II

#### O LATIM BIBLICO

# 1. — A BÍBLIA E SUAS FORMAS LITERÁRIAS

511.—1) A Bíblia, na parte que se chama Antigo Testamento (1), é um dos maiores monumentos literários da antiguidade. Reflete, num modo complexo e elevado, o gênio, os costumes, as tradições do povo que, entre os povos de raça semítica, está em relações mais íntimas com a história e com o pensamento do Ocidente gregoromano; equivale a dizer do povo hebreu. Entre os povos semitas, não foram só os Hebreus os que produziram uma grande literatura: os Assírios, e os Árabes principalmente, foram não menos fecundos nas suas produções literárias; mas da literatura assíria conhecemos ainda pouco; e da árabe ficou-nos muitíssimo, mas o interesse que, em nós, ela suscita é, por razões étnicas e históricas, inferior ao que, em nós, produz a literatura hebraica (2).

2) — A produção literária dos Hebreus não chegou até nós na sua plena integridade; perderam-se várias partes, especialmente do gênero narrativo, e alguns cantos épicos populares, e.só nos restam os seus títulos, ocasionalmente mencionados nos livros

Jahré e não Jehevah, pronuncia inexata que tem centra si a ctimologia e os testemunhos antigos. Não é este o lugar para uma discussão em propósito e trazer os valiosos argumentos em favor da nossa proposição. Notamos, porem, de passagem, que esta é a opinião aceita em todas as escolas de crítica bíblica. Porque ficarmos com uma forma que não resiste á mesma crítica? Quebramos com uma tradição menos feliz e exacta. (Esta observação é nossa).

(2) A literatura assíria foi revelada pelas descobertas mais recentes, e é conhecida só em parte e em fragmentos. Compreendia o gênero histórico (inscrições históricas): a prosa didático-científica; o poema mitológico (enuma elish, espécie de teogonia; descida da deusa Istar aos inferos, etc.); o poema épico (epopéia de Gilgamesh, espécie de Hércules assírio); a poesia lírico-religiosa especialmente numa forma caraterística de composição que apresenta analogias intimas com o Salno da lírica hebraica (Salmos babilônicos). Particular relevo tem tambem a literatura jurídica assíria, da qual a inscrição descoberta em Susa em 1902, conhecida comumente com o nome de Código do rei Hammurabi (cerca de 2200 a. C.), oferece un importante documento.

A literatura árabe, muito mais recente, é menos variada nas suas formas. Nesta prevaleceu a lírica, a novelesea e a prosa histórica e científica. O período mais genuino é em parte anterior so Islamismo (desde as origens até o 750). A revolução religioso social de Maomé deu o Alcorão, livro sagrado dos Arabes; no período sucessivo, os Arabes herdaram a cultura dos povos subjugados, maxime dos Persas, e, nesta época (a partir dos Abássidas), a sua literatura é produção

grandemente eclética.

<sup>(1)</sup> A palavra Testamentum aquí significa lei, pacto, aliança. Os Hebreus chamavam Lei (hebr. Thora) aos 5 livros mosaicos (Pentateuco) e era esta a parte mais importante da bíblia hebraica. Por conseguinte a palavra Testamentum, como equivalente a Lei, referiu-se a toda a coleção hebraica e em seguida, foi, por analogia, atribuida à coleção christã (Novo Testamento). Para os Hebreus a Lei era o pacto como o testamento (testemunho) dado por Jahvé (Deus) ao seu povo (Israel, os Hebreus) de que lograriam a sua proteção e conseguiram a efetuação das suas grandes promessas de lutura grandeza.

da coleção bíblica chegada até nós (1). Esta coleção abrange obras de variado gênero, a composição da qual abraça cronologicamente um período de tempo longo e cheio das vicissitudes que acompanharam o surgir, o subir e o decair da nação hebraica. Neste período, que vai de uma época incerta e remota até o ano 300 a. Cr., o povo hebreu teve meios para desenvolver todas as suas faculdades criadoras, imprimindo fortemente os traços da sua fisionomia étnica e da sua missão política nas páginas em que vem descrevendo a si mesmo, ora com palavras do entusiasmo nacional, ora com a árida simplicidade duma crónica, ora com a elevada estrofe do hino lírico. Debaixo deste aspeto, o povo hebraico foi um dos mais favorecidos pelo complexo desenrolar-se das suas vicissitudes, as quais lhe deram ensejo de se provar em todas as formas de expressão literária, que eram mais especificamente consentâneas com o instinto de sua raça e com a indole de sua estética. Este povo, de lato, encontrou na própria evolução histórica:

a) um passado glorioso e maravilhoso digno de ser magni-

ficado pelo canto épico:

b) um presente borrascoso e cheio de tristes presságios, o qual favoreccu o aparecimento e o agigantar-se da poesia projética e apocaliptica, forma exclusiva da literatura hebraica;

c) um sentimento religioso tão vivo e uma profunda conciência da realidade transcedente, que inspiraram uma copiosa poesia lírica (Salmos) de valor altíssimo e de rara originalidade;

d) uma suficiente organização curial, que determinou o

desenvolvimento em vastas proporções da narração analista.

e) O regime teocrático, pelo qual a nação hebréia era morada sagrada (sanctuarium) de Jahvé, produziu uma série abundante de prescrições legalistas e rituais, que formam, esparsas cá e lá em vários núcleos nos primeiros cinco livros do Velho Testamento (Pentateuco Mosaico), um Código complexo onde se espelha toda a evolução civil e religioso-ritual da nação.

f) Finalmente, na própria índole, encontrou este povo recursos aptos para outras formas de expressão literária a saber: 1) uma fantasia não comum, que comprazendo-se preferivelmente em relações analógicas estético-transcendentais, criou o poema alegórico-simbólico; 2) um instinto notavel de reflexão, que auxiliou

o desenvolvimento da poesia gnômica.

5) — E óbvio portanto distinguir e classificar as formar desta literatura, e, por conseguinte, as obras e os nomes de autores

conhecidos que pertencem a cada uma destas formas.

a) Poesia épica. A literatura hebraica possue um fundo de elementos épicos, que remontam às primeiras fases da civilização e às mais remotas memórias históricas deste povo. Estes elementos representam, sem dúvida, as tradições que, aparecidas e alimentadas

<sup>(1)</sup> São citados no Antigo Testamento, entre outros, o Livro das guerras do Senhor , talvez uma coleção de carmes guerreiros, e o Livro dos Justos , que contem talvez as empresas heroicas de personagens e chefes antigos.

nos primeiros tempos, subsistiram através das gerações e foram, a seu tempo, recolhidas e conservadas com solicitude, como uma herança preciosa. Estes elementos épicos não formam um todo contínuo; estão disseminados nos diversos Livros de carater narrativo, mormente nos que se relacionam com as vicissitudes mais vetustas da nação, com as suas lutas sustentadas contras as tribus semíticas contíguas, com as suas primeiras conquistas. Assim, para trazer um exemplo dos menos antigos, depois da narração do assédio e libertação duma cidade da Palestina (1) (Betúlia), refere-se um cântico popular, no qual se relata o fato com as cores e com entusiasmo do recordo épico. Elementos de colorido épico estão, igualmente, disseminados na exposição das primeiras vicissitudes da humanidade (Livro do Gênesis); da imigração dos Hebreus na Síria Meridional, por exemplo, o cântico de Moisés (Êxodo): das lutas das tribus entre si, por exemplo, o Cântico de Debora (Juizes); na história dos feitos de Saul, de Jônatas, de Daví (Livro I e II de Samuel),

b) Poesia profético-apocalíptica. Quando, após o apogeu político do reino de Daví, a pequena monarquia hebraica dividida e discorde, foi rapidamente declinando, o presságio duma invasão assíria ou egípcia, que absorvesse a sua minúscula autonomia, suscitou muitos · Videntes » (em hebraico nebi'jim), patriotas cultos e ferventes que contrariaram a política dos reis sucessores de Daví, faceis às alianças comprometedoras e às rendições humilhantes, no inevitavel equilíbrio político que se impunha à nação, oprimida como estava pelos poderosos monarcas do setentrião e do meio-dia. Eram estes videntes inspirados por Jahvé e eram poetas robustos, duma fantasia ardente e duma palavra vibrante e fascinadora. Sustentadores solícitos da religião mosaica, dirigiam habitualmente a palavra ao povo, reprovando-lhe rijamente a tendência para os cultos idolátricos estrangeiros. As mais das vezes, os seus discursos são poéticos no só no assunto, mas tambem na estrutura; tem a forma de visão, na qual fala o vidente em nome de Jahvé, de quem refere as palavras, exprobando ao povo as suas prevaricações, e predizendo-lhe as futuras invasões inimigas as desventuras iminentes para a pátria, a perda da liberdade e a remota, mas certa restauração por um Messias conquistador. Esta espera do Messias, nos Profetas maiores, como Isaias, se cobre duma cor espiritual bastante viva, fazendo descortinarem-se os motivos fundamentais dum reino messiânico, estabelecido sobre uma renovação, mais moral e íntima que não exterior e política; nisto precisamente é que está a maior elevação dos cantos de Isaias. Na poesia des-

<sup>(</sup>I) O país para onde imigraram os Hebreus, seguindo das primitivas sedes o rumo do sul, consistia no vale ridente ao longo do Jordão, desde as ramificações do Líbano e Antelíbano até o mar Morto e o deserto. Nesta parte, que se extende especialmente para o ocidente do rio sagrado, alternam-se colinas e planuras; então duma fertilidade e duma beleza proverbial, verdadeiros jardins, hoje reduzidos a míseras condições.

tes videntes, a palavra é excitada e comovida, e conserva o colorido poético, nítido e fulgente; a sua linguagem conserva a impressão viva dos fatos interiores e espirituais, que suscitaram neles, juntamente com o conhecimento sólido duma missão divina, tambem uma fortíssima comoção estética. Destes videntes um, e um dos maiores, Jeremias, presenciou a destruição extrema de Jerusalem, a cidade santa de Jahvé, e do seu templo, destruição já por ele pressentida e anunciada; e por sobre os escombros da pátria, erguia, ele mesmo, em nome de Israel um sublime grito de dor (Trenos ou Lamentações de Jeremias). Não eram só as calamidades do povo que os profetas narravam, mas tambem, muitas vezes, voltando-se para os inimigos que vinham invadindo ameaçadores, prediziam a colossos políticos, como Nínive e Babilônia, a sua queda por obra do Onipotente, que teria emfim, olhado Israel com olhos compassivos. O gênero profético é geralmente lírico; não lhe faltam, porem, longos frechos intercalados de prosa narrativa ou preceptivo-gnômica. Grande é a importância dos videntes na história do povo de Israel, porque despertando-lhe a fé na restauração messiânica, cooperavam muitissimo para que se mantivesse nele aquela conciência étnica sem a qual, cessada a autonomia política, estaucar-se-iam as fontes da produção literária.

Os profetas mais recentes deram aos seus discursos a forma particular de apocalipse : (revelação), a qual apresenta caracteres um pouco distintos da poesia dos grandes videntes mais antigos. Na linguagem apocalíptica prevalece o simbolismo que domina todo o tecido das visões, é uma produção de menor preço poético e de mais árdua interpretação (parte de Ezequiel; Daniel, apocalipse

de S. Toão (1).

c) À LÍRICA HEBRAICA é dum gênero perfeitamente diverso da poesia profética, com a qual tem, todavia, um fundo comum de inspiração. Tinham os Hebreus uma forma de canto lírico (salmo, em hebraica mizmór), que se assemelha à ode mélica dos Gregos antigos, quanto à estrutura exterior (2). O salmo consta de versos e estrofes; era em ritmo acentuado, composto para o canto e de assunto especialmente religioso. Antes que, nas práticas liturgicas do templo e das Sinagogas, se usasse essa poesia lívica, ela foi a expressão pessoal do entusiasmo místico, inspirado pela convicção de que Jahvé estava continuamente ao lado da sua nação predileta, do seu rei e de todo indivíduo em particular, tutelando-lhes a sorte, aliviando e aplanando-lhes as misérias, acorrendo às suas necessidades e desendendo-os dos inimigos. A uniformidade que predomina a lírica faz que se torne, às vezes, um tanto monótona e, no complexo, menos vigorosa que a poesia profética; mas tambem ela, não raras

<sup>(1)</sup> O simbolismo apocalíptico tem, pois, uma larga aplicação no grapo de escritos que pertencem à literatura judaico-helénica e que não fazem parte da coleção bíblica, isto é, dos chamados apócrifos.

(2) A coleção dos salmos (150) é pela antiga tradição atribuida ao rei

vezes, se eleva às culminâncias das maiores e mais elevadas inspirações. Embora se conserve constantemente nos tons da efusão místico-religiosa, tem em si motivos e passagens diversas que lhe dão bastante variedade de movimento e de feições. Assim o salmo ora é uma invocação a Jahvé; ora lhe engrandece o poder, descrevendo a traços semificamente incisivos as maravilhas do universo; ora, emfim, decanta alegoricamente a futura glória de Israel por obra do Messias; algumas vezes ainda, o poeta dos salmos entrega-se a uma série de exclamações exortativas, o que se aproxima do gênero gnômico.

d) A POESIA GNÔMICA teve grande desenvolvimento entre os Hebreus. Reflete uma parte notavel do carater semítico, amante de aforismo e de anedota. Várias coleções gnômicas (Provérbios de Salomão; Sabedoria; Eclesiastes; Livro de Jesu filii Sirach, chegaram a nós na coleção bíblica do Antigo Testamento e oferecem num vasto complexo todo o corpus gnômico que foi patrimônio do povo hebreu. Esta literatura se refere aos deveres para com o Senhor (prática da « Lei » e dos preceitos rituais, veneração, etc.); os deveres recíprocos (hospitalidade, justiça distributiva, beneficência); as virtudes morais (prudência, temperança, piedade, etc.);

c) Um gênero especificamente hebraico é o POEMA ALE-GÓRICO, de matéria variada e de vastas proporções, algumas vezes repleto de vivíssima poesia lírica ou informado dos traços mais solenes da epopéia. Duas grandes amostras deste gênero estão compreendidas na coleção bíblica: o Canto dos Cânticos, de graciosa inspiração pastoril; e o Livro de Jó, potente e vasta concepção poética, que, por vezes, assume os ares dum trágico cheio de paixão profunda; algumas partes deste poema têm qualidades tais que o

levam ao nivel das maiores obras-primas de toda literatura.

f) Ao gênero narrativo pertencem as formas de prosa. Longos trechos de NARRAÇÃO HISTÓRICA acham-se nos cinco Livros mosaicos (Pentateuco ou « Lei », em hebraico — thorah) e em outros Livros afins pelo conteudo (Juizes, Josué), e nos Livros mais recentes de Esdras e dos Macabeus. Particular menção merece o Gênero analístico, de que se compõem, na maior parte, os Livros dos Reis (2 Livros de Semuel e 2 des Reis) e os Livros chamados Paralipómenos ou Crónicas: este gênero proveio aos Hebreus do uso de registrar em livros apropriados os principais acontecimentos de todo século e de todo reinante. Os pequenos monarcas de Israel e de Judá (1) tinham os seus historiógrafos de ofício e de corte. Enquanto os antigos reis assírios e os posteriores Aquemênidas gravavam as suas pomposas inscrições históricas nas rochas e nos templos, para perpetuar os próprios feitos, os reis hebreus confiavam aos seus cronistas o encargo de redigir os anais do seu governo.

<sup>(1)</sup> À morte de Salomão, filho e sucessor de Daví (cerca de 950 a. C.) o reino hebraico dividiu-se em duas partes uma ao norte, tendo por capital Samaria (reino de Israel), e outra ao sul, tendo por capital Jerusalem (reino de Judá). Os descendentes de Daví reinavam em Jerusalem.

Assim foi que nos fizeram chegar a crónica do período que vai da morte de Salomão até à destruição de Jerusalem e ao exílio babilônico, quasi quatrocentos anos de existência política duma nação, cuja história tanto se entretece com a de outros povos e reinos, dos quais não ha muitas notícias procedentes de outras fontes. Esta analística hebraica é árida, concisa e monótona, tão só entremeada, cá e lá de alguns trechos épico-líricos, quando fala de Saul, Jônatas e Daví (Livro de Samuel), e de algum episódio encantador de sabor idílico, quando descreve a história de alguns profetas taumaturgos (Elias, Eliseu, I e II dos Reis).

g) O corpo dos PRECEITOS LEGAIS E RITUAIS dos Hebreus está contido especialmente nos Livros intitulados Exodo (em parte,) Levítico, Números, Deuteronômio. É uma exposição pormenorizada e codificada em varios núcleos, de todas as regras desociedade efunda-se no princípio que Jahvé era o chefe supremo da nação (teocracia) e que o rei, os profetas, os capitães, os sacerdotes e os magnates, não eram senão mensageiros e ministros debaixo de sua ordem. Por isso a maioria dos preceitos tem por fim o culto que se deve praticar no Templo; os ritos que aos sacerdotes compete observar, os sacrificios obrigatórios ou voluntários, as observâncias sabáticas, os impostos cultuais, etc. Os preceitos civís aliam-se intimamente aos religiosos em virtude do princípio teocrático aludido; por conseguinte o sacerdote participa do poder judiciário e executivo. Esta literatura legalista tem importância exclusivamente histórica.

h) Deve-se finalmente fazer alusão a algumas formas narrativas menores que se nos deparam na coleção bíblica do Antigo Testamento e que, pela forma exterior, têm alguma semelhança com o nosso gênero novelesco (Livro de Ester; Livro de Rute; Livro de Tobias) e que, embora narrando fatos e circunstâncias reais, têm da novela a desenvoltura de movimento, o frescor do colorido e

a variedade graciosa de contornos.

PROSPECTO DOS LIVROS DO ANTIGO TESTAMENTO CLASSIFICADOS CONFORME O GÊNERO LITERÁRIO A QUE PERTENCEM.

# GÊNERO NARRATIVO

Estes livros contem tam-Livro do Gênesis HISTÓRIA (com e-) do Exodo dos Números (genca-) bem grande parte dos preceitos legalistas, lementos de en-> gias) cujo corpus se comtoação épica). de Josué pleta com o Levítico e dos Juizes o do livro do Deuteronômio (segunda lei)

<sup>2</sup> livros de Esdras de indole cronológica, posteriores ao exilio 2 livros dos Macabeus { babilônico.

(2 livros de Samuel (Vulgata, I e II dos Reis) ANALÍSTICA 2 » dos Reis (Vulgata, III e IV dos Reis) 2 » dos Paralipómenos ou Crónicas)

Livro de Ester FORMAS NARRATIVAS MENORES

4 Profetas Maiores (Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel). 12 PROFETAS MENORES (Oséias, Joel, Amos, Abdias, Miquéias, Jonas, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias)

#### GÉNERO LÍRICO

SALMOS DAVÍDICOS

# GÉNERO ALEGÓRICO-SIMBÓLICO

CANTICO DOS CANTICOS POEMA DE 16

# GÉNERO GNÔMICO

PROVÉRBIOS SABEDORIA ECLESIASTES ECLESIÁSTICO

4) — Uma outra parte da Bíblia é de feitura e de origem mais recente e de seição não exclusivamente semítica. É a que se chama Nopo Testamento e contem:

a) a vida e os discursos de Jesús, expostos por quatro

narradores diversos:

b) as vicissitudes dos primeiros discípulos de Jesús (Apóstolos):

c) um certo número de Epístolas (21) que, nos princiros anos da história cristã, se trocaram entre as comunidades dos que aderiam à nova fé:

d) um livro de índole e conteudo profético-apocalíptico (Apocalipse de João), que descreve simbolicamente a perseguição de Roma contra os sequazes de Jesús (Igreja christã, do grego

έχχλησία, reunião).

Os livros que contem a vida e os discursos de Jesús chamamse Evangelhos (do grego εὐαγγέλιον boa nova, feliz anúncio). O livro que narra os primeiros feitos dos apóstolos (especialmente de S. Paulo), intitula-se Alos dos Apóstolos. As cartas do grupo espistolar que seguem o livro dos Atos recebem o nome o o título da comunidade ou da pessoa privada a que se dirigiam, p. ex.: Carta de S.

Paulo aos Romanos, Carlas a Timóleo, etc.

5) — Os autores dos livros do Antigo Testamento não são todos conhecidos, enquanto do Novo Testamento o são. Assim os quatro Evangelhos foram escritos: o primeiro, por Mateus (apóstolo; o segundo, por Marcos (discípulo do apóstolo Pedro); o terceiro, por Lucas (discípulo e companheiro de viagens do apóstolo Paulo); e o quarto, por João (apóstolo) (1). Os Atos dos Apostolos foram escritos por Lucas, autor do terceiro Evangelho; as Epístolas são, na maior parte, obras de Paulo (catorze, se bem que um antigo autor não lhe atribuisse a endereçada « aos Hebreus »); duas de Pedro; três de João; uma de Tiago e uma de Judas, ambos apóstolos; o Apocalipse (Revelação) é, por tradição comum, referido a João.

6) — Os livros do Novo Testamento, com exceção do Apocalipse de João, são de indole exclusivamente narrativa, exortatitivo-preceptiva e didascálica; pertencem às seguintes formas literárias:

a) Histórica (Evangelhos, Atos dos Apóstolos);

b) Epistolar (Cartas):

c) Profético-apocalíptica (Apocalipse de João).

7) — Formas poéticas propriamente ditas não aparecem no Novo Testamento.

A Poesia dos Evangelhos, tão simples e tão profunda, aquela fascinação que suas páginas tem sempre exercitado não só nas mentes cultas mas tambem parvas, procedem não da grandeza de concepção e finura de linguagem, mas tão só da novidade e sublimidade da moral, em confronto com a ingenuidade primitiva da

exposição. O Evangelho, como todos os livros que não estão na literatura, mas sim na vida, tem em si o segredo duma poesia sem precedentes e inegualavel. Nos Evangelhos, particular atrativo tem o uso semítico de representar plasticamente a substância dum preceito moral positivo ou negativo mediante uma ou mais e parábolas e contos breves e vivos de acontecimentos fictícios, não, porem, fora

da realidade, antes, tirados geralmente do ambiente e das usanças contemporâneas.

8) — O Antigo Testamento é de origem semítica e foi redigido quasi totalmente em língua hebraica, mais ou menos pura conforme a idade de cada uma das partes, enquanto o Novo Testamente foi, na sua forma originária, redigido em grego; não no grego clássico literário, mas no grego vernáculo do século 1 da era vulgar. O tipo dialetal mais alim à língua grega do Novo Testamento é-nos fornecido pelos numerosos documentos descobertos ultima-

mente nos papiros egípcios.

<sup>(1)</sup> Os três primeiros Evangelhos, a saber, os de Mateus, Marcos e Lucas, chamam-se Evangelhos sinópticos pela alinidade de conteudo e de procedimento que neles se manifesta. O Evangelho de João tem diferenças notaveis na feição geral, na disposição dos fatos e no estilo da narração. Este costuma-se designar com o título de quarto Evangelho.

# 2. — A Bíblia vulgata E os seus principais caracteres linguísticos

512.—1) — Quando os Hebreus se dispersaram pelas várias partes do mundo helênico-romano, sentiram necessidade de verter para o grego o Antigo Testamento; e essa tradução se fez no maior centro de cultura helênica, em Alexandria, sob os auspícios dos Tolomeus. Alí os Hebreus constituiam um núcleo fortíssimo e religiosamente bem organizado; por isso, a versão que alí se empreendeu, no curso do terceiro século, para uso da litúrgia das sinagogas, recebeu o nome de Versão Alexandrina (1). No entanto o Novo Testamento saía num idioma bastante afim ao grego; e a difusão do Cristianismo, que relacionava histórica e espiritualmente as suas origens com a Revelação que se continha na Bíblia hebraico-alexandrina, fez que as duas coleções, antiga e nova, formassem um único

complexo: a Bíblia cristã.

2) - Esta Bíblia cristã difundiu-se com o Cristianismo em todos os paises do Ocidente romano, onde o grego ou não era conhecido ou o era muito pouco, como na Gália, na Espanha e na Bretanha; por isso, bem depressa (já no correr do século II da era vulgar), apareceram numerosas traduções parciais latinas, mais ou menos extensas, e provavelmente, nalgum centro (p. ex. na África Romana), se elaborou, nos primeiros três séculos, uma versão latina de quasi toda a Bíblia grega (2). Estas várias versões em latim arcaico vieram-nos só por fragmentos notaveis separados e pelas numerosissimas citações dos escritores cristãos latinos anteriores ao século IV. Mas não se deve confundí-las com a atual Bíblia latina chamada Vulgata, que é do fim do século IV e foi obra de S. Jerónimo (3). Este personagem, que a tal empresa dedicou quasi a vida toda, o seu engenho grande e poderoso, a sua erudição vastíssima, propôs-se dar uma tradução latina, fiel quanto possivel, do texto oficial que corria pelas mãos dos Hebreus do século IV (o atual texto hebraico foi fixado mais tarde pelos Rabinos). Com esse intuito, trasladou-se de Roma à Palestina, onde aprendeu, de viva voz, o hebraico, e

(1) Chama-se também Versão dos setenta (comumente: LXX) intérpretes, pois, segundo uma tradição, fora este justamente o número dos tradutores.

(5) Dentre as várias versões, prejeronimianas foi muito difundida, no século III e IV, a que S. Agostinho designou com o nome de Italo, provavelmente feita pela comunidade crista de Roma e usada pela cristandade antiga da Itália. Sobre esta versão, o mesmo S. Agostinho proferiu um juizo breve e sintético (de doctrina christiana, 11, 16); in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praefera-

<sup>(2)</sup> Em Roma e nos principais centros da África Romana, conhecia-se universalmente e falava-se o grego juntamente com o latim; mas o vulgo, ao qual chegava a nova do Evangelho, dificilmente participava dessa cultura bilingue; não entendia senão o próprio idioma valgar, a linguagem dos seus humildes ministérios e da sua vida cotidiana. Para esses incultos fazia-se mistos do grego para o latim itálico e provincial; e tal era a urgência, que não só nos paises exclusivamente latinos, mas tambem nas cidades grego-latinas e em vivo contato com o helenismo, como Cartage, já existia elaborada, no fim do século II, parte da Bíblia latina e era amplamente usada na didascalia cotidiana das comunidades cristãs.

assim refez a maior parte do Antigo Testamento (1). No Novo corrigiu apenas as antigas versões latinas, afim de as polir e assim torná-las menos desagradaveis aos ouvidos enfastiados dos retóricos e dos doutos cristãos. De fato este foi o fim que se propôs S. Jerónimo na sua tradução: de apresentar a Bíblia num latim mais polido e

menos tosco que o das versões.

5) - O latim destas versões não era o literário, mas o vulgar, sermo vulgaris, plebeius, cotidianus, rusticus, dos quais nos dão notícias copiosas os escritores latinos, como Varrão (De língua latina, VIII), Cícero (Fam, I, 1; II, 11 etc.), Quintiliano (I, 5, 10), Sêneca e outros (2). Os caracteres deste idioma patenteiam-se muito numa passagem dum autor cristão do começo do século IV, Arnóbio: « Quid officit, o quaeso... utrumne quid grave an hirsuta cum asperitate promatur, inflectatur quod acui, an acuatur quod oportebat inflecti? aut qui minus id quod dicitur verum est si in numero pecetur, aut casu, praepositione, participio, conjunctione? (Adversus Gentes, I, 15) ». Tambem S. Agostinho proclama a necessidade de expor a catequese crista e a Bíblia na linguagem mais acessivel ao povo: « Plerumque loquendi consuetudo vulgaris utilior est significandis rebus quam integritas litterata » (de dotrina christiana, III, 3); e noutro lugar: « vulgi autem more sic dicitur (verbum) ut ambiguitas obscuriasque vitetur; non sic dicatur ut a doctis, sed potius ut ab indoctis dici solet. Si enim non piguit, dicere interpretes (3) nostros (Psal. 15. 4); Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus » quoniam senserunt ad rem pertinere ut eo loco pluraliter enuntiaretur hoc nomen quod in latina lingua tantummodo singulariter dicitur, cur pietatis doctorem pigeat imperitis loquentem, ossum potius quam os (Psal. 158, 15) dicere? »

4) — Contudo a linguagem das versões latinas prejeronimianas afastava-se da jíria cotidiana pelo colorido semítico que o grego alexandrino conservava em muitos pontos e, por conseguinte, tambem o latim da tradução feita sobre o texto grego. Portanto,

(2) Chamava-se tambem língua vulgata, donde veio o nome de vulgata dado à tradução latina da Bíblia. Portanto esta denominação compete mais diretamente aos textos prejeronimianos. Com efeito, S. Jerónimo cita com o nome de culgata (culgaris, communis) editio, os textos antigos latinos e, às vezes, tambem o texto grego. Ao depois, esta designação passou por analogia para a versão jero-

<sup>(1)</sup> O trabalho de tradução e correção executado por S. Jerónimo abraça três períodos: no ano 383, por encargo do pontífice S. Dâmaso, reviu e corrigin a versão latina do Saltério (assim se chama o livro dos salmos com respeito ao seu uso litúrgico), dos Evangelhos e dos outros livros do Novo Testamento. No ano seguinte (384), depois da morte do papa Dâmaso S. Jerónimo deixou Roma e seguin rumo do Oriente. Chegado a Cesarcia, alí permaneceu e efetuou, naqueia celebre Biblioteca, acurada revisão dos livros do Antigo Testamento, fundando-se no texto grego dos Hexaplos (Bíblia em seis línguas) de Orígenes. Daí, tendo ido à Palestina e aprendido a lingua hebraica, pelo ano 390, meteu mãos à versão do hebraico para o latim de todos os livros do Antigo Testamento, à execção de alguns que são: Sabedoria, Baruc, Eclesiástico, I e II dos Macabeus, dos quais se limitou provavelmente a retocar o antigo texto latino.

<sup>(3)</sup> Isto é, os tradutores anónimos latinos prejeronimianos.

muitas vezes, ao giro de frase e ao vocábulo se mesclava tambem, cá e acolá, a construção de cunho hebraico; alem disso, a conexão paratática, por si mesma tão comum, em maior ou menor escala, a todo idioma vulgar, resultava certamente mais acentuada pela dependência, indireta, mas palpavel, de um texto semítico, no qual a parátaxis é o carater dominante. Estas circunstâncias davam ao

latim da Bíblia prejeronimiana uma fisionomia toda própria.

5) - S. Jerónimo procurou ainda afinar o latim bíblico, mas, neste trabalho, não foi alem de certos limites assaz restritos. E bem errados andariamos se supusessemos que este grande gênio se deixasse iludir pensando de nos dar uma Bíblia na linguagem de Cícero ou de Sêneca. Muito bem conhecia o hebraico e, no seu contínuo trabalho de crítica textual, penetrara bem a fundo a vitalidade estilística e o ambiente de idéias de que regorgitava a linguagem bíblica nas suas várias épocas. E, como Tertuliano, S. Cipriano, Arnóbio e S. Agostinho, tambem ele via a necessidade de se conservar no nivel da mentalidade popular, pois a nova do Evangelho não era um privilégio de raça ou de academia, mas herança comum e vastíssima de povos e patrimônio de toda idade e toda cultura. Por isso é que a Bíblia latina vulgata jeronimiana tem no seu complexo quasi os mesmos caracteres e a mesma fisionomia linguística dos textos prejeronimianos, embora se tenham eliminado muitos dos mais crassos barbarismos e solecismos, onde era possível, sem prejudicar a clareza, a fidelidade de interpretação e, especialmente. a popularidade.

6) — Uma exposição metódica, se não completa, das propriedades léxicas, morfológicas e sintáticas da Vulgata latina não é possível nem oportuna nesta breve notícia. Apraz, todavia, apontar um número de formas e fenómenos gramaticais caraterísticos, bastante, ao menos para dar um conceito aproximativo desse latim, mandando para ulteriores conhecimentos a trabalhos mais extensos(1).

7) — Quanto ao fundo léxico, o latim da Vulgata, como o sermo vulgaris, abunda em formas mais cheias e sonoras, preferindo nos substantivos e adjetivos sufixos como -mento, -monio, -ario, -orio, -bili, e semelhantes, em lugar de outros usados na linguagem literária. O substantivo vem amiude plasmado sobre o verbo, ou vice-versa. Nos verbos é comum o uso de preposições sós ou tambem aglutinadas, sem, contudo, modificar o significado do verbo. Elucidaremos, com alguns exemplos, o que acabamos de dizer:

# a) Substantivos:

em -mentum.

adjuramentum — aeramentum — assumentum (satura: nos textos prejeronimianos tambem: insumentum) — deliramentum

<sup>(1)</sup> Alem dos trabalhos estrangeiros mais conhecidos (Ronsch, Burktt, Kaulen), indicamos o trabalho do Dr. Dalpane, revisto por Felice Ramorino; «Nuovo lessico della Bibbia Volgata com osservazioni mosfologiche e sintatiche. Florença, Livraria Editora Florentina, 1911.

- figmentum - inquinamentum - involumentum - juramentum -. operimentum - tutamentum etc.

em -men.

cogitamen - genimen -- linteamen -- spiramen -- vitu-

lamen (rebanho), boiada, Sabed. IV, 3).

S. Jerónimo climinou quasi todos estas formas; nos fragmentos prejeronimianos encontram-se: novamen (frequentíssimo em Tertuliano) — nullificamen — ostentamen — pinguamen — ebriamen - generamen - sputamen.

em -monia, -monium, -ium, -eum.

alimonia -- gaudimonium -- capitium (collar; Jó XXX 18) — cremium (sarmentos secos para arder, Ps. CI, 4) sanctificium — calcaneum — cellarium — cucumerarium — pulmentarium — improperium — refrigerium — exceptorium (tanque, Eccles. XXXIX, 22) emenctorium — propitiatorium — reclinatorium etc.

em -culum, -bulum.

habitaculum — offendiculum — pinnaculum — signaculum — spiraculum — fundibulum.

em -ura.

apertura - capillatura - creatura - fixura - incastratura — ligatura — paratura — praedatura — pressura — rasura - tornatura - tortura.

em cla.

loquela - medela. - Nos textos prejeronimianos encontrase monela, suadela.

em -nlia.

concupiscentia - extol entia - fraudulentia - honorilicentia - sufficientia.

em -tas.

longiturnitas - nimietas - nugacitas - otiositas -possibilitas — praeclaritas sospitas — speciositas — supervacuitas — reli-

em -tor, -sor, -trix.

acceptor - adnuntiator - adorator - ascensor - belligerator - clusor - communicator -- donator -- exterminator - inventor - salvator - apostatrix - adversatrix - doctrix - proem -do, -go.

disertitudo — grossitudo — habitudo — nigredo — pigredo — rectitudo — putredo — tabitudo — aurugo — alburgo — similago etc.

em -io.

abbreviatio — absconsio — abominatio — acquisitio — adapertio — adinventio — compunctio — confractio—corrogatio — coruscatio etc.

em -a.

extensa (extensio) — catta (gato, Baruch, VI, 21), calvaria — refuga — polenta — torta — sporta etc.

em -us.

carrus — grossus — qualus — binatus — ducatus etc.
São frequentes as formas diminutivas, por exemplo: humerulus — leunculus — linteolum — mergulus — auricula — casula — catenula — domuncula — mansiuncula — sorbifiuncula — buccella — areola — geniculum etc.

São frequentes os adjetivos substantivados, p. ex.: infernus — salutaris (salvator) — vernum — subjugale — salutare (salus) — spiritale — arida — ficulnea — natatoria — pascua — altilia etc.

#### b) Adjectivos:

O sufixo -bili (-ili) é característico pelo grande número de adjetivos que forma. Não apresentamos exemplos porque facilmente se encontram em qualquer página do texto. Outros sufixos se encontram com certa frequência, por ex.:

Sufixos -ario, -orio.

avietarius - armentarius - auricularius -- scenofactorius -- deprecatorius etc.

#### c) Advérbio:

Nos advérbios é mais frequente a forma com o sufixo em ler, por exemplo: fiducialiter — duriter — jugiter — mendaciter — sinceriter — indesinenter etc.

#### d) Verbo:

São frequentes as formações verbuis derivadas de substantivos, adjetivos e advérbios, por ex.: aeruginare — buccinare — sagittare — sponsare — sublimare — vivificare etc.

Na Vulgata jeronimiana, porem, foram quasi todas eliminadas; as mais características se encontram nos textos prejeronimianos

Como acima notamos, alem do abuso das preposições em composição com o verbo, o latim vulgar apresenta formas compostas com duas preposições, por exemplo, na vulgata encontrain-se as seguintes formas: adimplere - adincrescere - adinvenire - coadunare - condelectari - conresuscitare - insufflare - pertransire -

superinduere - superelevare - subinferre etc.

8) - Na Flexão apresentavam muitas e graves anomalias os textos prejeronimianos, em cujos fragmentos (chegados até nós), não raro se nos antolha a mudança de gênero, de declinação, de número, e, no verbo, semelhantes irregularidades de conjugação. Na Vulgata jeronimiana, estes idiotismos do sermo vulgaris, que mais sobressaiam, foram elididos; de modo que, sob este aspeto, a Vulgata aparece suficientemente correta e polida. Nisto pode S. Jerónimo exercitar um rigor bem maior que no substituir os vocábulos, porque, enquanto o elemento léxico não podia, às vezes, mudar ou alterar-se sem dano para o significado, as anomalias de flexão podiam muito bem ser corrigidas sem que a expressão sofresse alguma perda ou mundança de valor (1).

9) - No texto jeronimiano encontram-se ainda helenismos característicos, que bem se podiam substituir por termos latinos. S. Jerónimo eliminou um certo número de palavras gregas dos textos latinos preexistentes, mas não tratou de substituí-los todos. Na Vulgata, alem dos grecismos mais comuns, como: chaos - propheta - prophetissa - pythonissa - plasmare etc., ocorrem: aporiari collyride - stibinus - apostatare - cataplasmare - ut quid (cur; em grego "va ti) - agonia - brabium - grabatus - herodius etc.

Quanto aos hebraismos, excetuando os nomes próprios de pessoas ou de lugar, os termos hebraicos existentes na Vulgata reduzem-se a: geenna — sicera — amen — halleluia — hosanna racha -- chodchod (espécie de pedra preciosa, Ezequ., XXVI, 16); nem eram mais numerosos nas versões latinas prejeronimianas.

Os outros hebraismos pertencem todos à sintaxe.

10) - Finalmente, com respeito à sintaxe, devem-se relevar dois fenómenos que caracterizam, pela frequência, o elóquio da Vulgata latina. Tais são: 1. a conexão paratática em vez da coordenação hipotática. A língua hebraica é desprovida de organização lógica nas partes do período, cujos membros se juxtapõem com o tenuissimo nexo da conjunção simples. Este carater fundamental, refletindo-se na língua latina, dá-lhe uma fisionomia própria e muito notavel, que contrasta violentamente com a índole nativa da língua romana, essencialmente dominada pela subordinação hipotática. O período latino não existe mais na linguagem da Vulgata; e isso não se deve atribuir so ao carater popular, mas tambem, e em modo

<sup>(1)</sup> Note-se que os nomes hebraicos da Vulgata latina são, às mais das vezes, indeclinaveis.

especial, ao influxo do texto hebraico. Justamente por este motivo, a parátaxis, no nosso caso, torna, muitas vezes, dificil a intelecção do texto, porque as relações e os nexos entre uma e outra série de pensamentos não se tornam evidentes com a subordinação sintática: com uma simples conjunção, passa-se sem preparação e de chofre duma ordem de idéias para outra inteiramente oposta. Mas tal procedimento de juxtaposição não depende só da simplicidade da sintaxe hebraica: deriva tambem dum carater estético próprio desta língua, que, mormente no estilo poético, não cura das passagens intermédias e salta rapidamente para pensamentos de feição contrária, a relação dos quais mui vagamente se percebe ou antes se vê, em força da comoção estética suscitada pela robustez da poesia. Outro fato sintático, notadamente popular, é o uso da conjunção quod (quia, quoniam) para a proposição dependente no discurso indireto, em ugar da construção com o infinito. E nisto, alem da tendência vulgar, pode ter influido também o testo grego, em cuja sintaxe é comum esta construção e os exemplos de tal tenomeno são inúmeros. Digna de menção especial é a desconexão vulgar (anacoluto) em virtude da qual as partes do período carecem de nexo, não por parátaxis, mas porque inadvertidamente, conforme a índole do linguajar vernáculo, se passa duma construção para outra, no curso da mesma proposição ou do mesmo período. Há exemplos típicos como este: « Aut quis ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei? (Math., VII, 9) ».

## CALENDÁRIO ROMANO

Ī

- 513.—O ano romano originariamente começava com Março, denominação tirada de Marte, deus da guerra, pai e protetor dos Romanos. Osé meses chamavam-se: Martius, Aprilis, Majus, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Januarius, Februarius. Os nomes dos quatro primeiros meses originavam-se de divindades e de festas especiais, os outros do lugar que ocupavam na série: Quintilis, o quinto mês, October, o oitavo, etc. Quintilis foi depois chamado Julius em honra de Júlio Cesar; Sextilis, Augustus em honra de Otávio-Augusto.
- 514. Os latinos não contavam os dias dos meses como nós numa séric contínua desde o primeiro dia até o fim; mas tinham três datas fixas com nome próprio, das quais, com cálculo regressivo, tiravam a designação dos outros dias.

As datas fixas eram:

- a) Kalendae, no primeiro dia de cada mês.
- b) Nonne no dia 5; no dia 7 nos meses de Março, Maio, Julho, Oulubro.
- c) Idus ; no dia 13; ( no dia 15 nos meses de Março, Maio, Julho, Oulubro.
- 515. Para indicar o dia que precede cada uma destas datas fixas usa-se pridie com o acusativo da data fixa, p. ex.:

Kalendis Januariis = 1 de Janeiro.
Pridie Kalendas Januarias = 31 de Dezembro.
Nonis Januariis = 5 de Janeiro.
Pridie Nonas Januarias = 1 de Janeiro.
Idibus Januariis = 13 de Janeiro.
Pridie Idus Januarias = 12 de Janeiro.

- 4. Os dias compreendidos entre as calendas e as nonas determinavam-se contando para trás, a partir das nonas, incluindo no cálculo o ponto da partida e o de chegada (terminus a quo e terminus ad quem). Por exemplo:
- 3 de Janeiro: As nonas caem no dia 5; portanto o dia 3 é o terceiro antes das nonas: die tertio ante nonas Januarias ou, subentendendo-se die ante: tertio nonas Januarias.
- 4 de Outubro: As nonas caem no dia 7; portanto o dia 4 é o quarto antes das nonas: die quarto ante nonas Octobres ou quarto nonas Octobres.

Do mesmo modo indicam-se os dias compreendidos entre as nonas e os idos; entre os idos e as calendas sucessivas. Por exemplo:

9 de Janeiro: Os idos caem no dia 13; portanto o dia 9 é o quinto antes dos idos de Janeiro: die quinto ante idus Januarias ou quinto idus Januarias.

- 19 de Junho: As calendas sucessivas caem no primeiro de Julho; portanto 19 de Junho é o décimo terceiro dia antes das calendas de Julho, die decimo tertio ante Kalendas Julias ou decimo tertio Kalendas Julias.
- 10 de Março: Os idos caem no dia 15; portanto 10 de Março é o dia sexto antes dos idos de Março: die sexto ante idus Martias ou sexto idus Martias.
- 516. Por estes exemplos vê-se que em latim o nome dos meses é sempre um adjetivo que concorda com o substantivo mensis ou com os nomes que indicam as três datas fixas: Kalendae Nonae Idus (cf. pág. 57. observação 2).
- 517. A expressão die sexto ante idus Martias é a gramaticalmente certa mas não é a forma mais usada. Geralmente faz-se preceder ante e o resto põe-se no acusativo: ante diem sextum idus Martias, 10 de Março; ante diem decimum tertium Kalendas Julias, 19 de Junho; ante diem quartum Nonas Octobres, 4 de Oulubro etc.

Observação. A forma ante diem era considerada como uma palavra só, razão por que, às vezes, se lhe antepunham as preposições in ou ex, dando origem a algumas frases, p. ex.: differre aliquid in ante diem XV Kalendas Novembres, adiar qualquer coura para o dia 18 de Outubro; ex ante diem III Nonas Junias usque ad pridie Kalendas Septembres, desde 3 de Junho ate 31 de agosto.

- 518. Regra prática. Se o dia que se deve determinar está entre as calendas e as nonas ou entre as nonas e os idos, aumenta-se de uma unidade o número das nonas e dos idos, e da soma subtrai-se o do dia determinado, p. ex.:
- 3 de Abril=5+1=6; 6-3=3: ante diem tertium nonas Apriles.
- 10 de Maio = 15+1 = 16; 16-10 = 6; ante diem sextum idus Majas.
- 8 de Selembro = 13+1=14; 14-8=6:ante diem sextum idus Septembres.

Se o dia que se deve determinar está entre os idos e as calendas, aumentam-se de dois os dias do mês, e subtrai-se da soma o número do dia determinado, p. ex.:

- 19 de Julho=31+2=33; 33-19=14: ante diem decimum quartum Kalendas Augustas.
- 20 de Agosto = 51+2=33; 33-20=13: ante diem decimum tertium Kalendas Septembres.
- 21 de Setembro = 30+2=32; 32-21-11: ante diem decimum primum Kalendas Octobres.
- 8. No ano bissexto, o dia, que se deve intercalar, não se insere como nós fazemos depois do dia 28 de Fevereiro, mas depois do dia 24, e como o dia 24 era o sextus dies antes das calendas de Março, aconteceu que o dia a intercalar sosse chamado bis sextus dies, donde a denominação de ano bissexto.

| Januarius (Augustus December)                                      |      | II.<br>Februarius               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1 Kalendis Januariis, etc.<br>2 Quarto (subent. die) ant<br>Nonas. | 11   | Kalendis Februariis. Va. Nonas. |
| 3 Tertio ante Nonas.                                               |      | 3   III —                       |
| 4 Pridie Nonas.                                                    | 1 4  | Pridie Nonas.                   |
| 5 Nonis Januariis, etc.                                            | 1 8  |                                 |
| 6 Octavo ante Idus.                                                | 1 6  |                                 |
| 7 Septimo —                                                        | 7    | VII —                           |
| 8 Sexto —                                                          | 8    | VI _                            |
| 9 Quinto —                                                         | 9    | V                               |
| 10 Quarto —                                                        | 10   | IV _                            |
| 11 Tertio —                                                        | 11   | III —                           |
| 12 Pridie Idus.                                                    | 12   | Pridie Idus.                    |
| 13 Idibus Januariis, etc.                                          | 13   | Idibus Februariis.              |
| 14 Undevicesimo ante Kalendas<br>Februarias, etc.                  | 14   | XVI a. Kal. Martias.            |
| 15 Duodevicesimo a. Kal. Feb.                                      | 15   | XV                              |
| 16 Septimo decimo a. Kal. Feb.                                     | 16   | XIV                             |
| 17 Sexto decimo a. Kal. Feb.                                       | 17   | XIII                            |
| 18 Quinto decimo a. Kal. Feb.                                      | 18   | XII                             |
| 19 Quarto decimo a. Kal. Feb.                                      | 19   | XI                              |
| Tertio decimo a. Kal. Feb.                                         | 20   | X                               |
| Duodecimo a. Kal. Febr.                                            | 21   | IX                              |
| 22 Undecimo a. Kal. Febr.                                          | 22   | VIII                            |
| 3 Decimo a. Kal. Febr.                                             | 23   | VII                             |
| Alatan IF 1 m.                                                     | [24] | bis VI                          |
| 4 Nono a. Kal. Febr.                                               | 24   | [25] VI                         |
| 5 Octavo a. Kal. Febr.                                             | 25   | [26] V                          |
| 6 Septimo a. Kal. Febr.                                            | 26   | [27] IV — _                     |
| Sexto a. Kal. Febr.                                                | 27   | [28] III— —                     |
| Quinto a. Kal. Febr.                                               | 28   | [29] Pridie Kal. —              |
| Quarto a. Kal. Febr.<br>Tertio a. Kal. Febr.                       |      |                                 |
| Pridio Kaland                                                      |      |                                 |
| Pridie Kalendas Februarias.                                        |      |                                 |
| 1                                                                  |      |                                 |

| III.<br>Martias (Majas, Julius, October) |    | IV.<br>Aprilis (lunius, September, Hovember |
|------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| l Kalendis Martiis, etc.                 | 1  | Kalandia Amilit                             |
| 2 Sexto ante Nonas.                      | 2  | - Francisco CC.                             |
| 3 Quinto —                               | 3  | 1                                           |
| 4 Quarto                                 | 4  |                                             |
| 5 Tertio —                               | 5  |                                             |
| 6 Pridie Nonas.                          | 6  |                                             |
| 7 Nonis Martiis, etc.                    | 7  | VII —                                       |
| 8 Octavo ante Idus.                      | 8  | VI —                                        |
| 9 Septimo —                              | 9  | v –                                         |
| 10 Sexto                                 | 10 | IV —                                        |
| 11 Quinto —                              | 11 | III —                                       |
| 12 Quarto —                              | 12 | Pridie Idus.                                |
| 13 Tertio —                              | 13 | Idibus Aprilibus, etc.                      |
| 14 Pridie Idus.                          | 14 | XVIII a. Kal. Majas, etc.                   |
| 15 Idibus Martiis, etc.                  | 15 | XVII — —                                    |
| 16 Septimo decimo ante Kalen-            | 16 | XVI — —                                     |
| das Apriles. etc.                        |    |                                             |
| 17 Sexto decimo a. Kal. Apr.             | 17 | XV -                                        |
| 18 Quinto decimo a. Kal. Apr.            | 18 | XIV — —                                     |
| 19 Quarto decimo a. Kal. Apr.            | 19 | XIII — —                                    |
| 20 Tertio decimo a. Kal. Apr.            | 20 | XII                                         |
| 21 Duodecimo a. Kal. Apr.                | 21 | XI                                          |
| 22 Undecimo a. Kal. Apr.                 | 22 | x                                           |
| 23 Decimo a. Kal. Apr.                   | 23 | 1X                                          |
| 24 Nono a. Kal. Apr.                     | 24 | VIII — —                                    |
| 25 Octavo a. Kal. Apr.                   | 25 | VII — —                                     |
| 26 Septimo a. Kal. Apr.                  | 26 | VI                                          |
| 27 Sexto a. Kal. Apr.                    | 27 | v                                           |
| 28 Quinto a. Kal. Apr.                   | 28 | IV — —                                      |
| 29 Quarto a. Kal. Apr.                   | 29 | III — —                                     |
| 30 Tertio a. Kal. Apr.                   | 30 | Pridie Kal. Majas, etc.                     |
| 31 Pridie Kalendas Apriles, etc.         |    | ,                                           |
|                                          |    |                                             |
|                                          |    |                                             |
|                                          |    |                                             |

#### H

## DATAS MEMORAVEIS DA HISTORIA ROMANA

#### 519. — Antes de Cristo

- 753 Fundação de Roma. (Comemorada aos 21 de Abril). Primeiros Reis.
- 509 Expulsão de Tarquínio, o Soberbo. Instituição da Re-PÚBLICA. CRIAÇÃO DOS CÔNSULES.
- 496 Tito Lárzio, 1.º ditador, ganha a batalha do Lago Regilo. 494 — Apólogo de Menênio Agripa. Criação dos Tribunos do Povo.

457 - L. Quíncio Cincinato é feito ditador.

- 451 Criação do Decenvirato.
- 450 Leis das XII Táboas. 396 - Oueda da cidade de Veios.
- 390 Os Gauleses, sob o comando do Breno, invadem Roma.
- (Vae victis!)
- 340 358 Guerra Latina: Roma domina o centro da Itália.

321 - A humilhação das Forcas Caudinas.

- 280 Derrota em Eracléia, frente a Pirro, rei do Epiro.
- 276 Os Romanos derrotam completamente a Pirro, em Benevento. 260 -- Primeira grande vitoria naval romana: C. Duilio ani-QUILA A ESQUADRA CARTAGINESA EM MILAZZO (Mylac).

255 - Expedição de Atílio Régulo à Africa.

218 — Anibal vence às margens do Ticino e do Trébia.

217 - Batalha junto ao lago Trasimeno.

216 -- O GRANDE DESASTRE DE CANAS (2 de Agosto).

207 — Vitória contra Asdrubal, no Metauro.

- 202 A GRANDE VITÓRIA DE PÚBLIO CORNÉLIO CIPIÃO CONTRA ANIBAL, EM ZAMA.
- 190 Os dois irmãos Lúcio e Públio C. Cipião vencem o rei Anfioco, em Magnésia.
- 183 Morrem os tres grandes generais: Anibal, P. C. Cipião, o Africano, e Filopêmenes.

146 — A GRÉCIA É REDUZIDA A PROVÍNCIA ROMANA.

- 146 Destruição de Cartago, Predomínio absoluto de Roma NO MEDITERRANEO.
- 133 Queda de Numância e conquista final da Espanha.

135 - Conquista da Asia Menor.

- 121 Morte de Caio Graco.
- 111 105 Guerra contra Jugurta, rei da Numídia (Norte da Africa).
- 106 Em Arpino nasce Marco Túlio Cícero, o grande orador.
- 101 Caio Mário bate os Cimbros em Vercelli (30 de Julho).
- 100 Nasce Caio Júlio Cesar, o futuro conquistador das Gálias.

88 — 86 — Guerra civil entre Cila e Mário.

85 - Um recenseamento atribue a Roma 463.000 cidadões.

82 - 79 - Cornélio Cila ditador.

73 - 71 - Revolta dos gladiadores sob a chefia de Espártaco.

70 - Perto de Mântua nasce Vergil'o Marão, a grande poeta (15 de Novembro).

65 Fim da guerra contra Mitridates, rei do Ponto. Pompeu Magno entra em Jerusalem. Conjuração de Catilina.

62 - Batalha de Pistóia e morte de Catilina.

60 — Primeiro Triunvirato: Cesar, Crasso e Pompeu. 59 — O historiador Tito Lívio nasce em Pádua.

58 — 51 — Caio Júlio Cesar conquista as Gálias.

53 — Derrotado pelos Partos, morre em Carrhes, na Ásia, Licínio Crasso.

52 - Lutas partidárias entre Clódio e Milão.

49 — Júlio Česar atravessa o Rubicão (lã de Janeiro. — « Alea jacla est »).

48 — Em batalha decisiva, Júlio Cesar vence Pompeu em Farsália. (9 de Agosto).

45 - Cesar vence Farnaces, filho de Mitridates. (Veni, vidi, vici!)

45 — Reforma do Calendário.

44 — Morte de Júlio Cesar (15 de Marco).

45 - Morte de Marco Túlio Cícero (7 de Dezembro).

31 — BATALHA DE ACTIUM (2 de setembro). FIM DA REPÚBLICA.
30 — Morrem Marco António e Cleópatra; o Egito é feito província romana.

17 - Festas centenárias em Roma; Carmen saeculare de Horácio. 8 - O imperador Otaviano Augusto fecha o templo de Jano,

anunciando a paz ao mundo sob o domínio de Roma.

NASCIMENTO DE N. S. JESÚS CRISTO

## 520. — Depois de Cristo

9 - Exílio de Ovídio - Derrota de Varo.

15 --- Novo recenseamento dá 4.137.000 habitantes a Roma.

14 — Morte do imperador Augusto.
 17 — Morre Públio Ovídio, poeta lírico.

57 FIM DO REINADO DE TIBÉRIO CESAR: SOB SEU GOVERNO ENSINOU, MORREU E RESSUSCITOU NOSSO SENHOR JESÚS CRISTO.

46 — A POPULAÇÃO DA CAPITAL DO IMPÉRIO ROMANO É CALCU-LADA EM 6.844.000 HBS.

67 — Primeira perseguição geral aos Cristãos, sob Nero. Martírio de São Pedro, primeiro Papa.

70 — Assédio e destruição de Jerusalem.

79 — Terrivel erupção do Vesúvio destrói Pompéia e outras cidades.

106 - O imperador Trajano ocupa a Dácia.

161 — 180 — Governo de Marco Aurélio, o imperador filósofo. 247 — MILENÁRIO DE ROMA, SOLENIZADO COM GRANDES FESTEJOS.

505 - Décima perseguição geral aos Cristãos, sob Diocleciano.

312 - 337 - Constantino Magno, primeiro imperador cristão.

313 — EDITO DE MILÃO: TRIUNFO DO CRISTIANISMO.

324 — Remodelação do império.

325 — Concílio de Nicéia.

361 -- 363 -- Breve reinado de Juliano, o Apóstata.

394 — Teodósio, o Grande, Reune Novamente o Império.

429 -- Genserico, rei dos Vândalos, invade a África. 430 -- Morre Santo Agostinho, insigne latinista cristão.

451 — ÚLTIMO BRILHO GUERREIRO DA HISTÓRIA ROMANA: O PATRÍCIO ÉZIO DERROTA ÁTILA, REI DOS HUNOS, NOS CAMPOS CATA-LÁUNICOS.

452 — São Leão Magno, papa, salva Roma da destruição pelos Bárbaros.

476 — Rômulo Augusto, último Imperador do Ocidente, é deposto. Desde sua fundação até Rômulo Augusto (1229 anos) foi Roma governada por 7 Reis, 483 pares de Cônsules e 75

Imperadores.

527 — 565 — Justiniano, no Império do Oriente, revivendo as glórias de Roma na capital fundada por Constantino, rechassa os Bárbaros e lega à posteridade dois grandiosos monumentos: a igreja de Santa Sofia e o Corpus Juris Civilis.

## APÊNDICE III

## PROSÓDIA E MÉTRICA

#### PROSÓDIA

521. — Prosódia (palavra grega que significa acento) é a parte da gramática que ensina a conhecer bem a quantidade ou o acento das sílabas nas palavras, não só em relação à pronúncia, como em relação aos versos latinos

Dividiremos este estudo em dois capítulos: no primeiro trataremos da quantidade das sílabas nas palavras; no segundo trataremos do verso latino, e por último exporemos as principais espécies de versos e os principais gêneros de composições poéticas

### CAPÍTULO I

## 1. - Da quantidade das sílabas.

522. — Chama-se quantidade das sílabas o maior espaço de tempo gasto na prolação de umas sílabas em relação a outras do vocábulo. As sílabas dividem-se em duas classes principais: breves e longas. A diferença fundamental destas duas classes de sílabas consiste em que a longa era considerada como o duplo da breve, ainda que a proporção não fosse sempre absolutamente rigorosa. A breve valia uma unidade de duração (mora), isto é, 1/8 de compasso ordinário, a longa normalmente duas.

A breve marca-se com o sinal ~ p. ex.: bonus; A longa com o sinal ~ p. ex.: navis, quase naavis.

Algumas sílabas podem ter uma ou outra quantidade e dizem-se comuns.

A sílaba comum marca-se com o signal = ou =, por exemplo: tenebrae e tenebrae.

Observação. — Nem as sílabas longas tinham a mesma duração, especialmente nos versos que deviam ser cantados. Havia sílabas longas que valiam duas, três, quatro, cinco unidades de duração. As sílabas de dois tempos indicavam-se com o signal —; a sílaba de três tempos com o sinal —; a sílaba de quatro tempos com o sinal —; a sílaba de cinco tempos com o sinal —;

E se atribuirmos à silaba breve o valor de 1/8 de compasso ordinário, a longa de dois tempos terá o valor de 2/8, a longa de três tempos terá o valor de 5/8, a longa de quatro tempos de 4/8, e a longa de cinco tempos de 5/8.

Podas as sílabas na palavra têm a sua quantidade; algumas, porem, são breves ou longas por natureza e isto aprende-se pelo uso, e conhece-se pelos dicionários e fraseologias poéticas; as outras são ou podem ser breves ou longas segundo algumas regras que passamos a expor.

#### 2. - Regras gerais.

523. - a) Todo ditongo e todas as sílabas compostas de duas vogais são sempre longas por natureza, p. ex.: aurum. praeda, paena, etc.

Excetua-se o ditongo prae, que se torna breve quando for seguido de outra vogal, p. ex.: praeire, praeest, etc., e o ditongo na palavra Maeotis, que é comum.

- b) A vogal resultante de contração é sempre longa por natureza, p. ex.: (cogo de coago), nil (de nihil), nemo (de ne homo). malo (de mavolo), etc.
- c) A vogal seguida de duas consoantes ou das duplas x ou z ou da consoante j (i) é sempre longa por posição, por exemplo: carmen. höstis, nöx, māximus, gāza, mājus, pējus, etc.

Observações. — I) Quando das duas consoantes a primeira é muda, e a segunda l ou r, se a vogal que precede é breve, no verso pode temtem tornar-se longa, como volucris e volucris, tencorae e tencorae, assecla e assecla; mas nunca se podera fazer breve se já for longa por natureza ou se a muda faz silaba com a primeira vogal, assim sempre mātris, arātrum, ābluo, ābrado, obrepo, etc.

2) Quando uma palavra termina em vogal breve, esta não se faz longa ainda que a palavra seguinte comece por duas consoantes ou por uma dupla, como p. ex.: terra procul, mollia strata, alta Zacinthos, etc., mas, se termina por consoante e a palavra seguinte começa por cosoante, torna-se longa, como: (ad)

ad te, (per) per freta, etc.

3) O i é vogal e faz silaba em tenuta, tens, (cf. n. l, a, excepção, pág. 9).

d) Vogal antes de vogal, na mesma palavra, é sempre breve, ainda mesmo que seja interposto um h, como em Deus, puer, věho, trăho, etc

Excepções. - 1) E' longo o e posto entre dois ii nos nomes da quinta declinação, p. ex.: dici, speciei (cf. nota, pág. 45).
2) São longos o a e o e no vocativo e genitivo dos nomes próprios em aius

e eius, p. ex.: Cāi, Pompēi; assim como no dativo plural Circēis.

5) E' longo o a no genitivo arcaico em ai da primeira declinação, p. ex.: aulai, pictăi, terrai (Cf. n. 20, a, pág. 26).

4) O i é longo nas vozes do verbo fio, quando este não tem r, exceto em

fit, p. ex.: fio, fiebam, fiam; mas fieri, fierem, etc.

5) E' longa a primeira vogal em aer, dius, cheu.
6) E' conum o i nos genitivos em ius, menos em alterius que é quasi sempre breve (cf. nota, pág. 81), e em alius e neutriuz, que é sempre longo.

7) E' ainda comum a primeira vogal em ohe, Diana, Io (nome proprio). Nas palavras gregas a vogal seguida de outra vogal conserva a quantidade que tem em grego, p. ex.: herões, Aeneas, Darius.

e) As sílabas radicais nas palavras derivadas conservam as mais das vezes a quantidade que tem a palavra de que derivam, como se vê em amor, amicus, amicitia de amo; liber, libertas, liberalis, etc.

Exceções. — Algumas sílabas mudam a quantidade e de longas tornamse breves ou de breves tornam-se longas, p. ex.: ducis de duco, fídes de fido, lucerna de luceo, humanus de homo, humor de humus, regis e regula de rego, vocis de voco, etc.

f) As palavras compostas conservam quase sempre a quantidade das simples, mesmo quanda se dá mudança na vogal, p. ex.: adscribo de scribo, occido de caedo.

Exceções. — Todavia são breves dejero e pejero, pronúbus, nihilum, maledicus, veridicus, ainda que vindos de juro, nubo, ne-hiluse, dico; assim cognitum, agnitum de notum; pelo contrário é longa e sílaba be em imbecillis, proveniente de baculus; comum em connubium de nubo.

Observações. — 1) Quando as preposições e as particulas inseparaveis entram em composição, conservam a sua quantidade, a não ser que a devam mudar por efeito da posição ou compensação, como em: (ăb) ăbigo, (ăd) ădeo, (ŏb) ŏbeo, (ĭn) ĭneo, (dē) demitto; āverto, ēduco, dimitto, (ăb, ŏc, dis alongaram-se por compensação da consoante final); (ŏb) ŏmitto.

2) Pro (prod) antes de consoante é quase sempre longo, é todavia bresse em Prometheus, prologus, propheta, profanus, profari, profecto, profestus, proficiscor, profiteor, profugio, profugus, profundus, procella, pronepos,

propinquus e protervus, etc.

3) Re (red) é breve, p. ex.: redeo, refero; mas re em refert, importa,

é sempre longo, porque ablativo de res.

4) À partícula negativa ne é breve em nec, negas, neque, nequeo, nisi, nihil; longa em neve, nedum, nequis.

## 3. — Regras particulares. — Quantidade dos monossílabos.

524. — a) Todos os monossilabos que terminam em vogal são longos: sī, tū, mē, tē, nē (=que não) ā, ē, dē, ō, etc.

Contudo são breves as partículas enclíticas que, ve, ne (visne), ce (hice), te (tute), pte (suopte).

b) São longos os substantivos monossílabos terminados em consoante: jūs, lāc, os (oris), sol, tūs, vās (vāsis), vēr, vīs, etc.; semelhantemente os substantivos que têm o radical breve; bos (bovis), pēs (pēdis), sāl (sălis), lār (lăris), mās (māris), sūs (sūis).

Excetuam-se apenas: vir, měl, fél, cor, os (ossis), văs (vădis).

c) Os monossílabos não substantivos que terminam em consoante são em geral breves, como: ăb, ŏb, sŭb, ĭn, pĕr, ăd, cĭs, sĕd, ăt, ăn, ĕt, ŭt, vĕl, nĕc, ĭs, ĭd, quid, quĭs, quŏd, quŏt, tŏt, dăt, stăt, ĭt, scĭt.

Todavia são longos: en, quin, non, cras, cur, sic, hac, hoc, huc, es ("tu és) é breve; es ("cdis é longo); hic pronome, é comum, hic, advérbio, longo.

Gramática Latina, 27

## 4. — Sílabas finais que terminam em vogal.

### 525. — a) O a final é longo:

- I) No ablativo singular da primeira declinação, p ex:
   mensã, vitã, poetã, etc.
- II) No imperativo ativo da primeira conjugação, p. ex.: amã, laudã, etc.
- III) No vocativo dos nomes gregos em as, genitivo ae ou antis, p. ex.: Aeneā, gigā de gigas, gigantis.
- IV) Nas preposições, nos numerais e advérbios: circa, infra, intra, supra; triginta, quadraginta, quinquaginta, etc.; interea, postea, frustra.

## E' pelo contrário breve:

- No nominativo e vocativo singular da prime;ra declinação: mensã, poctã, vitã, etc.
- II) Nos três casos iguais do plural neutro, p. ex.: bonă, temporă, cornuă, etc.
- III) No acusativo dos nomes gregos em ea, p. ex.: Orpheă,
  - IV) Em quiă, ită, heiă.
- b) O e final em regra é breve, p. ex.: altare, facile, tempo-

### E' longo todavia:

- I) No ablativo singular da quinta declinação, p. ex.: re, die, facie.
- Na segunda pessoa do singular do imperativo ativo da segunda conjugação: docē, vidē, monē, etc.
- III) Nos advérbios em e derivados dos adjetivos da segunda declinação, p. ex.: doctē, sanctē, segrē, etc., e tambem em ferē, fermē, ohē; porem. é breve em benĕ, malĕ, temerĕ, infernĕ, supernĕ.
- IV) Nos nomes gregos que terminam em e: Anchisē, Niobē, Tempē.
- c) O i final é ordinariamente longo: audī, filī, nolī, dicī, etc.

#### E' breve:

- (mas cui monossílabo).
- II) No vocativo dos nomes gregos em is, p ex: Alexi, Daphni, Amarylli.

III) Nos dativos singulares e plurais dos nomes gregos: Palladi, heroisi.

E' comum em mihi, tibi, sibi, ibi, ubi.

- d) O o final é ordinariamente longo, p ex : dominō, ideō, serō, ergō; sempre longo nos dativos e ablativos singulares da segunda declinação; é breve em egŏ, duŏ, citŏ, illicŏ, imŏ, modŏ (advérbio), quandŏ, quomodŏ, octŏ. E' comum na primeira pessoa do indicativo presente: amo, peto, volo, etc., e no nominativo das palavras dissílabas, p ex: homo, leo, sermo, etc.; as mais das vezes é breve em virgŏ, origŏ, ordŏ.
- e) O u final é sempre longo: currū, noctū, auditū, lectū, diū, etc.

f) Oy final é breve: móly.

# 5. — Sílabas finais de palavras polissílabas terminadas em consoante.

- 526. Queremos aquí falar da última sílaba de uma palavra que termina por uma só consoante; pois, se terminar por duas ou mais consoantes ou por uma dupla é por natureza longa; assim é sempre longa a sílaba final que termina por uma única consoante, ainda que breve por natureza, se a palavra seguinte começar por consoante, como ficou dito no número 416, c, obs. 2, pág. 300.
- a) Todas as silabas finais das palavras polissilabas que terminam em consoante, que não seja s, são breves; apud, illud, exsul, semel, procul, carmen, puer, caput, audit, laudat, etc.

Excetuam-se os compostos de par: compar, dispar, impar; alguns nomes gregos: aer, aether, Titan, Amphion e alguns nomes estrangeiros. p. ex.: Jacob, David, Daniel.

b) Relativamente às palavras terminadas em s, pode-se estabelecer que:

#### I) A final as é longa.

Excetuam-se anas, anatis, adem, e o nominativo dos nomes gregos em adis ou ados: Arcas, Pallas, Ilias, e o acusativo plural dos nomes gregos da terceria declinação: Troas, heroas, Arcadas.

#### II) A final es é longa, p ex : Anchises, decies.

Excetuam-se o nominativo e vocativo dos nomes em es, genitivo Itis ou itis ou itis: dives (itis), seges (etis), praeses (idis), (são sempre longos abies, paries); o nominativo e vocativo plural dos nomes gregos: Arcades, Troades, daemones, a preposição penes e as vozes compostas de es (sum): abes, ades, potes.

## III) A final is é breve, p ex : patris, legis, satis.

Excetuam-se todos os casos plurais em is: rosis, armis, viria, nobis, omnis (por omnes), foris, gratis (por gratiis); os nomes gregos em is, genitivo inis, itis e entis: Salamis, Quiris, Simois (entis); a segunda pessoa do indicativo presente dos verbos da quarta conjugação: audis, venis, e os subjuntivos em is: sis, possis, velis, malis; e vis, quamvis, mavis. — A final ys, própria dos nomes gregos, é ordinariamente breve.

### IV) A final os é longa: flos, honos, miseros.

Excetuam-se compos, impos, e os nomes gregos terminados em os no nominativo ou genitivo: Delos, Rhodos, Argos, chaos, melos, Arcados (genitivo).

Pallados (genitivo).

## V) A final us é breve : Deus, bonus, tempus.

E' longa no nominativo singular dos nomes da terceira declinação que conservam o u no genitivo singular, p. ex.: pelüs (palūdis), virtüs (virtūtis), tellūs (tellūris), mas não em pecus (pecudis); no genitivo singular, nominativo, vocativo e acusativo plurais dos nomes da quarta declinação, p. ex.: sensus; no nome Jesüs, e nos nomes gregos que terminam em us, genitivo untis ou ódis: Opūs (untis), tripūs (ŏdis).

## 6. — Quantidade nos perfeitos.

527.— a) E' longa a primeira sílaba dos perfeitos dissílabos e das vozes que o mesmo tempo forma, p ex: īvi, vēni, lēgi, īvero, vēnissem, lēgeram.

E' breve cm bibi, scidi, fidi (de findo), dedi (de do), steti (de sto), stiti (de sisto), tuli (de fero).

b) São breves as duas primeiras sílabas dos perfeitos que têm reduplicação: cecidi (de cado), peperi, tetigi, pepuli.

A segunda sílaba em pěpědí (de pado) e em cěvídi (de caedo) é langa; na segunda sílaba é tambem longa naqueles verbos em que se lhes seguem duas consoantes, p. ex.: féfělli, měmôrdi, tětěndi, spěpöndi.

c) A primeira sílaba dos perfeitos polissílabos conserva a quantidade da primeira sílaba do presente: vocavi (de voco), monui (de moneo), clamavi (de clamo).

Excetuam-se genui (de gigno), posui (de pono).

## 7. — Quantidade nos supinos.

528. — a) A primeira sílaba dos supinos dissílabos e das vozes que se derivam dele é longa: vīsum, cāsum, mõtum, vīsus, vīsurus.

E' breve nos seguintes supinos: citum (de cico), dătum (de do), litum (de lino), itum (de eo), quitum (de queo), rătum (de reor), rutum (de ruo), sătum (de sero), situm (de sito).

b) A primeira sílaba dos supinos polissílabos é igual à primeira do presente, p ex : ămatum (de ămo), monitum (de moneo), clamatum (de clamo).

Excetuam-se gĕnitum, pŏsitum, sŏlutum e vŏlutum, de gigno, pōno, sōlvo e vōlvo.

c) A penúltima sílaba dos supinos polissílabos é longa: amātum, delētum, petītum, audītum, minūtum.

Excetuam-se os supinos em itum dos verbos que não têm o perfeito em ivi, p. ex.: monitum, tacitum, perditum; mas é longa em recensitum que no perfeito faz recensui.

## 8. — Quantidade das sílabas de aumento.

- 529. a) Aumento é o acréscimo de sílabas que uma palavra sofre na sua flexão, isto é, na sua conjugação, se for um verbo; ou na sua declinação, se for um substantivo ou adjetivo
- b) Para contar este aumento de sílabas, nos verbos, parte-se da segunda pessoa do indicativo presente ativo (ou suposto ativo, se for de forma passiva), e nos nomes parte-se do nominativo singular, p ex: nas vozes amat, amant, que contam tantas sílabas como na segunda do singular amas, não há aumento; assim não há aumento em musis, musam, porque têm tantas sílabas quantas o nominativo musa, pelo contrário há aumento de uma sílaba em amamus, de duas em amabamus, de três em amabimini; assim há aumento de uma sílaba em musarum e em sermonis (do nominativo sermo), de duas em sermonibus.
- c) Note-se, contudo, que não é considerado como aumento a sílaba final, e que a sua quantidade é dada pelas regras ou leis sobre as sílabas finais. Consideram-se, porem, como sílabas de aumento a vogal temática (ou copulativa nos verbos da terceira conjugação) e a sílaba ou as sílabas de sujivo postas entre esta vogal e a sílaba final, p. ex.: em amamus a sílaba ma, em amabamus as sílabas ma-ba, em amabamini as sílabas ma-ba-mi são aumento.

Observação. — A quantidade das sílabas de sufixos é mareada nos parágrafas de declinação e conjugação; e a quantidade da vogal temática (ou copulativa nos verbos da terceire conjugação) e dada por certas leis sobre os aumentos, que aquí vamos expor.

#### 9. - Aumento nos verbos.

530. " a) O aumento em a nos verbos é sempre longo: amābam, creābat, stābat, amābāmus.

Mas é sempre breve todo o primeiro aumento de do e dos seus compostos, p. ex.: dăbâm, dăbāmus, circumdăbāmus, circumdăbit.

b) O aumento em e é longo : amemus, tacemus, legemus, etc.

Todavia é breve:

I) Nas desinências ĕram, ĕrim, ĕro, como nas demais pessoas.

11) No primeiro aumento do presente e imperfeito da terceira conjugação: legeris ou legere (tu és lido) legere (ler ou se tu lido), legerem, legereris; mas diz-se legerunt ou legere, perfeito; e legeris, legetur luturo.

# c) O aumento em i é breve, p. ex.: perpenditis, legitis.

E' todavia longo no primeiro aumento da quarta conjugação: audimus veniunus, etc.; em simus, velimus e mais pessoas e seus compostos; no primeiro aumento dos perfeitos em ivi, p. ex.: audivi, petivi, dtc.

- d) O aumento em o é longo: estôte, legitôte, etc.
- e) O aumento em u é breve, p. ex.: sumus, possumus, volumus.

E' contudo lango no particípio em uras: amatúras, lectúras, etc.

## 10. — Aumento nos substantivos.

- 531. a) A primeira, a quarta e a quinta declinação não têm sílaba de aumento no singular. No plural a primeira tem longo o seu aumento em a, p. ex.: rosarum, filiabus; a quarta tem breve o seu em i ou em u: exercitibus, portubus; a quinta longo o seu em e: rebus, diebus.
- b) O aumento dos nomes em er, ir e ur da segunda declinação é breve : puer, pueri ; vir, viri ; satur, saturi, etc.

Excetuam-se Iber e Celtiber que o têm longo: Iberi e Celtiberi.

- c) Nos nomes da terceira declinação, em regra é:
- I) Longo o aumento em a, p. ex.: pax, pacis, pietas, pietātis, ferax, ferācis.

Excetuan-se os masculinos em al e ar: Hannibal, Hannibălis; Amilear Amileăris; par, păris; os neutros hepar, ătis; bacchar, ăris; mectar, ăris; jubar, ăris; e anas, anătis; lar, lăris; mas, măris; vas, vădis (nas vas, văsis); — assim tambem é breve nos nomes em s precedido de consoante: trabs, trabis; arabs, arabis; e nos nomes em av, p. ex.: anthrax, anthracis; climan, climacis; dropan, dropacis; fan, acis; man pan, pacis; Siphan, Sipha-

11) Breve o aumento em e: grex, gregis; carcer, carceris; pulvis, pulveris; vulnus, vulneris.

Excetuam-se os nomes que terminam o genitivo em enis: ren, renis; Siren, Sirenis; os nomes alec ou halex, alēcis; Iber, Iberis; heres, heredis; chren, oriens; os nomes arec ou naiex, arecis; rocr, roeris; neres, neredis; lex, lēgis; merces, mercēdis; locuplex, locuplētis; quies, quiētis; rex, rēgis; seps, sēpis; Ser, Sēris; ver, vēris; e os nomes estrangeiros em el, cs, er, p. ex.: Michael, Michaelis; crater, crateris: soter, soteris; spinther, spinthēris; lebes, lebētis; mas aer, aeris; e aether, aetheris. III) Breve o aumento em i : calix, calicis; stipes, stipitis; chlamys, chlamydis; homo, hominis; virgo, virginis; carmen, carminis.

Excetuam-se dis, dîtis; glis, glîris; lis, litis; Quiris, Quirîtis; Samnis, Samnîtis; c os nomes gregos em in, genitivo înis: delphin, delphinis; Salamis, Salaminis; assim também perdix, perdicis; felix, felicis.

IV) Longo o aumento em o: sermo, sermonis, sol, solis; vox, vocis; ferox, ferocis; lepor, leporis; dos, dotis.

Excetuam-se os neutros com o genitivo em oris, p. ex.: decus, decóris; frigus, frigóris; tempus, temporis, etc.. (mas não os, oris); os nomes arbor, arboris; lepus, leporis; bos, bovis; compos, compotis; memor, memoris; ops, ópis; assim tambem os nomes de origem grega: Hector, Hectoris; rhetor, rhetoris, etc.

V) E' breve o aumento em u: consul, consulis; dux, ducis; murmur, murmuris, turtur, turturis.

Excetuam-se os nomes fur, fūris; frux, frūgis; lux, lūcis; os nomes que terminam o nominativo em us com o genitivo em udis, uris ou utis; palus, palūdis; jus, jūris; tellus, tellūris; salus, salūtis; virtus, virtūtis; — Todavia é breve em pecus, pecūdis; Ligus, līgūris.

#### CAPITULO II

#### METRICA

#### 1) Teoria do verso,

- 532. a) Métrica é a ciência da versificação grega e latina Chama-se métrica porque entre estes povos a versificação funda-se sobre a medida do tempo (metrón = medida), ao passo que entre os modernos funda-se sobre uma série regular de sílabas acentuadas. A poesia dos Gregos e dos Romanos chama-se quantitativa, a dos povos modernos baseia-se na acentuação. A métrica compreende o complexo das regras que ensinam distinguir os versos latinos, estudar-lhes a estrutura, os caracteres distintivos e as diferentes combinações que resultam do emprego das suas várias espécies.
- b) Os versos latinos por conseguinte não têm rima, nem se compõem de um número determinado de sílabas, mas resultam de combinações especiais de sílabas breves ou longas de cuja ordenada sucessão resulta um ritmo, isto é, um motivo musical.
- c) Estes membros ou estas combinações de sílabas longas, ou breves chamam-se pés (\*) ou medidas, e os versos dizem-se dimetros

<sup>(\*)</sup> O verso latino, como ficou dito, não abrange uma série regular de sílabas acentuadas; mas encerra uma série de compassos, que em linguagem métrica se chamam ρές, talvez assim chamados porque antigamente na dança marcava-se com os pés a divisão dos compassos.

ou de duas medidas, se compostos de dois pés; trímetros, se compostos de três; tetrâmetros, se de quatro; pentâmetros, se de cinco; hexâmetros, se de seis.

d) Com relação ao número das sílabas e dos pés, os versos dividem-se em acatalécticos ou completos, se têm o número exigido de sílabas, isto é, se tiverem todas as suas sílabas; catalécticos, se carecerem de uma, tendo o último pé incompleto; braquicatalécticos, se carecerem de um pé; hipercatalécticos, se tiverem um pé ou uma sílaba a mais. - Dizem-se ainda versos simples, se constam de pés on medidas do mesmo ritmo (cadência); compostos, se constam de pés de ritmo diverso.

#### 2) Dos pés.

533. - a) O pé é uma parte do verso composta de duas ou mais sílabas.

Os pés dividem-se em próprios e impróprios. Próprios são os pés que constam de silabas de diversas espécies (breves e longas) como o jambo (--), o troqueu (--), o dátilo (---), etc. - Impróprios os que constam de silabas da mesma espécie, como o

espondeu (---).

Os pés impróprios não formam uma espécie determinada de versos, mas substituem os próprios da mesma duração, podendo-se substituir em lugar de uma sílaba longa duas breves e vice-versa, p. ex.: o espondeu (--), pé impróprio, pode substituir um dátilo (----), pé próprio, porque a segunda sílaba longa do espondeu equivale as duas sílabas breves do dáctilo, p. ex.: nobis = ponére.

Nos pés próprios a sílaba longa, que, como a mais importante, se pronuncia com uma elevação de voz mais forte do que nas outras, chama-se arsis; a sílaba breve (ou as sílabas breves) na qual a voz soire uma depressão, chama-se tesis, p. ex.: no infinito ponere a sílaba po é a arsis as duas breves nere a tesis - em regunt, re a tesis, gunt a arsis -- em mātrē, mā a arsis e trē a tesis (\*).

Os pés que procedem da arsis para a tesis chamam-se descendentes, p. ex.: temporă; os que procedem da tesis para a arsis cha-

mam-se ascendentes, p. ex.: sonttu.

Comparem-se estes dois versos e na leitura sentir-se-á o ritmo diverso:

> Árma virúmque canó, Troiaé qui prímus ab óris Beátus ille qui procul negótiis.

<sup>(\*)</sup> Este o valor de arsis e lesis na métrica latina. Na grega era o contrário. Entre os Gregos o ponto fundamental das duas partes do compasso métrico era dado na dança pelo levantar ou abaixar do pé. — Abaixava-se quando o coro pronunciava as sílabas que deviam ser mais fortemente entoadas, levantava-se quando pronunciava as sílabas do acento secundário, razão por que as palavras quando pronunciava as sílabas do acento secundário, razão por que as palavras quando pronunciava as sílabas do acento secundário. artis e lesis entre os Gregos significam exatamente o contrário do que entre os Romanos. Arcis para aqueles era o tempo fraco, lesis o tempo forte; ao passo que para estes (Romanos) arcis era o tempo farte, e lesis o tempo fraco.

Observações. - 1) Em algumas edições a arsis marca-se com o acento

agudo ('), p. ex.: ârma virúmque canó, Troiaé qui primus ab óris. O sinal da tesis é o acento grave ('), mas menos usado do que o agudo nas sílabas em arsis.

2) Para conhecer-se sobre qual sílaba caia a arsis e sobre qual a tesis num pé impróprio é preciso ver qual dos pés préprios ele substitue, porque, se por exemplo, um espondeu (——) faz as vezes de um dátilo (——) terá a arsis na primeira sílaba; mas se substitue um anapesto (——) a arsis cairá na segunda.

b) Muitas são as espécies de pés que foram usados nos versos latinos: os mais importantes são:

omnes. 1) O Espondeu = duas longas 2) O Troqueu ou Coreu = uma longa e uma breve armă. 3) O Dáctilo = uma longa e duas breves corporă. 4) O Jambo = uma breve e uma longa viros. běně. 5) O Pirríquio = duas breves?

6) O Anapesto ou Antidáctilo = duas breves e

căpiunt. wuma longa timidus.

7) O Tríbaco = três breves legerünt. 8) O Molosso = três longas

9) O Coriambo = uma longa, duas breves e umaga. lenga (\*) commemoras.

abiete. 10) O Proceleusmático = quatro breves

c) Escandir um verso é decompô-lo em seus pés; por exemplo, leiam-se os versos a seguir apoiando a voz na arsis com uma pequena pausa depois de cada pé.

> ārmă vi | rūmque că | no Tro | iae qui | primus ăb | oris îtăli | am fa | to pro iu | gus La | vînăque | venit | (Verg.)

#### 3) Da cesura.

- 534. a) Escandindo-se um verso vê-se que as mais das vezes o fim de um pé não coincide com o fim da palavra, mas esta divide-se e parte fica com o pé antecedente e parte com o pé seguinte. Este corte da palavra toma o nome de cesura, de caedere, cortar.
- b) Mas a cesura propriamente dita é a cesura do verso que consiste em uma pausa ou divisão que se deve fazer no mesmo verso.
  - c) Esta pausa pode cair no sim de um pé ou no mesmo pé.

Se a pausa cair no verso coincidindo o final da palavra com o sim do pé diz-se dieresis:

Dic mihi, Damoeta, cujum pecus? | an Meliboci?

<sup>(\*)</sup> Pé composto de um trofeu ou coreu (---) e de um jambo (---), igual a um coriambo; -

Se cair no pé e depois da arsis (sílaba longa) chama-se cesura forte ou masculina:

Incidit in Scyllam || qui vult vitare Charybdim.

Se cair depois da lesis (silaba breve) cesura fraca, feminina ou trocaica:

Obstupuit simul ipse ||, simul percussus Achates.

d) As cesuras conferem muita elegância e harmonia aos versos latinos. Um verso sem cesura propriamente dita torna-se duro e pesado. Comparem-se, por exemplo, os seguintes sem cesura:

Aura | scribis | carmina | Juli | maxime | vatum (Marcial)

Sparsis | hastis | longis | campus | splendet et | horret (Ênio)

com os seguintes de Vergilio que têm cesura:

Infan | dum re | gina ju | bes reno | vare do | lorem! Felix | qui potu | it re | rum co | gnoscere | causas! Tantae | molis e | rat Ro | manan | condere | gentem! Gratior | est pul | chro veni | ens in | corpore | virtus.

c) A cesura deve em regra cair sobre uma sílaba longa: ela tem em si tão grande força, que, quando, por exceção rara, cair sobre uma sílaba breve por natureza, esta em virtude de cesura alonga-se, p. ex.: a segunda sílaba de ămór alonga-se em:

Omnia | vincit a | mor | et | nos ce | damus a | mori.

# 4) Das figuras ou licenças poéticas.

535. — Escandindo os versos é necessário conhecer e observar certas modificações de sílaba ou de quantidade que são chamadas figuras. As principais são: a elisão, a sinaleja, a sinérese, a diérese, a sístole, a diástole, a síncope e a tmese.

a) Dá-se a elisão quando e sílaba final de uma palavra, que termina em m, encontrendo-se com a vogal (mesmo precedida de h) da palavra seguinte, se contrai com esta formando uma única sílaba, por exemplo, nos seguintes versos:

O curas hominum, o quantum est in rebus inanel (Pers.) Vilius argenium est auro, virtutibus auruml (Hor.)

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano (Juv.) pronuncia-se: homino, quantumst, argentumst, orandumst; do mesmo modo supremum audire laborem, pronuncia-se supremaudire laborem.

b) A sinalefa dá-se quando a vogal final de uma palavra fica como absorvida pela vogal inicial da palavra seguinte, p. ex.

## Conticuere omnes întentique oră tenebant.

Observação. -- As interjeições ah, heu, o, não estão sujeitas à sinalefa, p. ex.: :

O päter, o hominum, divumque aeterna potestas. Ah ego non possum tanta videre mala.

c) A sinérese dá-se quando duas vogais, que formariam uma sílaba, se contraem em uma, p. ex.:

## Seu lento fuerint alvearia vimine texta (Verg.)

onde na palavra alvearia as duas vogais se contam por uma só.

d) A dierese dá-se quando uma sílaba ou um ditongo se divide em duas sílabas, p. ex.: vitae em vitai; insuetus em insúétus; silvae silvae.

## Aūlāi in medīo lībābant pocula Bacchī (Verg.)

e) Dá-se a sistole quando, por necessidade do metro, se faz breve uma sílaba longa, p. ex.: stetěrunt por stetěrunt; tulërunt por tulērunt.

Mätri löngă decem tülerünt fastidiă menses (Verg.)

f) Dá-se a diástole quando se faz longa uma sílaba breve por natureza, p. ex.: Priamides por Priamides.

Tanto a sístole como a diástole são figuras raríssimas e por isso não se devem imitar.

Entre as licenças poéticas recordamos ainda a ríncope que consiste na eliminação duma vogal breve no meio da vocábulo, p. ex.: calfacio em vez de calefacio, e a tmese que decompõe as palavras compostas nos seus elementos, p. ex.: quo me cumque rapit tempestas por quocumque me.

A última sílaba de um verso tanto pode ser breve como longa.

#### 5) Principais espécies de versos.

536. — A denominação dos versos latinos faz-se pelo número dos metros que têm, acrescentando-se-lhe uma especificação relativa ao gênero dos pés que neles dominam, p. ex.: trímetro jâmbico; tetrâmetro trocaico ou anapéstico; hexâmetro e pentâmetro dactilico, etc.; — outros distinguem-se pelo nome do autor o asclepiadeu, o alcaico, o arquilóquio, o alcañoio, o faléucio, o ferecrácio, etc.

Aquí trataremos só dos versos principais e especialmente do hexâmetro e pentâmetro porque foram os que tiveram mais emprego na língua latina. a) Do Hexâmetro. — O hexâmetro chamado tambem épico ou heróico, porque próprio da poesia épica, consta de seis pés dáctilos ou espondeus, exceto o quinto, que deve ser um dáctilo, e o sexto espondeu ou troqueu:

Dūm vī rēs ān niquē sī nunt, tölē rātē lā borēs (Ovidio), Consciā mēns rēctī fāmae mēndāciā rīdēt (idem). Gūttā cāvāt lāpidēm, consūmitur ānulus usu (idem). Qui studēt optātām cūrsū contingērē mētām, Mūltā tulīt fēcītquē puēr, sūdāvīt et ālsīt (Horácio).

Observações. — I) Às vezes no quinto pé há um espondeu em lugar de um dátilo, mas então o dátilo encontra-se no quarto pé, e o verso diz-se espondaco, p. ex.:

Constitit, atque oculis phrygia agmina circumspexit (Verg.).

3) Em geral nos hexâmetros muitos dáctilos exprimem rapidez e vivacida-

Quādrupēdantē pūtrēm sonītū quātīt ūngūlā campam (*l'eig.*). Jāmquē fācēs ēt sāxā völānt, fūror ārmā ministrot.

5) Ao invés, muitos espondeus exprimem gravidade, lentidão on dificul-

Îllî întër sësë magua vi brachia töllünt (Verg.). Apparënt rari nantës in gürgitë vasto.

4) O hexâmetro não termina bem com um monossílalzo, a não ser que se queira exprimir cousa inesperada ou harmonia imitativa, p. ex.:

Parturiunt montes, nascetur ridicălus mus (Horácio). Sternitur, exanimisque tremeus procumbit humi bos (Verg.).

5) Às vezes o hexâmetro tem no fim uma silaba a mais (vereo hipercatalético). Neste caso a silaba a mais termina em vogal breve ou em m, e a primeira silaba do verso seguinte começa por vogal ou por h, daudo-se a elisão entre as duas silabas, p. ex.:

> Omnia Mercurio similis, vocemque coloremque. Et crines flavos et membra decora juventa. Imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque. Haec ait et partes animum versabat in omnes.

PRINCIPALS CESURAS MASCULINAS DO VERSO HEXAMETRO

I) A triemimera ou terciária (=3 meias partes ou 1 pé e ½) cai depois da arsis do segundo pé:

Ille autem || "Causas nequiquam nectis inanes".

II) A pentemimera ou quinária (cinco meias partes ou 2 pés c ½), cai depois da arsis do terceiro pé:

His amor unus erat || pariterque in bella ruebant.

III) A heftemîmera ou selenária (7 meias partes ou 3 pés e ½), cai depois da arsis do quarto pé:

Nisus erat portae custos il acerrimus armis.

IV) A cesura jeminina ou trocaica não tem valor no verso hexâmetro, salvo se cair depois da primeira breve do terceiro pé:

Oderunt peccare || boni virtutis amore. Accolet imperiumque || pater romanus habebit.

A cesura mais importante do verso hexâmetro é a pentemímera; se faltar, em geral, compensam-na a triemímera e a heftemímera.

b) Do Pentâmetro. — O pentâmetro consta de cinco pés. isto é, de quatro pés e de duas cesuras, e divide-se em duas partes: a primeira consta de dois dáctilos ou espondeus e de uma cesura longa; a segunda de dois dáctilos e de uma cesura livre. — Segundo outros, o pentâmetro consta de seis pés e carece da tesis no terceiro e no sexto pé. A cesura é a quinária:

Cāndīdă | pāx hōmī | nēs, || trūx dĕcĕt | īră fĕ | rās (Ovid.) Flōrĕt ŏ | dōrā | tīs || tērră bĕ | nīgnă rŏ | sīs (Tib.) Vīncūn | tūr mōl | lī || pēctŏră | dūră prĕ | cĕ (idem).

Dístico elegíaco. — O pentâmetro não se usa só, mas alternado com o hexâmetro, e esta combinação forma o distico elegíaco, porque usado na elegia, forma simples e primitiva da poesia lírica. O dístico elegíaco tornou-se em seguida a expressão mais apropriada dos pensamentos simples e dos sentimentos ternos e afetuosos. Enio foi o primeiro que se serviu do dístico elegíaco; em seguida foi aperfeiçoado por Catulo, Propércio' Tibulo, e com Ovídio alcançou a perfeição já pela espontancidade, já pela harmonia, p. ex.:

Principiis obstă, sero medicină păratur, Cum mălă per longas invăluere moras (Ovid.) Donec eris felix, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nubila, solus eris (idem). Dum vires annique sinunt, tolerate labores; Jam veniet tacito curva senecta pede (idem).

O pentâmetro para ser verdadeiramente harmonioso deve terminar por palavra dissílaba ou tetrassílaba, raramente trissílaba quase nunca em monossílaba, exceto se for es ou est em elisão.

- c) O Asclepiadeu, de Asclepiades, poeta alexandrino, divide-se em maior e menor:
- I) O menor ou comum consta de um espondeu, de dois coriambos e de um pirríquio:

Maece | nas atavis | edite re | gibus (Horácio)

Outros dizem-no composto de um espondeu, de um dáctilo, de uma cesura longa e de dois dáctilos no fim:

Maece | nas ata | vis | edite | regibus.

II) O maior é semelhante ao menor, tendo, porem, mais um coriambo; ou, como outros querem, consta de um espondeu, de dois dáctilos cada um com cesura longa, e de dois dáctilos no fim:

Tu në | quaesiëris | scirë nëfas | quem mihi, | quem | tibi (Hor.)

ou

Tu në | quaesië | ris | scirë në | fas | quem mihi, | quem tibi.

d) O Alcaico, de Alceu, pode ser maior ou hendecassilabo, e consta de dois jambos, uma cesura longa e dois dáctilos, por exemplo:

Vides ūt al tā stēt nive candidum (Horácio)

e pode ser decassílabo, e consta de dois dáctilos e dois troqueus:

Flumină | constite | rint ă | cuto (Horácio)

e) O Arquilóquio, de Arquíloco, poeta grego, pode ser menor, se constar de dois dáctilos e uma sílaba no fim, como a segunda parte de um pentâmetro. p. ex.:

Pülvis et | ümbră su | mus (Horácio)

O maior consta de quatro dáctilos e de três troqueus; mas os três primeiros dáctilos podem ser substituidos por espondeus, p. ex.:

Sölvītur | ācrīs hī | ēms grā | tā vice | vērīs | ēt fă | voni (Hor.)

J) O Alemânio, de Aleman, consta de quatro pés: dois dáctilos ou espondeus, o terceiro é dáctilo, o quarto um espondeu:

> Aūt Ĕphě | sūm bǐmă | rīsvě Cŏ | rīnthi. Sīc trī | stīs āf | fātŭs ă | mīcos.

g) O Ferecrácio, de Ferécrates, poeta grego, consta de três pés: um dáctilo entre dois troqueus ou espondeus, p. ex.:

Grātō | Pyrrhă sub | antro. Quamvis | pontică | pinus (Horácio)

h) O Falêucio, de Faleuco, composto de cinco pés, um espondeu, um dáctilo e três troqueus, p. ex.:

Passer | mortuus | est me | ac pu | ellae (Catulo)

Este verso se diz tambem hendecassilabo.

i) O Sáfico, assim chamado de Safo, poetisa, e o Adónio, assim chamado porque usado nas festas de Adonis as mais das vezes combinam entre si de modo que depois de três sáficos se encontra um adônio, formando deste modo as odes sáficas, p. ex.:

Întē | gēr vi | tae scělě | rīsquě | pŭrus Non ě | gēt Mau | rīs jacu | līs ně | que arcu Nec venenatis gravida sagittis. Fūscě, phă | rētra.

Sive per Xyrtes iter aestuosas Sive facturus per inhospitalem Caucasum vel quae loca fabulosus Lāmbit Hy | dāspes (Horácio, livro primeiro, ode viges. seg.)

O sájico consta de cinco pés: de um troqueu, um espondeu, um dáctilo e dois troqueus, e o adónio de um dáctilo e um espondeu.

- j) O Jâmbico, assim chamado porque composto especialmente de jambos, tem sempre os pés em número par. E' quase sempre quaternário, senário e octonário, e usa-se só ou unido com outros, especialmente com hexâmetros e trocaicos. Diz-se puro se constar unicamente de jambos; mixlo, se houver tambem outros pés.
- I) O quaternário (=duas dipodias) pode ter outro pé no primeiro e terceiro lugar:

ūt prī | scă gens | mortā | lium (Horácio)

Toma o nome de anacreôntico se carecer da última sílaba, por exemplo:

ō ter | quăter | que fe | lix

II) O senário (=três dipodias) pode ter outro pé (espondeu, déctilo, anapesto ou tribraco) nos lugares pares e impares, mas deve terminar com um jambo, tais são os versos das fábulas de Fedro.

Aeso | pus au | ctor quam | materi | am rep | perit, Hanc ego | poli | vī ver | sibūs | sena | riss (Fedro)

Os senários puros são mais harmoniosos e fluentes, p. ex.:

Běā | tus îl | le, qui | procul | nego | tiis (Horácio) Phase | lus îl | le, quem | vide | tis hō | spites (Catulo)

A cesura ordinária é a quinária.

O jâmbico senário foi usado por Catulo, Horácio, Fedro, mas especialmente pelos cómicos. E estes serviram-se dele com tanta liberdade que muitas vezes do jambo só ficou o último pé.

Na poesia burlesca em lugar do último jambo usa-se um troqueu ou espondeu, tomando então o verso o nome de jambo escazonte ou coliambo. O seu esquema é pois o do jambo senário que termina num troqueu ou espondeu em vez de um jambo; o quinto pé, porem, é sempre um jambo.

Sūffē | nŭs i | stĕ, Vā | rĕ, quēm | prŏbē | nõstī, Hŏno ēst | vĕnū | stŭs ēt | dĭcāx | ĕt ūr | bānus (Catul.)

Chamava-se escazonte ou coliambo, isto é, claudicante, porque a repentina mutação de ritmo no sexto pé lembrava alguem que tropeçasse de modo que o verso tinha efeito cómico e só se usava nas poesias satíricas e burlescas. Catulo e Marcial deixaram-nos vários exemplos.

III) O jâmbico octonário pode ter outros pés (dáctilo, espondeu, anapesto), e pode-se dividir em dois quaternários, por exemplo:

Pěců | niam în | löcö | nêglěgě || rě mã | ximum în | têrdum est | lücrum (Terên.)

k) O Trocaico, assim chamado porque composto especialmente de troqueus, pode admitir espondeus ou dáctilos nos pés pares, e pode ser quaternário, senário e octonário, puro ou misto, perfeito ou falto de uma sílaba. — O octonário pode-se escrever todo numa linha ou em duas, por exemplo:

Appě | těntě | věrě | primo | cům tě | něr vi | rěscit | annus:

OLL

Appetente vere primo Cum tener virescit annus.

l) O Glicônio é composto de três pés, um espondeu ou troqueu e dois dáctilos; ou, segundo outros, de um espondeu, um choriambo e um jambo, e diz-se choriâmbico trímetro acataléctico; ordinariamente combina-se com o asclepiadeu, p. ex.:

Sīc tē | Dīvă pŏ | tēns Cypri;

Oll

Sīc tē | dīvă pŏtēns | Cypri; Sīc frā | trēs Hělěnac | fūlgīdă sī | děra.

#### 6) Gêneros de composições poéticas.

537. — Uma composição poética latina, comumente chamada carmen, pode ser composta de uma única espécie de versos ou de mais espécies. Se for composta de uma única espécie de versos, diz-se carmen monocolon; se de duas, carmen dicolon; se de três, tricolon; se de quatro, tetracolon.

A união ou agrupamento de dois, de três, ou de quatro versos, ordinariamente de espécie diversa, alternando-se com a mesma ordem, forma a estroje e chama-se dístico, se for de dois versos;

trístico, se de três; tetrástico, se de quatro.

Uma composição ou uma estrofe que consta de dois versos e de diferente espécie diz-se carmen disticon dicolon; se de três versos e de duas espécies, carmen tristicon dicolon; se de três espécies, tristicon tricolon; se de quatro versos e de três espécies, tetrasticon tricolon.

# I) Composições ou estrofes de uma só espécie de versos.

- 538. As composições ou estrofes de uma única espécie (monocolon) são geralmente compostas:
- a) Só de hexâmetros, como os poemas heróicos, p. ex.: a Eneida de Vergílio:
- b) Só de jâmbicos senários, por exemplo, o epigrama quarto de Catulo, que começa:

Phaselus ille, quem videtis, hospites,

e todas as fábulas de Fedro.

c) Só de jâmbicos escazontes, por exemplo, o epigrama vigésimo segundo de Catulo, que começa:

Suffenus iste, Vare, quem probe nosti.

d) Só de falêncios, por exemplo, o epigrama terceiro de Catulo:

Lugate, o Veneres Cupidinesve.

e) Só de asclepiadeus, por exemplo, a odeprime ira do livro primeiro de Horácio, que começa do seguinte modo:

Maecenas atavis edite regibus.

Gramática Latina, 28

#### Composições de duas espécies de versos com estrofes de dois versos.

539. - As composições com estrofes de dois versos podem constar:

- (a) De um hexâmetro e um pentâmetro, é o dístico de que já falamos. Tais, por exemplo, são as muitas elegias de Ovídio.
- b) De um hexâmetro e um jâmbico senário, p. ex.: a ode décima sexta do livro quinto de Horácio:

Altera jam teritur bellis civilibus actas, Suis et ipsa Roma viribus ruit.

c) De um hexámetro e um jâmbico quaternário, p. ex.: a ode décima quinta do livro quinto de Horácio:

Nox eratiet caelo fulgebat luna sereno Inter minora sidera.

d) De um hexâmetro e um arquilóquio menor, p. ex.: em Horácio a ode sétima do livro quarto:

> Diffugere nives, redeunt jam gramina campis Arboribusque comae.

c) De um hexâmetro e um alemânio, p. ex.: em Horácio a ode sétima do livro primeiro:

Laudabunt alii claram Rhodon aut Mitylenen Aut Epheson bimarisve Corinthi.

f) De um jâmbico senário e um quaternário, p. ex.: Horácio, épodo segundo:

Beatus ille, qui procul negotiis, Ut prisea gens mortalium.

g) De um trocaico e um jâmbico catalécticos, p. ex.: Horácio, ode décima oitava, livro segundo:

Non ebur neque aurum Mea renidet in domo lacunar.

h) De um glicônio e um asclepiadeu, p. ez.: Horácio, ode terceira, livro primeiro:

Sic te Diva potens Cypri Sic fratres Helenac fulgida sidera.

# III) Composições de várias espécies de versos com estrofes de três ou quatro versos.

540. — As composições de várias espécies de versos com estrofes de três versos são raras; em Horácio só se encontra uma espécie, composta de um jâmbico senário, de um arquilóquio menor e de um jâmbico quaternário, p. ex.: o épodo décimo primeiro:

Petti, nihil me sicut antea juvat Scribere: versiculos Amore perculsum gravi.

Pelo contrário, as compostas de estrofes de quatro versos são muitas e geralmente compreendem:

- a) Três sáficos e um adônto, como em muitíssimas odes de Horácio, entre as outras a que acabamos de mencionar à pág. 423, i,
- b) Três asclepiadeus e um glicônio, p. ex.: em Horácio a ode vigésima quarta, livro primeiro:

Quis desiderio sit pudor aut modus Tam cari capitis? Praecipe lugubres Cantus, Melpomene, cui liquidam pater Vocem cum cythara dedit.

c) Dois asclepiadeus, um jerecrácio e um glicônio, p. ex.: em Horácio a ode décima quarta do livro primeiro:

O navis, referent in mare te novi Fluctus! Oh! Quid agis? Fortiter occupa Portum: nonne vides ut Nudum remigio latus?

d) Dois alcaicos maiores, um jâmbico arquilóquio e um alcaico menor, p. ex.: em Horácio a ode primeira do livro terceiro:

Odi profanum vulgus et arceo:
Favete linguis; carmina non prius
Audita Musarum sacerdos
Virginibus puerisque canto.

6) — Metros clássicos usados pela Igreja na sua hinologia.

541. — a) Só hexâmetros, p. ex.: na antifona: Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli.

b) Disticos dactilicos, p. ex.: nas antifonas:

Fac nos innocuam Joseph, decurrere vitam
Sitque tuo semper tuta patrocinio.
Hic vir despiciens mundum et terrena, triumphans
Divitias caelo condidit ore, manu.

c) Jâmbicos quaternários, p. ex.: nos hinos:

O gloriosa Virginum (B. Mariac Virg.)
Caelestis urbs Jerusalem (Dedic. Ecct.)
Quicumque certum quaeritis (SS. Cord. Jes.)
Veni, Creator Spiritus (Pent.)
Vexilla regis prodeunt (Inv. S. Crucis)

d) Jâmbicos senários, p. ex.: nos hinos:

Beate pastor, Petre, clemens accipe (SS. Ap. Petri el Pauli).

Opus decusque regium reliqueras (S. Elisabeth Reg.)

e) Trocaicos octonários catalécticos. Estes versos podem-se tambem dividir em dois quaternários: o primeiro perfeito, o segundo cataléctico, p. ex.:

O quot undis lacrymarum — quo dolore volvitur (B. M. Virg. Dol.)

Pange lingua gloriosi — lauream certaminis (S. Crucie) de só três pés:

Ave maris stella (B. M. Virg.)

f) Odes sáficas: três súficos e um adônio, p. ex .:

Iste Confessor Domini colentes (Comm. Confess.)
Ut queant laxis resonare fibris (S. Joan. Bapt.)
Plaude festivo, pia gens, honore (B. M. Virg. Cons.)
Virginis proles, opifexque matris (Comm. Virg.)

g) Odes asolepiadéias: três asclepiadeus e um glicônio, por exemplo:

Tc, Joseph, celebrent agmina caclitum (S. Joseph) Custodes hominum psallimus Angelos (SS. Ang. Cust.)

doix asclepiadeus, um jerecrácio e um glicônio, p. ex.: Regali solio fortis Iberiae (S. Hermenegildi)

Da poesia métrica de tipo clássico, baseada na quantidade, paulatinamente passou-se à poesia com assonâncias e rimas, como, por exemplo, o são muitas sequências da liturgia, em seguida à com acentuação, que deu origem à poesia moderna baseada no número das sílabas e na sucessão dos acentos.

#### APÉNDICE IV

### PEQUENAS NOTAS FILOLÓGICAS SOBRE AS DECLINAÇÕES E O VERBO LATINO

#### CAPÍTULO I

## HOTAS FILGLÓGICAS SOBRE AS DECLINAÇÕES

#### Introdução.

542. — Ficou dito no número 16, b, pág. 21 que todo substantivo e adjetivo consta de dois elementos: tema e desinência. A parte final variavel de qualquer substantivo e adjetivo chama-se desinência; a outra parte fixa e invariavel chama-se tema. Acha-se o tema eliminando-se a desinência do genitivo que lhe corresponde. Do exposto se deduz que em rosa, rosae da primeira declinação; em dominus, domini, da segunda; em virtus, virtulis e vulpes, vulpis da terceira; em sensus, sensus da quarta; em dies, dici da quinta, os temas são respectivamente: ros, domin-, virtul-, vulp-, sens-, di-.

Este método é exclusivamente prático. De acordo, porem, com os princípios científicos deve-se dizer que o tema só se acha eliminando-se a desinência do casa genitivo plural -rum nos substantivos da primeira, segunda e quinta declinação e -um nos da terceira e quarta: rosa-rum, domino-rum, virtul-um, vulpi-um, jructu-um, die-rum, assim es temas serão: rosa domino, virtut, vulpi, fructu, die. Razão por que

a 1.ª declinação compreende os temas em a, gen. -ae;

a 4.5 = 0 0 u, gen, -us;

a 5." > > e, gen. -ei;

## PRIMEIRA DECLINAÇÃO

- 545. A primeira declinação compreende todos os substantivos cujo tema termina em a, por exemplo: rosa.
- a) Esta vogal a, que originariamente era longa, é breve no nom. e vocativo sing. rosă, ao passo que é longa no ablat. sing. rosă, no genitivo e ac. plurais: rosărum, rosās.
- b) O gen. sing. terminava em ās, desinência que no latim clássico só se encontra no substantivo familia com os nomes paler,

mater, filius e filia (pater familias, mater familias, etc., ct. n. 20, a, pág. 26).

Em seguida à vogal temática a acrescentou-se a desinência i da segunda declinação: ãi em lugar de ãi, por ex.: rosã-i por rosã-i. A vogal i ternou-se pesteriormente e, formando com a vogal temática a o ditongo ae, por ex.: rosae, nos casos gen. e dat. sing.; nom. e voc. plurais (cf. n. 20, segunda alínea, pág. 26).

- c) No ac. sing. acrescentou-se à vogal temática breve à a consoante m: rosă-m.
- d) O ablat. sing. terminava em d: rosa-d, consoante que mais tarde desappareceu, donde rosā.
- c) A desinência do gen. plural era sum (antigamente som): rosa-sum. O s entre duas vogais tornou-se r (rotacismo) rosa-sum.
- j) O ac. plural formava-se acrescentando-se s ao acusativo singular: rosă-m-s; caiu o m, donde rosā-s, com o ă (longo), alongamento de compensação.
- g) No dat. e abl. plurais acrescentou-se a desinência is :rosa-is, e por contração rosis.

Os mesmos princípios que acabanios de expor aplicam-se tambem aos adjetivos femininos da primeira classe em a.

#### Esquema

Tema rosa, f., a rosa.

## Singular

Nom. wa

Gen. rosa+i=rosa+e=rosae

Dat. rosa + i = rosa + c = rosae

Ac. rosa+m=rosam

Voc. rosă

Abl. rosa+d=rosa.

#### Plural

Nom. rosa+i = rosa+e = rosae Gen. rosa+sum = rosārum Dat. rosa+is = rosīs

Ac. rosa+n+s = rosās

Voc. rosa+i =rosa+c=rosae

Abl. rosa+is = rosis.

## SEGUNDA DECLINAÇÃO

- 544. A segunda declinação compreende todos os substantivos com o tema em o: discipulő, piró, pratő.
- a) Para a formação do nom. e ac. sing. masculinas e femininas acrescentaram-se as consoantes s e m: nom.: discipulő-s, pirő-s; ac.: discipulő-m, pirő-m: acrescentou-se m ao mesmo tema para formar os casos nomin., ac. e voc. sing. neutro: pratő-m. Em seguida a vogal o tornou-se u: discipulă-s, discipulă-m, discipulo; piră-s, piră-m, pereira; prată-m, prado:
- b) O gen. e dat. sing. formam-se acrescentando-se ao tema a vogal i : discipulă-î, piră-î, prată-î. No genitivo as vogais o-i derum î: no dativo, por causa da queda do i, ō: discipuli, discipulă, pirî, piră; pratī, pratō.
- c) No vec. sing. masc. e feminino a vogal temática o abrandouse em e: discipule, pire.
- d) O abl. sing. terminava em d, consoante que desapareceu mais tarde: discipulod, discipulo, pirod, pirod, pratod, prato.
- e) O nom. e voc. plur. masc. e femininos formaram-se acrescentando-se à vogal temática ŏ a vogal i, contraindo-se em i como no genitivo singular: discipulŏ-i=discipulō; pirŏ-ī=pirī. O nom., ac. e voc. plurais neutros formaram-se acrescentando-se a vogal a e as duas vogais ŏ-ŭ produziram ŭ: pratŏ-ŭ=pratŭ.
- f) O ac. plural masc. e feminino formou-se acrescentando-se a consoante s ao acusativo singular, desaparecendo em seguida a consoante m: discipulŏ-m-s-discipulŏs, pirŏ-m-s=pirōs, em que a vogal o é longa (ō) para compensar a queda do m.
- g) No gen. plural a desinência era sum: discipulo-sum, piro-sum, prato-sum. O s entre duas vogais tornou-se r (como na primeira eleclinação): discipulārum, pirārum, pratōrum.
- h) O dat. e abl. plur. formaram-se com a desinência is: discipulă-ia, piră-ia e por contração: discipulă, piră-, prată.
- 545. Com respeito aos substantivos terminados em er, ir note-se que tambem estes terminavam em os, logo: pueros, agros, viros, com os temas pueros, agros, viros. Em seguida "por causa da queda da vogal o de os, teve-se no nominativo puero, donde puer, em que se conservou a vogal e, como parte integral do tema (e temático); vir, em que ficou a vogal i, e assim em seus compostos duamvir, duúnviro; triúnviro; triúnviro: decemvir, decênviro: levir, cunhado; ao passo que nos substantivos em que a vogal e se oblitera adiante de r, acrescenta-se e tão somente no nom. e voc. sing., como, por exem-

plo, em ager, porque o r, precedido da consoante (agr) teria dificultado

a pronuncia, neste caso o e chama-se eufónico (1).

O que se diz dos substantivos em us, er, um aplica-se tambem aos adjetivos em us, er, um. A estes acrescenta-se o adjetivo satur (m., farto, saciado), saturum (n.,) (satura, f., que segue a primeira declinação) que deriva de saturos, saturom.

#### Esquema

Tema discipulo, m., o discipulo.

#### Singular

| Nom. | discipulo+s | = discipulus |
|------|-------------|--------------|
| Gen. | discipulo+i | =discipuli   |
| Dat. | discipulo+i | = discipulo  |
| Ac.  | discipulo+m | = discipulum |
| Voc. | discipulo   | = discipule  |
| Abl. | discipule+d | ≈ discipulo  |

#### Plural

| Non. | discipulo -i-i | = discipuli    |
|------|----------------|----------------|
| Gen. | discipulo+sum  | = discipulorum |
| Dat. | discipulo+is   | = discipulis   |
| Ac.  | discipulo+m+s  | = discipulos   |
| Voc. | discipulo+i    | = disciputi    |
| Abl. | discipulo+is   | = discipulis.  |

Tema pralo, n., o prado.

### Singular

| Nom. | prato+m | = pralum |
|------|---------|----------|
| Gen. | prato+i | = prafi  |
| Dat. | prato+i | = prato  |
| Ac.  | prato+m | = pratum |
| Vov. | prato+m | = pratum |
| Abl. | prato+d | = prato  |

#### Plural

| Nom. | prato+a   | ™ pralã    |
|------|-----------|------------|
| Gen. | prato+sum | = pratorum |
| Dat. | prato+is  | = pratis   |
| Ac.  | prato+a   | = prată    |
| Voc. | prato+a   | = prală    |
| Abl. | prato+is  | = prafic   |

<sup>1)</sup> Outres autores explicam este mesmo fato moiológico de maneira diferente.

# TERCEIRA DECLINAÇÃO

- 546. A terceira declinação compreende duas espécies de substantivos:
  - A) todos os que terminam o tema em consoante,
- B) todos os que terminam o tema na vogal i, e a estes se acrescentam dois temas em u: su, gru, nom. sus (m. e f.), porco, porca; grus (f), grou.

#### A) TEMAS EM CONSOANTE

- 547. Os temas em consoante podem terminar: I) em muda ou II) em semivogal.
- I) Os temas em consoante muda subdividem-se em temas em (3) dental: t, d.
- II) Os temas em semivogal subdividem-se em temas em 1) líquida: l, r; 2) nasal: m, n; 3) sibilante: s.

#### I) TEMAS EM CONSOANTE MUDA

1) Temas em gutural: c, g.

## Singular

- 548. -- a) O nom. e voc. sing. dos temas em gutural formamse acrescentando-se aos temas a desinência s, que, unindo-se às guturais c, g, produzem a consoante dupla x, por exemplo: tema reg, nom. e vo.: reg+s=rex; tema voc, nom. e voc.: voc+s=vox.
  - b) Genitivo. Forma-se acrescentando is : voc-is, reg-is.
  - c) Dalivo. Acrescenta-se i: voc-i, reg-i.
- d) Acusativo. Forma-se acrescentado a consaonte m, que se une ao tema por meio da vogal unitiva e: voc-e-m, reg-e-m.
- c) Ablativo. Acrescenta-se a vogal e (do antigo caso instrumental que se perdeu): voc-e, reg-e.

#### Plural

- a) Nom. e voc. Formam-se acrescentando es: voc-os, reg-es.
- b) Genitivo. Forma-se com a desinência um : voc-um, reg-um
- c) Dat. e abl. acrescenta-se a desinência bus, precedida da vogal unitiva i: voc-i-bus, reg-i-bus.

d) Acusativo. Acrescenta-se ao acus. sing. a desinência s, que provoca, como na primeira e segunda declinação, a queda da consoante m : voc-e-m-s, reg-e-m-s = voc-e-s, reg-e-s.

Observações. — I) Todo o substantivo que termina o nominativo singular em x terá o genitivo em cis ou gir e todo o substantivo que adiante das desi-

nências dos casos apresente os consolantes e ou g terá seu nominativo em x.

2) Nos temas polissilabos a vogal temática i, que aparece no genitivo sing, adiante da gutural, torna-se e no nom, singular: judic-is, gen. = nom, juda, juiz; remig-is nom. remix, remador. Excetua-se o genitivo calic-is, nom. calic, calice. O substantivo niv-is, gen. iaz o nominativo nix, neve (tema niv par nig.).

# 2) Temas em labial: p, b.

549. - O nom. e voc. sing. dos temas em lahial formam-se acrescentando-se ao tema a desinência s: temas princep (principe) = nom. e voc. princep-s; tema trab (trave) = nom. e voc. trabs. A formação dos demais casos é idêntica à dos temas em gutural: gen. princip--is. trab-is. etc.

Observações. - 1) Nos temas polissilabos a vogal temática i, que aparece no genitivo sing, adiante da labial, torna se e no nominativo singular: principis, gen, nom. princeps; caelibis, gen. nom. caelibs, solteiro.
2) O substantivo ancapis, gen. faz o nominativo sing aucèps, caesno.

# 3) Temas em deantal: t, d.

550. - O nom. e voc. sing. dos temas em dental formam-se acrescentando-se ao tema a consaonte s, adiante da qual se clidem as consaontes t, d: tema virtut = nom. e voc. virtut-s = virtus, virtude: tema custod = nom. e vec. custod-s = custos, guarda. A formação dos demais casos é idêntica à dos temas em gutural e labial: gen. virtul-is, ciustod-is, etc.

Observações. — 1) Nos temas polissilabos a vogal temática i, que aparece no genitivo sing, adjunte de dental, se torna e no nominativo singular: equitis,

gen. - nom. eques, cavaleiro; obsidis, gen. = nom. olises, refem.

2) Os substantivos neutros lac, lactis, n., leite; cor. cordic, n., caração: camel, capitis, n., cabeça (em que a vogai i se torna a no nominativo) e todos es substantivos gregos neutros em ma, por exemplo poema, poematis, poema, não recebem s no nominativo e este caso é igual ao tema, dando-se, porem, a queda das consoantes que não podem ser finais na língua latina Ci., n. 32, pág. 38, c pág. 40,

5) Nos substantivos pēs. pēdis, m., o pé; abīce, abīclis, l., abeto; arīcs, arīclis, m., carneiro e parie, parietis, m., č (breve) temático tornou-se e lango no

nominativo, por compensação da dental que desapareceu.

# II) TEMAS EM SEMIVOGAL

# 1) Temas em líquida: 1, r.

551. — O nom. e voc. sing. dos temas em líquida são iguais ao próprio tema: consul, m., o consul (tema e nom.); dolor, m., a dor (tema e nom.). A formação dos demais casos é idêntica à dos temas já estudados: gen. consul-is, dolor-is, etc.

Observações. -- 1) Alguns temas em or, para formatein o nom., mudam o d em a: charis, gen. = char, nom., o marsim; robaris, gen. - robar, nom., a sorça.

2) Os temas em se (originariamente ter) inserem entre as consoantes se r a vogal e para a formação do nom. e voc.: patris, gen. = pater, nom. e voc., o pai; matris, gen. = mater, nom. e voc., a mãe; fratris, gen. = frater, nom. e voc., o irmão. — Assim o tema imbr, gen. imbr-is, faz o nominativo imber, a chuva. Ao passo que alguns opinam que imber, imbris, chava; uter, uter, odre; linter, linteris, bacco, têm o tema em vogal i: imbri, utri, lintri.

# 2) Temas em nasal: m, n.

552. - O nom. e voc. sing. dos temas que terminam em nasal n formam-se eliminando a dita nasal: tema sermon = nom. sermo; tema legion = nom. legio. Para a formação dos demais casos acrescentam-se as mesmas desinências. logo: gen.: sermon-is, legion-is; dat .: sermon-i, legion-i; ac .: sermon-em, legion-em, etc.

Observações. — I, Os temas em on (o longo) conservam em todos os casos a vogal o, ao passo que os em on (o breve) mudam a vogal o em i, tema homan -homin, genitivo homin-is, nom. homo, o homem; tema ordan -ordin, genitivo ordin-is, nom. onto, a orden; tema sirgon = virgin, genitivo virgin-is, nom. virgo, a virgem. Notem-se caro, carnir (por carinis) a carne e Anio, Anienis, o Anieno

2) Os temas em en (com o é longo) têm o nominativo igual ao tema: tema e nom. ren, gen. renis, o rini; os em en (com e breve) têm tambem o nominativo igual ao tema, mas nos outros casos mudam o é em 7: tema nomên = nom. nomên, n., o nome, gen. noměn-is; tema tubicěn = nom. tubicěn, m., trombetciro, gen. tubicin-is; tema flumen = nom. flumen, n., o rio, gen., flumen-is; tema pecten = nom. pecten, m., o pente, gen. pecten-is.

5) Os únicos temas em nasal que recebem o s no nominativo sing. são

hiem-s, hiem-is, f. o inverno e sanguis, sanguin-is, m., de sanguin-s, o sangue.

#### 3) Temas em sibilante: s.

553. - O nom. sing. dos substantivos que terminam em s é igual ao tema: tema mos=nom. mos, m., o costume; tema os=nom. os, n., a boca; tema mas=nom. mas, m., o macho; tema jus=nom. jus, n., o direito. Nos demais casos, excetuando-se naturalmente o voc. sing. masculino e feminino e o nom., ac. e voc. neutro, a consoante s, achando-se entre duas vogais, torna-se r: mor-is, or-is, mar-is jur-is.

Observações. -- 1) Alguns temas terminados em os, que se torna or, fazem o nominativo em us: tema carpos ecorpor=nom. corpas, n., o corpo, gen. corpor-is; tema frigor = frigor = nom. frigus, n. o frio, gen. frigor-is.

2) Alguns temas terminados em is têm o nominativo igual ao tema, enquanto nos demais casos, alem da mudança do s em r, mudam a vogal i em &: tema pulvis=nom. pulvis, m., o pó gen. pulver-is; tema cinis=nom. cinis. m. (e f.), cinza, gen. ciner-is.

3) Alguns temas terminados em es, que se torna er, fazem o nominativo em us: tema genes=gener=nom. genus, n., genero, gen. genes-is; tema opes

oper=nom. opas, n., obra, gen. oper-is.

4) Os temas terminados em se, rr. Il perdem no nominativo uma consoante: tema ose=nom. os, n. osso gen. oss-is; tema farr=nom. far. n., escândea, gen. farr-is; tema mell = nom. mel, n., o mel, gen. mell-is.

# B) TEMAS EM VOGAL

#### Vogal: i

Singular:

554. — a) O nom. e voc. dos temas em i formam-se nos substantivos masculinos e femininos acrescentando-se-lhes a desinência s: tema colli-nom. colli-s, m., citeiro; tema avi=nom. avi-s, f., ave. Algumas vezes a vogal abranda-se em e, razão por que o nominativo em alguns substantivos termina em es: tema vulpi=nom. vulpe-s, raposa. Pode-se considerar uma exceção o substantivo senex, senis, o velho.

Os neutros mudam sempre o i em e: tema mari=nom. mare, n., o mar. Nos temas polissílabos em ăti e ări elide-se a vogal e do nom. e o ā lengo abrevia-se em ă breve: tema animāti, exemplāri = nom. animāt, exemplār em lugar de animāte, exemplāre.

- b) O gen. e dal. formam-se acrescentando-se ao tema as desinências is, i, com as quais se contrai a vogal temática i: tema colli, gen. colli+is=collis; dat. colli+i=colli; tema avi, gen. avis, dat. avi; tema mari, gen. maris, dat. mari; tema animali, gen. animalis, dat. animali.
- c) O ac. masc. e jem. forma-se com a consoante in, mudando quase todos a vogal temática i em e, poucos são os substantivos que a conservam: tema colli=ac. colle-m; tema avi=ac. ave-m; tema siti=ac. siti-m, a sede; tema buri=ac. buri-m, a rabiça do arado. Note-se do tema viri o ac. vi-m, com o tema abreviado e o nominativo vis, a força. Nos substantivos neutros o acusativo é igual ao nominativo.
- d) O abl. formou-se acrescentando-se a consoante d, que se obliterou em seguida, e nos substantivos masculinos e femininos a vogal temática i mudou-se em e, continuando inalterada nos outros: tema colli = collid = colle; tema vulpi = vulpe; tema avi = ave (e avi); tema mari = mari; tema animali = animali; tema exemplari exemplari.

## Plural:

- a) O nom. e voc. masculino e feminino formam-se acrescentando-se es, que se contrai com o i temático. Estes mesmos casos do gênero neutro formam-se com a desinência a: tema colli=nom. e voc. colli-co=colles, tema avi=aves, tema vulpi=vulpes. tema mari=mari-ă, tema animali=animali-ă, tema exemplari = exemplariă.
- b) O genitivo forma-se com a desinência um: tema colli = colli-um, avi = avi-um, vulpi = vulpi-um, mari = mari-um, animali = animali-um, exemplari = exemplari-um.
- c) O ac. masc. e fem. forma-se acrescentando-se ao ac. singular a desinência s, o que provoca a queda da consoante m; nos substan-

tivos neutros acrescenta-se a desinência a: tema colli = colle-m-s = eolle-s, mari = mari-a. O acusativo plural pode tambem terminar em is: collis, hostis, finis. O substantivo sis faz no nom. ac. e voc. plur. pir-es de vis-es do tema vis por vir de viri com rotacismo.

d) O dat. e ab!. formam-se com a desinência bus: tema colli-colli-bus. avi=avi-bus, vulpi=vulpi-bus, mari=mari-bus, animali=animali-bus, exemplari=exemplari-bus.

Os mesmos princípios aplicam tambem aos adjetivos da

segunda classe.

## Vogal: u.

555. — Só dois substantivos pertencem aos temas terminados em u: sus (m. e f.), porco, porca, tema su; grus (i.) grou, tema gru.

Formam o nom. sing. acrescentando-se-lhes s ao tema: su-s, gru-s. A formação dos demais casos é igual à que acabamos de estudar: gen. su-is, gru-is; dat. su-i, gru-i; ac. su-em, gru-em, etc. Notem-se o dativo e ablativo plur.: su-bus, melhor que su-i-bus.

### Esquema

Tema colli, m., o oiteiro.

#### Singular

|      | colli+s  |         | Ac. | colli+m | =collem |
|------|----------|---------|-----|---------|---------|
|      | colli+is |         |     | colli+s |         |
| Dat. | colli+i  | = colli |     | colli+d |         |

#### Plural

| Nom. | colli+es  | = collēs          |
|------|-----------|-------------------|
| Gen. | colli+um  | = collium         |
| Dat. | colli+bus | = collibus        |
| Ac.  | colli+m   | =colle+m+s=colles |
| Voc. | colli+es  | = colles          |
| Abl. | colli+bus | = coliibus.       |

#### Tema mari, n., o mar.

| Singular            |  |                                         |                                             | Plural                                 |                                             |  |
|---------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Dat.<br>Ac.<br>Voc. |  | = marĭs<br>= marī<br>= marĕ ·<br>= marĕ | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | mari+a mari+bus mari+a mari+a mari+bus | = marĭum<br>= marĭbus<br>= marĭa<br>= marĭa |  |

# 556. QUADRO ESQUEMATICO

das principais terminações do nominativo e genitivo singular da terceira declinação

|          | And the second s | terceira                                                                                                 | declinação                                                                                     |                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ROMINATIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TENSA                                                                                                    | CEALLING                                                                                       | SIGHIFICAÇÃO                                                                          |
| Cutural  | dux, m. judex, m. radix, f. calix, m. pax, f. falx, f. rex, m. remex, m. nix, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | duc judic radic calic pac falc reg remig niv por nigv                                                    | ducis judicis radicis calicis pacis falcis regis remigis nivis                                 | comandante juiz raiz cálice paz foice rei remador neve                                |
| Lakial   | trabs, f.<br>princeps, m.<br>auceps, m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trab<br>princip<br>aucup                                                                                 | trabis<br>principis<br>aucăpis                                                                 | trave<br>principe<br>caçador de                                                       |
| Goniel   | virtus, j. cques, m. caput, n. lac, n. civitas, f. obses, m., j. poēma, n. nox, f. cor, n. mons, m. dens, m. ars, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | virtut equit capit lact civitat obsid poëmat noct cord mon (monti) dent (denti) art (arti) frond(frondi) | virtūtis equitis capitis lactis civitātis obsidis poēmātis noctis cordis montis dentis frondis | valor cavaleiro cabeça leite cidade refem poema noite coração monte dente arte fronde |
| ígaide ( | consul, m. sol, m. mel, n. doctor, m. scriptor, m. marmor, n. guttur, n. ebur, n. cadaver, n. imber, m. far, n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | consul sol mell doctor scriptor marmor guttur ebor cadaver patr imbr farr                                | consălis solis mellis doctoris scriptoris marmòris gutturis cbòris cadaveris patris imbris     | consul sol mel mestre escritor mármore garganta marfim cadaver pai chuva escândea     |

|           | HOMINATIVO                                                                                                  | TEMA                                                                                           | OVITIKEE                                                                        | SIGHIFICAÇÃO                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasal     | sermo, m. ordo, m. caro, f. ratio, f. nomen, n. splen, m. pecten, m. sanguis, m. hiems, f.                  | sermon<br>ordin<br>carn<br>ration<br>nomin<br>splen<br>pecten<br>sanguen<br>hiem               | sermönis ordčnis carnis rationis nomčnis splenis pectinis sangučnis hičmis      | discurso<br>ordem<br>carne<br>razão<br>nome<br>baço<br>pente<br>sangue<br>inverno                         |
| Sikilante | mos, m. arbor, f. os, n. labor, m. robur, n. mas, m. pulvis, m. crus, n. corpus, n. genus, n. os, n. as, m. | mos<br>arbos<br>os<br>labos<br>robos<br>mas<br>pulvis<br>crus<br>corpos<br>genes<br>oss<br>ass | moris arböris oris labôris roböris maris pulvēris cruris corpŏris genĕris assis | costume<br>árvore<br>boca<br>trabalho<br>força<br>macho<br>pó<br>perna<br>corpo<br>gênero<br>osso<br>asse |
| logal     | vitis, f. caedes, f. vallis, f. tribunal, n. lacunar, n. monile, n. grus, f. sus, m. f.                     | viti<br>caedi<br>valli<br>tribunali<br>lacunari<br>monili<br>gru<br>su                         | vitis caedis vallis tribunălis lacunāris monīlis gruis                          | videira<br>matança<br>vale<br>tribunal<br>teto<br>colar<br>grou<br>porco, porca                           |
| abial- ;  | bos, m. j.                                                                                                  | bov                                                                                            | bovis                                                                           | boi, vaca                                                                                                 |

# QUARTA DECLINAÇÃO

557. — A quarta declinação compreende todos os substantivos cujos temas terminam em  ${\bf u}$ .

Singular:

a) Nominativo. Forma-se acrescentando-se ao tema a consoante s para o masc. e jem.; o nom. neutro não recebe desinência, mas alonga o ŭ breve em ii longo: tema fruclŭ nom. fructŭ-s, o fruto; tema manŭ = nom. manŭ-s, tema cornŭ = nom. cornū.

- b) Genitivo. Acrescenta-se à vogal temática a desinência is:  $\check{u}+is=\bar{a}s$ : fruct $\check{u}-is=$ fruct $\check{u}s$ ; man $\check{u}-is=$ man $\check{u}s$ ; corn $\check{u}-is=$ corn $\check{u}s$ .
- c) Dativo. Acrescenta-se i nos substantivos marculinos e femininos. O dativo neutro é igual ao nominativo: fructă-ī, mană-ī, cornā.
- d) Acusativo. Forma-se com a consoante m nos substantivos masculinos e femininos. O ac. neutro é igual ao nominitivo: fructu-m, manu-m, cornű.
- e) Vocativo. E' sempre igual ao nominativo: fructies, manŭ-s, cornā.
- j) Ablativo. Originariamente acrescentava-se a desinência d, que desapareceu ao depois: fructă-d=fructă, mană-d=mană, cornă-d=cornâ.

#### Plural:

- a) Nom. e voc. masc. e fem. A terminação ûs do nominativo e voc. é o resultado da contração da vogal temática ü com a desinência ēs: fructű-es=fructűs, manűes=manűs. A desinência do neutro é ă: cornű-ă.
- b) Genitivo. A desinência do genitivo é um: fructă-um, mană-um, cornă-um.
- c) Dativo e ablativo. Formam-se estes dois casos com o sufixo bus, abrandando-se quase sempre a vogal temática ű em i: fructű-bus = fructi-bus, mani-bus = mani-bus, cornű-bus = corni-bus.
- d) Acusativo. Com os substantivos masc. e jem. acrescenta-se a consoante s ao ac. sing. o que provoca a queda do m. Forma-se o ac. neutro plural acrescentando-se ao tema em ŭ a vogal à: fructă-m-s=fructū-s, manŭ-m-s, =manū-s, cornŭ-ă.

# Esquema

Tema cantu, m., To canto.

# Singular

Nom. cantu+s = cantus
Gen. cantu+is = cantus
Dat. cantu+i = cantui
Ac. cantu+m = cantum
Voc. cantu+s = cantus
Abl. cantu+d = cantu

#### Plural

| Nom. | cantu+ēs  | = cantūs    |
|------|-----------|-------------|
| Gen. | cantu+um  | = cantŭum   |
| Dat. | cantu+bus | = cantibus  |
| Ac.  | cantu+m+s | = cantūs    |
| Voc. | cantu+es  | = cantūs    |
| Abl. | cantu+bus | = cantibus. |

Tema genu, n., o joelho.

#### Singular

| Nom. | genü                  |
|------|-----------------------|
| Gen. | genü+is=genūs ou genū |
| Dat. | genū                  |
| Ac.  | genū                  |
| Voc. | genū                  |
| Abl. | genŭ+d=genü置          |

#### Plural

| Nom. | genŭ+a   | <i>≡ gen</i> ŭa |
|------|----------|-----------------|
| Gen. | genŭ+um  | = genŭum        |
| Dat. | genu+bus | = genībus       |
| Ac.  | genŭ+a   | = genŭa         |
| Voc. | genŭ+a   | = genŭa         |
| Abl. | genŭ+bus | = genībus       |

# QUINTA DECLINAÇÃO

558. — A quinta declinação compreende todos os substantivos cujo tema termina em  $\bar{e}$ .

# Singular:

- a) Nom. e Voc. Formam-se acrescentando-se à vogal temática  $\tilde{c}$  a consoante s: tema  $di\tilde{c} = \text{nom. di}\tilde{c} s$ , tema  $r\tilde{c}$  nom.  $r\tilde{c} s$ .
- b) Genitivo e dativo. Estes dois casos formam-se com a desinência ī: diē-ī, rē-ī.
  - c) Acusativo. Acrescenta-se a desinência m: die-m, re-m.
- d) Ablativo, Formamva-se com a desinência d, que desapareceu em seguida: die-d=diē, re-d=rē.

#### Plural:

a) Nominativo e vocativo. Acrescenta-se a desinência es, que se contrai com a vogal temática em es: die-es = dies, re-es = res. Gramática Latina, 29

- b) Genitivo. A desinência era sum. O s entre duas vogais tornou-se r (rotacismo): die-sum = die-rum, re-sum = re-rum.
- c) Acusativo. Acrescenta-se s ao acusativo sing. o que provoca a queda da consoante  $\mathbf{m}$ :  $die-m-s=\mathrm{di}\,\bar{e}s$ ,  $re-m-s=\mathrm{r}\,\bar{e}s$ .
- d) Dativo e ablativo. Formam-se acrescentando-se bus à vogal temática e: die-bus, re-bus.

#### Esquema

## Tema die, m., o dia.

| Singular                                    | Plural                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom. die+s =di                              | Nom. die+es = dies                           |
| Gen. $dic+i = dic$<br>Dat. $dic+i = dic$    | Gen. die+sum =diērum<br>Dat. die+bus =diēbus |
| Ac. $die + m = die$<br>Voc. $die + s = die$ | Ac. $die + m + s = di\bar{e}s$               |
| Abl. die $+d = die$                         | Voc. dic+es = dies<br>Abl. die+bus = diebus  |

#### Tema re, f., a cousa

| Singular                                    |                               |                                          | Plural                                      |       |                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | re+s re+i re+i re+m re+s re+d | = rēs<br>= rĕi<br>= rem<br>= rēs<br>= rē | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Ac.<br>Voc.<br>Abl. | re+es | = rēs<br>= rētum<br>= rēbus<br>= rēs<br>= rēs<br>= rēbus |

Observação. — Antigamente havia um caso especial que só servia para o complemento de lugar ande, que se chamava locativo e outro para o complemento de instrumento, que se chamava instrumental. Do antigo locativo, que terminava em i, ficaram uns poucos exemplos, p. ex.: domi, em casa; humi, em terra; ruri, no campo. O locativo fundiu-se com o genitivo, o outro com o ablativo. Cf. n. 179, b, pág. 185; n. 181, pág. 186; n. 295, 2, pág. 238.

#### CAPITULO II

# NOTAS FILOLÓGICAS SOBRE O VERBO LATINO

# Introdução.

559. — Dizíamos no número 84 pág. 91 que os tempos primitivos ou principais do verbo são quatro, a saber; 1) o presente do indicativo, 2) o perfeito do indicativo, 5) o supino e 4) o infinito presente. Observamos agora que este último se considera como tempo principal unicamente por razões práticas, cientificamente também ele forma-se do tema do presente.

## Elementos constitutivos do verbo.

560. — Em todo o verbo latino deve-se distinguir: 1) o radical ou tema verbal geral; 2) o tema temporal; 3) a desinência pessoal.

# 1) RADICAL OU TEMA VERBAL GERAL

O radical ou tema verbal geral (que em toda a conjugação fica inalterado ou quase), indica a idéia genérica e indeterminada do verbo; e as mais das vezes forma-se do infinito presente, tirando-se are na primeira conjugação, êre (longo) na segunda, êre (breve) na terceira e ire na quarta, p. ex.:

de laudare forma-se o tema verbal geral laud; de monêre,

mon; de legëre, leg; de audire, aud.

# 2) TEMA TEMPORAL

O tema temporal une à idéia genérica do verbo uma determinação de tempo; e forma-se do tema verbal geral acrescentando-selhes uns sufixos que pelas suas funções chamam-se sufixos temporais.

Todo tempo tem seu sufixo particular.

# 1) O tema temporal do presente.

561. — O tema temporal do presente forma-se do tema verbal geral, acrescentando-se ā na primeira conjugação, ē na segunda e ī na quarta. Estas vogais chamam-se vogais características das mesmas conjugações.

A vogal a na primeira pessoa do indicativo presente da pri-

meira conjugação com a desinência o se contrai em o, p. ex.:

do tema v. geral lau+a forma-se o tema temp. lauda e o pres. laudo(=laudao);

mon+e s mone e o pres.
moneo;
aud-i s audie o pres. audio.

Nota. — I) A lerecira conjugação não tem vogal caraterística, mas tem unia

vogal unitiva — i, e, o, u, — que une o tema à desinéncia, p. ex.:

de leg forma-se o presente alivo leg-o, leg-i-s, leg-i-t, leg-i-mus, leg-i-lis,
leg-u-nt; o passivo: leg-o-r, leg-c-ris, leg-i-lur, leg-i-mur, leg-u-mini, leg-u-ntur.

Nota. — II) Em muitos verbos da terceira conjugação, o tema do presente forma-se do tema verbal geral:

1) acrescentando-se, l, n, t, u, sc, isc ou esc, p. ex.:

2) Antepondo-se n ou m à última consoante, p. ex.:

do tema v. geral vic forma-se o tema do pres. vi-n-c e o pres. vinco; rup rupo.

3) antepondo-se a primeira consoante do tema e a vogal i (redobro do pre-

do tema v. geral st forma-se o tema do pres. si-st e o pres. sisto;

Observação. — Praticamente o tema do presente forma-se do infinito presente, tirando-se a silaba re nos verbos da primeira, segunda e quarta conjugação e ere nos da terceira.

# 2) O tema temporal do perfeito.

562. -a) O tema temporal do perfeito as mais das vezes forma-se do tema verbal geral.

I) acrescentando-se a vogal característica e a consoante v (isto é, av, ev, iv). ou u ou vê, por exemplo, do tema verbal geral:

| laud fo | rma-se o | tema do perí. | laud-a-v e | o per | laudavi;  |
|---------|----------|---------------|------------|-------|-----------|
| aer     | 20       | 76            | del-e-v    | o por | delevi;   |
| aud     | >        | 20            | aud-i-v    | >>    | audivi;   |
| mon     | 39       | >>            | mon-u      | 25    | monui;    |
| man     | 36       | 29            | man-s      | >>    | mansi:    |
| scrib   | 39       | 39            | scrib-s    | 39    | scripsi;  |
| duc     | 39       | >             | duc-s      | - 36  | duxi;     |
| reg     | *        | У-            | reg-s      | . 3   | rexi:     |
| claud   | 30       | 20            | claud-s    | 30    | clausi;   |
| quat    | >>       | 39            | quăt-s     | 29    | quassi:   |
| concut  | 25       | . »           | concut-s.  | 20    | concussi. |

II) alongando-se a última vogal do tema (que, se for a, pode mudar-se em e), p. ex.:

III) antepondo-se o redobro, que consta da primeira consoante do tema e da vogal e, ou da primeira consoante e primeira vogal do tema p. ex.:

```
de cado tema cad forma-se o perfeito ce-cidi;

* tango * tag * * te-tigi;

* mordeo * mord * * mo-mordi;

* curro * cur * * cu-curri.
```

ou — se a vogal que precede for breve — mudam-se em p; as denlais t e d elidem-se antes de s,

b) Em alguns verbos o tema do perfeito é igual ao tema verbal geral, p. ex.:

vert é o tema do presente verto e do perfeito verti; metu » » metuo » metui.

# 3) O tema temporal do supino.

563. — O tema temporal do supino forma-se do tema geral, acrescentando-se o sufixo tum ou sum. — Os verbos da primeira, segunda e quarta conjugação antepoem a tum a vogal característica, e os da segunda com o perfeito em ui antepõem i em lugar de e.

Antes de 1, b muda-se em p, e g e h em c; as consoantes

t c d elidem-se antes de s, p. ex.:

| de         | laudo tema | laud              | forma-se | o supino | laud-a-lum; |
|------------|------------|-------------------|----------|----------|-------------|
| 20-        | deleo      | del               | 3        |          | del-e-lum;  |
| <b>3</b> > | moneo      | mon (perf. monui) | 2        |          | mon-ĭ-lum;  |
| 20-        | audio      | aud               | Ø.       | 20       | aud-i-lum;  |
| 20         | scribo     | scrib.            | 20       |          | scrip-lum;  |
| 20-        | lego       | leg               | 25       |          | lec-lum;    |
| 25-        | traho      | trah              | . 26     |          | trac-tum;   |
| D.         | evado      | evad              | >        | 30       | eva-sum.    |
|            |            |                   |          |          |             |

# 4) O tema temporal do infinito.

564. — O tema temporal do infinito forma-se do tema do presente, acrescentando-se re na primeira, segunda e quarta conjugação, e ere na terceira, p. ex.:

de laudo, moneo e audio o tema do presente é lauda, mone, audi, e o infinito é lauda-re, mone-re, audi-re; de lego, o tema é leg, e o infinito leg-ere.

Nota. —  $I_I$  Os sufixos para a formação dos outros tempos e medos são os seguintes:

- 1) Indicativo: imperieito ba; mais que perfeito er-a; tuturo imperieito bo na primeira a segunda, a (e c) na terceira e quarta conjugação; futuro perieito er-a.
- Subjuntivo: presente e na primeira, a nas outras conjugações: imperfeito re; perfeito er-i; mais que perfeito ree.
  - 3) Imperativo: presente sem sufixo, futuro lo.
  - 4) Particípio presente al, que no nominativo se muda em ne.
- 5) Gerundivo e gerúndio, ndo: o gerundivo no nominativo muda o o em u, toma e e termina em ndue, nde, ndum; o gerúndio no genitivo termina em ndi.

Nota. — II) Os verbos da leveira e quarta canjunação recebem e antes de ha do imperfeito do indicativo, do ut do participio presente e de adas do gerandivo. Todos os verbos recebem é antes da desinência see do mais que perfeito do subjuntivo, p. ex.:

de lego, tema leg, formam-se legebam, legens, legendus, legissem; de audio, tema audi, formam-se audiebam, audiens, audiendus, audivissem.

# 5) DESINÊNCIA PESSOAL

565. — A desinência pessoal indica a pessoa que pratica ou padece a ação ou se acha no estado que o verbo exprime.

Eis o quadro das desinências pessoais:

| pessed     | número | INDICATIVO<br>E SUBJUNTIVO |                    | IMPERATIVO |          |            |            |
|------------|--------|----------------------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|
|            |        |                            |                    | ativo      |          | pasaivo    |            |
|            |        | ativo                      | paesivo            | prosente   | futuro   | presente   | futuro     |
| 2.a<br>5.a | Sing.  | o ou m  s t mus tis        | lur<br>mur<br>mĭni | nenhuma    | to<br>to | re<br>mini | tor<br>tor |
|            | * :    | nt                         | ntur               |            | nto      |            | ntor       |

Nota. — O perfeito atico do indicativo tem a desinência eti na segunda pessoa do singular, etic na segunda do plural e crunt ou ere na terceira do plural.

### APÊNDICE V

# ABREVIATURAS EPIGRAFICAS -- MOEDAS PESOS E MEDIDAS DOS ROMANOS

# a) Principais abreviaturas latinas.

566. — As principais abreviaturas que os Romanos chamavam notae e mais tarde sigla, dizem respeito:

a) Aos nomes próprios de pessoa;

b) às fórmulas publicas das atas civis e dos cargos;

c) ao estilo epistolar;

d) às medidas:

c) as inscrições ou epígrafes, às dedicatórias e certas locuções particulares.

Quanto às abreviaturas dos nomes de moedas, cf. n. 567, 5, pág. 448.

- 1) As princiapais abreviaturas das fórmulas públicas das atas civis e dos cargos são as seguintes: Aed. = aedilis; Cos. = consul; Coss. = consules; Cur. = curulis; D. = divus; Des. = designatus; Eq. R. = eques romanus; F. = filius; Imp. = imperator; Leg. = legatus ou legio; N. = nepos; P. R. = populus romanus; P. S. ou Ps. = plebiscitum; P. C. = patres conscripti; Pont. M. = pontifex maximus; Praef. = praefectus; Prae. = praetor; Proc. = proconsul; Ouir. = Qquirites; Q. B. F.F. S. = quod bonum faustum felixque sit; Resp. ou R. P. = respublica; S. = senatus; S. C. = senatus consultum; S. P. Q. R. = senatus populusque romanus; S. P. P. Q. R. = senatus polulusque plebsque romana; Trib. Pl. = tribunus plebis.
- 2) As do estilo espistolar são: D. data (subent. epistula); S. D. = salutem dicit; S. P. D. = salutem plurimam dicit; S. V. B. E. E. V. = si vales, bene est; ego valeo; S. V. B. E. E. Q. V. = si vales, bene est; ego quidem valeo; S. V. G. = si vales, gaudeo.
- 3) As abreviaturas das epígrafes, dedicatórias e de outras locuções usadas mais tarde, são: A. =anno; A. c. =anni currentis; A. pr. =anni praeteriti; A. D. =anno Domini; A. M. =anno mundi; A. U. C. =anno urbis conditae; A. (P.) C. n. =ante (post) Christum natum; D. O. M. Deo optimo maximo; Ictus = jurisconsultus; L. S. = loco sigilli; L. B. = loctori benevolo; l. c. = loco citato; D. D. = dono dedit; D. D. D. =dono dedit, dicavit; D. S. P. =de sua posuit; D. S. P. P. =de sua pecunia posuit; J. O. M. = Jovi optimo maximo; D. M. S. = Diis Manibus sacrum; F. F. F. = felix, fauslum, fortunatum; F. C. =faciendum curavit; A. O. P. C. =amico optimo faciendum curavit; F. S. et S. = fecit sibi et suis; H. S. F. S. T. T. L. = hic situs est, sit tibi terra levis.

# b) Moedas, pesos e medidas.

# 1. - Medidas de valor ou moedas.

- 567. O uso das moedas entre os Romanos remonta, segundo alguns, à época dos Decênviros (aproximadamente em 303 de Roma); segundo outros a Sérvio Túlio que teria amoedado cobre ou bronze do peso de uma libra com o cunho de um animal (pecur, donde o nome de pecunia).
- 1) A unidade de medida das moedas era o asse (as, assis, m.), que originariamente pesava uma libra (as libralis ou librarius); era de cobre donde aes grave.

# Os submúltiplos eram:

dexlans..... = 10 onças.

semis ou semissis ou semiassis = 6 onças ou ½ libra.

- 2) O asse sofreu em seguida várias reduções: de uma libracerca de xxx réis (cámbio da Caixa de Conversão 16 dinheiros) de nossa moeda, foi reduzida a ½ libra ou a 6 onças; em seguida a 4, e, ao terminar a primeira guerra púnica, equivalia a 2 onças, e depois, pelo ano 587 de Roma, a uma onça; na época de Cicero a meia onça e o seu valor era de 30 réis, pouco mais ou menos.
- 3) Depois da introdução das moedas de prata (cerca de 268 anos antes da vinda de Cristo), as quantias de dinheiro computaram-se em sestércios = sestertii. O nummus sestertius era uma moeda de prata do valor de 2½ asses ou de 2½ libras, pouco mais ou menos, e marcava-se com a sigla HS (de LLS, quase libra libra semis) e equivalia a pouco mais de 120 réis. Quatro sestertii formavam o dinheiro, denarius, igual a 498 réis, também ele de prata.
- 4) Tambem as grandes quantias exprimiam-se por sestertii, diziam: mille sestertii ou mille sestertium (por sestertiorum) = 1.000 sestércios = 122\$700; duo milia sestertium, 2.000 sestércios, etc.

Bem cedo, porem, a palavia sestertium tornou-se um substantivo neutro indicando a quantia de 1.000 sestércios, e dizia-se duo sestertia, tria sestertia, em lugar de duo milia sestertium, etc. Neste caso, mais frequentemente, usavam os distributivos: bina, terna, centena sestertia, etc., 2.000, 3.000, 100.000 sestércios, etc.; decies centena milia sestertium, ou simplesmente decies centena e tambem sestertium decies 1.000.000 de sestércios; sestertium vicies, 2.000.000; quinquies centena ou sestertium quinquies, 5.000.000. etc.

5) As moedas de ouro não foram quase usadas antes do império. Um aureus (nummus) equivalia a 25 dinheiros, cerea de 12\$270.

## 6) Eram tambem usadas as seguintes moedas gregas:

Obolus cerca de \$090 Philippus cerca de 11\$010

Drachma cerca de \$558 Mina cerca de 54\$960

Talentum cerca de 3:300\$

# 2. — Medidas de comprimento, superfície, capacidade e peso.

## a) Medidas de comprimento.

568. - As medidas de comprimento cram as seguintes:

| Pes (unidade de medida), igual a 4 palmos, | valia cerca de | metros | 0,29    |
|--------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Digitus, 1/16 do pé                        | >              | 70-    | 0,018   |
| Uncia, 1/12 do pé                          | 3              | >>     | 0,024   |
| Palmus, 1/2 do pé                          | 39             | 29     | 0,066   |
| Cubitus, 6 palmos                          | 7              | ::     | 0,44    |
| Passus, 5 pés                              | >>             | 25     | 1,49    |
| Decempeda, 10 pés                          | >              | 25     | 2,97    |
|                                            | . 3            | >      | 184,37  |
| Actus, 120 pés                             | >              | 36     | 354,00  |
| Miliarium, 1000 passos                     | >>             | 20     | 1475,00 |

À beira das estradas, fora da cidade, a cada mil passos colocavam-se colunazinhas ou pedras, marco miliário (lapis miliarius), que marcavam a distância da cidade, p. ex.: ad lertium lapidem ab urbe ou ail lertium miliarium ab urbe = ao terceiro marco, isto é, a três milhas da cidade (cf. n. 226, b, pág. 206).

#### b) Medidas de superfície.

#### 569. ---

| Jugerum (unid. de medida) = 29,800 pés quel, vali | e terca | de ares | 24,68    |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| Clima                                             | ٦,      |         | 3,08     |
| Actus, 1/2 jeira                                  | 29      | 36      | 12,34    |
| Heredium 2 jeiras                                 | 20      | 26      | 49,36    |
|                                                   | 79      | 3-      | 4936,00  |
| Sallus, 4 centúrias                               | 29      | 20 ,    | 19774,00 |

#### e) Medidas de capacidade.

570. — Das medidas de capacidade abaixo algumas serviam para líquidos outras para sólidos:

| Cyăthus             | cerca de | lifras | 0,045  |
|---------------------|----------|--------|--------|
| Quartarius          | 20       | 5      | 0,010  |
| Hemina, 6 ciatos    | ,        |        | 0,137  |
| Sextarius, 2 êminas | 25       | 26     | 0,275  |
| Carina 12 Amina     | >        | 29-    | 0,55   |
| Cngius, 12 êminas   | 25       | 26     | 3,25   |
| Modius, 32 êminas   | 5        | 25     | 8,70   |
| Semodius, 1/2 modio |          | 3      |        |
| Amphora, 8 conjos   |          | 45"    | 4,35   |
| Urna, 1/2 ânfora    | .0       | 7      | 26,00  |
| Cadua 11/ Anti-     | \$>      | .5     | 13,00  |
| Cadus, 1½ ânfora    | 3        | y.     | 39,00  |
| Medimus, 2 ânforas  | 20       | 20     | 52,00  |
| Culleus, 20 ânforas | 20+      | 3-     | 520.00 |

# d) Medidas de peso.

# 571. — Principais medidas de peso:

| Titon (no me 1) 10                   |          |     |           |
|--------------------------------------|----------|-----|-----------|
| Libra (as ou pondo), 12 oneas, valia | cerca de | grs | . 327,187 |
| Uncia 1½ da libra                    | 5        |     | 27,265    |
| Octuano, a onças                     |          | ,   | 54,530    |
| Quarans, 5 onças                     | ,        | 1   | 81,797    |
| Triens, 4 onças                      | 4.       | 39  | 109,062   |
| Quincuna, o oncas                    | *        |     |           |
| demissis ou semi assis, 6 oncas      | 3        | .5  | 136,328   |
| Septunx, 7 onças                     |          |     | 163,593   |
| Bes ou bis triens, 8 onças           | 25       | >   | 190,859   |
| Dodrans (dempto quadrante) 9 onças   |          | ٠.  | 218,125   |
| Dexlans (dempto sextante), 10 onças  | >        | >   | 245,390   |
| Deurs (demple sexuante), 10 onças    | ۵        | 20  | 272,656   |
| Deuns (dempta uncia), 11 onças       |          |     | 299,922   |
| Dipondo, 2 libras.                   | N        | 7   | 654,374   |
| Treponao, Z libras                   | 4        | ۵   | 981,560   |
| Eddurusts, 4 HDras                   | 26-      | 20  | 1308—     |
| Cumunity, 5 libras                   | 20       | 20  | 1636      |
| Decusia, 10 Horas                    | 20       | >>  |           |
| Luientum, 80 libras                  |          |     | 3272-     |
| Centussis 100 libras                 | .0       |     | 26175—    |
|                                      | 25       | 25  | 32718     |

Havia tambem os submúltiplos da onça, a saber: semiuncia, ½ onça; sextăla, 1/6 da onça; drachma, 1/8 da onça; semisextăla, 1/12 da onça; scriptăla, 1/24 da onça.

#### APENDICE VI

#### DOS NOMES PROPRIOS DOS ROMANOS

572. — Os Romanos tinham três nomes próprios para distinguir a pessoa, a saber: Prenome, Nome e Cognome. Acrescentavam às vezes um quarto: o Agnome.

Para compreender exatamente o uso destes vários nomes,

tornam-se necessárias as seguintes premissas:

A sociedade Romana dividia-se em tribus, cúrias, e gentes. As tribus, em número de três, eram formadas dos povos incorporados no principio à família romana: os Romanos ,os Sabinos e os Etruscos. Cada tribu estava subdividida em dez distritos, chamados cúrias. Essa divisão era política, militar e religiosa. As cúrias constavam de certo número de gentes ou grupos de famílias patrícias que reconheciam um antepassado comum.

Cada gens, p. ex.: gens Cornelia, gens Julia, gens Fabia, constava por sua vez de mais famílias, p. ex.: a gens Cornelia compreendia a família dos Cipiões, dos Lêntulos, dos Cetegos, dos Cinas, dos Dolabelas, dos Silas; a gens Claudia compreendia as famílias dos Neros, dos Pulcros, dos Marcelos, e cada indivíduo de cada família tinha um nome que servia para distinguí-lo dos outros da mesma

família, p. ex.: Gaius, Lucius, Titus, etc. Dai:

1) O prenome (posto antes do nome) servia para distinguir entre si os diversos membros da mesma família; corresponde, no

papel que desempenhava, ao nosso nome de batismo.

O prenome precedia a todos, e conforme o dizer de Varrão, os prenomes eram pouco mais de trinta, e portanto conhecidos de todos, escreviam-se quasi sempre abreviados, alguns com uma só letra, outros com duas e outros com três, p.ex.: A. = Aulus; C. = Gaius; D. = Decimus; K. = Kaeso; L. = Lucius; M. = Marcus; M. = Marius; N. = Numerius; P. = Publius; Q. = Quintus; T. = Titus; Ap. = Appius Cn. = Gneus; Sp. = Spurius; Mam. = Mamercus; Ser. = Servius; Sex. = Sextus.

- 2) O nome (nomen) servia para designar a gens à que pertencia o indivíduo; assim os membros da gens Julia foram chamados Julii. Estes nomes são propriamente adjetivos e terminam em -ius p. ex.: Corneilius, Fabius, Tullius, Octavius, etc. Punham-se depois do prenome, e indicavam que o indivíduo pertencia à gens Cornelia, Fabia, Tullia, Octavia, etc.
- 5) O cognome (cognomen quia nomini conjungitur) distinguia as diversas familias de uma mesma gens. Punha-se em terceiro lugar, p. ex.: Publius Cornelius Scipio designava um indivíduo da gente Cornélia, da família dos Cipiões, chamado Públio; do mesmo modo Gaius Caesar indicava uma pessoa da gente Júlia, da família dos Césares, chamado Caio.

4) O agnome (quase accidens nomen) exprimia apelido tomado de algum sucesso ou circunstância especial, p. ex.: Publius Cornelius Scipio Africanus, porque se celebrizou por seus feitos na África: Quintus Fabius Maximus Cunctator, foi chamado Cunctator (temporizador) pela sua tática especial contra Anibal.

Observações. — 1) Quando alguem, por adoção, entrava numa familia, tomava o nome e cognome do adotaute, acrescentando na forma de adjetivo o nome da própria gens ou o cognome da própria família, p. ex.: M. Julius Brutus, tendo sido adotado por Q. Servilio Cepião Agalão, tomou todos os aomes dele e conservou o seu cognome de familia Brutus, e chamou-se C. Julius Caepio Agalo Brutus; ao invés, Otávio, adotado por Júlio Cesar, chamou-se C. Julius Caesar Octavianus, trocando Octavius en Octavianus.

2) As mulheres usavam um prenome que tinha a sua razão de ser em alguma qualidade das mesmas ou na analogia com o do marido. Quintiliano observa que o prenome marcava-se com os iniciais viradas para que se compreendesse que se tratava de mulher, p. ex.: J., J., = Caia ou Cecília, Luzia. — As filhas tinham o nome (nomen) com desinência feminina e o conservavam também depois do casamento, p. ex.: Tullia (diminutivo Tulliola), Terentia, Sempronia, etc.

Quando nomo família havia só duas filhas, a mais velha chamava-se major, a mais moça minor; se havia mais, distinguiam-se pelo número progressivo Prima (Prima), Seconda, Tertia, Quarta, etc., que também tinham os seus diminativos Priscilla, Secundilla, Tertilla, Quartilla, etc.

3) Os escravos, pelos seus senhores eram chamados pueri, e pelos outros com o acréscimo do prenome do dono, p. ex.: Lucipor (= Lucii puer); Marcipor (= Marci puer), ou com um nome que recordava o lugar de nascimento ou qualquer circunstância da vida, p. ex.: Mer, Syrus, Davus, Gela, Tyro, etc.

Forros ou libertos, tomavam o prename e o nome do próprio amo, p. ex.: o liberto de Cícero, cujo nome era Tyro, foi chamado Marcus Tullius Tyro.

# APÉNDICE VII

## 573. - ALGUNS NOMES DE ORTOGRAFIA NOTAVEL

Adolescens, participio de adolesco.

Adulescens, substantivo não adolescens, participio.

Adulescentia, adulescentulus, não adol.

Aetherius, não aethereus.

Aliquotiens, melhor que aliquoties.

Amoenus, não amenus.

Appenninus, melhor que Apenninus.

Arbor, não arbos.

Auctor, não autor.

Auctoritas, não autoritas.

Baliares, Baliaricus, melhor que balear, Belua, não bellua. Benedicere e bene dicere. Benefacere e bene facere. Bosporus, não Bosphorus. Britannia, Britannus, não Britt. Brundisium, não Brundusium. Bucina, bucinator, não bucc.

Caecus, não coecus. Caelebs, não coelebs. Caeles, caelitis Caelicola, caelifer Caelum

não coel.

Carthago e Kartago.

Causa, melhor que caussa.

Cena, não coena.

Ceteri, não caeteri.

Clipeus, melhor que clupeus.

Condicio, (rad. dic.), não conditio.

Contio, (contração de conventio), não concio.

Conubium, não connubium.

Cotidie e cottidie, não quotidie.

Cum (conjuncção e preposição), não quum.

Cumque = et cum, não cunque.

Danuvius, não Danubius. Dareus, melhor que Darius, Dicio, não dilio. Drachma, não dracma.

E

Elegea c elegia.

Elephas, não clephans.

Epistula, melhor que epistola - por causa da modificação latina do som ó em u.

F

Faenerator, faeneratrix, não foen-.

Faenero, não foen-.

Faenum, não foenum ou fenum.

Faenus, oris, não joenus, encontra-se tambem fenus.

Fames, não famis, nominativo singular.

Formidulosus, melhor que formidolosus.

Futtilis, melhor que futilis.

G

Genetrix, não genitrix; mas genitor.

H

Hadria, Hadriaticus, Hadrianus, adr-.

Halicarnasus e Alicarnasus, mas sempre com um só s.

Hamilcar, não Amilcar.

Hannibal não Annibal.

Hice, hacce, hoce, não hicce, hacce, hocce. (Cf. n. 70, d, pág. 75)

I

Ii, iis plural de is. (Cí. n. 70 (pág. 77) pronome is, ea, id).

Hico, melhor que illico.

Inclitus ou inclutos, não inclytus.

Indutiae, melhor que iuduciae.

Infitiae, infitiatio, inficiator, infitior, não inlic-.

In primis e imprimis.

Intellegentia, intellego, não intelligentia, intelligo

Juppiter, melhor que Jupiter.

Juri dativo de jus, mas a antiga desinencia em e conserva-se ainda na idade imperial na formula jure dicundo - juri dicendo. (Cf. n. 105, c, pág. 106).

L

Littera, melhor que litera.

M

Magno opere e magnopere.

Marmor, não marmur, genitivo marmoris.

Masinissa, e Massinissa.

Mauretania, não Mauritania.

Mercennarius, não mercenarius.

Mille, singular; plural milia, melhor que millia (Cf. n. 63, a, b, pág. 70).

Multa, não mulcia.

Multare, não mulclare.

N

Nomisma, não numisma.

Nubes, não nubis, nom. sing.

Nummus, não numus.

Nunquam, melhor que numquam.

Nunquis, como nunquam.

Nuntio, nuntius, não nuncio, nuncius.

0

Obocdio não obedio.

Obscenus, melhor que obscaenos, não obsceenus.

P

Paene, não pene, nem poene.

Paenitet, não poenitet.

Parricida, parricidium, não pari-. (forma arcaica),

Patricius, não patritius,

Paulus, paulum, paululum, paulisper, paulatim, melhor que paull-.

Paullus, melhor que Paulus, nome proprio.

Percontatio e percontator, não percunct-.

Percontor, não percunctor,

Pretium, não precium, nem praetium.

Pubes, melhor que pubis, nom. sing.

Q

Quattuor, melhor que quatuor.

Quem ad modum ou quemadmodum

Quicumque, melhor que cunque.

Quintius, Quintia, Quintus, Quintilis, Quintilianus, formas mais recentes, Quinct, formas da idade republicana.

Quotiens, melhor quoties.

Quotienscumque, melhor que cunque.

K

Recipero e recupero, é preferivel a primeira forma.

Redemptor, não redemtor.

Refero, perfeito rettuli, não retuli.

Renuntiare, não renunciare.

Repello, perfeito reppuli, não repuli,

Reperio, perseito repperri, não reperi.

Res publica, melhor que respublica.

Robur, roboris, não robor.

S

Saeculum, não seculum.

Sardanapallus, melhor que Sardanapalus.

Satura e satira, a primeira é forma mais antiga, esta mais recente, não satyra.

Scaena, scaenicus, não scen-.

Sepulcrum, melhor que sepulchrum.

Secutus, não sequutus.

Sequuntur, não secuntur.

Solacium, não solatium.

Sollemnis, não sollennis, nem solennis.

Sollers, sollertia, não soler.

Stilus, não stylus.

Sucbi, não Suevi.

Sulpicius, não Sulpitius.

Sumptus, não sumtus.

Supellex, não suppellex. Supplex, supplicium, supplico, não supl-. Syllaba, não sillaba.

Tabes, não tabis, nom: sing.
Taeter, não teter, nem taetrus ou tetrus.
Tamquam e tanquam.
Tanto opere e tantopere.
Tantundem, não tantumdem.
Totiens, melhor que toties.

Trasumennus, Tarsumennus. Trasimennus, melhor que Trasimenus, Trasumenus.

Treceni (= 300 enda um), melhor que triceni.—Triceni (= 30 cada um).

Tribunicius, não -tius. Tricesimus e trigesimus. Triumpho, triumphus, não triumpo, triumpus. Tropaeum e trophaeum.

Ubicumque, não ubicunque.
Ulixes, não Ulysses.
Umerus, não humerus.
Umidus, não humidus.
Umor, não humor.
Utcumque, não ulcunque.
Utrimque, não utrinque.
Utrumque, não utrunque.

V

Vates, não valis, nom. sing.
Venum do e venundo. (Cf. n. 6. observação 2.\*, pág. 12).
Venum eo e veneo. (.Cf n. 132, pág. 138, nota IV, pág. 141).
Vergiliae, Vergilius, Verginius, não Virg.
Vicesimus, melhor que vigesimus.
Vilicus, não villicus. ainda que se diga villa.
Volcanus, não Vulcanus.
Volsci, Volscus, Volsiniensis, Voltumno, Volturnus, melhor que Vul.
Vulgus, vulnus, vultur, vultus, não vol.

#### APÊNDICE VIII

#### PRONUNCIA ROMANA DO LATIM

Noi stimiamo al massimo grado il disegno di invitare chi é soggetto alla vostra giurisdizione a pronunziare il latino all'uso romano. Non contenti quindi di imitare l'esempio dei nostri Predecessori di felice memoria Pio X e Benedetto XV, approvando la pronuncia romana del latino, Noi esprimiamo il desiderio vivissimo che tutti i vescovi a qualunque nazione appartengono, abbiano a cuore di adottarla nel compimento delle Cerimonie Liturgiche.

Pio XI em carta ao Cardial Dubois. de París.

#### 574. — Vogais e ditongos:

Todas as vogais se pronunciam sempre qualquer que seja a posição que ocupem na palavra.

o a como na palavra protuguesa pá, p. ex.: altáre, ánima; o e quase como na palavra portuguesa credo, p. ex.: Deus, oremus; o i e o y como na palavra portuguesa mira, p. ex.: ánima, butyrum; o o como na palavra portuguesa ópera, p. ex.: orémus, hóra; o u como na palavra portuguesa uva, p. ex.: Dóminus, lux.

Nos ditongos, cada vogal conserva o som que lhe é próprio, menos em ae e oe, que, com relação a pronúncia, equivalem à vogal e, p. ex.: caelum = celum, poena = pena (cf. n. 2, obs. 1, pág. 10).

Observação. — Evite-se cuidadosamente o defeito de dar, como se faz em português, às vogais átonas, som fechado ou mudo, especialmente ao e e ao o, p. ex.:

Dómino, não dóminu. Virtute, não virtuti.

#### 575. — Consoantes:

As consoantes pronunciam-se sempre, qualquer posição ocupem na palavra.

Ao contrário do que se dá no português, as duplas devem

pronunciar-se ambas: stella, não stela; offero, não ofero.

As consoantes e grupos de consoantes pronunciam-se como em português, menos nos seguintes casos:

1.

- a) o c diante dos sons e e i tem o som do c italiano diante de e c i, c quivale quase a tch: Cicero = tchitchero.
- b) O grupo ce soa tích: cece = et/che.
- c) O grupo ch soa sempre como k: brachium = brákium.

a) g antes de e e i pronuncia-se dg : genu = dgenu; agit = adgit b) gn soa sempre nh : agnus = anhus.

3

h é letra muda, nunca aspirada. Não se pronuncia, menos em: mihi, nihil, e compostos em que o h tem o som de k: mihi = miki nihil=nikil.

4.

j para os efeitos de pronúncia vale sempre i. Nunca, portanto, tem o som de j português: ejus = é-iuss.

5.

a) s soa sempre como dois so: nos = nóss e não nóz.

b) entre vogais é ligeiramente sibilante brando quase z : Jesus = i = ézuss.

c) se ante de e e i é igual a ch (chapéu): descendit = dechendit.

6.

ti precedido de uma letra qualquer, que não seja s, x ou t e seguido de uma vogal, soa tei: patientia = pateiénteia (cf. n. 1, d, II, pág. 9).

7.

a) x depois de vogal (que não seja o e) soa kç: axis = akçiss.

b) x depois de e vale kz: exaudi = ekzaudi.

c) xc diante de e e i vale kch : excelsis = ekchélsiss.

8.

z = dz: zelus = dzéluss.

Observação. — Evite-se todo o som nasal, que não existe na pronúncia romana:

a) rosam: o am final não deve soar como na 3.º pers, do plural: eles amana.

b) vilulem: não como em português: cles devem.
 c) magnus = má—nhuss e não mã—nhuss.

# APÊNDICE IX

# Compêndio da história da Literatura Latina <sup>(\*)</sup>

pelo DR. JOÃO MASERA, professor no R. Ginásio M. D'Azeglio de Turim

<sup>(\*)</sup> Turim-Sociedade Editora Internacional



# Compêndio da histório da Literatura Latina

# INTRODUÇÃO

Os romanos não eram um povo inclinado à cultura das letras e das artes: não possuiam a flexibilidade e versatilidade do pensamento, nem o poder de imaginação tão própria dos antigos gregos; a virtude deles consistia especialmente na moderação viril, na energia prática, na constância, as quais os tornaram capazes de se fazerem grandes, como estadistas, como legisladores e como guerreiros. A arte e as letras não exerceram nos romanos atrativo algum, até que o contato definitivo como os gregos despertou neles o espírito de emulação, excitando o desejo artístico. A mesma religião era por natureza simples e primitiva, incapaz de encher a imaginação de lindos mitos e de lendas que, ao invés, eram a vida e o fundamento da poesia grega. Na verdade não tiveram os romanos mitelogia enquanto não adotaram a dos gregos. As únicas formas do saber, que tem algum valor aes olhos dos antigos habitantes de Roma, são o conhecimento das leis, as tradições lendárias e a facilidade de falar em público. E é por isto que os primeiros escritores latinos foram na maioria estrangeiros (não nascidos em Roma) e escravos libertados que lutavam com a pobreza; como são os seus trabalhos bem se pode calcular, tendo-se em conta que se devia satisfazer o gesto primitivo e rudimentar de cultura dos ouvintes c dos leitores.

Toda a produção literária dos primeiros 500 anos após a fundação da cidade foi exclusivamente de carater nacional e não sofreu o influxo estrangeiro. Faltam-nos meios para julgar em que condição de desenvolvimento se achou a língua de Roma na época geralmente aceita da fundação da cidade. Restam-nos poucas orações ou fórmulas deprecativas de data remotíssima, expressas em linguagem dificil de entender; não é possivel, porem, dizer quantas e quais alterações tenham sido introduzidas por quem as transcreveu posteriormente. Somente depois de 513 encontramos algum vestígio da literatura que mais tarde foi tida como tel no seu verdadeiro significado, e que se expandiu completa e livrementes só quando as letras gregas tinham passado a idade brilhante e perdido quase toda a força de produção original.

## DIVISÃO CRONOLÓGICA EM PERÍODOS

Dividimos a história da literatura latina nos seguintes períodos, a saber:

I PERÍODO

Dos tempos mais remotos à idade de Lívio Andronico. (Até 240 a. C.)

II PERÍODO

O sexto século depois da fundação de Roma. (240-150 a. C.)

III PERÍODO

O sétimo século depois da fundação de Roma. (150-80 a.C.)

IV PERÍODO

Idade de Cícero e de Augusto (80 a. C.-14 p. C.) Idade de Cícero (80-43):

a) até o consulado (80-63).

b) até sua morte (63-43).

Idade de Augusto (43 a. C.-14 p. C.)

V PERÍODO (IMPERIAL).

Da morte de Augusto à morte de Justimiano (14-565 p. C.) 1°. Século — Da morte de Augusto ao advento de Nerva (14-96).

2.º Do advento de Nerva a Caracala (96-211).

3.º - Do advento de Caracala à abdicação de Deocleciano (211-305).

1.º - Da abdicação de Deocleciano ao definitivo desmembramento do império (305-395).

5.º - Do definitivo desmembramento do império à queda do império ocidental (395-476).

6.º - Da queda do império ocidental à morte de Justiniano (476-565).

# PRIMEIRO PERÍODO

# Dos tempos mais remotos à idade de Lívio Andronico (Até 240 a. C.)

O pouquíssimo que deste período existe mal se pode considerar como pertencente à literatura propriamente dita. São escassos fragmentos, alguns em prosa, outros em verso, que tem certo interesse, principalmente sob o aspecto glotológico.

Resíduos LITERÁRIOS EM FORMA MÉTRICA. Foram todos compostos no verso chamado saturnino, metro muito antigo, que esteve por muito tempo ainda no uso popular dos romanos depois que se tornaram familiares aos metros gregos. Cada verso saturnino se divide em duas partes, tendo cada uma ritmo diferente. Os estudiosos não concordam ainda sobre as regras que regiam a formação do saturnino, de que se costuma citar geralmente o seguinte exemplo:

« Dabunt malum Melelli Naévio poetae ».

Os mais antigos traços de literatura poética consistem numa espécie de poesia religiosa, isto é, em orações ou fórmulas deprecatórias dirigidas a alguma divindade. Os que chegaram até nós são: 1.º) o carmen Saliorum, 2.º) o carmen Fratrum, 3.º) os carmina Valum, 4.º) as formas rituais contidas nas tabulae Eugubinae.

Produções sem carater religioso: os carmina convivalia,

triumphalia, as neniae, etc.

As outras tentativas poéticas dos primitivos Romanos tem o carater de representações cênicas ou dramáticas. São os Fescennini versus, as Fabulae Attellanae e as saturae. Estas últimas aperfeiçoadas e elevadas em cena, mais tarde serviram para encerrar

o espetáculo.

Resínuos literários em prosa. A prosa entre os Romanos, como entre os outros povos, desenvolveu-se depois da poesia e não se conhece nenhum escrito em prosa até o fim deste período. Tudo o que conhecemos dos séculos anteriores se reduz a simples crônicas, listas de magistrados e sacerdotes, tratados com os povos limítroies e leis. Mas desde que (excetuadas as leis que na realidade não passavam de antigos costumes), todo o resto deve tambem ter sido escrito desde aquele tempo, apresenta-se espontânea a pergunta de quem tenham os Romanos aprendido a arte de escrever, em que

época terá sido introduzida entre eles.

Admitem todos que os Romanos esta arte a aprenderam dos Gregos estabelecidos na Itália meridional e na Sicília. Os alfabetos latino e grego são quase idênticos. Mas quanto ao tempo em que se introduziu a escritura variam as opiniões. Alguns afirmam que foi levada à Itália pelo mítico Evandro de Arcádia, e lembram-se documentos escritos da idade de Rômulo. Tais informações são, porem, erradas, quanto são fabulosas as histórias de Evandro e Rômulo, e nada provam. Mas uma cousa é certa e é que no reino de Sérvio Túlio o censo não se poderia ter feito sem a escritura, e pode-se pois com bom fundamento deduzir que ela era conhecida e praticada em Roma muito tempo antes da instituição da República. E igualmente certo que no princípio e por certo tempo não foi usada para fins literários, mas somente para as necessidades comuns da vida, para conservar a memória de acontecimentos importantes, para fazer tratados com povos vizinhos; coisas todas que em rigor não se podem considerar produções literários, mas que se não devem tambem desprezar quando se quer fazer a história da literatura da qual foram de certo modo substructum rudimentar.

O primeiro trabalho literário em prosa deve-se considerar uma oração de ÁPIO CLÁUDIO CECO, pronunciada por ele no Senado

em 280 a. C.

Quanto ao que foi escrito antes desta data, para guardar

lembrança do passado temos notícia dos

1.º) Annales maximi, assim chamados porque eram compilados pelo pontífice máximo, e por isto tambem se chamarem Annales Pontificum.

2.º) Commentarii magistratuum (tambem chamdos libri lintei porque escritos em pano de linho), listas anuais dos magistra-

dos, que provavelmente depois da instituição da República sempre

se compilaram.

3.º) Privata monumenta, crônicas de famílias privadas, escritas para recordar acontecimentos de interesse privado, e às vezes de interesse público; para tal fine serviam tambem as laudationes (discursos funebres).

4.º) Tratados, entre os quais se distinguem os concluidos com Cartago nos primeiros tempos da República, com Porsena,

reis dos Estruscos, com a cidade de Ardea, etc.

5.º) Leges regiae, ordens e decisões dos reis de Roma recolhidas por Sexto Papírio, de quem a coleção recebeu o nome de jus Papirianum.

6.º) Leis das doze tábuas.

7.9) Legis actiones, chamadas em conjunto jus Flavianum por causa de GNEO FLÁVIO, escrivão de Ápio Cláudio, que as tinha recolhido.

# SEGUNDO PERÍODO

# O sexto século depois da fundação de Roma (240-150 a. C.)

É este o período no qual os Romanos começaram a ter uma verdadeira literatura, mas esta esteve no princípio e continuou a ficar sob a influência da Grega, que assim retardou o desenvolvimento de formas literárias nacionais. Após a sujeição dos Gregos da Itália, e mais ainda depois da conquista da própria Grécia, a religião antiga e simples dos Romanos toi substituida pela mitologia grega, mais artraente, e caiu no esquecimento. As divindades gregas foram identificadas com os deuses de Roma, e os mitos de uma religião passaram para a outra. Foi talvez neste tempo que os numerosos Gregos vindos a Roma de todas as partes afagaram tanto a vaidade dos conquistadores, a ponto de lhes fazer erer serem descendentes de algum dos heróis da Ilíade, e inventar a lenda de Enéias, e da sua vinda à Itália, tão zelosamente mantida e acreditada pelos Romanos.

Todos os Romanos cultos deste periodo escreveram e falaram grego; os primeiros historiadores escreveram em grego a história de sua terra, quer porque achavam o próprio idioma ainda muito rude e impericito, quer porque sentiam orgulho em fazer conhecer aos gregos a grandeza da pátria.

Considerando tudo isto, não nos devemos admirar se, mal terminada a primeira guerra púnica, se fizeram traduções e adaptações de dramas gregos para o teatro romano, e se foram recebidos

com grande enfusiasmo.

A influência da literatura grega começada assim, continuou para sempre, e os romanos nunca mais conseguiram livrar-se dela. A língua latina e sua ortografia se fixaram definitivamente neste período, após várias tentativas para se introduzir a uniformidade

sistemática. Cada escritor seguia, antes, um método particular ao por a linguagem escrita em correspondência com a falada. Assim se diz que Ênio foi quem por primeiro usou as consoantes duplas e que L. Ácio indicou as vogais longas duplicando-as segundo o sistema encontrado tambem em algumas inscrições arcaicas. O mais importante monumento literário deste período, do ano 186 a. C. descoberto em 1640 perto de Catanzaro e conservado em Viena: há tambem algumas das descrições sobre as túmulos dos Cipiões, que foram descobertas nas redondezas de Roma nos anos de 1616 e 1780, pertencem provavelmente a este período.

# POETAS DO SEGUNDO PERÍODO

Lívio Andronico. Foi certamente o maior dos poetas de seu tempo. Grego de nascimento, foi feito prisioneiro na tomada de Tarento, no ano de 272. Parece que foi levado a Roma como escravo de Lívio Salinator que, ao descobrir-lhe o talento, lhe confiou a educação dos próprios filhos e lhe deu a liberdade. Viveu ensinando grego e latim e para uso dos discípulos traduziu a Odisséia em metro saturnino. Esta tradução foi por muito tempo um dos livros comumente usados nas escolas de Roma, embora, se julgarmos pelos poucos fragmentos chegados até nés, pecasse por defeito de elegância e até por falta de esmero. Entre os versos saturninos ocorrem alguns hexâmetros que demonstram que o poeta tentou ocasionalmente imitar o original.

Traduziu tambem do grego e publicou dramas, partici-

pando tambem das representações.

GNEO NÉVIO. Era natural da Campânia, mas provavelmente latino, se bem que não fosse cidadão romano. Combateu na primeira guerra púnica e representou o seu primeiro trabalho

dramático em Roma, no ano 235 a. C.

Como poeta, seguiu em geral o exemplo de Lívio Andronico, mas preferiu a comédia à tragédia; como Campânio parece que foi de certa altivez e independência de carater, indiferente e pouco se importanto com os que ele poderia melindrar com a argúcia do seu engenho. Por isto granjeou a inimizade dos orgulhosos pratrícios romanos, principalmente dos Metelos que ofendeu com o seguinte verso:

Fato Metelli Romai consulas fiunt.

Foi, por isto, antes encarcerado, depois mandado para o

exílio e morreu em Útica, na Áirica, no ano 199 a. C.

Névio, animado do espírito nacional, introduziu na literatura dramática o gênero das tragédias, e influiu tambem mais tarde sobre o das comédias, conhecidas respectivamente com os nomes de prelextas e togatas, em que os caracteres eram romanos, isto é, nacionais, sendo chamdas em oposição às comédias paliatas, (chamadas tambem rintonicas quando davam desenvolvimento cômico a sujeitos trágicos), onde os caracteres eram gregos e se reduziam o mais das vezes a traduções ou adaptações do grego, (contaminationes). Por causa deste sentimento de nacionalidade, difundido tambem nas obras dramáticas derivadas do grego, suas obras conservaram-se populares e com muita razão, se julgarmos pelos fragmentos que chegaram até nós. Conhecem-se os títulos de 7 tragédias e umas 36 comédias atribuidas a ele.

Nos últimos anos Névio escreveu um poema épico sobre a primeira guerra púnica (de bello punico) em metro saturnino dividido mais tarde pelos gramáticos em 7 livros, dos quais os dois primeiros conteem a história primitiva de Roma, os outros 5 a narração

da Guerra Púnica.

T. Mácio Plauro. Nasceu em Sársina, pequena cidade da Úmbria, mais ou menos em 254 a. C., de pais livres, mas de condição humilde. Indo a Roma, esteve primeiro adido ao serviço do teatro, depois, entregando-se a especulações comerciais, perdeu todas as economias e trabalhou por certo tempo num moinho. Narra-se que desde então escrevia comédias a cuja composição se consagrou mais tarde inteiramente e com êxito grandíssimo. Esforçou-se sobretudo para dotar caracteres gregos do teatro romano (paliatas), maxime os da chamada comédia nova em que se tinham distinguido Dífilo, Filomão e Menandro. Morreu em Roma em 184 a. C.

Plauto só escreveu comédias que, diz-se, não foram menos de 130, das quais 20 chegaram até nós, algumas incompletas. Conhecemos, porem, os títulos de um número muito maior, mas mesmo entre os antigos muitas eram consideradas espúrias.

As 20 comédias de Plauto que ainda subsistem são:

1.º) Amphiturno, a única de assunto mitológico.

- 2.º) Asinaria, de carater burlesco, cheia de brio e de vivacidade cômica.
- 3.º) Aulularia, representa o carater de um avarento nas mais variadas circunstâncias, e com o melhor resultado; infelizmente falta a última parte.
- 4.º) Bocchides, uma das melhores comédias plautinas, tanto pelo enredo, como pelos caracteres. Faltam, porem, as últimas cenas.
- 5. ) Captivi, comédia sentimental com belas cenas e interessantissima pelo carater de parasita.
  - 6.º) Curculio, assim chamda pelo nome do parasita.
- 7.º) Casina, comédia um tanto extravagante, da qual nos falta o final. Belíssimo o retrato do velho enamorado.
- 8.º) Cistellaria, da qual se perdeu quase a metade; tem um desenvolvimento semelhante ao do
- 9.º) Epidicus, que é entretanto mais rica em comicidade e complicado o enredo.
- 10.º) Mostellaria, de vivacidade exuberante, com caracteres bem definides.

11.°) Menacchmi, talvez a mais brilhante de todas; mostra os equívocos divertidíssimos a que dá lugar a semelhança quase perfeita de dois irmãos.

12.º) Miles gloriosus, caricatura do soldado fanfarrão.

13.°) Mercator, desenvolve um argumento semelhante ao da Casina.

14.º) Pseudolus, comédia agradavel e bastante correta

no desenvolvimento e na forma.

15.º) Poenulus, não é isenta de defeitos graves, mas é notavel porque entre as personagens é introduzido um cartaginês falando fenício.

16.0) Persa, comédia interessante, em que o protagonista

é um escravo.

17.º) Rudens, mais atraente pela vivacidade das cenas do

que pelo enredo.

18.º) Stichus, imitação rigorosa de uma comédia de Me-

19.°) Trinummus, descreve cenas familiares, sem caracteres femininos; e moderada no enredo e no colorido.

20.º) Truculentus, cheia de situações estranhas e vivas;

uma coretesa representa a parte mais importante.

Pelo que sabemos, quase todas estas comédias foram escritas em Roma, entre 200 e 189 a. C., mas de algumas não conhecemos exatamente a data, e podem ter sido escritas antes ou depois.

Plauto tem todas as boas qualidades e todos os defeitos que se podem esperar de um poeta popular daqueles tempos e daquele povo. É verdade que tomou os sujeitos da comédia nova dos gregos, mas põe a agir e a falar suas personagens como verdadeiros romanos. A linguagem das comédias plautinas esteve em grande admiração entre os antigos Romanos, mas no tempo de Augusto aqueles caracteres de feição arcaica, tinham cessado de atrair os homens de fina cultura. Na « vis comica » Plauto não foi mais superado, e suas comédias por muito tempo predominaram no teatro de Roma; a maior parte, porem, dos prólogos que temos, foram compostos para a representação durante o último século da República.

Q. Ênio. Nasceu no ano 239, em Rúdias, na região dos Peu-

cécios, onde se falava tanto grego como osco.

Durante a segunda guerra púnica, quando M. Pórcio Catão era pretor na Sardenha, Ênio militou sob suas ordens, como soldado, e ao voltar Catão para Roma em 204 a. C., levou consigo Ênio, que daí por diante viveu, parece, numa pequena casa sobre o Aventino, consagrando-se ao ensino do grego e à tradução do grego para o teatro romano. Com tais meios granjeou a amizade de alguns nobres, e principalmente de Cipião o Africano, o Maior. Em 189 a. C. acompanhou o consul M. Fúlvio Nobílior na guerra contra os Etólios, e mais tarde celebrou-lhe a vitória num poema. Algum tempo depois o filho de Fúlvio Nobílior, nomeado « Triumvir » coloniae deducendae », obteve para Ênio o direito de cidadão

romano e lhe doou um fundo em Potência no Piceno. O poeta, que muito sofria de gota, morreu em 169 a. C., foi sepultado no túmulo dos Cipiões, e representado no mármere.

Pode-se chamar o verdadeiro fundador da literatura latina: a introdução do hexâmetro é obra sua, e não há poeta da antiguidade que tenha mostrado poder de engenho de modo tão variado como Énio, e, em muitos casos, com resultado mais feliz. Gozou, em vida, da admiração dos concidadãos e até os últimos tempos do império foi reconhecida a singular excelência da sua mente vigorosa. O próprio Horácio reconhecia-lhe os grandes méritos.

As obras de Ênio são em parte originais, em parte imitações

ou traduções de escritos gregos. Eis as principais:

1.º) Annales, que é a maior e talvez a última em crdem de tempo. Era este um poema em 18 livros nes quais, em hexâmetro, se celebrava a história de Roma, segundo a tradição, desde a chegada de Encias à Italia até os tempos do poeta. Os fragmentos que ainda possuimos (cerca de 600 entre versos e hemistíquios) encerram passagens de grande valor.

2.º) Tragaediae, em grande parte traduções livres de Euripides, o qual por sua natureza filosófica e pela maneira retórica parece tenha exercido sobre Anio um atrativo maior do que Esquilo c Sófocles.

Conhecemos os títulos de umas 26; eram ainda lidas e admiradas nos tempos de Cícero, mas sobram apenas poucos fragmentos. Escreveu tambem duas outras prelextas, e algumas tagata, mas neste gênero foi menos feliz e tambem dessas pouco nos resta.

3.º) Saturae, coleção de composições variadas em metros diferentes, divididas em 6 livros. Uma de tais composições tinha

por título Scipio.

As sátiras de Ênio foram, sem dúvida, diversas das já mencionadas, que tinham forma dramátice. E desde que é lembrado por Horácio como inventor da sátira, deve-se dizer que este gênero tenha sido por ele cultivado do mesmo modo que mais tarde por Lucílio e por Horácio mesmo.

M. Pacúvio. Filho de uma irmă de Énio, nascen em Brindes. em 220 a. C. Tendo acompanhado até Romo seu tio, adquiria ai grande reputação como pintor e ainda mais como escritor de tragédias. Tornou-se amigo de Lélio e de Cipião Africano, o Menor, e ocupou-se sebretudo em traduzir composição dramáticas gregas até a avançada idade de 80 anos, quando a saude precária o forçou a retirar-se cm Tarento onde morreu, perto dos 90 anos. Ainda vivo, e por muito tempo gozou da fama de um dos melheres trágicos: traduziu quase que exclusivamente de Sófocles, e restam-nos os títulos de 12 tragédias, algumas das quais são talvez composições originais.

Cecílio Estácio. Contemporâneo de Pacúvio, nasceu mais ou menos em 219 a. C. na região dos Insúbrios e foi conduzido a

Roma como prisioneiro de guerra ou como escravo lá pelo ano 200. Depois de libertado, tornou-se amigo de Ênio, a quem sobreviveu

por poucos anos, pois faleceu em 116 a. A.

Que educação tenha recebido não sabemos, nem como tenha chegado a aprender o grego. Devia, porem, conhecer-lhe bem a literatura, porque muito traduziu da comédia ática de Menandro principalmente seguindo no princípio o estilo e o modo de Plauto.

Cícero que cita muitas vezes versos dele diz que foi o mais insigne dos poetas cômicos, mas embora o estime grandemente chama-lhe malus auctor latinitatis, pela linguagem pouco correta por causa do lugar de nascimento, não sendo Cecílio, nem grego,

nem romano.

P. TERENCIO. Nasceu em Cartago (daí o sobrenome de Afer, Africano) e foi para Roma em tenra idade, comprado ou capturado. O senador Terêncio Lucano, seu patrão, fê-lo adotar e educar como se tivesse nascido livre, e depois lhe concedeu a liberdade. Deveu provavelmente à sua origem africana a familiaridade que teve com Cipião Africano, o Menor, com C. Lélio e com outros ilustres romanos. Estas relações de amizade deram origem à voz espalhada por seus rivais (especialmente pelo poeta Lúcio Lanu-VINO) que Cipião ou Lélio tenha sido o verdadeiro autor das comédias que levam o nome de Terêncio. Após ter composto suas comédias, ultimadas quais foram os Adelphos, foi à Grécia com o escopo evidente de estudo, mas durante a viagem de volta morreu em 159 a. C., tendo completado apenas 25 anos. O lugar da morte é incerto: segundo alguns ele pereceu num naufrágio; segundo outros faleceu na Arcádia, de doença, agravada pelo pesar da grave perda, sofrida num naufrágio, de inúmeras traduções de comédias gregas.

As comédias compostas por ele são:

1.º) Andria, representada nas « Ludi Megalenses » no ano 166 a. C., que é redução de uma comédia de Menandro, com o acréscimo de outra do mesmo autor. O edil que presidia aos jogos, quando Terêncio apresentou esta comédia, quis lê-la para Cecílio Estácio, afim de conhecer-lhe o parecer. Cecílio manifestou grande admiração, e assim o trabalho foi bem aceito.

2.º) Eunuchus, composta tambem com duas comédias de

Menandro, e representada nas festas Megalenses de 161.

3.º) Heautontimorumenos, o punidor de si mesmo. E imi-

tação de uma comédia de Menandro de mesmo título.

4.º) Phormio, imitando uma comédia grega de Apolodoro de Caristo, e tem por título o nome de um parasita, protagonista. A ação é viva, os caracteres tem muita variedade e estão bem tratados. Foi representada no mesmo ano em que o Eunuchus, nos « Ludi Romani ».

5.º) Hecyra, a sogra, imitação de uma comédia de Apolodoro, representada em 165 a. C. Mais que um verdadeiro enredo encerra um estudo de caracteres bem definidos. Foi a menos feliz das comédias de Terêncio, pois, a representação foi interrompida

duas vezes e só na terceira vez, em 160, poude ser realizada.

6.º) Adelphos, os irmãos, derivada da homônima comédia de Menandro, com introdução de uma cena de Dífilo. Foi representada em 160, e marca sem dúvida o maior sucesso de Terêncio. O enredo é simples mas gracioso, os caracteres bem delineados, e todo o trabalho é cheio de vivacidade e argúcia.

Estas 6 comédias de Terêncio são paliatas, e o fato de ter ele às vezes fundido numa duas comédias de outro autor (pela contaminatio já mencionada) ou introduzido nos seus trabalhos algumas cenas de outros pareceria demonstrar nele certa deficiência de faculdade inventiva. Soube contudo, unir tão habilmente entre si os vários originais gregos, que, sem o auxílio de seu comentador Donato não conseguiríamos distinguí-los. Usou particularmente de prólogos para defender-se dos ataques dos mal intencionados; são, porem, nele notaveis a correção e a elegância; de fato os caracteres de suas comédias se não possuem por um lado nem a força e nem a vivacidade das que Plauto, não lhes tem, por outro, a rudeza. Enfim parece que tinha em vista agradar o grupo mais elevado da sociedade romana, de preferência à grande multidão: a linguagem é doce e suave, como podemos erer a empregassem os romanos de classe mais elevada, e a versificação mais correta e regular.

Alem de Trinio, que cultivou somente a togata, e Turpílio, que não escreveu senão paliatas, cita-se L. Lácio, nascido em 170 em Pêsaro (onde se fundara uma colônia no ano 174) de pais libertos. Viveu em Roma em relações íntima com D. Júnio Bruto (consul em 138), que adornou entradas de templos e monumentos com versos de seu Ácio. Levam este nome ao menos 37 tragédias, na maior parte reduções do grego, mas parece que duas eram originais e feitas sobre cenas da Ilíada. Descreveu ainda caracteres romanos como o sacrifício do jovem Décio Mure e o episódio de Bruto, vin-

gador da tirania real. Compôs finalmente:

Didascalica, espécie de história da poesia grega e romana

em tetrâmetros trocaicos.

Pragmaticon libri, no mesmo metro relativo à história de arte.

Parerga, de assunto relativo à agricultura.

Annales, em não menos de três livros e em metro trágico. Parece que usava de todo o cuidado na parte formal da líagua, empregando frequentemente a aliteração, rejeitando o uso do Y e do z, indicando a duração das vogais duplicando-as, etc.

#### PROSADORES DO SEGUNDO PERÍODO

Já notamos que os primeiros historiadores romanos escreveram suas obras em grego.

Os mais importantes entre cles são: Q. Fábio Pictor e

L. CÍNCIO ALIMENTO.

Q. Fábio Pictor. Floresceu no tempo da segunda guerra púnica e, depois da batalha de Canas, no ano 216 foi enviado como embaixador a Delfos para consultar o oráculo. Escreveu uma história de Roma, desde Enéias até os seus dias, contendo a narração da segunda guerra púnica. E várias vezes mencionado por Políbio, como tambem por Lívio e outros, e sua veracidade não deixa dúvidas. Desde que os trechos de sua obra são citados em latim, é provavel que mais tarde se tenha feito uma tradução latina, sendo porem duvidoso que a tenha realizado ele mesmo; talvez se deva atribuir a F. Máximo Servillano, consul em 142 a. C.

L. CÍNCIO ALIMENTO. Contemporâneo de Fábio Pictor foi pretor em 210 a. C. Deixou escrito que foi prisioneiro de Anibal lá pelo ano 208.

Como Fábio Pictor, compôs em grego « os anais de Roma » (citados frequentemente por historiógrafos posteriores). Tratou do período primitivo muito brevemente, mas foi muito minucioso em expor os acontecimentos contemporâneos.

No meio das tendências helenísticas que ameaçavam abafar toda tentativa de espontaneidade surgiu, M. Pórcio Catão, o mais estrênuo defensor de tudo o que tivesse caracter de nacional na vida e na literatura romana.

É geralmente chamado censor ou Censório para distinguí-lo de Catão Uticense, contemporâneo de Cesar. Pertencia à gente Pórcia, plebéia: nasceu em Túsculo, em 234 a. C., obteve a questura em 204, a edilidade em 184. Viveu até idade muito avançada e morreu em 149.

Catão era verdadeiro tipo do romano antigo, e em política ninguem possuia patriotismo mais sincero do que ele. Embora a princípio mostrasse pouco respeito pelos literatos de qualquer gênero, mais tarde ele mesmo tornou-se o escritor mais fecundo dos contemporâneos; tornou-se até o verdadeiro criador da prosa latina. Segundo Quintiliano foi ao mesmo tempo grande general, filósofo, orador, historiador, jurista e muito versado em agricultura.

Compôs por primeiro e em grande número obras em prosa. Convem até notar que o ardente defensor do espírito nacional levou para Roma a Énio que difundiu entre os romanos o gosto

pelas letras gregas.

Catão interessou-se sumamente por todos os negócios públicos até o fim da vida; e, apesar de ser opositor irredutivel do helenismo, aprendeu o grego em idade avançada, e teve de mostrar o seu talento oratório. Suas obras literárias são:

Orações. Se não se levar em conta a célebre oração de Ápio Cláudio contra Pirro e uns poucos elogios fúnebres, as orações de

Catão foram as primeiras escritas e publicadas.

Cícero conhecia mais de 150: nós temos notícia de umas 80, parte por fragmentos ainda existentes, parte pela ocasião em que foram pronunciadas. Delas algumas são juridiciárias, outras polí-

ticas, e o que resta demonstra uma eloquência natural sempre oportuna, cheia de vida, de força, de sarcasmo.

Orígenes. É o título da mais notavel entre as obras de Catão, em 7 livros, dos quais o primeiro compreendia a história dos reis de Roma, o segundo e o terceiro a narração das origens das cidades e populações da Itália, o quarto a primeira guerra púnica, o quinto a segunda, e os restantes livros narravam as guerras sucessivas até o ano 149 a. C.

Origines, intitulavam-se provavelmente os três primeiros livros quando foram publicados, mas a denominação foi estendida a todos os outros, acrescentados mais tarde. A obra, conhecida tambem com o nome de historia ou de annales, continha ainda algumas orações do autor.

Os Praecepta ad filium foram escritos para educação do filho.

À rica e variada experiência punha Catão em condições de dar uteis ensinamentos e conselhos sobre a agricultura, a saude, a milícia, as coisas legais. Visavam a guiar o jovem romano em todas as contingências da vida; com o mesmo intento dirigiu Catão ao filho várias cartas e um carmen.

Facete dicta, coleção de ditos chistosos e mordazes.

De re rustica, sobre a agricultura, com consideração especial pela cultura de videira e da oliveira. É a única das obras que chegou inteira até nós. A primeira parte encerra ensinamentos sistemáticos sobre a plantação da videira e da oliveira, mas é seguida de uma série de preceitos dados desordenadamente sobre a administração da casa, alguns dos quais são interessantíssimos, por exemplo, quanto à maneira de fazer as compras, sobre as entradas, os sacrifícios, a cura das doenças. O estilo é conciso e aforístico, mas a linguagem com dificuldade é que se sente o carater arcaico que se esperaria encontrar no escrito de Catão: por isso crê-se geralmente que o texto, como o temos, tenha sido modificado original.

Os oradores mais célebres, contemporâneos de Catão são: A. Fábio Máximo, o Temporizador, Q. Cecílio Metelo, Cipião Africano, o Maior, etc.

Tambem o estudo das leis começou a ser cultivado nesse período.

Entre os juristas mais eminentes merece citação S. Hélio Peto, o primeiro autor de um livro sobre leis, intitulado *Tripertita*, que continha entre outras cousas, um comentário das leis das dozes tábuas.

A história continuou a ser escrita em grego até os tempos de Sila, que, diz-se, narrou nesta língua as memórias de sua vida.

Os historiadores dignos de nota são:

C. Acílio, cuja narração foi traduzida em latim e continuada por Cláudio Quadrigário, até as guerras civis, A. Postúmio Albino e P. Cipião Nasica. Pelo ano 230 o liberto Sp. Carvilto foi um dos primeiros a abrir uma escola pública em Roma, e parece ter introduzido a letra g rejeitando definitivamente o c. O alfabeto, modificado assim, continha 21 letras.

#### TERCEIRO PERÍODO

#### O sétimo século depois da fundação de Roma. (150-80 a. C.)

Durante este período a literatura latina alcançou seu com-

pleto desenvolvimento.

Cartago fora destruida e a Grécia submetida. Os Gregos que foram em grande número para Roma contribuiram para fazer triunfar seus costumes, pensamentos e sentimentos sobre a antiga vida nacional romana.

· Graccia capta ferum victorem cepit », disse Horacio.

Aumentou a imoralidade e mostrou seus efeitos perniciosos na guerra contra Numâncio e na outra contra Jugurta. O rude Mário podia ufanar-se de não compreender o grego, que naquele tempo era geralmente conhecido; de sorte que as representações dramáticas em grego se realizavam em Roma com frequência. Os escritores, reconhecendo a superioridade daquela literatura, esforçavam-se para imitar-lhe a correção, a elegância; pouquíssimos, apenas, como Lucílio, recusaram-se seguir os gregos nestas qualidades literárias.

Já desde 145 a. C. erigia-se anualmente um teatro grego completo de madeira: o primeiro teatro estavel de pedra foi construido

por Pompeu em 55 a. C.

No campo da poesia predominam ainda as composições dramáticas; mas, como as paliatas foram substituidas cedo pelas togatas, atelanas pelos mimos, evidente é que os espetáculos populares assumissem, cada vez mais, o carater de farsas vulgares; as outras formas poéticas ficaram quase abandonadas, mas a prosa, particularmente na história, na jurisprudência, na oratória, fez progressos extraordinários.

#### POETAS DO TERCEIRO PERÍODO

T. Quíncio Ata, de cuja vida nada sabemos, é, com Afrânio, o mais importante escritor de togatas, e os títulos de onze, que conhecemos, são todos genuinamente romanos. Os antigos apreciavam nele especialmente a perícia em tratar os caracteres, principalmente os femininos.

L. AFRANIO, superior mesmo a Ata, nasceu perto de 144 a. C., de modo que a maior operosidade de sua vida, se pode colocar pelo ano de 160. É notavel não só pelo número das composições, mas tambem pelo valor artístico das mesmas. Conhececem-se títulos

Gramática Latina, 31

de mais de 40 de suas comédias, que foram representadas nos teatros de Roma até aos tempos de Nero. Afrânio estava enfartado de cultura grega, mas tem evidentemente dos gregos tambem a depravação moral: tomou por modelo a Menandro, restringindo-se, porem, a sujeitos romanos, refletindo de maneira mais peculiar a vida da classe média.

C. Lucílio. Nasceu em Sessa Aurunca, na Campânia, em 148, de família equestre: uma sua irmã foi avó de Pompeu. Muito jovem acompanhou a Cipião Africano, o Menor, na guerra contra Numância, e em seguida teve com ele e com Lélio relações de grande familiaridade, o que exerceu grande influência sobre o seu desenvolvimento intelectual. Viveu em Roma numa casa construida para o filho do rei Antíoco, que aí fora detido como refem.

Foi muito versado na literatura grega e romana e tomou

bastante interesse nos acontecimentos contemporâneos.

Que tenha tido muitos inimigos e amigos percebe-se pelos fragmentos de seus trabalhos poéticos, chegados até nós; soube, porem, manter a independência do carater, também em meio à corrupção do seu tempo.

Morreu em Nápoles no ano 103 a. C., aos 46 anos e teve

a honra de um funeral feito a expensas públicas.

A única obra escrita por Lucílio era uma coleção de Saturae em 30 livros, a maior parte em hexâmetros, algumas também em metro jâmbico e trocaico.

Espressou com a maior liberdade seu pensamento sobre tudo que via, ouvia e lia, e exercitou o espírito crítico sobre a política, os costumes, a literatura, com tanto destemor como nenhum outro escritor de sátiras antes e depois dele; porquanto atacou muitos dos seus contemporânees, nomeando-os e não teve escrúpulos de agredir todos os cidadãos.

Os fragmentos que possuimos revelam profunda educação de mente, perspicácia e agudeza de engenho, moralidade rigorosa, esmero, ordem, mas juntamente muita negligência de estilo e de versificação, defeitos notados por Horácio, que nele entretanto re-

conheceu um grande mestre.

Os outres poetas desta idade (Póncio Licínio, Q. Lutácio Cátulo, etc.), são geralmente autores de epigramas eróticos, de pouco mérito, imitados dos livros alexandrinos.

Novio adquiriram fama, dando à antiga atelana, uma verdadeira forma literária.

O primeiro, que soi talvez mais original ou ao menos mais secundo, viveu pelo ano 90 a. C.: temos fragmentos de 65 de suas atelanas, enquanto 43 apenas nos restam de Nóvio. Tanto uns como outros fazem supor que frequentemente se descia a uma linguagem trivial e obscena, contanto que se conseguisse popularidade.

Podem ainda ser lembrados Ostro, autor do poema Bellum

Histricum; L'Evio, de um Carme crólico, e algum outro.

### PROSADORES DO TERCEIRO PERÍODO

A) Durante os primeiros 20 anos não houve abundância de bons oradores, embora alguns (Sérgio Sulpício Galba, M. Lépido) fossem lidos e admirados por Cícero, e uma oração de Q. METELO MACEDÔNICO tenha sido recitada por Augusto no Senado.

B) No tempo dos Gracos, de 133 a 119 a. C., pelo contrário, a oratória teve grande oportunidade de mostrar o seu poder nas lutas de partido, mas ninguem se distinguiu meis do que Calo Graco, de cuja eloquência poucos exemplos ainda existentes mostram quanto fosse justificada a admiração que tiveram por ele os contemporâneos. Entretanto não foi ele o único orador. Entre seus amigos e adversários havia homens de autoridade não comum que sabiam fazer-se ouvir.

A) Os historiadores dos primeiros 20 anos seguiram os exemplos dos antigos analistas, escrevendo, porem, em latim, como

já fizera Catão; são conhecidos:

Cássio Hemina, autor de Historiae, chamadas também

Annales, em não menos de 5 livros.

L. CALPÚRNIO PISÃO FRUGI, que, como Hemina, começou dos primeiros tempos e continuou a história de Roma até os seus dias.

Q. Fábio Máximo Surviliano, eminente jurista e escritor

de Annales, de que é lembrado o primeiro livro.

Enquanto a história estava ainda, pode-se dizer, na sua infância, o estudo e o comentário das leis faziam grandes progressos. Os mais importantes juristas do tempo foram: M. Júnio Bruto, P. Múcio Cévola (que, diz-se, aboliu o antigo costume pelo qual o pontífice máximo realizava os públicos anais), o filho Quinto C. P. LICÍNIO CRASSO.

B) Cedo, porem, o rápido progresso em cada ramo da ciência prática teve influência tambem sobre os historiadores, de modo que, nesta época, algumas personagens doutas escreveram sobre história contemporânea.

C. FANIO, discípulo do filósofo grego Panério, narrou (com grande elegância, a juizo de Cicero, e com grande veracidade) os

acontecimentos do seu tempo, em oito livros.

L. CÉLIO ANTÍPATRE, contemporâneo dos Graces, esereveu as vicissitudes da segunda guerra púnica, de que parece tenha feito largo uso T. Lívio.

P. Semprônio Asellão, que fora tribuno militar seb Cipião na guerra numantina, deixou 14 livros de história, dos queis o quinto

continha a narração da morte de T. Graco.

C. Semprônio Tuditano, consul em 129, uma das inteligências mais cultas, foi escritor elegante de assuntos contemporâneos.

Ainda merece ser lembrado Otávio Lampadião, como

comentador do poema histórico de Névio.

C) Os anos entre a violenta surpressão dos Gracos e de seu partido até o 100 a. C., são aqueles durante os quais C. Lucílio

e Afrânio desenvolveram a maior atividade literária. Outros escritores contemporâneos são:

P. Rutílio Rufo, que deixou uma relação da vida passada

no exílio, em Smirna, e

Q. Lutácio Cátulo, já citado, autor de uma Aulobiografia

e de uma Communis historia.

Os estudos gramaticais tiveram um grande cultor em L. HELIO PRECOCINO ESTILÃO, de Lanúvio, seguidor da filosofia estóica, que lançou as bases do estudo regular da língua latina, com exemplos tirados dos mais antigos monumentos.

Temos notícia de seus Comentários ao . Carmen saliorum .

c às leis das doze tábuas.

D) Nos 20 anos decorridos de 100 à ditadura de Sila, cheios de comoções políticas, surgiram cultores insignes tanto da oratória, como da jurisprudência: a história assume um carater retórico e serve

a escopos de partidos.

A oratória e a jurisprudência são representadas, alem de por C. LÉLIO, por M. ANTÔNIO e por L. LICÍNIO CRASSO; o primeiro, capaz de conquistar os ouvintes com a veemência natural, com a poderosa imaginação, e com eficacíssima expositiva; Grasso, homem de talento privilegiado, mas não feito para dominar com certo poder o auditório.

Entre os históriadores merecem nota, os seguintes:

Q. CLÁUDIO QUADRIGÁRIO, nascido pelo ano de 150, sobrevivendo, parece, à morte de Sila (ano 78 a. C.). Da vida nada sabemos, mas sua história lembrada com o nome de Annales, de Historiae ou de Rerum Romanorum, em 23 livros, começando da tomada de Roma por obra dos Galos, até os tempos do autor. Este, conciso na primeira parte, extendia-se em particularidades que se aproximamyam dos acontecimentos contemporâneos. E citado muitas vezes por Lívio.

VALÉRIO ANCIATE, é o historiador mais extenso antes de Lívio, pois sua obra em 75 livros, remonta até aos tempos mais antigos, e vai com narração minuciosa até Sila. Temos dela notícia pelos fragmentos e frequentes citações feitas por Lívio, que para os primeiros livros, parece tenha aceitado sem contestação

a autoridade do Anciate, não assim, porem, para os últimos.

Cornélio Sisena, nascido mais ou menos em 119, foi pretor em 78 e morreu em Creta em 67 a.C., lugar-tenente de Pompeu durante a guerra contra os pirates. Filósofo, orador, distinguiu-se mais como históriador, e nas histórias, em 12 livros, descreveu a guerra social e a civil entre Sila e Mário, inserindo cartas e orações.

C. LICÍNIO MACRÃO, pai do poeta e orador Licínio Calvo, foi contemporâneo e amigo de Sisena. Sua história, criticada por Cícero, pela verbosidade, começa dos tempos mais remotos, mas não sabemos nem de quantos livros constasse, nem até onde tenha chegado.

L. Cornélio Sila, escreveu em latim (outros dizem que

em grego) a sua biografia, dedicada a Luculo.

L. Licínio Luculo, famoso pelas riquezas, escreveu em

grego uma história sobre a guerra Mársica.

Como se sabe, no princípio do século primeiro a. C., em Roma e em outras partes da Itália, foram instituidas escolas para o ensino da gramática, da retórica e da filosofia. Esta contudo não era ainda muito cultivada, embora em geral os oradores adotassem os princípios da nova academia e da escola peripatética, e os juristas professassem a doutrina estóica. Mas quem tomava parte na vida pública preferida o epicurismo.

Há enfim uma obra de retórica que por algumas alusões parece ter sido escrita durante a ditadura de Sila, ou pouco depois de sua morte. Leva o título Rhelorica ad Herennium, em 4 livros. e contem um sistema completo de retórica. Costumou-se imprimí-la com as obras retóricas de Cícero, mas um trecho de Quintiliano faz

ao invés supor que seja de Q. Cornifício.

# QUARTO PERÍODO

# Idade de Cícero e de Augusto. (80 a. C. — 14 p. C.)

Pode-se chamar a idade áurea da literatura latina, tanto pela forma como pela substância.

Durante a primeira metade deste período, caraterizado por Cícero, a prosa atingiu a máxima perfeição, ao passo que a

puesia teve a maior florescência nos tempos de Augusto.

Da ditadura de Sila à batalha de Acio os acontecimentos políticos sucederam-se com uma frequência e gravidade major do que no passado. Por consequência a literatura de indole política continua a predominar, mas em particular a oratória toma forma mais acentuada sob a influência da literatura groga. O número daqueles que, com Varão procuram manter vivo o espírito nacional na vida e nas letras vai-se rareando sempre mais; a corrente da influência torna-se agora irresistivel. Os gregos encontram-se em cada casa como mestras, como leitures, como secretários ou como companheiros de vida, que se esforçavam por granjear a benevolência dos sous patrões, para conseguir certa comodidade c fartura no viver; de aí o nome de Grego « Gracculus · foi usado como termo de des-

Aes pouces tornou-se o costume dos jevens romanos, passar certo tempo em Atenas, Rodes, Mitilena, para estudar retórica

c filosofia.

Grande quantidade de obras literárias gregas, como tambem de obras de arte, fora já introduzida na Itália, depois da submissão da Grécia, e quando Atenas foi tomada por Sila em 86, a preciosa biblioteca de Apélico, contendo a coleção completa das obras aristotélicas, foi transportada para Roma.

Mas tambem, então, como precedentemente, os Romanos não escolheram para imitar os grandes modelos antigos, estando fascinados pela produção literária mais recente. Assim, os oradores não tomaram por guia Deméstenes, mas os retóricos da Ásia Menor; os poctas seguiram os Alexandrinos em vez de os modelos clássicos, porque se deixavam atrair pelas finuras da língua e do estilo.

# A) Da ditadura de Sila ao consulado de Cicero. (80-63 a. C.)

O mais importante e fecundo escritor deste tempo é M. TERÊNCIO VARRÃO REATINO, nascido em Rieti, na Sabina, no ano 116, de antiga família senatória, mas educado em Roma na escola de L. HÉLIO PRECONINO ESTILÃO. Sendo do partido dos otimates, tornou-se intimo de Pompeu, de Ático, de Cicero, obteve o tribunato da plebe, a ed lidade curul, e a pretura. Serviu como legado sob o comando de Pompeu, durante as duas guerras contra os piratas e contra Mitridales, na primeira das quais se distinguiu ao ponto de ser condecorado por Pompeu com a « corena navalis ». Em 49 a. C. militou na Espanha com Afrânio e Petreio, lugares-tenentes de Pompeu, mas quando uma das legiões se revoltou, ele se entregou a César e pelo seu grande saber foi posto à frente da biblioteca pública, que justamente então era instituida em Roma. Desde esta época, não tomou mais perte ativa na vida pública. M. Antônio que lhe tinha confiscado parte das propriedades foi por César obrigado a lhas restituir; mais tarde as retomou e fez inserir na lista dos proscritos o nome de Varrão que teve salva a vida, mas perdeu muito de sua rica biblioteca e de suas vestíssimas propriedades. Viveu retirado os últimos anos, dedicando-se inteiramente às pesquisas literárias, até 27 a. C., quando morreu quase nonagenário. Varrão teve um profundo sentimento da pátria, integridade de carater e fez todo o possivel para preservar o espírito nacional.

Como escritor foi de uma fecundidade maravilhosa, tendo tratado de argumentos os mais variados. De suas 74 obras, em 620 livres, os que nos poderiam dar uma idéia exata do homem e dos seus tempos, infeliemente se perderem, e de muitas apenas os títulos conferemos. Possuimos apenas 2, mas estas tambem apresentam

muitas lacunas e mutilações.

As obras peéticas foram quase todas compostas na juventude; neclem-se moneioner as pseudo-tragédias, em 6 livros, e as sáliras manipéias, muito mordanes, em 150 livros, escritos em prosa e parte em verso, e assim intitulados por serem uma imitação do cínico grego Menipo; tambem 4 livros de sátiras a maneira de Lucílio. As obras em prosa abrangem todos os ramos do saber e podem ser divididas em duas grandes categorias: 12., de história e de antiguidades; 2º., de literalura e de história literária.

Enfim wine com o título Disciplinarum libri IX; era uma espécie de enciclopédia, o primeiro trabalho de tal gênero aparecido

entre os Romanos.

As honras que ainda subsistem por inteiro ou parcialmente são; pois:

1.º) De língua latina, escrita em 25 livros, dos quais restam, porem, incompletos, os livros do 5º ao 10º, tentem não só o resultado dos estudos de Varrão sobre o material linguístico arcaico, mas ainda

as investigações dos autores.

2.º) De re rustica ou resum rusticarum libri tres, conservada inteira, salvo uma lacuna no princípio do 2º livro. O primeiro livro trata de agricultura, o segundo da criação do gado, o terceiro dos pássaros e dos peixes. A obra tem a forma dialógica, e nos lembra os escritos filosóficos de Cícero. O estilo é desordenado, como tambem o do livro De lingua latina.

3.º) Uma coleção de sentenças em número de 160, intitulada

mais comumente Sententiae Varronis.

O orador mais célebre entre os contemporâneos de Cícero foi Q. Horrênsio Hórtalo, nascido em 114 a.C. Dotado de extraordinária memória, por isto, e pela elegância da forma, foi considerado como orador príncipe, até quando apareceu Cícero, oito anos mais jovem, de quem ele reconheceu a superioridade. Pronunciou um número de orações sem conta, algumas das quais foram por ele publicadas.

Durante o primeiro período da vida de Cícero, não se conhecem escritores insignes, nem de história nem de filosofia. Contudo entre aqueles que se entregaram aos estudos históricos, o mais conhecido é o amigo de Cícero, T. Pompônio Ático, de família equestre. Não temou parte ativa na vida pública e deixou, alem de brevissima história de Rema com o título Annalis, uma nerração em grego sobre o consulado de Cícero.

O mais eminente cultor da jurisprudência foi, neste tempo, S. Sulpício Rufo, que exercitou em tal gênere de estudos uma influência sentida por muitos séculos e teve por discípulo muito estimado A. Ofílio.

M. Túlio Cícero, nasceu em 106 a. C., em Arpino, de família equestre. Com o irmão Quinto foi educado em Roma, onde na primeira adolescência tere conside de ouvir os mais ilustres oradores, retores e Mésodos. Ma idade da 17 anos começou a frequentar um habil jurisconsulto, o incigre Q. Múcie Cévola, para preparar-se à vida pública, e depois da morte de áugure, ternou-se assiduo do nontífico O. Múcio Cémla. Além do estudo das leis e da retórica atendeu ao da filosofia, e talvez as relações com o poeta grego Árquias despertaram nele o sentido poético. Aos 25 anos entrou no certame oratório defendendo P. Quíncio numa causa privada; aos 26 defendeu S. Róscio Amerino, acusado de parricídio. Todos os amigos o dissuadiam de assumir tal tarefa, temendo o poderosissimo ditador L. Sila, de cujos favoritos um estava implicado no processo, mas Cicero corajosamente accitou a defesa e salvou o seu cliente. A oração, embora apresente muitas imperfeições, é contudo uma nobre prova de coragem civica. Em seguida viajou 3 anos na

Grécia e na Ásia Menor, talvez por motivo de saude, mas procurando em toda a parte aumentar a própria cultura, ouvindo oradores. retores e filósofos. Os estudos realizados por ele durante aquela viagem exercitaram grande influência sobre toda a sua carreira oratória, pois ele soube unir a elegância da eloquência asiática à sobriedade e simplicidade dos oradores e filósofos atenienses.

Depois de sua volta para Roma, foi eleito questor no ano 75 a. C., e com tal ofício foi mandado para a Sicília; em 69 foi feito edil curul, em 66 pretor urbano, em 63 obteve o consulado, a mais alta dignidade a que o quis clevar a pátria, embora fosse ele

« homo novus ».

A repressão da conjuração de Catilina, tramada durante seu consulado, forneceu aos adversários pretexto eficaz para acusá-lo por meio de P. Clédio, em 58, e fazê-lo mandar para o exílio, que ele passou especialmente em Tessalonica. No ano seguinte, porem, lhe foi concedido voltar para a pátria onde seus concidadãos o acolheram com as maiores honras. Em 51 foi enviado como procensul a administrar a provincia de Cilícia, e quando voltou a Roma no ano seguinte viu que estava iminente a luta entre Cesar e Pompeu. Depois de ter em vão aconselhado a paz, alcançou Pompeu em Dirráquio, onde permaneccu enquanto se combatia a batalha decisiva de Farsália, em 48; daí passou para Brindes à espera de Cesar vencedor, confiando lhe fosse permitido entrar de novo em Roma. Alcançada tal permissão, pôs-se a levar vida privada, empregando os anos 46 e 45 em escrever muitas e variadas obras, com atividade realmente maravilhosa. O assassínio de Cesar, em 41, arrastou de novo Cícero à vida pública.

Suas investidas contra Antônio nas orações, ditas « filípicas \* atrairam-lhe ódio implacavel do triúnviro, que em 43 mandou colocar o nome dele nas listas de proscrição. Foi morto a 7 de

dezembro daquele ano.

Poucos homens foram como Cícero, de um modo estranho tão louvados e censurados; pois, enquanto alguns críticos recentes. parecem comprazer-se em negar-lhe todo o merecimento, salvo o do magistério da língua, os críticos passados, atraidos pelas belezas e pelas graças do seu estilo, o colocaram acima de Platão e de Demóstenes.

Cicero cra por natureza dotado de grandes e variadas aptidões que soube cultivar com admiravel constância. Ele mirou sempre o bom e o honesto, e tem certamente direito ao nosso respeito e admiração, tanto mais se o compararmos com a maior parte dos homens do seu tempo, que a outra cousa não aspiravam senão a satisfazer ao amor próprio e ao desejo de acumular tesouros. Mas era tambem de índole excessivamente sensivel e sentia-se profundamente ofendido quando encontrava o obstáculo da oposição imerecida e da ingratidão. Por isto não podia ser justamente um grande homem de estado, não tendo suficiente conhecimento de si mesmo, para mostrar-se sagaz, nem suficiente flexibilidade para agir de conformidade com a sua própria índole.

Todavia, se não podemos considerá-lo como um forte caracter, devemos tambem admitir que muitas circunstâncias e muitas razões concorreram para fazê-lo julgar com benevolência.

Possuia a maravilhosa faculdade de reproduzir em linguagem facil e ornada tudo o que aprendia, de modo que pode enriquecer a literatura latina de muitas novas formas, e tornar-se o criador da prosa, a qual em beleza e correção não foi mais superada. Teve o talento do verdadeiro orador e a este gênero literário pertencem suas melhores produções. Alem disto o absoluto domínio da língua, a força da memória, a voz sonora, a expressão nobre lhe granjearam reputação de orador grandíssimo, apenas segundo a Demóstenes. As suas obras devem assim classificar-se:

#### a) ORAÇÕES

Possuimos 57 e alguns fragmentos de mais umas 20. Restam

as seguintes, dispostas em ordem cronológica:

1.º) Pro Quinctio, 2.º Pro S. Roscio Amerino, 3.º) Pro Q. Roscio Comoedo, 4.º) Pro M. Tullio, 5.º) Divinatio in Caecilium, 6.º-11.º seis orações in Verrem, divididas em duas actiones; destas a primeira é como uma introdução à acusação; a actio secunda contem cinco orações escritas mas não pronunciadas, isto é, de praetura urbana, de jurisdictione siciliensi, de frumento, de signis, de suppliciis;

12.°) Pro L. Fonteio, 13.º Pro Caecina, 14.º de imperio Pompei, (Pro Lege Manilia), em desesa da proposta de lei feita pelo tribuno Manilio, para que o comando da guerra mitridática sosse conferido a Pompeu; 15.º) Pro A. Cluentio, 16.º-18.º) três orações

de lege agraria;

19.°) Pro C. Rabirio, 20.°-25.°) quatro orações in L. Catilinam, das quais a primeira foi pronunciada no senado, a segunda no dia seguinte diante do povo, para irnformá-lo da partida improvisa de Catilina, a terceira é dirigida ao povo sobre a captura dos conjurados, a quarta, recitada no senado a 5 de dezembro, trata da pena a infligir-se a estes; 24.°) Pro L. Murena, 25.°) Pro P. Cornelio Silla, 26.°) Pro Archia, acusado de ter usurpado a cidadania romana; 27.°) Pro L. Valerio Flacco, 28.°)31.°) quatro post reditum, com a primeira das quais Cícero agradece ao senado, com a segunda ao povo por ter sido chamado do exílio, com a terceira (pro domo sua), reivindica a posse de sua casa, com a quarta retoma a questão já tratada na precedente;

32.°) Pro P. Sestio, 33.°) in P. Vatinium, 34.°) Pro M. Caelio, 35.°) De provinciis consularibus, 36.°) Pro I. Cornelio Balbo, 37.°) in L. Pisonem, 38.°) Pro Cn. Plancio, 39.° Pro C. Rabirio Postumo, 40.°) Pro T. Annio Milone, assassino de Clódio, 41.°) Pro M. Marcello, 42.°) Pro Q. Ligario, 43.°) Pro rege Deiotaro, 44.°-57.°) quatorze orationes Philippicae contra M. Antônio, pronunciadas nos

anos 44 e 43 no senado e diante do povo.

# b) OBRAS RETÓRICAS

Restam-nos as seguintes, ordenadas cronologicamente. e na maior parte em forma de diálogo:

1.0) Rhelorica on de inventione, em 2 livros:

2.0) De oratore, em 3 livros, dos quais o primeiro discute sobre a educação do orador, o segundo diz respeito ao modo de tratar os vários argumentos; o terceiro considera a forma da oração e o modo de pronunciá-la.

3.º) Brulus ou de claris oraloribus, história da oratória

romana:

4.0) Orator ad M. Brutum, o ideal do orador; 5.º) Partitiones oratoriae ou de partitione oratoria;

6.º) Topica ad C. Trebatium, exposição da obra aristotélica, do mesmo nome:

7.º) De optimo genere oratorum, introdução a orações traduzidas de Demóstenes, de Esquines e de outros.

# c) OBRAS FILOSÓFICAS

(quase todas em forma dialógica)

1.º) De republica; era de 6 livros mas se conservou apenas um terço. Parte do sexto livro, isto é, o chamado Sommium Scipionis, chegou-nos por meio de Macróbio; todo o resto é devido à descoberta feita pelo cardial Ângelo Mai em 1822;

2.º) De legibus, em 6 livros; dos quais apenas os 3 primeiros,

e não sem lacunas, chegaram até nós;

- 3.º) Paradona, explicação retórica de 6 sentenças de filosofia estóica:
- 4.º) Consolatio ou de lucto minuendo, escrita pela morte da filha Túlia:

5.º) Hortensius, ou de philosophia;

6.º) De finibus bonorum et malorum, em 5 livros;

7.9) Accademica, composta antes em 2 e depois em 4 livros, mas restam apenas 2.

8.º) Tusculanae dispulationes, em 5 livros;

9.º) Timaeus, tradução do diálogo homônimo de Platão:

10.º) De natura deorum, em 3 livros;

11. c) Calo maior ou de seneclule, dedicada a Álico;

12.º) De divinatione, em livros, espécie de complemento à obra de natura deorum:

13.º) De fato, num só livro;

14.º) Laclius ou de amicilia, dedicada a Ático;

15.°) De officiis, em 3 livros; por fim as seguintes, hoje perdidas:

16.º) De gloria, em 2 livros;

17. ) De virtutibus, quase suplemento a De officies; 18.º a tradução do Econômico de Xenofonte e do

19.º) Protagoras, de Platão; 20.º De auguriis, em 3 partes.

#### d) OBRAS HISTÓRICAS

(perdidas ou de que restam raros fragmentos)
Foram começados o Commentarius consulatus sui, escrito
antes em grego, Anecdota e Miranda.

#### e) CORRESPONDÊNCIA EPISTOLAR

Durante o período mais importante de sua vida, Cícero teve uma ativa correspondência com Ático, e com uma longa fileira de amigos políticos e literários. É uma fonte inexaurivel de informações sobre a história do tempo, e, em muitas cartas enviadas aos mais íntimos, Cícero abre sem reservas sua alma. Restam 5 coleções das cartas:

1.º) Ad Atticum, em 16 livros, que abrangem o período de 68 a 43.

2.º) Ad Familiares, em 16 livros, de 63 a 43.

3.º) Ad Quintum Fratrem, em 3 livros, de 60 a 54.

4.º) Alem disso a correspondência entre Cicero e M. Bruto, em 2 livros.

### f) OBRAS POÉTICAS

Parece que Cícero tenha adquirido certo gosto poético, estudando sob a direção do poeta Árquias. Suas tentativas, porem, neste campo, não passaram de exercícios juvenis de versificação, na qual teve facilidade pouco comum.

Conhecem-se entre outros os seguintes poemas épicos, de

que possuimos poucos fragmentos:

De meo consulatu, em 3 livros, De meis temporibus, tambem em 3 livros, alem da tradução dos Phoenomena de Arato.

Resta-nos falar de QUINTO, irmão de Cícero, mais jovem do que ele, e de TIRÃO, seu liberto, ambos de certo talento literário.

Q. Túlio Cícero, nascido em 102, foi legado de Pompeu na Sardenha, de Cesar na Gália, na Bretanha, e de seu irmão na Cilícia. Escreveu uma obra histórica Anuales e muitas tragédias, traduções,

talvez, do grego. Nada, porem, ou muito pouco resta.

Como tambem de M. Túlio Tirão, liberto e amigo de Cicero, que a este sobreviveu muitos anos e mostrou seu afeto pelo grande orador, escrevendo-lhe a biografia em 4 livros, ao menos, e publicando-lhe as cartas. Compôs, alem disso, outras obras originais, e conquistou grande fama pela invenção de uma espécie de esteno-

grafia, conhecida pela denominação de Notae Tironianae.

DÉCIMO LABÉRIO, cavaleiro romano, nascido em 105, fez dos mimos um gênero de literatura cômica, unindo todas as formas antigas de comédias, a grega, paliata, a romana togata, e as licenciosas atelanas. Conhecemos títulos e possuimos fragmentos de tais mimos, cujo sujeito era tomado da vida comum, e a linguagem era a vulgar, da plebe, embora Labério tivesse adquirido na Grécia uma fina cultura.

C. Melisso, de Espoleto, tentou a antiga comédia togata referindose à ordem dos cavaleiros, e chamando-a trabeata, por causa de sua

veste (trabes).

PUBLILIO SIRO, liberto de origem siríaca, distinguiu-se como escritor de mimos, e no ano 45 venceu com estes todos os competidores, inclusive Libério. Os seus mimos eram celebrados pela riqueza de máximas formosas: perderam-se todos, mas resta uma coleção de sententiae extraidas deles.

M. Fúrio Bibáculo, de Cremona, nascido em 103, alem do poema de bello galico, escreveu invetivas em versos jâmbico, especialmente contra aqueles que estavam nas graças des governa-

dores.

# B) Do consulado de Cícero até sua morte. (63-43 a. C.)

A mais eminente figura depois de Cícero, é C. JULIO CISSAR.

filho de C. Cesar, nascido a 12 de julho do ano 100.

Perdeu, aos 16 anos o pai, e sendo parente de Mário, grande adversário de Sila, esteve em perigo de vida. Em 75 foi a Rodes, aperfeiçoar-se na oratória, sob Apolônio Molão; em 67 obteve a questura na Espanha ulterior, 2 anos mais tarde, a edilidade e em 63 o pontificado máximo. Foi eleito consul em 59, após ter concluido o triunvirato com Pompeu e Crasso e consumido todos os seus bens para por-se à frente do partido popular.

Entre 58 e 50 teve, como proconsul, a administração da Gália, que submeteu completamente, granjeando ao mesmo tempo o afeto do exército: com este atingiu o sumo poder do estado, de qual se tornou senhor absoluto com o ofício de ditador; mas uma terrivel conjuração tramada contra ele, lhe tirou a vida no Senado, a 15 de

março do ano 44.

Júlio Cesar é um dos maiores homens lembrados na história, grande não só como general, mas outrossim como orador e como estadista. Como orador foi inferior a Cícero, contudo ele só se valeu desta faculdade para alcançar seus iins políticos. Apesar da extensão das empresas a que pôs mão, encontrou ainda tempo para ocapar-se e escrever sobre argumentos gramaticais e astronómicos.

De suas orações, apenas restem fragmentos, como também da obra De analogia, em 2 livros, escrita durante seu proconsulado na Gália e dedicada a Cícero, e do De astris, ao qual ele muitas

vezes se reporta.

Quando da morte de Catão Uticense, Cícero lhe publicou o elogio, mas Cesar lhe opôs 2 livros, que não possuimos mais, intitulados Anticatones. Não resta igualmente o poemeto descritivo Iter, composto enquanto se dirigia a combater os Pompeanos na Espanha.

Restam-nos pelo contrário inteiros:

1.º) Commentarii de bello gallico, em 7 livros, contendo a história dos primeiros sete anos da guerra gálica, no fim da qual,

em 51, foram publicados. São uma espécie de memorial, não se podendo chamar verdadeira história, diligentemente composta; mas, apesar de ser a forma simples e isenta de qualquer artifício, cada expressão é cuidadosamente ponderada. O autor, sem jamais adulterar os fatos, os dispõe de modo a serem vistos sempre sob um aspecto provavel, e, onde tal não é possivel, passa alem.

2.º) Commentarii de bello civili, em 3 livros, inspirados no mesmo princípio. Conteem a narração da guerra civil entre Cesar e

Pompeu, até a guerra alexandrina.

Morto Cesar, os amigos puseram-se a narrar os fatos de que ele não deixara nenhuma lembrança: os relativos ao último ano do seu governo nas Gálias, às 3 guerras: Alexandrina, Africana e Hispânica. Daquele e da guerra alexandrina, a narração é devida a um homem culto, A. Íncio, amigo e legado de Cesar, de quem tentou e conseguiu imitar bastante o estilo.

As histórias De bello Africano e De bello Hispanico, que foram por muito tempo atribuidas a C. Ópto, não podem ter saido da mesma pena. Não é improvavel tenham sido esboçadas a pedido de Írcio, por algum oficial de grau inferior, que em tais guerras tinha tomado parte, e de tal material se tenha servido depois o

próprio Ircio.

Cornélio Nepos, oriundo da Itália superior, viveu em intimidade com Cícero, Ático e Catulo; nasceu provavelmente pelo ano 94 e morreu durante o governo de Augusto, mais ou menos em 24 a. C. Dele não conhecemos outros particulares, a não o de ter perdido em 44 um filho, aiada criança. Intelectualmente inferior aos seus grandes contemporâneos, sabe-se que compôs carmes eróticos, uma chronica, exempla, a vida de Catão, de Cícero, e tambem uma obra histórica, em 16 livros, de que subsiste apenas um, conhecido comumente sob o título Vitae excellentium imperatorum. São biografias de capitões gregos, breves traços dos reis persas, macedônios, de Hamilear, Anibal, Catão, e com alguns particulares, a vida de Ático. A obra, julgando do que possuimos, não corresponde a um plano preestabelecido, mas parece feita às pressas, e escrita com pouca preparação. O autor gosta de narrar o que é apenas anedótico, em vez do que tem real importância histórica.

P. Nigídio Fígulo, nasceu em 90 a. C., pretor em 58, foi, como partidário ardente de Pompen, exilado por Cesar, e morreu em 45. Em filosofia seguiu a escola pitagórica e era reputado homem de grande saber. As obras de que se possuem fragmentos são:

Commentarii grammatici, talvez em 30 livros, que tratavam

de questões gramaticais.

De extis, sobre o significado das visceras nos sacrificios.

De diis, em, ao menos, 19 livros, de ventis, etc.

Por primeiro escreveu sobre zoologia e ciências físicas.

De gramática e de poética, ocupou-se tambem Valério Carão, que é tambem autor dos carmes eróticos e mitológios Lídia, Diana, e talvez das agressivas Dirae.

T. Lucrécio Caro. As únicas notícias que dele temos são: — que nasceu em 95 e foi por uma poção amorosa reduzido à loucura; que compôs o seu grande poema durante algum intervalo de lucidez; se suicidon aos 44 anos, em 51. Ele mesmo declara ter asseido em Roma, mas não se sabe onde receben a educação que lhe fez conceber tamanho entusiasmo pela filosofia epicuristica, exposta depois no poema. Diz-se que Cícero corrigiu este poema, mas se isto fosse verdade Cícero não teria deixado de fazer menção, ao passo que raramente menciona a Lucrécio, e embora admitindo que é homem de talento,

o julga de cultura artística deficiente.

Lucrécio escreveu apenas o poema didascálico De rerum natura, em 6 livros, chegados completos até nos e dedicados a C. Mênio Gemelo. Nele expõe as teorias de Epicuro, sobre a natureza, sobre a psicologia, sobre a ética, com muito maior exatidão, do que o fizeram outros escritores; o escopo do poema é até o de conveneer os leitores da verdade das doutrinas epicuréias e assim, libertá-los do temor absurdo dos deuses e da morte. A matéria do poema é tomada de Epicuro, mas no desenvolvê-la, Lucrécio segue a Empédocles e, na forma, os Anais de Ênio. O estilo e a língua são um tanto da idade arcaica, talvez porque o modo de escrever da sua idade lhe parecia pouco adatado ao sujeito. Apesar da aridez do argumento, o engenho poético de Lucrécio soube tratá-lo com o interesse mais vivo, ao ponto de não só deixar uma profunda impressão nos contemporâneos, mas tambem exercer grande influência sobre os poetas da geração seguinte. Assim, diz-se que Vergílio tomou frases e até versos inteiros, e Horácio mostra em muitos pontos a grande familiaridade com a obra de Lucrécio.

C. Salústio Crispo, nascido em Amiterno, em 87, foi tribuno da plebe em 52, depois teve parte no Senado, do qual 2 anos depois foi expulso, por intrigas de partidos.

Cesar, portanto, de quem Salústio era sequaz, contribuiu

para fazer elegê-lo questor.

Em seguida obteve a pretura e, sempre por obra de Cesar, o proconsulado na África, onde se sabe que acumulor grandes riquezas. Voltando para Roma adquiriu uma Vila perto de Tivoli, e construiu jardins espléndidos sobre o Quirinal (Horti Sallustiani). Depois da morte de Cesar, retirando-se à vida privada. dedicou-se todo à literatura e à história em particular: morreu em 35. Os antigos escritores que faiam de Salústio salientam unanimente o contraste entre os princípios expostos em suas obras e a vida levada por ele.

1.º) De Calilinae conjuratione, é talvez a primeira por cie escrita e publicada depois da morte de Cicero. Nela esforça-se o autor para ser imparcial, mas não consegue ocultar sua simpatia

por Cesar.

2.º) Bellum Jugurthinum. Salústio pôs-se a narrar este acontecimento pelos confiecimentos que finha dos lugares, porem, mais porque lhe oferecia ocasião de mostrar a imoralidade dos otimates, os quais desde a morte dos Gracos, tinham alcançado o máximo

grau de insolência e de arrogância. Este propósito manifesta-se em toda a obra e com maior evidência nas orações de Mêmio e de Mário; campeão da parte democrática Trata-se, enfim, de uma bela e impare al monografia, composta com grande dil gência, pois a narração é completa, o estilo mais fluente e elegante do que na « Conjuração de Catilina ».

3.º) Historiae. Começavam de 78, ano da morte de Sila, e foram continuadas até 67; parece que fossem em 5 livros, mas apenas possuimos fragmentos, isto é, 4 orações (de Lépido, L. Filipe, C. Cota, L. Macrão) e 2 cartas (uma de Pompeu, e outra de Mitridates).

Restam 2 outras cartas dirigidas a Cesar, de ordinanda republica, que pelo conteudo não se pode classificar de Salústio, a quem foram atribuidas.

Salústio tomou por modelo a Tucídides, e, como ele, escreveu sobre fatos de seu tempo, pelo que havia perigo se deixasse arrastar por vistas e sentimentos pessoais. Convem contudo reconhecer, em geral, soube manter-se afastado da injusta parcialidade.

Foi de fato o primeiro a tratar a história como gênero de arte literária, e, sem adotar o estilo corrente, formou para si um próprio, seguindo o modo de escrever de Catão Censor, de preferência ao dos contemporâncos; de aí o colorido arcaico que carateriza suas obras.

Q. HÉLIO TUBERÃO, adquiriu maior fama como historiador, que como orador. Uma obra sua intitulada Historiae, em 14 livros, no mínimo, conservada em fragmentos, extende-se dos tempos mais antigos até o fim das guerras civís entre Cesar e Pompeu.

Entre os poetas desta época, os quais se conservaram afastados da política partidária, ou ao menos disto não deixaram traços

no que deles nos resta, merece nota:

P. TERÊNCIO VARRÃO ATACINO, assim chanado pelo lugar (Atax) da Gélia meridional onde nasceu e provavelmente morreu. É autor do poema de Bello Sequanico, de uma tradução livre do « Argonautica » de Apolonio Ródio, e a nda de sátiras, que no dizer de Horácio, aão obtiveram grande favor.

No número dos opositores de Cesar alguns conseguiram

real importância literária.

O mais insigne foi talvez M. Júnio Bruto, um dos assassinos do triúnviro, que obteve grande reputação pela habilidade oratória e como autor de alguns escritos filosóficos De Virtude, De palientia.

Seguidor de idênticas idéias políticas era:

C. ELVIO CINA, amigo de Cetulo, que parece ter morrido entre 41 e 39. Dele é lembrado um poema épico intitulado Smyrna.

Muito melhor poeta foi C. Licínio Calvo, nascido em 82 e morto antes de 47 a. C. Filho do analista Licínio Macrão mereceu a estima de Cícero pela facilidade na oratória, que, se tivesse vivido muito, lhe teria alcançado um posto eminente entre os grandes romanos. Em poesia procurou conciliar a excelência da forma dos Alexandrinos com a paixão e veemência de Catulo, com quem se parece sob vários aspectos.

O maior lírico deste período e de toda a literatura latina é

VALÉRIO CATULO.

Nasceu em Verona em 87 e morreu com pouco mais de 30 anos. Tendo recebido a educação literária em Roma, tornou-se intimo de Cícero, Cornélio Nepos e outros, mas não tomou parte nos negócios políticos, embora possuisse uma discreta fortuna. (Alem da vila de família na península Sirmião, sobre o lago de Garda, possuia

outra perto de Tívoli).

Amou, chamando-a Lésbia, uma mulher cujo nome verdadeiro era Clódia, irmã do famigerado Clódio, à qual dirigiu as composições poéticas mais quentes e apaixonadas, até que compreendeu que o seu ideal de amor era um ser vituperavel. Parece que a princípio nutria rancores contra Cesar, amigo de seu pai; mais tarde. porem, tambem ele cultivou essa amizade. Possuimos 116 composições de Catulo, nas primeiras das quais, especialmente no poemeto de natureza épica para as núpcias de Peleu e Telis, seguiu o exemplo dos Alexandrinos; depois a multíplice experiência da vida e amor por Lésbia desenvolveram nele a genialidade do pensamento que se manifestou em forma diferente ao tratar os mais variados argumentos. Ele não viveu bastante para atingir a perfeição máxima, e revela impeto e entusiasmo juvenil, tanto no amor como no ódio; mas soube exprimir com simplicidade e expontaneidade de linguagem os sentimentos mais profundos e delicados; dando às suas líricas uma fascinação que não se encontra em outros poetas.

Por todo este período, enquanto o estado se achava dividido em dois campos hostís, os partidos não se agrediam com públicas arengas, mas ainda com um gênero de composições políticas em que os escritores davam livre curso às suas idéias. Fornecia ocasião propícia a tais declarações o uso de se pronunciarem discursos (laudationes) nos funerais e de publicá-los. Assim quando Catão Uticense se suicidou para não viver sob o regime monárquico, muitas laudationes foram publicadas por Cícero, M. Bruto e outros; da mesma forma, a morte de Cesar proporcionou aos amigos a oportunidade

para exaltar-lhe a política.

Um ramo especial de literatura, comparavel aos nossos jornais, começou a ser cultivado em 59, quando, por proposta de J. Cesar, o senado decretou que todas as suas deliberações (acta senatus) e aquelas tomadas pelo povo (populi acta diurna) fossem publicadas. As primeiras continuaram a ser escritas até a idade mais avançada do império; foi-lhes só proibida a publicação por Augusto. Os acta populi diurna eram ditos mais simplesmente acta diurna, acta urbana, acta urbis, diurna (de aí jornal), ou simplesmente acta.

Esta instituição que, como dissemos, contunuou por largo tempo, era de grande utilidade para aqueles romanos que, vivendo fora da cidade se interessavam por quanto aí se fizesse. As acta

eram publicadas sob direção oficial e numerosos escrivãos eram encarregados de tirar cópias a serem enviadas às várias partes do império e a serem depositadas no arquivo (tabularium). Não possuimos fragmentos genuinos senão dos acta senatus.

# C) Da morte de Cícero à morte de Augusto. (43 a. C. — 14 p. C.)

A passagem da república para o regime monárquico, realizada depois da batalha de Ácio, exerceu grande influência sobre a literatura e sobre toda a vida política e social dos Romanos. A liberdade desapareceu e aqueles que experimentaram fazer valer no senado ou no foro es antigos direitos, correram perigo de exílio ou de morte e foram considerados pela maioria dos cidadãos como utopistas.

A literatura que costumava ser uma distração para o espírito dos homens que tinham consagrado suas energias à vida pública, tornava-se agora um artifício. O favor gozado pela poesia na classe mais alta da sociedade romana gera um verdadeiro exército de poetas e poetastros; o mesmo se pode dizer da filosofia. Os espíritos nobres procuravam um conferto na doutrina dos estóicos, enquanto os demais seguiam, mas deformadas, as teorias de Epicuro que pareciam oferecer, como maior bem, uma vida de prazeres e de gozos. A prosa latina, após ter conseguido a perfeição com Cícero, pouco a pouco vai degenerando numa forma de declamação retórica.

Entre os representantes da literatura neste período, alguns que assistiram à ruina da República, mostram nos seus escritos um sentimento de tristeza pela liberdade perdida, outros, nascidos já sob a nova forma de governo, gozam sem saudades a paz e prosperidade de que é ela portadora.

Augusto. Alem de ter sido um orador excelente, por elegância, clareza e concisão, ocupou-se da poesia. Escreveu um poema em hexâmetros intitulado Sicília e uma coleção de epigramas. Mas as obras mais importantes foram por ele escritas em prosa, e consistem em 3 livros (volumina): o primeiro, das disposições dadas para o seu funeral: o segundo, relativo às suas empresas (index rerum a se gederum), do qual foi encontrada em 1544 uma tradução em grego: o terceiro contem, entre outras cousas, ama estatística dos homens aptos para as armas, o montar do tesouro público, etc.

C. Cílnio Mecenas, conselheiro de Augusto, cujo nome por antonomásia, veio a significar proteto: das letras, nescen em 69 a. C. e morreu no ano 8 a. C.

Augusto servia-se dele frequentemente para as missões diplomáticas, quando era necessária a ação conciliativa de um intermediário, pois Mecenas foi homem de exquisita gentileza e inclinado à paz; nunca tomou parte ativa nos negócios públicos, e sua fama é devida mais à sua intimidade com Augusto e com os maiores poetas da época, que aos seus méritos literários.

M. VIPSANIO AGRIPA, nasceu em 65 a. C. e foi, desde a juventude, amigo de Augusto, cuja filha desposou. Habilíssimo general, tanto de terra como de mar, dirigiu a medição geral das terras do império e morreu em 13 a. C.; tinha escrito os comentários da distribuição das águas em Roma e a própria biografia, em 2 livros, ao menos.

Asínio Polião, defensor de Cesar durante as guerras civis, depois da morte deste último, uniu-se a António. Era consul em 40, mas, caindo António, sendo um espírito por demais independente para aproximar-se de Augusto, retirou-se da vida pública, entregando-se todo às letras e à oratória (na qual seguiu o « genus medium », isto é, o ródio, entre o asiático e o ático), e morreu em 5 p. C., numa vila perto de Túsculo.

Compôs: 1.º) Tragédias que foram consideradas dignas

de Sófocles.

2.°) Historiae, sua obra maior, que narrava em 3 livros as guerras civís, desde o primeiro triunvirato à batalha de Filipos.

3.º) Orações, de carater judiciário e político. Sobre seu valor como orador discutiu mais tarde o filho Asínio Galo em De comparatione patris et Ciceronis.

4.º) Criticismo. Recorda-se deste escrito um trecho em que

o autor censura a Salústio e acusa Lívio de « patavinitas ».

Instituira em Roma uma biblioteca pública, sob cujo modêlo Augusto fundou duas, uma dita Otaviana pelo pórtico de Otávio, a outra, palatina, anexa ao templo de Apolo sobre o Palatino.

M. Valério Messala Corvino, nasceu no ano 58, e, embora estivesse ausente de Roma quando Cesar foi morto, tambem o seu nome foi posto na lista de proscrição do ano 43. Após a batalha de Filipos aproximou-se de António, em seguida passou-se para Augusto que o recebeu com benevolência, e lhe obteve o consulado em 31, em substituição a António. Foi celebrado como orador, compôs hucólicas do gênero vergiliano, e escreveu sobre assuntos gramaticais.

L. Várto Ruso, verdadeiro poeta, admirador de Cesar e de Augusto, é autor de peemas épicos sobre a morte de Cesar (de merte Caesaria), sobre as empresas de Augusto e de Agripa, como também de ume tragédia Tieste. Apresentou Horácio a Mecenas.

e publicou com Tuca a Eneida de Vergilio.

De EMÍLIO MACRÃO, de Verona, amigo também ele de Vergilio, conhecemos os títulos de alguns poemas didascálicos, Ornithogonia, Therriaca. De herbis.

Desse mesmo tempo é conhecido Rabírto, por causa de um poema épico sobre as lutas civís entre Otaviano e António,

que tiveram epílogo na batalha de Ácio.

P. Vergílio Marão nasceu em Andes, vila perto de Mântua, a 15 de outubro do ano 70. Recebeu a primeira educação em Cremona, e recebida a toga viril, passou para Milão, depois para Roma e Nápoles, onde foi instruido no grego por Partênio. Tendo-se

dedicado inteiramente aos estudos de filosofia, junto com Vário, aplicou-se ao epicurismo sob Siro, embora o sistema epicurcu não o atraisse muito, e preferisse a doutrina de Platão e dos estóicos. Um dos sous primeiros ensaios poéticos desse tempo foi, sem dúvida, o Culex.

Morto Cesar, voltou à terra natal, e no sossego da vida campestre, concebeu o desígnio de imitar os idílios de Teócrito; no meio, porem, dessas tranquilas ocupações, foi molestado pelas consequências da guerra civil. Com efeito, depois da batalha de Filipos (42 a. C.), querendo Otaviano compensar os seus veteranos com entrega de terrenos, fez ocupar uma grande porção de território, na região de Mântua, que não o tinha sustentado durante a guerra. Em tal circunstância, Vergílio perdeu sua pequena herdade; quei xando-se desse tratamento, rehouve os poucos bens, por intercessão de Asínio Polião, governador da Gália transpadana, e exprimiu sua gratidão a Augusto com a primeira égloga.

Novas perturbações, porem, surgiram por causa da guerra de Perusa, e Vergílio correu novo perigo de ser despojado dos bens. Foi então forçado a ir a Roma, onde compôs a nona égloga, e obteve

a restituição das terras, graças à interposição de Mecenas.

Desta época em diante parece que tenha vivido sempre em Roma, entrando na íntima amizade de Mecenas, a quem apresentou Horácio; dois anos depois acompanhava a Mecenas na viagem a Brindes.

Já antes tinha determinado escrever as Geórgicas, que terminou em Nápoles no ano 30 a. C., depois de sete anos de trabalho.

Após longa preparação pôs-se a escrever a Eneida, no ano

25, e em 23 pode ler a Augusto o 2.º, o 4.º e o 6.º livro.

Em 19 decidiu ir à Grécia e à Asia, e empregar três anos na revisão e publicação do poema. Mas tendo encontrado em Atenas a Augusto que voltava do Oriente, quis acompanhá-.o até Roma; quando, durante a viagem por mar, se agravou o mal de que sofria e morreu poucos dias depois da chegada a Brindes.

Pressentindo o seu fim, queria destruir a Encida, por não ter podido revê-la completamente; mas, apesar desse desejo explícito, Augusto não permitiu a destruição, e encarregou Vário e Tuca, amigos de Vergílio, de publicar o prema sem acréscimos e sem al-

terações.

Vergilio manifestava a vontade de ser enterrado em Nápoles, onde ainda hoje se lê o epitália, a eje atribuido, sobre um túmulo

que se presume ser o dele.

Era de estatura elta, de aspecto um tanto rude, e de saude precária. A nobre e tranquila suavidade difundida em todas as suas obras é um reflexo da alma pura e serena do poeta; isto nos explica a perfeição alcançada por ele no idílio e nu poesia sentimental em que descreve o amor, a vida doméstica e campestre.

Não era por temperamento apto para compor um poema épico, da grandeza da *Eneida*, a que pôs mão somente por insistência

de Augusto; possuia, porem, a inteligência e a arte de suprir a deficiência dos grandes dotes naturais. Antes dele os poetas romanos consideravam a veste de suas obras como cousa de importância secundária; ao invés, Vergílio, e mais tarde tambem Horácio, consideraram a poesia como arte que não admite ofensa nem à eufonia, nem às leis de linguagem. Por esta perfeição formal, a língua e o estilo de Vergilio serviram de modelo aos poetas posteriores, do mesmo modo que a prosa de Cícero aos escritores das idades seguintes. Contudo, Vergílio deixa a desejar quanto à originalidade, ao poder criativo, ao frescor, e à simplicidade, c, seja qual for a doutrina e o artificio usados em sua obra principal, nós sentimos frequentemente a falta de veia poética e genuina. Escreveu:

Bucólica. 10 églogas (a última dedicada ao amigo Cornéllo GALO, insigne poeta elegíaco), ou composições pastorais à imitação de Tcócrito, entre 42 e 37. Tornaram-se populares pelas frequentes alusões a pessoas e circunstâncias do tempo e a contingências da

vida do poeta.

Geórgica, em 4 livros, compostos entre 37 e 30. O primeiro trata da agricultura, o segundo das árvores, o terceiro da criação do gado, o quarto das abelhas. Não se sabe se a obra foi escrita a pedido de Mecenas, ou se foi concebida espontaneamente pelo poeta; é certo, porem, que apesar da esterilidade do argumento. Vergílio soube tratá-lo com calor e entusiasmo, que derivavam de sua experiência pessoal e do grande amor pelo próprio argumento. O fim não era propriamente ensinar a agricultura mas induzir os seus concidadãos a interessar-se por ela, o que tinha a máxima importância num tempo em que muitas regiões da Itália eram de-

vastadas e desoladas pela guerra civil.

Eneida, poema em 12 livros, começado no ano 30 e ainda não terminado, na morte do poeta, que não teve o tempo de limá-lo e nem mesmo de completar o desenho, pois que o último livro que termina com a vitória sobre Turno, não contem o definitivo estabelecer-se de Enéias no Lúcio, ou a sua morte, que deviam evidentemente tazer parte do sujeito. Este fora tratado antes por Névio e Enio, mes impericitamente: por outro lado, todos os escritores da idade augustana faziam o possivel por difundir a crença de que os Romanos fossem descendentes dos Trojanos, para ligar a gente Júlia a Júlio, filho de Enéias, neto de Venus, estabelecendo assim origem divina para a pessoa de Augusto. Poi portanto facil a Vergilio tirar disto partido; e, quanto à falta de faculdade criativa, suprir com o estudo profundo da história e das antigas tradições itálicas. Por este medo foi produzida a obra prima que supera todos os poemas épicos precedentes, e tove sempre tal favor que nenhuma crítica pode dimi-

Poemas menores: Culex, dedicado a Otávio, em 412 hexâmetros; contem a história de um mosquito que punge e desperta um pastor, salvando-lhe a vida; morto, porem, por ele, aparece-lhe em sonho pedindo-lhe honrosa sepultura.

Ciris, descreve em 540 hexâmetros a transformação de Cila, princesa de Mégara, no pássaro Ciris, por ter atraiçoado o pai Niso.

Moretum, gracioso idílio, em 124 hexâmetros; encerra a descrição do camponês que se levanta, prepara o pão, uma torta (moretum), e vai para o trabalho.

Copa (a estalajadeira), breve elegia em forma e estilo inteiramente vergilianos.

Catalecta, coleção de 12 poemetos em verso jâmbico e elegíaco, sobre assuntos variados.

Q. Horácio Flaco. Nasceu em Venosa, a 8 de dezembro do ano 65 a. C., de pai liberto, possuidor de uma pequena herdade. Foi levado para Roma e educado pelos melhores mestres (ele mesmo recorda o gramático Orbílio). Em 45 foi a Atenas completar a cultura sob os filósofos Teomnesto e Cratipo. Em 44, após o assasínio de Cesar, chegou a Atenas, Bruto que atraiu para a própria causa todos os jovens romanos que aí estavam estudando, e tambem a Horácio que o acompanhou na guerra com o grau de e tribunus militum ». Em 42, após a derrota dos republicanos em Filipos, Horácio fugiu com todos os outros, mas não se uniu a nenhum partido.

Aproveitando-se da anistia, voltou a Roma, e quando, pela distribuição das terras aos verteranos, ficou privado de suas propriedades, pediu e obteve o oficio de secretário, junto ao questor. A remuneração mesquinha deste emprego, como ele mesmo afirma, determinou sua carreira poética. Vergilio e Vário o apresentaram a Mecenas, que no princípio de 38 o admitiu no círculo dos amigos e o quis como companheiro em sua viagem a Brindes. Alguns anos depois Horácio obteve de Mecenas uma vila perto de Tivoli, e com o apoio dele e de Asínio Polião tornou-se familiar de Augusto. Este desejava fazê-lo seu secretário, mas Florácio recusou a oferta e assim não perdeu a independência pessoal. Sua amizade com Mecenas durou até o fim da vida do munífico protetor dos literatos, que ao morrer o recomendou com afeto a Augusio. Mas o poeta morreu quase imediatamente depois, no eno 8 A.C. tão improvisamente que teve apenas o tempo para declarar que deixava tudo a Augusto. Foi sepultado no Esquilino, perto do túmulo de Mecenas.

Horácio era de estatura baixa, tinha os olhos e cabelos escuros, e durante os últimos anos esteve com frequência adoentado e às vezes hipocondríaco. Não se casou e nas sátiras nos informa sobre o seu modo de vida. Quanto ao carater, podemos resumí-lo dizendo que era homem conhecedor do mundo e da própria natureza e não se deixando nunca dominar pelo sentimento, soube constantemente manter aquela moderação por ele expressa na frase « Nihil admirari ». Amou a própria independência e por isso não se sentia a gosto entre

o tumulto da cidade; evitou toda incumbência oficial que pudesse obstâcular-lhe a liberdade, e por isso mesmo preferiu o celibato ao matrimônio. A acusação de imeralidade com frequência levantada contra ele não é só a ele que se aplica mas ao tempo em que viveu. Não foi nem herói nem um grande homem, nem mesmo se preocupou para ser tal. Nos primeiros anos seguiu a teoria filosófica de Epicuro; no último período da vida inclinou-se para o estoicismo, o qual lhe deu a princípio apenas argumento de riso e motejo, e acabou por não adotar nenhum dos dois sistemas.

Iniciou a carreira literária como escritor de sátiras, mas os acontecimentos políticos muito recentes e a parte que neles tomara impediram-lhe tratá-los diretamente, por isso preferiu fixar-se em questões sociais e literárias. Às vezes desenvolve argumentos de natureza diferentes que na aparência nenhuma relação tem entre si; um exame mais atento, porem, demonstra que a composição responde a um desenho bem definido. Muitas das sátiras do segundo livro estão escritas em forma dialógica e revelam uma grande lineza artística superior à encontrada no primeiro.

Os épodos parecem ter sido escritos quase ao mesmo tempo que as sátiras, às quais se aproximam pela juvenil veemência e agressividade; enquanto, porem, esses tem em mira ferir pessoas, as sátiras atingem uma classe toda ou uma condição de cidadãos.

Horácio adota nos épodos os metros líricos gregos, mostrando-se livre imitador de Arquíloco; mais tarde, quando tinha adquirido maior perícia técnica resolveu tornar conhecida a seus concidadãos a métrica de Alceu e de Safo nas odes (Carmina); este propósito ele o realizou em 7 anos de trabalho, que tiveram por fruto os primeiros três livros das odes. Nessas encontramos a mesma reflexão, o mesmo criticismo já notado nas sátiras, como tambem a intenção de censurar de vários modos a avareza, as extravagâncias, a licença desenfreada do tempo e vemos que o poeta goza moderadamente dos prazeres da vida. O quarto livro das odes acrescentado mais tarde, é o mais perfeito e mostra no poeta uma genialidade suma. De resto, toda a atividade lírica de Florácio, pode ser dividida em três estádios: do exercício sobre modelos gregos; da imitação destes; do desenvolvimento original dos argumentos tumados de vida que o cerca, ou mesmo do seu modo de pensar e de sentir.

As epístolas chamadas, por Horácio sermones, como as sátiras, são semelhantes a essas na métrica (hexâmetros) e no número dos livros (2), na substância, na forma: pertencem, porem, a uma idade mais madura, revelam maior seriedade e esmero no estilo e na versificação, e contem o fruto de uma longa experiência adquirida com a calma e serena percepção da vida. A mais longa e importante epístola é a dirigida aos irmãos Pisões e latitulada por Quintiliano liber de arte poetica. Nela Horácio, sem pretender dar uma teoria completa da composição poética, discute um grande número de questões literárias, sobretudo em relação ao drama.

Domício Marso, — outro amigo de Mecenas, pode ser consederado como o precursor de Marcial por uma coleção de epi-

gramas.

ÁLBIO TIBULO, — o mais célebre escritor de alegias na idade de Augusto, era de ordem equestre e natural de Roma, mas é incerto o ano do nascimento. O que sabemos com certeza é que morreu jovem, logo depois de Vergílio. Era íntimo de Valério Messala Corvino, a quem, parece, seguiu na batalha de Ácio, e certamente acompanhou na guerra contra os Aquitanos, porem, depois do ano 27, é provavel que não mais se tenha movido da Itália. É-nos descrito por Horácio como homem generoso e amavel, possuidor de grandes bens de fortuna.

Nas elegias (quatro livros, dos quais só os dois primeiros são tidos inteiramente genuinos) seguiu os poetas alexandrinos, tratando exclusivamente de assuntos cróticos. Com profundidade, calor de sentimento, em linguagem simples e espontânea. As melhores são dirigidas à amante Délia; as outras o poeta não as poude evidentemente retocar como queria, porque a morte o surpreendeu de improviso.

Sexto Propércio, quase contemporâneo de Tibulo, escreveu como este elegias. Nascera na Umbria pelo ano 50 e embera em suas composições nenhuma alusão exista a fatos acontecidos depois do ano 16, isto não nos autoriza a fixar o ano da morte.

Tendo na infância perdido o pai, e ficando entregue aos cuidados da mãe que lhe secundava os instintos frívolos, chegado apenas à juventude, abandonou-se aos prazeres e à moleza da capital. Aí dedicou-se inteiramente às musas, aos amigos e aos amores por Cíncia e outras mulheres; depois da publicação de alguns ensaios poéticos conquistou a amizade de Mecenas e viveu perto dele no Esquilino, embora, sendo mais jovem, não estivesse na sua intimidade como Horácio e Vergílio.

Foram longamente discutidas a ordem cronológica e a divisão das poesias de Propércio, em 4 em vez de 5 livros (como preferi-

ria hoje a critica).

O amor é elemento dominante da sua natureza: abandona-se ao rentimentalismo mesmo onde o amor o não exige, e disto podemos talvez encontrar a razão na sua fraca saude, de que faz frequentes acenos. Tomou como modelos os Alexandrinos, mas os superou no carater passional.

Públio Ovídio Nasão — nasceu em Sulmona, cidade dos Pelignes no ano 43 antes de Cristo e era o segundogênito de um pai abastado. Em companhia de seu irmão estudou em Roma com insignes mestres e por vontade do pai atendeu aos estudos retóricos, tendo tambem grande inclinação para a poesia. Foi tambem a Atenas e à Asia para completar a cultura; depois de voltar deveu por algum tempo dedicar-se aos negócios públicos e teve o ofício de « triumvir capitalis », tornando-se conhecido ainda jovem pelos seus escritos

eróticos. Tinha já mais de 50 anos quando por Augusto loi relegado para Tomos no mar Negro, sendo, porem, isto uma relegação e não um exílio, conservou a posse de seus bens. Foram-lhe causas, como ele afirma, « carmen et error ».

Por « carmen + sem dúvida deve-se entender a arv amandi que Augusto considerava nociva à moral; o próprio Ovídio fez alusão procurando justificar-se. A segunda causa, isto é, o erro não é bem conhecida, mas de várias partes de suas obras certa crítica quereria deduzir que Ovídio tenha assistido a algo de desagradavel para a família imperial, e caisse na suspeita de cumplicidade no adultério de Júlia, neta de Augusto.

No outono do ano 9 p. C. chegou ao lugar de relegação, de onde escreveu as mais humildes e chorosas cartas para Roma, rogando lhe fosse permitida a volta ou ao menos mudada aquela triste demora. Por fim o imperador, ou comovido ou cansado pelas contínuas instâncias, teve a lembrança de fazê-lo voltar, mas foi surpreendido pela morte no ano 14. O sucessor de Tibério não deu ouvidos às súplicas do poeta, que morreu em Tomos no ano 17.

Ovídio foi um dos mais fecundos poetas da sua idade e pessuiu em grau maravilhoso a facilidade de versejar. Ele mesmo chamou-se o quarto escritor romano de ciegias, e foi de fato esta a sua aptidão especial (tinha, entre outros gêneros literários, experimentado tambem a tragédia, escrevendo uma Medea, hoje perdida), pois justamente na elegia erótica é que manifesta o peculiar de seu engenho. Embora fosse sensibilíssimo, nunca tem sentimentos profundos; por isto mais que o produto de elaboração artística e de estudo diligente, deixou-nos a florescência espontânea de uma férvida imaginação.

Suas obras, em ordem provavelmente cronológica, são:

- 1) Amoreo, em três livros, série de quadros eróticos e sensuais que se relacionam com o nome de Corina;
- 2) Epistolae, tambem chamadas Heroider, 21 cartas de amor que se supõem escritas por antigas heroinas aos seus amantes que estão longe;
- 5) Medicamina peciei, tragmentos de 100 versos sobre o toucado feminino;
- 4) Are amatoria, ou are amandi, em 5 livros; contem cusinamentos para os amantes de ambos os sexos;
- 5) Remedia amoria, o livro de conselhos sobre os meios para acalmar a paixão do amor;
- 6) Metamorfoses, em 15 livros, narrativa fantástica das transformações dos seres de natureza, desde o caos até a metamorfose de Cesar em constelação celeste:
- 7) Tristia, 5 livros de cartas escritas em metro elegíaco durante a viagem e a longa permanência em Tomos; as 2 mais belas e comoventes são dirigidas a Augusto e à mulher;

8) Epistolae ex Ponto, em 4 livros, da mesma natureza que os Tristia, sendo que as pessoas às quais se dirigem são nomeadas no princípio de cada carta, ao passo que nos Tristia não se mencionam;

9) Ibis, composição elegíaca em que o poeta investe contra um inimigo seu. (Durante a relegação Ovídio escreveu versos, hoje perdidos, sobre o triunfo de Tibério, e o poema didascálico Halieu-

tica, de que restam 130 hexâmetros).

10) Fastos, que deviam ser compostos em 12 livros; ao invés apenas uma metade foi deixada em condições tais de se poder publicar depois da morte do poeta. São uma espécie de calendârio em que se descrevem os fenômenos celestes de cada mês e as festas históricas e arqueológicas do poema, ao contrário das astronômicas, foram tratadas com o máximo cuidado e tem por fundamento ae obras de Varrão e de outros. Alguma indicação é tambem tomada de tradições populares.

Alguns amigos de Ovídio cultivaram com êxito a poesia

épica.

Podem ser lembrados:

Pôntico, que compôs uma Thebais;

MACRÃO (que pode talvez ser identificado com POMPEU MACRÃO preposto por Augusto à reorganização das bibliotecas), que contou os acontecimentos anteriores à ira de Aquiles (Antehomerica) e os fatos sucessivos à Iliada (Posthomerica);

Cornélio Severo, de cujo poema De bello Siculo existem

fragmentos;

JÚLIO ANTÔNIO e PEDÃO ALBINOVANO, que celebraram um a Diomedes, o outro a Espedição marílima de Germânico e a Teseida.

Merecem ainda menção os poetas didascálicos:

GRÁCIO FALISCO, autor do poema Cynegetica e M. MANÍLIO do Astronomicon em cinco livros.

Entre os prosadores do período de Augusto, tem maior

importância os historiadores: e de todos o mais insigne é

Tiro Lívio, — nascido em Pádua em 59 a. C., quando esta cidade já gozava do privilégio da cidadania romana, e morto no ano 17 p. C., quarto do reino de Tibério. Sua juventude coincide com as guerras civís e seus anos melhores com o governo de Augusto. Entregou-se antes aos estudos de retórica e filosofia, mas os da história o atrairam de um modo todo especial.

Parece que entre os anos 27 e 25 tenha posto mãos à grande empresa de narrar a história de Roma desde as origens até a morte de Druso, em 142 livros, e é até provavel que pretendesse continuá-la até a morte de Augusto em 150 livros, a serem divididos em 15

décadas.

Sua narração leva o título Annales e tambem Res romanae ab urbe condita, ou mais simplesmente ab urbe condita libri. Só 35 destes livros chegaram a nós, isto é, os da primeira década, aqueles que vão de 21 a 45; de alguns outros possuimos fragmentos. (A todos

os livros perdidos procurou suprir no século XVII o professor I. Freinsheim de Ulma imitando o estilo de Tito Livio). Temos em compensação um breve sumário devido a um autor desconhecido, mas geralmente atribuido a Floro. A grande reputação gozada por Lívio em vida é atestada pelo sato de um estrangeiro ter ido a Roma de Cadiz, só para conhecer o fameso historiógrafo, e Augusto, embora o chamasse Pompeano, teve por ele sentimentos de verdadeira amizade.

A história no conceito de Lívio tem a tarefa não tanto de recordar os fatos, quanto de tornar-se um meio de ilustração e de emulação, e ele narrou os acontecimentos de Roma justamente porque entre todos lhe pareciam os mais ricos de exemplos dignos de imitação. Poucos historiadores tiveram a visão dos grandes caracteres como Lívio, que se revela ao mesmo tempo narrador fascinante e orador eficacíssimo. O escopo de escrever uma história agradavel e instrutiva foi pelenamente alcançado; mirando só isto, o autor não atendeu muito a laboriosas pesquisas e ao estudo dos documentos, nem teve o cuidado de visitar os lugares onde tinham acontecido os fatos. Contentou-se com aceitar e repetir as asserções dos predecessores Fábio Pictor, Políbio e outros de menor autoridade; mas é inegavel que se propusera dizer sempre a verdade e nunca a violou propositadamente. Na língua e no estilo dele encontramos algumas vezes falta de classicismo puro, todavia a expressão é animada e adatada ao assunto. Que fosse a « palavinilas : que lhe criticava Asínio Polião não nos é dado saber.

Pompeu Trogo, descendia de uma família da tribo gálica dos Vocêncios, mas seu avê, tendo militado com Pompeu, recebera a alforria tomando o nome deste, e o pai recebera de Júlio Cesar

muitas incumbências.

Nada mais sabemos de P. Trogo, que escreveu em 44 livros uma história com o título Historiae Philippicae em que se narravam especialmente as vicissitudes da Macedônia e dos sucessores de Alexandre Magno. Tambem esta obra se perdeu, mas subsiste um compêndio de Justino que viveu no tempo dos Antoninos pela metade do século 2.º p. C.

Os outros historiadores da época são:

FENESTELA, cuidadoso indagador de histórias e antiguidades

romanas; escreveu donales.

M. VÉRIO FLACO, que compôs os Fastos e uma espécie de dicionario De verborum significatione em ordem alfabética, rica fonte de notícias para o que se refere à língua e às antigas memórias de Roma. Possuimos um compêndio parcial feito por Pompeu Festo do 3.º século p. C., e outrossim, dos Fastos foram descobertos importantes fragmentos em Preneste em 1770.

Ocuparam-se igualmente de lexicografia Santra e Gávio

Basso, de arqueologia Sínio Capitão.

Júlio Higino, liberto de Augusto, que viveu entre o 64 e o 17 a. Ĉ., era natural da Espanha e julga-se ter sido levado a Roma

por J. Cesar depois da tomada de Alexandria: foi posto à frente da biblioteca palatina instituida em 28. De suas numerosas obras históricas, como De urbibus italicis, De familiis troianis etc., restam tragmentos; temos ainda, atribuidas a ele, as Fabulae (livro escolástico contendo 277 fábulas) e Poeticon astronomicon libri quatuor.

Resta-nos falar dos escritores de matérias científicas, embora esses dessem major importância ao assunto que ao estilo e às

qualidades literárias. O mais eminente arquiteto foi

VITRÚVIO POLIÃO, que dedicou a Augusto a obra De architectura em 10 livros, cada qual precedido de um prefácio em que o autor se dirige ao imperador com muita deferência. A obra ainda subsiste, mas se perderam as plantas que lhe estavam anexas.

Entre os juristas merecem registo, alem de C. Hélio Galo (autor da obra De significatione verborum quae ad jus civile pertinent);

M. ANTISTIO LABEÃO, discipulo de C. Trebacio Testa (autor do De religionibus). Foi jurisconsulto ilustre e recusou o consulado oferceido por Augusto, preferindo viver seis meses do ano cm Roma entre as consultas legais e outros seis meses na vila ocupado inteiramente na composição especialmente de obras legais. Os sequazes de sua escola chamaram-se Proculianos, de Próculo, principal fautor.

C. ATEIO CAPITÃO, consul no ano 5 p. C. e em seguida « curator aquarum », isto é, superintendente dos aquedutos, conservou este ofício até a morte. Brilhou na jurisprudência civil, sobre a qual deixou 10 livros, não menos consultados que os de Labeão. Foi tambem ele chese de uma escola, e de MASÚRIO SABINO, ou de Cassio Longino discipulo deste, chamaram-se Sabinianos ou Cassi-

anos os seus sequazes.

Os estudos filosóficos, espécie de epicureismo, eram cultivados pela classe mais elevada de Roma, por diletantismo mais que com intenções sérias e profundas. A oratória no último período

da vida de Augusto se dedicaram:

T. LABIENO, o qual não somente foi grande orador segundo o conceito antigo, mas historiador de preco, e como tal demonstrou tanta liberdade e independência de pensamento que o Senado decretou a supressão de suas obras. A oposição audaz a Augusto e aos amigos do imperador lhe mereceram o alcunha de Rabieno.

Cássio Severo, orador atrovido e violento, e por isso mesmo

exilado.

Os únicos retóricos, dos quais possuimos os escritos, são:

P. RUTILIO LUPO e M. ANEU SENECA. Este nascido em Córdova na Espanha, foi a Roma duvante o império de Augusto para lá ouvir os melhores oradores. Voltando à patria, casou-se com Elvia da qual teve três filhos: L. Aneu Sêneca, o filósofo, Aneu Mela, pai do poeta Lucano, e Aneu Novato. Pertencia à família abastada de ordem equestre e foi homem da velha têmpera de romano, admirador de Cícero. Nos últimos anos publicou uma coleção de Contropersiae em dez livros e destes, com algumas lacunas,

possuimos o primeiro, o segundo, o sêtimo, o nono e o décimo e uma obra intitulada Suasoriae. Estas obras escritas num estilo, porquanto era possivel, Ciceroniano, constituem uma fonte preciosa para a história da retórica nos tempos de Augusto e Tibério. Alem disso, compôs uma obra histórica, que se extende das guerras civis até o fim de sua vida; mas essa, inselizmente, perdeu-se toda.

# QUINTO PERÍODO (IMPERIAL)

Da morte de Augusto à morte de Justiniano. (14 - 565 p. C.)

Morto Augusto, a monarquia instituida por ele forna-se um verdadeiro despotismo, que gradualmente sufoca, tanto em política como em literatura, teda a aspiração de liberdade e de independência. Por isto se apaga a faculdade inventiva e as melhores produções literárias não fazem mais que imitar as obras primas da idade clássica.

#### O primeiro século da era cristã. Da morte de Augusto ao advento de Nerva. (14 - 96 p. C.)

O servilismo e a adulação para com o imperador foram neste século os meios únicos para tornar seguras a vida e a propriedade. Vespasiano e Tito pareceu que prometessem dias melhores, mas era tarde; o feroz imperador Domiciano voltou a atirar o estado em piores condições, que o brando governo de Nerva e de Trajano apenas conseguiu tornar mais sensiveis. Ninguem pedia aventurar-se a esprimir impunemente os próprios sentimentos e o seu modo de pensar: em literatura tudo que era simples e espontâneo se consedirava mediocre; assim o maneirismo e a afetação assumiram o aspecto de força e de vigor natural.

Não faltaram, é verdade, homens como Quintiliano, que tiverani conciência clara de tais defeites; mas, em vez de remediá-los, foram eles mesmos incapazes de evitá-les. As escolas e os numerosíssimos mestres poderiam ser indícios de certo desenvolvimento da cultura literária; trata-se porem de cousa de todo superficial. A correção métrica seguida já nos tempos de Augusto, continuou a ser considerada indispensavel, mas a língua se ia corrompendo; as formas poéticas eram empregadas na prosa, cunhavam-se novos vocábulos

e se descuidava o vigor sintático das construções.

DURANTE O IMPÉRIO DE TIBÉRIO (14-57) as declamações retóricas sobre sujeitos reais ou imaginários substituiram a verdadeira oratória; aos historiadores só era lícito narrar sem perigo os fatos que não tivessem relação com a vida contemporâneo, a menos que não se pejassem de aviltar-se com a mais vulgar bajulação. Só os gramáticos e os juristas podiam atender aos seus estudos sem temor, enquanto as fontes da poesia se iam tornando quase exaustas.

Alguns membros da família imperial imitando o exemplo de Augusto cultivaram as letras: Tibério (que escreveu os comentário de sua vida) e Germanico (do qual temos ainda uma tradução em hexâmetros dos = Fenomenos > de Arato).

A. CREMÚCIO CORDO tinha escrito Anais de história romana mas, perseguido por Seiano, suicidou-se e a obra foi queimada por ordem do Senado.

Aurídio Basso é autor de uma história que vai das guerras civis ao ano 47 p. C., continuada depois por Plínio o Velho. Não se sabe se a narração da guerra com os Germanos (libri belli germanici) era separada de todo o resto ou se fazia parte da obra; os fragmentos que nos conservou Sêneca mostram um estilo um tanto artificioso e afetado.

M. Veleto Patérculo. Nascido provavelmente no ano 20 a. C., foi tribuno militar e com este grau acompanhon Tibério, ficando por oito anos quase sempre com ele durante as expedições na Germânia, Panônia e Dalmácia.

Voltando para Roma em 15 p. C., viveu privadamente, compondo Historiae Romanac ad M. Vinicium consulem libri II, chegados até nós mas um pouco mutilados. O primeiro, que tem muitas lacunas e está sem o princípio, é um breve resumo de história geral até a destruição de Cartago. O segundo, completo, difunde-se em particulares à medida que se aproxima aos tempos do autor e contem esclusivamente fatos da história romana. Quanto Veleio fala de Augusto ou de Tibério é exagerado nos elogios ou, para falar melhor, não está isento da adulação servil.

Valério Máximo, contemporâneo do precedente mas inferior a ele em engenho, o supera na adulação a Tibério. Escreveu, para uso dos oradores e das escolas de retórica, uma coleção de de anedotas, ainda existentes, com o título Factorum dictorumque memorabilium libri IX, dedicados ao imperador. Cada capítulo está dividido em duas partes: a primeira contem os exemplos tirados da história romana, a segunda os de outros paises.

Um dos escritores mais notáveis pela variedade dos argumentos é

A. CORNÉLIO CELSO, conhecido especialmente por um tratado de medicina, mas escreveu também sobre retórica, leis, filosofia e agricultura. A grande obra em que se descorria de todas estas matérias parece que era uma espécie de enciclopédia em 20 livros, intitulada artes ou de artibus, dos quais os oito que ainda ficam sobre a medicina representam o único escrito no gênero, que nos oferece a literatura romana.

O único poeta do império de Tibério é Fedro, liberto, nascido em Macedônia. Publicou 5 livros de fábulas esópicas em senários jâmbicos, com provaveis alusões aos acontecimentos de sua vida. Foi perseguido por Sciano, mas sobreviveu à queda do infame ministro imperial.

Os IMPERADORES CLÁUDIO, NERO e AGRIPINA, mãe de Nero, são dignos de lembrança como cultores de estudos literários.

CLAUDIO, antes da ascensão ao trono e tambem depois, ocupou-se ativamente de questões gramaticais e de história; mas não temos dele senão um fragmento de oração pronunciada no Senado para recomendar que fossem admitidos aos altos cargos do estudo os nobres da Gália.

AGRIPINA escreveu comentários, e Nero cultivou com verdadeiro entusiasmo a poesia, lendo os seus trabalhos não só aos amigos na corte, mas no teatro público. Compôs, entre outras coisas, um poema épico sobre a guerra troiana.

L. ANEU SÊNECA, nasceu no ano 4 a. C. e morreu em 65 p. C., de modo que, o tempo melhor de sua atividade literária coincide com os anos de Tibério, Galígula, Cláudio, Nero. Tendo acompanhado o pai a Roma, entregou-se aos estudos de oratória e filo-

sofia, não descurando a vida pública.

No princípio do reino de Cláudio, quando Júlia Livila, por ele amada, foi relegada para Córsega, tocou-lhe a mesma sorte, e somente em 49, por desejo de Agripina, voltou a Roma para encarregar-se da educação de Nero. Sob o império deste, Sêneca foi por certo tempo o governador virtual do estado; mas em 65, acusado de ter tomado parte na conjuração de Pisão, foi condenado à morte, e como fora deixada à sua escolha a execução da sentença, abriu-se as veias no banho e morreu com a calma e resignação realmente dignas de um filósofo. Possuia facilidade grandíssima para a composição, mas demonstrou às vezes vã ambição e servilismo, vícios que estão em aberto contraste com as opiniões que confessa nas suas obras.

Desenvolveu muitos e variados argumentos em prosa e em versos com tendência marcadamente contemplativa: sua base filosófica é o estoicismo, porem corrigido e temperado por outros sistemas.

Entre as prosas de índole filosófica conservadas, mercee um aceno especial: 1º De ira em três livros; 2º os três distintos escritos De consolatione a Políbio, a Márcia, à mãe Élvia; 3º Quare bonis viris mala accidant cum sit previdentia, em que se recomenda o suicídio como remédio para os males da vida; 4º De constantia sapientis; 5º De animi tranquillitate; 6º De beneficiis em sete livros compostos nos últimos anos; 7º Epistolae ad Lucilium, coleção de 121 cartas distribuidas ora em 20 e ora em 22 livros; 8º Quaestionum naturalium libri VII, muito populares na idade média, onde o autor segue as teorias dos estóicos, valendo-se tambem de Aristóteles e de Teofrasto.

Quintiliano la a ainda de orações escritas por Sêneca o qual certamente terá composto algumas para Nero. Seus trabalhos poéticos mais importantes são: Ludus de morte Caesaris, sátira menipéia bem amarga contra o imperador Cláudio; as tragédias: Hercules Jurens, Thyestes, Phoedra, Oedipus, Troades (ou Hecuba), Medea, Aga-

memnon, Hercules Oetaeux e duas cenas duma Thebais. (A pretexta Octavia cujo sujeito pertence à história recente e que traz o nome de Sêneca é geralmente considerada de idade posterior). Hesitou-se por certo tempo em atribuir essas tragédias a Sêneca, o retórico, mas a crítica demonstrou que nem pelo estilo nem pelo pensamento são incompativeis com o que conhecemos do filósofo. Existe aí a mesma verbosidade, o mesmo fundamento retórico e sentencioso das obras em prosa, sendo que todos estes defeitos aparecem exagerados. A versificação é correta, mas monótona.

Q. Cúrcio Rufo, escreveu a história de Alexandre Magno (Historiae Alexandri Magni) em 10 livros, dos quais se perderam os dois primeiros. Nada mais se sabe do autor, o que proporcionou largo campo para conjecturas relativas ao tempo em que a obra foi composta; mas o estudo cuidadoso de alguns passos revela bastante claramente que é posterior à morte de Calígula. O estilo e a língua são modelados sobre os de Lívio, porem o trabalho tem algo de retórico, e possue a aparência mais de romance que de verdadeira história.

L. JÚNIO MODERADO COLUMELA, coetâneo e compatriota de Sêneca, nasceu em Cadiz e compôs De re rustica em 12 livros.

O escrito De arboribus, que nos resta, parece que era parte de um outro trabalho sobre o mesmo argumento e serve de explicação ao quinto livro De re rustica. Columela, bem compenetrado da importância do sujeito, esforça-se para tratá-lo dignamente; escreveu até o 10º livro em excelentes hexâmetros, à imitação das Geórgicas

de Vergilio, ao qual contudo ficou muito inferior.

Q. Ascônio Pediano, natural talvez de Pádua e viveu, parece, durante o império de Cláudio e foi contemporâneo do famoso gramático Q. Rêmio Palesmão. Escreveu as biografias de Salústio e de Pérsio alem de um discurso contra os detratores de Vergilio. Alem destes trabalhos de valor, porem, preparou um comentário histórico precioso a todas as orações de Cícero, que subsiste ainda parcialmente. Todavia o comentário que leva o nome dele, como ilustração das Verrinas, não possue nem o estilo e nem a importância histórica para poder ser atribuido a ele, e talvez pertença a algum gramático do quarto século.

Pompônio Mela, espanhol de Tingentera, iez em três livros a descrição do mundo antigo, dando-lhe o título De situ orbis. É um breve manual, conservado inteiro, que começando da África (província), se ocupa sucessivamente do Egito, da Arábia, da Síria, da Ásia Menor, etc., isto é, de todos os paises da costa do Mediterrâneo. O autor não se limita às notícias de índole geográfica, mas acrescenta, interessantes indicações sobre os usos e costumes dos vários povos em forma um tanto retórica, que nos faz lembrar o estilo

de Sêneca.

Parece estranho que os Romanos, apesar de suas grandes conquistas não tenham antes de então produzido obras geográficas, e, embora mais tarde não tenham faltado, Pompônio Mela passa na literatura latina pelo melhor e mais perfeito geógrafo.

Eruditíssimo entre os gramáticos foi M. VALÉRIO PROBO de Berito, o qual parece que tenha vivido até o tempo de Domiciano. Fez por Vergílio o que os Alexandrinos fizeram por Homero, isto é, propôsse, estabelecer a correção dos poemas Vergilianos. Publicou, alem disso, os textos de Horácio, de Lucrécio, de Terêncio, com os respectivos comentários.

Os filósofos deste período adotaram geralmente o sistema estóico, sendo convicção dos melhores engenhos que só ele ensinasse a viver honesta e corajosamente, mas o estoicismo foi raramente pelos Romanos de qualquer epoca cultivado na sua forma genuina.

Entre os mais ilustres sequazes são lembrados:

A. Pérsio Flaco, nascido em Volterra de família equestre no ano 34 p. C. Ainda criança, tendo perdido o pai, foi com a mãe e uma irmã para Roma onde foi instruido em gramática, retórica e no estoicismo por Cornuto. Este deixou um vestígio muito profundo no ânimo jovem de Pérsio que ficou afeiçoado a ele como a um pai até a morte que o colheu aos 28 anos apenas. Entre seus escritos teem particular importância seis sátiras, chegadas até nós; só a primeira, porem, se pode considerar como tal e é dirigida contra o mau gosto dos poetas e do público de seu tempo: as outras são declamações poéticas sobre os preceitos da filosofia estóica que ele recomenda aos leitores como meio de vida feliz. Os caracteres, as imagens e mesmo o fraseado se ressentem com frequência. Todavia, como homem, Pérsio mereceu ser admirado por seriedade, gentileza e moralidade de costumes.

M. ANEU LUCANO, sobrinho do filósofo Sêneca, nascido em Córdova, no ano 39, foi instruido tambem ele por Cornuto e tornou-se amigo de Pérsio. Como havia cativado a admiração universal recitando em público (segundo o uso do tempo) suas composições poéticas, Nero por inveja proibiu-lhe continuar tais recitações. Declarado cúmplice na conspiração de Pisão e condenado a morrer abriu as veias em 65, na idade de 26 anos. Depois de Vergílio é o mais eminente poeta épico da literatura latina. Sua faculdade creativa deveu ser poderosa, se se considera o número dos obras compostas durante sua brevissima vida; infelizmente perdeu-se tudo, salvo um epigrama e o grande poema épico, Farsália, em 10 livros, incompleto porque evidentemente o livro 10º não está terminado. Desenvolve a guerra civil entre Cesar e Pompeu, da qual são expostos não só cronologicamente, mas com fidelidade histórica, todos os acontecimentos desde o princípio até o cerco de Alexandria. As qualidades poéticas aparecem sobretudo nas cenas sentimentais e na descrição dos caracteres; alem disso o poeta, como verdadeiro estóico, evitando toda vulgaridade, demonstra ter escolhido aquele assunto porque lhe oferecia ocasião de expor seu pesar pelo desaparecimento da liberdade. O estilo é vigoroso, não sem colorido retórico, porem Quintiliano considera a « Farsália » uma história mais que um verdadeiro poema.

Césio Basso, que se diz ter perecido na crupção do Vesúvio no ano 79, é lembrado por Quintiliano como autor de líricas: seu

nome está intimamente ligado ao de Pérsio de quem publicou as sátiras. Escreveu provavelmente um poema didascálico sobre os metros.

C. Petrônio Árbitro. Suas sátiras (conhecidas tambem sob o nome de Satirican) são uma espécie de romanee cômico, em 20 livros, dos quais o mais longo fragmento contem a descrição da ceia de Trimalcião. A obra é em prosa, intercalada ,porem, de muita poesia à imitação das antigas sátiras menipéias e contem preciosas notícias sobre os costumes, a moralidade e sobre a língua do tempo. Admite-se geralmente que o autor viveu no tempo de Nero, já que Tácito fala de um famoso cortesão, C. Petrônio, grande amigo de Nero, dizendo dele coisas que parecem apontá-lo como apto para compor um tal gênero de trabalho. De onde lhe tenha advindo a C. Petrônio o sobrenome de Árbitro, não é bem conhecido.

Do império de Nero são ainda, o poeta bucólico T. Calpúrnio Sículo, do qual nos restam sete églogas compostas à imitação de Teócrito e de Vergílio; e o poeta didascálico Lucílio Menor, amigo de Sêneca, ao qual pertence provavelmente o poema Aetna.

O IMPERADOR VESPASIANO, promoveu em certo modo as letras fixando um estipêndio aos mestres de retórica gregos e latinos, mas expulsou de Roma os filósofos porque os julgava republicanos e nocivos à paz interna do império. Durante seu governo e no de Tito se assinalaram:

C. PLÍNIO SEGUNDO, chamado comumente PLÍNIO o VELHO. Tinha 56 anos quando morreu na crupção do Vesúvio e era natural de Como. Em 52, interrompido o serviço militar, alternou a sua estada entre Roma e a cidade natal, dedicando-se todo aos estudos. Em 57 o encontramos procurador na Espanha, antes da morte é recordado como comandante da frota em Miseno, e foi vítima do

amor pela ciência durante a crupção vulcânica de 79.

Entre os muitíssimos escritos o único que ficou é a Naturalis Historia em 37 livros, o primeiro dos quais contem o sumário de toda á obra, como tambem uma dedicatória ao imperador Tito. Esta gigantesea compilação de mais de 2.000 volumes é uma espécie de enciclopédia em que Plínio recolheu com o escopo de cultura tudo aquilo que julgava digno de ser conhecido. Seu sobrinho (Plínio o Jovem) chamou-a "Opas diffusum, eruditum nec minus varium quam ipsa natura », embora em algumas partes o autor se revele mais diletante que verdadeiro cientista.

De C. Valério Flaco, autor do poema épico Argonautica, sabe-se apenas que morreu lá pelo ano 89. O poema chegou até nós em 8 livros, mas não se pode dizer completo e é considerado como imitação livre do grego de Apolônio Ródio, sem ostentação de doutrina, com maior elaboração das cenas efetivas e dos caracteres dos heróis.

Outros poetas, que se dedicaram, porem, ao drama, foram Pompônio Segundo, Curiácio Materno, de cujas tragédias Medea, Thyestes, Cato e Domitius se conhecem só os títulos, como também das tragédias de Fausto Tercus, Thebae, Atreus.

O império de Domiciano e sua brutal tirania suprimiram toda nobre aspiração na vida moral e intelectual dos Romanos.

Os principais escritores do tempo são:

C. Sílio Itálico, de família distinta, nascido no ano 25, que adquiriu reputação como orador e como poeta. Elevado por Nero à dignidade consular em 68, foi mandado em seguida a administrar a província da Ásia. Após a volta, retirou-se dos negócios públicos e gozou de suas riquezas na tranquilidade de uma vida luxuosa, consagrada ao culto da poesia; mas em 101, cansado ou desgostoso da vida, deixou-se perecer de inédia. Possuimos dele o poema Punica, sobre a segunda guerra púnica, em 17 livros, aos quais servem de fundamento a história de T. Lívio: contudo, apesar disto, abundam os acenos mitólogicos.

P. PAPINO Estácio, filho do insigne gramático napolitano tio mesmo nome, pelo qual foi cuidadosamente educado, nasceu pelo ano 45. Mesmo antes da morte do pai (ano 80) tornara-se conhecido como poeta extemporâneo e recitando em Roma uma parte do seu poema a Tebaide ». Sempre que acena a Domiciano, mostra a mais desagradavel adulação; mas sendo de carater tímido e fraco, não revela com precisão seu pensamento: com efeito, enquanto censura Calígula e Nero, mortos, adula a Domiciano, ainda vivo, de modo indigno. Na língua, como na versificação tomou como modelo a Vergilio e escreveu: Thebais, que trata epicamente a luta entre os dois irmãos Etéoclo e Polinício, em 12 livros, os primeiros 10 são difusos, os dois últimos, ao invés, são conduzidos sumariamente. Achilleis, em 2 livros, outro poema épico, inacabado, que se interrompe com a cena na qual Aquiles é descoberto por Ulisses. Silvae, em 5 livros, celeção de 32 breves composições poéticas escritas em várias ocasiões.

M. VALÉRIO MARCIAL, nasceu em Bílbiles na Espanha pelo ano 40. Tendo ido para Roma na idade de 22 anos, podia ter-se assegurado uma vida honrada e independente; preferiu tornar-se adulador dos ricos e solicitar dons dos poderosos. Frequentemente alude à própria pobreza e implora auxílios dos amigos, embora alguma vez fale com desprezo daqueles que adotam tal procedimento. De Domiciano, que foi segundo ele, um modelo de sabedoria, recebeu honras e títulos, como Estácio, julga com desinteresse só a quem não está mais em vida, censurando Nero e louvando muito a Árria e Trásea Peto, de modo pessoal dele. Como poeta ocupa, porem, um lugar eminente, escreveu 15 livros de epigramas (o primeiro dos quais, sobre os espetáculos, leva o título de Inber Spectaculorum) relativos à vida social dos Romanos contemporâneos, que pinta em todo o seu servilismo imoral.

Os versejadores, frequentemente ineptos abundaram durante o império de Domiciano, quando justamente estavam em grande uso as citações poéticas nas reuniões privadas e públicas. Poucos merecem lembrança, entre os quais:

L. Arrúncio Stella, napolitano, escritor de elegias eróticas.

Entre os prosadores tem o primado M. Fábio Quintillano, nascido em Calaorra da Espanha no ano 35, e educado em Roma onde teve oportunidade de ouvir excelentes oradores e retóricos insignes, entre os quais Domicio Afro, Júlio Segundo, etc. Em 61 acompanhou Sérgio Galba na Espanha, tendo voltado com ele em 68, pôs-se a exercitar a eloquência forense (subsistem ainda os seus ensaios oratórios); sobretudo conseguiu fama como mestre de retórica e foi o primeiro a receber com tat ofício estipêndio do estado. Teve como discípulo Plínio o Jovem, e o sobrinho de Domiciano que lhe conseriu tambem a dignidade consular. Com o ensino conseguiu uma fortuna consideravel, pelo que poude retirar-se depois de 20 anos e morreu antes de 106. Para não falar do livro De Causis corruptae eloquentiae (que não se deve confundir com o Dialogus de oratoribus de Tàcito) perdido, a sua obra maior, em 12 livros, chegada até nós leva o título de De institutione oratoria. Escrita depois do seu retiro, em 8 anos, compreende o resultado de uma longa esperiência didática e é um completo sistema de preparação para o futuro orador, com preceitos exemplificados e com acenos sobre a educação em geral. É recomendado de modo particular o estudo diligente dos escritores gregos e latinos, o que induziu o autor a fazer no 10º livro um breve resumo das duas literaturas. No fixar os princípios da oratória serve-se essencialmente de Cícero, mas sobre essa base ele sabe construir uma teoria independente, ampliada pelos seus conhecimentos práticos. Teve percepção clara do mau gosto de sua idade e mpenhou-se para evitar-lhe os defeitos, não conseguindo, porem, escapar inteiramente ileso; com efeito se o seu estilo está livre de exageros e adornos retóricos comuns, resente-se da influência do tempo na dureza da expressão, na construção complexa e pouco elegante do período.

- S. Júlio Frontino, nascido em 40 foi o mais nobre carater de toda esta idade, pois coube levar-se às maiores honras unicamente pelos seus méritos. Em 70 era pretor urbano, em 74 procunsul na Bretanha, em seguida tomou parte na guerra contra os Catos na Germânia. Depois de voltar viveu tranquilamente numa propriedade nas costas da Campânia, ocupando-se de letras e de ciências. Nerva tornou a chamá-lo à vida pública em 97, promovendo-o ao consulado e confiando-lhe contemporaneamente o ofício de "Curator aquarum". Morreu provavelmente em 103. Sua autoridade é limitada a assuntos de índole técnica e profissional em que tinha adquirindo muita prática. Escreveu:
  - 1.9 De agrorum qualitate, De controversiis, De limitibus:
- 2.º De re militari Romanorum (expunham-se os preceitos de tática e discorria-se de outros assuntos militares);
- 3.º Sirategematon libri IV (inclusive um apêndice onomástico), coleção de estratagemas militares: a obra subsiste inteira, embora com muitas interpolações, como tambem o
- 4.º De aquis urbis Romae num só livro, que trata de tudo o que diz respeito aos planos, à construção e à manutenção

dos aquedutos, e está escrito num estilo simples e claro. Tem por isto muita importância na história da arquitetura antiga.

Por último mencionaremos Emílio Aspro, excelente comentador de Vergílio, de Salústio, de Terêncio, e Escribônio Largo, médico do imperador Cláudio, que nos deixou um receituário de medicina: Compositiones medicamentorum.

### O segundo século da era cristã Do advento de Nerva a Caracala (96 — 211 p. C.)

Com o advento de Nerva começa a nova vida, mas seu governo foi de demasiado breve duração para produzir efeitos notaveis: o sucessor Trajano, ocupado em guerras externas, não poude exercer grande ação sobre a literatura. Sob o seu governo e o dos imperadores seguintes, parece que todo o traço de originalidade se perde, pois, na maioria os escritores desprovidos de gosto, adotam um estilo que é, pode-se dizer, uma mistura de todos os estilos e procuram avidamente tudo o que é raro, arcaico, artificioso. Assim aconteceu sobretudo no tempo de Adriano, quando um pedante do tipo de Frontão foi considerado um mestre em literatura. A erudição torna-se comum, e, para facilitar a aquisição de facil doutrina, fazem-se sumários e compêndios para aqueles que não tem tempo ou aptidão para estudar as obras antigas. A oratória degenera sempre mais em declamação pomposa, mas as ciências práticas como a medicina e as leis, continuam a ser cultivadas com seriedade e successo, pois que os escritores se conservam nesta campo imunes dos efeitos estilísticos do tempo.

O introduzir-se do Cristianismo dá certo impulso à vida intelectual; de fato aqueles que ainda pendiam para a Religião antiga e se opunham à nova com todes as forças, industriaram-se para demonstrar que nada havia nesta que já não estivesse naquela, enquanto os advogados do Cristianismo faziam todo o esforço e sacrifício para promover-lhe a difusão.

A língue latina teve que sofrer alterações notaveis especialmente na província da África, onde a chamada latinidade africana é representada por alguns escritores importantes.

O melhor poeta dos TEMPOS DE TRAJANO é o satírico D. JÚNIO JUVENAL. Nasceu em Aquino provavelmente pelo ano 54 e era filho de um liberto bem arranjado. Recebida em Roma a primeira educação, dedicou-se à retórica, mas em 94, tendo ofendido a Domiciano, teve que dirigir-se ao Egito com algum comando militar, de onde lhe foi permitido voltar depois do assassínio daquele imperador.

Antes de então não escreveu ou ao menos não recitou nenhuma de suas sátiras, que continuou a compor sob Trajano e Adriano.

Não conhecemos a data exata de sua morte, mas parece que sobreviveu ao advento de Antonino Pio (158 p. C.), morrendo com cerca de 80 anos. Foi amigo de Estácio e conheceu Quintiliano. As sátiras de Juvenal são 16, distribuidas em 5 livros, mas as duas últimas não possuem nem a força nem o frescor das outras e deixam a impressão de um trabalho senil. Foi levado a escrevê-las, como ele mesmo afirma, pela indignação contra o vício e a atrocidade de que fora testemunha durante o império de Domiciano, embora então estivesse constrangido ao silêncio. Os sujeitos são escolhidos de modo a apresentar o lado mais sombrio da vida social e política. e o autor manifesta um amplo conhecimento do mundo, da naturaza humana, ou antes da parte pior desta. Ocasionalmente encontrase algum gracioso quadro da vida privada, mas é, em geral, descrita sem contraposições a triste realidade. Quanto à forma e à estrutura poética, Juvenal não se pode dizer sumo: e ainda as numerosas alusões ao tempo do autor deixam a custo compreender o pensamento do poeta.

O primeiro lugar entre os prosadores da IDADE DE NERVA E DE TRAJANO cabe a CORNÉLIO TÁCITO, nascido em Interamna (Terni), ou em Roma, em 54, do cavaleiro rontano de mesmo nome. Tambem Tácito, como Juvenal, passou o melhor de sua vida em um forçado silêncio sob o império de Domiciano. Em 78 desposou a filha J. Agrícola, e talvez acompanhou o sogro na Bretanha, pois deste país revela um conhecimento que não podia adquirir sem o ter visitado. Em 88, quando foram celebrados em Roma os sjogos seculares s, Tácito era pretor e investido do ofício sacerdotal do quindecênviro, mas no ano seguinte teve que abandonar Roma com a mulher, talvez para subtrair-se à inveja de Domiciano; voltou em 94 depois da morte de Agrícola.

No ano 97, primeiro do império de Nerva, foi elevado ao consulado em substituição ao defunto Vergílio Rufo, do qual pronunciou um eloquentíssimo elogio fúnebre. Incerta é a data de sua morte, mas se esta, como parece, deve ser colocada no tempo de Adriano,

teria acontecido em 120.

Como outros pensadores, ele estava convencido que a monarquia fosse então a única forma possível de governo para os Romanos contemporâneos: apesar disto em teoria e idealmente almejava

uma república aristocrática.

Historiador, teve o máximo cuidado de acertar-se dos fatos com o auxílio das fontes mais autorizadas, exercitando o espírito crítico da escolha e expondo-lhe sem reserva os resultados. Refere concienciosamente os acontecimentos às causas, mas na análise psicológica dos homens nem sempre é sereno; na narração se mostra sério, triste, algumas vezes amargo; sabe, porem, evitar todo exagero retórico e passional, ponco conveniente à dignidade de historiador. A princípio pareceu que seguisse o estilo dos clássicos predecessores; mais tarde adotou o estilo do tempo, não sem colorido poético e argúcia de antítese; a qual unida à concisão epigramática, a certa

novidade e ousadia, induz o leitor a pensar, a refletir. A dificuldade da leitura de Tácito depende sobretudo da brevidade, não tendo ele usado nunca palavras amais que as absolutamente necessárias.

Em religião pensa que os Deuses são indiferentes às coisas dos homens ou indignados com eles, e que o mundo esteja a mercê do destino. Nem parece que professasse um sistema filosófico particular, por mais que em moral penda para o estoicismo. As obras de Tácito, na ordem em que foram compostas, são as seguintes:

1.º Dialogue de oratoribus. Nele se confrontam as condições da oratória contemporânea com a do tempo passado, e se fixam as causas da decadência desde a instituição do império. O estilo é mais facil e fluente que nos escritos posteriores sem traço daquela amargura já mencionada para a história, quer por ser obra juvenil do autor quer por representar a transcrição de um diálogo realmente havido e por ele ouvido quando era juvenie admodum.

2.º De vita el moribus Julii Agricolae liber. O autor escreveu esta biografia quase prenúncio de uma obra histórica maior, destinada a conter as lembranças da servidão passada e a atestar a felicidade presente. O verdadeiro estilo Tacitiano não está ainda bem desenvol-

vido, mas encontramos equanimidade e um quente afeto.

2.º De origine, vitu, moribur. ac populis Germanorum. ou mais simplesmente Germania: é um tratado etnográfico da Germânia e dos seus habitantes, que Tácito se induziu a compor pelo grande interesse que o argumento despertava entre os Romanos, tendo tido provavelmente ocasião de visitar uma parte daquela região quando o pai estava investido na Bélgica dum cargo oficial. Põe em contraste a rude simplicidade dos Germanos com o luxo e a decadência de Roma.

4.º Historiae. Compreendiam em 14 livros as vicissitudes políticas do tempo de Galba. Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito, Domiciano, isto é, a história romana contemporânea de 69 a 96. Em idade adiantada o autor queria acrescentar as notícias relativas ao império de Nerva, mas lhe impediu a morte. Restam apenas os primeiros 4 livros e uma parte do quinto, correspondentes aos anos 69 e 70.

5.º Annales ou ab execute divi Augusti. Terminadas as Historiae empreendeu a narração dos acontecimentos de Roma desde a morte de Augusto ao princípio daquelas, abrangeodo os impérios de Tibério. Calígula, Cláudio, Nero, de maneira que as duas obras formassem uma continuação até à morte de Domiciano. Dos 16 livros de que se compunha a obra, subsistem os primeiros quatro com parte do 5º e do 6º, e os últimos do 11º ao 16º, mas do 11º perdeuse o princípio, do 16º o fim.

Vem depois de Tácito, C. PLÍNIO CECÍLIO SEGUNDO. comumente chamado PLÍNIO O JOVEM, filho de L. Cecílio que tinha desposado uma irmã de Plínio o Velho. Nasceu em Como em 62. Educado pelo tio e na escola de Quintiliano, serviu como tribuno militar na Síria, e, voltando para Roma, teve sucessivamente o ofício de questor, de tribuno da plebe, de pretor. Sob Nerva obteve a

e praefectura aerarii », em 100 o consulado, e nesta ocasião compôs o panegírico: dez ou onze anos depois foi encarregado do governo de Bitínia, e, neste cargo, manteve ativa correspondência com Trajano. Não se sabe com exatidão nem quando, nem onde morreu.

Foi em vida amigo das mais ilustres personagens do seu tempo, mostrando-se de ânimo generoso especialmente para com a sua terra natal, Como, onde fundou uma biblioteca e banhos públicos. Teve o defeito da vaidade e dele se disse justamente que não foi grande em nada, embora amasse tudo o que era bom e nobre. Escreveu aos 24 anos uma tragédia e mais tarde uma elegia: publicou 16 orações, mas não nos chegou inteiro senão o panegírico dirigido a Trajano para agradecer-lhe o consulado. Encontra-se nele uma descrição do governo imperial, que tem historicamente grande importância, mas a forma é pesada pelo estilo afetado, e pelos estranhos elogios prodigalizados ao soberano.

Após o advento de Nerva, Plínio escreveu uma série de cartas com a intenção que fossem publicadas: chegaram até nós em nove livros aos quais foi acrescentado um décimo para a correspondência com o imperador Trajano. O estilo, no qual o autor procura imitar a Cícero, é simples e correto; falta-lhe contudo e inteli-

gência e a genialidade de Cícero.

Pela correspondência de Plínio chegamos a conhecer muitos oradores do tempo, alguns dos quais publicaram as suas orações. Resta-nos um interessante fragmento da dissertação Vergilius orator an poēta devida ao retórico P. ÂNIO FLORO. Como tambem subsistem dois tratados De orthographia dos gramáticos FLÁVIO CAPRO e VÉLIO LONGO.

O Imperador Adriano, que reinou de 117 a 138, foi cultor apaixonado de todo o gênero literário e seu reino teve alguma influência sobre a literatura, embora seja dificil determinar se para vantagem ou para dano. Pouquíssimos cultivaram a poesia e só por diletantismo, não excluindo Aniano a quem se devem

as tentativas dramáticas Ludicra carmina e Fescennini.

E deste período C. Suztônio Tranquillo, nascido provavelmente antes do 75. Advogado durante o reino de Trajano, parece que era amigo de Plínio o Jovem em cujo epistolário é repetidas vezes mencionado. Numa carta escrita pelo 105, Plínio o estimula a publicar seus livros, e algum ano mais tarde lhe obtem de Trajano o tribunato militar. Em seguida foi por Adriano feito seu secretário particular, mas pelo procedimento moralmente suspeito loi despedido. Então começou a dedicar-se exclusivamente às letras.

E autor de muitas obras, em parte conhecidas só por extratos

e sumários:

1.º De viris illustribus, ampla coleção biográfica de poetas, oradores, historiadores, filósofos, gramáticos, retóricos, desde os tempos mais antigos ao fim do reino de Domiciano. Temos desta obra um sumário;

2.º Prata, 3.º De regibus, 4.º De rebus variis; destes escritos

existem fragmentos:

5.º Vitae Caesarum em oito livros, a única obra conservada inteira; (falta porem o princípio da vida de Cesar). A vida dos seis primeiros imperadores, de Cesar a Nero, é narrada respetivamente nos primeiros 6 livros, a de Galba, Otão e Vitelio, no 7º, de Vespasiano, Tito e Domiciano no 8.º. Suctônio buscou informações nas fontes mais autorizadas, usando diligência e discernimento, mas descuida a cronologia e revela pouco conhecimento da natureza humana e das coisas políticas. Compraz-se com anedotas, em cuja escolha nem sempre revela gosto muito fino; nunea acontece, porem, qua altere ou cale a verdade, nem se faz adulador de Domiciano ou de algum outro tirano desprezivel.

Júlio Floro, de cuja vida nada sabemos, é o autor de um Epitome bellorum omnium annorum DCC, em dois livros, que se extendem dos tempos mais remotos à paz concluida com os Partos durante o império de Augusto. A obra pode ser definida uma apologia dos Romanos tendo por fim não tento descrever as guerras combatidas, quanto exaltar as suas virtudes. Num estilo transbordante de artificios retóricos, deplora-se a crescente decadência do povo atribuindo-se a culpa à perniciosa influência dos tribunos da plebe.

Entre os juristas do tempo de Adriano são dignos de nota: Sálvio Juliano, que escreveu um Edilo Perpetuo e Digesta em 90 livros, muitos dos quais foram incorporados nos Digesta de Justiniano.

Sento Pompônio, que publicou, entre outras coisas, uma história do direito romano e vários tratados juridicos frequentemente citados na mesma coleção.

Os mais celebrados gramáticos foram:

Q. TERÊNCIO SCAURO, compilador de uma gramática latina que não chegou, até nós, e de comentários, tambem perdidos.

Calpúrnio Flaco, sob cujo nome existe um tratadozinho

de ortografia, que é redução de uma obra maior do Seauro.

Menciona-se ainda Célio Aureliano da Numidia, por

causa de dois tratados sobre as doenças.

O IMPÉRIO DE ANTÔNIO PIO DE 138 A 161 teria sido eminentemente favoravel às letras, mas os Romanos haviam perdido toda a faculdade creativa. Havia tal perversão no gosto que as afetações pedantescas de Frontão foram por muito tempo reputadas modelos de eloquência, e ele considerado fundador de uma escola que dele tomara o nome, (Frontonianos, por todos os quais basta recordar. C. Aufidio Vitorino, genro de Frontão).

M. Cornélio Frontão, geralmente indicado pelos escritores dos séculos imediatamente sucessivos com o nome de orator, e considerado pelos contemporâneos como segundo só a Cícero,

nasceu em Cirta na África, pelo ano 90.

Completada a educação literária, talvez em Alexandria, foi para Roma onde produziu logo profunda impressão como orador forense, vivendo ainda Adriano, o qual formou logo um altíssimo conceito de suas habilidades. Antonino manteve esta confiança, elevando-o ao consulado e encarregando-o da instrução de Marco Aurélio e Lúcio Vere. Não poude Frontão aceitar o governo da província da Ásia por sofrer de gota; parece contudo que mesmo estando em Roma chegou à posse de muitas riquezas: era com efeito dono dos jardins de Mecenas e de várias vilas; gastou ainda grandes somas para edificar esplêndidos banhos. Morreu provavelmente no ano 168, durante o império de M. Aurélio, porque nenhuma de suas cartas é de data posterior; e o afeto amigavel, que nunca cessou entre o mestre e o discípulo, demonstrou a brandura de ânimo de ambos. Frontão foi admirador de M. Aurélio, quase até a adulação, embora às vezes não deixasse de dizer-lhe com franqueza verdades pouco agradaveis.

Os escritores, que ele tinha em maior consideração pela língua e recomendava, eram arcaicos ou arcaicizantes: como Énio, Plauto, Catão, Lucrécio, Graco, Labério, Salústio. Louva a Cícero principalmente quando precisa de sua autoridade para demonstrar as vantagens da oratória; de outra forma, dele fala com um meio encoberto desprezo, e declara preferir as cartas às orações dele. Até o seculo passado conhecia-se por inteiro de Frontão só o tratadozinho De differentia vocabulorum, mas em 1814 A. Mai descobriu um palimpsesto contendo parte da correspondência com Antonino Pio, M. Aurélio, L. Vero, e outros amigos. Posteriormente foi encontrada uma outra parte, editada em 1823, e essas descobertas fizeram conhecer tambem muitos fragmentos de obras frontonianas sobre sujeitos variados: porem, tais escritos são de conteudo tão frívolo e de estilo tão afetado que os doutos ficaram desiludidos nas suas expectativas. Eis os títulos das principais: De Bello Parthico, De eloquentia, De orationibus, Principia historiae, alem das Epistolae a M. Cesar em 5 livros, a Antonino Imperador em 2 livros, a Vero imperador, num só livro, aos amigos em 2 livros.

Os historiadores geralmente escreveram em grego, exceto dois, os quais é incerto se pertencem a esta época:

L. AMPÉLIO e C. GRANIO LICINIANO, autor, o primeiro de um Liber memorialis, o segundo duma história de Roma republicana.

A produção poética é quase insignificante: há todavia um poema com o título *Pervigilium Veneris* de 93 elegantes versos trocaices, talvez do tempo de Antonino Pio. Venus é descrita como força vivificadora, honrada nas festas florais da primavera.

As doutas disquisições gramaticais, feitas em público e em privado começaram a divulgar-se e a estar por assim dizer, na moda entre os Romanos.

Alguns gramáticos, como C. Sulpício Apolinário, um dos mestres de A. Gélio, ocuparam-se tambem de questões métricas, outros dissertaram só sobre gramática. Entre esses o mais importante é A. Gélio, romano.

Sua vida, parece, durou de 115 a 165: foi educado em Roma onde poude aproveitar-se dos mais ilustres mestres: após se ter demorado não menos de dois anos em Atenas, voltou à pátria, atendendo aos estudos e à escola. Nos últimos anos voltou a Atenas e ai pôs mão à composição da obra Noctes Atticae em 20 livros, nos quais recolheu diligente e concienciosamente tudo o que aprendera dos livros e das conversações com os doutos, sobre a língua e a literatura dos séculos passados, sobre filosofia, direito, ciências.

A obra foi talvez compilada entre 150 e 160 e é para nós de grandissimo interesse, dando-nos ela uma idéia exata das condições intelectuais do tempo, embora não escrita por um grande engenho e não isenta de preconceitos pedantescos. Cada capítulo contem a tradução daquele sujeito que ao autor pareceu digno de estudo, mas a ordem é puramente acidental, sem nenhum traço de conexão: a forma, simples, está interpolada de arcaismos.

Falta o livro 8.º; há porem um índice para os vários capítulos. O que torna as Noctes Attiene tão preciosas são os numerosos extratos de obras hoje perdidas, feitos com o máximo cuidado e por isto mesmo muito dignos da atenção.

Juristas insignes e escritores de obras tomadas por modelo nas idades sucessivas, são:

TERÊNCIO CLEMENTE, VOLÚSIO MARCIANO, ÚLPIO MARCELO; nenhum, porem tem a importância de Gaio, da Ásia Mener. Este estabeleceu morada definitiva em Roma no reinado de Adriano e dedicou-se exclusivamente ao ensinamento e a escrever sobre assuntos jurídicos. Temos ainda dele (descobertos por Niebuhr num palimpsesto de Verona) Institutiorum commentarii quatuor que logo se tornaram textos nas escolas imperiais e serviram de norma e, em certa medida, foram usados na compilação das instituições de Justiniano:

Os estudos filosóticos especialmente o sistema estóico se difundiram quando o jovem M. Aurélio começou a se apaixonar por eles, mas foi um estoicismo bem diverso daquilo que fora na origem. Tornou-se, cada vez mais, uma forma de sabedoria prática sem originalidade de pensamento, e seus cultures pareceram limitar-se ao ensinamento e às declamações, faltando inteiramente os escritores dessa matéria.

DURANTE O IMPÉRIO DE M. AURÉLIO as letras gozaram de mais ampla liberdade, mas nem assim escaparam da maléfica orientação de Frontão; muitos são recordados como grandes oradores, os quais não produziram entretanto cousa digna de menção.

O mesmo M. Aurrilo, dirigido nos estudos por aquele retórico, por um certo tempo seguiu os conselhos dele, fazendo extratos e coleções de sentença, de figuras retóricas, etc.; mas quando reconheceu a vaidade e inutilidade de tais exercícios, consagrou-se à filosofia estóica, fruto da qual são os 12 livros de medilações e recor-

dações, escritos em grego segundo o costume dos filósofos do tempo, onde se revela um dos mais nobres caracteres, digno ornamento do trono.

A produção poética continuou a ser escassa e mesquinha como no passado: o único escritor digno de nota é um africano L. Apuleio de Madaura, na África. De uma sua oração De magia se deduz que nasecu entre o 125 e 130 de família abastada. Passou para Atenas para adquirir sólida cultura e depois de uma viagem dispendiosa no Oriente e uma estadia em Roma de data incerta, voltou à África, onde conheceu a viuva Pudentila e a desposou. Este matrimônio causou-line muitas aflições, porque lhe foi movido um processo sob a acusação de ter causado a morte do enteado Ponciano, embora fosse notório que Apuleio o tinha sempre tratado com extrema liberalidade. Foi ainda acusado de magia ao qual delito estava cominada a pena de morte, mas obteve absolvição tambem desta, como já obtivera da outra acusação.

Os discursos pronunciados em defesa própria foram por ele mais tarde elaborados e publicados com o título Apologia ou Pro se apud Claudium Maximum Proconsulem de magia liber. Em seguida foi a Cartago, onde adquiriu grande fama com suas orações e declamações. Outra coisa não nos é dado saber, dele a não ser, que, dotado de maravilhosa fecundidade literária, tratou grandíssima variedade de sujeitos em prosa e em verso, em grego e em latim. Suas obras conservadas inteiras ou em parte, são: 1.º A Apologia já mencionada, 2º Florida em 4 livros, 3º De deo Socratic, 4º De Platone ejusque dogmate libri III, 5º De mundo, 6º Melamorphoseon libri XI, o mais

célebre.

É uma novela satírica, protagonista é um jovem grego, Lúcio de Patras, cuja curiosidade de aprender algo das artes mágicas o induziu a visitar a Tessália, onde por engano é transformado em asno, conservando contudo a faculdade cognoscitiva do homem. Refere mui graciosamente as vicissitudes passadas na sua natureza bestial até o dia em que reconquistou a forma humana. O argumento é tomado todo do Lúcio e de Luciano, menos a conclusão que é de Apuleio. Na narração são interpoladas aventuras de ladrões, de espíritos, e a conhecidíssima história do Amor e Psiqué constitue o episódio mais divertido.

O estilo é frequentemente rebuscado e retórico, mas às vezes tambem fluente e animado; a língua, que o autor deveu aprender, é usada sem dexfreza e sem nenhum domínio das suas belezas. Como quer que seja, tal novela gozou de muita popularidade nos

tempos posteriores.

O IMPERADOR CÔMODO, o indigno filho de M. Aurélio, não teve o menor sentimento do belo e do bom; o breve IMPÉRIO DE PÉRTINAX e de DÍDIO JULIANO não poude exercitar nenhuma influência sobre a literatura, não assim, porem, o do valoroso e ativo SETIMO SEVERO, que compôs uma autobiografia em que se defende da acusação de crueldade. (Notaremos de passagem que o seu com-

petidor Clódio Albino escreveu novelas milésias de carater gracejador, quase lúbrico). Sob seu governo a jurisprudência continuou seu caminho ascendente e o Cristianismo teve seus primeiros defensores.

O grande jurista Emílio Papiniano era amigo de Setímio SEVERO; teve o oficio de prefeito do pretório, e foi um verdadeiro gênio no campo do direito, conquistando a admiração constante de muitas gerações.

Importantíssimas são as suas Quaestiones em 37 livros e os Responsa em 19. Severo entregou a seus cuidados os dois filhos Geta e Caracala, mas apenas eleito imperador, este último o pôs à morte porque se mantivera fiel a Geta.

A mais antiga obra cristã escrita em latim e chegada até nos, é o diálogo Octavius de M. MINÚCIO FELIX. Lembra na forma os diálogos de Cícero e são principais interlocutores Cecílio Natal e Otávio Januário, o primeiro, apóstata da religião de seus maiores, como acusador dos Cristãos, o segundo como defensor e afirmador da superioridade do Cristianismo sobre o politeismo.

Encontram-se trechos de verdadeira eloquência; e embora o estilo apareça às vezes retórico, revela em complexo mais frescor e naturalidade que outras obras do tempo.

Q. SETÍMO FLORENTE TERTULIANO, o grande apologista do Cristianismo, tinha, antes da conversão, tratado argumentos jurídicos nas Questiones, no Liber de castrensi peculio; e tambem nos escritos Polêmicos de natureza teológica a sua perícia de homem de leis é evidentíssima. Diz-se que morreu em 217 na avançada idade de 80 anos. Nascera em Cartago e era filho de um centurião romano.

Tertuliano é escritor imaginoso e digno de nota especialmente pelo Apologeticon escrito em 199 e dirigido aos governadores do povo romano.

Os ataques aos adversários são severos e acres, o estilo é retórico mas original e ressente-se muito da latinidade africana.

Entre os gramáticos, os seguintes pertencem ao IMPÉRIO DE SETÍMIO SEVERO: HELÊNIO ACRÃO, comentador de Terêncio, de Horácio e talvez tambem de Pérsio; Pompônio Porfinião, escoliaste de Horácio; Dostteu, autor de uma gramática com exercícios latinos e gregos e alguns outros.

### O terceiro século da era cristã Do advento de Caracala à abdicação de Diocleciano

A atividade intelectual é maior nas províncias do que na Itália e a língua latina usada pelos escritores nascidos no Oriente, na África, na Gália, na Espanha, é corrompida e recheada de barbarismos.

Os mais eminentes juristas deste período, alem de Erênio MODESTINO São:

Domício Ulpiano, de Tiro, onde sob Caracala e Alexandre Severo foi prefeito do pretório e nesse cargo foi morto por haver tentado restabelecer a disciplina militar. Recordam-se dele os Regularum liber singularis e os Institutiones existentes ainda hoje.

Júlio Paulo tambem prefeito do pretório, muito influente, sobreviveu talvez a Ulpiano e deixou cinco livros de sentenças, dos quais se conserva um resumo.

Da primeira metade do século merecem mencionados alguns gramáticos. Censorino, Atílio Fortunaciano, e um historiador muito verboso, mas veraz, dos imperadores desde Nerva até Heliogábalo, Mário Máximo ao qual se segue mais tarde uma longa fileira de continuadores e imitadores conhecidos com o nome de Scriptores historiae augustae « (Esparciano, Volcácio, Galicano, Trebélio, Polião, do tempo de Diocleciano, Flávio Vopisco, Hélio Lamprídio, Júlio Capitolino, durante o império de Constantino).

Escritores cristãos dignos de nota são considerados:

1.º T. CECÍLIO CIPRIANO, nascido na África, antes mestre de retórica depois sacerdote cristão e por fim bispo de Cartago. Admirador de Tertuliano, não teve nem a originalidade, nem a versatilidade dele; escreveu porem as suas obras apologéticas em estilo mais claro, mais calmo, e desapaixonado embora não isento de artifícios retóricos.

2.º Novaciano, que reduziu e abreviou alguns escritos de Tertuliano.

Entre os versejadores bastante numerosos, que não merecem centudo o nome de poetas, podem ser lembrados: Q. Sereno Samônico, autor de uma composição didascálica De medicina praecepla; M. Antônio Gordiano, que compôs imitando a Eneida vergiliana, Antoninias; Comodiano, autor de dois trabalhos poéticos Instructiones e Carmen apolageticum adversus Iudaeos et gentes, compostos metricamente segundo o acento tônico; M. Aurélio Olímpio Nemesiano, cartaginês o qual cantou a caça (Cynegetica) com muitas reminiscências de poetas antigos e especialmente de Vergílio. A todos estes se podem acrescentar Reposiano pelo De concubitu Martis et Veneris, e Vespa pelo Judicium eoci et pistorsis judice Vulcano.

De última metade do século os retóricos e os gramáticos assaz notaveis, são: ÁQUILA ROMANO, a quem se deve um breve e superficial tratado De figuris sententiarum et elocutionum, completado depois por Júlio Rufiniano; Mário Plócio Sacerdote, que desenvolveu em três livros a drs gramatica; Juba de Mauritania, autor de um tratado de métrica em 8 livros, E ainda C. Júlio Solino, a quem é devida uma coleção de notícias geográficas e históricas (Collectanea rerum memorabilium) expostas com muita afetação de estilo; Mônio Marcelo talvez africano, autor de um confusa e desordenada compilação (Compendiosa doctrina per litteras) dividida em 19 partes.

A estes escritores de indole técnica podem-se acrescentar: Gargílio Marcial, a quem se atribue um tratado de agricultura e veterinária, cujos fragmentos tiveram o título de De oleribus et pomis; Transpoliano Mauro, compilador de um breve tratado De litteris, syllabis, pedibus et metris; Annónio da Numídia, retórico bastante ilustre de império de Diocleciano, do qual só conhecemos que foi mestre de Latâncio e escreveu Adversus nationes para justificar sua passagem para o Cristianismo.

LATANCIO FIRMIANO, nascido talvez na Itália, professou antes retórica, demorando-se em Nicomedia, contemporaneamente a Diocleciano; depois convertendo-se à religião cristã passou para a Gália onde foi preceptor de Crispo filho de Constantino. Distingue-se de todos os outros correligionários pela pureza e fluidez de estilo, formado sobre os exemplares clássicos, especialmente sobre Cícero, pelo que foi chamado o Cícero Cristão. Seus escritos são em parte retóricos (aos quais nada nos resta), em parte poéticos (aos quais pertence o Phaenix), em parte teológicos e entre estes últimos tem grandíssima importância os libri VII Institutionum divinarum.

A arte retórica e declamatória era cultivada em toda a parte do império, mas nesta época muito mais na Gália que em outra parte. Por fluidez e maior correção de estilo a escola gálica supera a africana; alem disso, por causa do cerimonial de corte introduzido por Diocleciano, aí a oratória florescia sobretudo nos panegíricos dirigidos ao soberano, procurando aproximar-se de Cícero.

A estes devem sua fama no fim do século e no princípio do seguinte os retóricos Eumênio, Nazário, Cláudio Mamertino, Drêpanio Pacato.

## O quarto século da era cristã Da abdicação de Diocleciano ao definitivo desdobramento do império.

(305 -- 395 p. C.)

Dois grandes acontecimentos o caraterizam: o Cristianismo tornando religião do estado, e Bizâncio feita capital do império com o nome de Constantinopla. Roma teria por mais tempo conservado as antigas instituições se as relações com o Oriente não tivessem vindo faltar; contudo por todo o século, Cristianismo e Paganismo vivem um ao lado do outro em igualdade de condições.

Apesar dos esforços feitos pelos defensores do antigo culto, este perdera toda a popularidade e a nova religião ganhava sempre maior terreno. A vida do pensamento se enrobustece no conflito das duas crenças, mas com pouca vantagem para a produção literária que se reduz cada vez mais a comentários ou a análises das grandes obras antigas. A retórica continua a ser geralmente cultivada, mas sem produzir notaveis frutos; a gramática segue os caminhos do

passado; a história (feitas pouquíssimas reservas) é todo um intenso trabalho de compêndios e de epítomes, a poesia um artificio, tornado mais dificil pela árdua necessidade de unir as formas antigas às idéias novas.

O IMPERADOR CONSTANTINO, em nada contrário à cultura literária, fez-se até seu protetor, mas somente com intentos dinásticos e por ambieiosos fins políticos, escutando com prazer os panegíricos dos retóricos que lhe exaltavam as virtudes e as empresas.

Citam-se entre os retóricos Sulpício Vitor pelas Institutiones oratoriae, C. Júlio Vitor por um ars rhetorica chegada até nós.

Os últimos juristas, citados nos Digesta de Justiniano, são do tempo de Constantino, mas, como todos os outros escritores, ocuparam-se geralmente em compendiar dos seus predecessores.

Assim lez Hermogeniano no seu Epitome juris, mais conhecido sob o nome de Codex Hermogenianus. Fírmico Materno, nascido na Sicília, exercitou primeiro o patrocínio forense, depois, aborrecido com a profissão, se dedicou aos estudos de astrologia e escreveu Matheseos libri VII que encerram um sistema completo de astrologia, segundo os princípios do misticismo neoplatônico, e revelam no autor o esforço de dar à sua ciência uma base ética em forma solene, quase religiosa. Temos tambem de um certo Fírmico Materno uma obra de caracter cristão, absolutamente oposta àquela e por isso mesmo não pode ser atribuida à mesma pessoa.

A filosofia predominante é o neoplatonismo, que teve sede principal em Atenas, mas teve sequazes tambem em Roma, sendo considerado o melhor meio para suster o desenvolvimento do Cristianismo.

Os Romanos eram de engenho demasiado prático para abraçar princípios tão fantásticos, e em filosofia permaneceram os mesmos ecléticos dos tempos de Cicero.

Alen de Materno deve ser contado entre os neoplatônicos

tambem C. Mário Vitorino.

Nasceu na África; assinalou-se como retórico e gramático dedicando-se em Roma ao ensinamento, e tornou-se cristão em idade muito avançada. Homem de extensa cultura, na sua juventude escrevera sobre retórica, filosofia e métrica: depois da conversão dedicou-se a comentar as cartas de S. Paulo e a defender a ortodóxia. Dele nos restam:

1.º De orthographia et de metrica ratione.

2.º Três tratados de argumentos afins ao precedente, talvez atribuidos sem razão a ele.

3.º Um comentário do « De inventione » de Cícero (devido talvez a M. Fábio Vitorino).

De HÉLIO DONATO, que ensinou retórica e gramática pela metade do IV século, só sabemos que teve entre os discípulos S. Jerônimo. Escreveu:

1.º Are grammalica, chegada até nos em duas formas: uma mais breve (ars minor) que trata só das partes do discurso,

a outra mais ampla em três livros.

Entre os antigos a gramática de Donato divulgou-se muitíssimo, embora, sob certos aspectos, seja inferior àquela de Carísto e de Diomenes (os dois melhores gramáticos do império de Juliano, que trataram o mesmo sujeito de modo quase identico, atingindo a fontes comuns).

2.º Um apreciado comentário às comédias de Terêncio, do qual entretanto falta a parte que se refere ao a Heautontimorumenos . O comentário, como o temos, não está conservado na forma original, mas revela o trabalho de três compiladores, dos quais o

melhor, sem dúvida, é Donato.

3.º Um comentário de Vergilio, em parte perdido.

Ao século de Constantino pertencem igualmente 14 livros de agricultura de Palábio Rutilio; uma Gramática, conservada em parte, de FLÁVIO CARÍSIO; e vários itinerários como:

1.º Os dois Itineraria Antonini (das estradas através das

provincias do império).

2.º Hinerarium Burdigalense (de Bordeus a Jerusalem). 5.º Itinerarium Alexandri, descrito talvez com o auxílio

da Anábasis de Arriano.

4.º Dois clencos das Regiones urbis Romae, em que Augusto tinha dividido a cidade.

5.º Descrição da cidade de Roma.

Escritores de história ou, para falar melhor, de compêndios históricos, foram:

Sexto Aurélio Vitor, que, recorrendo aos historiadores antigos, compôs breves biografias dos imperadores de Augusto a Constâncio (De Caesaribus), às quais foi mais tarde acrescentada, num estilo pobre, a história biográfica da república, com o título De viris illustribus, e por último, para tornar a narração mais completa, numa forma muito desleixada, tambem um Origo pepuli romani.

EUTRÓPIO, contemporâneo do IMPERADOR VALENTE, dedicou-lhe um Breviarium historiae remanae, compilado com acertado critério e imparcialidade, escrito em linguagens simples e facil de modo que se difundio rapidamente nas escolas e foi traduzido também

em grego.

Tamben: a Sexto Rufo devemos um Breviarium rerum gestarum populi remani, muito inferior ao de Entrópio, e a Júlio Obsequente uma coleção De prodigiis extraida da obra original de T. Lívio, ou de um epítome. A retórica florescente na Gália, continuou a produzir eminentes panegiristas, dos quais o mais célebre, CLÁUDIO MAMERTINO, teceu o ologio do IMPERADOR JULIANO (orador e escritor em língua grega) num discurso de agradecimento pela assunção ao consulado.

Na segunda metade do século, surge, após tanta penúria de gênios, um verdadeiro poeta, Rúfio Festo Avieno, proconsul da África em 366 e da Acaia em 372. Em Roma, onde viveu (tinha nascido na Estrúria em Volsínio), compôs poemas, quase todos de índole didascálica, animando, porem, a aridez dos sujeitos com o sopro da inspiração, quanto lhe foi possivel subtrair-se à influência do tempo.

São eles:

1.º Tradução dos « Phaenomena » de Arato em hexâmetros, superior a todas as precedentes por fidelidade e por estarem incluidos

passos interessantes de outros astrônomos e filósofos;

2.º Orbis terrae ou Descriptio orbis terrae, tambem em hexâmetros, imitação do grego trímetros jâmbicos, de que restam 703 versos contendo a descrição das costas do Mediterrâneo, do estreito de Gibraltar a Marselha, enquanto na obra completa estavam descritas as costas de todo o Mediterrâneo, do Euxino, e do Cáspio.

De Avieno existem ainda alguns poemetos menores.

Outro poeta de mérito consideravel foi D. Magno Ausônio de Bordéus, que nasceu no princípio do século e viveu até perto de 590. Mestre de gramática e de retórica na cidade natal, foi pelo imperador Valentiniano escolhido como preceptor do filho Graciano com muitas honras. Do mesmo Graciano, quando imperador, recebeu a prefeitura da Gália com o consulado, e lhe dirigiu de Treves, onde residia, um panegírico de agradecimento, que ainda subsiste. Morto Graciano, voltou a Bordéus para entregar-se com ardor às letras. A sua produção, exceto o panegírico mencionado, é toda poética e excelente quanto à forma, embora a versificação se apresente em algum ponto defeituosa.

De Ausônio, portanto, alem de 146 epigramas, e 26 epitáfios restam: 1.º Idylia, 20 poemetos episódicos; célebre o que descreve a viagem sobre o Mosela; 2.º Eglogarum liber, de assunto astronômico; 5.º Epistolae (25); 4.º Parentalia, 30 poemetos elegíacos por ocasião da morte de parentes e de amigos; 5.º Commemoratio professorum Burdigalensium; 6.º Ludus septem sapientium, porfia filosófica ou

gnômica dos sete sábios.

Registamos por último C. VÉCIO AQUÍLIO JUVENCO, sacerdote espanhol, que reduziu em hexâmetros os quatro Evangelhos.

No findar-se do século o IMPERADOR TEODÓSIO esforçou-se com todo o empenho para destruir os últimos restos do paganismo e da heresia ariana, para consolidar a ortodoxía estabelecida no concílio de Nicéia; o que teve por efeito a circunscrição sempre maior do culto da religião e da literatura antiga; pelo que, feita exceção de dois ou três nomes ilustres, os escritores são agora todos cristãos.

De aqueles poucos foram:

a) Q. Aurélio Símaco, nascido pelo 350 e morto depois de 420. Apesar de sua grande afeição pelo paganismo, foi elevado a altos cargos, e ao consulado no ano 391. O nobilíssimo carater granjeou-lhe estima dos próprios opositores cristãos: foi igualmente reconhecida a sua eloquência facil, elegante, modelada sobre os clás-

sicos. Possuimos fragmentos, descobertos por A. Mai, de nove orações das quais, três escritas na juventude são panegíricos a Valentiniano I e a Graciano. As cartas de Símaco em 10 livros possuem
tambem importância grandíssima. Como as de Plínio, foram certamente escritas para serem publicadas e revelam a índole gentil
e generosa do autor; mas, despertando embora interêsse pela vida
privada deste, não nos dão senão escassas notícias de liberdade e
de independência, embora o estilo seja um pouco amaneirado.

Por Símaco são lembrados os retóricos Quírio Fortunaciano (que fez em três livros uma exposição de retórica escolástica, apoiada em exemplos de Cícero e Quintiliano), e Mésio Arrusiano (colecionador de exemplos ilustrativos para cada discurso nos Exempla elocutionum).

- b) AMIANO MARCELINO que nasceu em Antioquia em 330: militou no exército do Oriente combatendo com o imperador Juliano contra os Alemanos e os Persas. Por fim, estabelecendo-se em Roma pôs-se a continuar as histórias de Tácito, de Nerva em diante, em 31 livros, (Rerum gestarum libri XXXI), dos quais os primeiros 13, talvez brevíssimos, se perderam; os outros 18, por causa dos acontecimentos contemporâneos, do 353 à morte de Valente (378 p. C.), são de grande valor, pois que neles teve parte o próprio autor que, ao narrá-los, se impôs conservar-se fiel à verdade. A língua é quase ininteligivel, cheia de arcaismos, de noelogismos com superabundância de construções afetadas.
- c) Dois gramáticos dos quais subsistem escritos e que sob vários aspectos são importantíssimos; isto é: Sérvio Mauro Honorato, autor de um excelente comentário aos poemas Vergilianos e de outras obras pequenas entre as quais uma métrica Horaciana; T. CLÁUDIO DONATO que deixou tambem um comentário à Eneida de Vergílio.
- d) Alguns escritores técnicos de matérias especiais; FLÁVIO VEGÉCIO RENATO, que escreveu em 4 livros um Epítome institutionum rei militaria, precioso se não pela excelência do estilo ao menos pela substância.
- P. VEGÉCIO, denominado Veterinário, que tratou justamente De arle veterinaria em seis livros.

Marcelo, chamado Empírico ao qual se atribue um tratado De medicamentis para toda a espécie de doenças.

Ao fim do século pertencem ainda, entre os pagãos:

a) Um poeta épico que possuia tanta familiaridade com as formas e os metros da antiguidade clássica, de modo a aplicá-los com muita facilidade e liberdade. Foi este, Cláudio Claudiano de Alexandria do Egito, que em Roma granjeou a amizade e o favor do vândalo Estilicão. Os acontecimentos celebrados por ele são em grande parte contemporâneos e tendem quase todos a exaltar os seus amigos, especialmente Estilicão e Honório, e a deprimir os inimigos

como Rutino e Eutrópio. Alem de 15 poemetos de tal natureza, compôs alguns outros de indole mitológica (De raptu Proserpinae e Gigantomachia).

b) Aviano, fabulista, compôs 42 fábulas esópicas dedicadas a Teodósio. Tem a linguagem e o estilo puros, métrica correta e às

vezes até elegante.

- c) Marciano Mineu Felix Capela de Madaura. Compilou uma espécie de enciclopédia em 9 livros, intitulada De nuptiis Philologiae et Mercurii, parte em prosa e parte em versos, que trata das sete artes liberais. O centro do desenvolvimento é o matrimônio de Mercúrio com a virgem Filologia, em que intervem as artes formando o cortejo de Mercúrio.
- d) Macróbio Ambrósio Teodósio. Nada de certo sabemos sobre as suas vicissitudes pessoais, a não ser que descendia de família ilustre e que não era natural da Itália. As três obras que ainda possuimos com seu nome são:
- 1.º Commentarius in somnium Scipionis, onde antes de tudo destaca a relação em que se acham o « De republica » de Cícero e a « Política » de Platão, e se fazem as glosas do ponto de vista neoplatônico.
- 2.º Saturnalium conviviorum libri septem, diálogos que se supõe acontecerem nos três dias das saturnais, parte antes e parte durante os banquetes. O conteudo lembra o das « Noctes atticae de A. Gélio, mas se refere sobretudo às qualidades de Vergílio.
- 3.º De differentiis et societatibus graeci latinique sermonis, de pouco valor.

Passando para os autores cristãos, nos encontramos primeiro com S. Ambrósio, bispo de Milão, natural da Gália. Viveu de 340 a 397 e é considerado o maior carater cristão da época, habil, enérgico e afavel ao mesmo tempo. No promover e firmar o triunfo do Cristianismo foi incansavel e é designado com razão como o general da Igreja militante, porque trabalhou em grau eminente. Alem de suas Cartas e pelas Orações fúnebres, na morte de Valentiniano e de Teodósio, adquiriu celebridade pelos Hinos Sagrados (já tentados com bom êxito pelo Papa Dâmaso) onde se aproximou o mais possível das formas clássicas. Estes, em número de 12, são compostos em dímetros jâmbicos e muitas vezes rimados; as outras obras tem finalidades teológicas e forma polêmica.

S. Jerônimo, doutíssimo defensor do Cristianismo, pensador e dialético profundo, nasceu em Stridão no limites entre a Dalmácia e a Panônia e foi instruido por Mário Vitorino, Donato, e em Constantinopla por Gregório Nazianzeno. Muito versado em grego, hebraico e latim, escreveu num convento perto de Belem, onde se retirara e morreu, um número extraordinário de obras das quais transparece a sua atividade realmente excecional. Muito notaveis entre elas:

1.º Tradução do antigo e novo Testamento.

2.º Tradução e continuação para outros 50 anos, isto é, até 378, da crônica de Eusébio.

3.º De viris illustribus, biografias dos escritores cristãos.

.. 4.º Cartas.

TURANIO RUFINO, contemporâneo e amigo do precedente, nsceu em Aquiléia e ocupou-se sobretudo em traduzir do grego para

o latim as obras teológicas.

AURÉLIO PRUDÊNCIO CLEMENTE, espanhol, o mais eminente poeta cristão da época. Teve completo domínio da língua, e, alem dos hinos religiosos, tratou sujeitos abstratos com tal perícia e arte ao ponto de torná-los cheios de movimento e interesse.

Merôpio Pôncio Anício Paulino, bispo de Nola. Antes de converter-se ao cristianismo foi panegirista e versejador, tendo recebido uma esmerada educação retórica. Temos dele muitas cartas

e um grande número de composições em vários metros.

Aurélio Agostinho (S.) Nasceu em Tagaste da Numídia. Foi educado nas letras em Madauro e Cartago, onde levou vida bastante dissipada; em seguida foi mestre de retórica em Cartago. em Roma, de onde foi mandado para ensinar em Milão, então sede episcopal de S. Ambrósio. Por influência deste abraçou a ortodoxia: voltando à África, tornou-se bispo de Ipona e morreu nesse cargo durante o sítio feito à cidade pelos Vândalos. Nele encontramos unida a imaginação viva do poeta ao acume do filósofo, o impeto do orador às subtilezas do gramático, a grandeza do sentimento ao zelo do apóstolo. Deu à teologia um impulso mais prático, ao mesmo tempo que com inexoravel severidade combateu as heresias predominantes. Entre suas obras chamam especialmente a atenção: Conjessiones e De civitate Dei. Esta última, diz-se que foi composta para refutar as asserções dos pagãos, segundo as quais as calamidades acontecidas a Roma durante a invasão Gótica cram efeito da adoração do Cristianismo.

Sulpício Severo, sacredote, contemporâneo de S. Agostinho, natural da Aquitânia, na Gália, é conhecido particularmente por uma cronicazinha com o título *A mundi exordio libri II*. Percebe-se na língua a imitação de Salústio e sobretudo de Tácito, de cuja autoridade o autor se valeu para narrar a guerra judaica; e, se não se pode dizer uma história crítica, é todavia um livro de leitura agradavel.

## O quinto século da era cristã Do definitivo desdobramento do império à queda do império ocidental (395 — 476 p. C.)

Representa o esfacelo progressivo do império do ocidente: as provincias, uma após outra, caem em poder dos bárbaros, e, não só a Itália mas a própria Roma é campo de suas invasões, até que

Odoacre assumiu o governo da Itália. A língua latina, continuou sendo falada, corrompendo-se, porem, cada vez mais, e a literatura cultivada, ao menos até certo limite; mas desde que a cultura intelectual se torna agora um privilégio do clero, que dela se servia para os seus fins particulares, quase todas as produções literárias assumem um carater teológico. Algumas cortes teutônicas, como a dos Visigodos, dos Burgúndios e mais tarde a dos Francos são o único refúgio para o que resta do espírito e da literatura de Roma antiga. A única disciplina que conserva traços da vitalidade é a jurisprudência, à qual dava renovado impulso a constituição das novas nacionalidades, e se manifesta na coleção das leis antigas e na sua adaptação ao novo estado de coisas.

Entre os poetas lembraremos:

RUTÍLIO NAMACIANO, de quem subsiste o poema Ilinerarium ou De reditu suo in patriam libri 11, descrição de sua viagem
de volta de Roma à terra natal na Gália, com muitos e variados
episódios. MEROBAUDE, retórico espanhol, autor do poema Laus
Christi. — M. CLÁUDIO VITOR, versificador do Gênesis. SEDÚLIO,
que escreveu em hexâmetros a história do antigo e novo Testamento.

Entre os historiadores: o sacerdote PAULO ORÓSIO, espanhol, que em sete livros Adversus Paganos, para dissipar a opinião de que o Cristianismo fosse causa de calamidades, escreveu uma história da criação do mundo, valendo-se também da autoridade de T. Lívio e de S. Jerônimo, história que se tornou popularissima na idade média.

Entre os teólogos e moralistas:

Próspero de Aquitania, admirador e sequaz de S. Agostinho, que, alem de continuar a história de S. Jerônimo, compôs 106 epigramas incluindo sentenças dogmáticas de seu mestre, e um poema didático moral De ingratis. Leão I, Papa, fundador da jerarquia romana, o qual se revela pensador profundo e escritor castigado, nos Sermões e nas Epistolas.

Entre os juristas: os compiladores e comentadores do código teodosiano. O ano 438 é memoravel na história da jurisprudência pela publicação feita em Constantinopla desse código, a que atendeu por oito anos uma comissão de doutos juristas. Antes ainda da morte de Teodósio II, imperador do Oriente (450) foi também publicada, com o título Consultatio, a coleção das consultas legais e dos pareceres expressos a tal propósito pelos juristas do tempo.

Entre os retóricos: G. Sólio Apolinário Sidónio, que, nascido em 450 de família ilustre, bispo de Clermont nos últimos tempos de sua vida, pertenceu à escola gálica e deixou 24 composições poéticas, escritas algumas em hendecassílabos (metro que começava então a ser preferido), alem de 9 livros de cartas.

Entre os gramáticos: FÁBIO PLANCÍADE FULGÊNCIO. Floresceu pelo ano 500 e deixou: 1.º Mythologicon (libri III) absurda e arbitrária explicação dos mitos antigos: 2.º Virgiliana continentia alegoria da Encida vergiliana, 3.º De abstrusis sermonibus, explica-

ção de 63 palavras desusadas ou raras. Houve tambem um outro Fulgêncio, bispo de Ruspe na África, autor de numerosos escritos teológicos, ainda existentes, com o nome do qual há 14 livros de uma história De aetatibus mundi, Pela semelhança do estilo ao do gramático Fulgêncio, foi por alguns suposta obra deste.

### O sexto século da era cristã Da queda do império ocidental à morte de Justiniano (476 — 565 p. C.)

Sob Teodorico, sucessor de Odoacre, a Itália gozou de uma próspera paz por trinta anos, durante os quais se salientam alguns representantes da literatura latina, como Boécio e Cassiodoro. Com a morte de Teodorico, porem, desapareceram os últimos vestígios de atividade intelectual não só na Itália, mas em todos os paises ocidentais.

ANÍCIO MANLIO TORQUATO SEVERINO BOÉCIO, nasceu em Roma entre 475 e 480. Unindo à nobreza da família uma profunda cultura, foi elevado aos mais altos cargos por Teodorico que se serviu muitas vezes do talento dele. Quando Justino I, imperador do Oriente, começava insurgir-se contra os arianos, Boécio defendeu o senador Albino acusado de correspondência insidiosa, dando ocasião aos seus adversários de excitar contra ele a suspeita do rei. As várias acusações eram reforçadas, alem do seu espírito de independência, pelo grande patriotismo, e pelos sentimentos republicanos; de modo que Teodorico, para intimidar os senadores suspeitos o mandou prender e encerrar em Pavia, mais tarde, em 524, o senado o condenou à morte sem nem sequer julgá-lo. Durante a prisão escreveu os 5 livros De consolatione philosophiae em forma de dialogo, com muita poesia e numa língua não de todo isenta de maneirismo, temperado porem por um justo critério. A filosofia, que aparece no cárcere a Boécio e o conforta na desventura, aduz razões puramente filosóficas, tiradas dos grandes pensadores e não dos escritores cristãos. Boécio compôs outrossim muitas obras de retórica, de filosofia, de matemática e lhe foram no passado atribuidas, sem fundamento, tambem obras teológicas.

MAGNO FELIX ENÓDIO, bispolde Pavia, é autor de um Panegírico a Teodorico, de um Epistolário e de trabalhos poéticos,

em 2 livros, de conteudo e de metro variado.

Prisciano, gramático muito celebrado, nasceu em Cesaréia da Mauritânia, mas viveu, ensinando, em Constantinopla durante o império de Anastácio I (491-518) A sua obra maior, intitulada Institutiones grammaticae em 18 livros é o mais completo e sistemático tratado sobre a matéria que tenha chegado a nós, de antiguidade, com influência grandíssima e duradoura sobre todos os trabalhos congêneres, e tem especial valor pelas frequentes citações dos clássicos. Prisciano se afasta um tanto de seus predecessores latinos, atendo-se de preserência aos gramáticos gregos ,e em particular a Apolônio Discolo. Por toda a idade média a sua gramática foi julgada um modelo no gênero, frequentemente copiada e resumida. São ainda tratados gramaticais de Prisciano: 1.º De duodecim versibus Aeneados principalibus; 2.º De accentibus, que talvez se deva atribuir a autor mais recente; 3.º De figuris numerorum et de numis vel ponderibus; 4.º De metris Terentii aliorumque comicorum; 5.º De Praeexercitamentis rhetoricae, tradução do grego de Hermógenes. Finalmente citamos dele uma tradução de Dionísio, com o título De orbis situ em 1086 hexâmetros, e um Panegírico ao imperador Anastácio.

EUTIQUES, discípulo de Prisciano, é conhecido por alguns trabalhos de índole gramatical, compostos, durante a vida do mestre, um dos quais, Ars de verbo, ainda subsiste.

M. Aurélio Cassiodoro. Nasceu de ilustre e abastada família de Brúcio em 480 e assinalou-se não só pelos grandes méritos pessoais e por sua cultura, mas tambem pelos cargos públicos aos quais foi sucessivamente elevado por vários soberanos. Obteve o consulado de Teodorico e, como seu ministro, teve por certo tempo a administração de todos os negócios políticos. Após a queda de Vitige, retirou-se num mosteiro de Brúcio (Vivarium) que ele mesmo fundara e onde morreu em 757 em idade muita avançada. A produção literária de Cassiodoro deve ser dividida em dois períodos, conforme pertencer ao tempo anterior ou posterior à sua vida pública. Do primeiro período são:

1.º Chronica, história do mundo desde as mais remotas origens; 2.º Hictoria Gothorum, da qual infelizmente apenas possuimos um epítome feito por Jordanis (historiador godo da metade do 6.º século); 3.º Variorum (livri XII) onde se encontram documentos e atos oficiais do reino de Teodorico e o espitolário do autor. E do segundo período: 1.º Lectiones divinae; 2.º Institutiones divinarum et saecularium literarum; 3.º alguns tratados de gramática e de ortografia.

Vários escritores, seguindo o exemplo de Cassiodoro, compuseram histórias especiais; entre esses Gregório de Tours, (nobre da Alvérnia que morreu bispo de Tours em 594), a História dos Francos (libri X) Gildas (Bretão), da segunda metade do século, a História

da Bretanha desde a chegada dos Saxões.

VENANCIO FORTUNATO, bispo de Poitiers, cultivou a lírica e a épica sacra, o panegírico: o Papa Gregório I (Magno) deixou hinos e promoveu o canto eclesiástico.

ISIDERO DE SEVILHA. É o último escritor do qual faremos menção pois que nasceu talvez nos últimos anos do império de Justiniano, se não depois, e mesmo não possuindo vastos conhecimentos e profundo espírito crítico, fez, contudo, muito para a conservação e difusão da antiga literatura. Dos seus numerosos escritos o mais importante é o intitulado *Origines* (libri XX) espécie de enciclopédia que trata de muitos e variados argumentos e que supre, com seu

conteudo, as obras perdidas. Com Isidoro, portanto, se encerra o nosso breve estudo da literatura latina, a qual cessa quando a lingua-

gem falada difere substancialmente da escrita.

Resta-nos lançar um olhar às condições da jurisprudência, que fora já fulgidíssima glória de Roma, como tambem ao código justiniano. A necessidade de recolher um corpo de leis fizera-se sentir nos paises do ocidente mesmo antes que nos do império do Oriente; não só porque no Ocidente, apesar das invasões bárbaras, a jurisprudência sempre tivera cultores, mas ainda porque as condições dos vencedores e dos vencidos deviam ser definidas em via legal. E foram tentativas o Edito de Teodorico, a Lex romana Visigothorum, a Lex Burgundiorum.

No Oriente no ano 528 o IMPERADOR JUSTINIANO encarregou uma comissão de eminentes jurisconsultos, presidida pelo célebre Triboniano, de compilar o que foi chamado Corpus juris, do qual o Codex Justinianeus contem as disposições imperiais, os Digesta (Pandetas) o espírito da legislação romana antiga; as Institutiones encaminham para o estudo das leis as Novellae compreendem os acréscimos. Justiniano teve em mira tornar imortal o seu nome, e por termo às controvérsias dos juristas, com uma legislação

absolutamente uniforme.

### INDICE ALFABETICO DOS AUTORES

| A                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acílo (C.)           | 470<br>473<br>524<br>490<br>502<br>523<br>512<br>476<br>445<br>502<br>476<br>4475<br>475<br>511<br>517<br>521<br>517<br>521<br>518<br>503<br>476<br>517<br>521<br>518<br>517<br>521<br>518<br>503<br>476<br>517<br>521<br>518<br>519<br>476<br>517<br>521<br>518<br>519<br>476<br>517<br>521<br>518<br>519<br>476<br>517<br>521<br>518<br>519<br>479<br>511<br>511<br>511<br>511<br>511<br>511<br>511<br>51 | Calpúrnio Flaco. 512 Calpúrnio (L.) Pisão Frugi 475 Calpúrnio (T.) Sículo 505 Capitão v. Ateio 499 Capro (Flávio) 511 Carisio. 520 Carvílio (Sp.) 475 Cassioloro v. Aurélio (M.) Cássio Hemina 475 Cássio Severo. 499 Catão (M. Pórcio) 471 Catulo (Valério) 488 Cecílio Estácio 468 Cecílio Estácio 468 Cecílio (T.) Cipriano 517 Cesar v. Júlio (C.) 484 Césio Basso 504 Censorino. 517 Cícero v. Túlio, 485 Cipião (P. Cornélio) Africano 472 Cipriano v. Cecílio (T.) 517 Cíncio (L.) Alimento 471 Claudiano (Cláudio) 522 Cláudio (M.) Vitor 525 Cláudio (M.) Frontão 512 Cornélio (A.) Celso. 501 Cornélio (A.) Celso. 501 Cornélio (A.) Celso. 501 Cornélio (A.) Celso. 501 Cornélio (Severo 497 Cornélio Severo 497 Cornélio Sisena 476 Cornélio (C.) 475 Cremúcio (A.) Cordo 501 Cúrcio (Q.) Rufo 505 |
| Aviano (Rúfio Festo) | 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| В                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Basso (Aulídio)      | 501<br>526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dâmaso.       523         Díomedes.       520         Domício Afro.       507         Domício Marso.       495         Donato v. Hélio, Cláudio.       522         Desiteu.       516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Marcelo (Nônio) Marcelo (Úlpio) Marcelo (Úlpio) Marcelo (Úlpio) Mário (C.) Vitorino Mário (F.) Vitorino Mário (F.) Vitorino Mário (F.) Vitorino Marcialo (M.F.) Capela Masúrio Sabino Materno (Curiácio) Mauro (Sérvio) Honorato v. Sérvio Mecenas (C.) Cílnio Mela v. Pompônio Melisso (C.) Merobaude Metelo (O. Cecílio) Minúcio (M.) Felix Moderato (L.) Júnio Columela | 522         Planto Mécio (T.)                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Namaciano (Rutílio).       5         Nasica (P. Cipião).       4         Nazário.       5         Nemesiano (M. A. Olimpo).       5         Nero, imperador.       5         Névio (GN.).       4         Nigidio (P.) Fígulo.       4         Novaciano.       5                                                                                                          | Quadrigário (Cláudio)                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| Offlio (A.)       4         Upio (C.)       4         Orbílio       4         Orósio (Paulo)       5         Ostio       4         Ovídio (P.) Nasão       4                                                                                                                                                                                                               | S5   S   S   S   S   S   S   S   S   S                                                                |
| p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scribônio Largo   508   Sedúlio   525   Semprônio (P.) Asselião   475   Semprônio (C.) Tuditano   475 |
| Pacato (Drepânio)       5         Pacúvio (Μ.)       4         Paládio Rutílio       5         Paulino (S.) Merópio Pôncio       5         Papinia no (Emílio)       5         Papínio (P.) Estácio       5         Papírio (Sexto)       4         Pedão Albinovano       4         Pérsio (Λ.) Flaco       5         Petrônio (C.) Árbitro       5                       | 18   Scheca V. Aneu                                                                                   |

| Sélio (G.) Apolinário Sidônio. 525<br>Sulpício (C.) Apolinário. 513<br>Sulpício (Ser.) Rufo. 479                                        | Ü                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulpício (S.) Galba.       475         Sulpício Severo       524         Sulpício Vitór.       519         Svetônio Tranquilo       511 | Ulpiano (Domício) 517                                                                                   |
| Lanquito                                                                                                                                | V                                                                                                       |
| T                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Tácito v. Cornélio                                                                                                                      | Valério Anciate v. Anciate Valério Catão                                                                |
| Terêncio (P.) Afro.       469         Terêncio (M.) Varrão       478                                                                    | Valério (C.) Falco.       505         Valério (Máximo.       501         Valério (M.) Marcial       506 |
| Terêncio (P.) Varrão Atacino 487                                                                                                        | Valério (M.) Messala Corvino. 490<br>Valério (M.) Probo 504                                             |
| Tibério imperador                                                                                                                       | Vário (L.) Rufo. 490<br>Vegécio (Flávio) Renato. 522                                                    |
| Tibulo Álbio 495 Titínio 470                                                                                                            | Vegecio (P.) Veterinário. 500                                                                           |
| Trebacio (U.) Testa 400 l                                                                                                               | Veleio (M.) Patércolo. 501<br>Venâncio Fortunato. 517                                                   |
| Trebélo Polião                                                                                                                          | Vergilio (P.) Marão 400                                                                                 |
| Irogo v. Pomneu 408                                                                                                                     | Verrio (M.) Flaco 498<br>Vespa 517                                                                      |
| Tuberão v. Hélio 487<br>Tuca 490                                                                                                        | Vipsanio (Pl.) Agripa                                                                                   |
| Tuno (M.) Cicero 470 l                                                                                                                  | Vitor v. Aurélio, Cláudio. 520<br>Vitorino v. Mário, Fábio 519                                          |
| Túlio (Q.) Cícero.       483         Túlio (M.) Tirão.       483                                                                        | Vitruvio Polião                                                                                         |
| Turpilio                                                                                                                                | Volcácio Galicano 517<br>Vopisco v. Flávio                                                              |

# ÍNDICES



### ÍNDICE MORFOLÓGICO

nos

### SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS QUE APRESENTAM ALGUMA PARTICULARIDADE NA DECLINAÇÃO

E DOS

### **PRONOMES**

O primeiro algarismo indica o número marginal progressivo dos parágrafos. A abreviação pág., que às vezes o precede, por exceção, designa a página, que deve ser consultada.

Os outros algarismos ou as letras do alfabeto assinalam as subdivisões

dos parágrafos.

Abraham, 42. Abrandamento, 163, a. Abreviação, 165, a. Accipiter, pag. 35. Acer, 56, a. Acus, 38. Adam, 42. Adjetivos, primeira calsse, 52; segunda classe, 53; adjetivos em a e is, quando nomes próprios, 1, pag. 57; os nomes dos meses verdadeiros adjetivos, pág. 57, obs. 2; observações sobre as desinências dos adjetivos em ns, pág. 59, observações. — Adjetivos numerais: esquema geral, 61; cardinais, 62: ordinais, 64; distributivos, 69; advér-bios numerais, 70; números fracionários, 67. - adjetivos possessivos, 69. Abreviação, 163, a. Admodum 57, VII. os. Adulescens, 30, c; 57, V. Adverbios (comp. e sup. dos advérbios, 58; advérbios numerais, 66: advérbio em geral 141; de lugar 142; de tempo, 145; modo e qualidade 144; comp. e superl. dos adverbios, 144, d, c. Acdes, 56. Aeque... ac, 59, a. Acque... atque, 59, a.

Agnus, 22, a. Alacer, 57, V. Ales, pág. 57. Aliquis, 76, h. Alius, 76, c. Alongamento, 163, a. Alter, 76, b. Alteruter, 76, a. Ambo, 62, b. Amphora, 20, b. Amussis, 29, 3. Analítica (morfologia) 155-163. Anceps, pág. 58. Anterior, 57, IV. Antiquus, 56, c. Aférese, 163, b. Apis, 30, c. Apócope, 165, b. Arcus, 38. Artus, 38. Assiduus, 56, c. obs. Assimilação, 165, b. Auxilium, 26. Balneum, 46. Bethleem, 42. Bonum, 26. Bonus, 57, 1. Bos, 33. Buris, 29, 3. Caelebs, pág. 57. Caelicole, 20, c. Caclum, 46. Canis, 30, 2. Carbasus, 46. Carcer, 36. Caro, 33. Castrum, 26. Cera, 21. Cetera, pág. 54.

Ceteri, 76, d. Chorus, 22, a. Cicur, pág. 57. Civitas, 30, c. Cliens, 30, c. Comitium, 26. Comparativo e superlativo — parte morf.: 55-58. — parte sintática: 59-60; 306-319. Compos, pág. 57. Conjunções coodenativas 150; subordinativas, 151. Contração, 163, a. Copia, 21. Cor, 38, obs. Credibilis, 57, V. Cum pospõe-se aos pronomes, 68, c. Darius, 22, b. David, 42. De, 60, a. Dea, 19. Declinação grega, Degener, pág. 57. Deses, pág. 57. Deus, 22, a; 25, d. Dexter, 57, III. Dicio, 34. Dicus (adjetivos em dicus, ficus, volus), 56, d. Difficilis, 56, b. Digitus, 25, c. Ditongação, 163, a. Dis, pág. 58. Dissimilis, 56, h. Dies, 40. Dives, pág. 57; 56, c. Domus, 37. Dos, 30, c.

Drachma, 20. 1. Duo, 62, b. E, ex, 60, a. Ecquis, 74. Egenus, 56, d. Ego, 68. Elisão, 163, b. Epêntese, 165, k. Epulum, 46. Ex, e, 60, a. Exiguus, 56, c, obs. Exlex, 54, b. Expers, 54, b. Extera, pág. 54. Externus, 57, III. Faber, 25, d. Facilis, 56, b. Facultas, 36. Falsus, 57, V. Familia, 20, a. Fas, 42. Fauces, 30, c. Febris, 29, 4. Festas, em -alia, 45. Ficus (adj. em ficus, dicus e volus), 56, d. Filia, 19; 20, a. Filius, 20, a; 22; 25, a. Finis, 36. Fors, 34. Fortuna, 21. Frações, 67. Frater, pág. 55. Fraus, 30, c. Fretum, 39, c. Frugi, 54, a; 56, i. Frux, 54. Genitivo partitivo, 60, a. Genius, 22, b. Glis, 30, c. Gracilis, 56, b. Gratia, 21. Hic, pron. 70; advérbio. de lugar, 142. Hortus, 26. Humilis, 56, 6. Idem, 70. Idoneus, 56, c. Ille, 70. Imbecillis, 56, obs. Immemor, pág. 57. Impedimentum, 26. Impetus, 39, J. Impos, pag. 57. Impubes, pág. 57. Inclitus, 57, V Incremento, 165, a. Inferus, 57, III. Infitias, 43. Inops, pág. 57. Instar, 42. Interjeições, 152. Interior, 57, IV. Ipse, 70.

Ipse e met refereativos! dos pronomes pessoais 68, d. Is, 70. Isaac, 42. Iste, 70. Iter, 33. Jacob, 42. Jecur, 33. Jerusalem, 42. Jesus, 37. Jocus, 46. Joseph, 42. Jubar, 32, a. Jugerum, 45. Júpiter, pág. 55. Jus. 35. Juvenis, 30, a; 57, V. Lacus, 38. Laus, 30, c. Liberta, 19. Lis, 30, c. Littera, 21. Locuples pág 58. Locus, 46. Longe, 60, c. Longinguus, 57, V. Ludus, 26. Macte, 54, a. Magis, na formação do comparativo, 56, c; 57, VII, obs. Magnus, 57, I. Malus, 57, I. Mane, 42. Manna, 42. Mas, 30, c. Mare, 35. Mater, 20, a; pág. 35. Maturus, 56, J. Maxime, na formação do superlativo, 56, c; 57, VII, obs. Meme, 68, d. Memor, pág. 57. Mensis, 30, c. Met e ipse reforçativos dos pronomes pessoais, 68, d. Mctátese, 163, 6. Meus, 22, r; 69. Milia, 63, b. Mille, 63, a. Minus... quam, 59, a, 2. Modius, 25, c. Morfologia analítica, 153--165.Multo, 60, c. Multus 57, II. Munus, 33. Mus, 50, c. Naris, 36. Nauci, 43. Necesse, 54, n.

Nectar, 32, a. Nefas, 42. Nemo, pág. 84. Nequam, 54, a; 56, i. Neuter, 76, a. Nihil, Nil, 77, a. Nihilum, 77, b. Nix, 30, c. Nomes gregos, 47-49. Nonnullus, 76, e. Nos, 68. Noster, 69. Nostras, 69. Nostrum, nostri 68, b. Novus, 57, V. Nullus, 62, a; 76, d. Nummus, 25, c. Numquis, 74. Oeys, 56, h. Omnium, 60, c. Opera, 21. Ops. 34, 36. Optimates, 30, c. Os. 35. Panis, 30, c. Paragoge, 163, b. Parens, 30, c. Pariter ... ac, 59, a. Pars, 36. Particeps, pág. 57. Partus, 38. Parvus, 57, I. Pascha, 42. Pater, 20, a; pág. 35. Pauper, pág. 57. Pecu, 38. Pelagus, pag. 50, 3. Penates, 50, c. Per, prae indicando superlativo, 56, j. Permutação, 165, b. Pessum, 45. Prius, 56, c, obs. Plebs, 45. Plurimus, 57, II. Plus, pluris, 57, II. Pondo, 42. Portus, 38. Postera, pág. 54. Posterus, 57, III. Potis, 56, g. Praeceps, pág. 58. Praecipue, 57, VII, obs. Preposições que regem o ac. 146; que regem o ablativo, 147; que regem o ac. e o ablativo, 148. Prex, 34. Princeps, pág. 57. Prior, 57, IV. Probabilis, 57, V. Propinquus, 57, V. Prosperus, 56, J. Prótese, 163, b.

Providus, 56, d. Pulcher, 56, a. Quadrupes, pág. 57. Quaestus, 39, b. Qualiscumque, 78, a. Oualis, 75. Ouam, 59, a, b; 60, Quantus, 75; 77, c. Quantuscumque, 78, Quercus, 38. Qui, 71. Quicumque, 76, g, II. Quidam, 76, g, I. Quidam, 76, g, IV. Quis, 72. Quisnam, 74. Quispiam, 76, J, IV. Quispiam, 76, J, III. Quisque, 76, J, I. Quisquis, 76, J, V. Quivis, 76, 9, III. Quod, 71. Ravis, 29, 5. Renes, 50, c. Requies, 45. Res. 40. Reses, pág. 57. Respublica, 50. Rostrum, 26. Rus, 35. Sacer, 57, V. Sal, 32, a; 36. Satur, 62, obs. Sedes, 30, b. Semis, 42. Senatus, 39, b. Senex, 33; 57, V.

Sescenti, 62, c. Sese, 68, d. Sestertius, 25, c. Similis, 56, b. Sitis, 29, 3. Solus, 62, a; 76, d. Sors, 36. Sospes, pág. 57. Specus, 38. Spons, 54. Strenuus, 56, c, obs. Substantivos gregos, 47-49 Sui, 68. Sumptus, 39, b. Supellex, 33. Superlativo cf. comparativo. Superstes, pág. 57. Superus, 57, III. Supplex, pág. 57. Sus, 33. Sincope, 163, b. Suus, 69. Talis... qualis, 79. Tam... quam, 59, a. Tantus, 77, c. Te, reforçativo de 68, d. Teres, pág. 57. Terraemotus, 50. Terrigena, 20, c. Tete, 68, d. Tonitrus, 39, a. Tot... quot, 79. Tolus, 62, a; 76, d. Tribus, 38. Tu, 68.

Tumulius, 39, b. Tussis, 29,3. Tuus, 69. Uber, pág. 57.
Ullus, 62, a; 76, d.
Ulterior, 57, IV.
Unus, 62, a; 76, d.
Unus (omnium), 60, c.
Unusquisque, 76, j.
Uter, 73. Utercumque, 76, a. Uterlibet, 76, a. Uterque, 76, a. Uterque, 76, a. Utervis, 76, a. Vacuus, 56, c, obs. Valde, 57, VII, obs. Vas, 45. Vates, 30, b. Vel. 60, c. Venum, 43. Versicolor, pág. 57. Veru, 38. Vester, 69. Vestras, 69. Vestrum, vestri, 68, b. Vetus, pág. 58; 57, V. Vigil, pág. 57. Vigilia, 21. Virus, 27, 2. Vis, 29, 3; 30, c; 34. Vix, 34. Volucris, 30, c. Volus, (adj. em volus. dicus, ficus), 56, d. Vos., 68. Vulgus, pág. 30, 2.



### INDICE VERBAL

### MORFOLÓGICO E SINTÁTICO

### I. -- MORFOLÓGICO

O primeiro algarismo indica a página, o segundo o número propressivo dos parágrafos marginais ou da lista verbal dos verbos irregulares; as letras do alfabeto indicam as suas subdivisões.

### \* ABREV .: c=(verbo) composto.

#### II. -- SINTÁTICO

As citações em grijo, que veem depois da tetra S. (=Sintaxe), referem-se às construções sintáticas. O primeiro algarismo indica o número marginal progressivo dos parágrafos. As letras do alfabeto ou os algarismos as suas subdivisões.

Abeo, 138, 132 e nota III, ¡ Adjuvo, 120, 6, c. — S. ] pág. 141. Abigo, 122, 57, c. Abdo, 120, 3, c; 122, 53. -\*S. 192, obs. 2. Adjicio, 125, 105, c. Abluo, 120, 7. Abnuo, 122, 54, c. Aboleo, 120, 15. Absolvo, S. 234; 356, b. Abstergeo, 122, 45, c. Abstineo, S. 223, c. Absum, 89, 82. - S. 186, c; 284, b. Abundo, S. 231. Abutor, 132, 241, c. Accedit, S. 450, obs. I. Accedo, 123, 68, c. Accidit, 149, 140, III. S. 461, a. Accio, 121, 21, v. Accipio, 123, 66. – 209, b; 222; 379, a. Accuro, 124, 78, c. Accuso, S. 234. Acquiro, 127, 136, c, Accubo, 119, 2, c. Acuo, 122. 64. Addo, S. 450, obs. 1. Adduco, 106, 104, /; 453, b. IH. Adeo, 138, 132, nota 111, IV. - S. 250. Adhereo, 121, 28, c. Adhibeo, 121, 27, c. Adimo, 124, 84, c. Adjieio, 107, 107; 125, 105, c. — S. 450, obs. I. Adjungo, 125, 106, c.

247, a. Adipiscor, 110, 110, obs.; 131, 220. - S. 453, b, III. Admiror, S. 379, c. Admoneo, 121, 35, c. S. 252; 274; 381, d, IV. Adnuo, 122, 54. Adorior, 133, 254, c. Adsentio, 130, 207, c. Adsequor, 132, 259, c. Adsum, 89, 82. - S. 284. a, obs. 1; 401, b, 11. Advenio, S. 192. Adversor, S. 285, a. Aestimo, S. 212. Affero, 106, 104, J; 135, 129. fficio, 107, 107; 87, c. — S. 209, d. Afficio. Afficior, 124, 87, c. Affirmo, S. 379, a. Affligo, 122, 56. Affluo, S. 231. Ago, 122, 57.— S. 379, Ago, 122, 57. — 5. 519, c; 463, b, I.
Aggredior, 131, 225, c. — 5. 250; 360, a.
Agnosco, 129, 190.
Aio, 144, 136. — S. 485. Algeo, 120, 16. Allicio, 125, 102, c. Alo, 122, 58. — S. 207. Amp, 98, '96; 99, 97; 116, 116; 116, 117. Ambio, 138, 132, nota III. Ambulo, S. 191; 215, obs. Amicio, 150, 194.

Amitto, 126, 116, c. Amplector, 131, 221. Ango, 126, 114, c. Antecedo, S. 288. Anteco, S. 288; 311. Animadverto, 129, 178, c. —S. 379, a; 391. Antecello, 122, 59. - S. 288: 311. Antepono, 127, 133, c. Antisto, 120, 12. c. Aperio, 130, 195. Appareo, S. 236, a. Apparet, S. 377, a. Appello, as, avi, are, 258, b. S. 259, a. Appello, is, appuli, erc, 126, 126, c. - S. 192; 356. Appeto, 127, 129, c. Arbitror, S. 364, obs. 2. Arcesso, S. 234. Ardeo, 120, 17. Arguo, 122, 60. — S. 254. Arripio, 107, 107. Ascisco, 129, 183. Aspergo, S. 257. Aspicio, 107, 107; 125, 61. Assentior, 132, 243. — S. 216, d. Assuefacio, 124, 87, c.-S. 375, b. Assuesco, S. 375, b. Assuesio, 124, 87, c. — S. 375, b. Assentior, S. 216, d. Assequor, S. 453, b, III. Attendo, 128, 165, c. Attinet, S. 282, b; 375, a.

Attingo, 128, 163, c. Attollo, 129, 169, c; 135, 129, c. Audeo, 375, b. 133. S. Audio, 104, 102; 105, 103; S. 222, b; 379, a; 392; 406, obs. 2. Aufero, 135, 129. Aufugio, 107, 107; 125, 97, c. Augeo, 120, 18. Auxilior, S. 285. Ave, 148, 139, b. Bello, S. 216, d. Benedico, 106, 104, f. - S. 283. Bibo, 123, 62. Blandior, 132, 244, S. 283. Cado, 123, 63. Caedo, 123, 64. Calefacio, 106, 104, f; 124, 87, c; 136, 130, obs, 1 Calefio, 124, [87, c; 136, 130, obs, I Cano, 123, 63. — S. 209; 292, obs. 2. Capio, 107, 107, 108, 109, 103, S. 123, 375, b. Careo, S. 231. Carpo, 123, 67. Caveo, 120, 19. - S. 286; 374. c. Cedo, 123, 68. Cedo, 148, 139, c Celo, S. 254. Ceno, 120, 9. - S. 214. Censeo, 121, 20. -236 c; 381, d, II. Cerno, 123, 69. - S. 391. Certe, S. 216, d. Cico, 121, 21, Cingo, 123, 70. Circumago, 122, 57, c. Circumdo, 119, 3, c. — S. 257. Circumsisto, 128, 153, c. Circumsto, 120, 12, 128, 155, c. Circumvenio, S. 250. Clamo, S. 485. Claudo, 125, 71. Coarguo, 122, 60, c. - S. 234. Cŏemo, 124, 84, c. Coepi, 146, 138. — S.237. 283, obs. 2; 375, b; 362. Cogito, S. 209, b; 375, b; 379, a. Cogo, 122, 57, c. 192; 237; 279, 66; 387, e; 453, b, III.

Cognosco, 129, 190. - S. | 222; 236, c; 375, obs. a, b; 379, a; 406, obs. 2. Cohaereo, 121, 28. c. Colligo, 126, 108, c. -S. 192. Colloco; S. 191. Colleguer, 131, 228, S. 216, d. Colo, 123, 72, Comburo, 129, 175, c. Comedo, 124, 83, c. Comitatus (par. de comitor) S, 227, obs. 4. Comitor, 110, 110, obs. Commoneo, S. 274. Commoveo, 121, 37, c. Committo, 126, 116, c. Communico, S. 216, d. Como, 124, 84, c. Comparo, S. 216, d. Comperio, 130, 201, c. - S. 379, a. Compingo, 125, 103, c. Complector, 110, 110, obs.; 131, 221, c. Compleo, S. 231. Concedo, S. 379, b; 382, g; 453, b, III. Concino, 123, 65, c. Concio, 121, 21, c. Conclamo, S. 379, a. Concoguo, 123, 76. c. Concupisco, 129, 185. Concurro, 124, 78, c. Concutio, 107, 107; 127. 137, c. Condemno, S. 234; 235. Conde, 119, 3, c; 122, 53, c. Conduco, 124, 83, c. Conducit, S. 577, a. Confercio, 130, 197, c. Confero, 106, 104, J; 135, 129, — S. 216, d. Conficio, 107, 107; 124, 37, c; 136, 130, Confido, 115, 115; 153, 256, c. - S. 258, b: 381. c. Confiteor, 110, 110, obs.; 131, 212, c. Confligo, 122, 56, c. Confringo, 125, 95, c. Confugio, 107, 107. Congero, 125, 100, c. Congredior, 131, 225, c. Congrego, S. 192. Conjicio, 125, 105, c. Conjungo, 125, 106, c. - S. 216, d. Connecto, 126, 118, Conor, S. 375, b; 433, obs.

Conscendo, S. 556, a. Consequor, 132, 239, c. - S. 453, b, III Consentio, 130, 207, S. 216, d. Consero, rui, 128, 149, c. Consero, sevi, 128, 150, c. Concedo, S. 379, b. Consido, 123, 73. - S. 186, d. Consisco, 129, 194. Consisto, 128, 153, c. Conspicio, 123, 61.—S. 391. Constat, S. 377, a. Constituo, S. 191; 575, b; 379, b; 382, f; 453, b, III. Consto, 120, 12, c. - S. 211. Construo, 128, 161, c. Consulo, 123, 74. — S. 256, c; 286; 453, b, I. Consumo, 124, 84, c. Consurgo, 127, 140, Contemno, 123, 75. Contendo, 128, 165, c. -- S. 375, b; 453, b, I. Contero, 129, 166, c. Contexto, 129, 167, c. Contineo, S. 209, b. Contingit, S. 461, a. Contingo, 128, 163, Contorqueo, 122, 47, c. Contraho, 129, 170, c. S. 192. Contundo, 129, 173, c. Convenio, 130, 210, c. -S. 192, obs. 1. Convenit, S. 377, a. Converto, 129, 178, c. Convinco, S. 254. Convoco, S. 192. Cooperio, 130, 195, c. Cogo, 122, 57, c. — S. 379, b; 387, e. Conficio, 106, 104, J; Conjicio, 107, 107. Conor, S. 375. b. Consor, 3, 375, b.
Consequor, 132, 239, c.
Conspicio, 107, 107.
Coquo, 123, 76.
Corrigo, 127, 140, c.
Corrigio, 107, 107.
Corrumpo, 127, 143, c.
Credo, 122, 53, c. — S.
242; 236, c; 364, obs.
2: 370, c. 2; 379, a. Creo, S. 236, c. Crepo, 119, 1. Cubo, 119, 2. Cumulo, S. 231. Cupio, 107, 107; 124, 77. b; 382, n.

Curo, S. 237; 387, c; | 404; 453, b, I. Curro, 124, 78, — S. 191; 250. Damno, S. 234; 235. Debeo, 121, 27, c. — S. 237; 283, obs. 2; 361; 375, b; 478, obs. 3; 479, obs. I. Decedo, 123, 68, c. -223, a. Decerno, 123, 69, c. -379, b; 382, f; 453, b, III. Decerpo, 123, 67, c. Decet, 149, 140, II. 248, a; 375, a; 377, a. Decipio, 123, 66, c. Declaro, S. 236, c; 379, a. Dedecet, 149, 140, II. -S. 24S, a; 377, a. Dedisco, 129, 187, c. Dedo, 122, 53, c. Dedoceo, S. 254. Defendo, S. 225, c. Deficio, 124, 87, c; 156, 130, — S. 253; 247, b. Defit, 148, 159, d. Deflecto, 125, 92, c. Defleo, S. 249. Defunger, 131, 224, c. Dego, 122, 57, c. Deficio, S. 223, c. Delectat, S. 375, a. Delector, S. 204. Daleo, 100, 98; 101, 99. Deligo, 126, 108, c. Delinque, 126, 110, c. Demetior, cf. dimetior. Demo, 120, 4; 124, 84, c. Demolior, 132, 249, c. Depello, 126, 126, c. Dependeo, 121, 38, c. Deposco, 130, 192, с. Depromo, 124, 84, c. Derideo, 121, 41, c. - S. 249. Derigo, 127, 140, c. Descisco, 129, 186. Describo, 128, 148, c. Describo, 120, 140, c. Describo, 128, 149, c. Designo, S. 256, c. Designo, S. 562, a. Desilio, 150, 205, c. Desino, 128, 152, c. 257; 375, b. Desipio, 107, 107; 127, 145, c. Desisto, 128, 153, c. — S. 223, c; 362, a; 365, b; Despicio, 107, 107; 123, 61, c. Destringo, 128, 160, c. Desum, 89, 82. - S. 284; 401; b, 2; 475, d.

Detego, 128, 164, c. Detendo, 128, 165, c. Deterreo, S. 419. Detinco, S. 419. Detorqueo, 122, 47, c. Devovco, 122, 52, c. Dico, 106, 104, f; 105, c; 124, 79. — S. 174, g; 229; 236, b; 240; 241; 242; 259, a; 375, obs. a, b; 379, a; 381, a; 406, obs. 2; 485. Differo, 135, 129. Diffido, 115, 115; 256, c. - S. 285, c. Diffindo, 125, 90, c. Dignor, S. 219, b, II, obs.; 379, c. Digredior, 131, 225, c. Dilabor, 131, 227, c. Diligo, 126, 108, c. Diluo, 126, 112, c. Dimetior, 110, 110, obs.; 132, 248, c. Dimico, S. 216, d. Dimitto, 126, 116, c. Dirimo, 124, 84, c. - S. 223, c. Diripio, 127, 139, c. Diruo, 127, 144, c. Discedo, S. 223, a. Disco, 129, 187. — S. 222; 254, b; 291; 375, b; 409, a, obs. 1. Disjungo, S. 223, c. Dispergo, 128, 155, c. Dispertior, 132, 251, c. Dispungo, 127, 135, c. Disputo, S. 216, d. Dissero, 128, 149, c. 216, d. Dissentio, 130, 207, c. Distinguo, 124, 80. -- S. S. 223, c. Disto, 120, 12, c. -- S. 186, c; 223. Divido, 124, 81. S. 281: De, 119, 5. 294, b, c; 401, b, 2; 404; 452, b, II; 455, b, I. Doceo, 121, 22. — S. 214; 254; 375, b; 379, ...
Doctus, S. 254, b, obs.
Dolco, S. 204; 379, c; 357, a. Domo, 120, 4. Dono, S. 420;436;457;438 Duco, 106, 104; f; 124, 82. — S. 212; 259, a; 236, c; 282; 294, b; 356; a; 379, a. Edico, S. 379, a; 453, b, III.

Edo, edidi, editum, 122. 53, c. Edo, edi, esum, 124, 83; 141, 134. Edocco, S. 254 a, b, obs. Educo, 106, 104, f; 124, 82, c. - S. 356, a. Edŭco, 124, 82, c. Effero, 106, 104, f; 135, 129.Efficio, 106, 104, f; 124, 87, c. — S. 236, c; 259, b; 387, d. Efficitur, S. 461, a. Effingo, 125, 91, c. Effodio, 107, 107. Effugio, 125, 97, c. - S. 247, c. Egeo, S. 231. Egredior, 131, 225, c. Elicio, 125, 102, c. Elido, 125, 107. Eligo, S. 236, c. Elucet, S. 377, a; 110. Ementior, 110, 110, obs.; 132, 247, c. Emetior, 132, 248, c. Emico, 120, 8, c. Emo, 124, 84. - S. 215; 222. Emorior, 132, 229, c. Enitor, S. 375, b. Eo, 106, 105, c; 138, 132 e notas I, II. - S. 209, b; 250; 294, c. Eripio, 127, 139, c. Erubesco, S. 357, a. Erudio, S. 207. Esurio, 130, 196. Evado, S. 236, a. Evello, 124, 85. Evenit, S. 461, a. Exardesco, 129, 188. Excedo, 123, 68, c. Excello, 122, 59, c. — S. 288; 311. Excio, 121, 21, c. Excipio, 123, 66, c. Excolo, 123, 72, c. Excudo, 124, 86. Exeo, 138, 132, nota III. Exhaurio, 130, 200, c. Eximo, 124, 84, c. Existimo, S. 212; 236, c; 240; 241; 242; 259, a; 379, a. Existo, S. 236, a; 475, d. Exordior, 132, 250, c.
Exorno, S. 207, obs. 2.
Exspecto, S. 433, obs.;
Expedit, S. 377, a.
Expedit, 126, 126, a. S. Expello, 126, 126, c. -- S. 223. Expergiscor, 131, 222.

Experior, 110, 110, obs.; Fulget, 149, 140, I. 132, 245. - S. 433, obs. Expeto, 127, 149, c. Expleo, S. 231. Explico, as, avi, 120, 5. Explico, as, cui, 120, 5. Exposco, 130, 192, c. Exprimo, 127, 134, c. Exquiro, 127, 136, c. Exsisto, 128, 153, c. Extendo, 128, 165, c. Extinguo, 124, 80, c. Extollo, 129, 169, c; 135, 129, c. Exterdo, 129, 172, c. Extruo, 128, 161, c. Exubero, S. 251. Exulto, S. 204. Exuo, S. 231; 257. Facio, 106, 104, f; 107, 107, 124, 87, — S. 212; reum 234; 259, b certiorem, 274; 374, d; 379, a; 387, d; 406, obs. 2; 450, b. Fallit, S. 248, b. Fallo, 125, 88. Farcio, 130, 197. Fastidio, S. 375, b. Fateor, 131, 212. Fatur, 146, 137. Faveo, 121, 23. Fero, 106, 104, /; 134, 128; 135, 129. — S. 240; 241; 281; 379. c. Ferio, 130, 198. Ferveo, 121, 24. Festino, S. 375, b. Fido, 115, 115; 133, 256. - S. 285, b. Figo, 125, 89. — S. 191. Findo, 125, 90. Fingo, 125, 91. Fio, 124, 87; 136, 130. S. 236, a, c; 575, obs. c, b; 427, obs. Plagito, S. 255, a: 579, b; 382, h: 462, h, ft. Fleeto, 125, 92. Fleo, S. 249. Fluo, 125, 93. — S. 250. Fodie, 107, 107; 125, 94. (For, faris) fatur, 146, 157. Formido, S. 249. Foveo, 121, 25. Frango, 125, 95. Fremo, 125, 96. Fruor, 131, 223. — S. 208; 360, a; 402, obs. 1. Fugio, 107, 107; 195, 97; Fugit, S. 248, b; 375, a. Fulcio, 130, 199. Fulgeo, 121, 26; 149, 140, I. Increpo, 119, I, c.

Fundo, 125, 98. Fungor, 115, 115; 131. 224. — S. 402. 208; obs. 1. Furo, 126, 114, c. Gaudeo, 115, 115; 257. — S. 204; 133. 252; 379, c. Gemo, 125, 99. - S. 249; 357, a. Gero, 125, 100. -S. 259, d. Gigno, 125, 101. Gignor, S. 220. Glorior, S. 204, obs. 2; 252; 379, c; 383, b. Gradior, 107, 1 225. — S. 250. 107; 131. Grandinat, 149, 140. f. Gratulor, S. 204, obs. 5: 379, c; 383, b. Habeo, 121, 27. — S. 212; 236, c; 259, a; 292; 294, b; 379, c; 381, c; 394; 450, obs. 5. Habito, S. 214 Haereo, 121, 28 Haurio, 130, 200. 222. Horreo, S. 249; 375, 6. Hortor, S. 282; 452, b, 11. Icio, 130, 198, c. Ico, 130, 198, c. Ignoro, S. 379, a. Ignosco, 129, 190, e. Illicio, 107, 107; 125, 162. Illido, 125, 107, e. Illudo, 126, 111, c. Imbiba, 123, 62, c --- S. 231; 254, b. Imbuo, S. 251, a; 254, b. Imiter, 111, 111; 116, 116. Impedio, S. 419. Impello, 126, 126, c. -387, c; 453, b, III. Impendeo, 121, 38, c. Impendo, 127, 127, c. Impero, S. 455, b, obs. 2. Impertie, S. 257. Impertior, 132, 251, c. Impetro, S. 453, b, III. Impinge, 125, 105. Impleo, S. 231. Incede, S. 216, c. Incide, 123, 63, c. Incide, 123, 64, c. C. Incide, 123, 64, c. C. Incido, 123, 64, c. -191. Incipio, 123, 66, c. -- S. 237; 361, a; 375, b. Incito, S. 453, b, 111. Incolo, 125, 72, c.

Incumbo, 125, 104. Incuso, S. 234. Indico, 124, 79, c. Indico, 124, 79, c. Indigeo, S. 231. Indignor, S. 379, c. Indo, S. 293. Induco, S. 375, b. Indulgeo, 121, 29. Indua, S. 257 Inco. 138, 132, nota III. - S. 250; 375, b. Infero, 135, 129. Inficio, S. 231. Infit, 148, 139, c. Informo, S. 207. Ingemisco, 129, 189. Ingredior, 107, 107; 151. 225, c. Inhaereo, 121, 28, c. Injicio, 125, 105, c. -287. Inquam, 144, 135; 144, 136, obs. - S. 485. Inquiro, 127, 136, c. Inrideo, 121, 41, c. Inscribo, 128, 148, c. - S. 191. Insculpo, 127, 146, - S. 191. Insero, 128, 150, c. Insimulo, S. 234. Instituo, S. 207: 254. b. Insto, 120, 12, c. Instruo, 128, 161, c. - S. 207. Insum, 89, 82. - S. 284. c; 292, obs. 1. Intellego, 126, 108, c. - S. 222; 379, a; 356, b. Intercedo, S. 419, obs. 3. Intercludo, 123, 71, c. -S. 223, c; 419. Interdico, S. 225, c; 419, obs. 1. Intereo, 158, 152, nota III. Interest, 149, 140, II. -S. 275, c seg.; 375, a; 377, a. Interficio, 124, 87, c; 136, 150. Interimo, 124, 84; c. Intermitto, S. 420. Interpretor, 110, 110, obs. Interrogo, S. 256, a. Intersum, 89, 82. Intexo, 129, 167, c. Intueor, 131, 218, c. Inuro, 129, 175, c. Invado, 129; 176, c. Inveho, 129, 177, c.

Invenio, 130, 210, c. - S. 236, c; 391; 406, obs. 2; 475, d. Invideo, 122, 51, c. - S. Invito, S. 453, h, III. Irascor, 131, 226, — S. 285, a. Irrideo, S. 249. Irumpo, 127, 143, c. Jaceo, S. 181. Jacio, 107, 107; 125, 105. Jubeo, 121, 30. — S. 379, b; 382, d; 587, b. Juleor, S. 239. Judicor, S. 236, c. Jungo, 125, 106. Juro, 120, 9. - S. 381, c. Juvat, 120, 6. - S. 248, h; 375, a. Juvo, 120, 6. — S. 247, a. Labor, 151, 227. Laboro, S. 204; 453, b, I. Lacesso, S. 209, 5. Lacio, 107, 107. Laedo, 125, 107. Lactor, S. 204; 379, c. Lambo, 126, 114, c. Lamentor, S. 249. Largior, 132, 246. Lavo, 120, 7. Lego, 102, 100; 105, 101; 126, 108. Libero, S. 223; 234. Libet, 149, 140, II. - S. 375, a. Liceor, 131, 215. Licet, 149, 140, II. -- S. 375, a; 377, a. Lino, 126, 109. Linguo, 126, 110, c. Locupleto, S. 231, a. Loquor, 131, 228, -209, 6. Luceo, 121, 31. Ludo, 126, 111. - S. 209. Lucescit, 149, 140, I. Lugeo, 121, 52. -- S. 249; 557. a. Luo, 126. 112. Macto, S. 257. Maledico, S. 283. Malo, 137, 131. — S. 237; 369; 375, b; 379, b; 382, a. b, c; 452, b, II. Mano, S. 232. Mando, S. 453, b, III. Maneo, 121, 33. — S. 236, a. Maturo, S. 237. Medeor, 131, 214. Meditor, 110, 110, obs. -S. 237; 375.

Memini, 106, 104, J; 146, 138. — S. 273, a; 373, obs. 1; 375, b; 379, a; 381, b; 409, a, obs. 1. Memoro, S. 406, obs. 2. Mentior, 132, 247. Mercor, 112, 112; 131, 215. Metior, 110, 110, obs.; 132, 248. Meto, 126, 113. Metuo, 126, 115. — S. 375, b; 418. Mico, 120, 8. Minitor, S. 381, c. Minor, S. 379, a; 381, c. Miror, S. 249; 379, c. Misceo, 121, 34. Misercor, 131, 216. Miseret, 149, 140, III. S. 260; 261. Mitto, 126, 116, -- 192; 281; 294, c. Moeren, S. 204; 251. Molior, 132, 249. Molo, 126, 117. Moneo, 121, 35. -- S. 274; 381, a, d, IV; 452, b. 11. Mordeo, 121, 36. Morior, 107, 107; 152, 229. — S. 236, a.
Moveo, 121, 37, ...
356; 455, b, III.
Multo, S. 235.
Muto, S. 192.
Mutuor, S. 222. Nanciscor, 132, 230. Narro, S. 379, a. Narror, S. 240. Nascor, 132, 231. 220, 236, a. Nato, S. 191. Necto, 126, 118. Necubi por ne alicubi, 76, h, obs. 2. Necunde em lugar de ne alicunde, 76, h, obs. 2. Neglego, 126, 108, c. Nego, S. 341; 379; 485. Ne quando por ne aliquando, 76, h, obs. 2. Nequeo, 142, 133. — S. 237, 375, h; 361. Nescio, 130, 206, c. — S. 375, b; 379, a; 436; 437; 438. Ningit, 126, 119; 149, 140, 1. Nitor, 132, 232. — S. 209 c; 453, b, J. Nocco, S. 283. Nolo, 137; 131. — S. 237; 369; 374, b; 375, b; 379, b; 382, a, b, c.

Nomino, S. 236, b; 259, a. Nosco, 129, 190. Novi, 146, 158. Nubo, 126, 120. Nudo, S. 231. Nuntio, S. 192; 379, a; 381, a. Nuntior, S. 240. Obeo, 138, 132, nota III. Oblino, 126, 109, c. Obliviscor, 132, 233; 126, 109, c. — S. 273, a; 375, b, 360, a; 379, a. Obruo, 127, 144, c. Obsequor, 132, 239, c. Obsideo, 121, 42, c. Obsisto, S. 419. Obsto, S. 419. Obsum, 89, 82. - S. 284. Oceido, 123, 63, c. Occido, c; 125, 64, c. Occulo, 126, 121. Occulto, 126, 121, c. Ocurro, S. 192; 283. Odi, 146, 138. — S. 360, a. Offero, 135, 129. Officio, 124, 87, c. -- S. Oleo, S. 251; 257, b. Omitto, S. 450, obs. 1. Onero, S. 231. Operio, 130, 195, c. Opinor, S. 364, obs. 2; 379, a. Opitulor, S. 285. Oportet, 149, 140, II — S. 375, a; 377, a, obs. 1; 478, obs. 5; 479, obs. I. Opperior, 132, 245, c. Opprimo, 127, 134, c. Opto, S. 379, b; 382, h; 452, b, II. Orbo, S. 231. Ordior, 132, 250. Orior, 106, 105, 105, 6; 153, 254. - S. 220; 221. Orne, S. 207, obs. 2. Oro, S. 254, a; 256, a; 452, b, II. Ostendo, 128, 165, c. Paciscor, 110, 110, obs.; 132, 234. Pagnitet, 149, 140, III. -S. 260; 261; 375, a. Pando, 126, 121. Pango, 125, 103, c; 126, 123. Parco, 126, 124, - S. 283. Pario, 107, 107; 126, 125. Paro, S. 375, b. Partior, 110, 110, obs.; 110, 114; 132, 251.

Pasco, 130, 191. — 5.1 Pascor, 130, 190; c. Patefacio, 124, 87, c; 136, 130. Patefio, 124, 87, c.
Pateo, S. 225.
Patior, 107, 107; 133,
235. — S. 379, b; 582, c.
Pellicio, 107, 107; 125, Pello, 126, 126. — S. 223. Pendeo, 121, 38. - S. 209, 6. Pendo, 127, 127, - S. 212. Perago, 122, 57, c. Perbibo, 123, 62, c Percello, 127, 128. Percipio, S. 409, abs. 1. Percontor, S. 256, a.
Percutio, 107, 107; 130, 198, c; 127, 137, c.
Perdoceo, S. 254, a.
Perdo, 138, 132, nota III; 453, b, III. Perficio, 124, 87, c. S. 453, III. Perfodio, 107, 107; 125, 94, c. Perfringo, 125, 95, c. Perfruor, 131, 225, c. Perfundo, 125, 98, c. Perfungor, 131, 224, Pergo, 127, 140, c. -375. 6. Permaneo, 121, 33, c. - S. 236. a. Permitto, 126, 116, c. -S. 1, 379, b; 382, g; 453, b, 111. Permoveo, 121, 37, c. Permulceo, 121, 39. Perpetior, 107, 107; 132, 235, с. Persequor, 132, 239, c. Perspicio, 123, 61, c, S. 409, a, obs. 1. Persuadeo, 122, 44, c. S. 381, d, I. Pertinet, S. 282, b. Pervado, 129, 176, c. Pervenio, S. 192. Pessumdo, 6, c, obs. 2; 119 3, c. Peto, 127, 129, - S. 184, d; 209, b; 255, c; 452, b, II. Piget, 149, 140, 111. S. 260; 261; 375; a. Pingo, 127, 130.

Placeo, S. 381, d, III. Placet, S. 375, a. Plango, 127, 131. Plaudo, 127, 132. Plecto, 126, 114, c. Pluit, S. 232. Polliceor, 131, 213, 381, c. Pono, 127, 133. — S. 191. Populor, 110, 110, obs. Porrigo, 127, 140, c. 255, a: Posco, 130, 192 - S. 255, a: 379, b; 382, h; 452, b, 11. Possideo, 121, 42, c; 123, 73, c. Possido, 123, 73, c. ossum, 89, 83. – S. 237; 283, obs. 2; 361; Possum, 375, b; 427, obs.; 478. obs. j; 479, obs. 1, 480, obs. 4, 481, obs. 2. Postulo, S. 255, b; 379, b; 382; h; 452, b, 11. Potior, 133, 252. 208; 402, obs. 1. Poto, 120, 9. Praebeo, 121, 27, c. -- S. 259, c. Prandeo, 120, 9. Praecedo, S. 288. Praccipio, 123, 66. c. S. 453, b, III.
Praedico, 124, 79, c. - Praedico, 124, 79, c. - S. 453, b, III. Praeficio, 124, 87, c; 136, Praepono, 127, 133, c. Praestat, S. 375, a. Praesto, 120, 12, c. S. 288; 311. Praesum, 89, 82. - S. 284, a; 401, b, 2. Practendo, 128, 165, c. Practereo, 138, 132, nota 111. — S. 450, obs. 1. Practerit, S. 243, b. Praetermitto, 126, 116, c. - S. 420. Prandeo, 118, 9, obs. 2; 121, 40. Premo, 127, 154. Precor, S. 453, b. 11. Privo, S. 231. Prolso, S. 227, obs. 5. Precido, 125, 63, c. Procumbo, 125, 104, c. Prodeo, 138, 132, nota III. Prodest, S. 377, a. Prodo, S. 379, a. Proficisscor, 132, 236. Profiteor, 131, 212, -- S. 381, c. Profligo, 122, 56, c.

Progredior, 107, 107: 131. 225, c. Prohibeo, 121, 27. c. - S. 223, c; 379, b; 419. Prohibeor, S. 239. Promitto, S. 379, a; 381, c. Promo, 124, 84, c. Propero, S. 375, b. Prospicio, 123, 61, c. S. 286. Prosterno, 128, 158, c. Prosum, 89, 82: - S. 284. Protego, 128, 164, c. Provideo, 122, 51, c. — S. 453, b, I. Pudet, 149, 140, III. — Pudet, 149, 140, 111. — S. 260; 261; 375, a. Pugno, S. 216, d; 251. Pungo, 127, 135. Puto, S. 212; 259, a; 364, obs. 2; 379, a. Putor, S. 236, c; 240; 241; 242. Quaero, 127, 136. - S. 256. b. Quaeso, 148, 139, a. Quatio, 107, 107: 137. Queo, 142, 135, 237; 375, b; 361. Queror, 132, 257, 249; 379, c. Rado, 127, 138. Rapio, 107, 107; 127, 139. Recido, 123, 63, c. Recipio, 123, 66, c. — S. 200, 6. Recludo, 123, 71, c. Recordor, S. 273, b; 379, Recognoco, S. 216, d. Recuso, S. 375, b; 420. Redarguo, 122, 60, c.. Redeo, 138, 132, nota III. Reddo, 122, 53, c. -- S. 259, 6. Redimo, 124, 84, c. Redoleo, S. 557, b. Redundo, S. 231. Refello, 125, 88, c. Refercio, 130, 197, c. - S. 231. Refero, 135, 129,—S. 229. Refert, 149, 140, II. - S. 276, a, II e seg.; 375, a; 377, a. Relicio, 124, 87, c. Refragor, S. 285, a. Rego, 127, 140. Relinquo, 126, 110, c. Remanco, 121, 33, c. Reminiscor, 132, 238. — S. 273, a.

Renitor, S. 285, a. Renuntior, S. 236, c. Reor, 131, 217. Repello, 126, 126, c. Reperio, 150, 201. 236, c; 475, d. Repeto, 106, 105, c; 127 129, c. — S. 184, d; 356, b. Repleo, S. 231. Repo, 127, 141. Reposco, S. 255, a. Repugno, S. 419. Reputo, S. 212, b. Resarcio, 130, 205, c. Rescindo, 128, 147, c. Rescribo, S. 281. Resipio, 127, 145, c. Resisto, 127, 153, c. - S. 419. Respondeo, S. 281; 379, a; 381, a; 485. Respuo, 128, 157, c. Restat, S. 461, a. Resto, 120, 12, c. Retineo, S. 420. Retorqueo, 122, 47, c. Retundo, 129, 173, c. Revivisco, 130, 193. Rideo, 121, 41. S. 249. Rodo, 127, 142. Rogo, S. 252; Rogo, S. 256, a; 254, 452, b, II. Rorat, S. 232. Rumpo, 127, 143. Ruo, 127, 144. Sapio, S. 251. Saepio, 130, 202. 231. Salio, 130, 205. Salve, 148, 139, b. Sancio, 130, 204. Sapio, 107, 107; 127, 143. Sarcio, 130, 205. Scalpo, 127, 146. Scatco, S. 251. Scindo, 128, 147. Scio, 106, 104, c; 206, — S. 573, 130, obs. 1; 375, b; 379, a; 406, obs. 2; 456; 437. Sciscitor, S. 256, b. Scribo, 128, 148. — S. 229; 281; 379, a; 381, a. Secerno, 123, 69, c. — S. 223, c. Seco, 120, 10. Sector, S. 247, d. Sedeo, 121; 42. Sejungo, 125, 106, c. — S. Sentio, 130, 207. — S. 379, a.

Separo, S. 223, c. Sepelio, 130, 208. Sequor, 232, 239. 247, d. Sero, is, serui, 128, 149. Sero, is, sevi, 128, 150. Serpo, 128, 151. Sino, 128, 152. b; 382, c. Si quando, sicubi, sicunde em lugar de si aliquando, si alicubi, si aliunde, 76, h, obs. 2. Sinor, S. 239: Sisto, 128, 155, c. Sitio, S. 357, b. Socie, S. 216, d. Saleo, 115, 115; 133, 258. - S. 237; 285, obs. 2; 375, b; 361. Solvo, 128, 154. — S. 234 356. Somnio, S. 251; 557, c. Sono, 118, 11. Sortior, 110, 110, obs.; 133, 253. Spargo, 128, 155. Specio, 107, 107. Special, S. 282, b. Sperno, 128, 156. Spero, S. 379, a; 581, c, obs. Spolio, S. 251. Spondeo, 121, 43. Spuo, 128, 157. Statuo, S. 191; 575, b; 379, b; 382, f; 453, b, III Sterno, 128, 158. Sterto, 126, 114, c. Stillat, S. 252. Sto, 120, 12; sto, as (compostos) 128, 153. Sterpo, 128, 159. Sterpo, 128, 159.
Stringo, 128, 160.
Struo, 128, 161.
Studeo, S. 257; 285; 575, b; 379, b; 382, a; 401, b, 2; 463, b, I.
Suadeo, 122, 44. - S.
381, d, i; 452, b, II.
Subduco, 106, 104, f;
Subduco, 138, 152, pota, III. Subco, 138, 132, nota, III — S. 250. Subigo, 122, 57, c. Subjicio, 125, 105, c. Subrideo, 121, 41, c. Subscribo, 128, 148, c. Subsum, 89, 28. Subtexo, 129, 167, c. Subtraho, 129, 170, c. Subvenio, 130, 210, c. Succedo, 123, 68, c. Succenseo, S. 285, a, 379,

Succurro, 124, 78, с. — S. 285. Sudat, S. 232. Suffero, 135, 129. Sufficio, S. 401, b, 11. Sugo, 128, 162. Sum, 88, 82. — S. 216, c, d, obs. 4; 236, a; 267; 292; 293; 294; 375, a, obs. - b, obs.; 378, obs., 1; 450, obs. 475, d. Sumo, 124, 84, c. Superbio, 130, 209. - S. 204.Superfluo, 125, 93, c. Supersum, 89, 82. Suppete, 127, 129, c. Supplico, S. 285. Surgo, 127, 140, c. Suscipio, 123, 66, c. — S. 404. Suspendo, 127, 127, c. Suspicor, S. 379, a. Taedet, 149, 140, III.—S. 260; 261; 375, a; 377, a. Tanga 128, 125 Tango, 128, 163. Tego, 128, 164. Tempero, S. 288; 420. Tendo, 128, 165, -Teneo, S. 192, obs. 5; 209, b; 381, b; 594;381, c. Tento, S. 433, obs. Tergeo, 122, 45. Tero, 129, 166. Texo, 129, 167. Timeo, S. 286; 375, b; 418. Tingo, 129, 168. Tollo, 129, 169; 135, 129, c. Tonat, 120, 13; 149, 140, I. Tondeo, 122, 46. Tono, 120, 13. Torqueo, 122, 47. Torreo, 122, 43. Trado, 122, 55, c. — S. 240; 241; 404. Traduco, S. 258. Traho, 129, 170. Trajicio, S. 258: 356. Transcendo, S. 250. Transco, 138, 132, nota III. - S. 250. Transfigo, 125, 89, c.
Transgredior, 131, 225, c.
Transgretior, 5. 258.
Transporto, S. 258.
Transveho, 129, 177, c.
Tremo, 129, 171.
Tribuo, S. 294, b.
Trudo, 129, 173 Trudo, 129, 173. Tueor, 129, 218. Tundo, 129, 173.

Turgeo, 122, 49. Ulciscor, 110, 110, obs.; 132, 240. Ungo, 129, 174. Urgeo, 122, 50. Uro, 129, 175. Utor, 132, 241. - S. 208; 360, a; 402, obs. I. Vaco, S. 251; 386; 401, b. 2. Vado, 129, 716. Vagor, S. 191. Vale, 148, 139, b. Vcho, 129, 177: Vendo, 122, 55, c. Vence, 138, 132, notas III, IV.

273; 294, c. Vehor, 129, 177. Vereor, 131, 219. -418. Vergo, 126, 114, c. Verto, 129, 178. -S. 294, b. Vescor, 132, 242. - S. 208; 402, obs. 1. Vesperascit, 149, 140, I. Vestio, S. 231, a. Veto, 120, 14. - S. 379. b; 382, d. Vetor, S. 239. Video, 122, 51. — S. 374, d: 379, a: 391: 406, obs. 2; 433, obs.

Venio, 150, 210, S. 250; Videor, 122, 51, c. - S. 236, a; 238; 375, obs. a, b. Vincio, 130, 211. Vinco, 129, 179. Vivo, 129, 180. — S. 207; 236, a; 251; 357, c. Voco, S. 236, b; 259: 375, a, b, obs. Volo, 137, 131. — S. 237; 369; 375, b; 379, b; 382, a, b, c; 452, b, II. Volvo, 129, 181. Vomo, 129, 182. Voveo, 122, 52. - S. 381, c

#### ÍNDICE ALFABÉTICO

DAS

### PRINCIPAIS CONSTRUÇÕES SINTÁTICAS

### CONTIDAS NESTA GRAMÁTICA

O primetro algarismo indica o número progressivo dos parágrafas. As letras do alfabeto ou os algarismos as suas subidivisões.

A, ab, 184, c. 185; 186; 220, c; 222; 223; 226, h; 227; 231, b; 264, obs. 1; 398, c. obs. 1: 401, b, [F. 2. Abhine, 200. Abrandamento, 163, a, III. Abreviação, 165, a, II. Ac. atque, 312. Accommodatus, 290, 6; 401, 6, 2 Ac si, 470. Ad, 182; 183; 184, b, c; 201; 230; 235, d, obs.; 250; 401, h, 111. Adde quod, 353. Adjetivos e pronomes neutros latinos, que em português se exprimem por substantivos especiais, 353. Adjuntos adverbiaias, cf. complementos. Adverbios on adjetivos que às vezes precedem as proposições consecutivas, 459, a. Adversus, 289, b. Aeger, 204. Acqualis, 289, c; 290, obs. Acque, 312. Acque... ac si, 470. Acqui bonique, 212, obs. 4. Affinis, 289, c. Affluens, 231, d. Alienus, 231, b. Aliquanto, 319. Aliquantum, 311. Aliquis, 337, a; 338. Aliter, 312. Alius, 312; 333, e; .536, a: 345. Alongamento, 163, a, 1. Alter, 321, b; 335, c, d. Alteruter, 333, d. Altus, 225.

Amicus, 269, b, 290, obs. Amplius, 202, obs. Au. 423, c: 431; 432; 434; 437, a; 458. Anacoluto, 496, 27. Anadiplose, 496, 8. An., an, 434, obs. 3. Anáfora, 496, 6. Anástrole, 496, 21. Anne, 431. An, non, 452, obs. 454, obs. 1: 457, b. Antanaclase, 496, 11. Ante, 199; 200, 5, 314; 401, 6, 111. Ante... quam; 199, obs. 2 Antequam, 459, 443. Antonomásia, 496, 52. An vere, 431. Aférese, 165, b. V. Apócope, 163, b, IX. Apodose, 476. Aptus, 290, c: 401, b, II. III; 475, c. Apud. 182; 184, b; 212. obs. 3. Aquele(s), aquela(s), 323 Assimilação, 165, b, 111. Assis, nauci, pili, flocci, 212, obs. 4 Assindeto. 495, 2-5. Atque, ac, 512 Atração, 496, 36. Atração do relativo, 532, Auctor sum, 381, 1. 17; 453, 1, 17. Auxilio, 206. Avidus, 272, a. Avidus, 212, a.
Bene, 262, c.
Beneficio, 206.
Benignus, 289, b.
Capita, 171, b.
Causa, 205, c; 264; obs. 2. Causativo (voz ativa cansativa) 363; 387, a. Certiorem facere, 274; 381,

Cesara, 554, a. b. c. d. Celeri, 536, h. Chersonesus, 184, c. Circa, 401, b. III. Civitas, 167, Com a condição de, 459, h Comitatus (subs.), 216. chs. I. Communis, 290, e. Camo (inter.) 427, obs. 2. Como diz o provérbio 408. Como nenhúm outro, 317. Complementos; como se dividem, 176 -- complemento direto, 177 --de lugar onde. 178, 179, 180, ISI - proximidade de um lugar, 182. lugar para onde, 185, 184. – proximidade de de um lugar 184, b – lugar dende, 185, 186 proximidade de um lugar 186, b - movimento por onde, 187, 188 -Observações sobre os complementos de lugar, 189 — de tempo, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 — de cau-sa. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 — de matéria, 210, 211, - de apreciação, 212 — de preço, 213, 214 — de modo ou maneira, 215 - de companhia, 216 - de limitação, 217, 218, 219 - de origem. 220, 221, 222 — de afs-tamento, 223, 224 de extensão e de medida. — 225, 226 — agente ou de causa eficiente. 227 - de qualidade, 228 — de argumento, 229 -- de fim, 230 -

de abundância ou falta, 231, 232, 233 — de culpa, 234—de pena, 235 de distância 226 - de idade, 202.

Conceitos abstratos em português expressos em latim por um genitivo de um substantivo con-

creto, 304:

Concordância do pre-dicado verbal, 166, 167 -- do predicado nominal adjetivo, 169, 169, 170, 171 do predicado nominal substantivo. 172 - do atributo com o substantivo, 173 --- do aposto, 174 - do pronome, 175, - do pron me com um nome ou conceito coletivo, 175, 5,

Condicional com o indicative 564. Confisus, 285, b.

Conetivo relativo e conjuntivo, 330. Conscius, 272, a.

Consecutio temporum ou dependência dos tempos, 416.

Consuctudo est, 461, a, OUS.

Consilium do, 453, b, 11-(-est), 403.

Construção da proposição, 491, 492 — do período, 493, 494, 495, do acusativo com o infinito nas prop. subj. 576, 577 nas obj. 578, 579, nas

nas exclamações ou interrogações 578, olm. 5 do gerundio e do gerundivo, 402.

Construtivo ad sensum o predicado verbal, 167, b, c -- de um paticípio ou adjetivo ou participio modificando um nome singular coletivo, 167, c - do predicado nominal adjetivo, 171.

Contentus, 204. Contração, 165, a. FI. Contrarius, 289. b. Crassus, 225.

Cum (prep. 215, 216 --- (conj.), com o indicativo, 483, a; com o subjuntivo, 483, b - 339, c; 400, b; 410,

obs. I; 439: 441: 450. b; 451, a; 467, d; 475, g. Cumque advérbios pronomes compostos mediante o sufixo cumque, 365, a; 474, d; - 435, a, II, obs. 2. Cum... tum, 483, b, VI. Cupidus, 272, a. Cur, 423, c; 426; 427, obs. Dab. = dabam. 224. Damnosus, 289, a. Dab. = dabam. De, 185; 186; 203, c, obs.; 225; 234, 6, obs. 1; 229; 269, obs. 1; 314; 401, b, 11.

Deditus, 401, b, 11. Demasiado... por. 513, a. Dependência dos tempos ou conseculie temporum, 416.

Diástole, 535. Diérese, 535. Difficilis, 406, obs. Dignus, 219; 475, c. Ditongação, 163. a, V. Discurso indireto, 484: 485: 486: 487: 488: 489: 490. Dispar, 289, c; 290, c. Dives, 231, d.

Diz um provérbio, 468. obs. 2

Domus, 181; 184; 186: 188; 189, d, c. Donec, 439, 442.

Dubium est, 456. Dubium non est, 420, a. Dum, 439; 442; 466, c. Dumraodo, 466, c. Dupli, tripli, etc., 255, d. E, ex, 185; 186; 210; 211; 220. b, c; 221; 225; 269, obs. I, 2; 314;

401, b, IV. Ea (hac) mente (re), 455, a. Eccc, 262, cbs. 1. Egenus, 231, d. Elisão, 163, b, I; 635. Elipse, 496, 1. Em proporção de... 513, b. En, 262, obs. 1. Enálage, 496, 25. Eo (consilio, animo) 453, a. Eo perditum, 405, obs. 2.

Epanalepse, 496, 12. Epanadiplose, 496, 9. Epentese, 163, b, VI. Epizeuxis, 496, I3. Erga, 264, obs. I.

Esforço, (unperf. de —) 410, d.

a, obs. passim, 412, c, Estou tão longe de... que antes, 461, b. Etico (dativo -) 291, 6. Etiam, 319. Etiamsi, 466, b. Etsi, 389, obs. 1; 466, a. Expers, 231, d; 272, a. Extremus. 307. Facilis, 406, obs. 1. Factum est ut, 461, a. Facultas est, 403. Familiaris, 289, b. Fas. 406. Fazer ou mandar scauidos

de um infinito português 387. Ferax, 231, d. Fertilis, 231, d. Fessus, 204.

Figuras (sintaxe figurada). 496. Flocci. nauci, etc., 212,

obs. 4. Fore ut, 461, c; 480, b, II, obs. 1.

Fore ut ou futurum esse ut, suprindo o infinito

futuro, 385. Formas areaicas do vérbo esec, 82, obs. - Formas do subjuntivo presente em im, is, it, 106, a .-Infinito presente arcaico passivo em ier, 106, b. - Imperfeito e futuro indicativo ativo e passivo da quarta conjugação que termina às vezes em ibam, ibar em logar de icham, ichar e em ibo, ibor por iam, iar, 106, c. - Imperativo futuro passivo e depoente da segunda e terceira pessoa do singular em mino e minor para a segunda pessoa do plural, 106, d. --- Futuro perfeito accaico em -asso, -asso em logar de avero e uero, 106, c - Alguns perfeitos do subjuntivo formados com o mesmo critério, 106, e- O perfeito do subjuntivo ausim, is, it em logar de ausus sim de um per-

perfeito, 106, f. Formas temporais dos perfeito em avi, evi e iri,

feito arcaico auri — Contrações e sincopes

nos vários modos do

104; a, b, c .- terceira | pessoa do plural em êre em logar de erunt, 104, d. Fretus, 204. Futurum esse ut, 461, c; 430, obs. 1. Futurum est (erat, erit) ... ut, 461, a, c. Futurum fuisse ut, 480, b, II, obs. 1. Futurum sit (esset) ut. 416, B, obs.; 422, segundo caso. Generatus, 220. Genitus, 220. Gerundio, 401 - construção com o gerundio e o gerundivo, 402. Gnarus, 272, a. Gratia, 203, c; 264, obs. 2. Gratias ago (habeo) 383, b Gratus, 289, a. Gravis, 231, d. Habere nomen ou cognomen, 174, d. Haud, 367. Helenismo, 496, 35. Hendladis, 166; d, obs.; 496. 26. Humus, 181; 186; 189, d. Hipálage, 496, 28. Hiperbato, 496, 19. Histerologia, 496, 29. Idade, 202. Ideirco, 453, a. Idem, 329; 353, a. Ideo, 453, a. Id est ou hoc est, quando une o aposto a um substantivo, 174, q. Idoneus, 290, c; 401, b, III: 475, c. Ignorus, 272, a. Ignotus, 289, c. .Ille, 524. Immemor, 272, a. Immo, 435, b, III. Immunis, 231, b. Impar, 289, c; 290, b; 401, b, II. Imperativoafirmativo 373 - negativo. 374. Imperieito iterativo, 410, c; de esforço, 410, d; descritivo, 410, a; infi-nito historico em logar do imperfeito, 410, a, obs. Imperitus, 272, a. Impotens, 272, a. Imus, 307.

In, 178; 183; 193, b; 197; 198; 264, obs. 1; 269, obs. 2; 314; 401, b, III. lnanis, 231, d. Incertus sum, 438. Inconscius, 272, a. Incredibilis, 406. Incremento, 163, a, IV. Indicativo (uso do -364; 365. Indignus, 219: 475, c. In eo est (crat)... ut, 461. c. Infensus, 289, b. Infinito perfeito com os verba voluntatis, 382, b; subjetivo e objetivo, 375 — tempos. 384. - como se supre o infinito futuro, 385 - histórico, 410, a, obs. Inimicus, 289, b; 290, obs. In longitudinem, in latitudinem (patere), 215. Inops, 231, d; 272, a. Instar, 264, obs. 2. Insuetus, 272, a. Inter, 269, obs. 2; 314; 321; 401, b, III. Intervallo, 226, a. Intra, 194. Inutilis, 289, a. Inveniuntur qui, 475, d. Ipse, 327; 328. Iratus, 285, a, obs.; 289, b. Is, ea, id, 325; 331. Is qui, 474, b. Isto é, 351. Ita... ut. 459, b. Iterativo (impers.-), 410, c. Jucundus, 289, a; 496, obs. 1. Laetus, 204. Lapis, lapidis, 226. Latus, 225. Lemos em, 403, obs. 2. Lex est. 461, a, obs. Liber, libera, liberum, 231, li. Liber, libri, 180, c. Licet (conj.), 372, b; 399, c; 467, a. Loco (locus, i), 220. Locus, i, 180, h. Longe, 186, c; 319, b. Longus, 225. Magni, magno, 212; 213. Mais... do que, 313, a. Mais que perfeito lógico e historico, 411, a, b.

Major, 202, obs. Mandar ou fazer seguidos de um infinito português, 387. Medius, 307. Memor, 272, a. Men=mene, 428, obs. 5. Metalepsc, 496, 33. Metafora, 496, 30. Metatese, 163, b, X. Metonímia, 496, 34. Metus est, in metu sum, 418. Mille, milia, 171, b; 346. Minimi, 212 - minimo, 213. Minor, 202, obs. Minoris, 212; 214; 235, d. Minus, 202, obs. Mirabilis, 406. Missum (missam) facere. 389, obs. 2. Modo, 215, d, obs. 2; 475, K; — modo ut, ne 466, c Moestus, 204. Momenti (esse), 212, obs. 4. Mos est, 403; 461, a, obs. Multo, 319. Multum, 255; 311. Multus, 269, obs. 5. Nauci, flocci, pili, assis, 212, obs. 4. Não hesito, 420, b. Não=nullus, 339, a; não, plenasmo, 339, b. Natus, 220; 290, c. Ne, 369; 371; 372; 374; 418; 419; 423, c; 428; 429, obs. 1; 432; 433, a; 434; 438; 455; 466, c. Ne (negação do subjuntivo optativo), 569; (do aubj. exortativo), 571; (do subj. concess.), 372; (do imper. negat.), 374. Ne... an, 432; 434; 438. Necessarius, 289, a. Necesse est, 375, a: 377, obs. 1; 478, obs. 3. Neene, 432, obs. 1; 454, obs. 1. Nefas, 406. Nemo (nullus; nihil) est, 475, c. Neque, 374, d, obs.; 455, obs. 2 Neu, 374, d, obs.; 455, obs. 1, 2. Neve, 374, d, obs.; 455, obs. 1, Nihil, 253. Nihil abest, 420.

Nihili, 212 - nihilo, 215: -pro nibilo, 212. Nisi, 482, a. Non, 367; 370. Non anteposto ou posposto em algumas locuções, 544. Non desunt qui, 475, d. Non dubito, 420. Non est (on est) quod. 450, obs. 1. Nonne, 425, c; 429; 433, b. Non quod (--eo quod, -quo; - quad non, quo non; quin)... sed quia, 449. Nonnulli, 259, obs. 5. Notus, 289, c. Noxius, 289, a. Nullus, 215, d, obs. 5. Num, 425, c; 450; 453, a; 438, c. Nudus, 251, 4. Nuptum do (colloco), 405, овя. 2. O, 369. O, a; os, as, 323. Ob, 203, b; 401, b, III. Occasio est (datur) 403. Omnium, 519, b. Oneri ferendo sum, 402, obs. J. Onustus, 251, c. Opera, 206; operam do, 401, b, II; 454, b. I. Oppidum, 167, a. Opus esse, 233, 375, 377, a. Oratio oblique, 484 400, rein, 484; 485. Orbus, 231. Oriumdes, 220. Ornatus, 207, c. Ortus, 220. Paene, 565, c. Par. 289, or 290, 6, 512; 401, 6, 11. Para usar a palavra de, 455, obs. 4. Paragoge, 163. b, FIII. Parenomásia, 490, 14. Paratus, 491, k, III. Paréquesis, 476, 15. Parêntese. 49b, 25. Pariter, 312. Pars, portia, 180, d. Pactem (amgnam, maxi-) niam-), 253. Particeps, 272, a. Particípios presentes que Permutação, 165, f. 11. exigent o caso genitivo, Proscológicos indicando qualquer qua-lidade permanente: roje Plenus, 272, a; 251, d. o caso do seu verbo Pleonasmo, 496, 4. quando exprime ação Plerique, 269, obs. 5.

momentanea, 272, b. -: particípios perfeitos com o dativo em lugar do ablativo (complemento agente), 227, obs. 2. - Particípios perfeitos de alguns verbos depoentes que conservam a significação passiva juatamente com a ativa, 110, obs.; 360, c. - Esquema do particípio, 388. — a que corresponde o participio latino 389. — Substituindo um substantivo português, 390 - usa-se o advérbio com os subs. tantivos que correspondem a um participio, 393 — participios perfeitos em união predicativa com habeo e leneo, 394 — particípios perfeitos de alguns verbos; depoentes com valor de particípio presente, 395 - participios que suprem ma proposição coordenada, 397 - Uso do particípio futuro, 398 - correspondente latino ao particípio português, 599, 400. Paucus, 269, obs. 5. Paulum, 311. Parvi, 212, 5; — parvo 215. Peloponnesus, 184, c. Peritus, 272, a. Per, 187; 188, b; 193; 206; 215, c. Pergratum (bene, humaniter, etc.) facere, 450, b. Periculum est, 418. Perinde, 312 - perinde ac si, 470. Período, Noção, 414; tendência do período latino, 415. Periodo hipotetico, 476 - primeiro tipo, 477 segundo tipo, 478 - tarceiro tipo, 479 par sis hipatetan de pandente, 480. Perifrase, 416, 17. Permagni, 212, //. (verbos-),

Plurimi, 212; plurimo, 213. Plurimus, 269, obs. 5. Pluris, 212; 214; 255, d. Plus, 202, obs. Pili, nauci, assis, flocci, 212, obs. 4. Pade ser que, 368, abs. Poliptoto, 496, 16. Polissindeto, 496, 5. Ponderis (esse), 212, obs. 4. Por demais... em compa-ração de, 313, b. Porque (interrog.) 426; (causal), 445. Post, 199; 201; post... quam, 199, obs. 2. Posteaquam, 439; 440. Postquam, 439; 440. Potiusquam, 471. Prac, 203, d. Praeditus, 207, c. Presente (literario), 408, e"; presente historico, 40S, d\*. Perfeito (logico ou presente) 409, a; perfeito (historico, narrativo ou aoristo), 409, b; perfeito (gnómico ou sentencioso), 409, a, obs. 2. Prior, 347. Priusquam, 439; 443. Pro (interjeição) 152, a: 262, b; preposição 201, b; 474, c, obs. Procul, 186, c. Prognatus, 220, c. Proinde, 312. Proinde quasi, proinde ac si, 470. Proletico (valor-), 326 Pronomes e advérbios negativos, precedidos de ct ou ut, 540. Prope, 186, c; 365, c. Propensus, 290, c. Propingaus, 289, c. Propior, 290, c. Propius, 290, d. Proposição. Elementos que a comptom, 164. Proposições subjetivas, 576; 377: - objetivas depois dos verba senticadi, declarandi, voluntatis e affectuum, 378-384; -- objetivas depois dos verba timendi, 418; objetivas depois dos verba impediendi, 419; --419; - objetivas construidas com quin, 420; - interrogativas, 425-

434; - dubitativas, 436-

438; - temporais, 439 -444; - causais, 445 -451; - finais, 452 - 456; -correltativas ou consecutivas, 457-463; concessivas, 464-467; -modais ou comparativas, 468-472; relativas. 473-475; condicionais, 476-482. Propter, 203, b. Propterea, 453, a. Protese, 476, Protese, 163, b, IV. Pro tua prudentia, 474, c, ous. Prout, 469. Prudente como és, 333, b. Purus, 231. b. Qualis, 423, c. Quam, 306, etc. (todo o comparativo) 312: 471, b. Quam multi, 424, c. Quamobrem, 426, 427. Quamquam, 389, obs. 1; Quam regendo uma proposição consecutiva, 462 Quam, substituindo an, 432, obs. 2. Quam ut ou quam qui ou quam pro, 313, a, b. Quamvis, 389, obs. 1; 467, b, c; quamvis licet. 467, a. Quando, 423, c; 425. Quandoquidem, 446. Quanti, 212; 214; 235, d; 424, c. Quanto mais... tanto mais 317. Quantos, 424, c. Quantuluscumque, 565. Quantum, 311; 423, c; 475, K, obs. Quantus, 423, c. Quão grandes, 424, c. Qua prudentia, 474, c. Quare, 423, c; 426; 427, obs. Quasi, 470; 472. Quatenus, 475, K, obs. Quemadmodum, 427; 469. Qui, 427. Quia, 446; 447; 448; 450. Quiasmo, 496, 20. Quicumque, 474, d. Quid, 424, d. Quidam, 335, a, 338. Quidem, 475, K. Quin; 419; 420; 421; 449. Quippe, 450, obs. 4; 451; 475, f, obs. 1.

Qui, quae, quod, 333. Quiquid. 365. Quis, 423, c, I, II; 424, a, b. Quispiam, 337, a. Quisque, 167, c; 342. Quisquis, 365; 474, d. Quo, 423, c; 454. Quoad, 475, K. obs. Quod, 439; 442 Quocumque, 365; 483, a, II, obs. 2. Quod, 446; 447; 448; 450; quod depois dos verba affectuum, 383, d. Quominus, 419. Quomodo, 427; 469. Quoniam, 446; 450. Quo quisque est, 318. Quoquo, 365. Quot, 424, c. Quotiens, 485, a, II, obs. 2 Quotienscumque, 365. Quotquot, 474, d. Quotusquisque, 342, 475, d. Rē (segunda pessna do singular da voz passiva), 105, a. Refertus, 231, c. Relação (acusativo de -) 218. Relativamente a, 313, b. Reliqui, 336, c. Reliquus, 307. Reperiuntur qui, 475, d. Resposta latina, 435. Rudis, 272, a. Rus, 181; 184; 186; 188; 189; d. Sabe-se, 408, obs. 2. Sacer, 290, d. Sane (quidem), 372, a; 435, a, III. Satin = satisne, 6, obs. 1. Secus, 312. Sem (como se exprime), 386; 421, b. Sem (a particula sem seguida de um infinito), 387. Sessum recipio, 405, obs. Si, 369; 399, c; 477-480. Sicut, 469 Silepse, 496, 18. Similis, 290, a; 512. Simploce, 496, 7. Simulac (on ut on atque) 439; 441 Sinalefa, 535. Sincope, 163, b, VII; 535. Sine, 337. Sinédoque, 496, 31.

Sinérese, 535. Singuli, 349. Si non, 482, b. Sinonimia, 496, 10. Siquidem, 446, c. Singuese, 496, 24. quis, si quid, pag. 82, obs. 2. Sive... sive, 365, b. Sistole, 535. Sollicitus, 204. Solvendo non est, 402. obs. 3. Spatio, 226, a. Spes, me tenet (habeo), 381, c. Studiosus, 272, a. Subjuntivo futuro (como se supre o -), 422. Subjuntivo potencial, 367, 368 — optativo, 369. - dubitativo-interrogativo, 370 - exortativo, 371 - concessisivo, 372. Sujeito, 165. Sujeito das proposições objetivas, Sui, sibi, se; suus, a, um, 320. Summum, 253. Summus, 307. Sunt qui (est qui), 475, d. Super, 229. Supino ativo, 405 — passivo, 406. Supra citado, 408, obs. 2. Talvez, 368, obs. Tametsi, 466, a. Tanguam, 472. Tanquam (si), 470; 472. Tanti, 212; 214; 235, d. Tantidem, 212; 214. Tanti est, 212, obs. 4. Tantum, 311. Tantum abest ut. 461, b. Tempos (uso dos -), esquema dos tempos, 407; - presente literário 408, c; histórico, 408, d; perfeito lógico ou presente, 409, a; perfeito gnomico ou perfeito sentencioso, 409, a, obs. 2: perfeito histórico ou perfeito narrativo ou aoristo, 409, b; — perfeito passivo, 409, c; — imperfeito, 410; de esforço, 410, d; - mais · que perfeito histórico e lógico, 411; - futuro impericito e perfeito nas proposições principais e

dependentes, 412; -1 tempos no estilo epistolar, 413. Tempus est, 405. Ten=tene, 428, obs. 7. Tenus, 190, c. Terni, 349. Timor subit animum, 418 Timese, 496, 22; 525. Totus, 180, c. Trini, 349. Tristi, 204. Turpis, 406. Tun=tune, 428, obs. 3. Ubi, 423, c; 439; 441; - ubi primum 439; 441. Ubicumque, 365; 474. d; 485, a, II, obs. 2. Ullus, 337, d. Um (indefinito), 333, a: numeral, 333, h. Unde, 425, c. Uni... alteri, 545. Univ., 269, obs. 2: 319, b. Urbs, 167, a. Usque, 190, a, b. Ut, 219, b, 2; 418; 427; 459; 441; 450, obs. 1; 455, a; 458; 466, c; 469. Final, 453; concessivo,

consecutivo, 458, comparativo, 469; ut precedendo o relativo qui, 475, f, obs. I: negação de ut final, 455; negação de ut consecutivo, 458. - Ut non dicam, ne dicam, 455, obs. 3. Uter, 269, obs. 4; 425, c; 424, c. Uterque, 167. Utilis, 289, a; 290, c; 401, b, II; 406. Utpote, 450, olm. 4; 451; 475, J, obs. 1. Utrum, 423, c. Utrum... an. 432, 434: 438. Utrum... anne, 434, obs. 2. Utrum... an non, 434. obs. 3. Utrum... nec ne, 434, obs. 3. Utut, 365. Vacuus, 251, b. Vac, 262, obs. 2. Vel, 319, b. Velut, 469; 472.

465, c; temporal, 441; | Verba sentiendi, 379, a, I; 581 - Verba declarandi. 379 a, II; 381 - Verba voluntatis, 379, bi 552; Verba affectuum, 579, e; 583; timendi, 418; Verba impediendi, 419: Verbos que indicam não duvidar, não pensar diversamente, 420. Verho causativo, 363; 387. Verbos auxiliares ou ser-

vis. 561.

Verbos que indicam um acontecimento ou consequência, 461, a.

Verbos, frascológicos, 359. Versus, 190, c.

Vestitus, vestis, vestidura, 216, obs. Vicinus, 289, c.

Videsne, 6, obs. 1; 428, obs. 3; videniusne, videtisne, 428, obs. 3.

Viv. 365, c. Voz ativa causativa, 363. Zeugma, 496, 2-5, obs.

### Observação final

E' a primeira vez que nossa gramática se apresenta na ortocrafia oficial. Com relação à mesma devemos lamentar tão somente alguns deslizes aquí e alí.

Com relação ao Latim propriamente dito, até o presente só en-

contramos os seguintes erros tipográficos que mereçam reparos.

Ultima linha do n. 256, a. pág. 221; onde se lê te interroga leia-se te interrogabo. Ultima linha da pág. 240, n. 297, d; onde se lê o substantivo indo leia-se indo o substantivo

Esse mesmo n. e letra deveriam terminar (pág. 241) com as palavras Pythagoras in Italiam venit. As palavras que vêm em seguida: depois de ler enviado etc., é a continuação da tradução da observação I do n. 298 ...três partes, depois de ter enviado na frente... etc. Foi uma infeliz transpesição pela qual autor e corretores pedem a benevolência dos bons amigos.

N. 409, a, obs. 1, onde se lê cognovi = conheci-me leia-se conheci. A citação do n. 526, pág. 411; onde se lê n. 416, c, obs. 2, pág. 300, leia-se n. 523, c, obs. 2, pág. 408.

Os nossos agradecimentos a quantos nos foram generosos de

suas luzes e auxílios.

DEIPARAE VIRGINI
CHRISTIANORUM ADJUTRICI
TOT BENEFICIORUM MEMOR
ET QUAS
PRO HIS
DEBEO GRATIAS
PERSOLVO
ET HUNC
TIBI
QUALEMCUMQUE LIBRUM
DEDICATUM VOLO

# ADULESCENTIUM PATRI ET MAGISTRO SANCTO JOANNI BOSCO

LORENAE, IN BRASILIA SANCTI PAULI, ANNO MIL-LESIMO NONGENTESIMO TRICESIMO NONO, ANTE DIEM SEXTUM IDUS DE-CEMBRES.

# INDICE GERAL

### PRIMEIRA PARTE-FONOLOGIA

| CAPITULO I - Alfabeto latino Escrita e pronuncia                                                    | 9          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITULO II — Sons                                                                                  | 10         |
| CAPITULO III—Divisão das sílabas e quantidade                                                       | 11         |
| CAPITULO IV — Acentuação                                                                            | 12         |
| SEGUNDA PARTE MORFOLOGIA                                                                            |            |
| CAPITULO V Partes do discurso Gênero e número                                                       | 15         |
| CAPITULO V — Partes do discurso. — Genero e namero                                                  | 17         |
| CAPITULO VI— Proposição-Análise lógica da proposição CAPITULO VII — Tema — Desinência — Declinação. | 21         |
|                                                                                                     | 24         |
| Primeira declinação                                                                                 | 26         |
| Segunda declinação                                                                                  | 31         |
| Terceira declinação                                                                                 | 42         |
| Quarta declinação                                                                                   | 45         |
| Quinta declinação                                                                                   | 47         |
| Declinação irregular                                                                                | 49         |
| Declinação dos nomes gregos                                                                         | 51         |
| Declinação dos nomes compostos                                                                      | 52         |
| CAPITULO VIII — Declinação dos adjetivos                                                            | 59         |
| Dos graus positivo, comparativo e superlativo                                                       | 65         |
| Adjetivos numerais                                                                                  | 72         |
| CAPITULO IX — Declinação dos pronomes                                                               |            |
| CAPITULO X — Conjugação dos verbos                                                                  | 85<br>87   |
| Conjugação do verbo ESSE e seus compostos                                                           |            |
| Conjugação do verbo POSSUM                                                                          | 89         |
| Formação dos tempos                                                                                 | · 91<br>98 |
| Primeira conjugação                                                                                 | 100        |
| Segunda conjugação                                                                                  | 100        |
| Terceira conjugação                                                                                 |            |
| Quarta conjugação                                                                                   | 104        |
| Observações sobre algumas formas temporais da voz ativa                                             |            |
| Observações sobre algumas formas temporais da voz passiva                                           | 106        |
| Formas arcaicas                                                                                     | 106        |
| Verbos da terceira conjugação em 10                                                                 | 107        |
| Conjugação dos verbos depoentes                                                                     | 110        |
| Conjugação dos verbos semi-depoentes                                                                | 115        |
| Esquema comparativo dos nomes verbais                                                               | 116        |
| Conjugação perifrástica latina                                                                      | 116        |
| CAPITULO XI - Verbos irregulares                                                                    | 119        |
| Verbos que têm o pretérito perfeito e o supino irregulares                                          | 119        |
| Primeira conjugação                                                                                 | 119        |

| CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Segunda conjugação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120     |
| Terceira conjugação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122     |
| Quarta conjugação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130     |
| Verbos depoentes — Segunda conjugação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131     |
| Terceira conjugação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131     |
| Quarta conjugação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132     |
| Terceira e quarta conjugação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133     |
| Verbos semidepoentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133     |
| Verbos irregulares propriamente ditos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133     |
| Fero e seus compostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134     |
| Fio e seus compostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Volo — nolo — malo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136     |
| Eo e seus compostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137     |
| Ours — pagus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138     |
| Queo — педисо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142     |
| Varland defeation Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143     |
| Verbos defectivos — Inquam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144     |
| Aio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145     |
| For, faris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146     |
| Coepi - memini - odi - novi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146     |
| Quaero - ave - salve - vale - cedo - defit - infit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148     |
| Verbos impessoais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149     |
| CAPITULO XII Palavras indeclinaveis Advérbios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| de lugar - de modo - de qualidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151     |
| Preposições que regem o acusativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154     |
| Preposições que regem o ablativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156     |
| Preposições que regem o acusativo e o ablativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157     |
| Conjunções coordenativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159     |
| Conjunções subordinativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161     |
| Interjeição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162     |
| CAPITULO XIII — Morfologia analítica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163     |
| TERCEIRA PARTE—SINTAXE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Elementos que compõem a proposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175     |
| CAPITULO I — SINTAXE DAS CONCORDANCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| O caso do sujeito da proposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.65.47 |
| Concordância do predicado verbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176     |
| Concordância do predicado verbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176     |
| Concordância do predicado nominal adjetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178     |
| Concordância do predicado nominal substantivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180     |
| Concordância do atributo com o substantivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181     |
| Concordância do aposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181     |
| Concordância do pronome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183     |
| CAPITULO II - SINTAXE DOS COMPLEMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Complemento direto ou objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.63.4  |
| Complementos indiretos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184     |
| Complementos de lugar — lugar onde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184     |
| Lucar pare and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184     |
| Lugar para onde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186     |
| Lugar donde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187     |

| Movimento por onde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Observações sobre os complementos de lugar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188                                     |
| O limete de tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191                                     |
| 1-d-00000 do 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195                                     |
| Other Lands Comment of the Comment o | 195<br>196                              |
| O 1 4- do instrumento ou melo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOUCH                                   |
| Property of the second  | 198                                     |
| O lamento do apreciação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                     |
| O 1 de modo ou maneira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201                                     |
| Control of the second of the s | 202                                     |
| O luminate de limitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205                                     |
| C 1 /- J- atantawanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206                                     |
| O I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207                                     |
| C to agente ou de causa enciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208                                     |
| Complemento de qualidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208                                     |
| Complemento de argumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209                                     |
| Complemento de fim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209                                     |
| Complemento de culpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211                                     |
| Complemento de cuipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212                                     |
| Complemento de pena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| CAPITULO III — SINTAKE DOS CASOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Nominativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213                                     |
| NT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 216                                     |
| Vocativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 216                                     |
| A second frame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| A cuestivo com os verbos transitivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217                                     |
| Acusativo com os verbos intransitivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 218                                     |
| A constitute advertial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219                                     |
| Duple aquestivo: da pessoa e da cousa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220                                     |
| Dunla aquestivo: do complemento objetivo e do de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                     |
| lugar  Duplo acusativo: do complemento objetivo e do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222                                     |
| Duplo acusativo: do complemento objetivo e do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000                                     |
| predicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्कत कर कर                              |
| Varbos impessoais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ister                                   |
| Acusativo nas exclamações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227                                     |
| Genitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Genitivo determinativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.1                                     |
| Genitivo declarativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112740352555                            |
| Genitivo possessivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Genitivo partitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Genitivo complemento dos adjetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229                                     |
| Genitivo depois dos verbos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Dativo do objeto indireto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF |
| Dativo complemento dos adjetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PARTITION AND ADDRESS OF THE PARTIES.   |
| FIGURE CHILDICH COUNTY AND AUTOM SECTION AUTOM SECTION AUTOM SECTION AND AUTOM SECTION AUTOM |                                         |

| Dativo de interesse.  Dativo de posse.  Duplo dativo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ablativo absoluto Observações particulares sobre o uso de alguns substantivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 237<br>238<br>239<br>242 |
| CAPITULO IV—SINTAXE DOS ADJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -14                      |
| Sintaxe dos adjetivos. Comparativo Superlativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242<br>244<br>248        |
| CAPITULO V—SINTAXE DOS PRONOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270                      |
| Pronomes Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        |
| Pronomes Pessoais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250                      |
| Ação recíproca.  Pronomes possessivos.  Pronomes demonstrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252                      |
| Pronomes demonstrativos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253                      |
| Pronomes indefinitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 255                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 256                      |
| CAPITULO VI — SINTAXE DOS NUMERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Sintaxe dos numerais.  Outras particularidades sintáticas da língua latina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259                      |
| CAPITULO VII—SINTAKE DO VERBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261                      |
| Vozes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                      |
| Vozes<br>Modos — Indicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262                      |
| Subjuntivo potencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265                      |
| Subjuntivo optativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 267                      |
| Outputtivo difficativos interroga tara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268                      |
| Subjuntivo exortativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269                      |
| randado anrinativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270                      |
| Lighted negative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270 271                  |
| antimito adoletivo e objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272                      |
| - 10 tureza das proposicose entrotares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 273                      |
| Constitução do acusativo com o infinito nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2/3                      |
| Sições Subjetivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 274                      |
| + two cas uas proposicoes objetune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 275                      |
| Constituções do acusativo com o intraito nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| sicoes objetivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276                      |
| 9 out cito da proposican onienva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277                      |
| Ouservacues source aloung perha contrant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277                      |
| Josef vacoes soore alguns perha naturatata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 278                      |
| Tooler vacces sobre alguns verba affectuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280                      |
| A CHIDOS GO INTINITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280                      |
| A perticula see a residual de la companya de la com | 280                      |
| Particula sem seguida de um infinito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 701                      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Participi               | <b>[U]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283 |
|                         | Uso do participio futuro passivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 287 |
|                         | Cottespondente mentes no berraches berra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288 |
| Gerúndi                 | Market and the second s | 289 |
|                         | Construção com o gerúndio e com o gerundivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290 |
| Supino                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292 |
| Uso dos                 | tempos — Presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295 |
|                         | Mais que perfeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296 |
|                         | TULUIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296 |
|                         | Uso dos tempos no estilo epistolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 298 |
| CAPIT                   | TULO VIII—SINTAXE DAS PROPOSIÇÕES DEPENDENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Noção -                 | CO DOLLORO CONTRACTOR  | 299 |
|                         | O período latino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 |
| Depende                 | ência dos tempos ou consecutio temporum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 |
|                         | Proposições subjetivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 305 |
|                         | Proposições objetivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 305 |
|                         | Tioposicoes objectives delibera del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306 |
|                         | Tropostcoes objectives deposit and tropics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307 |
|                         | Proposições objetivas construidas com a conjunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307 |
| 1112                    | A particula quin substituindo o pronome relativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308 |
| Como se                 | e supre em latim o subjuntivo futuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 309 |
| Proposi                 | ções interrogativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316 |
|                         | Resposta latina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322 |
| Proposi                 | ções dubitativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323 |
| Proposi                 | ções temporais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 328 |
| Proposi                 | cões causais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 328 |
| Proposi                 | ções finais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33  |
| Proposi                 | ções consecutivas ou correlativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  |
| Proposi                 | ções concessivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 337 |
| Proposi                 | ições modais ou comparativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339 |
| Proposi                 | ições relativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34  |
|                         | Relativas no indicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34  |
|                         | Relativas no subjuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343 |
| Proposi                 | ições condicionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34  |
| Período                 | hipotético dependente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34  |
| Sobre o                 | uso de nisi e non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35  |
| A conju                 | unção cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35  |
| C                       | APITULO IX — Discurso indireto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36  |
| CA                      | APITUL X — A construção da proposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36  |
|                         | trução do período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37  |
| Secretary of the second | ADITIUO VI Sintara Saurada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/1 |

## APÊNDICES

| 기업을 하면 그는 생기가 있다면 하면 하면 하면 하면 하면 하는데 보고 있다면 하는데                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| APÊNDICE I—Origem e difusão da língua latina—<br>Distinção entre o latim clássico e o latim vulgar                                    | 77-                                     |
| Classificação da língua latina                                                                                                        | 377                                     |
| O latim bíblico                                                                                                                       | 385                                     |
| APÊNDICE II — Calendário Romano                                                                                                       | 0.000                                   |
| Datas memoraveis da história Romana                                                                                                   | 400                                     |
| APÊNDICE III—Prosódia E MÉTRICA—Prosódia                                                                                              | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Métrica                                                                                                                               | 407                                     |
| APENDICE IV — PEQUENAS NOTAS FILOLÓGICAS SOBRE AS                                                                                     | 415                                     |
| DECLINAÇÕES E O VERBO LATINO. Sobre as declinações                                                                                    | 429                                     |
| Sobre o verbo                                                                                                                         | 442                                     |
| APÊNDICE V — Abreviaturas epigráficas                                                                                                 | 447                                     |
| Moedas, pesos e medidas                                                                                                               | 448                                     |
| APENDICE VI—Dos nomes próprios dos Romanos                                                                                            | 451                                     |
| APENDICE VII - Alguns nomes de ortografia notaval                                                                                     | 453                                     |
| APENDICE VIII — Pronúncia romana do latim                                                                                             | 457                                     |
| Latina — Introdução                                                                                                                   | 461                                     |
| Primeiro período — Dos tempos mais remotos à idade de<br>Lívio Andrônico (até 240 a. C.).                                             | 160                                     |
| oegundo periodo — O sexto seculo da fundação de Roma                                                                                  | 462                                     |
| (240–150 a. C.).                                                                                                                      | 464                                     |
| Terceiro período — O sétimo século depois da fundação de                                                                              |                                         |
| Roma (150-80 a. C.).                                                                                                                  | 473                                     |
| Quarto período — Idade de Cícero e de Augusto (80 a. C.                                                                               |                                         |
| — 14 p. C.).  Quinto período — (imperial) Da morte de Augusto à morte                                                                 | 477                                     |
| de Justiniano (14-565 p. C.)                                                                                                          | 500                                     |
| Índice alfabético dos autores                                                                                                         | 529                                     |
| ÍNDICES                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                       |                                         |
| <ul> <li>I. — Indice morfológico dos substantivos e adjetivos que<br/>apresentam alguma irregularidade na declinação e dos</li> </ul> |                                         |
| / pronomes                                                                                                                            | 535                                     |
| II. — Îndice verbal morfológico e sintático                                                                                           | 539                                     |
| III. — Indice alfabético das principais construções sintáticas                                                                        |                                         |
| contidas nesta gramática                                                                                                              | 547                                     |
| Indice geral                                                                                                                          | 555                                     |

